STEPHEN KING

**♦** ESPERA DE UM MILAGRE

The Green Mile

T@tulo original: THE GREEN MILE

Foto da capa: (r) ADS Tom Hanks no filme 🛭 espera de Um Milagre de Frank

Darabont

Copyright (r) 1996 by Stephen King Ilustracces (c) Mark Geyer 1996 Impresso e encadernado para Corculo de Leitores por Tilgrofica, S. A. Lugar do Bairro - Ferreiros, Braga em Maio de 2000 Nomero de edico: 4837 Deposito legal nomero 150 036/00 ISBN 972-42-2244-6

INTRODUÇÃO

Eu sofro de ciclos de ins@nia - um facto que n@o surpreender@ as pessoas que leram as crênicas das aventuras de Ralph Roberts; em consequência disso, tento ter sempre 🕏 moo uma historia que possa ler nessas noites em que o sono se recusa a vir ao meu encontro. Enquanto estou deitado na escurid $\hat{\boldsymbol{\varphi}}$ o, conto a mim mesmo essas hist@rias, escrevendo-as na minha mente, tal como se as estivesse a passar a papel numa m@quina de escrever, ou para o ecr@ de um computador atrav@s de um processador de texto; acontece com frequência regressar atrês para alterar algumas palavras, acrescentando pensamentos ou eliminando ora@es, ou at@ elaborando os di@logos. Todas as noites recome@o este processo desde o in@cio, adiantando sempre um pouco mais antes de sucumbir ao sono. Geralmente, por volta da quinta ou sexta noite, j@ tenho memorizados alguns trechos completos de prosa. 🛭 muito prov@vel que este h@bito possa parecer um pouco irracional, mas 🕼 certo 🖟 que me acalma o esp@rito... e, como forma de matar o tempo, podem crer que leva a palma, e com grande vantagem, a contar carneiros. Em Øltima anØlise, estas hist@rias acabam por sofrer um certo desgaste, Ø semelhan@a de um livro que se l@ repetidamente. ("Deita-o fora e compra um outro novo, Stephen", diria a minha mûe por vezes, lan@ando um olhar irritado para o livro aos quadradinhos, ou livro de bolso, que to da minha preferência eram.

semelhan@a de um livro que se l@ repetidamente. ("Deita-o fora e compra um outro novo, Stephen", diria a minha m@e por vezes, lan@ando um olhar irritado para o livro aos quadradinhos, ou livro de bolso, que t@o da minha prefer@ncia eram. "Esse j@ foi lido at@ ter ficado aos bocados.") Nessas alturas, chega a hora de procurar um outro e, durante os meus ataques de falta de sono, tenho esperan@as de que ao fim de pouco tempo me ocorra uma nova hist@ria, uma vez que as horas em que n@o se consegue conciliar o sono s@o extremamente alongadas.

5

Por volta de 1992 ou 1993, eu andava a elaborar uma hist@ria de nome "Aquilo Que Nos Desperta o Olhar." O tema era um homem que se encontrava no corredor da morte - um

indivêduo de raêa negra e de constituiê o gigantesca - o qual come e ou a adquirir o gosto pelos truques de prestidigitação, e medida que a data da sua execução se aproximava. A histêria seria narrada na primeira pessoa por um velho prisioneiro de confiança, cuja função era percorrer os corredores dos blocos de celas empurrando um carrinho cheio de livros, vendendo tambêm cigarros, novidades e vêrios outros artigos, tais como tênico para o cabelo e pequenos aviços feitos de papel encerado. No fim da histêria, exactamente antes da execução, eu queria que o gigantesco recluso, Luke Coffey, se fizesse desaparecer a si prêprio. Era uma boa ideia, não obstante a histêria não estar a agradar-me. Tentei moldêla de cem maneiras diversas, pelo menos foi o que me pareceu na altura, embora continuasse a

no resultar como eu pretendia. Dei ao narrador um rato de estimação que costumava acompanho-lo no carrinho, convencido de que talvez aquilo contribuôsse positivamente para o desenrolar do enredo, mas tal no aconteceu. A melhor parte da narrativa era a abertura: "Isto aconteceu em 1932, quando a penitenciória estadual ainda se situava em Evans Notch... bem como, o claro, a cadeira elôctrica - a que os reclusos chamavam "Velha Faôsca"." Na minha opinio, aquele trecho possuo o efeito desejado; no entanto, nada do resto resultava como eu queria. Finalmente, acabei por me descartar de Luke Coffey, assim como das suas moedas que desapareciam como que por magia, a favor de uma fôbula acerca de um planeta onde as pessoas, por qualquer razo desconhecida, se transformavam em canibais sempre que chovia... Continuo a gostar dessa; portanto, nada de dizer mal, esto a perceber?

Foi entlo que, mais ou menos um ano e meio depois, me voltou a ocorrer a ideia

do corredor da morte, mas desta feita com uma abordagem totalmente diversa: suponha-se, pensei,

que o tipo gigantesco era uma espêcie de curandeiro, em vez de ser um aspirante a prestidigitador, um atoleimado que havia sido condenado por assassênios que nêo sê nêo poderia ter cometido, como tambêm tentara reverter...

Conclu**©** que essa hist**©**ria era boa de mais para ser imaginada antes do adormecer, embora a tivesse iniciado na escurid**©**o, ressuscitando o par**©**grafo de abertura, citando-o quase

6

palavra por palavra, enquanto em pensamento ia estruturando o primeiro capetulo, antes de comegar a escrever o texto. O narrador transformou-se num guarda do corredor da morte, em vez de ser um recluso de confiança, enquanto Luke Coffey se tornou John Coffey (no que eu tirava o chapeu a William Faulkner, cuja figura de Cristo go Joe Christmas), enquanto o rato se transformava em... pois bem, Mister Jingles.

Desde o princopio que eu sabia que se tratava de uma boa historia, embora fosse um texto tremendamente difocil de escrever. Na altura, havia outros trabalhos na minha vida que me pareciam ser mais foceis de abordar - a mini-sorie para a televiso baseada no livro Shining era uma delas - pelo que o espera de Um Milagre - The Green Mile se mantinha numa fase muito pouco consistente. Sentiame como se estivesse a dar origem a um mundo quase a partir do nada, uma vez que os meus conhecimentos em relación o vida no corredor da morte eram quase nulos, com relación ao perodo da Grande Depresso no Sul. o claro que o trabalho de pesquisa poderia remediar esse tipo de lacuna; no entanto, eu tinha a impresso de que esse trabalho de pesquisa poderia vir a aniquilar a frogil sensación de espanto que eu descobrira na minha historia - uma parte de mim mesmo estava bem ciente, desde o inocio, que aquilo que eu desejava era o mito e no a realidade. Por conseguinte, segui em frente, compilando palavras na esperancia de que me surgisse um elemento renovador, uma qualquer manifestación inspiradora, uma espocie de milagre sob a forma de um mero lugar-comum.

Esse milagre chegou sob a forma de um fax enviado por Ralph Vicinanza, o meu agente liter@rio no estrangeiro, o qual falara com um editor brit@nico a respeito de publica@es em fasc@culos, que Charles Dickens utilizara havia um s@culo. Ralph indagara - da maneira desinteressada de quem n@o espera que a sua ideia venha a concretizar-se - quais as probabilidades, caso eu estivesse interessado em tentar essa modalidade de publica@o. @ p@, dei um salto de alegria perante aquela possibilidade. Compreendi de imediato que, se desse o meu acordo a um projecto dessa natureza, seria for@ado a terminar @ espera de Um Milagre - The Green Mile. Assim, sentindo-me na pele de um soldado romano a lan@ar fogo a uma ponte sobre o Rubic@o, telefonei ao Ralph e pedi-lhe que concretizasse o neg@cio. Ele assim fez, e o resto j@ @ do vosso conhecimento. John Coffey, Paul Edgecombe, "Brutos Howell,

7

Percy Wetmore... estas personagens assenhorearam-se do texto e deram forma on narrativa. Aconteceu tudo de uma maneira absolutamente inesperada. espera de Um Milagre - The Green Mile teve junto do poblico uma aceitaco mogica que eu jamais esperara que viesse a ter; na realidade, tinha mesmo a impresso de que

poderia muito bem vir a revelar-se um desastre em termos comerciais. A reacco por parte dos leitores foi extraordinoria e, desta feita, ato mesmo a maioria dos croticos literorios aproveitou a boleia. Estou convencido de que devo muito da aceitaco popular que o livro mereceu os inteligentes sugestoes que a minha mulher fez, enquanto grande parte do seu sucesso comercial se deve ao trabalho esforo ado levado a cabo pelos, funciono rios da Dutton Signet em prol deste volume.

N�o obstante estes contributos, a experi�ncia em si mesma pertence-me inteiramente. Escrevi como se fosse um tresloucado, tentando acompanhar o ritmo alucinante da progra

maçõo editorial, ao mesmo tempo que me esforçava por estruturar o livro de forma a que cada fascoculo possuesse o seu proprio pequeno clomax, esperando que tudo acabasse por enquadrar-se e sabendo de antemo que seria crucificado se tal no viesse a acontecer. Houve uma ou duas ocasiões em que perguntei a mim proprio se

Charles Dickens teria sentido a mesma coisa, esperan@ado de que as quest@es levantadas pelo enredo encontrassem as respostas em si mesmas; suponho que ele deve ter passado pela mesma coisa. Felizmente para ele, Deus concedeu ao velho Charles um pouco mais no departamento do talento.

Recordo-me que me ocorreu por uma ou duas vezes que deveria estar a conspurcar o espaço em meu redor com os anacronismos mais ultrajantes, mas veio a verificarse que estes eram inacreditavelmente escassos. At@ mesmo o pequeno segmento de "livro aos quadradinhos picantes" onde surgem Popeye e Olêvia Palito veio a provar ser um filço de ouro: na sequência da publicação da Parte Seis, houve alguêm que me enviou uma fotocôpia desse livro aos quadradinhos, que foi publicado por volta de 1927. Numa sequência memorêvel, Wimpy estê a espancar Olêvia enquanto ao mesmo tempo come um hambêrguer.

Por Deus!, no existe nada como a imaginação humana, no verdade? No seguimento da publicação triunfante de o espera de

Um Milagre - The Green Mile, verificou-se um grande n@mero de discuss@es acerca de como - ou se - deveria ser compilado num s♥ volume completo. A publica♥�o em fasc@culos era para mim um ponto bastante delicado, o mesmo acontecendo em rela🗫 a alguns leitores, uma vez que o pre🗫 era demasiado elevado para um livro de bolso; cerca de dezanove d@lares pelos seis fasc@culos (consideravelmente menos se adquirido numa discount bookshop). Por esse motivo, a soluĝĝo de o conjunto ser comercializado numa caixa nunca me pareceu ser a melhor. Este volume, um livro de capa mole a um preĝo mais mêdico, talvez seja a soluçõo ideal. Portanto, aqui esto a maior parte do texto tal como foi editado pela primeira vez (alterei o momento em que Percy Wetmore, imobilizado num colete-de-for@as, ergue a m@o para limpar o suor do rosto). Num futuro pr@ximo, gostaria de poder rev@-lo completamente, transform@-lo no romance que neste formato n $\hat{\mathbf{v}}$ o consegue ser em toda a acep $\hat{\mathbf{v}}\hat{\mathbf{v}}$ o da palavra, voltando a public@-lo. At@ que essa ocasi@o se me depare, esta @ a @nica alternativa. Sinto-me satisfeito por ter havido tantos leitores a quem esta obra agradou. E querem saber uma coisa? Afinal veio a transformar-se numa bela hist@ria para ler antes de adormecer.

STEPHEN KING Bangor, Maine 6 de Fevereiro de 1997 PREF©CIO: UMA CARTA 27 de Outubro de 1995

Caro Leitor Constante,

A vida vum negocio deveras caprichoso. A historia que tem inocio neste pequeno livro existe nos moldes presentes por causa de uma observação ocasional feita por um agente de bens imobilivrios que nunca conheci. Isso aconteceu ho um ano em Long Island. Ralph Vicinanza, um amigo de ho muito e meu associado de negocios (em essôncia, a sua actividade o comercializar no estrangeiro os direitos relativos a livros e historias), tinha acabado de alugar uma casa nessa localidade. O agente da imobilivria comentou que a propriedade "parecia ter sido tirada de uma historia de Charles Dickens".

Aquela observação continuava gravada nos pensamentos de Ralph quando deu as boas-vindas ao primeiro convidado que recebeu, o editor britênico Malcolm Edwards. Repetiu o comentêrio a Edwards e ambos encetaram uma conversa trivial acerca de Dickens. Edwards mencionou que este escritor tinha publicado muitos dos seus romances em fascêculos, quer inseridos em suplementos de revistas, quer por si prêprios sob a forma de pequenos livros populares (publicações de dimensões mais pequenas do que o livro habitual, os quais sempre me mereceram grande apreõo pela intimidade e cordialidade que inspiram). Alguns desses romances, acrescentou Edwards, eram escritos e revistos quase na data da publicaçõe; ao que tudo indica, Charles Dickens era um romancista a quem os prazos estipulados no assustavam por ao alôm.

Os contos de Dickens em fasc@culos eram imensamente populares; de facto, eram to populares que um deles desencadeou uma trag@dia em Baltimore. Um vasto nomero de admiradores de Dickens apinhou-se numa doca, bem junto o linha de o gua; em antecipaco o chegada do navio inglos que transportava a bordo o

fasc@culo final de A Loja de Antiguidades. De acordo com o que a hist@ria nos diz, v@rios dos potenciais leitores foram empurrados para a @gua, tendo-se afogado.

N�o me parece que tanto Ralph como Malcolm desejassem que qualquer pessoa se afogasse, mas tal n�o os impediu de sentirem uma certa curiosidade quanto ao que poderia vir

a acontecer, caso se experimentasse a publicação de obras em fascêculos nos nossos dias. Na ocasiço, nenhum deles se apercebeu de imediato que isso jê fora feito (na realidade, não existe nada de novo sob o Sol), pelo menos em duas circunstências. Tom Wolfe publicou a primeira edição do seu romance A Fogueira das vaidades na revista Rolling Stone, e Michael McDowell (The Amulet, Gilded Needles, The Elementals e o argumento cinematogrêfico Beetlejuice - Os Fantasmas Divertem-se) publicou um romance com o têtulo Blackwater em fascêculos de capa mole. Esse romance - uma histêria de horror sobre uma famêlia do Sul com a desagradêvel caracterêstica familiar de se transformarem em aligatores - não foi o melhor da safra de McDowell, o que em qualquer dos casos não impediu que a Avon Books tivesse obtido um grande êxito.

Mais ainda, os dois homens come@aram a especular sobre o que poderia acontecer se um escritor de fic@@o popular tentasse publicar na nossa @poca um romance em fasc@culos, sob

a forma de pequenos livros de bolso - livros de capa mole de dimensões reduzidas ao preo de uma libra ou duas na Gro-Bretanha, ou talvez por quatro dolares nos Estados Unidos (onde a maior parte dos livros de bolso, presentemente, o comercializada ao preo de seis dolares e noventa e nove contimos ou sete e noventa e nove). Alguêm como Stephen King poderia embarcar numa experiôncia interessante como essa, disse Malcolm e, a partir dao, a conversa enveredou por tôpicos diferentes.

Ralph, at@ certo ponto, esqueceu-se daquela ideia, embora esta tivesse voltado a ocorrer-lhe no Outono de 1995, aquando do seu regresso da Feira do Livro de Frankfurt, um certame internacional onde todos os dias surgem oportunidades de neg@cio para agentes liter@rios estrangeiros como Ralph. Juntamente com outros assuntos, a maior parte dos quais me

receu automaticamente a minha recusa, abordou a ideia da edi**@**o desses pequenos fasc**@**culos.

rlo entanto, esta iltima questio nio teve uma recusa automitica; ao contririo da sugestio de uma entrevista na Playboy japonesa ou uma digressio com todas as despesas pagas pelas repiblicas do Biltico, esta acendeu uma centelha na minha imaginacio. Nio me tenho na conta de um Dickens da era moderna - se tal pessoa existe, provavelmente ela seri John Irving ou Salman Rushdie - contudo, sempre gostei de histirias narradas em episidios. Uma forma literiria com que deparei pela primeira vez no Saturday Evening Post e que me agradou, porque o final de cada episidio tinha o efeito de quase tornar o leitor num participante, em paralelo com o escritor: tinha-se pela frente toda uma semana em que se poderia tentar imaginar o desenrolar da aciio. Alim disso, uma pessoa lia e experimentava essas histirias com maior intensidade, pelo menos era essa a impressio que eu tinha, porque eram racionadas. Era impossivel ler sofregamente, ainda que fosse isso o que se pretendesse (e se o enredo fosse bom, era o que se faria).

No entanto, melhor do que tudo, em minha casa elas eram frequentemente lidas em voz alta - numa determinada noite seria o meu irmço David, no dia seguinte a leitura caberia a mim proprio, a minha moe lia na terceira noite, apos o que a leitura seria retomada pelo meu irmço. Era uma ocasiço rara em que podomos desfrutar em conjunto de uma obra literoria, tal como desfrutovamos dos filmes a que assistomos e dos programas de televisço (Rawhide, Bonanza, Route 6, que costumovamos ver; era um acontecimento que tinha lugar em famolia. So anos mais tarde que vim a descobrir que os romances de Dickens haviam constituêdo acontecimentos partilhados pelas famolias da sua opoca, quase da mesma maneira, com a diferença de que essas pessoas agonizavam obeira das lareiras pela sorte de Pip, Oliver e David Copperfield ao longo de vorios anos em vez de um par de meses (nem as sories mais alongadas do Post ultrapassavam muito mais do que oito fascoculos).

Havia ainda um outro aspecto que me agradava bastante relativamente a esta ideia; um incentivo que eu desconfiava que se os escritores de romances de suspense, ou de histerias fantasmagericas, e que poderiam apreciar em toda a sua amplitude: numa histeria publicada em fasceculos, o escritor

consegue ter uma ascendência sobre o leitor que nêo tem em nenhuma outra forma liter@ria: colocando o assunto de uma forma bastante simples, Leitor Constante,  $oldsymbol{arrho}$ -lhe imposs $oldsymbol{arrho}$ vel folhear umas p $oldsymbol{arrho}$ ginas para a frente, a fim de ver como  $oldsymbol{arrho}$  que a hist@ria acaba. Ainda me recordo de uma ocasi@o em que entrei na nossa sala de estar, teria eu uns doze anos, e vi a minha mûe sentada na sua cadeira de baloiĝo preferida, a espreitar as pĝginas finais de um livro de bolso da Agatha Christie, enquanto o dedo marcava a p@gina onde ela ia, e que seria 🛭 volta da n@mero cinquenta. Fiquei estarrecido e disse-lho (n@o se esque@am que nessa altura eu tinha doze anos, uma fase da vida em que os rapazes come@am a compreender vagamente que sabem tudo), dando-lhe a entender que o facto de se ler o final de um romance de mist**r**rio antes de se chegar l**r** era a mesma coisa que comer o recheio dos bolos com creme e depois deitar fora o resto do bolo. A minha mûe soltou aguela sua maravilhosa gargalhada em que nûo se detectava o mino constrangimento, dizendo-me que talvez fosse assim, mas que, por vezes, nvo era capaz de resistir a essa tentavvo. A cedvocia perante as tentavves era um conceito que eu podia compreender facilmente; apesar de se ter doze anos, je o fizera muitas vezes. Ora, aqui est@ finalmente uma cura divertida para essa tentação. At@ o @ltimo fasc@culo chegar @s livrarias, ningu@m saber@ como @ que o enredo de 🛭 espera de Um Milagre - The Green Mile terminar 🕽 ... e, muito possivelmente, eu tamb@m n@o.

Embora no houvesse maneira de ele o ter sabido antecipadamente, Ralph Vicinanza abordou o assunto de um romance em fascoculos numa altura em que, para mim, era o mo

mento perfeito em termos psicolôgicos. Jô hô algum tempo que eu andava a acalentar uma ideia para uma histôria relativa a um assunto que sempre desconfiara que acabaria por abordar: a cadeira elôctrica. A Velha Faôsca fascinava-me desde que vira o meu primeiro filme com James Cagney, e as primeiras narrativas que li sobre o corredor da morte (num livro cujo tôtulo era Twenty Thousand Years in Sing Sing, escrito por Lewis E. Lawes) excitaram a faceta mais sombria da minha imaginaôo. Qual seria a sensaôo, perguntava eu a mim mesmo, de percorrer aqueles ôltimos quarenta metros atô ô cadeira elôctrica, sabendo antecipadamente que a morte nos esperava? O que se sentiria ao desempenhar o papel do homem cuja missôo era prender o condenado com correias ô cadeira... ou accionar a alavanca do quadro elôctrico? O que ô que aquela espôcie de tarefa exigiria de um indivôduo? Ainda mais sinistro, o que ô que poderia acrescentar a uma pessoa?

De uma maneira que se resumia sempre a algumas tentativas explorat@rias, eu tinha experimentado estas no@@es b@sicas numa s@rie de trabalhos ao longo dos @ltimos vinte ou

trinta anos. Jû escrevera um romance de ûxito cuja acûûo deû ~inha mais corria na prisûo (Os Condenados de Shawshank),

ou menos chegado conclusco de que, provavelmente, aquela seria a minha cinca incursco nesse tema quando esta ideia comecou a tomar corpo na minha mente. Havia verios aspectos neste assunto que me agradavam, mas nada mais que a voz essencialmente decente do narrador, honesto, discreto talvez um pouco assombrado, ele o narrador ao estilo de Stephen King, se que tal coisa alguma vez existiu. Nesta conformidade, lancei-me ao trabalho, comecando e parando. A maior parte do segundo capetulo foi escrito durante uma espera foreada, devido chuva, no Parque Fenway!

Quando Ralph me telefonou, eu jê tinha preenchido um bloco de apontamentos com pêginas manuscritas de ê espera de Um Milagre - The Green Mile, e compreendi que estivera a estruturar um romance, quando deveria ter gasto o meu tempo a arrumar a minha mesa de trabalho, para poder trabalhar na revisêo de um livro que jê tinha escrito, Desperation. No ponto em que jê me encontrava em relaêo ê Mile, habitualmente sê existem duas escolhas: pêr a obra de lado (para muito provavelmente nunca mais lhe pegar) ou remeter tudo o mais para segundo plano e prosseguir, dando forma ao enredo.

Foi entro que Ralph sugeriu uma terceira alternativa possevel: uma narrativa que poderia ser escrita da mesma maneira que viria a ser lida - em fascêculos. Tambêm me agradava o aspecto deveras arriscado que envolvia aquela tarefa: nêo cumpras os compromissos assumidos, e de repente terês um milhêo de leitores que clamarêo em simultêneo, e aos uivos, pelo teu sangue. Ninguêm tem melhor conhecimento desta particularidade do que eu prêprio, a nêo ser o meu secretêrio, Juliann Eugley; todas as semanas recebemos dezenas de cartas encolerizadas que exigem o novo livro do ciclo de Dark Tower (paciência, seguidores de Roland; mais ou menos outro ano e a vossa espera chegarê ao fim, prometo-vos). Uma dessas cartas vinha acompanhada por uma polarêide que mostrava um ursinho de peluche acorrentado, com uma mensagem

15

escrita em letras recortadas de cabe@alhos de jornais, assim como de capas de revistas: PUBLIQUE O PR@XIMO LIVRO DA DARK TOWER IMEDIATAMENTE OU O URSO MORRE, dizia essa mensagem. Pendurei-a no meu gabinete para recordar a mim mesmo tanto a responsabilidade que assumira, como o facto maravilhoso de ter pessoas que efectivamente se interessavam - um pouco - pelas criaturas que eram fruto da imagina@o do escritor.

Seja como for, decidi publicar e espera de Um Milagre - The Green Mile numa serie de pequenos fasceculos de capa mole, ao estilo do seculo xix, e se espero que me escre vam e me digam: (a) se gostaram da histeria e (b) se vos agradou o sistema de publicaceo, pouco utilizado mas bastante divertido. Neo he devida que deu energia passagem a papel da narrativa, embora de momento (um fim de dia chuvoso de Outubro de 1995) ela esteja longe de estar conclueda, apesar de je se encontrar na forma de rascunho e o fim do enredo continua um pouco em devida. Mas isso faz parte do empolgamento de toda a histeria. Nesta fase, como se me encontrasse a conduzir por entre um manto espesso de nevoeiro, com o acelerador a fundo.

Acima de tudo, gostaria de vos dizer que, embora possam obter desta leitura apenas metade do prazer que eu senti ao escrevê-la, nêo nos teremos saêdo nada mal. Apreciem esta histêria... e porque nêo lê-la em voz alta na companhia de um amigo? Ainda que nêo haja outro motivo, encurtarê o perêodo de espera atê que o prêximo fascêculo seja posto ê venda na vossa banca de jornais ou livraria. Entretanto, espero que vivam com cuidado e que sejam generosos uns para com os outros.

SETPHEN KING Parte Um

## AS DUAS RAPARIGAS MORTAS

1

Isto aconteceu em 1932, quando a penitenci@ria estadual ainda se situava em Cold Mountain... Bem como, @ claro, a cadeira el@ctrica.

Os reclusos costumavam dizer piadas a@erca da cadeira, da forma que as pessoas t@m por h@bito tro@ar sempre daquilo que lhes incute medo, sem que consigam afastar-se dessas

mesmas coisas. Chamavam-lhe "Velha Fa@sca" ou "Grande Fritadeira". Diziam piadas relativas @ conta da electricidade, e como o director Moores iria cozinhar o seu peru do jantar do Dia de Ac@o de Gra@as desse Outono, uma vez que a mulher, Melinda, se encontrava demasiado doente para poder cozinhar.

No entanto, para os que-eram realmente obrigados a sentar-se nessa cadeira, o humor desaparecia rapidamente da situação. Durante o perçodo de tempo que passei em Cold Mountain, tive oportunidade de assistir a setegta e oito execuções (este um nomero em relação ao qual nunca me senti confundido; recordar-me-ei dele atê mesmo no meu leito de morte) e tenho a impressão de que; para a maiêria desses homens, a verdade do que estava a acontecer-lhes penetrava finalmente nas suas mentes no momento em que sentiam os tornozelos a serem presos ao carvalho solido das pernas da Velha Façsca. Era nessa altura que se instalava a percepção (que se podia ler nos seus olhos e que se traduzia numa expressão de frio desalento) de que as proprias pernas haviam chegado ao termo da sua carreira. O fluxo sanguêneo continuava a deslizar pelos seus organismos, os mêsculos continuavam fortes; no entanto, estavam acabados, jamais voltariam a percorrer

outro quil@metro pelo campo, t@o-pouco voltariam a ter a oportunidade de dan@ar com uma rapariga

19

20

num baile no celeiro. Os clientes da Velha Fa®sca tomavam conhecimento das suas mortes dos artelhos para cima. Havia um saco de seda negra que lhes cobria a cabe®a, depois de terem conclu®do os seus derradeiros coment®rios incoerentes e em grande parte desarticulados. Em princ®pio, aquilo era em seu beneficio; eu sempre estive convencido de que na realidade se destinava a n®s, para nos impedir de presenciar a pavorosa vaga de terror que se espelhava nos seus olhos quando percebiam que estavam prestes a morrer com os joelhos dobrados. Em Cold Mountain n®o existia um corredor da morte, apenas o Bloco E, distanciado dos outros quatro e tendo mais ou menos um quarto do seu tamanho, constru®do em tijolo em

vez de madeira, com um telhado horrêvel de metal na sua cor natural, que durante o sol do Verêo cintilava como se fosse um globo ocular em delêrio. No interior, havia seis celas, três de cada lado de um amplo corredor central; cada uma delas tinha quase o dobro do tamanho das celas existentes nos outros quatro blocos. Tambêm eram ocupadas por um ênico recluso. Umas acomodaê es fantêsticas, levando em consideraê que se tratava de uma prisêo (especialmente durante a dêcada de 30); todavia, os prisioneiros tê-las-iam trocado de bom grado por qualquer cela nos outros quatro blocos. Acreditem em mim, eles nêo teriam mostrado a mênima hesitação.

Nunca houve um ênico perêndo durante todos os anos que ocupei o lugar de superintendente de bloco celular em que essas seis celas estivessem ocupadas ao mesmo tempo - gra

② as a Deus pelos pequenos favores. Quatro era o nomero moximo, negros e brancos o mistura (em Cold Mountain no se verificava qualquer tipo de segregaco racial entre os mortos-vivos); aquele lugar era um pequeno pedaco do inferno. Um destes reclusos era uma mulher, a Beverly McCall. Era to negra como o o se de espadas e de uma beleza to grande como o pecado que nunca temos a coragem de cometer. Suportara seis anos de espancamentos por parte do marido, embora no estivesse disposta a aguentar a sua traico por um so dia que fosse. Na noite em que descobriu que ele a enganava, fez uma espera ao infeliz Lester McCall, conhecido pelos amigos (e, presumivelmente, pela sua amante de duraco extremamente curta) pelo nome de Cutter, tendo-se colocado ao cimo das escadas que davam acesso ao apartamento por cima da barbearia do marido. Esperou ato ele ter o sobretudo meio

despido e deixou cair as suas entranhas infi@is nos sapatos de duas tonalidades que ele usava. Serviu-se de uma das navalhas do prêprio Cutter para o esquartejar. Duas noites antes do seu encontro marcado com a Velha Fa@sca, chamou-me 🖟 sua cela para me dizer que fora visitada em sonhos pelo seu pai espiritual africano. Este dera-lhe instruções para que se libertasse do seu nome de escrava, a fim de morrer com o seu apelido de mulher livre, Matuomi. Foi esse o seu pedido, que a sua senten@a de morte fosse lida com o nome de Beverly Matuomi. Imagino que o seu pai espiritual n**©**o lhe tenha atribu**©**do um nome pr⊕prio, ou pelo menos um que ela pudesse identificar. Eu disse-lhe que sim, que no haveria qualquer problema em satisfazer o seu pedido. Uma das coisas que aqueles anos em que trabalhei como mand@o-chefe me ensinaram foi nunca recusar o pedido de um condenado, a menos que a isso fosse absolutamente for@ado. No caso de Beverly Matuomi, tal no fez a monima diferenca, fosse de que maneira fosse. O governador do estado telefonou no dia seguinte, por volta das três da tarde, comunicando que a pena havia sido comutada para pristo perpotua, a ser cumprida nas instala@@es penais para mulheres de Grassy Valley - todas penais e sem p@nis, como costum@vamos dizer nessa @poca. Deixem-me que vos confesse que fiquei bastante satisfeito por ver o traseiro arredondado da Bex seguir para a esquerda, em vez de para a direita, quando ela se apresentou junto da minha mesa de trabalho.

Mais ou menos trinta e cinco anos mais tarde - tinham de ser pelo menos três

d©cadas e meia - li esse nome na p©gina do jornal onde eram publicados os an©ncios de ©bito,

por baixo da fotografia de uma senhora de rava negra, de faces magras e com uma nuvem de cabelo encanecido, que usava uns vulos com armavões de osso. Era a Beverly. Tinha passado os vltimos dez anos da sua vida em liberdade, de acordo com o que o vbito dizia, e conseguira salvar a biblioteca da pequena cidade de Raines Falls quase sem ajuda. Tambom ensinara catequese aos domingos, tendo sido muito acarinhada naquela cidade dos confins do mundo. BIBLIOTECORIA MORRE DE ATAQUE CARDOACO, rezava o cabevalho, e abaixo deste, num tipo mais pequeno, como se tivesse sido um pensamento que ocorrera no vltimo minuto: Cumpriu pena durante mais de vinte anos por homicodio. So os olhos, grandes e cintilantes por detros dos vulos com armavões de osso, v

que eram os mesmos. Os olhos de uma mulher que atê mesmo aos setenta anos neo hesitaria em retirar uma navalha do lêquido desinfectante azul, caso a necessidade lhe parecesse premente. Sabemos como seo os assassinos, ainda que acabem a sua vida como velhinhas que ocupam a posiceo de bibliotecerias em pequenas cidades meio adormecidas. Pelo menos temos a obrigação de saber, quando passêmos tanto tempo a vigiar homicidas, tal como eu prêprio. Se houve uma ocasiço em que questionei a natureza das minhas funções. Estou convencido de que foi isso que me levou a escrever esta narrativa.

O amplo corredor no centro do Bloco E tinha o ch**@**o revestido a lin**@**leo, da tonalidade de limas velhas; assim, o que nas outras pris**@**es se chamava "**@**ltima Milha", na de Cold

Mountain era conhecido por "Milha Verde". Calculo que teria a extenso de sessenta passos de sul a norte, desde um extremo ao outro. Ao fundo situava-se a cela do isolamento. Na extremidade do topo havia uma espocie de entroncamento. Uma viragem o esquerda significava a vida - isto o, no caso de se apelidar de vida aquilo que se passava no potio, onde o sol incidia, inclemente, enquanto se faziam os exercocios fisicos; grande nomero dos reclusos vivia ali ao longo de muitos anos, sem que se lhes detectassem quaisquer efeitos secundorios aparentes. Ladroes e piromanoacos, criminosos que haviam incorrido em ofensas sexuais, todos eles falavam entre si do que tinham a falar, davam as suas caminhadas e procediam os suas pequenas transacos.

No entanto, uma viragem 🖟 direita e tudo era inteiramente diferente. Em primeiro lugar, ia-se ao meu gabinete (onde a alcatifa tambem era esverdeada, uma coisa que eu pensava

constantemente em alterar, mas que por qualquer raz®o acabei sempre por nunca fazer), tendo a pessoa em quest®o de se apresentar em frente da minha secret®ria, a qual era flanqueada pela bandeira americana © esquerda e pela bandeira do estado © direita. Na parede mais afastada existiam duas portas. Uma dava acesso a uns pequenos lavabos que eram utilizados por mim e pelos guardas prisionais do Bloco E (por vezes, at® mesmo o director Moores se servia daquela casa de banho); a outra abria para uma esp®cie de sala de arrecada®o. Era para ali que se acabava por ir, no caso de se ter de percorrer a Milha Verde. Tratava-se de uma porta pequena - sempre que eu a transpunha era obrigado a baixar a cabe®a, e o John Coffey foi for®ado a sentar-se para poder transp®-la. Tinha-se acesso

22

a um pequeno patamar, descendo-se depois tros degraus em cimento ato a um choo de madeira. Era uma sala esquolida e sem aquecimento que tinha um telhado de metal, exactamente igual ao do bloco que lhe ficava adjacente. Durante o Inverno, fazia ali frio suficiente para se poder observar a respiração a condensar-se, mas era sufocante ao longo do Verço. Durante a execução do Elmer Manfred - o que estou em crer ocorreu em Julho ou Agosto de 1930 - tivemos nove testemunhas que desfaleceram.

No lado esquerdo da arrecadação - uma vez mais - existia a vida. Ferramentas (todas presas ~em estruturas cobertas por correntes, como se fossem carabinas em vez de pês e picaretas), artigos secos, sacos de sementes que na Primavera eram semeadas nos jardins da penitenciêria, caixas de papel higiênico, grades com materiais para a serralharia da pnsêo... atê mesmo sacos de cal para marcar as linhas do campo de basquetebol e de futebol - os condenados costumavam jogar

naquilo que era conhecido por "Pastagem", e as tardes de Outono eram ansiosamente aguardadas em Cold Mountain.

© direita - uma vez mais - a morte. A propria Velha Faosca instalada num estrado de tôbuas no canto sudeste da arrecadação, com as suas pernas de carvalho sôlido, braços largos tambom de carvalho que haviam absorvido o suor aterrorizado de muitos homens durante os derradeiros minutos das suas vidas, e o capacete do metal, o qual habitualmente se encontrava pendurado nas costas da cadeira de uma forma a dar nas vistas, qual capacete de robo num livro de banda desenhada do Buck Rogers. Dele saça um cabo electrico, que passava atravos de um orifocio circular recortado num bloco de cimento da parede, que se encontrava por detros da cadeira. Ao lado havia um balde de zinco galvanizado. Caso se olhasse para o seu interior, ver-se-ia um corculo de esponja cortado exactamente o medida para poder acomodar o capacete de metal. Antes de uma execuçõo, era mergulhado em salmoura, para que a passagem da corrente directa, atravos do cabo electrico e da esponja, se fizesse nas melhores condições e entrasse no corebro do condenado.

2

1932 foi o ano do John Coffey. Os pormenores poderiam ser encontrados nos jornais, onde continuariam para alguêm interessado poder consultê-los - alguêm que tivesse mais

23

energia do que um homem jê muito envelhecido que definhava no fim da vida, num lar da Jêrgia para a terceira idade. Recordo-me bem de que esse Outono foi de muito calor; extremamente quente. Um mês de Outubro que mais se assemelhara a Agosto, e a mulher do director, Melinda, esteve internada durante algum tempo no hospital de Indianola. Tambêm foi nesse Outono que tive a maior infecêdo urinêria da minha vida; nêo foi têo grave que me obrigasse a ser tambêm hospitalizado, embora quase suficientemente grave para que eu desejasse a morte de cada vez que tinha de verter êguas. Foi o Outono do Delacroix, o pequeno franciê calvo que tinha um rato, aquele que costumava aparecer no Verêo e que fazia aquele truque engraêado com o carretel. Mas, acima de tudo, aquele foi o Outono em que o John Coffey deu entrada no Bloco E, tendo sido condenado ê morte pelo crime de estupro e assassênio das gêmeas Detterick.

Durante cada um dos turnos havia quatro ou cinco guardas no bloco, apesar de muitos deles serem temporêrios. O Dean Stanton, o Harry Terwilliger e o Brutus Howell (os

homens chamavam-lhe "Brutal", mas isso no passava de uma simples brincadeira, ele no faria mala uma mosca, salvo se a isso fosse foro ado, a despeito da sua constituição fosica) jo esto todos mortos, o mesmo acontecendo com o Percy Wetmore, o qual, efectivamente, era brutal..., e estopido. A preseno a do Percy no Bloco E no tinha qualquer razão de ser, pois era um local onde um carocter malôvolo se mostrava inotil e por vezes perigoso; porom, como ele tinha laços familiares por afinidade com o director, fora autorizado a trabalhar ali. Foi o Percy Wetmore quem conduziu o Coffey ato ao bloco soltando o supostamente tradicional grito de "Homem morto a caminhar! Homem morto a caminhar, a passar por aqui!"

O tempo continuava a estar to quente quanto as dobradio as das portas do inferno, fosse ele Outubro ou no . A porta que dava acesso ao potio onde tinham lugar os exercocios fosi

cos abriu-se, deixando entrar uma torrente de grande luminosidade, acompanhada do maior homem que alguma vez me foi dado ver, com a excepçõo de alguns tipos que jogam basquetebol e que se võem no televisor que temos no "Centro Recreativo" desta casa para cabequdos atoleimados, onde eu acabei por vir parar. Estava preso com correntes que lhe manietavam os braços junto ao peito do tamanho de um barril de Qua; tinha grilhetas nos tornozelos, arrastando uma corrente

que as unia e a qual produzia o som de uma cascata de moedas, enquanto era arrastada pelo corredor de lin@leo cor de lima que existia entre as celas. O Percy Wetmore mantinha-se num dos lados do homem, e no outro o escanzelado

minorca do HaiTy Terwilliger; pareciam crian@as a caminhar junto de um urso que acabara de ser capturado. At@ o Brutus Howell dava a impress@o de ser um garoto junto do Coffey, e n@o esque@amos que o Brutal media quase dois metros e era igualmente entroncado, um jogador de futebol norte-americano que jogava ao ataque, o qual ganhara uma bolsa para poder jogar pela Universidade Estadual da Luisiana, at@ que chumbou e foi obrigado a regressar a casa, de volta aos sulcos da terra.

O John Coffey era um indivêduo de raêa negra, tal como o era a maior parte dos homens que passavam algum tempo no Bloco E antes de serem executados ao colo da Velha Fa@sca, e tinha mais de dois metros. No entanto, n@o era t@o esguio como os tipos do basquetebol que apareciam na televis®o - era largo de ombros e possu@a um t@rax portentoso, vendo-se os m@sculos fortes por todo o corpo. Tinham-lhe dado o maior par de cal@as de ganga que havia em armaz@m, embora a bainha lhe desse pelo meio da barriga das pernas entroncadas e cheias de cicatrizes. A camisa mantinha-se aberta at@ abaixo do peito, enquanto as mangas acabavam algures nos antebraços. Numa das suas mços enormes trazia um bonç, o que at@ era melhor; caso estivesse colocado na sua cabe@a calva, que mais parecia uma bola de mogno luzidio, ter-se-ia assemelhado ao bon@ que os macacos dos tocadores de realejo costumavam usar, com a @nica diferen@a que seria azul em vez de vermelho. Parecia capaz de rebentar as correntes que o manietavam com tanta facilidade como qualquer pessoa poderia rasgar as fitas de um presente de Natal; todavia, quando se olhava para o seu rosto, sabia-se que no faria nada que se assemelhasse a isso. No tinha uma expresso lorpa - embora essa fosse a opiniĝo que o Percy havia formado; nĝo foi preciso muito tempo para o Percy ter come@ado a chamar-lhe mentecapto - mas dava a impress@o de que se sentia perdido. Continuava a olhar em seu redor como se tentasse compreender onde 🛭 que se encontrava. Talvez mesmo para descobrir quem ele pr∲prio era. O meu primeiro pensamento foi de que ele se parecia com um Sans@o negro.:. com a diferen@a de que seria depois de Dalila lhe ter rapado a

24

cabe©a com a sua pequena m©o infiel, tendo-lhe extorquido todo o gosto pela vida.

- Homem morto a caminhar! - troava a voz do Percy, arrastando o homem de aspecto ursino pela algema que lhe rodeava o pulso, como se acreditasse realmente que tinha po

der para o deslocar, ainda que o Coffey decidisse que no desejava fazer mais qualquer movimento de sua livre vontade. O Harry no fez o monimo comentorio, embora exibisse uma expresso de constrangimento. - Homem morto...

- J® chega dessa conversa - atalhei eu da cela que fora destinada ao Coffey; aguardava sentado em cima da sua tarimba. ® claro que eu fora avisado da sua chegada, estava ali

para lhe dar as boas-vindas e me responsabilizar por ele, mas no tinha a mais pequena no co do seu tamanho ato o ver. O Percy brindou-me com um olhar que dizia que todos no sabo amos que eu era um idiota (excepto, como o evidente, o mentecapto gigantesco, o qual so sabia violar e assassinar rapariguinhas), mas no disse nada.

Os três detiveram-se do lado de fora da porta da cela, que se mantinha aberta em cima das calhas por onde corria. Acenei para o Harry que me perguntou:

- Tem a certeza de que quer ficar ali dentro com ele, chefe? - N�o haviam sido muitas as vezes em que eu tivera oportunidade de ver o Harry dar mostras de nervosismo; ele

mantivera-se firmemente ao meu lado aquando dos tumultos que tinham ocorrido havia seis ou sete anos, sem nunca ter vacilado, at@ mesmo quando come@aram a circular rumores de que alguns dos amotinados possu@am armas... Todavia, naquele momento, n@o conseguia ocultar o nervosismo que o invadia.

- Tencionas criar-me problemas, matul@o? - perguntei, continuando sentado @ beira da tarimba e tentando n@o deixar transparecer o quanto me sentia um desgra@ado: a @nfec@o

urin@ria que mencionei anteriormente ainda n@o tinha atingido a gravidade que

mais tarde veio a ter, mas deixem que vos diga que n\( \mathbb{e} \) era nenhum piquenique na praia.

- O Coffey abanou lentamente a cabe**@**a uma vez para a esquerda e outra para a direita, parando em seguida ao meio. Logo que os seus olhos me encontraram nunca mais voltaram a largar-me.
- O Harry segurava numa pequena prancha de madeira, 🖟 qual estavam presos os impressos referentes 🖟 admiss🍪 do Coffey. 26
- Entrega-lhe os pap@is ordenei eu ao Harry. Coloca-os na m@o dele. O Harry fez como eu o havia instru@do. O gigantesco rafeiro aceitou a papelada como se fosse um son@mbulo.
- -- Agora entrega-mos, matul\(\hat{v}\)o acrescentei, e o Coffey obedeceu, com as correntes a chocalharem e a arrastarem. Para transpor a porta da cela, foi obrigado a vergar a cabe\(\hat{v}\)a.

Com o olhar percorri-o de alto a baixo, para poder abarcar toda a sua estatura, certificando-me de que no se tratava de uma iluso de optica. Era real: um pouco acima de dois metros de altura. O peso que fora indicado rondava os cento e quarenta quilogramas, mas acho que era apenas uma estimativa; deveria pesar uns cento e sessenta quilos. Por baixo do espaço reservado os cicatrizes e demais marcas de identificação, via-se uma palavra em letras de imprensa, na escrita laboriosa do Magnusson, o antigo prisioneiro de confiano que trabalhava nos registos: Numerosas.

Ergui o olhar. O Coffey tinha-se deslocado um pouco para um dos lados, o que me permitia ver o Harry de pê do outro lado do corredor, em frente da cela do Delacroix - este era o nosso ênico encarcerado no Bloco E, na altura em que o Coffey chegou. O Del era um homem esguio com uma acentuada calvêcie, exibindo a expressêo preocupada de um contabilista que sabia que o desfalque que cometera seria descoberto dentro em pouco. O rato que ele domesticara encontrava-se sobre um dos seus ombros.

O Percy Wetmore mantinha-se encostado vombreira da cela que acabara de ser atribuvada ao John Coffey. Empunhava o bastvo de nogueira que retirara de uma espocie de coldre feito de encomenda onde costumava mantvolo, batendo-o contra a palma da moo como um homem que tem um brinquedo e anseia poder utilizvolo. De svoito foi-me impossvolo suportar a sua presenva ali. Talvez isso se devesse ao calor tvo anormal para aquela voca do ano, talvez voinfecvo urinvola que me provocava um ardor nas virilhas, e tornava insuportvolo a comichvo por baixo da roupa interior de flanela, talvez ao facto de eu saber que o estado me havia enviado um homem de rava negra, vobeira da idiotice, para que eu o executasse, e que o Percy estava desejoso por poder trabalhvolo um pouco antes que tal viesse a acontecer. Provavelmente, eram todas estas coisas. Fosse o que fosse, deixei de me preocupar com as . ligavo es polvicas do Percy durante algum tempo.

## 27

- -Percy disse. Est�o a mudar de casa na enferma ria.
- O Bill Dodge est♥ encarregado dessa tarefa...
- Eu sei acrescentei. Mas vai dar-lhe uma ajuda. Isso n€o faz parte das minhas fun€€es retorquiu o Percy, renitente. Este gigaparvalhado € que faz.
- O Percy utilizava este termo para trovar com os grandes; uma combinação de gigante e aparvalhado. Invejava os homens de estatura elevada e entroncados. Não era escanzelado como, por exemplo, o Harry Terwilliger, mas era atarracado. Um tipo que se assemelhava a uma espêcie de galo de capoeira, o gênero que gostava de provocar brigas, muito em especial quando as coisas não poderiam deixar de lhe correr de feição. E vaidoso no que dizia respeito ao cabelo. Mal conseguia manter as mãos afastadas da cabeleira.
- Nesse caso, j  $\widehat{\mathbf{v}}$  fizeste o que tinhas a fazer acrescentei. Vai j  $\widehat{\mathbf{v}}$  para a enfermaria.
- O bei©o inferior esbo©ou um trejeito de amuo. O Bill Dodge e os seus homens estavam a mudar caixas e pilhas de len©©is, at© mesmo as camas; toda a enfermaria iria ser insta

lada num novo edificio situado na ala ocidental da prisĝo. Trabalho esforĝado que implicava carregar coisas pesadas. O Percy Wetmore nĝo queria ter nada a ver com aquele gĝnero de tarefas.

- Eles j♥ t♥m todos os homens de que necessitam insistiu.
- Nesse caso, vai at le e faz de chefe repliquei, erguendo a voz. Reparei que o Harry se retrala, embora eu neo tivesse prestado atenero a isso. Se o governador do estado or

denasse ao director Moores que me despedisse por eu ter feito ondas onde no devia, quem o que o Hal Moores colocaria no meu lugar? O Percy? Isso teria muitossima piada. - Francamente, Percy, no me interessa o que possas fazer, desde que saias daqui durante algum tempo.

Por breves instantes, pensei que ele iria defender a sua posiçõo, provocando problemas a sêrio, com o Coffey a assistir a tudo aquilo, como se fosse o maior relêgio parado do

mundo. O Percy, porêm, optou por guardar o seu brinquedo na espêcie de coldre feito por encomenda - que dava expressêo a toda a sua arrogência - tendo comeêado a percorrer o corredor num passo pesado. Nêo me recordo de qual era o quarda que estava de serviêo ê mesa do corredor nesse fim

de tarde - calculei que seria um dos tempor@rios - mas o certo @ que o Percy n@o deveria ter gostado muito da express@o no seu rosto, pois disse numa voz rosnada quando passou pelo homem:

- Tira esse sorriso est�pido da tua cara de merda ou sou eu quem o far� por ti.
- Ouviu-se um entrechocar de chaves, uma moment@nea vaga de luminosidade veio do p@tio de recreio, e depois o Percy Wetmore desapareceu, pelo menos de momento. O rato do Delacroix correu de um ombro ao outro do pequeno franci@, com as cerdas dos bigodes a fremirem.
- Est® sossegado, Mister Jingles -= disse o Delacroix, ao que o rato se deteve no seu ombro esquerdo, como se tivesse compreendido o que lhe fora dito. -Deixa-te estar quieto e sossegado. - No sotaque cajun' do Delacroix, as palavras adquiriam a entoa®o ex®tica de um estrangeirismo.
- Vai descansar, Del disse eu de forma sucinta. Vai-te deitar. Este assunto tamb@m n@o te diz respeito.

Ele fez como lhe disse. Tinha violado e morto uma rapariga e deixara o corpo atrês do prêdio onde ela vivia, depois de o ter regado com querosene e de lhe ter chegado fogo na esperan©a de conseguir eliminar as provas incriminat©rias do seu crime. O fogo acabou por se propagar at® ao pr®prio edif®cio, envolvendo-o em chamas, e morreram mais seis pessoas, entre as quais duas crian@as. Aquele era o 🕅 nico crime que havia cometido, n🕼 o passando agora de um homem de maneiras brandas com um rosto preocupado, uma coroa calva e uns cabelos compridos que lhe chegavam ao colarinho da camisa. Dentro de pouco tempo, iria sentar-se na Velha Fa@sca, e esta poria fim aos seus dias... No entanto, o que o levara a cometer aquele crime pavoroso jo desaparecera e agora encontrava-se estendido em cima da sua tarimba, permitindo que o seu pequeno companheiro lhe corresse pelas m@os enquanto soltava pequenos guinchos. De certa forma, aquilo era o pior de tudo: a Velha Fa@sca nunca incinerava o que se encontrava dentro deles, e as drogas com que os injectam hoje em dia n $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ o consequem adormecer isso. Desocupa-se o corpo, a alma salta para dentro de qualquer outra pessoa, deixando-nos a nes a tarefa de matar as cascas secas que, de qualquer forma, no esto realmente vivas.

 $\sim$  Nome que se d $\widehat{\textbf{e}}$  aos descendentes dos colonizadores franceses do estado da Luisiana. (N. da T.)

28 29

Concentrei a minha aten®o no homem gigantesco.

- Se eu deixar que o Harry te liberte dessas correntes, prometes portar-te bem? Ele acenou afirmativamente. Um gesto que era como o seu abanar de cabe@a: para baixo, para cima, de volta ao centro. Os seus olhos estranhos fitavam-me. Neles reflectia-se

uma esp@cie de paz, mas n@o o g@nero em que eu tivesse a certeza de poder confiar. Com o dedo dobrado indiquei ao Harry que se aproximasse, o que ele fez, passando a soltar as correntes. No mostrou o mais pequeno receio, ato mesmo quando se ajoelhou entre as pernas do Coffey, grossas como troncos, a fim de abrir as grilhetas que lhe prendiam os artelhos, o que ato certo ponto me tranquilizou. Fora a preseno do Percy que enervara o Harry, e eu confiava nos instintos deste oltimo. Confiava nos instintos de todos os meus homens no Bloco E, excepto nos do Percy.

Tenho sempre um pequeno discurso para os recêm-chegados ao bloco; todavia, senti-me a hesitar perante o Coffey: parecia-me têo anormal, e nêo apenas no tamanho.

Quando o Harry retrocedeu (o Coffey havia permanecido imobilizado durante toda a cerimênia da abertura das grilhetas e correntes, numa postura têo plêcida como a de um per

cher®o), soergui o olhar at® ao novo homem que ficaria sob a minha responsabilidade, batendo na prancheta com o polegar. - Sabes falar, rapaz? - Sim senhor, chefe, sei - respondeu ele. A sua voz era grave e tranquila, com uma entoa®o ribombaste. Trouxe-me ® mente o motor de um tractor acabado de ser afinado. N®o

falava com a toada arrastada caracterestica das gentes do Sul; no entanto, reparei posteriormente que o seu discurso, de certa forma, era estruturado e maneira de falar do Sul. Como se ele fosse oriundo dessa zona, mas neo fosse de le. Neo dava a impresse de ser iletrado, embora neo parecesse ter estudos. Na forma de se expressar, assim como em muitas outras coisas, o homem era um misterio. Acima de tudo, eram os seus olhos que me perturbavam - neles reflectia-se uma especie de ausência beatefica, como se se encontrasse muito distante daquele lugar.

- Chamas-te John Coffey continuei.
- Sim senhor, chefe, tal como a bebida, com a diferen $\hat{\mathbf{e}}$ a de que n $\hat{\mathbf{e}}$ o se escreve da mesma maneira'.
- ~ Trocadilho intraduz@vel: Coffey e coffee (caf@) s@o hom@fonas. (N. da T.)
- . Isso quer dizer que €s capaz de soletrar, n€o € verdade? Sabes ler e escrever? . S€ o meu nome, chefe - respondeu ele com grande serenidade.

Suspirei e comecei a apresentar-lhe uma verseo encurtada do meu discurso habitual. Je tinha chegado e concluseo de que o homem neo iria causar quaisquer problemas. Nisso eu estava teo certo quanto errado.

- 0 meu nom@ Paul Edgecombe apresentei-me. Sou o superintendente do Bloco E... o manda-chuva. Se pretenderes alguma coisa de mim, pergunta pelo meu nome. Se eu n@o estiver aqui, pede para falar com este outro homem, o Harry Terwilliger. Tamb@m poder@s perguntar por Mister Stanton ou Mister Howell. Compreendes o que estou a dizer? O Coffey fez um gesto afirmativo com a cab@a.
- Quero ainda avisar-te de que no deves esperar obter aquilo que queres, a menos que no decidamos que tens necessidade disso... Isto no meno meno de no meno de no meno que esto de disso... Isto no meno de necessidade disso d
- Este lugar v muito tranquilo, matulvo... nvo v como o resto da prisvo. Aqui sv estvs tu e o Delacroix. Nvo servs obrigado a trabalhar; passarvs a maior parte do teu tempo sentado. O que te darv a oportunidade de poder meditar nas coisas.
- Para a maioria deles, aquilo era demasiado tempo, mas n**o** partilhei este pensamento com o Coffey. Quando tudo est**o** em ordem, por vezes ligamos o r**o**dio. Gostas de ouvir r**o**dio?

Ele acenou que sim, ainda que num trejeito de dêvida, como se nêo tivesse a certeza daquilo que era um rêdio. Mais tarde vim a descobrir que, atê certo ponto, isso era verdade: o Coffey reconhecia as coisas quando voltava a vê-las; porêm, durante o espaêo de tempo em que estas nêo se encontravam. presentes, esquecia-as. Conhecia as personagens da sêrie Our Gal Sunday, embora a recordaêo que guardava da acêo do êltimo episêdio fosse bastante vaga.

- Se te portares como deve ser, comer**e**s sempre a horas e nunca ver**e**s o interior da cela do isolamento ao fundo do corredor, nem ser**e**s obrigado a usar um desses casac**e**es de l**e**na que abotoam nas costas. Poder**e**s passar duas horas no p**e**tio todas as tardes das quatro **e**s seis, excepto aos s**e**bados, quando o resto dos prisioneiros realiza os seus jogos de fute

- bol. Se houver alguêm que queira visitar-te, poderês receber as tuas visitas nas tardes de domingo. Tens alguêm que queira ver-te, Coffey?
- No tenho ninguêm, chefe retorquiu ele, abanando a cabe@a.
- Bem, nesse caso, o teu advogado adiantei.
- Acho que nunca mais vou vê-lo proferiu. Ele foi-me emprestado. Nêo me parece que seja capaz de descobrir o caminho atê aqui, por entre estas montanhas.

Olhei-o atentamente, a fim de descortinar se estaria a tentar brincar comigo, mas no foi essa a impresso com que fiquei. Diga-se de passagem que no tinha esperado nada de

diferente. Os recursos ao tribunal no se destinavam a gente da igualha do John Coffey, pelo menos nesses tempos; eles tinham direito ao seu dia em tribunal, apos o que o mundo se esquecia da sua existôncia, ato as pessoas lerem no jornal que um determinado fulano havia consumido, por volta da meia-noite, um pouco de electricidade a mais. Contudo, a realidade era que um homem que tivesse mulher, filhos ou amigos, e que aguardasse ansiosamente a sua visita aos domingos o tarde, era mais focil de controlar, caso o controlo viesse a ser um problema. Naquele caso no seria essa a questo, o que era uma vantagem. Ele era to diabolicamente grande...

Agitei-me um pouco em cima da tarimba, tendo chegado v conclusvo de que era possvel sentir-me um pouco mais confortvel nas partes baixas se me levantasse, o que fiz. Nu

ma atitude respeitosa, o Coffey retrocedeu, afastando-se de mim e entrela@ando as m@os @ frente do corpo.

- O tempo que tiveres de passar aqui poder® ser f©cil ou dific©l, matul©o, tudo depender® de ti. Estou aqui para te dizer que seria prefer®vel que facilitasses as coisas a todos, porque,
- no fim, tudo isto ir dar ao mesmo. Tratar-te-emos de forma adequada, de acordo com o que venhas a merecer. Tens algumas devidas que queiras esclarecer?
- Depois da hora de dormir costumam deixar alguma luz ligada? perguntou ele de imediato, como se sê tivesse aguardado por uma oportunidade para poder fazer aquela pergunta.

Pestanejei, surpreendido. Todos os prisioneiros rec@m-chegados ao Bloco E j@ me haviam feito uma grande quantidade de perguntas estranhas - numa ocasi@o at@ me tinham

perguntado qual o tamanho das mamas da minha mulher - mas nunca ningu@m tinha abordado aquele assunto.

O Coffey esbo@ava um sorriso que reflectia um certo mal 32

-estar, como se soubesse que @amos pensar que era um imbecil, embora lhe tivesse sido imposs@vel evitar aquela pergunta. - @ porque @s vezes sinto-me um pouco assustado na escurid@o - justificou ele. - Se estiver num lugar estranho. Olhei para ele - para o tamanho gigantesco daquele corpo - e senti-me estranhamente tocado. N@o sei se sabem, mas eles conseguem comover-nos; n@o os v@amos no seu pior, a malhar o ferro dos seus horrores, quais dem@nios numa

forja.

- Sim, isto por aqui va bastante iluminado durante toda a noite - tranquilizei-o eu. - Metade das luzes a todo o comprimento da Milha estva sempre ligada, desde as nove horas atva se cinco da manhva. - Foi entvo que me dei conta de que ele nvo faria a munima ideia do que eu estava a falar... Nvo deveria saber distinguir a Milha Verde do lodaval do Mississipi, por isso indiquei: - No corredor. Acenou com uma expressvo de alvio. Nvo tenho bem a certeza se ele sabia que era um corredor; no entanto, podia ver as lompadas de duzentos watts nas suas armavos de rede de arame.

Ento, fiz algo que nunca fizera antes a nenhum prisioneiro: ofereci-lhe a minha mo. Ainda hoje no compreendo o que me levou o quela atitude. Talvez tenha sido o facto de ele me ter feito a pergunta sobre as luzes. Garanto-vos que o meu gesto fez com que o Harry Terwilliger pestanejasse de perplexidade. O Coffey agarrou-me na mo com uma ternura surpreendente, tendo esta desaparecido quase

completamente no interior da sua, e foi tudo. Eu tinha recebido outra mosca na minha teia de aranha mort@fera. Est@vamos despachados.

Saê da cela. O Harry fez deslizar a porta na calha e fechou chave as duas fechaduras. Durante um momento ou dois, o Coffey deixou-se ficar no mesmo lugar, como se estivesse indeciso quanto ao que fazer em seguida; depois, optou por se sentar em cima da tarimba, com as enormes mos entre os joelhos, a cabela vergada sobre o peito, como um homem que rezasse ou sofresse de um grande desgosto. Pouco depois, começou a dizer qualquer coisa na sua estranha voz, onde se adivinhava um sotaque que era quase do Sul. Ouvi-o com toda a clareza e, embora no estivesse muito a par daquilo que ele fizera - no enecessorio que se tenha conhecimento das acces de um homem para poder alimento lo e cuidar dele, ato chegar a hora em que tero de pagar a sua devida para com a sociedade - senti-me percorrido por um calafrio.

- N $\hat{\mathbf{p}}$  o fui capaz de evitar, chefe adiantou ele. Tentei desfazer o que estava feito, mas j $\hat{\mathbf{p}}$  era demasiado tarde.
- Vais arranjar problemas com o Percy advertiu-me o Harry quando começõmos a percorrer o corredor atô ao meu gabinete. O Dean Stanton, uma espêcie de meu terceiro adjunto na cadeia de comando (na realidade, nêo tênhamos esse tipo de hierarquia, uma situação que o Percy Wetmore teria resolvido numa fracção de segundos), encontrava-se sentado por detrês da minha secretêria, actualizando os processos, uma tarefa para a qual dava a impressão que eu nunca conseguia arranjar tempo. Quando entrêmos, ele mal ergueu os olhos da papelada, limitando-se a dar um pequeno empurrêo aos êculos com a ponta do polegar, regressando de imediato aos papêis.
- Tenho tido problemas com esse palerma desde que ele aqui entrou redargui cautelosamente, afastando as cal $\hat{v}$ as da regi $\hat{v}$ o . das virilhas com uma careta. Ouviste o que ele
- gritou quando trouxe aquele gigante meio tolo co para baixo? Era impossovel no ter ouvido respondeu-me o Harry. No sei se sabes, mas eu encontrava-me presente. Eu estava na retrete e ouvi-o na perfeico interveio o Dean. Chegou uma folha de papel mais para junto de si, ergueu-a contra a luz de forma a que eu pudesse ver bem o corculo de cafo em cima das palavras dactilografadas e lancou-a para dentro do tabuleiro dos papois. "Homem morto a caminhar." Deve ter lido isso numa dessas revistas de que ele tanto gosta.
- O que provavelmente fora o caso. O Percy Wetmore era um grande leitor da Argosy e da Stag, assim como da Men 's Adventure. Em cada uma dessas publicações havia sempre
- uma hist@ria passada na pris@o, ou pelo menos era a impress@o com que se ficava, e o Percy costumava l@-las com avidez, como um homem que se dedicasse a um trabalho de pesquisa. Parecia que tentava descobrir como @ que deveria agir, e julgava que esse tipo de informa@o estaria contido naquelas revistas. O tipo come@ara a trabalhar ali depois de termos acabado com o Anthony Ray, o assassino do machado, e ainda n@o participara verdadeiramente numa execu@o, embora j@ tivesse testemunhado uma delas do compartimento do quadro el@ctrico. Ele tem conhecimentos acrescentou o Harry. Gente influente. Vais ter de justificar porque correste com ele do bloco e de explicar ainda melhor porque @ que esperaste que ele fizesse algum trabalho a s@rio.
- Eu nunca esperei isso repliquei, e era verdade... embora houvesse albergado algumas esperan@as. O Bill Dodge n@o era dos que deixava um homem ficar ao p@ de si sem fazer nada, a olhar para quem trabalhava. Neste momento estou mais interessado no matul@o. Iremos ter alguns problemas com ele?
- O Harry sacudiu a cabela com grande determinallo. Ele esteve calado que nem um rato lo no tribunal do municlopio de Trapingus adiantou o Dean. Retirou do nariz os pequenos loculos sem aros e comelou a limpar as lentes com a ponta do colete. lo claro que ele estava manietado com mais correntes do que aquelas que o Scrooge viu no fantasma do Marley, mas se quisesse poderia ter comelado a dar pontaplos a tudo o que tinha lo sua frente. No sei se sabes a quem lo que me estou a referir, meu amigo.
- Sei muito bem respondi, embora no soubesse. Mas acontece que detesto que o Dean Stanton me leve a melhor. O homem o bem grandinho, no verdade? -

continuou Dean.

- De facto, 🗣 concordei. Monstruosamente grande. O mais prov@vel 🗣 termos de ajustar a Velha Fa@sca para o programa do Superassado para poder dar cabo do coiro do homem.
- No te preocupes com a Velha Faosca redarqui distraidamente. Ela faz com que os grandes se transformem em pequeninos.
- O Dean apertou os lados do nariz, nas zonas onde se avistavam um par de manchas avermelhadas provocadas pelos ©culos.
- Sim disse ele com um acenar de cabela. He alguma verdade no que acabaste de dizer.
- Algum de voc@s sabe de onde @ que ele veio antes de ter aparecido em...
- Teflon? perguntei. Foi em Teflon, no verdade? Sim anuiu o Dean. Teflon, no municopio de Trapingus. Antes de ter aparecido por lo e de ter feito aquilo que

34 35

fez, do a impresso que ninguom sabe por onde o que andou. Imagino que andasse de um lado para o outro ao acaso. Talvez possas descobrir mais alguma coisa nos jornais da biblioteca da prisĝo, se estiveres realmente interessado. O mais provêvel 🕯 nêo os tirarem de lê atê 🕯 prêxima semana. - O Dean exibiu um esgar sorridente. - No entanto, 🕯 possêvel que tenhas de ouvir o teu amiguinho a gemer e a implicar no andar de cima.

- Seja como for, talvez v♥ dar s♥ uma espreitadela - repliquei, e nessa mesma tarde foi exactamente o que fiz. A biblioteca da penitenci@ria situava-se nas traseiras do edifêcio, êrea que em breve estava destinada a transformar-se na oficina de repara��o de autom�veis - pelo menos era isso o que havia sido planeado. Na minha opinio, seriam mais uns dinheiros no bolso de alguom, mas o certo 🖟 que a Grande Depressゆ se tinha instalado entre n🖟s, pelo que eu quardava as opini@es para mim pr@prio - da mesma maneira que deveria ter ficado de boca calada em relaçõo ao Percy, mas acontece que por vezes um homem no o capaz de refrear aquilo que tem a dizer. Na maior parte das vezes, a boca de um homem arranja-lhe mais complicate do que o coiso alguma vez conseguiria causar-lhe. E em qualquer dos casos, o projecto da oficina nunca chegou a concretizar-se: na Primavera seguinte, as instalações da penitenciêria mudaramse para um local noventa e cinco quil@metros mais abaixo, 🛭 beira da estrada para Brighton. Calculei que isso se deveria a mais maquina@es nos bastidores. Mais uns dinheiros que iriam parar 🗣 algibeira de algu🗫m. Todavia, eu n🗣o tinha nada a ver com aquele assunto.

A administração ficara instalada num novo edifêcio, na ala oriental do pêtio; a enfermaria tambûm ia ser transferida para outro lugar (para comeûar, quem fora o grande labrego que ti

vera a ideia de instalar a enfermaria no primeiro piso? Aquilo era mais um dos mist@rios da vida): a biblioteca continuava a manter-se parcialmente abastecida - n�o que alguma vez houvesse contido muito material de leitura - embora n�o se visse ningu@m por ali. O velho edif@cio era uma esp@cie de caixa aquecida constru@da de sarrafos de madeira, encaixada entre os blocos A e B. As casas de banho destes 🕅 ltimos situavam-se nas traseiras da biblioteca, e a 🕡 pairava sempre um vago cheiro a urina, o que provavelmente seria a 🕅 nica raz🕡 que poderia justificar a mudanĝa de instalaĝĝes. A biblioteca

tinha o tra@ado de um "L", n@o sendo muito maior do que o meu gabinete. Procurei uma das ventoinhas, mas estas j@ haviam sido todas retiradas. Ali dentro a temperatura deveria rondar os trinta e oito graus; quando me sentei, senti nas virilhas um latejar provocado pelo calor. Como se fosse um dente inflamado. Sei que 🖟 uma compara🗫 absurda, levando em considera🗫 a regiço do corpo a que estou a referir-me, mas era a 🖟 nica coisa que me ocorria para estabelecer uma comparação adequada. Aquela situação agravava-se bastante mais sempre que urinava ou depois de ter urinado, e acabara de fazer isso quando entrei naquele recinto.

Ao fim e ao cabo, havia outro tipo na biblioteca - um antigo prisioneiro de confian@a, um homem esquel@tico, de nome Gbbons, que passava pelas brasas a um

canto, tendo sobre as coxas um romance sobre o Oeste selvagem e a aba do chap@u a cobrir-lhe os olhos. O calor parecia no o incomodar, o mesmo acontecendo em relation aos resmungos, sons de passos pesados e o praguejar ocasional que vinham da enfermaria no andar de cima (onde deviam estar pelo menos cinco graus mais quente, e eu esperava que o Percy estivesse a saborear tal facto). No incomodei o homem, tendo-me dirigido para a sec��o mais curta do "L,", onde se encontravam os jornais. Ocorreu-me que talvez tivessem levado o mesmo caminho das ventoinhas, apesar do que o Dean dissera. Verifiquei que isso ainda no tinha acontecido. O assunto das gêmeas Detterick era bastante fêcil de encontrar; fora not@cia de primeira p@gina desde que as investiga@@es haviam tido in@cio, em Junho, at@ ao julgamento em fins de Agosto, entrando por Setembro adentro. Ao fim de pouco tempo, j eu me tinha esquecido do calor, dos passos que ecoavam vindos do andar de cima e do ressonar asmêtico do velho Gibbons. O pensamento daquelas duas rapariguinhas de nove anos, muito ao estilo das gêmeas Bobbsey' com os seus macios cabelos louros e sornsos irresist@veis - relacionado com o negrume da figura entroncada do Coffey era desagrad@vel, mas imposs@vel de ignorar. Dado o tamanho do homem, era f@cil imagin@-lo a devor@-las, qual gigante de uma fêbula. O que ele fizera era ainda pior do Expresso utilizada para descrever duas pessoas que esto sempre juntas, e que fisionomicamente s $oldsymbol{arrho}$ o parecidas, o mesmo acontecendo em rela $oldsymbol{arrho}$ o  $oldsymbol{arrho}$ s suas atitudes.

36 37

(N. da T. )

que isso, e tivera muita sorte por no ter sido linchado ali mesmo, na margem do rio. Isto 0, no caso de se considerar uma sorte o facto de ele estar 0 espera de percorrer a Milha Verde, para acabar por se sentar no rega0 da Velha Fa0sca.

O rei algod©o fora deposto no Sul setenta anos antes de todas estas coisas terem acontecido, sem possibilidade de jamais voltar a ser rei, mas nesses anos da d©cada de 30 havia

atravessado uma pequena fase de revivalismo. Tinham deixado de existir plantações de algodõo, embora houvesse quarenta ou cinquenta quintas prosperas que se dedicavam ao plantio do algodõo, na regiõo meridional do estado. Klaus Detterick era o proprietorio de uma delas. De acordo com os padrões de sociedade que vigoravam nos anos 50, ele estaria apenas um furo acima do estado de pobreza; no obstante, segundo os valores que vigoravam nos anos 30, Detterick tinha uma vida desafogada, uma vez que costumava pagar em dinheiro a conta da mercearia no final de todos os meses, e poderia olhar bem de frente para o gerente do banco, caso se cruzasse com ele na rua. A casa da quinta era limpa e confortavelmente espaçosa. Para alom do algodõo, criava tambom umas quantas galinhas e vacas. Ele e a mulher tinham tido tros filhos: Howard que deveria andar por volta dos doze anos e as gomeas, Cora e Kathe.

Numa noite quente de Junho desse ano, as meninas pediram e obtiveram autoriza con para dormir no alpendre lateral da casa, circundado por rede. Tanto para uma como para a

outra aquilo era um grande acontecimento. A moe deu-lhes um beijo de boas-noites muito proximo das nove da noite, quando os oltimos raios de luz estavam prestes a desaparecer no horizonte. Foi a oltima vez em que teve oportunidade de ver as filhas, ato que estas foram colocadas nos respectivos caixos pelo cangalheiro, que entretanto reparara a maior parte das mutilações infligidas nos seus corpos. Naquele tempo, as famolias rurais tinham por hobito deitor-se cedo - "assim que comeoasse a fazer escuro debaixo da mesa", como a minha moe dizia por vezes - dormindo

um sono profundo. O que foi certamente o caso em rela**çõ**o a Klaus, Marjorie e Howie Detterick na noite em que as g**©** 

meas foram arrebatadas de sua casa. Sem dêvida que Klaus teria sido despertado por Bowser, o velho cêo da famêlia, arraêado de collie, caso este houvesse ladrado, o que nêo se verificêu. Nem nessa noite nem nunca mais. Es primeiras horas da manhê, Klaus jê estava a pê para ordenhar as vacas. O alpendre era num dos lados da casa, afastado da vacaria, no tendo sequer passado pela cabela de Klaus ir ver como e que estavam as meninas. O facto de Bowser no o ter acompanhado no era motivo para alarme. O co considerava que as galinhas e as. vacas eram seres desprezeveis, pelo que habitualmente se escondia na sua casota, por detros do celeiro, quando essas tarefas da quinta eram levadas a cabo, a menos que o chamassem... e so se isso fosse feito com toda a energia.

Mais ou menos cinco minutos depois de o marido ter calçado as botas na barraca que servia de arrecadação e de se ter dirigido num passo determinado para a vacaria, Marjorie desceu atê ao andar têrreo. Começou a preparar o cafê e pês o toucinho defumado a frigir. A combinação daqueles aromas trouxe Howie do seu quarto, situado logo abaixo do beiral, mas continuava a nêo haver sinais da presença das raparigas que haviam dormido no alpendre. Marjorie disse ao filho que fosse chamê-las, enquanto quebrava os ovos para dentro da gordura do toucinho. Klaus haveria de querer que as filhas fossem buscar os ovos acabados de pêr, assim que houvessem terminado o pequeno-almoço. Sê que o pequeno-almoço não teve lugar em casa dos Detterick nessa manhê. Howie regressou do alpendre com as faces lêvidas e com os olhos, que atê entêo tinham estado inchados devido sonolência, completamente arregalados.

- Elas desapareceram - anunciou o rapaz.

Marjorie dirigiu-se para o alpendre, mostrando-se inicialmente mais irritada do que preocupada. Mais tarde disse que tinha suposto, isto  $\hat{\mathbf{e}}$ , se  $\hat{\mathbf{e}}$  que na altura supusera alguma coisa, que as filhas haviam decidido dar um passeio, a fim de colher flores  $\hat{\mathbf{e}}$  primeira luz do alvorecer. Ou isso ou qualquer outro disparate caracter $\hat{\mathbf{e}}$ stico das garotas daquela idade. Ap $\hat{\mathbf{e}}$ s um r $\hat{\mathbf{e}}$ pido olhar compreendeu logo por que motivo  $\hat{\mathbf{e}}$  que o filho ficara t $\hat{\mathbf{e}}$ o p $\hat{\mathbf{e}}$ lido.

Gritou por Klaus - berrou por ele - e Klaus veio a correr com as botas esbranqui@adas por ter derramado em cima delas metade de um balde cheio de leite. Aquilo com que se

39

deparou no alpendre teria transformado em borracha os joelhos de qualquer pai, ainda que este fosse muito corajoso. Os cobertores em que as raparigas se haviam enrolado, quando a noite comeĝara a arrefecer, tinham sido arremessados para um canto. A porta de rede fora arrancada violentamente da dobradiĝa superior e pendia suspensa da ombreira. Nas tôbuas tanto do soalho do alpendre como dos degraus, para lô da porta de rede danificada, viam-se vôrias manchas de sangue. Marjorie implorou ao marido que nôo fosse procurar as filhas sozinho, e que nôo levasse o filho caso se sentisse forôado a procuaô-las, mas poderia muito bem ter poupado o fôlego.

O homem foi buscar a carabina que se encontrava pendurada no barrac\(\hat{o}\) que servia de arrecada\(\hat{o}\)000, bem fora do alcance de m\(\hat{o}\)000 pequenas, e entregou a Howie a de calibre 22, que tinha andado a guardar para lhe oferecer no seu anivers\(\hat{o}\)rio, o qual teria lugar em Julho. Em seguida, pai e filho puseram-se a caminho, sem prestar a mais pequena aten\(\hat{o}\)000 aos gritos e ao choro da mulher, que queria saber o que ambos tencionavam fazer, no caso de depararem com um bando de maltrapilhos vadios, ou com um grupo de negros de maus ligados fugidos da quinta de Laduc. Neste aspecto, quero dizer-vos que me parece que os homens procederam acertadamente. O sangue j\(\hat{o}\) perdera a sua fluidez, embora ainda estivesse bastante viscoso, muito pr\(\hat{o}\)ximo da vermelhid\(\hat{o}\)0 que lhe era caracter\(\hat{o}\)stica, em vez de ter adquirido a tonalidade acastanhada que costumava ter quando j\(\hat{o}\) se encontrava bem seco. O rapto das garotas n\(\hat{o}\)0 acontecera h\(\hat{o}\) muito tempo. Klaus deveria ter raciocinado que ainda seria poss\(\hat{o}\)vel salvar as suas filhas e n\(\hat{o}\)0 tinha a m\(\hat{o}\)nima inten\(\hat{o}\)000 de deixar escapar essa oportunidade.

Nenhum deles conseguiu avistar qualquer rasto das garotas - ambos eram recolectores, no capadores, homens que costumavam ir para os bosques, atros de guaxinins e veados

na proca propria, no porque o desejassem com muita veemoncia, mas sim porque se tratava de uma coisa que se esperava deles. O terreno que circundava a casa estava numa confuso de terra espezinhada, cheio de trilhos confusos que no confuso que no

permitiam discernir fosse o que fosse. Deram a volta ao celeiro, tendo visto imediatamente por que motivo Bowser, um animal que mordia mal mas que ladrava bem, no dera o alarme. O seu corpo encontrava-se meio dentro e meio fora da casota, a qual fora construêda com os restos das têbuas utilizadas na construêdo do celeiro (havia uma tabuleta onde esta

va escrita a palavra Bowser travada com grande perfeivo sobre o arco da entrada na parte da frente - vi uma fotografia publicada num dos jornais), com a cabeva quase todo torcida num ongulo de cento e oitenta graus. Teria sido necessorio um homem com uma forva extraordinoria para poder fazer aquilo a um animal de to grande porte, dissera o promotor de justiva, ao jori do julgamento de John Coffey... para em seguida fitar alongada e significativamente a figura portentosa do arguido, sentado por detros da mesa do advogado de defesa, mantendo o olhar baixo e envergando um fato-macaco novinho em folha que o estado lhe havia oferecido e que por si so jo era o prenoncio da danavo: Alom do coo, Klaus e Howie haviam encontrado um bocado de salsicha cozinhada. De acordo com a teoria prevalecente - que no duvido ter tido bases solidas - Coffey tinha atravo o coo por meio daquele petisco e depois, o medida que Bowser consumia a iguaria, lanvara-lhe as mos o volta do pescovo, que quebrara com um gesto violento dos seus pulsos cheios de forva.

Por detrês do celeiro ficava a pastagem norte de Detterick, onde naquele dia nenhuma das vacas iria pastar. O solo encontrava-se todo empapado com o orvalho da madrugada, e era atravessado na diagonal em direcêro a noroeste pelas pegadas de um homem, têo nêtidas como a luz do dia.

At@ mesmo no seu estado de semi-histeria, Klaus Detterick hesitou inicialmente em seguir aquele rastro. N\overline{o}o era com medo do homem ou dos homens que haviam levado as suas filhas; era, isso sim, o receio de seguir o caminho que o raptor tomara at@ sua casa... de haver possibilidade de se encaminhar exactamente na direc\overline{o}o errada, numa altura em que todos os segundos poderiam ser de grande import\overline{o}ncia.

Howie resolveu esse dilema ao retirar um bocado de tecido de algodo amarelo de um arbusto situado precisamente no perometro da orea que circundava a casa. Quando se sentou no banco das testemunhas, alguom mostrou a Klaus aquele mesmo bocado de tecido, e ele comeo ua chorar ao identifico-lo como um pedao dos calores com que a filha Kathe dormira. Cerca de vinte metros mais o frente desse lugar, pendurado no ramo saliente de um zimbro, fora encontrado um bocado de um tecido de um verde desbotado, que condizia com a camisa de noite que Cora usava quando dera um beijo de boas-noites o more e ao pai.

Os Detterick, pai e filho, prosseguiram num passo quase

41

de corrida, levando as armas empunhadas va frente, va maneira dos soldados quando atravessam um campo de batalha sob uma barragem de metralha cerrada. Se alguma coisa nesse dia me espanta va o facto de o rapaz, que corria desesperadamente atrvos do pai (muitas vezes quase sendo deixado para trvos), nunca ter cavo, e disparado, inadvertidamente, uma bala contra as costas do pai.

A quinta encontrava-se ligada verde telefûnica local - outro indicador para os vizinhos de que os Detterick eram uma famûlia prûspera, pelo menos de uma forma moderada,

numa ©poca considerada economicamente desastrosa - pelo que Marjorie utilizou a central telefênica para ligar ao mêximo nêmero possêvel de vizinhos que estivessem abrangidos pelo mesmo sistema, informando-os da tragêdia que se abatera sobre a sua famêlia como um relêmpago que houvesse cruzado um cêu desanuviado, sabendo de antemêo que cada um dos telefonemas produziria uma reacêro em cadeia, como seixos arremessados numa sucessêo rêpida sobre um charco de êguas mansas. Por fim, ergueu o auscultador uma êltima vez, proferindo as

palavras que eram quase uma marca registada nos prim@rdios da era das redes telef@nicas da altura, pelo menos na regi@o sul do mundo rural: "Al@, central, est@ alqu@m em linha?"

A central encontrava-se em linha, mas por breves instantes no disse coisa alguma; aquela mulher de morito estava absolutamente aparvalhada. Por fim, lo conseguiu articular alguma coisa.

- Sim, minha senhora, Mistress Detterick, com certeza que estou em linha. Oh, meu bom e doce Jesus, neste momento estou a rezar para que as suas pequenitas se encontrem bem...
- Sim, estou-lhe muito agradecida interrompeu Marjorie. Mas diga ao Senhor que espere o tempo suficiente para que me possa ligar ao xerife em Tefton, de acordo?

O xerife do municôpio de Trapingus era' um velho matreiro com o nariz de quem abusava do uêsque, com uma panêa que mais parecia uma selha de roupa e cabelos brancos têo esparsos que se assemelhavam a cerdas para limpar cachimbos. Eu conhecia-o bastante bem; o homem fora vêrias vezes a Cold Mountain visitar aqueles a quem chamava "os seus rapazes", quando estes se preparavam para entrar no grande alêm. As testemunhas que assistiam ês execuêões costuma

vam sentar-se nas mesmas cadeiras desdobrêveis em que todos provavelmente jê se sentaram numa ou duas ocasi@es, durante funerais ou ceias na igreja, ou ainda durante as sess@es de bingo nas granjasl (de facto, nesses tempos, t@nhamos o costume de pedir emprestadas as que utiliz@vamos @ Granja Liga@@o M@stica N@mero 44) e, de cada vez que o xerife Homer Cribus se sentava numa delas, eu estava sempre 🗣 espera de ouvir aquele estalar seco que anunciaria o colapso. Temia esse dia e ansiava simultaneamente por ele, mas foi um dia que nunca veio. No muito tempo dep@is - n@o poderia ser mais do que um Ver@o ap@s as garotas Detterick terem sido sequestradas - ele teve um ataque do cora��o no seu gabinete, aparentemente enquanto fornicava com uma rapariga de raça negra de dezassete anos, de nome Daphne Shurtleff. Houve muito falat@rio por causa dessa ocorr@ncia, uma vez que ele tinha por h@bito exibir-se sempre de forma proeminente na companhia da mulher e dos seus seis filhos por altura das elei@@es - esses eram os tempos em que, quando algu@m pretendia candidatar-se a fosse o que fosse, costumava dizer-se: "S@ baptista ou desaparece." Mas as pessoas adoram um hip@crita - reconhecem sempre os da sua ra@a e sabe sempre bem quando algu@m 🖟 apanhado com as cal@as na m@o e de pau feito e esse algu@m n@o somos n@s.

Para al@m de ser um rematado hip@crita, ele era um incompetente, o tipo de fulano que se deixava fotografar enquanto fazia festas ao gato de alguma senhora, quando fora outra pessoa - o seu ajudante Rob McGee, por exemplo - quem na realidade quase partira uma clav@cula ao subir @ rvore para onde a bichana trepara e ao traz@-la para baixo.

McGee ouviu o arrazoado de Marjorie durante talvez dois minutos, depois interrompeu-a com quatro ou cinco perguntas - rêpidas e incisivas, como se fosse um pugilista com experiência a desferir pequenos golpes sobre as faces do adversêrio, o gênero de ataques que sêo têo pequenos, mas têo violentos, que o sangue comeêa a jorrar quase antes do impacte. Depois de ter obtido as respostas ês suas perguntas, ele acrescentou:

- Vou telefonar ao Bobo Marcham. Ele tem uns c $\hat{e}$ es. A senhora deixe-se ficar sossegadinha onde est $\hat{e}$ , Mistress Detterick. Se o seu homem e o seu rapaz regressarem, diga-lhes
- ' Associa@es de lavradores. (N. da T.)

Entretanto, o homem e o rapaz de Marjorie haviam continuado a seguir o trilho do sequestrador ao longo de quatro quil@metros e meio para noroeste; todavia, quando a pista

saiu de terreno aberto, entrando no arvoredo cheio de pinhais, acabaram por perdê-la. Ambos eram lavradores e nêo caêadores, tal como jê disse, e nessa altura jê se tinham apercebido de que se encontravam na peugada de um animal. Ao longo do caminho haviam encontrado o top que condizia com os calêes amarelos de Kathe, assim como um outro pedaêo da camisa de dormir de Cora. Ambos os artigos se encontravam empapados de sangue, e naquele momento nem Klaus nem Howie estavam com tanta pressa como no inêcio; nas suas esperanêas jê devia ter principiado a infiltrar-se uma certeza cheia de frialdade, comeêando a descer tal como a êgua fria o faz, afundando-se por ser mais pesada. Entraram no bosque ê procura de vestêgios, nêo encontraram nada, entraram numa

Entraram no bosque 🕻 procura de vest©gios, n©o encontraram nada, entraram numa segunda ©rea e tiveram um resultado id©ntico, e depois numa terceira zona. Desta feita depara

ram com um leque de sangue derramado por cima de um amontoado de agulhas de pinheiro. Seguiram na direc��o que lhes parecia indicada durante algum tempo, depois recome@aram a procurar ao acaso. Nessa altura i@ eram nove horas da manh0; ambos come@aram a ouvir atr0s de si os gritos de homens e o latir de c@es presos por trelas. Rob McGee conseguira organizar um corpo de guardas civis no mesmo espa**©**o de tempo que teria levado ao xerife Cribus terminar o seu primeiro caf@ ado@ado com brande; passados quinze minutos j@ tinham alcan@ado Klaus e Howie Detterick, os dois caminhando num passo desesperadamente cambaleante em redor do per@metro do bosque. Pouco depois, os homens puseram-se de novo em movimento, com os cres de Bobo 🖟 frente. McGee permitiu que Klaus e Howie os acompanhassem - ainda que lhes tivesse dado ordem contr⊕ria, ambos teriam recusado voltar atrês, independentemente do quanto temessem o desfecho daquela persegui��o, o que McGee teria compreendido; no entanto, for�ou-os a descarregarem as armas. Os outros haviam feito o mesmo, argumentara McGee; assim era mais seguro. O que no lhes disse (no que foi imitado por todos os outros) foi que os Detterick eram os @nicos a quem havia sido pedido que retirassem as muni@es das espingar 44

das, entregando-as ao ajudante do xerife. Sem se aperceberem bem da situa vo e desejando apenas prosseguir at ao fim daquele pesadelo, pai e filho fizeram o que lhes foi dito. Quando Rob McGee conseguiu convencer os Detterick a descarregarem as armas e a entregarem as munitos, salvara provavelmente a desgravada vida de John Coffey.

No parando de ganir, os coes presos pelas trelas arrastaram os homens durante tros quilômetros pelo solo coberto de pinhas, seguindo sempre pelo trilho em direco o a noroeste. Em seguida, detiveram-se na margem do rio Trapingus, cujo leito o largo e de o guas lentas naquele ponto, correndo para sudeste atravos de colinas baixas e arborizadas, onde famolias de nome Cray, Robinette e Duplissey continuavam a manufacturar os seus proprios mandolins e frequentemente cuspiam os seus proprios dentes apodrecidos, enquanto lavravam a terra; eram regiões rurais bem para o interior, onde os homens conseguiam apanhar serpentes aos domingos de manho e deitar-se o noite em amplexos carnais com as proprias filhas. Eu conhecia as suas famolias; a maior parte deles contribuo de tempos a tempos com uma refeiçõo para a Velha Faosca. No extremo mais afastado do rio, os homens do corpo de voluntorios podiam ver aquele sol de Junho reflectido nos carris de ao do ramal ferroviorio do Sul. Mais ou menos a quilômetro e meio para a direita, rio abaixo, havia um viaduto que atravessava o caminho em direco o se minas de carvo de West Green.

Foi ali que encontraram um trilho largo com o solo bastante revolvido entre as ervas e os arbustos baixos, um rasto too ensanguentado que muitos dos homens foram foroados a correr para o arvoredo, aliviando-se dos pequenos-almodos que haviam ingerido. Tambom encontraram o resto da camisa de noite de Cora, que estava caoda naquele caminho coberto de sangue derramado, e Howie, que ato ento se tinha aguentado de forma admirovel, retrocedeu para junto do pai, prestes a desfalecer.

E foi naquele lugar que os cêes de Bobo Marcham tiveram o seu primeiro e ênico desacordo do dia. Ao todo eêam seis animais dois perdigueiros, dois malhados de

negro e um par de terriers cruzados de aspecto feroz. Os dois **l**timos queriam continuar em direc**l**o a noroeste, seguindo pelo Trapingus acima; os demais pretendiam seguir rumo a sudeste. Os seis enredaram-se nas suas pr**l**prias trelas e, embora os

45

jornais no tivessem feito qualquer meno a esse acontecimento, eu era capaz de imaginar o praguejar horrêvel que deve ter saêdo da boca de Bobo, destinado aos animais, enquanto se servia das mêos - certamente a parte mais bem-educada do seu corpo - para desenredar as trelas que os prendiam. Nos meus tempos tive oportunidade de conhecer alguns donos de cêes de caêa, e diz-me a experiência que, como classe, sêo todos muito parecidos.

Bobo manteve-os com a trela curta, numa matilha ordeira, depois passou a camisa de dormir de Cora feita em farrapos por baixo do nariz dos animais, como se os estivesse a recordar do motivo que os havia levado equele lugar, num dia em que a temperatura atingiria certamente os trinta e dois graus por volta do meio-dia, e os insectos, em enxames, je descreviam cerculos e volta das cabelas dos membros da milecia. Os ; ces de cala farejaram mais uma vez, decidiram votar todos no mesmo nemero e le foram em direcelo ao rio, seguindo para jusante a toda a velocidade.

Ainda mal tinham passado dez minutos quando os homens detiveram a sua caminhada, dando-se conta de que ouviam algo mais alêm dos latidos dos cêes. Na realidade, era mais um uivar do que um ladrar ou rosnar, um som que cêo algum jamais havia emitido, nem sequer nas vascas da morte. ', Era um som que nenhum dos homens alguma vez ouvira ser articulado fosse pelo que fosse, embora todos eles soubessem, sem qualquer margem para dêvida, que saêra da boca de um homem. Foi o que eles disseram na altura, e eu acreditei piamente. Tenho a impressêo de que tambêm o teria reconhecido. Jê tive oportunidade de ouvir homens a gritarem daquela mesma maneira, quando iam a caminho da cadeira elêctrica. Nêo muitos quase todos os condenados se fecham em si mesmos e vêo ora calados ora dizendo piadas, como se fossem ao piquenique da sua turma - mas uns quantos. Geralmente, aqueles que acreditam na existência do inferno, sabendo de antemêo que ele os aguarda no final da Milha Verde.

Uma vez mais, Bobo manteve os seus cres com as trelas curtas. Os animais eram valiosos e ele nro tinha a mrima intenro de vir a perder qualquer deles por causa do psicopata que uivava e proferia um arrazoado sem nexo mais abaixo na margem do rio. Os homens carregaram as suas carabinas e comeraram a fazer pontaria. Aquele uivar provocara-lhes calafrios de gelar as almas, fazendo com que a transpirarro lhes

corresse pelas costas abaixo e se acumulasse nos sovacos, como se fosse egua gelada. Quando as pessoas se encontram numa situação apavorante como aquela necessitam de um dirigente, a fim de poder prosseguir; coube ao ajudante de xerife, McGee, chefiê-los. Tomou a dianteira do grupo e começou a caminhar num passo vigoroso (não obstante aquela aparente determinação, aposto que ele naquela altura não se sentiu lê muito vigoroso), atê chegar a um maciço de amieiros que saçam do bosque e sua direita, com o resto dos companheiros a seguir a cerca de cinco passos atrês de si, num andar que denotava um certo nervosismo. McGee parou uma sê vez, para indicar por gestos ao homem de maior porte entre eles - Sam Hollis - que se mantivesse perto de Klaus Detterick. Do outro lado dos amieiros havia mais terreno aberto, que se estendia atê ao inêcio do bosque e direita, enquanto e esquerda se avistava uma longa encosta suavemente ondulada,

junto paragem do rio. Todos eles pararam onde se encontravam, como se houvessem sido fulminados por um raio. Estou convencido de que estariam dispostos a dar muito do que possubam para poder apagar o que tinham prente dos olhos, e que nenhum deles jamais conseguiria esquecer... Era o prente de pesadelo que paira para lo dos factores e dos elementos que formam as vidas boas e comuns - as ceias na igreja, os passeios pelas veredas dos campos, o trabalho honesto, beijos de amor trocados na cama. Existe uma caveira em todos os homens, e

deixem-me que vos diga que existe uma caveira na vida de todos os homens. Nesse dia, aqueles homens viram-na - viram aquilo que por vezes esbo@a um esgar sinistro por detr@s de um sorriso.

Sentado na margem, envergando um fato-macaco desbotado e manchado de sangue, encontrava-se o homem mais corpulento que muitos deles alguma vez tiveram ocasiço de ver - John Coffey. Os seus pes enormes de dedos achatados e largos estavam descalços. E volta da testa usava uma faixa de um vermelho desbotado, da mesma maneira que qualquer mulher do campo usaria um lenço para ir e igreja. Os mosquitos que o rodeavam formavam uma nuvem escura. Aninhado em cada um dos seus braços estava o corpo de uma menina nua. Os cabelos louros das garotas, anelados e de uma tonalidade clara, como se fossem a penugem de algodço do campo, estavam colados es cabeças, empastados de sangue. O homem que as mantinha presas nos braços vociferava

contra o firmamento, como se fosse um vitelo aluado, com ~ faces de tez castanha erguidas e cheias de l@grimas; as suas fei@es surgiam contorcidas num esgar monstruoso de desgosto. A sua respira@o era entrecortada, fazendo com que a caixa tor@cica se soerguesse, at@ se ver a tens@o exercida nas fivelas das al@as do fato-macaco; o homem sustinha a respira\_ @o, soltando-a juntamente com um daqueles uivos alongados que os outros haviam ouvido. Era muito frequente ler-se no jornal que "o assassino n@o mostrou qualquer remorso"; todavia, esse n@o era o caso naquela situa@o. John Coffey sentia-se despeda@ado pela ac@o que cometera... mas haveria de continuar a viver. Para as raparigas isso seria totalmente imposs@vel. Haviam sido esventradas.

Ningu@m pareceu lembrar-se do per@odo de tempo que ali permaneceram, observando o homem que continuava a uivar, o qual, por seu turno, fitava um comboio que passava na ou

tra margem do rio de vastas equas calmas e que se dirigia velozmente atraves dos carris na direcedo do viaduto que atravessava o rio. Tinham a sensação de que haviam estado a observar durante uma hora, ou talvez para todo o sempre, embora o comboio desse a impressão de não avançar, parecendo deter-se, bruscamente imobilizado, qual criança com uma birra; têo-pouco o Sol se ocultou por detrês de uma nuvem, permitindo que aquela visão se apagasse dos seus olhos. Encontrava-se ali, perante eles, têo verdadeira como a dentada de um cêo. O homem negro embalava-se para a frente e para três. Kathe e Cora eram embaladas ao mesmo ritmo do seu corpo, como se fossem meras bonecas de trapos nos braços de um gigante. Os mêsculos manchados de sangue dos gigantescos braços desnudados do homem, flectidos e distendidos, flectidos e distendidos, flectidos e distendidos.

Foi Klaus Detterick quem quebrou aquele silêncio sinistro. Soltando gritos de dor, arremessou-se contra o monstro que violara e assassinara as filhas. Sam Hollis sabia bem co mo cumprir a tarefa que lhe fora reservada, a tentou levê-la a cabo, embora nêo tivesse sido capaz. Era cerca de quinze centêmetros mais alto do que Klaus, e o seu peso excedia o do outro em pelo menos trinta e cinco quilos, mas Klaus dava a impressêo de quase ter a forêa suficiente para se libertar dos seus braêos, que o rodeavam. Klaus lanêou-se atravês daquele terreno aberto, desferindo um violento pontapê contra a cabeêa do Coffey. A sua bota de lavoura, manchada com o leite

seco que havia derramado e que jo azedara por foro do calor, atingiu em cheio a fronte esquerda do Coffey, mas este pareceu no ter sentido o violento impacte. Limitou-se a permanecer sentado, enquanto chorava e se baloio ava, olhando fixamente para a outra margem do rio; imagino que poderia muito bem ter feito parte da imagem de um sermo do dia de Pentecostes, o fiel seguidor da cruz, a olhar contemplativamente para a terra prometida... isto o, no fora a presenca dos dois cado veres.

Foi necess@ria a for@a de quatro homens para conseguir arrastar o lavrador hist@rico para longe de John Coffey, apesar de ele ter conseguido atingir este Øltimo n�o sei bem quantas vezes antes de os esfor�os dos outros serem bem sucedidos. Nada do que estava a acontecer parecia despertar o m@nimo interesse em Coffey, fosse de que maneira fosse; o homem limitava-se a observar ensimesmado a outra margem do rio, dando largas 🛭 m🛭 goa que o dominava. Quanto a Detterick, todo o esp@rito de luta o abandonou quando por fim o afastaram do assassino - como se uma estranha corrente galvanizadora atravessasse o corpo do gigantesco homem negro (eu continuo a ter uma certa propensio para pensar em met@foras ligadas @ electricidade; v@o ter de me desculpar esta minha faceta peculiar); quando o contacto que Detterick mantivera com essa fonte de energia foi finalmente interrompido, o seu corpo ficou flêcido, como um homem que houvesse sido arremessado de um cabo el@ctrico descarnado. Ajoelhou-se com as pernas abertas na margem do rio, mantendo as faces ocultas pelas mos enquanto chorava convulsivamente. Howie juntou-se ao pai e ambos se abra@aram testa contra testa.

Dois dos homens mantinham-nos sob uma vigilência apertada, ao mesmo tempo que o resto do grupo, de carabinas em punho, formava um cêrculo em redor do homem negro que neo parava de se embalar e de gemer. Dava a impresseo de ainda neo se ter apercebido da presenea dos homens. McGee deu alguns passos em frente, apoiando o peso do corpo ora sobre um pe ora sobre o outro durante algum tempo, ate que se agachou.

- Mister - disse ele numa voz tranquila que teve o condio de calar Coffey imediatamente. McGee olhou para uns olhos congestionados devido ao choro que parecia não querer interromper-se, como se alguêm tivesse deixado uma torneira aberta dentro do homem. Aqueles olhos choravam, no entanto

pareciam intocados... distantes e serenos. Foram os olhos mais estranhos que tive oportunidade de ver em toda a minha vida. McGee tamb@m chegou a uma conclus@o bastante aproximada. "Como se fossem os olhos de um animal que nunca tivessem visto um homem", disse ele a um rep@rter de nome Hammersmith pouco antes do julgamento.

- Mister, est@ a ouvir-me? perguntou McGee. Devagar, Coffey acenou afirmativamente. Continuava a rodear com os bra@os as suas bonecas macabras, as quais mantinham o queixo sobre o peito, de forma a que os rostos n@o podiam ser vistos com clareza, um dos poucos actos de miseric@rdia que Deus achou por bem conceder naquele dia fat@dico.
- Tem algum nome? acrescentou McGee.
- John Coffey respondeu o homem numa voz empastada e embargada pelas l@grimas.
- Coffey como a bebida, com a diferen©a que n©o se escreve da mesma maneira. McGee acenou com a cabe©a e em seguida apontou com o polegar na direc©©o do bolso no peito do fato-macaco de Coffey, que exibia uma forma saliente. McGee pensou que

talvez contivesse uma arma - embora um homem do tamanho de Coffey no necessitasse de recorrer a uma arma para provocar danos consideroveis, caso estivesse decidido a isso.

- O que 🗣 que tens a🗣 dentro, John Coffey? Talvez uma bola? Uma pistola?
- No, senhor respondeu Coffey na sua voz entaramelada e com aqueles seus olhos estranhos, marejados de logrimas e que reflectiam uma expresso agonizante, embora

bem no fundo se mostrassem aberrantemente serenos, como se o verdadeiro John Coffey se encontrasse algures que no ali, fitando uma outra paisagem qualquer, onde as garotinhas assassinadas no fossem motivo de grande preocupación, olhos que nunca se desprenderam do ajudante de xerife, McGee. - o somente uma pequena

merenda que trouxe comigo.

- Oh, com que ento temos uma pequena merenda, no verdade? - replicou McGee, ao que Coffey acenou que sim, dizendo "sim senhor" com os seus olhos arrasados de logri

mas, enquanto o ranho lhe escorria pelas narinas. - E onde Q que um homem da tua igualha foi arranjar uma merenda, John Coffey? - acrescentou McGee, forQando-se a manter a calma, embora jQ lhe tivesse chegado ao nariz o cheiro a ca 50

d∲ver das duas garotas e pudesse ver as zonas ensanguentadas dos corpos a serem sobrevoadas e saboreadas pelas moscas. Afirmou mais tarde que a regi**®**o dos cad@veres que mais o impressionara tinha sido os cabelos... e n@o se tratou apenas de uma declara��o destinada aos jornais; era uma hist�ria demasiado macabra para ser lida por fam@lias. N@o, eu obtive essa informa@@o atrav@s do rep@rter que relatou o acontecimento, Mr. Hammersmith. Posteriormente falei com ele, porque, tempos mais tarde, o John Coffey transformou-se numa esp@cie de obsess@o para mim. McGee disse a este Hammersmith que os cabelos louros das duas tinham deixado de ser louros. Haviam adquirido uma tonalidade castanhoavermelhada. O sangue escorrera-lhes da cabe@a pelas faces abaixo, qual trabalho de cabeleireira mal executado; no era preciso ser-se modico para compreender que os seus frêgeis crênios haviam sido esmagados um contra o outro, com a forêa daqueles bra@os t@o poderosos. Possivelmente, as duas rapariguinhas teriam chorado. Provavelmente, ele teria tentado fazer com que elas se calassem. Com um pouco de sorte, aquilo teria acontecido antes dos estupros. Ao olhar para tal quadro, qualquer homem teria dificuldade em pensar com clareza, at@ mesmo um homem t@o determinado em levar a bom termo o seu trabalho

clareza, at@ mesmo um homem t@o determinado em levar a bom termo o seu trabalho como o ajudante de xerife, McGee. Um racioc@nio pouco claro poderia dar origem a erros, talvez mesmo a mais derramamento de sangue. McGee respirou fundo e acalmou-se. Ou pelo menos tentou.

- Pois bem, senhor, no me lembro bem... Macacos me mordam se me lembro disse Coffey na sua voz embargada pelas logrimas. - Mas o certo o que o uma pequena merenda... pouca coisa, parece-me que uma sandes e um pepino doce em picles.
- Sou bem capaz de ver com os meus prêprios olhos, se neo vires inconveniente retorquiu McGee. Agora neo te mexas, John Coffey. Neo te atrevas, rapaz, porque como podes ver estes soba mira de armas suficientes para fazerem com que desapareeas da cintura para cima, caso decidas mexer nem que seja um se dedo. Coffey continuou a fitar o outro lado do rio, sem fazer qualquer movimento, enquanto McGee, suavemente, levou a meo ao interior da algibeira do peito do fato-macaco, de onde
- 'retirou qualquer coisa embrulhada em papel de jornal e atada

51

com um cordel. McGee desfez o no e abriu o papel, embora tivesse quase a certeza que encontraria aquilo que Coffey dissera, uma pequena merenda. Era composta por uma sanduoche de toucinho fumado com rodelas de tomate e um doce com gelatina. Tambom havia picles embrulhados numa pogina com uma historia aos quadradinhos, que John Coffey jamais seria capaz de compreender. No se viam quaisquer salsichas. Bowser tinha comido todas as salsichas da pequena merenda com que John Coffey viera prevenido.

McGee entregou a comida por cima do ombro a um dos homens que o tinham acompanhado, sem nunca despregar os olhos de Coffey. Agachado como se encontrava, nvo se pode

ria dar ao luxo de qualquer distracção, nem que fosse por um segundo. A merenda, que entretanto fora de novo embrulhada e atada para maior segurança, acabou por ir parar ês mêos de Bobo Marcham, o qual a colocou dentro da mochila onde costumava guardar os petiscos para os seus cçes (e nço me espantaria muito se tambêm lê guardasse algum isco para a pesca). Durante o julgamento, aquilo nço foi apresentado como prova incriminatêria - a justiça naquela parte do mundo

costumava ser celere, embora neo o fosse ao ponto de permitir que uma sandueche, de toucinho fumado e tomate, estivesse em boas condieces ate essa data - o que neo impediu que fossem apresentadas fotografias da mesma.

- O que Q que aconteceu por aqui, John Coffey? - perguntou McGee na sua voz veemente e sussurrante. - Queres contar-me o que Q que se passou? Coffey comeQou a dizer-lhe, assim como aos outros homens presentes, quase exactamente a mesma coisa que me disse a mim; aquelas palavras tambQm foram as Qltimas que o

promotor de justi@a dirigiu ao j@ri, durante o julgamento de Coffey.

- No consegui evitar o mal - afirmou John Coffey, enquanto continuava a manter nos bravos os corpos nus das garotas violadas e assassinadas. Uma vez mais, as logrimas

come@aram a jorrar-lhe pelas faces abaixo. - Tentei desfazer o que estava feito, mas j@ era demasiado tarde - acrescentou ele. - Rapaz, est@s preso pelo crime de homic@dio - anunciou McGee, ap@s o que escarrou para o rosto de Coffey. O j@ri retirou-se para deliberar durante quarenta e cinco minutos. Precisamente o espa@o de tempo suficiente para comerem a sua pr@pria pequena merenda. Pergunto a mim mesmo como @ que puderam ter est@mago para comer.

Acho que vocês sabem que ne vim a tomar conhecimento de tudo isto numa tarde quente de Outubro, num espaço que estava prestes a tornar-se a defunta biblioteca da priseo, graeas e leitura de uns quantos jornais antigos empilhados sobre um par de caixotes de laranjas Pomona; no entanto, fiquei a saber o suficiente para ne conseguir conciliar o sono nessa noite. Quando a minha mulher se levantou da cama es duas da manhe e deu comigo sentado e mesa da cozinha, a beber leitelho e a fumar cigarros Bugler enrolados em mortalhas por mim mesmo, perguntou-me o que e que me preocupava e eu respondi-lhe com uma das poucas mentiras que lhe disse durante o nosso je longo casamento. Disse-lhe que tinha tido outra discusseo com o Percy Wetmore. Claro que isso correspondia e verdade, mas neo era a razeo que me levava a estar acordado equela hora je avaneada. Por via de regra, conseguia deixar sempre a imagem do Percy no escriterio.

- Pois bem, esquece essa ovelha ranhosa e vem para a cama aconselhou ela. Tenho uma coisa que te ajudar♥ a dormir e podes servir-te dela ♥ tua vontade.
- Isso parece ser boa ideia, mas acho preferêvel neo o fazermos retorqui. Tenho um pequeno problema com a minha canalização urinêria e neo desejo pegarto
- Com que ent@o, a canaliza@o? comentou ela, erguendo o sobrolho. Calculo que te tenhas metido com a rapariga de esquina menos adequada da @ltima vez que estiveste em Baton Rouge. Eu nunca tinha ido a Baton Rouge nem nunca tocara sequer numa rapariga da rua, e ambos o sab@amos.
- No passa de uma vulgar infeco urinoria acrescentei. A minha mo costumava dizer que os rapazes costumam apanhar isto quando vertem o guas numa altura em que o vento sopra do Norte.
- Atua mûe tambûm costumava fechar-se em casa todo o dia quando entornava sal comentou a minha mulher. =0 doutor Sadler...
- Noo, senhora atalhei erguendo uma moo. Ele vai querer que eu tome sulfamidas, o que faro com que eu vomite por todos'os cantos do meu gabinete lo para o fim da semana. Temos de dar o infeccio o tempo necessorio para que passe 53

por si pr@pria, mas, entretanto, calculo que o melhor ser@ mantermo-nos afastados das brincadeiras.

Ela beijou-me a testa mesmo acima da sobrancelha esquerda, o que tem o  $cond\hat{v}$ o de me provocar sempre arrepios... tal como a Janice muito bem sabe.

- Pobre querido. Como se esse horroroso do Percy Wetma re no fosse suficiente. No te demores em vir para a cama,; Assim fiz, mas no sem que antes tivesse saodo para o alpendre das traseiras, a fim de aliviar a bexiga (depois de ter verificado a direco do vento com um polegar molhado, antes de urinar - aquilo que os nossos pais costumam dizer-nos quando ainda somos pequenos so muito raramente o ignorado, independentemente do quo disparatado possa parecer). Urinar ao ar livre o uma das alegrias de viver no campo que nunca foi

devidamente abordada pelos poetas, embora nessa noite n\( \epsilon \) tenha sido alegria nenhuma para mim; as 👣 guas que eu vertia queimavam-me como se fossem um fio de querosene em combust**o**. No entanto, tive a sensa**o**o de, que nessa tarde fora um pouco pior e tive a certeza de que fora pior dois ou três dias antes. Albergava algumas esperan@as de que talvez me encontrasse em vias de melhorar. Nunca uma esperanĝa foi tĝo mal fundamentada. Ninguĝm me tinha informado de que por vezes um microbio que se aloja nessa regio do nosso organismo, quente e homida, poder@ levar um dia ou dois a descansar antes de investir de novo com toda a virul@ncia. Tivesse eu estado a par desse aspecto e ter-me-ia sentido deveras surpreendido. Mas teria ficado ainda' mais surpreendido se soubesse que dentro de outros quinze ou vinte anos existiriam uns comprimidos que-eliminariam dos nosso organismo, num tempo recorde, essa espêcie de infecêêes... e, embora esse medicamento pudesse incomodar-nos um pouco o estêmago, ou soltar os nossos intestinos, era muito raro que nos fizesse vomitar da forma como os comprimidos de sulfamidas do Dr. Sadler faziam. Em 1932, pouco mais se podia fazer para al@m de aguardar pacientemente e tentar ignorar aquela sensa��o de que algu**€**m derramara querosene no interior da nossa canalização e lhe chegara um fêsforo. Acabei de urinar e regressei ao guarto, tendo finalmente conseguido adormecer. Sonhei com rapariquinhas de sorrisos têmidos que tinham os cabelos empapados de sangue. 54

\_

Na manh@ seguinte, deparei com um memorando escrito em papel amarelado em cima da minha secret@ria, onde me era pedido que passasse pelo gabinete do director logo que tal me fosse poss@vel. Sabia do que tratava aquela mensagem - naquele jogo existiam alguns regulamentos por escrever que nem por isso deixavam de ser muito importantes, e na v@spera, durante algum tempo, eu n@o tinha jogado de acordo com eles, por conseguinte, adiei aquele assunto durante tanto tempo quanto me foi poss@vel. Era como se tivesse de ir ao m@dico por causa do problema com a minha canaliza@o, supunha eu. Sempre estive convencido de que este neg@cio do "p@r cobro ao assunto o mais depressa poss@vel" se encontrava sobrevalorizado.

Seja como for, n�o me apressei em comparecer no gabinete do director Moores; em vez disso, despi o casaco do meu uniforme de l@, pendurei-o nas costas da minha cadeira e liguei a ventoinha que se encontrava a um canto do gabinete - estava outro dia de calor. Em seguida, sentei-me e comecei a ler o relat@rio elaborado pelo Brutus Howell sobre os acontecimentos da noite anterior. Nele nyo havia nada que fosse causa para alarme. Depois de se ter deitado, o Delacroix tinha chorado durante algum tempo - o que ele fazia na maior parte das noites, mais por autocomisera 👀 o do que por lamentar as pessoas que havia assado em vida, tenho a certeza - e depois retirara Mister Jingles, o rato, da caixa de charutos onde o animal costumava dormir. Isso tinha acalmado Del, que dormira como um beb® durante o resto da noite. O mais certo era Mister Jingles ter passado a noite sobre o estêmago dele, com a cauda enroscada por cima das suas manêpulas e os olhos sem pestanejarem. Era como se Deus houvesse decidido que o Delacroix tinha necessidade de um anjo-da-quarda, tendo decretado em toda a Sua sabedoria, que so um rato serviria para uma ratazana como o nosso amigo da Luisiana com tend@ncias homicidas. Nem tudo aquilo constava do relat@rio do Brutal, como 🚱 evidente, mas eu proprio tinha feito suficientes turnos de noite para poder preencher as lacunas existentes entre as entrelinhas. Havia um pequeno apontamento que dizia respeito ao Coffey: "Ficou deitado acordado, de uma maneira geral sossegado, 🛭 poss@vel que tenha chora 55

do um pouco. Tentei encetar uma conversa com ele, mas, de. pois de ter recebido algumas respostas resmungadas, decidi desistir. Talvez o Paul ou o Harry tenham melhor sorte do' que eu."

"Encetar uma conversa" era efectivamente um dos pontos'; mais fulcrais da nossa missão. Nessa altura eu não o sabia, mas olhando para três, gravas e perspectiva vantajosa desta

estranha idade avan@ada (acho que todas as pessoas de idade devem parecer um tanto estranhas aos olhos das pessoas que' s@o obrigadas a viver com elas), sei

que assim era e conheço o motivo por que na altura nço o compreendia - era demasiado grande, uma parte too fundamental para o nosso trabalho como a respiração para as nossas vidas. Não era importante que os temporêrios "encetassem uma conversa", embora isso fosse um factor vital tanto para mim como para o Harry, o Brutal e o Dean... raz®o por que o Percy Wetmore era um' desastre de tal dimens@o. Os prisioneiros odiavam-no, os' quardas detestavamno... presumivelmente, toda a gente sen-~ tia aversvo pelo homem, excepvvo feita aos seus amigos polôticos, ao prôprio Percy, e talvez (mas apenas talvez) 🕏 sua m@e. Ele era como uma dose de ars@nico branco que se polvilhasse por cima de um bolo de casamento, e estou convicto', que desde o in@cio ele soube que a sua presen®a significava desastre. O homem era um acidente 🕏 espera de se concretizar. Quanto a nos, teroamos escarnecido da ideia de que agia-mos de forma mais Otil nOo como guardas de homens condenados O morte, mas sim como seus psiquiatras - hoje em' dia, parte de mim continua a sentir vontade de escarnecer' dessa ideia; no entanto, sab@amos bem como @ que haver@amos de encetar esse g@nero de conversa... e sem essa conversa os homens que teriam de se apresentar perante a Velha Fa@sca tinham o p@ssimo h@bito de enlouquecerem. Tomei um apontamento no fundo do relat**r**io do Brutal, a fim de n**r**o me esquecer de ter uma conversa com o John Coffey - pelo menos, tentar - e depois passei

sagem do Curtis Anderson, o assistente principal do director da pristo. Dizia que ele, o Anderson, aguardava uma ordem de DDE relativa ao Edward Delacrois (o Anderson escrevera erradamente o nome do homem, que, na realidade, era Eduard Delacroix) dentro de muito pouco tempo. DDE significava data de executo e, de acordo com aquele apontamento, uma fonte bem informada dissera ao Curtis que o pequeno francit

faria essa caminhada perto da Noite das Bruxas - vinte e sete de Outubro era o seu melhor palpite; os palpites do Curtis Anderson eram sempre muito bem informados. Todavia, antes dessa data poder@amos contar com a chegada de um novo residente, o qual dava pelo nome de William Wharton. "Ele 🖟 aquilo a que se gosta de chamar uma crianĝa problemĝtica", escrevera o Curtis na sua escrita inclinada para a esquerda, que at@ certo ponto era presumida. "Doido varrido e orgulhoso de o ser. Durante o @ltimo ano deambulou por todo o estado, tendo finalmente dado o grande passo. Assassinou tr@s pessoas durante um assalto, sendo uma delas uma gr€vida, e abateu uma quarta v€tima durante a fuga. Um polêcia de trênsito. Sê nêo acertou numa freira e num cego." Esbocei um sorriso ao ler aquilo. "O Wharton tem dezanove anos e na parte superior do antebra@o tem tatuado Billy the Kid. Posso afian@ar que ser@ necess@rio esbofete@-lo uma ou duas vezes, mas 🖟 preciso ter cuidado quando isso acontecer. Este homem est🖟-se nas tintas para o que lhe possa acontecer." A 🕅 tima observa 🕅 o fora sublinhada com dois tra@os, depois ele terminara: "Tamb@m @ poss@vel que venha a manter-se por aqui. Tem tentado recorrer da senten@a e para al@m disso, @ menor." Um mi@do louco, que recorre da senten@a, muito capaz de se manter por ali durante algum tempo. Oh, tudo aquilo soava que era uma maravilha. De søbito, tive a impressio de que o dia ficaria mais quente do que anteriormente, e vi que n�o poderia continuar a adiar a minha visita ao gabinete do director Moores. Durante o tempo em que exerci a profiss**©**o de guarda em Cold Mountain, trabalhei para tros directores; o Hal Moores foi o Oltimo e o melhor deles todos. Conclus**ç**o a que se poderia chegar ao fim de pouco tempo. Era um homem honesto e directo, que nem sequer possu@a a esperteza rudimentar do Curtis Anderson, embora estivesse munido da sabedoria pol@tica suficiente para lhe permitir manter o emprego durante aquele pervodo difvcil... e com integridade suficiente para o impedir de se deixar seduzir por aquele jogo de interesses. Nunca ascenderia a uma posição mais elevada, mas isso parecia não o incomodar por aĝ al@m. Nessa altura, deveria andar pelos cinquenta e oito ou cinquenta e nove anos e tinha uma cara t�o parecida com o focinho de um c�o que o Bobo Marcham se teria sentido completamente 🛭 vontade com ele. Possu🖟 a cabelos brancos, e as suas m@os estavam sempre a tre

57mer devido a uma qualquer amea@a de paralisia, embora ele fosse um homem forte. No ano anterior, quando um dos prisioneiros se acercara agressivamente dele no p@tio de recreio, empunhando o cabo de madeira de um p@-de-cabra, Moores

mantivera-se firme; agarrara vigorosamente no pulso do ru\_ fi@o e torcera-o com tanta for@a que o estalar dos ossos a que\_ brarem-se se assemelhara ao som de galhos secos a arder numa fogueira. O agressor, tendo-se esquecido de todas as suas raz@es de queixa, vergara-se at@ ficar ajoelhado no solo enquanto gritava pela m@e.

- Eu n�o sou ela - dissera Moores na sua maneira culta de falar de homem oriundo do Sul -, mas, se o fosse, levantaria as saias e mijar-te-ia em cima atrav�s da regi�o do meu corpo que te viu nascer.

Quando entrei no seu gabinete, ele fez men®o de se levantar da cadeira, mas com um gesto indiquei-lhe que permanecesse onde estava. Sentei-me na cadeira em frente dele, do

outro lado da secret@ria e comecei a perguntar pelo estado de' sa@de da mulher... s@ que nestas paragens as coisas n@o se' processam exactamente dessa maneira.

- Como 🖟 que estr a tua bonita rapariga? - perguntei,, como se a Melinda tivesse acabado de completar dezassete primaveras, em vez de sessenta e duas ou sessenta e tros.

O meu interesse era bastante genu@no - ela era uma mulher que eu pr@prio poderia ter amado e com quem podia ter casado se as linhas das nossas vidas se tivessem cruzado - e'

n@o me incomodava muito desviar-lhe um pouco a aten@o do assunto principal que me havia levado ali.

- Ela n�o tem passado muito bem, Paul retrucou ele com um profundo suspiro. Nada bem, mesmo.
- Mais dores de cabe@a?
- Esta semana se teve uma, mas foi a pior de todas... Foreou-a a ficar estendida na cama durante a maior parte do dia, anteontem. E agora comeeou a sentir uma inercia na meo

direita... - Ergueu a sua prêpria mêo direita cuja pele tinha manchas hepêticas acastanhadas. Ambos pudemos observar o tremor no membro enodoado durante breves momentos, apês o que baixou a mêo. Consegui perceber que ele teria dado tudo para nêo ser forêado a dizer-me o que estava a dizer, e pela minha parte, eu teria procedido exactamente da mesma maneira para nêo ser forêado a ouvir. As dores de cabeêa dê Melinda tinham comeêado na Primavera e, durante todo 58

aquele Vervo, o modico insistira que eram "enxaquecas provocadas pela tensvo nervosa", o que poderia muito bem ter como causa a proxima aposentação do Hal. So que nenhum deles podia esperar que ele se reformasse, e a minha propria mulher tinha-me dito que as enxaquecas no eram um incomodo que costumasse afligir as pessoas de idade, mas sim os mais novos; quando os seus sofredores alcanvavam a idade da Melinda Moores, habitualmente sentiam-se melhor e no pior. E agora surgira-lhe aquela fraqueza na moo. Quanto a mim, nenhum daqueles sintomas indicava a existência de tensvo nervosa; eram, isso sim, indicadores do raio de um enfarte iminente.

- O doutor Haverstrom quer que ela seja internada no hospital em Indianola continuou Moores. Para ser submetida a alguns exames. Estê a referir-se ê a radiografias ê cabeêa. Quem sabe o que mais. Ela anda assustada de morte acrescentou ele, fazendo uma pausa. Verdade seja dita, tambêm eu tenho medo.
- Sim, mas tens de te certificar que ela faz o que o mêdico the disse repliquei. Nêo deves esperar. Se for alguma coisa que eles possam detectar atravês das radiografias, ê possêvel que se trate de algo que possam vir a curar.
- Sim concordou ele e em seguida, apenas por breves instantes, os ênicos durante aquela parte da nossa conversa, tanto quanto me ê dado recordar, o nosso olhar cruzou-se e manteve-se assim. Verificou-se aquela espêcie de compreensêo perfeita, nua e crua, entre nês dois, que nêo carece de quaisquer palavras. Sim, poderia ser um enfarte. Tambêm poderia tratar-se de um cancro a desenvolver-se no seu cêrebro, e, caso fosse isso, as hipêteses de os mêdicos em Indianola poderem fazer alguma coisa eram bastante escassas, se nêo mesmo nulas. Nêo se esqueêam de que estêvamos em 1932, quando uma doenêa relativamente simples como uma infecêo do tracto urinêrio ou era tratada com sulfamidas, atê uma pessoa estar prestes a morrer de nêuseas, ou deixava-se o doente sofrer esperando que o

mal acabasse por desaparecer.

- Estou te muito agradecido pelo teu cuidado, Paul. Mas agora falemos sobre o Percy Wetmore.

Gemi e cobri os olhos.

- Esta manh@ recebi um telefonema da capital do estado - come@ou o director da pris@o numa voz neutra. - Tratou-se de uma conversa bastante irritada, tal como tenho a

59

certeza que serês capaz de imaginar. Paul, o governador estê têo casado que quase nêo estê lê, se ê que estês a compreemder. E a mulher tem um irmêo, que por sua vez tem um filho Esse filho ê o Percy Wetmore. Ontem ê noite, o Percy telefonou ao paizinho, o qual por seu turno ligou para a tia do Percy. Terei de continuar a explicar-te o resto desta situação: - Nêo - respondi. - O Percy bufou. Tal como o mari quinhas da turma que conta ê professora que viu dois colegas a apalparem-se no bengaleiro.

- Sim aquiesceu Moores -, a situa��o � mais ou menos essa.
- Por acaso sabes o que 🗣 que aconteceu entre o Percy o Delacroix quando este chegou 🗣 pristo? perguntei.
- O Percy e o seu maldito bastlo de noqueira de estimallo? Sim, mas...
- E sabes que por vezes ele tem o hôbito de o fazer correr pelas barras das celas, sem que haja qualquer justificacco: o um homem mau, alôm de ser estôpido, e nôo sei durante.

quanto mais tempo conseguirei aguentar a sua presença. Esse que qua verdade. Havia cinco anos que nos conhecêamos. Isso podere ser bastante tempo para dois homens que se de bem, especialmente quando parte das nossas funções e substituir a vida pe

la morte. O que estou a dizer 🛭 que o Moores compreendia i bastante bem o que eu tentava dizer-lhe. N�o que eu estivesse pronto para me demitir; isso n�o aconteceria com a Grande Depressão ao virar da esquina, do lado de fora dos muros da penitenciĝria, qual criminoso perigoso, um criminoso que nĝo poderia ser encarcerado, tal como acontecia aos homens que se encontravam sob a nossa responsabilidade. Havia homens mais capazes do que eu que eram obrigados a calcorrear as estradas, for@ados a valerem-se de tudo o que lhes aparecia pela frente. Eu fora bafejado pela sorte e encontrava-me bem ciente desse facto - com os filhos jû crescidos e a hipoteca, da casa (que me parecera ser um bloco de m@rmore de cem quilos) fora do meu peito havia j@ dois anos. Contudo, um homem tem de comer, o mesmo acontecendo 🖟 sua mulher. Alem de que tenhamos o costume de enviar 🛭 nossa filha, e ao nosso genro, vinte d🗗 lares sempre que pod 🗗 amos dar-nos a esse luxo (o que por vezes acontecia at@ mesmo quando n@o t@nhamos meios para isso, sempre que as cartas da Jane deixavam adivinhar uma situa🚱 particularmente desesperada). 60

O marido era professor do ensino secundêrio, mas estava desempregado. Em consequência de tudo isto, neo se desprezava um emprego certo como o meu... Sobretudo a sangue-frio, para ser mais concreto. Mas acontece que, nesse Outono, eu neo sentia o sangue frio. A temperatura no exterior era anormalmente elevada para a estaceo do ano, para alem de que a infeceção, que alastrava no interior do meu corpo, fazia subir ainda mais o termêstato. E quando um homem se vê metido numa situação daquelas, ora bem, por vezes acontece que o seu punho age sem que esteja em consonência com o seu raciocênio. E, no caso de se atingir, uma vez que seja, um homem que tem têo bons conhecimentos como o Percy Wetmore, ê possêvel que continuemos a atacê-lo insistentemente, uma vez que nêo existirê retrocesso possêvel.

- Ve se consegues aguentar-te continuou o Moores numa voz tranquila. Foi para te dizer isto que te chamei ao meu gabinete. Fui informado de boa fonte, de facto pela mesma pessoa que me telefonou esta manhe, que o Percy anda a ver se consegue arranjar um emprego no Briar, e tudo indica que o seu pedido de transferência serê aceite.
- O Bnar! exclamei. Moores estava a referir-se ao Briar Ridge, um dos dois hospitais administrados pelo estado. O que ♥ que esse rapazelho anda a fazer? Uma digress♥o pelas institui♥♠es estatais?
- Trata-se de um trabalho de car@cter administrativo. O sal@rio @ melhor e s@

ter® de despachar pap®is, em vez de empurrar camas de hospital com o calor que faz. - O Moores brindou-me com um sorriso de esguelha. - Sabes, Paul, o mais certo era j® te teres livrado dele se n®o o tivesses colocado no compartimento do quadro el®ctrico com o Van Hay, quando o Chefe foi desta para melhor. Durante alguns momentos, o que ele acabara de dizer pareceu-me t®o peculiar que eu n®o fazia a m®nima ideia de onde.® que pretendia chegar. Talvez eu n®o desejasse fazer a mais pequena ideia.

- Em que outro lugar v que eu poderia tv-lo posto? perguntei. Jesus Cristo, ele mal sabe o que v que anda a fazer no bloco! Integrv-lo na equipa que trata das execuvos... Nvo acabei o meu pensamento. Era impossvel. O potencial para a existvncia de complicavos parecia nvo ter fim.
- Apesar de tudo, seria uma atitude assisada da tua parte coloc♥-lo na linha da frente da execu♥♥o do Delacroix. Isto ♥, no caso de desejares ver-te livre dele. 61

Fiquei a olhar para o Moores com o queixo desca@do. Finalnente, consegui ergu@-lo at@ @ posi@@o onde pertencia, de molde a poder continuar a falar.

- O que Q que estQs para aQ a dizer? Que ele quer ter uma nova experiQncia de forma a poder cheirar bem os tomates estorricados do fulano?
- O Moores encolheu os ombros. Os seus olhos, que tinham mostrado uma express**o** t**o** suave enquanto falara da mulher, exibiam agora uma express**o** empedernida.
- Os tomates do Delacroix voo ser electrocutados, quer o Wetmore fao parte da equipa de execuçõo ou noo acrescentou ele. Certo?
- Sim, mas ele poder♥ lixar as coisas. De facto, Hal, o mais certo ♥ ele vir a lixar as coisas. E em frente de trinta e tal testemunhas... entre elas, os rep♥rteres que v♥m da Luisiana...
- Tu e o Brutus Howell certificar-se-©o de que ele n©o arranja qualquer complica©o acrescentou o Moores. -© Mas se ainda assim isso vier a acontecer, ficar© registado na~
- sua folha de serviço, onde permanecero ato muito depois de os seus conhecimentos a novel governamental terem desaparecido. Estos a compreender-me? Eu compreendia. Aquele aspecto nauseava-me e assustava-me, mas o certo era que percebia ato muito bem.
- © poss©vel que ele queira ficar por aqui at© © execu©o do Coffey, mas se tivermos um pouco de sorte, o Percy satisfar© todas as suas necessidades m©rbidas com o Delacroix. Assegura-te apenas de que o colocar©s na linha da frente dessa execu©o.
- Eu jû planeara recambiar, uma vez mais, o Percy para o compartimento do quadro elûctrico, que na altura se situava no tûnel, apûs o que ele seguiria ao lado da maca que levasse
- o Delacroix para a ambulência estacionada do outro lado da priseo. No entanto, naquela altura pus todos os planos para três das costas, sem sequer pensar duas vezes. Indiquei ao Moores o meu acordo com um acenar de cabela. Tive a perceplo de que aquilo se tratava de um risco que eu estava a assumir, mas isso no me incomodou. Se pudesse livrar-me da presenta do Percy Wetmore, estaria ate disposto a fazer cecegas no nariz do prêprio diabo. Ele poderia fazer parte da equipa que trataria da execulêno, poderia ate ser ele a prender o capacete e olhar atravês da pequena janela de rede para di
- zer ao Van Hay que accionasse a alavanca para a fase dois; por mim, poderia muito bem observar o pequeno franci© a seguir no relampago que ele, Percy Wetmore, faria sair da lompada mogica. Enfim, permitir que ele sentisse o seu pequeno empolgamento macabro, se para ele isso se traduzisse no assassonio cometido com o beneplocito do estado. Que fosse trabalhar para o Briar Ridge, onde poderia ter o seu proprio gabinete com uma ventoinha que o arrefecesse. E se o tio por afinidade deixasse de exercer o cargo poblico para que fora investido durante as proximas eleições, e ele fosse obrigado a descobrir o que era trabalhar a sorio neste velho mundo cheio de dificuldades que assava sob o sol escaldante, onde nem todos os tipos de maus (gados eram encarcerados atros das grades, e onde por vezes levovamos na cabeoa, tanto melhor.
- Muito bem proferi eu por fim, levantando-me da cadeira. P�-lo-ei na linha da frente aquando da execu��o do Delacroix. E entretanto, esfor�ar-me-ei por manter a paz.

- Optimo replicou o Moores, que tambom se pos de pos. A proposito, como o que esto o teu problema? perguntou ele, apontando delicadamente para a regio das minhas virilhas.
- D�-me a impress�o de que est� um pouco melhor respondi.
- Pois bem, isso @ excelente. O Moores acompanhou-me at @ porta. E a respeito do Coffey, h@ alguma coisa de novo? Parece-te que ele venha a provocar algum problema?
- No redargui. Ato agora ele tem-se mantido to calado como um galo morto. um homem estranho... tem uns olhos esquisitos, mas calado. Contudo, tencionamos manter-nos atentos ao seu comportamento. No te preocupes com esse assunto.
- © claro que estês bem a par do que ele fez. Com certeza assenti.

  O Moores tinha-me acompanhado atê ao gabinete que antecedia o seu onde a velha Miss Hannah matraqueava na sua mêquina de escrever Underwood, como sempre havia feito desde que a eltima Idade do Gelo tinha chegado ao fim, ou pelo menos era o que dava a impressêo. Sentia-me satisfeito por poder sair dali. Tudo resumido e concluêdo, senti que me tinha safado com muita facilidade daquela situação delicada. E era bastante agradêvel saber que, ao fim e ao cabo, existia uma hipêtese de conseguir sobreviver ao Percy.
- Diz Melinda que lhe envio uma cesta cheia de carinho disse eu. E n o te prepares para arranjar problemas. O mais provovel chegar-se conclus o de que tudo n o passa de meras enxaquecas.
- Aposto que sim retrucou o Moores e, sob os olhos adoentados, os seus lôbios esboraram um sorriso. Aquela combinario fisionêmica encontrava-se diabolicamente prêxima do fantasmagêrico.

Quanto a mim, regressei ao Bloco E a fim de dar inêcio a outro dia de trabalho. Havia uma data de papelada que devia' ser lida e redigida. Chêo que precisava de ser lavado, refei

© es que teriam de ser servidas, uma escala de trabalho a ser elaborada para a semana seguinte, enfim, uma centena de pormenores que necessitavam da minha atenção. Mas acima de tudo havia espera - na prisço ho sempre muito disso. Espera que o Eduard Delacroix começasse a percorrer a Milha; Verde, espera que o William Wharton chegasse com o seu lobio contorcido, fazendo-se acompanhar da tatuagem de Billy the Kid, e, acima de tudo o mais, espera que o Percy Wetmore desaparecesse da minha vida de uma vez por todas.

O rato do Delacroix era um dos mist@rios de Deus. Eu nunca tinha visto uma criatura daquelas no Bloco E antes daquele Ver@o, e nunca mais voltei a avistar outra depois daque

le Outono, altura em que o Delacroix deixou a nossa companhia, numa noite abafada e de trovoada em Outubro deixou-a de uma forma to inqualificovel, que mal consigo foroar-me a recordar essa ocasico. O Delacroix afirmara que havia domesticado aquele rato, que iniciou a sua vida entre nos com o nome de Steamboat Willy, mas eu estou realmente convencido de que as coisas se processaram na ordem inversa. O Dean Stanton era da mesma opinico, bem como o Brutal. Tanto um como o outro se encontravam presentes na noite em que o rato fez a sua primeira aparico.

- A criatura j $\hat{\mathbf{v}}$  est $\hat{\mathbf{v}}$  meio domesticada e  $\hat{\mathbf{v}}$  duas vezes mais esperta do que esse cajun que pensava ser o seu dono - dissera Brutal ent $\hat{\mathbf{v}}$ o.

O Dean e eu est@vamos no meu gabinete, examinando a caixa com os ficheiros do ano transacto, a prepararmo-nos para 64

escrever cartas de acompanhamento da situação es testemunhas de cinco execuções, e outras cartas de acompanhamento das de acompanhamento enviadas anteriormente, relativas a outras seis execuções que recuavam atê 1929. Basicamente, pretendêamos saber apenas uma coisa: sentiam-se essas pessoas satisfeitas com os nossos serviços? Eu sei que isso pode parecer grotesco, mas de facto tratava-se de um assunto bastante importante. Na sua qualidade de contribuintes, aquelas pessoas eram os nossos clientes, embora tivessem caracterêsticas muito especiais. Um homem ou uma mulher que apareça na prisço e meia-noite para poder assistir e morte de um ser humano tem de ter uma razço premente e muito especial

para ali ir, uma necessidade bastante peculiar, e, se a execu**r** o um castigo adequado, nesse caso essa necessidade ter de ser satisfeita. Eles tiveram um pesadelo. A finalidade das execu**r** o mostrar-lhes que esse pesadelo chegou ao fim. Talvez as coisas funcionem realmente dessa maneira. Por vezes.

- Ei! chamou o Brutal do lado de fora da porta, onde se encontrava na secret@ria do guarda de servi@o situada ao fundo do corredor. Ei, voc@s dois! Venham at@ aqui fora!
- O Dean e eu trocêmos um olhar de alarme, pensando que deveria ter acontecido alguma coisa ao êndio de Oklahoma (o nome dele era Arlen Bitterbuck, mas costumêvamos chamar-lhe Chefe... ou, no caso do Harry Terwilliger, Chefe Queijo de Cabra, porque era a isso que o Harry afirmava que o Bitterbuck cheirava), ou ao tipo que apelidêvamos de Presidente. Mas foi entêo que o Brutal comeêou a rir-se; corremos a saber o que estava a passar-se. Os risos no Bloco E eram quase têo profanos como os risos no interior de uma igreja.
- O velho Pouca Terra, o prisioneiro de confian@a que nesse tempo costumava empurrar o carrinho da comida, encontrava-se presente com o seu arsenal, e o Brutal j@ se tinha abastecido para a longa noite que teria pela frente tr@s sandu@ches, dois refrigerantes e uns dois bolos. Tamb@m uma por@@o de salada de batata que o Pouca Terra devia ter fanado das cozinhas da pris@o, instala@es que, supostamente, deveriam estar fora do seu alcance. O Brutal mantinha o livro de registos aberto @ sua frente e, caso para grande admira@o, ainda n@o derramara nada em cima das folhas. Como @ evidente, tinha acabado de come@ar o seu turno.
- O que 🛭 que se passa? perguntou Dean. O que 🖟 que foi?

65

- Ao fim e ao cabo, o corpo legislativo do estado dev~ ter aberto suficientemente os cord@es @ bolsa para este ano poder contratar outro guarda acrescentou o Brutal com uma gargalhada. Olhem bem para ali.

  Apontou e n@s avist@mos o rato. Tamb@m comecei a rir-me, e o Dean juntou-se a n@s. Era imposs@vel evitar que nos r@ssemos, uma vez que qualquer guarda que estivesse a fazer
- os seus quartos de ronda teria tido o mesmo aspecto daquele rato; um guarda peludo e enfimo que se assegurava de que! ninguêm tentava fugir ou suicidar-se. Dava uma pequena corrida ao longo da Milha Verde na nossa direceço, apos o que rodava a cabera de um lado para o outro, como se passasse revista ao interior das celas. Em seguida, encetava outra corrida em frente. O facto de podermos ouvir o ressonar dos doi reclusos que na altura ocupavam aquele bloco, apesar dos gritos e os risos, tornava a situare o ainda mais caricata e divertida. Tratava-se de um rato de polo castanho perfeitamente vul gar, excepto quanto o forma como parecia estar a investigar o interior das celas. Chegou mesmo ao ponto de entrar numa o
- duas, esgueirando-se habilmente por entre as barras inferiores, de uma maneira que faria inveja a muitos dos nossos prisioneiros, passados e presentes. Com a excepêro de que, como era evidente, seria para fora que os reclusos haveriam sempre de querer fugir.
- O rato no entrou em nenhuma das celas que estavam ocupadas, tendo ido apenas os vazias. Finalmente, encontrava-se prestes a chegar ao sotio onde nos encontrovamos. Fi quei sempre o espera que retrocedesse, mas no o fez. No mostrava sentir qualquer receio da nossa preseno a.
- Nio → normal que um rato se abeire das pessoas desta forma comentou o Dean com um certo nervosismo. Talvez ele esteja raivoso.
- Oh, meu bom Jesus! retorquiu o Brutal com a boca cheia de p@o com carne de conserva. Temos aqui o grande perito em ratos. O Homem dos Ratos. Est@s a v@-lo a espumar aos cantos da boca, Homem dos Ratos?
- Nem sequer sou capaz de ver a boca do bicho resorquiu o Dean, provocando outra vaga de hilaridade. Eu tam bêm nêo conseguia vislumbrar a boca da criatura, embora dis
- tinguisse as duas pequenas contas negras e cintilantes que eram os seus olhos, n\varphio me dando a impress\varphio de estarem raivosos ou tresloucados. Pelo contr\varphirio,

exibiam uma expresso interessada e inteligente. Eu jo tivera oportunidade de conduzir homens at@ @ morte - homens que, supostamente, possu@am uma alma imortal - que haviam exibido uma expresso mais estopida do que a daquele rato. Recome@ou a percorrer velozmente a Milha Verde at@ um ponto apenas a cerca de noventa centêmetros da mesa do guarda de serviêo... a qual neo tinha nada de rebuscado, como poder@o imaginar, sendo apenas o g@nero de secret@ria a que os professores costumavam sentar-se na escola secund@ria. Chegado a esse ponto, a criatura deteve a sua corrida, enrolando a cauda 🛭 volta das patas, numa atitude tio composta como a de uma velha senhora a ajeitar as saias. De repente, passou-me a vontade de rir, sentindo eu, inesperadamente, o meu corpo a ser percorrido at@ aos ossos por um calafrio g@lido. Gostaria de poder dizer que nºo sabia por que motivo 🕏 que tivera aquela sensa��o - ningu�m gosta de dar mostras de algo que nos pode ridicularizar aos olhos dos outros - mas 🛭 claro que sabia e, se 🛭 que posso dizer a verdade a respeito do resto, creio que tambûm possa dizer a verdade sobre isto. Por breves instantes, imaginei como seria estar na pele daquele rato, deixando de ser um guarda prisional, mas apenas um outro criminoso que se encontrasse ali, na Milha Verde, acusado e condenado, mas ainda capaz de erquer o olhar corajosamente para aquela mesa, que deveria parecer ter uma altura de vêrios quilêmetros (tal como o assento em que se encontra Deus no dia do juêzo sem dêvida parecerê um dia a todos nês), fitando tamb@m os gigantes de casacos azuis e vozes profundas que se sentavam por detrês dela. Gigantes que disparavam contra os da sua prêpria espêcie, ou que os vergastavam com o cabo de vassouras, ou que lhes montavam armadilhas, armadilhas que partiam o dorso a qualquer um que rastejasse cautelosamente por cima da palavra VENCEDOR a fim de poder mordiscar o queijo sobre o pequeno prato

Junto da mesa do guarda de serviço nço se via qualquer vassoura, mas havia um balde com uma esfregona, estando esta dentro da parte com orificios onde era torcida; eu jo tinha cumprido a minha quota-parte de lavar o lincleo verde do corredor e das seis selas pouco antes de me sentar com o Dean na companhia da caixa dos arquivos. Reparei que o Dean tinha intençõo de agarrar na esfregona, cumprindo aquela parte da sua tarefa. Toquei-lhe no pulso quando os seus dedos se dirigiram para o cabo fino de madeira.

67

- Deixa estar - disse eu.

Ele encolheu os ombros e retirou a moo da esfregona. Sentia que ele tinha tanta vontade de lavar o choo quanto eu proprio tivera.

O Brutal separou um bocado do canto da sua sanduêche de carne em conserva e manteve-o suspenso acima da parte da frente da mesa, delicadamente seguro entre dois dedos;

O rato dava a impress®o de erguer o olhar com um interesse ainda mais vivaz, como se soubesse exactamente o que era aquilo. Provavelmente sabia; eu avistava os seus bigodes a fremirem enquanto ele torcia o focinho.

- Ei, Brutal, n $\hat{v}$ o! - exclamou o Dean, olhando para mim. - N $\hat{v}$ o o deixes fazer isso, Paul! Se come $\hat{v}$ armos a dar de comer a tipos desses  $\hat{v}$  o mesmo que estendermos o tapete

de boas-vindas para qualquer coisa que ande sobre quatro patas. - Eu se quero ver o que ele faz - disse o Brutal guisa de justificação. Como se fosse no interesse da ciência. Olhou para mim, eu era o chefe, atê mesmo no que dizia respeito aos pequenos desvios da rotina, como aquele. Pensei no assunto e encolhi os ombros, como se não tivesse qualquer importência. Mas a verdade era que eu tambêm sentia curiosidade em ver o que e que o rato faria. Pois bem, como e evidente, comeu o que lhe deram. Ao fim e ao cabo, não devêamos esquecer-nos de que nos encontrêvamos no meio da Grande Depressão. Mas a forma como ele comeu fascinou-nos a todos. Aproximou-se do bocado de sanduêche, começou a farejê-lo descrevendo um cêrculo em seu redor, sentou-se e sua frente como se fosse um cêo a fazer uma habilidade, foi-se a ele, e afastou o pêo para poder chegar e carne. Procedia com tanta deliberação e conhecimento como se fosse um homem a atacar um bom rosbife no seu restaurante preferido. Eu nunca tinha visto um animal comer daquela maneira, nem sequer um cêo bem ensinado. E durante todo o tempo em que esteve a comer, os seus olhos nunca se desprenderam

de nûs.

- Das duas uma: ou se trata de um rato muito esperto ou est♥ com uma fome dos diabos - comentou uma nova voz. Era o Bitterbuck. Tinha despertado entretanto e naquele mo

mento encontrava-se junto 🕏s barras da sua cela, todo nu 🗘 excepção de uns calções largos no traseiro que lhe davam pelo meio da coxa. Entre os nos do indicador e do dedo modio da modo direita tinha um cigarro que enrolara nume mortalha;

68

- os seus cabelos de um grisalho cor do ferro pendiam-lhe por cima dos ombros, outrora talvez musculosos, mas que agora come@avam a ficar fl@cidos, presos num par de tran@as.
- Conheces algum proverbio endio sobre ratos, Chefe? perguntou o Brutal, observando o rato que continuava a comer. Todos nos senteamos encantados com a maneira como ele segurava num pedae de carne de conserva, com as patas dianteiras, voltando-a de vez em quando para a examinar bem, como se admirasse e apreciasse o naco de alimento.
- No respondeu o Bitterbuck Em tempos conheci um bravo que possuo um par de luvas daquilo que clamava ser de pele de rato, mas nunca acreditei nisso. Em seguida, o homem soltou uma gargalhada, como se tudo aquilo fosse uma piada, e afastou-se das barras de ferro. Ouvimos a tarimba a ranger; voltara a deitarse.

Para o rato, aquilo pareceu ser o sinal de que estava na hora de se ir embora. Terminou o bocado de carne que segurava nas patas, farejou o que tinha ficado (na sua maior parte o p@o amarelado ensopado com mostarda) e olhou para tr@s, fitando-nos, como se n�o desejasse esquecer-se dos nossos rostos, caso volt@ssemos a encontrar-nos. Em seguida, deu meia volta e come@ou a correr pelo mesmo caminho por onde viera; desta feita, no se deteve para inspeccionar qualquer das celas. A pressa com que ele se deslocava trouxe-me ao pensamento o Coelho Branco de Alice no Pa@s das Maravilhas, o que me fez sorrir. N@o parou junto da porta da cela do isolamento, tendo desaparecido por baixo desta. Aquela sala tinha paredes almofadadas e destinava-se 🕏 pessoas cujos c🖟 rebros haviam enfraguecido. Era ali que costumêvamos guardar os materiais de limpeza, sempre que no necessito vamos de utilizar aquele espado para a finalidade a que se destinava, assim como alguns livros (na sua maioria da autoria de Clarance Mulford e sobre o velho Oeste, mas havia um - que se era emprestado em ocasies especiais - que contava uma hist@ria profusamente ilustrada, na qual Popeye, Pluto e at@ mesmo Wimpy, os fan@ticos dos hamb@rgueres, tiravam @ vez fornicar com a Ol@via Palito). Tamb@m havia v@rios materiais de desenho incluindo os l¢pis de cera a que, posteriormente, o Delacroix deu boa utiliza¢¢o. N¢o que ele j� houvesse come�ado a ser o nosso problema; n�o se esque�am de que isto se passou numa data anterior. Na cela do isolamento tamb@m havia um colete-defor@as que ningu@m queria usar - bran

- co, feito de lona refor©ada e pespontada, que tinha todos o bot©es, fechos e fivelas na parte de tr©s. Todos n©s sab©amoy como manietar uma crian©a problem©tica, restringindo-a naquele colete © velocidade de um golpe s©bito. N©o era muito frequente os reclusos tornarem-se violentos, mas, sempre que tal acontecia, meu amigo, n©o fic©vamos © espera que a situa ©©o viesse a melhorar por si pr©pria.
- O Brutal abriu a gaveta da secretêria por cima do espaêo para as pernas, de onde retirou o livro volumoso encadernado a pele, em cuja capa estava escrita a palavra VISITANTES a letras folheadas a ouro. Habitualmente, aquele livro permanecia no interior da gaveta de um mês para o outro. Sempre que um prisioneiro recebia visitas amenos que se tratasse de um advogado ou de um reverendo costumava dirigir-se ê sala adjacente ao refeitêrio, que era especialmente reservada para esse efeito. Costumêvamos chamar-lhe "a Arcada". Nêo sei bem por que motivo.
- O que raio pensas que estês a fazer? perguntou Dean Stanton, espreitando por cima das lentes dos êculos en quanto o Brutal abria o livro, folheando, numa atitude de grande formalidade, as pêginas referentes aos anos anteriores onde estavam inscritos os nomes dos visitantes dos homens que naquele momento jê

tinham morrido.

- Estou a obedecer ao Regulamento N@mero Dezanove --+. replicou o Brutal, chegando ֎ p@gina actual. Agarrou no l@pis e lambeu a ponta, um h@bito bastante desagrad@vel que el
- no conseguia perder, e preparou-se para comeo ar a escrever.' O Regulamento 19 dizia muito simplesmente: "Todas as visitas que venham ao Bloco E tom de mostrar um passe amarelo, emitido pela administración, devendo o seu nome ser registado sem falta nenhuma."
- Passou-se do juਊzo comentou o Dean, dirigindo-se a mim.
- O rato n©o nos mostrou o passe, mas desta vez estou disposto a deixar passar essa lacuna acrescentou o Brutal.; Deu outra lambidela extra © ponta do l⊕pis para lhe trazer'
- sorte, e come**g**ou a escrever 9h 49m por baixo da coluna intitulada HORA DE CHEGADA AO BLOCO.
- Com certeza, e porque n\(\hat{o}\)? Provavelmente os manda-chuvas fazem excep\(\hat{o}\)es em rela\(\hat{o}\)o aos ratos adiantei eu. Claro que fazem concordou o Brutal. Virou-se para ver as horas no rel\(\hat{o}\)gio de parede que se encontrava por detr\(\hat{o}\)s da mesa e registou 10h 01m na coluna encimada pelo t\(\hat{o}\)tulo HORA DE SAIDA Do BLOCO. O espa\(\hat{o}\)o mais alongado entre estas duas colunas tinha por t\(\hat{o}\)tulo NOME DO VISITANTE. Depois de ter pensado com uma express\(\hat{o}\)o bastante concentrada durante uns momentos plausivelmente para avaliar as suas limitadas capacidades de soletrar, uma vez que tenho a certeza de que a ideia j\(\hat{o}\) se havia formado na sua cabe\(\hat{o}\)a o Brutus Howell escreveu com todo o cuidado srE~reoar wmr,Y, nome que a maior parte das pessoas dessa\(\hat{o}\)poca costumava chamar ao Rato Mickey. Isso era por causa daquele primeiro desenho animado falado, onde ele revirava os olhos, batendo com as ancas em todo o lado, enquanto puxava pela corda do apito na cabina do timoneiro do barco a vapor.
- Aqui est® disse o Brutal, fechando o livro com estrondo e voltando a coloc®-lo no interior da gaveta -, tudo conclu®do e encerrado.
- Ri-me, mas o Dean, que no conseguia evitar uma expresso de seriedade em relaçõo a tudo, ainda que soubesse que uma determinada coisa era uma Simples brincadeira, franzia o sobrolho irritado enquanto limpava furiosamente as lentes dos oculos.
- Se alguêm ler isso acabarês por ter problemas. Hesitou um pouco, acrescentando: Se esse alguêm for pessoa errada... Vacilou uma vez mais, olhando em seu redor da forma caracterêstica dos curtos de vista, como se esperasse ver que as paredes tinham adquirido orelhas, antes de terminar a sua linha de raciocênio: Alguêm como, por exemplo o Percy "Lambe-me-o-olho-do-cu-e-vai-para-o-paraêso" Wetmore.
- Hum... resmungou o Brutal. No dia em que o Percy Wetmore sentar o seu traseiro escanzelado aqui em baixo, a esta mesa ser♥ o dia em que me demito.
- No teros necessidade de chegar a esse ponto atalhou o Dean. Antes que isso acontera, seros despedido por escreveres palermices no livro dos visitantes, no caso de o Percy segredar ao ouvido certo as palavras adequadas. O que ele pode muito bem fazer. Sabes que ressim.
- O Brutal mostrou um semblante enfurecido, mas no proferiu qualquer palavra. Mais tarde, nessa mesma noite, cheguei o concluso de que ele tencionava apagar o que tinha escrito. Caso no o fizesse eu proprio trataria desse assunto.

71

- Na noite seguinte, depois de ter primeiro levado o Bitter, buck e depois o Presidente at $\hat{\mathbf{e}}$  ao Bloco D, onde o nosso gr $\hat{\mathbf{e}}$  po tomava duche ap $\hat{\mathbf{e}}$ s os prisioneiros comuns j $\hat{\mathbf{e}}$  estare" fechados para a noite, o Brutal perguntou-me se n $\hat{\mathbf{e}}$ o deveria mos procurar o Steamboatlly na cela do isolamento.
- Acho que sim respondi. Ainda nos tênhamos divertido ê custa do rato na noite anterior; todavia, eu sabia que se o Brutal e eu o descobrêssemos na cela do isolamento, muito
- em particular se verific@ssemos que come@ara a fazer um ninho, esburacando uma das paredes almofadadas, ser@amos for@ados a mat@-lo. Era prefer@vel eliminar o batedor, independentemente do qu@o divertido ele pudesse ser, do que ser-se obrigado a viver com os colonizadores. E, como calculam,; nenhum de n@s sentia grande relut@ncia em levar a cabo um.~ pequena matan@a de ratos. Ao fim e ao

cabo, o estado pagava-nos para matarmos homens que n**©**o eram melhores do qu ratazanas.

No entanto, n $\hat{\mathbf{v}}$ o descobrimos o paradeiro do Steamboa. ~lly - o qual mais tarde viria a ser conhecido pelo nome de Mister Jingles - nessa noite; n $\hat{\mathbf{v}}$ o se encontrava aninhado em,

nenhuma das paredes acolchoadas, nem atrês de qualquer dos tarecos que levêmos para o corredor. De facto, havia uma grande quantidade de tralha, mais do que eu esperara encontrar, uma vez que jê hê muito tempo neo eramos obrigados a usar a cela do isolamento. Essa situação viria a alterar-se com o surgimento do William Wharton, mas, como e evidente, naquela altura neo sabêamos que assim seria. Que sorte a nossa!

- Para onde ♥ que ele ter♥ ido? perguntou o Brutal por fim, limpando o suor que se lhe tinha acumulado na nuca' com um grande len♥o azul. N♥o existem buracos nem fen
- das... como se pode ver, mas... Apontou para um ralo no cho. Por baixo da grade, atravos da qual o rato poderia ter escapado, havia uma rede apertada de ao, por onde nem sequer uma mosca conseguiria passar. Como o que ele teria entrado? E como o que conseguiu sair?
- N**©**o sei repliquei.
- -Ele entrou para aqui, n\( \hat{\text{0}} \) \( \hat{\text{v}} \) verdade? Quer dizer, n\( \hat{\text{0}} \)s; os tr\( \hat{\text{0}} \)s vimos que assim foi.
- Sim, atrav©s da fresta inferior da porta. Teve de se espremer um bocado, mas o certo © que conseguiu passar. -Meu Deus! exclamou o Brutal... As palavras soavam de forma estranha vindas de um homem t©o corpulento.
  72
- ${\bf \hat{v}}$  uma grande sorte para n ${\bf \hat{v}}$ s que os prisioneiros n ${\bf \hat{v}}$ o tenham poderes para ficar assim t ${\bf \hat{v}}$ o pequenos, n ${\bf \hat{v}}$ o achas?
- Podes apostar que sim redargui, percorrendo com o olhar as paredes de lona, o que fiz uma lltima vez l procura de um oriflicio qualquer ou uma fenda, enfim, qualquer coisa. No avistei nada do gênero. Vamos embora, j vimos tudo.
- O Steamboat Willy brindou-nos de novo com a sua presenção três noites mais tarde. numa altura em que o Harry Terwilliger se encontrava de serviço na mesa do corredor. O Percy tambûm estava de serviûo, e perseguiu o rato que fugia pela Milha Verde, servindo-se da mesma esfregona que o Dean pensara em utilizar. O roedor esquivou-se do Percy com toda a facilidade, escapando-se pela fresta por baixo da porta da cela do isolamento; o animal saiu vencedor sem a m@nima dificuldade. Praguejando em altos berros, o Percy abriu a porta fechada 🛊 chave, tendo removido de novo do interior toda a cangalhada que l🛊 se encontrava. A sua atitude era simultaneamente divertida e assustadora, de acordo com as palavras do Harry. O Percy jurava que haveria de encontrar o maldito do rato, ap®s o que lhe arrancaria impiedosamente a pequena cabe@a, mas, como @ @bvio, n@o teve oportunidade de o fazer. Todo transpirado e desalinhado, com a fralda da camisa da farda fora das cal@as nas costas, regressou @ secret@ria trinta minutos mais tarde, afastando o cabelo dos olhos e dizendo ao Harry (o qual, durante a maior parte daquele rebuliço, se tinha mantido calmamente sentado a ler) que estava decidido a colocar fita isoladora na parte inferior da porta; isso acabaria por resolver o problema do verme, declarou ele enfaticamente.
- Aquilo que achares melhor, Percy dissera o Harry, virando uma p@gina do romance de cordel que estava a ler. Calculava que o Percy acabaria por se esquecer de tapar a fresta da porta, no que n@o se enganou.

Mais tarde nesse mesmo Inverno, muito depois de se terem passado todas estas coisas, o Brutal veio falar comigo numa bela noite em que se nes dois estevamos presentes, dado que o Bloco E se encontrava temporariamente vazio, pois 73

- os outros guardas haviam sido destacados para outras fu" 🗫 es, com car cter tempor rio. Entretanto, o Percy j etinh ido para o Briar Ridge.
- Anda c $\hat{\mathbf{v}}$  disse-me o Brutal com uma voz estranha ~ constrangida que fez com que eu olhasse atentamente  $\hat{\mathbf{v}}$  sua volta. Eu acabara de sair de uma noite fria com granizo, e estava a sacudir os ombros do meu sobretudo antes de o pendu rar no bengaleiro.

- Passa-se alguma coisa de anormal? perguntei, sur preendido.
- No respondeu ele -, mas jo descobri onde o que o Mister Jingles estava instalado. Quero dizer, quando ele apareceu pela primeira vez, antes de o Delacroix ter comeo ado a tratar dele. Estos interessado em ver? Claro que estava. Seguiu-o pela Milha Verde ato cela do isolamento. Toda a tralha que costumo vamos guardar ali fora arrastada para o corredor; aparentemente, o Brutal tinha

aproveitado a ausência de trêfego de clientes para proceder a algumas arrumaê es. A porta mantinha-se aberta, o que me permitiu avistar no interior da cela o nosso balde com a esfregona. O chêo, revestido com aquele mesmo linêleo de umesverdeado doentio, e semelhanêa da prêpria Milha Verde, ainda nêo secara por completo. No meio da cela fora armada uma escada de mêo, aquela que habitualmente era guardada na sala da arrecadaê eo, e que, por acaso, tambêm era a que servia como ponto de paragem dos condenados pelo estado. Da parte de três do escadote saêa uma espêcie de prateleira, junto ao topo, o tipo de superfêcie que um trabalhador utilizaria para colocar a sua caixa de ferramentas, ou onde um" pintor poria as suas latas de tinta. Sobre ela via-se uma lanterna de bolso. O Brutal entregou-ma:

- Sobe at@ ali. Tu @s mais baixo do que eu, por isso vais ter de subir quase at@ ao cimo, mas eu seguro-te pelas pernas. Tenho c@cegas a@ em baixo disse eu, come@ando a , subir a escada de m@o. Especialmente na regi@o dos joelhos.
- Eu tenho cuidado com isso.
- Optimo repliquei -, porque uma bacia quebrada O um preOo demasiado elevado para descobrir as origens de um so rato.

- Hem?

74

Nĝo faĝas caso. - Nessa altura, a minha cabeĝa jĝ se encontrava ao mesmo nĝvel da lĝmpada dentro de uma armadura no centro do tecto e eu sentia que o escadote estremecia

um pouco sob o peso do meu corpo. Vindos do lado de fora, ouvia os gemidos do vento. - Presta aten��o e segura-me hem.

- Tenho-te bem seguro, no te preocupes. O Brutal mantinha as minhas coxas firmemente agarradas e subi mais um dos degraus; agora, o cimo da minha cabela encontrava-se a menos de tenta centêmetros do tecto, sendo-me possêvel avistar as teias das aranhas mais empreendedoras nas funêmes das vigas do tecto. Fiz incidir o feixe de luz em redor, sem descortinar nada que valesse o risco que a minha pessoa corria naquele lugar.
- Noo disse o Brutal. Estos a olhar para muito longe, Paul. Olha para a tua esquerda, para o ponto onde essas duas vigas se juntam. Estos a volas? Uma delas esto um bocado descolorida.
- Estou a ver afirmei.
- Faz incidir a luz sobre a jun��o.

Fiz como ele me dizia e deparei quase de imediato com o que o Brutal queria que eu visse. As duas vigas haviam sido unidas com cavilhas, meia dêzia delas, tendo desaparecido uma que deixara um orifêcio circular e escurecido, do tamanho de uma moeda de vinte e cinco cêntimos. Olhei para aquilo e afivelei uma expressêo de dêvida, fitando o Brutal por cima do ombro.

- De facto, era um rato pequeno disse eu -, mas assim t�o pequeno? ♠ p♠, n♠o me parece.
- Mas foi a que ele se escondeu afirmou o Brutal, convicto. Aposto o que quiseres.
- N�o estou a ver como ♥ que podes ter assim tanta certeza.
- Inclina-te mais... no te preocupes, estou a segurar-te as pernas, e sopra. Fiz como ele me dizia, agarrando-me a uma das outras traves com a mo esquerda, sentindo-me um pouco mais equilibrado depois de me ter firmado bem. O vento que continuava a soprar lo fora fez-se ouvir de novo; sentia no rosto o ar a sair daquele orificio. Conseguia cheirar a lufada agreste de uma noite de Inverno na linha limotrofe do Sul... juntamente com algo mais.

O cheiro a hortel@-pimenta.

75

No permitam que acontega alguma coisa ao Mister Jingles, ouvia eu a voz do

Delacroix a dizer-me num timbre que se recusava a manter-se firme. Ouvia aquelas palavras ao

mesmo tempo que sentia o calor do corpo do Mister Jingles, quando o francês mo passou para as moos, somente um mero rato, sem dovida que mais esperto do que os da maioria da esp@cie, mas que n@o deixava de ser um simples rato, independentemente de tudo o mais. Não deixem que esse tipo malvado faĝa mal ao meu rato, dissera ele, e eu prometera-lho, tal como acabo sempre por lhes prometer tudo quando o fim se aproxima, na ocasiĝo em que percorrer a Milha Verde{ deixara de ser um mito, ou uma mera probabilidade, passando a ser algo a que eles n�o podiam fugir. "Ponha esta carta no correio para o meu irm�o que j� n♥o vejo h♥ vinte anos." Eu prometia. "Diga quinze ave-marias pela minha alma." Eu prometia. "Deixe-me morrer com o meu nome espiritual e certifique-se de que fica escrito na minha lipide." Eu prometia. Era a maneira de fazermos com que eles fossem sem criar grandes complica@es, a maneira de os vermos sentados na cadeira situada ao fundo da Milha Verde, mantendo intacta a sua sanidade mental. Era-me imposs@vel cumprir todas aquelas promessas, como @ evidente, mas mantive a que tinha feito ao Delacroix. Quanto ao prêprio franciê, tinham surgido graves complica 錠 es. O sujeito malvado tinha feito mal ao Delacroix, tinha-o magoado e muito. Oh, eu sei bem o que ele fez, sem d@vida, contudo, ningu@m merecia aquilo que aconteceu ao Eduard Delacroix quando ele foi enla@ado pelo abra@o mort@fero da Velha Fa@sca.

Um cheiro a hortel�-pimenta.

E outra coisa mais. Algo que se encontrava bem no interior do orificio. Retirei uma caneta do bolso da minha camisa, servindo-me da moo direita e continuando a manter-me bem agarrado viga com a esquerda; tinha deixado de me preocupar com a

possibilidade de o Brutal, inadvertidamente, me fazer cêcegas nos joelhos que têo sensêveis eram. Com uma sê mêo desenrosquei a tampa da caneta, e com a ponta arrastei qualquer coisa para fora do buraco. Era uma lasca ênfima de madeira que havia sido tingida de um amarelo rutilante; comecei a ouvir a voz do Delacroix uma vez mais, desta feita com tanta clareza que o seu fantasma deve ter pairado naquela cela junto de nês - aquela onde o William Wharton passava tanto do seu tempo.

Eh, voc \$s a\$!, disse a voz desta vez - a voz espantada e risonha de um homem que se esqueceu, pelo menos durante

algum tempo, do lugar onde se encontra e daguilo que o aguarda.

Venham ver o que 🛭 que o mister Jingles consegue fazer!

- Meu Deus! sussurrei. Senti-me como se alguêm me houvesse cortado a respiração. Descobriste outro, não ê verdade? perguntou o Brutal. Eu descobri três ou quatro acrescentou ele. Desci pela escada de mão e fiz incidir a luz da lanterna sobre a palma da sua grande mão, que ele mantinha aberta. Sobre ela viam-se espalhadas vêrias lascas de madeira, como se fossem um jogo de pauzinhos de elfos. Duas delas eram amarelas, iguais ê que eu tinha encontrado. Tambêm havia outra verde e uma vermelha. Não haviam sido pintadas, mas sim coloridas, com os lêpis de cera Crayola.
- E esta, hem! exclamei numa voz baixa e estremecida. No querem lo ver! So bocados de carretel, no verdade? Mas porquo? Porquo aqui em cima? perguntei.
- Quando eu era mais novo, no era to grande como sou agora disse o Brutal. A maior parte do meu crescimento ocorreu entre os quinze e os dezassete anos. Ato essa idade, era quase um ano. Quando fui para a escola da primeira vez, senti-me to pequeno como se fosse... ora bem, to pequeno como um rato, calculo que se possa estabelecer essa comparaco. Sentia-me quase a morrer de medo. Assim, sabes o que o que eu fiz?

Abanei a cabe@a. L@ fora, ouviram-se de novo as rajadas de vento. Nos @ngulos formados pelos barrotes, as teias de aranha estremeceram, fazendo oscilar os seus delicados fios, como se fossem renda esfarrapada. Eu jamais tinha estado num lugar que me provocasse uma sensa@o de assombra@o t@o intensa, e foi precisamente nesse momento, enquanto n@s dois olh@vamos para os restos lascados do carretel que tantas complica@es havia causado, que a minha cabe@a come@ou a ter a percep@o daquilo que o meu cora@o compreendera, desde que o John Coffey percorrera a Milha Verde: eu n@o poderia continuar a exercer aquelas fun@es

durante muito mais tempo. Com ou sem Grande Depress©o, n©o seria capaz de observar muitos mais homens a entrar no meu gabinete, como se este fosse a antec©mara da morte. At© mesmo s© mais um poderia vir a ser demasiado.

- Pedi ♥ minha m♥e que me desse um dos seus len♥os de asso®r - continuou o Brutal. - Por consequinte, quando

76

sentia que estava prestes a choramingar, sentindo-me muito pequeno, podia tir@-lo da algibeira e cheirar o seu perfume, o que tinha o efeito de fazer com que eu n@o me sentisse t@o mal.

- Est®s a pensar... em qu®? Que o rato roeu um bocado desse carretel colorido, com o fim de se recordar do Dela. croix? Que um rato...
- O Brutal soergueu o olhar. Por uns momentos fugazes pareceu-me ter visto lĝgrimas nos seus olhos, mas calculo que me deveria ter enganado quanto a isso.
- Eu nvo estou a afirmar nada, Paul. Mas o certo v que as encontrei ali em cima e cheirou-me a hortelv-pimenta, tal como a ti... Sabes que isso v verdade. E nvo sou capaz de

continuar a fazer isto. Recuso-me a continuar a fazer isto. O facto de ser obrigado a ver outro homem sentado naquela cadeira ser® o suficiente para dar cabo de mim. Na segunda-feira tenciono apresentar um pedido de transferência para o Estabelecimento Correccional Juvenil. Se conseguir ser transferido antes da prêxima execu®o seria ®ptimo. Se tal n®o se verificar, demito-me e regresso ® lavoura.

- O que 🛭 que tu alguma vez amanhaste, para al🕻 m de pedras?
- Isso n�o interessa para o caso respondeu o Brutal: Eu sei que n�o redargui. Parece-me que vou fazer a mesma coisa que tu.

Olhou-me atentamente, assegurando-se de que eu no es tava a brincar com ele, e acenou com a cabeo a como se aquele assunto fosse uma coisa mais que decidida. Uma vez mais

ouviram-se rajadas de vento suficientemente violentas para fazer ranger as traves do tecto; ambos olhêmos para as paredes almofadadas, sentindo um certo mal-estar. Parece-me que por momentos conseguimos ouvir o William Wharton - e nêo o Billy the Kid, esse nêo, para nês sempre fora o Bill Selvagem desde o primeiro dia em que aparecera no bloco a gritar e a rir-se, dizendo-nos que irêamos sentir-nos diabolicamente satisfeitos quando nos livrêssemos dele, mas que nunca conseguirêamos esquecê-lo! Ele tivera toda a razêo.

Quanto Quilo em que o Brutal e eu tonhamos concordado naquela noite, na cela do isolamento, as coisas vieram a desenrolar-se dessa forma. Era quase como se houvossemos

proferido um juramento sagrado sobre aqueles pequenos pedaĝos de madeira colorida. Nenhum de nĝs voltou a participar numa execuĝĝo. O John Coffey foi o ĝltimo.

78

PARTE DOIS

O Rato na milha

1

O lar para a terceira idade onde ponho os litimos pontos nos "is" e cruzo os litimos "tls" chama-se Georgia Pines. Situa-se a menos de cem quillmetros de Atlanta, e a duzentos anos-luz do dia-a-dia da maior parte das pessoas - estou a referir-me lis pessoas com menos de oitenta anos de idade. O leitor que estl a ler este livro deverl acautelar-se certificando-se duque no existe um lugar destes livro deverl acautelar-se certificando-se duque no existe um lugar destes sua espera num futuro preximo. No que seja um sotio cruel, pelo menos na maioria dos seus aspectos; temos televislo por cabo e a alimental do le boa (embora haja muito poucos alimentos que um homem possa mastigar), mas, de certa forma, tem tanto de anteclimara da morte, sem tirar nem por, como acontecia com o Bloco E, em Cold Mountain.

Ato ho aqui um fulano que me traz o recordação a imagem do Percy Wetmore; este conseguiu arranjar o emprego na Milha Verde porque era parente, por afinidade, do governador do estado. Duvido muito que o sujeito que trabalha no lar seja da famolia de alguêm importante, embora isso no o impero de se comportar como se o fosse. Chama-se Brad Dolan. Passa o tempo a pentear o cabelo, tal como o Percy costumava fazer, e tem sempre alguma coisa para ler dentro do bolso traseiro das

cal@as. No caso do Percy eram revistas, como por exemplo Argosy e Men's Adventure; no que diz respeito ao Brad s@o estes pequenos livros de bolso com o nome de Piadas Porcas e Anedotas Nojentas. Anda sempre a perguntar @s pessoas porque @ que o franc@s atravessou a rua, ou quantos polacos @ que s@o precisos para enroscar uma l@mpada, ou ainda quantos homens @ que s@o necess@rios para carregar um caix@o num funeral em Harlem. @ semelhan@a do Percy, o Brad @ um simpl@rio que est@ convencido de que nada @ engra @ado, a menos que possua uma conota@@o maldosa.

No outro dia, o Brad disse algo que me surpreendeu pela sua sagacidade, embora ele n\overline{0}o me mere\overline{0}a muito cr\overline{0}dito por isso; at\overline{0} um rel\overline{0}gio cujos ponteiros estejam parados est\overline{0} certo duas vezes por dia, tal como se costuma dizer.

- Tens muita sorte por no teres essa tal doeno de Alz-heimer, Paulie - foi o que ele me disse. Detesto que me tratem por esse nome, Paulie; porôm, apesar do meu desagrado, ele

continua a faz@-lo; j@ desisti de lhe pedir que n@o o fizesse. Existem outras coisas, n@o s@o bem prov@rbios, que se apli cam ao Brad Dolan: "Pode levar-se um cavalo at@ @gua, mas n@o se pode obrig@-lo a beber", @ um desses dizeres "@mais f@cil levar um boi ao mour@o que um ignorante @ raz@o" era outro. Tamb@m se adequa muito @ personalidade do Percy, pelo facto de n@o entrar nada naquela cabe@a.

Quando fez o coment@rio sobre a doen@a de Alzheimer, andava ele a lavar com uma esfregona o ch@o do sol@rio, onde eu me encontrava a rever as p@ginas que escrevera. J@ reu

ni bastantes e estou em crer que ir©o existir muitas mais antes de eu dar a minha escrita por conclu@da.

- Essa tal... Alzheimer, sabes o que realmente �? perguntou-me ele.
- N�o respondi -, mas tenho a certeza de que vais esclarecer-me, Brad.
- © a sida das pessoas de idade disse ele, tendo desatado a rir-se, um riso seco e aos arranques, tal como costumava fazer depois de contar uma das suas piadas idiotas.

N©o me ri; as palavras dele tinham-me tocado num nervo qualquer. N©o que eu sofra de Alzheimer; embora por aqui, no maravilhoso Georgia Pines, se tenha a oportunidade de ver

muitos casos desses, limito-me a sofrer da falta de mem@ria proverbial que costuma atacar as pessoas de idade avan@ada. Os problemas que se prendem com esse estado parecem estar mais relacionados com o quando do que com o qu@. Ao rever aquilo que escrevi at@ ao momento ocorre-me que me recordo de tudo o que aconteceu em 1932; @ a ordem sequencial dos acontecimentos que por vezes se confunde na minha cabe@a. Contudo, se eu tiver cuidado, estou convencido de que sou capaz de remediar essas lacunas. At@ certo ponto.

O John Coffey deu entrada no Bloco E e na Milha Verde em Outubro desse mesmo ano, tendo sido condenado pelo assassênio das gêmeas Detterick, que na altura tinham apenas no

ve anos de idade. Esse 🛭 o meu principal ponto de referência, 82

e se o mantiver sempre presente, poderei organizar cronologicamente tudo o mais, sem problemas de maior. O William Wharton, o Bill Selvagem chegou depois do Coffey; o Delacroix tinha chegado anteriormente. O mesmo aconteceu com o rato, aquele a que o Brutus Howell - Brutal para os amigos - chamava Steamboat Willy, enquanto o Delacroix acabou por lhe dar o nome de Mister Jingles.

Fosse qual fosse o nome, o rato chegou primeiro, at@ mesmo primeiro que o Del - ainda era Ver@o quando ele fez a sua primeira apari@@o, numa altura em que t@nhamos outros dois encarcerados na Milha Verde: o Chefe, Arlen Bitterbuck e o Presidente, Arthur Flanders.

Aquele rato. O raio do rato. O Delacroix tinha paix©o pelo bicho, mas era ineg©vel que o mesmo n©o se passava com o Percy Wetmore.

O Percy odiara a criatura desde o primeiro momento.

2

Decorridos apenas três dias apês o Percy ter corrido com ele da Milha Verde, o rato voltou a aparecer. O Dean Stanton e o Bill Dodge falavam de polêtica... o que nessa êpoca signêficava que o tema da conversa era Roosevelt e Hoover -

Herbert, no J. Edgar'. Ambos comiam bolachas de gua e sal Ritz de uma caixa que o Dean tinha comprado ao velho Pouca Terra havia mais ou menos uma hora. O Percy encontrava-se porta do gabinete, enquanto praticava sacar rapidamente do basto que ele tanto adorava e ouvindo a conversa dos outros. Tinha-o retirado daquela espocie de coldre ridoculo feito por medida que arramara no se sabia onde, fazendo-o rodopiar (ou a tentar fazo-lo; na maior parte das suas tentativas to-lo-ia deixado cair, no fora a correia de couro que o prendia ao pulso) e voltando a meto-lo dentro do coldre. Nessa noite, eu estava de folga, o que no me impediu de receber um relatorio completo elaborado pelo Dean no fim do dia seguinte.

O rato apareceu na Milha Verde, tal como anteriormente, Herbert Clark Hoover, 1874-1964, trig@simo primeiro presidente norteamericano. John Edgar Hoover, 1895-1972, criminologista norte-americano e director do FBI. (N. da T.)

numa corrida ropida e detendo-se de vez em quando para examinar as celas vazias. E lo ia prosseguindo desta maneira, sem se sentir desencorajado, como se sempre tivesse sabido que aquela seria uma procura longa e estivesse firmemente decidido a no desistir.

Desta feita, o Presidente encontrava-se acordado, junto das grades da porta da sua cela. Aquele tipo era especial: conseguia ter um aspecto garboso at@ mesmo com as roupas azuis

dos prisioneiros. Bastava olhar para o seu aspecto para ficarmos a saber que no fora feito para a Velha Faosca, e tonhamos razo - menos de uma semana depois de o Percy ter corrido com o rato dali pela segunda vez, a senteno do Presidente foi comutada para priso perpotua, tendo-se ele reunido populaçõo prisional de delito comum.

- Olhem! exclamou ele. Est@ aqui um rato! Mas que diabo de espelunca @ esta?
- Perguntou aquilo meio a rir-se, mas o Dean comentou que no deixava de manifestar uma especie de indignação, como se atê uma acusação de homicêdio não houvesse sido suficiente para the abalar a postura cheia de nove horas. Ele fora o director regional de uma empresa de imobiliêrio chamada Mid-South Realty Associates, e julgara-se suficientemente esperto para conseguir sair impune do facto de ter arremessado o pai, jê meio senil, pela janela de um terceiro andar e recebido o seguro de vida. Nessa avaliação ele enganara-se, mas talvez por muito pouco.
- Cala a boca, meu mentecapto invectivou o Percy, numa atitude que nele era quase automêtica. Estava de olho no rato. Tinha voltado a guardar o bastêo no coldre e agarrara numa das suas revistas, mas atirara-a para cima da mesa do guarda de serviêo, sacando de novo do bastêo. Com gestos distraêdos, comeêou a bater com ele contra o nê dos dedos da mêo esquerda.
- Filho da puta! exclamou o Bill Dodge. 🗘 a primeira vez que vejo um rato por aqui.
- Eh, at@ que ele @ engra@ado atalhou Dean. N@a parece ter medo nenhum de n@s.
- Como 🕏 que sabes isso?
- $H\hat{\mathbf{Q}}$  umas noites ele esteve aqui. O Percy tamb $\hat{\mathbf{Q}}$ m o viu. O Brutal chama-lhe Steamboat Willy.

Ao ouvir aquilo, o Percy exibiu uma expresso desdenhosa, embora, pelo menos de momento, se tivesse abstido de fazer qualquer comento. Recomeo ara a bater mais rapidamente com o basto nas costas da moo.

- . Vejam isto acrescentou o Dean. Da outra vez, ele chegou at mesa. Quero ver se consegue fazer isso agora. E conseguiu, afastando-se bastante do Presidente quando passou junto dele, como se no lhe agradasse o cheiro do nosso nsonho parricida. Inspeccionou duas das celas desocupadas, chegou mesmo a dar uma corrida at uma das tarimbas que nem sequer tinha colcho, farejou-a e regressou Milha Verde. O Percy manteve-se no mesmo lugar durante todo aquele tempo, batendo continuamente com o basto e sem falar, o que nele no era nada vulgar, desejando fazer com que o rato se arrependesse de ter voltado ali. Querendo ensinar-lhe uma lico.
- ♥ uma sorte voc♥s n♥o terem de o sentar na Velha Fa♥sca comentou o Bill com

ironia, interessado nas andan@as do rato contra a sua pr@pria vontade. - Teriam uma grande trabalheira para conseguir prender as correias do capacete.

O Percy continuava sem proferir uma @nica palavra; contudo, em gestos muito lentos, firmou o bast@o entre os dedos, da mesma maneira que um homem agarraria num bom charuto.

- O rato deteve-se no mesmo lugar onde o fizera antes, a uma distência de neo mais de um metro da mesa do corredor, soerguendo O olhar para o Dean, como se fosse um prisioneiro perante a barra de um tribunal. Durante breves instantes fitou o Bill, para logo voltar a concentrar a sua atenero no Dean. O Percy mal dava a impresseo de se aperceber daquilo que acontecia em seu redor.
- © um animalzinho cheio de coragem, sou obrigado a admiti-lo acrescentou o Bill. Ergueu um pouco a voz: Ei! Ei! Steamboat Willy!
- O rato retraiu-se ligeiramente enquanto as orelhas lhe fremiam, mas n**©**o fugiu nem sequer mostrou qualquer sinal de que o desejasse fazer.
- Agora, olhem bem para isto continuou o Dean, recordando-se da forma como o Brutal lhe tinha dado um naco de carne em conserva da sua sandu@che. N@o sei se ele se comportar@ da mesma maneira, mas...
- Quebrou ao meio uma das bolachas de @gua e sal Ritz, tendo deixado cair um peda@o em frente do rato. Durante um segundo ou dois o animal limitou-se a olhar para o bocado de bolacha de tom alaranjado, com os seus olhos vivazes de 85

um negro cintilante, enquanto os bigodes filamentados fremiam ao cheirar o petisco. Chegou-se mais € frente, agarrou-~ com as patas da frente, sentou-se e come€ou a comer.

- Que eu seja descascado e cozinhado! exclamou o; Bill, perplexo. Come com tantas maneiras como uma pessoa durante a ceia da igreja num s∲bado ∳ noite!
- Para mim parece-se mais com um negro a comer me hncia comentou o Percy com mordacidade, embora nenhum dos outros guardas lhe tivesse prestado a mênima atenêro. O que tambêm aconteceu com o Chefe e com o; Presidente. O rato terminou o pedaro de bolacha e continuo sentado, dando a impressro de se encontrar equilibrado soba\_ a cauda enrolada em espiral, observando os gigantes com uniformes azuis.
- Deixa-me experimentar disse o Bill. Quebrou outr , bocado de bolacha de Qua e sal, inclinou-se atQ Q frente da; mesa e deixou-o cair cuidadosamente. O rato cheirou-o mas nQo lhe tocou.
- Hum! exclamou o Bill. J♥ deve estar de est♠mago cheio.
- No me parece contrapos o Dean. Ele sabe que tu os tempororio, o so isso.
- Tempor@rio, ai @? Gosto disso! Estou aqui h@ quase; tanto tempo como o Harry Terwilliger! Talvez at@ h@ mais tempo do que ele!
- Acalma-te, meu veterano, acalma-te aconselhou a Dean com um esgar sorridente. Mas vo se eu tenho ou no razoo. Lancou outro pedaco de bolacha por cima da secretoria. Sem qualquer hesitaco, o rato agarrou na bolacha, tendo recomecado a mastigar e continuando a ignorar por completo o contributo alimentar oferecido pelo Bill Dodge' Todavia, antes de ter podido dar uma ou duas trincadelas preliminares, o Percy lancou o basto contra o animal, arremessando-o como se fosse uma lanca.
- O rato era um alvo pequeno e, por muito que custasse, a verdade tinha de ser dita foi um lan@amento trai@oeiramente certeiro, que poderia ter desfeito a cabe@a do Willy, se
- os reflexos da criatura no tivessem sido to apurados como o olfacto de um co. 0 rato esquivou-se sim, tal e qual como um ser humano o teria feito tendo deixado cair o bocado de bolacha. O pesado basto de nogueira passou por cima da sua cabera e espinha, suficientemente perto para os polos
- se terem agitado (pelo menos, foi o que o Dean afirmou, pelo que me Imponho a transcrever, embora no tenha a certeza de acreditar realmente nisso), e foi embater no cho de linoleo esverdeado, tendo feito ricochete contra as barras de uma cela vazia, O rato no se deixou ficar por ali, a fim de averiguar se se teria tratado de um simples engano; tendo-lhe ocorrido, aparentemente, um encontro muito importante noutro sotio qualquer, deu meia volta e afastou-se disparado pelo corredor fora, seguindo em direcolo o cela do isolamento.

  O Percy rugiu de frustraco sabia o quo perto estivera de atingir o animal -

e foi em sua perseguição. O Bill Dodge agarrou-o por um braço, muito provavelmente movido por um simples instinto, mas o Percy afastou-se dele com um gesto brusco. Ainda assim, o Dean afirmou que, possivelmente, foi a reacção do Bill que salvou a vida do Steamboat Willy, apesar de ter sido por um triz. O Percy não so pretendia apanhar o rato, como tambêm o queria esborrachar; pês-se a correr, dando uns saltos enormes e cheios de comicidade, como um veado, pisando o chão com toda a força com os pesados sapatos pretos de trabalho. O rato conseguiu evitar os dois eltimos saltos do Percy, correndo em ziguezague a toda a velocidade. Passou pela fresta inferior da porta, com um zurzir final da sua cauda cor-de-rosa, e... atê mais ver, forasteiro - desapareceu.

- Foda-se! - vociferou o Percy, batendo violentamente com a palma da mo contra a superficie da porta. Em seguida, comeo u a procurar no seu molho de chaves aquela que lhe permitiria entrar na cela do isolamento, continuando assim a perseguir o rato.

O Dean foi no seu encal o, caminhando em passos deliberadamente lentos, a fim de adquirir o controlo das suas emo ces. Parte do seu ser desejava rir-se do Percy, disse-me ele mais tarde, enquanto outra parte se queria agarre-lo e sacudi-lo, encoste-lo e imobilize-lo contra a porta da cela do isolamento, para lhe poder dar uma carga de porrada. Como e evidente, a maior parte daquilo que ele sentia traduzia-se numa grande perplexidade; as nossas funces no Bloco E, em grande parte, eram reduzir qualquer tumulto ao menimo, e tumulto era praticamente o segundo nome do Percy Wetmore. Trabalhar com ele assemelhava-se muito e tarefa de tentar desactivar bombas com alguêm atres de nes que, de vez em quando, batesse estridentemente com os dois pratos de um cembalo.

Numa palavra, era uma situação deveras enervante. O Dean disse que conseguiu detectar esse nervosismo nos olhos do Arlen Bitterbuck... atê mesmo na expressão do Presidente, embora este cavalheiro, regra geral, se comportasse de uma maneira têo fria como um bloco de gelo. Mas havia algo mais. Em algum recanto da sua mente, o Dean jê tinha começado a aceitar o rato como se este fosse - bem, talvez não um amigo, mas sim como parte da vida no bloco. Isso tornava o comportamento do Percy, bem como aquilo que ele tentava fazer, muito pouco correcto. Levando mesmo em consideração que a sua raiva se dirigia contra um rato. O facto de o Percy jamais conseguir vir a compreender o motivo por que a sua acção era recriminêvel revelava mais que sobejamente que ele não era a pessoa adequada para as funções que desempenhava.

Na altura em que o Dean chegou ao fundo do corredor, jo se tinha conseguido dominar, sabendo como o que deveria agir naquela situación. A o nica coisa que o Percy era incapaz;

de suportar, era fazer figura de idiota, e todos sab@amos isso. - A merda do rato fugiu outra vez - comentou o Dean com um pequeno sorriso, tentando desanuviar o ambiente. O Percy lan@ou-lhe um olhar de poucos amigos, afastando o cabelo dos sobrolhos.

- VV lV como V que falas, caixa-de-Vculos. Estou chateado. NVo tornes as coisas piores do que jV estVo.
- Com que ento, hoje outra vez dia de mudanoas, noo' verdade? perguntou o Dean sem mostrar uma expresso risonha... embora se risse com os olhos. Pois bem, desta vez, quando puseres tudo co fora, importas-te de passar a esfregona pelo choo?
- O Percy olhou para a porta. Fitou as suas chaves. Pensou em mais uma incurs $\hat{v}$ o, longa, quente e  $v\hat{v}$  por aquela cela de paredes acolchoadas, enquanto todos os outros se mantinham

por perto a observ@-lo... No que se inclu@a o Chefe e o Presidente.

- Raios me partam se eu compreendo o que ♀ que tem tanta piada disse ele. N♀ necessitamos de ratos nas celas... J♀ temos vermes suficientes por aqui, sem que precisemos de lhes acrescentar a presen♀ de ratos.
- Tens toda a raz®o, Percy retorquiu o Dean, erguendo as m®os num gesto de apaziguamento. Por breves instantes, contou-me ele na noite seguinte, acreditou verdadeiramente que o Percy talvez se virasse contra ele.

Entretanto, o Bill Dodge aproximou-se numa atitude pl@cida e consegmu acalmar as coisas.

. Parece-me que deixaste cair isto - disse ele, entregando ao Percy o seu bast@o. - Uns dois cent@metros mais abaixo e terias apanhado o mafarrico em cheio nos lombos.

Ao ouvir aquelas palavras, o têrax de Percy expandiu-se. - Sim, nêo foi um golpe muito mau - redarguiu ele e, com todo o cuidado, voltou a meter o estala-cabeêas dentro do coldre de aspecto têo disparatado. - No liceu, eu costumava jogar ao ataque. Metia muitos golos.

- A s@rio? N@o sabia retrucou o Bill, e o som respeitoso do seu timbre de voz (embora tivesse piscado o olho ao Dean quando o Percy virou costas) foi o suficiente para desactivar aquela situa@o acalorada.
- Sim insistiu o Percy. Uma vez em Knoxville fiz um golo em cheio. Aqueles rapazes da cidade no sabiam o que que lhes acontecera. Passei por dois. Podia ter sido um jogo perfeito, se o idiota do orbitro no tivesse estragado tudo. O Dean poderia ter deixado que a conversa morresse por ali, mas hierarquicamente ele era o superior do Percy e parte das suas funções era instruir; nessa opoca antes do Coffey e antes do Delacroix ele ainda pensava que o Percy poderia ser ensinado. Assim, estendeu a mo e agarrou no pulso do homem mais novo.
- Deves pensar no comportamento que tiveste ho pouco admoestou o Dean. A sua intenco, afirmou ele mais tarde, era mostrar uma expresso soria sem que fosse de reprovaco. Pelo menos, que no fosse demasiado reprovadora.
- St que com o Percy aquela abordagem nto resultava. Ele nunca chegaria a aprender... mas nt acabartamos por ser fortados a fazt-lo.
- Ouve bem, caixa-de-@culos, eu sei muito bem o que @ que estava a fazer... a tentar apanhar aquele rato! O que @ que tu @s? Cego ou qu@?
- Tambûm me pregaste um grande susto, assim como ao Bill e ûqueles retorquiu o Dean, apontando na direcûûo do Bitterbuck e do Flanders.
- E ent@o? perguntou o Percy, provocador, endireitando as costas. Eles n@o est@o em nenhum infant@rio, caso ainda n@o tenhas reparado. Apesar de voc@s os tratarem como se estivessem, grande parte do tempo.
- Pois bem, a mim no me agrada nada sentir-me assustado adiantou o Bill entre dentes alom de que trabalho aqui, Wetmore, para o caso de ainda no teres reparado. Eu no sou um dos teus mentecaptos.
- O Percy lan@ou-lhe um olhar por entre as p@lpebras semicerradas, exibindo uma express@o onde se adivinhava uma certa inseguran@a.
- É no os assustamos mais do que aquilo que o necessorio, porque eles jo se encontram sob uma grande tenso atai lhou o Dean. Continuava a manter um tom de voz baixo. Os homens que esto sob uma grande tenso podem ir-se abaixo. Causar danos a si proprios. Fazer mal aos outros. Por vezes, fazem com que fulanos como no fiquem metidos em pro blemas.
- Ao ouvir aquilo, os lôbios do Percy esboôaram um trejeito. "Em problemas" era uma ideia que exercia um certo po der sobre ele. Provocar problemas nôo fazia mal. Ver-se metido neles ô que nôo era nada bom. O nosso trabalho ô falar e nôo gritar continuou Dean: Um homem que berre com os prisioneiros ô um homem que perdeu o controlo sobre as emoôôes.
- O Percy sabia quem v que tinha lavrado aquela escritura:; eu. O chefe. Entre o Percy Wetmore e o Paul Edgecombe nv existia um grande amor, e nvo se esquevam de que ainda estvamos em pleno Vervo muito antes do invcio das verdadeiras festividades.
- Seria preferêvel para ti continuou o Dean num tom conciliatêrio comeêares a encarar este lugar como uma espêcie de unidade de cuidados intensivos de um hospital. ê melhor nêo fazer muito barulho...
- Eu penso nisto como se fosse um balde cheio de mija que serve para se afogar ratos retorquiu o Percy -, e  $\hat{\mathbf{v}}$  tudo. Agora, se n $\hat{\mathbf{v}}$ o te importas, larga-me o pulso.
- Soltou-se da moo do Dean, deslizou entre este e o Bill e comeo u a andar pelo corredor num passo pesado, mantendo a cabeo baixa. Passou um pouco rente de mais os grades da

cela do Presidente - to rente que o Flanders poderia ter estendido o braco, to agarrado e ter-lhe dado umas cacetadas na cabeca com o seu to amado basto, caso o Flanders fosse homem para isso. O claro que no era, mas talvez o Chefe fosse. O Chefe, se lhe dessem essa oportunidade, teria muito bem sido capaz de dar uma tareia dessas ao Percy, apenas pa

ra lhe ensinar uma boa li@@o. Aquilo que o Dean me revelou acerca desse assunto, quando me contou a hist@ria na noite seguinte, ficou gravado em mim desde essa altura, uma vez que veio a verificar-se ser uma esp@cie de profecia.

- O Wetmore no compreende que no tem o monimo poder sobre eles - dissera o Dean. - Que nada daquilo que faz contribui para piorar as coisas para eles, que eles so podem ser electrocutados uma vez. Ato ele meter isso na cabera, constituiro um perigo no so para si proprio, como para todos os que se encontram aqui em baixo.

Entretanto, o Percy dirigiu-se ao meu gabinete e deixou a porta bater atrês de si.

- Olhem bem para isto! exclamou o Bill Dodge. Nvo v que ele se porta como se tivesse um testvculo gravemente infectado?!
- E n�o sabes da missa nem a metade retrucou o Dean.

3

- Pois bem, vejamos as coisas pelo lado mais animador continuou o Bill. Ele passava a vida a dizer \$\epsilon\$s pessoas que elas deveriam olhar para as coisas pelo lado mais animador; at\$\epsilon\$ dava vontade de lhe assentar um murro em cheio no nariz de cada vez que aquelas palavras lhe sa\$\epsilon\$am da boca. Do mal o menos; o teu rato que faz habilidades conseguiu fugir.
- Sim, mas nunca mais voltaremos a p@r-lhe a vista em cima retorquiu o Dean. Estou em crer que o estupor do Percy Wetmore conseguiu assust@-lo de uma vez por todas.

Aquela observação era lêgica, mas errada. Logo no princêpio da noite seguinte, o rato estava de volta, e por acaso isso coincidiu com a primeira noite das duas que o Percy Wetmore tinha de folga antes de passar para o turno da noite. O Steamboat Willy apareceu por volta das oito horas. Eu encontrava-me presente, o que me permitiu assistir ao seu reaparecimento; o Dean tambêm lê estava, o mesmo acontecendo com o Harry Terwilliger. O Harry encontrava-se sentado ê secretêr~ia.

Tecnicamente, eu deveria trabalhar durante o dia, mas tinha-me deixado ficar por ali durante uma hora a mais, para poder falar com o Chefe, cuja execu**ç**o se aproximava.

Exterior-mente, o Bitterbuck apresentava uma atitude de estoi 91

cismo, de acordo com a tradi@o da sua tribo; contudo, eu, adivinhava o medo que crescia dentro de si, como se fosso uma flor envenenada. Por conseguinte, convers@mos. Podemos falar com eles durante o dia, embora n@o fosse t@o agrad@vel devido aos gritos e conversas (para n@o mencionar ocasionais cenas de pugilato) que vinham do pêtio, ê mistura com o chonque-chonque da maquinaria da serralharia, o grito ocasional de um dos guardas, ordenando a algu@m que largasse uma picareta ou que agarrasse numa determinada enxada, ou ent@o: "Arrasta esse coiro at@ aqui, Harveyi"' Habitualmente, depois das quatro horas as coisas melhorava um pouco e depois das seis ainda era melhor. Das seis 🕏s oit horas era o melhor per©odo do dia. Depois disso, pod©amo ver os pensamentos profundos come@arem a assenhorarem-se das suas mentes uma vez mais viam-se nos seus olhos;, quais sombras da tarde - nessa altura era prefer**@**vel parar,, Eles continuavam a ouvir o que lhes diz@amos, mas as nossas palavras deixavam de fazer qualquer sentido. Depois das oito horas, eles preparavam-se para os quartos de ronda da noite, imaginando qual a sensa��o de terem o capacete bem preso na cabela e qual seria o cheiro do ar no interior do saco negro que acabava de ser enfiado por cima das faces transpi-~ radas.

Contudo, eu apanhei o Chefe numa boa altura. Come**©**ou a falar-me da sua primeira mulher e de como, em conjunto, os dois tinham constru**©**do uma cabana de madeira em Montam. Aqueles haviam sido os dias mais felizes de toda a sua vida, de

acordo com o que ele dizia. A vqua era tvo pura e fria que uma pessoa sentia a boca cortada de cada vez que a bebia.

- Eh, Mister Edgecombe disse ele. Acha que se , um homem se arrepende sinceramente daquilo que fez de mal ainda pode regressar ao tempo em que ele foi mais feliz, ficando a viver al para sempre? Parece-lhe que talvez o paralso seja assim?
- Tenho acreditado nisso repliquei, sabendo que estava a dizer uma mentira e sem sentir o m@nimo remorso por isso. Eu aprendera os assuntos da eternidade em cima do belo

rega�o da minha m�e, e acredito naquilo que o Bom Livro diz a respeito dos assassinos: que para eles no existe vida eterna. Na minha opinio, vo direitinhos para o inferno, onde ficar@o a arder no meio de um grande tormento, at@ que Deus, (malmente, faz sinal ao arcanjo Gabriel para que este

92

sopre as Trombetas do Ju@zo Final. Quando isso acontece, eles apagam-se... e sentem-se provavelmente bastante satisfeitos com Isso. No entanto, eu nunca dei a entender ao Bitterbuck a mais @nfima destas cren@as, nem t@o-pouco a nenhum dos outros. Mas estou convencido que bem no seu coração eles o sabiam. "Onde est♥ Abel, teu irm♥o? A voz do sangue dele clama da terra at♥ Mim", disse Deus a Caim, mais ou menos nestas palavras, e duvido muito que as palavras tenham sido uma grande surpresa para essa chan@a problem@tica em particular; aposto que Ele ouviu o sangue de Abel a gemer-Lhe da terra, com cada passo que dava. Quando o deixei, o Chefe sorria; talvez estivesse a pensar na sua cabana de madeira em Montam, na companhia da mulher de seios nus, deitada 🛭 luz das chamas da fogueira. Dentro em pouco, ele caminharia por entre um fogo mais ardente, disso eu n**©**o duvidava.

Percorri o corredor, e o Dean p@s-me a par da desaven@a que tivera lugar entre ele e o Percy na noite anterior. Estou em crer que ele se deixou ficar por ali s@ para poder falar comigo, por isso ouvi-o com toda a ten@@o. Eu tinha por h�bito ouvir com muita aten��o sempre que o assunto se relacionava com o Percy, dado que estava cem por cento de acordo com o Dean - na minha opiniĝo, o Percy era o g@nero de homem que poderia vir a provocar graves complica@@es, tanto a todos nos como a si proprio.

Quando o Dean estava prestes a terminar a sua narrativa, o velho Pouca Terra aproximou-se com o seu carrinho vermelho, cheio de pequenas coisas para comer, o qual estava coberto por citaves da Boblia desenhadas v mo ("Pertencem-Me a vingan@a e as repres@lias..." Dt. 32:35, "... pedirei contas do vosso sarrGUE a todos os animais..." Gn. 9:5, assim como demais pensamentos alegres, pr@prios para levantar o moral), e vendeu-nos algumas sandu@ches e refrigerantes. O Dean procurava alguns trocadas nas algibeiras, enquanto dizia que nunca mais voltar@amos a ver o Steamboat ~lly por ali, que o estuporado do Percy Wetmore tinha assustado o

animal, obrigando-o a fugir para sempre, quando o velho Pouca Terra perguntou: O que 🖟 aquilo ali?

Ambos olhêmos e lê estava o rato do momento, em carne e osso, saltitando pelo meio da Milha Verde. Andava um pouco, detinha-se, olhava em volta com os seus olhinhos brilhantes e

recome@ava a sua corrida.

93

- Ei, rato! chamou o Chefe, ao que a criatura parou. olhou para ele com os bigodes a fremir. Deixem-me que vos diga, era exactamente como se a maldita coisa soubesse que o
- tinham chamado. Por acaso, 🕏 um desses guias espirituais? perguntou o Bitterbuck, atirando um pequeno pedaĝo de queijo, que retirara do seu prŷprio jantar, na direc��o do rato. Foi cair mesmo em frente do animal, mas o Steam boat willy mal lan�ou um olhar ao queijo, tendo retomado o seu caminho e continuado a percorrer a Milha Verde, enquanto ia espreitando para dentro das celas desocupadas.
- Chefe Edgecombe! chamou o Presidente. Acha que esse pequeno estupor sabe que o Wetmore no esto co? Por Deus, a mim parece-me que sim! Eu sentia mais ou menos a mesma coisa... mas n $\hat{\mathbf{e}}$ o estava disposto a admitir isso

em voz alta.

Entretanto, o Harry apareceu no corredor, a co@ar as cal@as da maneira que fazia sempre depois de ter passado alguns minutos refrescantes na retrete, e parou, de olhos esbugalhados. O Pouca Terra tamb@m olhava fixamente, com uma careta desca@da num trejeito que dava uma apar@ncia desagrad@vel @ metade inferior do seu rosto, ~l@cido e desdentado.

O rato parou naquele que se estava a tornar o seu lugar habitual, enrolou a cauda  $\hat{\pmb{e}}$  volta das patas e ficou a olhar para n $\hat{\pmb{e}}$ s. Uma vez mais, ocorreram-me as imagens que eu tinha

visto de juêzes a julgarem condenados desafortunados... e contudo, alguma vez teria existido um prisioneiro têo pequeno e têo destemido como aquele? Nêo que ele fosse um encarcerado na verdadeira acepêêo da palavra, como ê evidente;; tinha a liberdade de ir e vir como bem lhe apetecesse. E no entanto, aquela ideia recusava-se a abandonar-me a mente, e ocorreu-me de novo que quase todos nês nos sentirêamos assim têo pequenos, quando chegasse o dia de nos aproximar-~{ mos do assento de onde Deus nos julgava, depois das nossas vidas terem chegado ao fim, mas que sê um nêmero muito restrito de pessoas poderia apresentar um ar têo destemido.

- Pois bem, nunca vi uma coisa destas declarou o velho Pouca Terra. Ali est**®** ele sentado, t**®**o importante como o Rei da Caca.
- Ainda no viste nada, Pouca Terra retorquiu o Harry. Olha para isto. Levou a mo ao bolso da camisa de onde retirou um biscoito de ma polvilhado com canela, em

brulhado em papel encerado. Partiu uma extremidade e ati-94

rou-a para o choo. Estava seca e endurecida e eu pensei que faria ricochete, passando pelo rato sem se deter, mas este estendeu uma pata num gesto too desinteressado, como um homem que se preparasse para apanhar uma mosca que voasse perto dele, dando uma palmada no pedato de biscoito, que se imobilizou. Todos nos rimos, de admirato e surpresa, numa explosto de gargalhadas que deveria ter tido o efeito de fazer com que o rato fugisse desarvorado, mas este mal piscou um olho. Agarrou no bocado de biscoito seco, deu-lhe umas duas lambidelas e deixou-o cair no choo, olhando para nos como se dissesse: "Nada mau, que mais o que tom?"

- O Pouca Terra abriu o seu carrinho, tirou uma sandu@che, desembrulhou-a e cortou um bocado de um enchido.
- N�o te incomodes disse-lhe o Dean.
- O que Q que queres dizer com isso? perguntou o Pouca Terra. NQ o hQ um Qnico rato Q face da Terra que desdenhe uma rodela de enchido se conseguir deitar-lhe a pata. Tu estQs mas Q maluco!

No entanto, eu sabia que o Dean tinha raz\(\hat{v}\)o; via na express\(\hat{v}\)o do Harry que este tamb\(\hat{v}\)m sabia disso. Havia os tempor\(\hat{v}\)rios e os permanentes. Fosse de que maneira fosse, aquele rato parecia dar-se conta da diferen\(\hat{v}\)a. Era de loucos, mas era a verdade.

- O velho Pouca Terra arremessou-lhe a rodela de enchido e, a provar que tênhamos razêo, o rato nêo quis ter nada a ver com aquilo; cheirou uma vez e retrocedeu um passo.
- Que eu seja o filho de uma grandess@ssima cadela! exclamou o velho Pouca Terra, dando a impress@o de se sentir ofendido.
- D�-me isso disse-lhe eu, estendendo a m�o. O qu�... a mesma coisa?
- A mesma sandu@che. Eu pago-ta.
- O Pouca Terra entregou-me o que lhe pedi. Ergui a fatia de cima do poo, retirei outra rodela de enchido e deixei-a cair por cima da borda da frente da secretoria do guarda de servico. De imediato, o rato avancou, agarrou na carne com as patas e começou a comer. O enchido desapareceu antes de eu ter tempo de esfregar um olho.
- Que eu seja amaldi@oado! vociferou o Pouca Terra. Inferno maldito! D@-me isso!

Arrancou-me a sandu $\hat{\mathbf{Q}}$ che da m $\hat{\mathbf{Q}}$ o, tirou um bocado bastante maior de carne - desta vez n $\hat{\mathbf{Q}}$ o foi s $\hat{\mathbf{Q}}$  um bocadinho,

mas sim um bom naco - e deixou-a cair t�o perto do SteQm, boat Willy que o rato

esteve prestes a us@-la como chap@u. Uma vez mais, o animal retrocedeu, cheirou a carne (com toda a certeza que nenhum rato @ assim t@o tarado durante a Grande Depress@o - pelo menos, n@o no nosso estado), e em seguida ergueu o olhar at@ n@s.

- VV lV, come! incitou o Pouca Terra, dando a impressvo de se sentir mais ofendido do que nunca. O que V que se passa contigo?
- O Dean agarrou na sandu@che e deixou cair um peda@o do enchido naquela altura, a cena j@ tinha atingido o car@cter de uma estranha comunh@o. Sem hesita@@es, o rato apanhou a

carne e comeu-a imediatamente. Depois de ter terminado"~ voltou-se e comevou a percorrer o corredor atvo cela do isolamento, parando a meio do caminho para espreitar para dentro de duas das celas desocupadas, e fez uma pequena digressvo inquiridora a uma terceira. Uma vez mais, ocorreu-me a possibilidade de o animal andar volto procura de alguvem; desta feita, afastei o pensamento da minha mente com maior lentidvo do que anteriormente.

- No tenciono falar acerca deste assunto disse o Harry Adivinhava-se que ele falava meio a sorio meio a brincar. Em primeiro lugar, ninguôm se interessaria. E em segundo, ain
- da que fosse esse o caso, ningu@m acreditaria em mim.
- Ele se comeu o que vocês lhe deram comentou o Pouca Terra. Abanou a cabeea num gesto de quem neo conseguia acreditar naquilo, debruêou-se sobre o carrinho e agar

rou no que o rato tinha desdenhado, come@ando a comer com a sua boca desdentada e a triturar o alimento com as gengivas at@ ao ponto de submiss@o. - Vamos l@ a saber, porque @ que ele ter@ agido assim?

- Tenho uma ideia melhor interveio o Harry. Como € que ele sabia que o Percy est€ de folga?
- No sabia repliquei. O facto de esse rato ter aparecido hoje o noite no passa de uma mera coincidoncia. So que, com o passar dos dias, cada vez se tornava mais dificil acreditar que um simples rato so desse a conhecer a sua preseno quando o Percy se encontrava de folga, a trabalhar noutro turno, ou em funco numa outra zona da priso. Nos o Harry, o Dean, o Brutal e eu proprio chegomos o concluso de que o animal deveria conhecer a voz do Percy ou o seu cheiro. Cautelosamente, evitovamos discutir em de

masia o proprio rato - o proprio. Decidimos tacitamente que isso poderia contribuir para arruinar uma coisa que era muito espetral... e maravilhosa, em virtude da estranheza e delicadeza que a envolviam. Ao fim e ao cabo, o Willy escolhera\_nos de uma maneira que, ato mesmo agora, eu nunca consegui compreender. o possovel que o Harry tenha tido razoo, quando disse que no valeria a pena partilhar aquilo com outras pessoas, no so porque elas no acreditariam, mas tambom porque no iriam demonstrar o mais pequeno interesse.

Foi entro que chegou a data da execurro do Arlen Bitterbuck, o qual, na realidade, nro era o chefe da sua tribo mas sim o primeiro dos anciros na Reserva de Washington, assim como membro do Conselho dos Cherokees. Sob o efeito do ricool ele tinha assassinado um homem - na verdade, ambos tinham estado embriagados. O Chefe esmagara a cabera do homem com um bloco de cimento. O pomo da discritia entre os dois fora um par de botas. Portanto, em 17 de Julho daquele Verro chuvoso, o meu conselho de anciros determinou que a sua vida deveria ser extinta.

As horas de visita, para a maior parte da população prisional de Cold Mountain, eram to regidas como vigas de aço, mas essa norma no se aplicava aos nossos rapazes do Bloco E. Assim, no dia 16, o Bitterbuck teve autorização para se dirigir e espaçosa sala adjacente ao refeitêrio - a Arcada. Estava dividida exactamente a meio por uma rede de arame entrelaçada com arame farpado. Era ali que o Chefe recebia a visita da sua segunda mulher, assim como alguns dos seus filhos que ainda falavam com ele. Chegara o momento do adeus.

Foi o Bill Dodge quem o levou Quela sala, juntamente com dois dos outros temporQrios. NQs tQnhamos trabalho a fazer - uma hora para, pelo menos, dois ensaios. TrQs, se conseguQssemos.

O Percy no levantou muitos protestos por ter sido destacado para o

compartimento do quadro el©ctrico com o Jack Van Hay, para a electrocuss©o de Bitterbuck; ainda estava demasiado verde para perceber se lhe tinha sido dado um bom lugar ou n©o. Aquilo que ele sabia era que dispunha de uma 97

pequena janela rectangular com rede de arame, atravês da qual poderia ver tudo, e, embora provavelmente ele nêo se importasse de estar a olhar para as costas da cadeira em vez de para a frente, continuaria a estar suficientemente prêximo; para poder avistar as faêscas a saltarem para todos os lados:

Do lado de fora da janela, mesmo junto desta, havia um telefone negro sem manivela nem mostrador de nêmeros. Esse telefone sê servia para receber chamadas, as quais poderiam ser feitas somente de um lugar: do gabinete do governador. Ao longo dos anos, vi uma sêrie de filmes sobre a vida prisional em que o telefone oficial comeêa a tocar no momento exacto em que se preparam para accionar a alavanca que; terminarê com a vida de um desgraêado qualquer inocente;; contudo, o nosso nunca tocou durante todos os anos em que trabalhei no Bloco E. Nos filmes, a salvaêo ê barata. Assim como a inocência. Pagam-se vinte e cinco cêntimos e obtêm-se exactamente aquilo que esse montante pode proporcionar-nos. A vida real custa mais e a maioria das respostas ê bem diferente.

Lo em baixo, no tonel, tonhamos um manequim de alfaiate que ocupava o lugar na ambulência, enquanto o velho Pouca? Terra fazia o resto. Ao longo dos anos, no se sabia bem como, o Pouca Terra tinha vindo a ocupar o lugar do tradicional substituto do condenado, um lugar to respeitado o sua maneira como o do peru que faro as honras da mesa da ceia: de Natal, quer se goste de peru ou noo. A maior parte dos outros guardas da priso gostava dele, o homem falava com um sotaque engraçado, o que os divertia - tambom era de origem francesa, embora fosse canadiano e noo cajun, e possuo uma maneira de falar muito peculiar que era suavizada pelos muitos anos de encarceração no Sul. Ato mesmo o Brutal se divertia com o velho Pouca Terra. Mas eu no me incluça nesse nomero. Estava convencido que ele era, muito o sua maneira, uma verso mais envelhecida e diluçda do Percy Wetmore, a espocie de homem que sentia grandes melindres em matar e cozinhar a sua propria carne, mas que, ainda assim, adorava sentir o cheiro do churrasco.

Est@vamos todos presentes para o ensaio, tal como estar@amos ali durante o acontecimento principal. O Brutos Hwell tinha sido o "designado", como costum@vamos dizer, o"

que significava que lhe caberia a tarefa de colocar o capacete, vigiar a linha telef©nica do governador, chamar o m©dico que 98

estaria no seu lugar junto © parede, no caso de os servi©os deste virem a ser necess©rios, e dar a ordem para o desenrolar dos eventos quando chegasse a hora. Se tudo corresse bem, n©o haveria elogios para ningu©m. Caso contr©rio, o Brutal seria recriminado pelas testemunhas enquanto eu seria responsabilizado pelo director. Nenhum de n©s reclamava desta situa©o; os protestos n©o nos teriam servido de nada. Muito simplesmente, o mundo continua a girar. Podemos aguentarnos e girar com ele, ou tentar fazer valer os nossos protestos, sendo imediatamente cuspidos desse .mundo.

O Dean, o Harry Terwilliger e eu encaminhêmo-nos para a cela do Chefe, a fim de dar inêcio ao primeiro ensaio; ainda nêo haviam passado três minutos desde que o Bill e as suas tropas tinham escoltado o Bitterbuck do bloco atê ê Arcada. A porta da cela encontrava-se aberta e o velho Pouca Terra estava sentado na tarimba do Chefe, com os seus cabelos ralos e encanecidos espetados em todas as direcêêes.

- O lenvol estv todo manchado com nvdoas de se ter vindo comentou o Pouca Terra. - Deve estar a tentar livrar-se disso tudo antes de vocvs o estorricarem - acrescentou com um riso cacarejado.
- Cala a boca, Pouca Terra ripostou o Dean. Vamos lo a fazer isto de uma forma soria.
- De acordo anuiu o Pouca Terra, compondo imediatamente as suas fei@es e adquirindo uma expresso de solenidade grandiosa. Todavia, os seus olhos mantinham-se brincalh@es. O velho Pouca Terra nunca dava a impresso de estar to vivo como quando desempenhava o papel do morto.

- Arlen Bitterbuck comecei a dizer, dando alguns passos em frente -, na minha qualidade de funcion@rio de justi@a e do estado, e por a@ adiante... venho munido de uma senten@a, e bl@-bl@... execu@@o essa que ter@ lugar @s vinte e Quatro horas do dia bl@-bl@... pelo que lhe pe@o que se levante. O Pouca Terra levantou-se da tarimba.
- Estou a levantar-me, estou a levantar-me, estou a levantar-me declarou ele repetidamente.
- Dê meia volta interveio o Dean e, quando o Pouca Terra se virou, comeêou a examinar o topo da sua cabeêa
- coberta de caspa. No dia seguinte o noite, a regio superior da cabeo do Chefe seria escanhoada, e a verificació do Dean na altura teria a finalidade de ver se ele no precisaria de alguns retoques. Os cabelos mal rapados impediriam uma boa 99
- condutibilidade de energia, dificultando todo o processo. Tudo aquilo que faz@amos naguele momento pretendia facilitar as coisas.
- Muito bem, Arlen, vamos embora disse eu ao Pouca Terra, e todos sa**©**mos da cela.
- Estou a caminhar pelo corredor, estou a caminhar pelo corredor, estou a caminhar pelo corredor repetiu o Pouca Terra. Pus-me € sua esquerda, e o Dean € sua direita. O Harry
- seguia directamente atr®s dele. Chegados ao fim do corredor vir®mos © direita, afastando-nos da vida como ela era vivida no p©tio do recreio, seguindo em direc®© © morte como era sofrida na sala da arrecada®©. Prosseguimos para o meu gabinete, onde o Pouca Terra caiu de joelhos sem que fosse necess®rio pedirlhe que o fizesse. Ele conhecia bem o argu\_ mento daquela pe©a, extremamente bem, provavelmente melhor do que qualquer de n©s. Deus era testemunha de que ele vivia naquele lugar h© mais tempo do que n©s.
- Estou a rezar, estou a rezar, estou a rezar acrescentou o Pouca Terra, erguendo as m\u00f8os enodadas num gesto de ora\u00f8o. Assemelhavam-se \u00f8quela famosa gravura que voc\u00f8s'
- provavelmente conhecem, aquela que quer dizer: "O Senhor 🖟 . o meu pastor..." e assim por diante.
- Quem v que o Bitterbuck arranjou? perguntou o Harry. Nvo vamos permitir aqui a presenva de um curaudefiro cherokee que lhe agarre na picha, pois nvo? Na verdade...
- Continuo a rezar, continuo a rezar, continuo na companhia de Jesus acrescentou o Pouca Terra, interrompendo-me. Cala a boca, velho idiota ripostou o Dean.
- Estou a rezar! insistiu o Pouca Terra. Nesse caso, reza para ti pr∯prio.
- O que Q que estQ a atrasar-vos? gritou a voz do Brutal vinda da sala da arrecadaQQo. TambQm havia sido esvaziada para nosso uso. EncontrQvamo-nos de novo na zona da matanQa; isso era algo que quase se conseguia cheirar.
- Aguenta os cavalos! gritou-lhe o Harry. Que raio, no sejas to impaciente!
- A rezar continuou o Pouca Terra, brindando-nos com o seu esgar sorridente, desagrad@vel e encovado. A rezar para que me seja concedida paci@ncia, porra, apenas um pouco de paci@ncia.
- Na verdade, o Bitterbuck 🛭 crist�o... de acordo com o
- que ele diz continuei dirigindo-me aos outros. Vai sentir-se satisfeito com aquele tipo baptista que aqui esteve por ocasiço do Tillman Clark. Acho que o nome dele c Schuster. Eu tambom gosto dele. C ropido e no faz com que eles fiquem todos enervados. Poe-te de po, Pouca Terra. Jo rezaste que chegue para um dia.
- Estou a andar disse ele. Estou a andar outra vez, estou a andar outra vez, sim senhor, a caminhar pela Milha Verde.
- Baixo como ele era, ainda assim tinha de se encolher um pouco para conseguir transpor a porta, situada na parede mais afastada do meu gabinete. Nes tivemos de nos baixar ainda mais. Sempre que em presene de um verdadeiro condenado, este momento era deveras vulnerevel; quando olhei para a plataforma onde se encontrava a Velha Faesca, tendo avistado o Brutal com a arma empunhada, acenei com uma expresse de satisfaeso. Estava tudo exactamente como devia estar.

O Pouca Terra começou a descer os degraus e parou. As cadeiras desdobrêveis de madeira, cerca de quarenta, jê se encontravam a postos nos seus lugares. O Bitterbuck atravessaria aquele espaço atê e plataforma, num engulo que o manteria afastado dos espectadores, havendo mais seis guardas que reforeariam a segurança para o que desse e viesse. O Bill Dodge e que seria o responsêvel por esses. Nunca uma testemunha fora ameaçada por um prisioneiro, apesar da situaçõo de grande tensço... e era assim que eu tencionava manter as coisas.

- Estlo prontos, rapazes? perguntou o Pouca Terra depois de termos reassumido a nossa formallo o original, ao fundo dos degraus que salam do meu gabinete. Acenei num gesto afirmativo e encaminhomo-nos para a plataforma. Acima de tudo, aquilo a que mais nos assemelhovamos, pensava eu muitas vezes era a um corpo de guarda de honra que se tinha esquecido da bandeira.
- O que ♥ que eu devo fazer? perguntou o Percy por detr♥s da pequena janela com rede de arame, entre a sala da arrecada♥♥o e o compartimento do quadro el♥ctrico.
- Observa e aprende respondi-lhe em voz alta.
- E mant@m as m@os afastadas da tua salsicha acrescentou o Harry num resmungo. No entanto, o Pouca Terra ouviu-o e soltou uma risada cacarejada. Escolt@mo-lo at@ @ plataforma, onde o Pouca Terra se

voltou sem que ningu@m lhe dissesse para o fazer: o velho veterano em ac@@o.

- A sentar-me - anunciou ele -, a sentar-me, a sentar-me, a ocupar o assento no rega**Q**o da Velha Fa**Q**sca. Ajoelhei-me sobre o joelho direito em frente da sua perna direita, enquanto o Dean se ajoelhou sobre o joelho esquerdo em frente da sua perna esquerda. Era nesta altura que nos proprios estaroamos na posico mais vulner@vel, sujeitos a um ataque f@sico, no caso de o homem condenado se passar dos carretos... o que, de quando em quando, acontecia. Ambos posicion@mos o joelho dobrado ligeiramente para dentro, a fim de proteger a regi**@**o das virilhas. Deix@mos descair o queixo para poder salvaguardar a zona da garganta. E, como 🖟 evidente, avan🚱 mos para prender os tornozelos do condenado, neutralizando desta forma e o mais depressa poss@vel qualquer situa@@o de perigo. O Chefe usaria pantufas guando desse o seu derradeiro passeio, mas a frase "poderia ser muito pior, no serve de grande conforto a um homem com a laringe dilacerada. Ou jû agora, a contorcer-se no chûo com os tomates inchados do tamanho de um grande boi�o de vidro Mason, enquanto cerca de quarenta espectadores - muitos deles cavalheiros da imprensa - sentados naquelas cadeiras das granjas, observavam tudo com muita aten@o.

Prendemos os artelhos do velho Pouca Terra. A grilheta do lado do Dean era ligeiramente maior, uma vez que era aquela por onde passava a corrente. Quando, no dia seguinte

noite, o Bitterbuck se sentasse na cadeira, teria a barriga da perna esquerda rapada. Os êndios têm muito poucos pêlos no corpo, mas nês nêo querêamos correr o mênimo risco.

Enquanto prend@amos os tornozelos do Pouca Terra, o Brutal manietou-lhe o pulso direito. Por seu lado, o Harry' avan@ou em passadas mansas, prendendo o esquerdo. Depois de terem terminado, este @ltimo acenou ao Brutal que se dirigiu a Van Hay em voz alta.

- Prossegue com a fase um!

Ouvi o Percy a perguntar ao Jack Van Hay qual o significado daquilo (era dif@cil acreditar na escassez de conhecimentos que ele tinha, no pouco que apreendera desde que come@ara a

trabalhar no Bloco E), ao que se seguiu uma explicaçõo sussurrada do Van Hay. Naquele momento, a expressõo Prosseguir com a fase um no teria qualquer significado, mas, quando no dia seguinte a ouvisse da boca do Brutal, o Van Hay 102

rodaria o puxador que accionava o gerador da pristo situado atros do Bloco B. As testemunhas ouviriam o rutdo ensurdecido do mecanismo em funcionamento, enquanto as luzes por toda a pristo seriam mais intensas. Nos outros blocos, os prisioneiros observariam as luzes que emitiriam uma luminosidade invulgar, deduzindo que a executto fora conclutta, quando de facto aquilo indicava que estava apenas no intecio.

- O Brutal contornou a cadeira de forma a que o Pouca Terra o pudesse ver.
- Arlen Bitterbuck, o senhor foi condenado a morrer na cadeira el@ctrica, tendo

a senten@a sido lavrada por um j@ri formado pelos seus pares, e imposta por um juiz deste estado. Deus aben@oe as pessoas deste estado. Tem alguma coisa a dizer antes de se dar cumprimento @ senten@a?

- Sim - replicou o Pouca Terra com os olhos cintilantes e l©bios unidos que esbo©avam um esgar desdentado pleno de felicidade. - Quero um jantar de galinha frita com molho em cima das batatinhas, quero cagar dentro do teu chap©u e tenho de ter a Mae West sentada em cima da minha cara, porque sou um filho da puta cheio de tes©o.

O Brutal tentou manter uma expressão empedernida, mas foi-lhe absolutamente impossãvel. Lanãou a cabeãa para três e desatou a rir ês gargalhadas. O Dean, que se encontrava na extremidade da plataforma, perdeu toda a compostura como se houvesse sido atingido por um projêctil, com a cabeãa baixada entre os joelhos, a uivar como se fosse um coiote e com uma mão a tapar os sobrolhos, dando a impressão de que impedia os miolos de saêrem do lugar onde deveriam manter-se. Por seu lado, o Harry batia com a cabeãa contra a parede, enquanto proferia ahah-ah como se tivesse um naco de comida entalado na garganta. Atê mesmo o Jack Van Hay, um homem que não era conhecido pelo seu sentido de humor, não conseguira conter o riso. E claro que a mim tambêm me apeteceu rir, mas a custo consegui refrear essa vontade. Na noite seguinte tudo aquilo seria a sêrio e, no lugar onde o Pouca Terra estava sentado haveria um homem destinado a morrer.

- Pêra com isso, Brutal - disse eu. - Tu tambêm, Dean. Harry. E pouca Terra, o prêximo comentêrio semelhante a esse que saia da tua boca serê o êltimo que farês. Ordenarei ao Van Hay que prossiga de facto com a fase dois.

O Pouca Terra mimoseou-me com uma careta risonha, como se me dissesse: "Essa foi muito boa, chefe Edgecombe,

mesmo muito boa." Quando viu que no obtinha qualquer reaco do da minha parte, lancou-me um olhar intrigado por entre as polpebras semicerradas.

- O que ♥ que se passa consigo? perguntou ele. O que disseste n♥o tem gra♥a nenhuma retorqui.
- isso que se passa comigo e, se não ês suficientemente esperto para compreenderes isso, o melhor ê manteres a pia fechada. Sê que era engraêado, ê sua maneira muito especial, e suponho que fora isso o que realmente me enfurecera.

Olhei 🖟 minha volta e vi que o Brutal olhava fixamente para mim, continuando a sorrir um pouco.

- Merda! exclamei. Estou a ficar demasiado velho para este trabalho.
- N�o retorquiu o Brutal. Est�s no teu melhor, Paul.

Mas no estava e ele tambom no , pelo menos no que respeitava aquelas malditas tarefas, e ambos sabomos que assim era. Fosse como fosse, o importante era que o ataque de riso

tinha passado. O que era bom, visto que a ltima coisa de que eu precisava era que alguêm se recordasse, na noite seguinte, do comenterio do chico-esperto do Pouca Terra, o que daria origem a mais risadas. Poder-se-ia dizer que isso seria absolutamente impossêvel, um guarda que desatasse a rir es gargalhadas na altura em que escoltava um homem condenado, ao passar pela frente das testemunhas enquanto o conduzia cadeira electrica; porêm, quando os homens se encontram sujeitos a uma grande tensêo psicolegica, tudo pode acontecer. Caso se verificasse uma coisa dessas, as pessoas iriam falar do assunto durante pelo menos vinte anos.

- Tencionas ficar calado, Pouca Terra? - perguntei. Sim - respondeu ele; a express♥o do seu rosto, que mantinha desviado, reflectia a da crian♥a mais amuada do mundo.

Fiz sinal ao Brutal, indicando-lhe que deveria prosseguir com o ensaio. Ele retirou o saco negro, que se encontrava pendurado no gancho de bronze nas costas da cadeira, e colocou-o na cabe@a do Pouca Terra, ajustando-o bem abaixo do queixo, o que abriu o orif@cio em cima, na parte mais larga. Em seguida, o Brutal inclinou-se para a frente, agarrou na esponja molhada que retirou do balde, fez press@o com um dedo sobre a esponja e lambeu a ponta do dedo. Conclu@do aquilo, voltou a colocar a esponja dentro do balde. No dia seguinte, n@o o faria. No dia seguinte, ajeit@-la-ia dentro do capacete que se encontraria pendurado nas costas da cadeira.

No entanto, naquele dia n\( \hat{\text{o}} \) procederia assim; n\( \hat{\text{o}} \) havia necessidade de molhar a cabe\( \hat{\text{o}} \) a do velho Pouca Terra.

- O capacete era de aço e, com aquelas estranhas correias suspensas dos dois lados, tinha a aparência de uma espêcie de capacete feito de plasticina. O Brutal colocou-o na cabeça do velho Pouca Terra, ajustando-o por cima do orifêcio recortado no saco negro.
- Esto a por-me o capacete, esto a por-me o capacete, esto a por-me o capacete anunciou o Pouca Terra, cuja voz naquele momento soava abafada,. saindo-lhe a custo da garganta. As correias mantinham-lhe os maxilares quase cerrados, e desconfio que o Brutal as havia apertado um tudo-nada em excesso, mais do que aquilo que seria estritamente necessorio para um ensaio. Retrocedeu e olhou de frente para as cadeiras desocupadas.
- Arlen Bitterbuck anunciou ele -, a partir de agora a corrente el©ctrica atravessar© o seu corpo at© que o senhor esteja morto, de acordo com a lei deste estado. Que Deus tenha piedade da sua alma.
- O Brutal voltou-se para a pequena janela rectangular de rede de arame.
- Prossigam com a fase dois.
- O velho Pouca Terra, talvez numa tentativa de retomar a anterior genialidade de cêmico, comeêou a estrebuchar e a espernear na cadeira, de uma maneira que quase nunca acontecia com os verdadeiros clientes da Velha Faêsca.
- Agora estou a estorricar! gritou ele. A estorricar! A estoricaarrr! Aaauuuu! Estou cozinhado como um peru! Reparei que o Dean e o Harry no observavam esta cena. Tinham voltado costas velha Faresca e fitavam um ponto para alom da sala da arrecadaro vazia, nomeadamente a porta que dava acesso ao meu gabinete.
- Macacos me mordam! exclamou o Harry. Uma das testemunhas chegou com um dia de anteced@ncia. Sentado na ombreira com a cauda cuidadosamente enrolada em redor das patas, observando tudo com os seus olhos negros e brilhantes como contas, encontrava-se o rato.

A execuçõo correu bem - se existia qualquer coisa naquele processo que pudesse ser considerada "boa" (uma proposiçõo de que eu duvido veementemente) entêo a execuçõo 105

do Arlen Bitterbuck, anciĝo dos Cherokees de Washita, fora-o. As suas tranĝas nĝo tinham ficado bem feitas - as mĝos haviam-lhe tremido tanto que nĝo conseguira entranĝar o cabelo como deve ser - e a filha mais velha, uma mulher de trinta e poucos anos, tivera autorizaĝo para as entranĝar como devia ser. Ela queria entrelaĝo-las com penas nas extremidades, as penas novas de um falcĝo, o pĝssaro do pai, mas eu nĝo pude permitir isso. Havia a possibilidade de pegarem fogo, comeĝando a arder. Ĉ claro que eu nĝo lhe disse isso, limiteime a dizer-lhe que era contra os regulamentos. Ela nĝo levantou qualquer objecĵo, tendo apenas inclinado a cabeĝa e levado as mĝos ĉ fronte, como mostra do seu desgosto e da sua reprovaĵo. A mulher conduziu-se sempre com uma dignidade extraordinôria, e, ao manter aquela compostura, prati= camente garantiu que o pai procederia da mesma maneira.

O Chefe deixou a sua cela sem qualquer objecçõo, sem tentar protelar a situaçõo quando chegou o momento. Por vezes ramos obrigados a soltar os dedos dos homens que se

agarravam s grades da cela - nos meus tempos, cheguei mesmo a quebrar um ou dois; nunca consegui esquecer-me do estalar abafado dos ossos quando isso acontecia; todavia, o Chefe no era um desses, grasa a Deus. Caminhou determinantemente pela Milha Verde ato ao meu gabinete, onde se deixou cair de joelhos para rezar com o Irmo Schuster, que tinha vindo da Igreja Baptista Luz Celestial no seu velho calhambeque. Schuster leu ao Chefe alguns salmos, e ele comesou a chorar quando o reverendo chegou squele que falava em deitar-se ao lado das sguas tranquilas. No obstante isso, as coisas correram mais ou menos, no tendo havido histeria nem nada do genero. Eu tinha a impresso de que ele estaria a pensar em sguas tranquilas, to frias e to puras que nos davam a sensasso de cortar a boca de cada vez que as bessamos.

Na verdade, eu gosto de os ver chorar um pouco. Quando eles n**ç**o choram **ç** que eu

fico preocupado.

Muitos deles no so capazes de se levantar sem ajuda depois de se terem ajoelhado; todavia o Chefe portou-se bem nesse departamento. De inocio, vacilou um pouco, como se

no soubesse o que estava a fazer, e o Dean estendeu-lhe uma mo, embora o Bitterbuck jo tivesse sido capaz de se recompor sem auxolio, o que nos permitiu dar seguimento o sesso.

Quase todas as cadeiras se encontravam ocupadas por pessoas que falavam entre si numa voz sussurrada, tal como

se costuma fazer quando se aguarda o inocio de um casamento ou de um funeral. Essa foi a onica ocasio em que o Bitterbuck se deixou ir um pouco abaixo. No sei se foi por ter estado presente alguom que o tenha perturbado em especial, ou o conjunto de toda aquela assistôncia, mas o certo o que comecei a ouvir um gemer ensurdecido que comecava a sair-lhe da garganta, e, de repente, o braco em que eu segurava adquiriu uma tenso muscular que no tivera antes. Pelo canto do olho, vi que o Harry Terwilliger se aproximava, a fim de cor= tar qualquer tentativa de recuo do Chefe, se de sobito este decidisse dificultar as coisas. Apertei com mais forca a mo que mantinha presa no cotovelo do Bitterbuck, tendo-lhe tocado com um dedo na regio interior do braco.

- Calma, Chefe - disse-lhe eu pelo canto da boca sem mexer os l©bios. - A ©nica coisa que ficar© gravada na mem©ria da maior parte desta gente © a forma como sa©res desta vida, portanto, d©-lhes algo de bom... mostra-lhes como © que um washita se comporta.

Ele lançou-me um olhar de reves e acenou com a cabeça. Em seguida, agarrou numa das tranças que a filha havia entrançado e deu-lhe um beijo. Olhei para o Brutal, que se mantinha na posição militar de descanso por detrês de uma cadeira, todo aprumado no seu melhor uniforme azul, com os botçes do casaco bem polidos e a brilhar, e o chapçu de pala perfeitamente posicionado na sua cabeça avantajada. Fiz-lhe um ligeiro acenar de cabeça, que ele retribuiu de imediato, avançando para ajudar o Bitterbuck a subir para a plataforma, caso a sua ajuda viesse a ser necessoria. Não foi.

Decorreu menos de um minuto desde o momento em que o Bitterbuck se sentou na cadeira, at@ que o Brutal gritou "Prosseguir com a fase dois!", numa voz suave, falando por cima do ombro. As luzes voltaram a enfraquecer, embora por pouco tempo; nem se teria reparado nisso, caso n@o se esperasse que tal viesse a acontecer. O que significava que o Van Hay accionara o interruptor, que um engra@adinho qualquer

tinha etiquetado como "o SECADOR DE CABELO DA MABEL. Ouviu-se um zunir abafado vindo do capacete, e o Bitterbuck inclinou-se para a frente com um estremecimento, contra as fivelas e a correia estendida a toda a largura do seu peito. Junto parede, o modico da priso observava sem deixar adivinhar qualquer expresso, mantendo os lobios to cerrados que a 107

sua boca se assemelhava a uma linha esbranqui@ada. N@o houve qualquer estrebuchar nem t@o-pouco espernear, tal como o velho Pouca Terra fizera durante o ensaio, s@ aquele forte estremecimento para a frente, das ancas para cima, como se sob o efeito de um poderoso orgasmo. A camisa azul do Chefe esticou-se toda junto dos bot@es, criando pequenos vincos que se assemelhavam a sorrisos de carne entre eles.

E foi entio que surgiu o cheiro. Em si mesmo no era muito mau, embora se tornasse desagradovel devido ao que nele se encontrava implocito. Nunca fui capaz de descer ato o

cave da casa da minha neta, quando me levam ato lo, embora seja ao que o seu filho, ainda pequeno, tem montada a linha do comboio que muito gostaria de partilhar com o avo. Os comboios no me incomodam, tal como certamente tero adivinhado - o o transformador que no sou capaz de suportar. A maneira como zune e o cheiro que deita depois de ter aquecido. Ato mesmo depois de terem passado todos estes anos, aquele cheiro traz-me sempre o memoria a imagem de Cold Mountain.

O Van Hay deu-lhe trinta segundos e cortou a corrente. O mêdico avanêou,

afastando-se do seu lugar para auscultar o coraçõo com o estetoscêpio. Naquele momento no se ouvia

qualquer conversa entre as testemunhas. O môdico endireitou-se e olhou atravôs do pequeno rectôngulo de malha de rede. - Desorganizado - anunciou ele, fazendo um gesto giratôrio com um dedo, como se desse ô manivela. Tinha ouvido algumas pulsacôres esporôdicas no peito do Bitterbuck, provavelmente tôro desprovidas de significado como as convulsões finais de uma galinha a quem tivessem cortado a cabeôa, mas era preferêvel nôro correr o mônimo risco. Ninguôm queria que ele, inesperadamente, se sentasse na maca quando ~ fosse a meio caminho do tônel, comeôando a gritar que se sentia a arder.

O Van Hay prosseguiu com a fase três e, uma vez mais, i o corpo do Chefe foi percorrido por um estremecimento que o impulsionou para a frente, agitando-se um pouco de um lado

para o outro sob os efeitos da corrente electrica. Desta feita, quando o medico o auscultou de novo acenou com a cabela Estava tudo terminado. Uma vez mais tenhamos alcaneado exito em destruir aquilo que neo podeamos criar. Algumas das pessoas entre a assistência recomelaram a conversar no mesmo tom de voz sussurrada; contudo, a maior parte dos pre

## 108

sentes mantinha-se de cabe@a baixa e com os olhos presos no ch@o, como se estivessem atordoados. Ou mesmo envergonhados.

- O Harry e o Dean surgiram com a padiola. Na realidade, era tarefa do Percy colocar-se numa das extremidades, mas ele no sabia disso e ninguom se tinha dado ao trabalho de o informar O Chefe, que continuava a ter a cabeo coberta pelo saco de seda negra, foi colocado sobre a padiola por mim e pelo Brutal, e conduzimo-lo atravos da porta que dava acesso ao tonel o mais depressa possovel, sem que desatos semos a correr. O fumo demasiado fumo comeo ara a evolar-se do ori~cio no topo do saco, provocando um fedor insuportovel.
- ♥ p♥! gritou o Percy numa voz vacilante. Que cheiro ♥ esse?
- Sai do meu caminho e mantêm-te bem afastado ripostou o Brutal, empurrando-o ao passar por ele para poder chegar e parede, onde estava montado um extintor. Era um dos antigos, que continha um produto quêmico e que era necessêrio bombear. Entretanto, o Dean havia retirado a espêcie de capuz. Neo era têo mau como poderia ter sido; a tranêa esquerda do Bitterbuck estava a fumegar, como se fosse um amontoado de folhas humedecidas.
- Deixa essa coisa sossegada disse eu ao Brutal. No desejava ter de limpar do rosto do velho um monte de substências quêmicas viscosas antes de o colocar na parte de três da ambulência. Comecei a bater na cabela do Chefe (durante todo o tempo, o Percy olhava para mim com os olhos esbugalhados) atê que o fumo se extinguiu.

Em seguida, conduzimos o corpo pelos doze degraus de madeira que iam dar ao tênel. Aquele lugar era têo frio e hêmido como uma masmorra, ouvindo-se o som cavo de êgua a gotejar. Do tecto estavam suspensas lêmpadas protegidas por quebra-luzes toscos de zinco - estes haviam sido feitos na oficina da prisêo - as quais deixavam ver uma conduta de tijolo que passava a cerca de nove metros abaixo da auto-estrada. O tecto molhado tinha uma forma curva. De todas as vezes que eu era obrigado a passar por ali, sentia-me sempre como se fosse uma das personagens de uma das histêrias de Edgar Allan Poe. Havia uma maca ê nossa espera. Colocêmos o corpo do Bitterbuck em cima dela e eu procedia uma êltima verificaêo, certificando-me de que o cabelo deixara de

arder. Aquela tranva ficara bastante estorricada; lamentei ver que a pequena lavada, que fora dada de maneira tvo astuta naquela regivo da cabeva, nvo passava agora de um amontoado enegrecido.

O Percy esbofeteou uma das faces do homem morto O estrêpito provocado pelas pancadas da sua mêo sobressaltou-nos a todos. O Percy olhou em redor, fitando-nos a todos

com um sorriso matreiro nos l®bios e olhos que cintilavam, Voltou a olhar para o Bitterbuck.

-Adi@s, Chefe - disse ele. - Espero que o inferno seja suficientemente quente para ti.

- Não faĝas isso atalhou o Brutal numa voz que soava cava e declamatôria, no tônel onde a ôgua continuava a gotejar. Ele jô pagou a sua dôvida para com a sociedade. Voltou a ter as suas contas em dia. Mantôm as môos afastadas do seu corpo.
- Ei, acaba com isso retorquiu o Ferey, embora houvesse recuado, mostrando um certo mal-estar quando o Brutal começou a encaminhar-se na sua direcçõo, com a sombra que se erguia atrês de si como se fosse a sombra de um gorila na histêria que fala da Rua Morgue. Mas em vez de agarrar no Percy, o Brutal agarrou na maca e começou a empurrar o Arlen Bitterbuck com lentido, em direcçõo ao fundo do tênel, onde a sua eltima boleia o aguardava estacionada na berma macia da auto-estrada. As rodas de borracha dura da maca gemiam sobre as têbuas do soalho; a sua sombra, de contornos pouco nêtidos, alongava-se contra a parede de tijolos. O Dean e o Harry agarraram no lençol que estava ao fundo da maca e cobriram o rosto do Chefe, que começara jê a adquirir a mêscara cerêcea e descaracterizada comum ês faces mortas, tanto dos inocentes como dos culpados.

Quando eu tinha dezoito anos, o meu tio Paul - o homem que me dera o nome - morreu de um ataque card@aco. Os meus pais levaram-me a Chicago para o funeral, aprovei

tando para visitar familiares do lado da fam@lia do meu pai, a maioria dos quais eu nunca tinha visto. Fic@mos nessa cidade durante quase um m@s. Sob certos aspectos, foi uma viagem agrad@vel, uma jornada necess@ria e empolgante, mas que de

certa forma tambûm se tornou horrûvel. Bem vûem, eu estava profundamente apaixonado pela jovem mulher que mais tarde haveria de ser a minha noivaa duas semanas depois de ter completado dezanove anos. Uma noite em que as saudades que sentia dela eram como chamas queimando-me descontroladamente o cora��o e a cabe�a (oh sim, de acordo, e tamb�m os tomates), escrevi-lhe uma carta que parecia no ter fim - nela esvaziei todo meu coracco, sem nunca voltar atros para rever o que tinha escrito, porque receava que a cobardia me impedisse a mo de continuar. No parei de escrever, e quando uma voz no interior da minha cabe $\hat{\mathbf{r}}$ a bradou que seria uma loucura enviar uma carta daquelas, uma vez que eu estava a p@r a nu o meu cora@@o perante ela, que o poderia agarrar com a sua m�o, ignorei-a com a mesma atitude de desinteresse de uma crian�a pelas consequências dos seus actos. Perguntei-me frequentemente se a Janice teria guardado essa carta, apesar de nunca ter sido capaz de reunir coragem suficiente para lhe fazer essa pergunta. O que eu sei com toda a certeza 🖟 que n🚱 a encontrei, quando examinei as suas coisas depois do seu funeral, o que, como 🛭 claro, por si s🎙 n🗣o tem qualquer significado. Suponho que nunca lhe cheguei a perguntar, porque receava descobrir que aquela ep@stola, cheia de ardor, tivera menos significado para ela do que para mim proprio.

Era composta por quatro poginas e eu estava convencido de que jamais voltaria a escrever uma missiva to alongada como aquela, em toda a minha vida, e agora olhem bem para isto. Toda esta escrita e o fim ainda no se encontra vista. Se eu soubesse que esta narrativa se alongaria desta forma, possivelmente nunca a teria começado. Nunca me tinha apercebido da quantidade de portas que o acto de escrever abre, como se a antiga caneta de tinta permanente do meu pai no fosse realmente uma caneta mas sim uma estranha variedade de chave-mestra. Muito provavelmente, o rato constitui o melhor exemplo daquilo que estou a tentar ilustrar. Steamboat Willy, Mister Jingles, o rato da Milha. Ato ter começado a escrever, nunca tinha compreendido ato que ponto que ele (sim, ele) fora importante. Por exemplo, a forma como parecia procurar o Delacroix antes de este ter chegado prisco - no me parece que esse aspecto me tenha ocorrido alguma vez, pelo menos de forma consciente, ato ter começado a escrever e a relembrar as coisas.

Calculo que aquilo que pretendo dizer 🕏 que n🕏 me apercebi do quanto teria de recuar no tempo para vos falar do John Coffey, ou durante quanto tempo 🕏 que teria de o deixar

na sua cela, um homem to gigantesco que os seus pos no se limitavam a sair pelo fundo da tarimba; pendiam ato ao choo. No quero que se esqueo am dele, de acordo? Quero que o imaginem ali, erguendo o olhar ato ao tecto da sua cela, vertendo as suas logrimas em silôncio ou colocando os bracos. sobre as faces.

Quero que o ou@am, os seus suspiros tr@mulos' como um choro, os seus gemidos ocasionais trespassados de l@grimas. N@o eram sons de agonia e de lamento, como os , que por vezes ouv@amos no Bloco E, gritos agudos com lascas de remorso; tal como os seus olhos lacrimosos, distanciavam-se da dor com que estêvamos habituados a lidar. De certa forma - eu sei que isto pode parecer um disparate, claro que sei, mas no faz o monimo sentido escrever uma coisa to extensa como esta se n®o pudermos expressar aquilo que temos no nosso cora®o - de certa forma era como se aquilo que ele sentia fosse pena de todo o mundo, algo demasiado, imenso para poder ser minimamente atenuado. Por vezes, eu sentava-me e conversava com ele, tal como costumava fazer com todos os outros - conversar era a nossa maior tarefa e a mais importante, como estou em crer que 📢 vos disse - ten-; tendo confort�-lo. N�o me parece que alguma vez tenha conseguido faz�-lo, e parte do meu cora��o sentia-se satisfeito por ele sofrer. Sabem, eu sentia que ele merecia sofrer. Por vezes chegava mesmo a pensar em telefonar ao governador (ou dizer ao Percy que lhe telefonasse - que diabo, ele era o raio do tio do Percy e não meu), a fim de lhe pedir que adiasse a execução. Não dever@amos p@r-lhe fim agora, diria eu. ~~, Ele continua a sentir-se demasiado magoado, o seu acto ainda lhe morde em demasia, contorcendo-lhe as entranhas como um aquilhço de ponta aquçada. Peço a Vossa Excelências que lhe conceda outros noventa dias. Deizai que ele inflija.a si prûprio aquilo que nûs nûo temos meios de lhe infligir.;

rimba, este John Coffey que tinha medo do escuro, o que talvez se devesse a uma boa raz\(\hat{\ell}\)o, porque ao abrigo da escurid\(\hat{\ell}\)o n\(\hat{\ell}\)o se encontrariam duas figuras de cabelos anelados e louros - que haviam deixado de ser rapariguinhas para se transformarem em harpias vingadoras - que estariam \(\hat{\ell}\) sua espera. Este John Coffey de cujos olhos brotavam constantemente l\(\hat{\ell}\)grimas, como sangue que nunca cessa de jorrar de uma chaga que jamais sara.

E assim o Chefe foi electrocutado e o Presidente caminhou - pelo menos, ate ao Bloco C, que era o lar da maioria dos cento e cinquenta condenados a prise perpetua de Cold Mountain. Para o Presidente, a prise perpetua resumiu-se a doze anos. Ele acabou por morrer afogado na lavandaria da prise o, em 1944. Não na lavandaria da penitencieria de Cold Mountam. Esta encerrou os seus portes em 1933. Não me parece que isso fosse de grande interesse para os encarcerados - paredes são paredes, tal como os reclusos costumam dizer, e a Velha Faêsca era têo morte fera na sua pequena cêmara de morte de pedra como sempre o fora na sala de arrecadação de Cold Mountain.

Quanto ao Presidente, alguêm lhe enfiou a cabela dentro de uma cuba cheia de fluidos de limpeza a seco, tendo-o mantido naquela posição. Quando os guardas o retiraram, o seu rosto tinha desaparecido quase por completo. Foram forêados a identificê-lo atravês das impressões digitais. Levando tudo em consideração, ele talvez tivesse ficado a ganhar com a Velha Faêsca... mas nesse caso não teria gozado esses doze anos a mais, não ê verdade? Todavia, duvido muito que ele tivesse levado isso em grande consideração durante mais ou menos o êltimo minuto da sua vida, quando os seus pulmêes tentaram aprender a respirar Hexlite e lixêvia.

Nunca chegaram a apanhar quem lhe fez aquilo. Nessa altura jû eu me tinha afastado do sistema prisional, mas o Harry Terwilliger escreveu a contar-me. "Ele teve a pena comutada, em grande parte por ser branco", escreveu ele, "mas no fim acabou porter o que merecia. Penso no assunto como se fosse uma execuivo bastante adiada, cujo prazo finalmente expirou."

Houve um pervodo de tempo tranquilo para nos no Bloco ean depois de o Presidente ter sido transferido. O Harry e o Dean foram temporariamente destacados para outro serviço, pelo que so ficêmos durante algum tempo, eu, o Brutal e o

Percy na Milha Verde. Na realidade era se o Brutal e eu, uma vez que o Percy era muito metido consigo mesmo. Deixem-me que vos diga que esse jovem era um autêntico gênio em descobrir as coisas que neo seria obrigado a fazer. E de vez em quando (mas se quando o Percy neo se encontrava presente), os outros tipos costumavam aparecer, para aquilo a que o Harry gostava de chamar "uma bela conversa fiada". Em muitas destas ocasies, o rato tambêm nos brindava com a sua presenea. Nes alimentêvamo-lo e ele sentava-se ali a' comer, teo solene como Salomeo, olhando-nos com os seus pequenos olhos negros que se assemelhavam a contas cintilantes.

Aquelas foram algumas semanas boas, calmas e sem complicações de maior, não obstante as lamentações mais do que ocasionais do Percy, mas o certo ê que todas as coisas boas têm um fim, e numa segunda-feira chuvosa em fins de Julho - jê vos disse como o tempo se mantinha abafado e chuvoso nesse Verão? - dei comigo sentado na tarimba de uma cela aberta ê espera do Eduard Delacroix. Surgiu inesperadamente. A porta que dava para o pêtio do recreio abriu-se com estrondo, deixando entrar um jorro de luz, acompanhada por um entrechocar confuso de correntes, uma voz balbuciada e assustada que se exprimia em inglês e no francês dos Cajuns (um patoê que os prisioneiros de Cold Mountain costumavam chamar da bayou) e os gritos do Brutal.

- Ei! P@ra com isso! Por amor de Deus! P@ra com isso, Percy.
- Eu tinha estado meio adormecido no que passaria a ser a tarimba de Delacroix, o que no me impediu de me levantar de supeto, com o coraco quase a querer saltar para fora do
- peito. Era muito raro acontecer um tumulto daquelas dimens@es no Bloco E, isto @, at@ ao aparecimento do Percy; ele trouxe-os consigo, qual cheiro nauseabundo.
   Anda para a frente, meu franci@ maricas de merda! gritava o Percy, ignorando por completo os protestos do Brutal. E ali estava ele a arrastar por um bra@o um sujeito que
- no era muito mais alto do que um pino de bowling. Com a outra mo, o Percy empunhava o basto. Tinha os lobios arre' ganhados, revelando os dentes num esgar de tenso; as suas faces estavam congestionadas, de um vermelho intenso. E, contudo, a sua aparôncia no denotava uma grande unta con Delacroix esforôava-se por acompanhar o seu passo,
- mas como estava acorrentado com grilhetas, e independentemente da rapidez com que arrastasse os pês, o Percy continuava a puxê-lo mais depressa. De um salto saê da cela a tempo de o apanhar quando se encontrava prestes a cair; e foi assim que o Del e eu ficêmos a conhecer-nos.
- O Percy mantinha-se amea@adoramente junto dele com o bast@o empunhado; agarrei-o por um bra@o. O Brutal aproximou-se de n@s a deitar os bofes pela boca, mostrando-se t@o chocado e estupefacto com aquela cena como eu pr@prio.
- No deixe que ele me bata mais, monsieur tartamudeou Delacroix. S'il vous pla  $\hat{g}t$ , s'il vous pla  $\hat{g}t$ !
- Deixa-me ir a ele, deixa-me ir a ele! gritou o Percy, lancando-se para a frente. Com o basto, começou a espancar os ombros do Delacroix. Este ergueu os bracos, enquanto berrava desalmadamente, e o basto zurziu-o de novo contra as mangas da camisa azul da prisco. Nessa noite vi-o sem a camisa e verifiquei que aquele rapaz tinha o corpo cheio de nodoas negras. Ao ver aquilo senti-me encolerizado. Ele era um assassino, no uma pessoa por quem se nutrisse grande amizade, mas aquela no era a maneira como costumo proceder no Bloco E. Pelo menos, nunca o fizemos ato o Percy ter aparecido.
- Alto a@! vociferei. P@ra j@ com isso! Mas o que @ que se passa aqui? Entretanto, tentava colocar-me entre o Percy e o Delacroix, mas os meus esfor@os n@o estavam a ter grandes resultados. O Percy continuava a fustigar com o bast@o, ora por um dos meus lados, ora pelo outro. Mais cedo ou mais tarde, era inevit@vel que ele me atingisse a mim, ao que se seguiria uma rixa, ali, no corredor, independentemente de quem eram os seus familiares. Eu seria incapaz de me conter e o mais certo seria o Brutal juntar-se a mim. Sabem, levando em considera@o certos aspectos, quem me dera que o tiv@ssemos feito. Era poss@vel que viessem a ser alteradas muitas das coisas que sucederam mais tarde.
- Maricas de merda! Eu ensino-te a manter as m $\hat{\pmb{\varrho}}$ os afastadas de mim meu vadio asqueroso!

Palavras que foram seguidas de mais pancadaria por parte do Percy. Naquele momento, o Delacroix jû sangrava de uma orelha e nûo parava de berrar. Desisti de tentar protegû-lo e agarrei-o por um ombro empurrando-o para o interior da cela, onde caiu esparramado em cima da tarimba. O Percy contornou-me tendo-o aûoitado uma ûltima vez no traseiro -

poder-se-ia dizer que aquela agresso era para o caminho. Mas o Brutal agarrou-o - estou a referir-me ao Percy - pelos ombros e empurrou-o pelo corredor fora. Fiz deslizar a porta da cela sobre a calha ato se ter fechado. Voltei-me para o Percy, o meu choque e estupefaco misturados com uma foria enorme. Naquela altura, jo havia

v@rios meses que o Percy trabalhava ali, e era tempo suficiente para que j@ tiv@ssemos chegado @ conclus@o de que o afecto que nutr@amos por ele n@o era muito, mas aquela foi a primeira vez que compreendi at@ que ponto ele estava descontrolado.

O Percy observava-me sem conseguir ocultar um certo receio - bem fundo do seu coração, o homem era um cobarde, disso eu nunca tivera dêvida - embora confiasse que os seus' conhecimentos iriam protegê-lo. E estava certo. Desconfio que existem pessoas que não conseguem compreender por que razão as coisas se passavam assim, mesmo depois de tudo o que eu jê disse; contudo, são pessoas que sê conhecem a expressão Grande Depressão dos livros de histêria. Caso tivessem vivido nessa êpoca, verificariam que essa fase foi muito mais do que um mero termo num livro, e, no caso de ter um emprego certo, meu irmão, qualquer homem estaria disposto a fazer quase tudo para poder manter esse emprego. Naquela altura, a cor do rosto do Percy tinha comeĝado a esmaecer um pouco, embora as suas faces ainda estivessem bastante coradas; os seus cabelos, luzidios de brilhantina e habitualmente penteados para três, tinham-lhe desca@do para a testa.

- Em nome de Cristo, o que 🛭 que foi todo este rebuli 🗗 perguntei. Eu nunca... mas, nunca tive um prisioneiro espancado no meu bloco!
- O maricas insignificante tentou agarrar-me pelos tomates quando o tirei da carrinha explicou o Percy. Mereceu a tareia que lhe dei e devo acrescentar que voltaria a faz®-lo de novo, nas mesmas circunst®ncias.

Olhei para ele, demasiado embasbacado para poder dizer fosse o que fosse. Era incapaz de imaginar o homossexual mais rapace, ao de cima da terra verdejante de Deus, a proceder da

forma como o Percy acabara de descrever. Por via de regra, nem o mais aberrante dos prisioneiros se sentia com disposição para quaisquer actividades sexuais, quando estava prestes a mudar-se para um apartamento de barras de ferro na Milha Verde.

Olhei para o Delacroix todo encolhido na sua tarimba, ainda de braĝos erguidos para proteger o rosto. Tinha algemas nos pulsos e grilhetas nos tornozelos. Voltei a concentrar a minha atenĝo no Percy.

- Pre-te a andar daqui para fora disse-lhe eu. Mais tarde quero falar contigo.
- Isto vai constar do teu relat@rio? perguntou ele num tom de voz truculento.
- Porque, se for esse o caso, n $\hat{\mathbf{e}}$ o sei se sabes que eu tamb $\hat{\mathbf{e}}$ m posso apresentar um relat $\hat{\mathbf{e}}$ rio.

Eu n©o queria elaborar relat©rio nenhum; s© desejava que ele desaparecesse da minha vista. O que n©o hesitei em lhe dizer.

- O assunto esté encerrado concluê. Reparei que o Brutal olhava para mim com uma expresseo de reprovação, mas ignorei-o. Pêe-te a mexer. Sai daqui para fora. Vai para os serviços administrativos e diz-lhes que tens de ler cartas e ajudar na sala de expedição.
- Com certeza retorquiu ele; voltara a recuperar a sua compostura, ou melhor, aquela arrog@ncia de tarado que passava por compostura.

Correu os dedos pelo cabelo, afastando-o da testa - moos pequenas brancas e macias, como as de uma rapariga na adolescôncia, pensar-se-ia - e aproximou-se da cela. Delacroix avistou-o, tendo-se encolhido ainda mais para tros na tarimba, a tartamudear numa mistura de inglôs e francôs desaguisado.

- Ainda no acabei o assunto contigo, Pierre anunciou ele, dando um salto ao sentir uma das enormes mo do Brutal em cima do ombro.
- J@ acabaste, sim declarou o Brutal. Agora p@e-te a caminho. Toca a andar

daqui para fora.

- No sei se sabes, mas no me assustas redarguiu o Percy, desafiador. Nem um bocadinho. Os seus olhos fitaram-me. O mesmo se aplica a ti. Mas isso no era verdade. Esse receio reflectia-se nos seus olhos, com tanta clareza como a luz do dia o que o tornava ainda mais perigoso. Um tipo como o Percy nem sequer sabe o que tenciona fazer de um minuto para o outro, e de segundo para segundo.
- O que ele fez de imediato foi afastar-se de nos, comedando a percorrer o corredor num passo alongado e arrogante. Acabara de mostrar ao mundo o que acontecia quando um pequeno francio meio calvo e escanzelado tentava agarrar-lhe os tomates, por Deus, e preparava-se para abandonar o campo com uma atitude vitoriosa.

Comecei a debitar o discurso de ocasiĝo previamente preparado, mencionando a Delacroix a existĝncia dos programas de rĝdio Make Believe Ballroom e Our Gal Sunday, e ainda

que o tratar@amos como deve ser, caso ele fizesse o mesmo em rela@o a n@s. Aquela pequena homilia n@o foi exactamente um dos meus maiores triunfos. Ele chorou durante todo o tempo em que apresentei a minha disserta@o, sentado, todo encolhido, ao fundo da tarimba, mantendo-se t@o afastado de mim quanto poss@vel sem acabar por se sumir no canto. De todas as vezes que eu me deslocava, o Delacroix retra@a-se ainda mais; n@o me parece que ele tenha ouvido uma palavra em seis. O que provavelmente talvez tenha sido prefer@vel. Em qualquer dos casos, tenho a impress@o de que aquele pequeno discurso n@o fazia muito sentido. Quinze minutos mais tarde, encontrava-me j@ de regresso @ secret@ria do guarda de servi@o, atr@s da qual estava sentado um Brutal Howell de aspecto perturbado, enquanto lambia a ponta do l@pis que estava preso ao livro das visitas.

- Por amor de Deus! Queres parar com isso antes que te envenenes? perguntei.
- Jesus Cristo Todo-Poderoso replicou ele, largando o lopis. Nunca mais quero assistir a outro rebulio destes quando um prisioneiro der entrada neste bloco.
- O meu pai costumava dizer que as coisas aconteciam numa sequência de três repliquei.
- -Pois bem, so espero que o teu pai estivesse errado a respeito do assunto disse ele, mas o claro que o meu pai estava certo. Houvera um distorbio aquando da chegada do John Coffey, e, na altura em que o Bill Selvagem se juntou a nos, verificou-se um autontico tumulto o engravado, mas de facto as coisas parece que efectivamente surgem em sequoncias de tros. A historia da nossa apresentação ao Bill Selvagem, tudo o que rodeou a sua chegada o Milha, altura em que tentou cometer um assassonio, o algo que abordarei dentro em breve.
- Que hist@ria @ essa de o Delacroix ter tentado agarrar-lhe os tomates? perguntei.
- O homem tinha grilhetas nos artelhos começou começou a paxo-lo com demasiada força, nada
- reais. O Delacroix trope@ou e esteve quase a cair quando saiu da carrinha. Estendeu as m@os para a frente, como qualquer outra pessoa teria feito ao sentir que estava prestes a cair, e uma delas ro@ou pela parte da frente das cal@as do Percy. Tudo isso n@o passou de um simples acidente.
- Achas que o Percy se apercebeu disso? perguntei. Ou talvez ele estivesse a servir-se disso como desculpa, porque lhe apetecia malhar um pouco no Delacroix? Para lhe mostrar quem 🕏 que manda aqui?
- Sim confirmou o Brutal com um lento acenar de cabela. Acho que provavelmente foi isso que se passou. Nesse caso, temos de nos manter de olho nele acrescentei, passando os dedos pelo cabelo. Como se o nosso trabalho jo fosse suficientemente difocil. Meu Deus, como eu odeio isto. Como eu o odeio a ele.
- Tambûm eu. E queres saber que mais, Paul? Nûo consigo compreendû-lo. O homem estû bem relacionado, sou capaz de compreender isso, mas por que motivo û que se serviria dos seus conhecimentos para arranjar um emprego na merda da Milha Verde? Jû agora, em qualquer outra das prisûes do estado? Porque nûo como paquete no senado do estado, ou para o lugar do tipo que trata das marcaûûes de agenda do vice-governador? Com certeza que a sua gente teria podido arranjar-lhe

qualquer coisa melhor, se ele lhes tivesse pedido; portanto, porquê aqui? Sacudi a cabeêa. Nêo sabia. Nessa êpoca havia muita coisa de que eu nêo tinha conhecimento. Suponho que ainda era muito ingênuo.

Depois disto, as coisas regressaram ao normal... pelo menos, durante algum tempo. No tribunal do municêpio, o estado preparava-se para levar o John Coffey a julgamento. O xerife do municêpio, Homer Cribus, andava borrado de medo com receio de que se formasse uma turba para linchar o homem, o que o levou a apressar um pouco os trêmites da justiêa. Nada disso tinha o mênimo interesse para nês; no Bloco E ninguêm prestava muita atenêro és notêcias. A vida na Milha Verde era, de uma certa forma uma existência passada numa sala ê prova de som. De tempos a tempos, ouviam-se alguns ruêdos

abafados que, muito provavelmente, seriam explosões no mundo que nos rodeava, mas isso era tudo. Eles no se apressaram em relación ao John Coffey; haviam de querer certificar-se bem de tudo o que se relacionasse com os seus actos, Houve duas ocasiões em que o Percy decidiu implicar com o Delacroix. Da Oltima vez chamei-o O parte e disse-lhe que fosse ao meu gabinete. No foi a minha primeira reuniõo

com o Percy em que abordêmos o tema do seu comportamento, tal como nêo seria a êltima, mas esta teve origem naquilo que, provavelmente, seria a mais clara compreensêo da ma\_ neira de ser do homem. Possuêa o coraêêo de um rapaz cruel, como alguêm que vai ao Jardim Zoolêgico, nêo para poder observar os animais, mas sim para atirar-lhes pedras para as jaulas.

- Mant@m-te afastado dele, est@s a ouvir? ordenei eu. Amenos que eu te d@ uma ordem espec@fica, quero que te mantenhas afastado dele.
- Com os dedos, o Percy penteou o cabelo para três e acamou-o com as suas pequenas mêos cheias de doêura. O rapaz adorava tocar nos seus prêprios cabelos.
- Eu no estava a fazer-lhe nada redarguiu ele. Limitei-me a perguntar-lhe qual era a sensa co de saber que se tinham queimado uns quantos bebos, mais nada. O Percy olhou-me com uns olhos arredondados de espanto e cheios de candura.
- Ou paras com isso ou terei de elaborar um relat@rio quanto a esta situa@©o ameacei-o.
- Faz todos os relat@rios que muito bem te apetecer replicou o Percy com uma gargalhada. Em seguida, serei eu quem far@ os meus. Tal como te disse que faria quando ele veio para c@. Veremos qual de n@s @ que se sai melhor. Inclinei-me para a frente com os dedos entrela@ados em cima da secret@ria, tendo come@ado a falar num tom de voz que esperava soasse como a de um amigo que se abria em confid@ncias.
- O Brutus Howell no gosta muito de ti disse. E quando o Brutal no gosta de uma pessoa, sabe-se que costuma apresentar os seus proprios relatorios. Ele no grande coisa com a caneta e parece no ser capaz de parar de lamber a ponta daquele lopis, pelo que tem uma grande propenso para elaborar os seus relatorios com os punhos. No sei se estos a entender o significado das minhas palavras.

O sorriso de complacência do Percy esmoreceu. .\_ O que ê que estês a tentar dizer-me?

- Eu no estou a tentar dizer coisa nenhuma. Acabei de o dizer, e no caso de contares a algum dos teus... amigos... esta conversa, direi que o tudo fruto da tua imaginacio. - Olhei para ele de olhos bem abertos onde creio que se reflectia uma grande sinceridade. - Alom do mais, estou a tentar ser teu amigo, Percy. Costuma-se dizer que quem te avisa teu amigo o. E para comeoar, por que motivo o que havias de te meter com o Delacroix? Ele nem sequer merece isso. Durante algum tempo, aquela toctica resultou. A paz reinava no bloco. Em duas ocasio es consegui mesmo enviar o Percy juntamente com o Dean ou o Harry, quando chegou a vez de o Delacroix tomar um duche. Nessa noite, tonhamos ligado o rodio; o Delacroix jo comeoara a descontrair-se um pouco, tendo entrado na rotina restrita que vigorava no Bloco E, e o sossego instalou-se entre nos. Entoo, houve uma noite em que o ouvi rir-se.

O Harry Terwilliger era o guarda de serviĝo e ao fim de pouco tempo ouvi-o tambĝm a rir-se. Levantei-me da cadeira e dirigi-me para a cela do Delacroix, a fim de descobrir que motivo ĝ que ele teria para tanto riso.

- Olhe, capitlo disse ele quando me avistou. Acabei de domesticar um rato. Era o Steamboat Wily. O rato encontrava-se dentro da cela do Delacroix. Mais ainda, estava sentado em cima do seu ombro, olhando para nos com toda a serenidade atravos das barras, com os seus pequenos olhos que se assemelhavam a contas negras cintilantes. Tinha a cauda enrolada o volta das patas, mostrando-se completamente o vontade. Quanto ao Delacroix... Meus amigos, jamais se poderia adivinhar que era o mesmo homem que se sentara todo encolhido e a tremer ao fundo da sua tarimba ainda no havia uma semana. Apresentava o mesmo aspecto da minha filha numa manho de Natal, quando descia as escadas e deparava com os presentes.
- Veja isto! disse o Delacroix. O rato encontrava-se sentado no seu ombro direito e ele estendeu o braço esquerdo. O animal trepou atç ao topo da sua cabeça, servindo-se do cabelo do homem (que era, pelo menos, suficientemente basto na nuca) para poder trepar. Em seguida, desceu aos saltos pelo outro lado com o Delacroix a tentar conter o riso, uma vez que a cauda lhe fazia cocegas na regiço lateral do pesco-
- ©o. O rato percorreu toda a extens©o do bra©o at© ao pulso, em seguida virou-se, e, a correr, regressou ao ombro esquerdo do Delacroix, onde, uma vez mais, enrolou a cauda em redor das patas.
- Raios me partam! exclamou o Harry, estupefacto. Eu treinei-o para que fizesse isto afirmou o Delacroix, todo orgulhoso. Pensei: Uma ova 🖟 que o fizeste, mas mantive a boca fechada. O nome dele 🖟 Mister Jingles. Nro me parece retorquiu o Harry afavelmente. \_ 🖟 Steamboat Willy, como nos desenhos animados. Foi o chefe' Howell, quem lhe pro o nome.
- E Mister Jingles insistiu o Delacroix. A respeito de qualquer outro assunto, ele teria dito que a merda cheirava bem, caso quis@ssemos que ele o dissesse, mas no que dizia

respeito ao nome do rato, mantinha-se inabal@vel que nem uma rocha. - Foi ele que o segredou ao meu ouvido. Capit@o, pode arranjar-me uma caixa para ele? Pode arranjar-me uma caixa para o meu rato, para ele poder dormir aqui comigo? - A sua voz adquiriu aquela entoa@o bajuladora que eu j@ ouvira mil vezes anteriormente. - Posso p@-lo debaixo da minha tarimba e ele nunca incomodar@ nem um niquinho, nem um s@.

- O teu ingl®s melhora diabolicamente quando queres alguma coisa repliquei, tentando ganhar tempo.
- Oh, oh murmurou Harry, dando-me uma pequena cotovelada. Os problemas est**©**o a chegar.
- O Percy, por@m, n@o me parecia constituir qualquer pro-`` blema, pelo menos nessa noite. N@o passava os dedos pelos cabelos, nem brincava com o seu querido bast@o, chegando

mesmo a ter o boto do colarinho da camisa do uniforme desabotoado. Foi a primeira vez que o vi com aquele aspecto, e fiquei surpreendido ao verificar a difereno que uma pequena alteraco como aquela podia fazer. Mas, acima de tudo, o que me espantou mais foi a expresso do seu rosto. Nele reflectia-se uma certa tranquilidade. No se tratava de serenidade - duvido muito que o Percy Wetmore tivesse um onico osso sereno no seu corpo - era, sim, o aspecto de um homem que tem razoes para poder esperar que lhe acontecam as coisas que deseja. Uma transformaco bastante acentuada, vinda do jovem que eu ameacara com os punhos do Brutus Howell apenas ho alguns dias.

No entanto, o Delacroix n**0**o reparara nessa altera**00**o; re 122

traiu-se todo contra a parede da sua cela, recolhendo os joelhos ato ao peito. Os seus olhos davam a impresso de se arregalarem ato terem ocupodo metade do seu rosto. O rato correu para a sua careca e ficou ao sentado. No sei se ele se recordou de que tambom tinha razões para no confiar no Percy, mas no havia dovida de que dava a impresso de no se ter esquecido. Provavelmente farejava apenas o medo que emanava do pequeno francio, reagindo de acordo com essa percepodo.

- Ora muito bem - disse o Percy. - Parece que encontraste um amigo, Eddie.

- O Delacroix tentou responder uma espêcie de tom de desafio quanto ao que aconteceria ao Percy, caso o Percy fizesse mal ao seu novo camarada, foi o que calculei mas da sua boca nêo saiu qualquer palavra. O seu lêbio inferior tremeu um pouco, mas foi tudo. No cimo da sua cabela, o Mister Jingles nêo tremia. Continuava sentado, perfeitamente imobilizado, com as patas traseiras firmemente agarradas aos cabelos do Delacroix, enquanto as dianteiras se apoiavam no crênio calvo, fitando o Percy como se estivesse a avaliê-lo. Com a mesma atitude que uma pessoa teria ao avaliar um velho inimigo.
- Aquele no o mesmo rato que eu persegui? perguntou o Percy, olhando para mim. Aquele que mora na cela do isolamento?
- Acenei que sim. Eu tinha a impresso de que o Percy no tinha visto o recentemente baptizado Mister Jingles desde a Oltima perseguio o, e parecia no desejar persegui-lo naquele momento.
- Sim,  $\hat{\mathbf{e}}$  o mesmo confirmei. Com a diferen $\hat{\mathbf{e}}$ a de que ali o Delacroix diz que ele se chama Mister Jingles, e n $\hat{\mathbf{e}}$ o Steamboat Willy. Afirma que o rato lhe segredou o nome ao ouvido.
- A s@rio? retorquiu o Percy. As surpresas nunca cessam, pois n@o? At@certo ponto, eu estava @ espera que ele sacasse do bast@o e que come@asse a bater com ele nas barras da cela para mostrar ao Delacroix quem mandava ali; tod avia, limitou-se a ficar no mesmo lugar, com as m@os nas ilhargas enquanto olhava para o interior da cela.
- E, Por qualquer raz®o que n®o sou capaz de explicar por palavras, acrescentei:
   Ah o Delacroix acabou de me pedir uma caixa, Percy.
  123
- Estê convencido de que o rato dormirê na caixa. Que conseguirê mantê-lo junto de si como um animal de estimacêo. \_ Imprimi ê minha voz uma entoacêo cheia de cepticismo, pressentindo, mais do que vendo, o Harry a olhar para mim, deveras surpreendido. Qual ê a tua opinico?
- Acho que numa noite destas, muito provavelmente, o rato cagar-lhe-ê em cima do nariz enquanto ele estiver a dormir, e depois desatarê a fugir respondeu o Percy com uma expressê neutra -, mas calculo que ele serê o amigo de atalaia do franciê. Hê umas noites vi no carrinho do Pouca Terra uma bela caixa de charutos. No entanto, nêo sei se ele estarê disposto a dê-la a troco de nada; o mais certo ê querer cinco cêntimos por ela, talvez mesmo dez.
- Naquela altura arrisquei um olhar na direcçõo do Harry e vi que este estava de boca aberta. Aquela no era exactamente a alteraçõo que o Ebenezer Scrooge sofrera na manho do
- dia de Natal, depois de os fantasmas lhe terem aparecido, mas n**o**o se encontrava muito longe disso.
- O Percy inclinou-se mais na direcçõo do Delacroix, colocando o rosto entre as barras da cela. O pequeno cajun encolheu-se ainda mais para três. Juro por Deus que ele se teria
- fundido com aquela parede se tal fosse fisicamente possêvel.; Tens cinco cêntimos ou talvez mesmo dez para pagares essa caixa de charutos, meu grande mentecapto? perguntou ele.
- Tenho s ${\bf \hat{g}}$  quatro pence respondeu o Delacroix. Estou disposto a d ${\bf \hat{g}}$ -los por uma caixa, se for boa, s'il est bon.
- Vou dizer-te o que que vamos fazer continuou o Percy. Se esse velho libertino desdentado te vender a caixa de Coronas por quatro pence, trarei algum algodo da en- `fermaria para a forrares. Teremos um verdadeiro Hilton para ratos, quando tivermos terminado O Percy desviou o olhar na minha direco continuo de elaborar um relatorio sobre o quadro eloctrico na execução do Bitterbuck continuou ele. Tens alguma caneta no teu gabinete, Paul?
- Na realidade, tenho repliquei. E tamb⊕m tenho impressos. Na gaveta de cima do lado esquerdo.
- Pois bem, isso calha que nem ginjas disse ele, afastando-se num andar folgaz**©**o.
- O Harry e eu entreolh@mo-nos, admirados.
- Achas que ele est@ doente? perguntou o Harry.

Talvez o mêdico lhe tenha dito que sê lhe restavam três meses de vida, nêo? Respondi-lhe que nêo fazia a mais pequena ideia do que estava a suceder com o Percy. O que nessa altura era verdade; aquela situação manteve-se durante algum tempo, mas com o passar das semanas vim a descobrir o que motivara a sua mudançãa de atitude. E, alguns anos mais tarde, travei uma conversa muito interessante com o Hal Moores, ê mesa. Nessa altura jê podêamos falar com toda a liberdade, uma vez que ele se tinha aposentado e eu trabalhava no Estabelecimento Correccional Juvenil. Foi durante uma dessas refeições onde se bebe um pouco de mais e se come muito pouco, o que permite que as lênguas se soltem. O Hal contou-me que o Percy tinha ido ao seu gabinete para apresentar queixa contra mim e contra a vida na Milha Verde, de uma maneira geral. Isso acontecera logo a seguir ê chegada do Delacroix ao bloco, e de o Brutal e eu termos impedido o Percy de espancar o prisioneiro quase atê ê morte. Aquilo que mais havia afectado o Percy fora o facto de eu lhe ter dito que saêsse da minha vista. Não lhe parecia que um homem que tinha laços familiares com o governador devesse ser obrigado a suportar aquele tipo afrontoso de conversa.

Pois bem, o Moores empatara o Percy tanto quanto lhe fora poss@vel, e quando se lhe tornou evidente que este estava na disposi®©o de puxar alguns cordelinhos para que eu fosse oficialmente repreendido, acabando, no mênimo dos mênimos, por ser transferido para outro serviĝo da penitenciĝria, ele, o Moores, levara o Percy ao seu gabinete e dissera-lhe que, se deixasse de fazer ondas, ele prêprio lhe garantia que seria colocado na linha da frente aquando da execu**r**o do Delacroix. o que, na realidade aconteceu. ficou mesmo ao lado da cadeira el@ctrica. Como sempre, eu seria o respons@vel por todo o processo mas as testemunhas n@o teriam conhecimento desse aspecto; ~da perspectiva destas pareceria que Mr. Percy Wetmore € que era o mestre-de-cerim€nias do cotilh€o. O Moores no lhe prometera mais do que aquilo que jo havo amos discutido, pelo que eu n©o tencionava apresentar a m@nima objec@@o, embora o Percy n@o tivesse conhecimento disto. Concordou em desistir das suas amea@as no sentido de que eu fosse transferido o que teve como resultado a melhoria do ambiente no Bloco E. Chegara mesmo ao ponto de concordar com que o Delacroix pudesse ficar com o seu antigo nemesis

125

como seu animal de estimaçõo. O espantosa a forma como alguns homens sõo capazes de se modificar, depois de se lhes ter proporcionado o incentivo adequado; no caso do Percy, tudo o que o director Moores teve de lhe oferecer foi a oportunidade de tirar a vida a um pequeno francio calvo.

- O Pouca Terra achou que quatro pence eram uma quantia irris@ria por uma bela caixa de charutos Corona, no que provavelmente teria toda a raz@o no interior da pris@o, as cai xas de charutos eram artigos deveras valiosos. Nelas poderia ser guardado um milhar de pequenos objectos diversos, o seu cheiro era agrad@vel, e havia ainda algo nelas que recordava aos nossos clientes o que era serem homens livres. Imagino que isto acontecesse porque, embora os cigarros fossem permitidos na pris@o, o mesmo n@o acontecia aos charutos. I
  O Dean Stanton, que entretanto j@ regressara ao bloco, depositou um c@ntimo no boi@o, exemplo que eu pr@prio segui. Dado que o Pouca Terra continuava a mostrar-se relutante, o Brutal decidiu trabalh@-lo um pouco, come@ando por lhe dizer que deveria sentir-se envergonhado com o seu comportamento, por ser assim t@o sovina, e prometendo-lhe que ele mesmo, Brutus Howell, haveria de entregar, pessoalmente, ao ,`, Pouca Terra a caixa que contivera Coronas logo no dia seguinte @o da execu@o do Delacroix.
- P possevel que pudessemos discutir se seis centimos seo ou neo suficientes se estivessemos a falar de vender essa caixa de charutos acrescentou o Brutal -, mas tens de admitir que e um preeo eptimo pelo seu aluguer. O Delacroix vai percorrer a Milha dentro de um mes, no meximo dos meximos, seis semanas. Repara bem, essa caixa estare de volta ao estrado inferior do teu carrinho quase antes mesmo de teres dado pela sua falta.
- Talvez ele apanhe um juiz bonzinho que lhe conceda uma suspens®o retorquiu o Pouca Terra embora ele soubesse que isso n®o aconteceria e o Brutal ~ soubesse que ele sabia.
- O velho Pouca Terra andava a empurrar o raio daquele carrinho cheio de cita©es da B©blia por toda a Cold Mountain desde os primeiros dias dos servi©os postais da Pony Express, e

tinha muitas fontes a que recorrer... melhores do que as nossas, pensava eu na altura. Ele sabia bem que o Delacroix no tinha qualquer hipôtese de apanhar um juiz de bom coraôfo. Tudo o que lhe restava era o governador, o qual, regra geral, no tinha o hôbito de mostrar clemência para com os fulanos que haviam assado meia dôzia de membros do seu côrculo eleitoral.

- Mesmo que ele no consiga uma suspenso, o rato ho-de cagar-lhe a caixa toda ato Outubro, talvez mesmo ato ao Dia de Aco de Gracas argumentou o Pouca Terra, mas o Brutal apercebeu-se de que ele comecara, a vacilar. Quem o que vai querer comprar uma caixa de charutos que um rato qualquer usou como retrete? Que raio de argumento o teu! ripostou o Brutal. Essa o a coisa mais disparatada que alguma vez te ouvi dizer, Pouca Terra. Bate tudo o mais. Em primeiro lugar, o Delacroix havero de manter a caixa suficientemente limpa, para se poder comer dela... Da maneira como ele adora esse rato, se fosse necessorio ato a lamberia para que se mantivesse sempre limpa.
- Calma l@ com esse tipo de conversa disse o Pouca Terra, nauseado, franzindo o nariz.
- E em segundo lugar continuou o Brutal -, a merda dos ratos no uma coisa por ao alom. So apenas umas caganitas duras, parece chumbo de atirar aos pardais. Sacode-se e sai tudo. No tem nada de especial. O velho Pouca Terra sabia que no lhe serviria de nada continuar com os

O velho Pouca Terra sabia que no lhe serviria de nada continuar com os protestos; jo vivia na penitencioria ho tempo suficiente para saber quando que poderia seguir ao sabor da brisa, e quando que era preferovel vergar-se perante o vendaval. Aquela situação no era propriamente um vendaval, mas nos, os de uniforme azul, gostovamos do rato e agradava-nos o facto de o Delacroix poder ficar com o animal, o que no monimo tornava aquela situação semelhante a borrasca. Por conseguinte, o Delacroix conseguiu a sua caixa e o Percy cumpriu a sua palavra - dois dias mais tarde, o fundo da caixa estava coberto por uma camada macia de algodo que ele trouxera da enfermaria. Foi o proprio Percy quem o entregou na cela; detectei o medo que se reflectiu nos olhos do Delacroix quando estendeu a mo por entre as barras para o aceitar. Receava que o Percy lhe agarrasse a mo e lhe quebrasse os dedos. Eu tambom temia um pouco que isso pudesse acontecer, mas tal no se verificou. Aquela ocasio foi o mais proximo que alguma vez estive de gostar do Percy, mas. ato mesmo naquelas cir-

cunstências foi difêcil ser-se enganado pela expressêo de satisfacêo calculista que os seus olhos nêo ocultavam. O Delacroix tinha um animal de estimacêo; o Percy tambêm conseguira um. O Delacroix manteria o seu, acariciando-o e mostrando amor por ele durante tanto tempo quanto lhe fosse possêvel; por seu lado, o Percy aguardaria pacientemente (com tanta paciência quanta um homem como ele poderia reunir), apês o que queimaria o seu animal, ainda vivo.

- O Hilton dos ratos abriu as suas actividades - comentou o Harry, trocista. - A vinica questvo que se pve vi esta: servi que o sacaninha o utilizarvi?
Essa pergunta foi logo respondida assim que o Delacroix apanhou o Mister Jingles, baixando-o com suavidade atvi ao interior da caixa. O rato aninhou-se no algodvo branco, como se fosse o cachecol da tia Bea. A caixa passou a ser a sua casa desde entvo atvi... bem, a seu tempo regressarei ao final da histviria do Mister Jingles.

As preocupa@es do velho Pouca Terra, de que a caixa de charutos ficasse cheia de merda de rato, vieram a provar neo ter qualquer fundamento. Eu nunca le vi uma enica caganita, e

o Delacroix tambûm afianûava que isso era verdade... e que nunca encontrara quaisquer dejectos na sua cela. Bastante tempo depois, por volta da altura em que o Brutal me mostrou o orifûcio na trave, e ambos descobrimos as lascas de madeira colorida, afastei uma cadeira que se encontrava no canto virado a leste da cela do isolamento, tendo deparado com um pequeno amontoado de caganitas de rato nesse lugar. Aquilo provava que o animal tinha ido sempre ao mesmo lugar para tratar daquele assunto, tûo afastado de nûs quanto podia. E ainda outra coisa: nunca o vi a fazer chichi e, habitualmente, os ratos nûo conseguem manter a torneira fechada por mais de dois minutos seguidos, muito em especial quando estûo a comer. Eu jû vos disse, o raio daquela criatura era um dos mistûrios de Deus.

Mais ou menos uma semana depois de o Mister Jingles se ter instalado na sua caixa de charutos, o Delacroix chamou-me a mim e ao Brutal para irmos © sua cela ver uma coisa. Ele fa zia aquilo com tanta frequência que chegava a ser incêmodo - se Mister Jingles se rebolasse pelo cheo e ficasse deitado de costas com as patas para cima, isso era a coisa mais engraêada ao cimo da Terra, pelo menos para aquele meia-teca cajun - todavia, desta feita a habilidade que ele fazia era bastante finteressante.

Aprês a sua condenario, o Delacroix havia sido relegado pelo mundo para o esquecimento, mas tinha um familiar - uma velha tia solteirona, creio eu - que costumava escrever-lhe uma vez por semana. Tambre lhe enviara um saco enorme cheio de reburados de hortelo-pimenta. Pareciam-se com umas prelulas gigantescas de uma tonalidade amarelada. O Delacroix no teve autorizario para ficar com todo o conterdo do saco de uma so vez, como o natural - pesava dois quilos e meio e certamente que ele os teria devorado todos, ato ter ido parar o enfermaria com dores de barriga.

- semelhança de qualquer dos outros assassinos que tiveramos na Milha, o Delacroix neo possuea a noceo do que era a moderaceo. Costumevamos dar-lhe os rebueados aos seis de cada vez, e se se ele se lembrasse de os pedir. Quando chegemos e cela, o Mister Jingles encontrava-se em cima da tarimba, sentado ao lado do Delacroix, segurando com as patas um dos rebueados verdeamarelados enquanto o mordiscava, todo satisfeito da vida. O Delacroix sentia-se simplesmente enlevado ao ver aquilo era o protetipo do pianista clessico, assistindo e pretica das primeiras escalas do seu filho de cinco anos. Mas neo me interpretem mal; aquilo era mesmo engraeado, de morrer a rir. O rebueado tinha metade do tamanho do Mister Jingles, e a sua barriga branca je se mostrava distendida por causa da guloseima.
- Tira-lhe o rebu@ado, Eddie disse o Brutal num misto de riso e de horror. Deus do c@u, ele vai comer at@ rebentar. Mesmo daqui, sinto o cheiro a hortel@-pimenta. Quantos @ que o deixaste comer?
- Este 🖟 o segundo respondeu o Delacroix, olhando com um certo nervosismo para a barriga do Mister Jingles. Acha realmente que ele... sabe o que quero dizer... pode ficar com as entranhas rebentadas?
- 🖟 poss@vel que sim retorquiu o Brutal.

Para o Delacroix aquela era uma fonte de autoridade suficiente. Estendeu a mo para o rebuoado amarelo-esverdeado de menta, jo meio comido. Eu estava o espera que o rato lhe desse uma mordidela mas o Mister Jingles cedeu a guloseima - pelo menos o que restava dela - com tanta humildade quanto era possovel. Olhei para o Brutal e este abanou ligeiramente a cabeoa; ele tambom no compreendia aquilo. Em seguida, o Mister Jingles instalou-se na sua caixa, deitando-se de lado numa postura exausta, o que fez com que no so tros 129

desat@ssemos a rir. Depois disso, acostum@mo-nos a ver o rato sentado ao lado do Delacroix, segurando um rebu@ado que ia mordiscando com tantas maneiras como se fosse uma senhora de idade a tomar o seu ch@ das cinco; tanto um como o outro se encontravam envoltos no cheiro que mais tarde me chegou @s narinas vindo do orif@cio na trave do tecto - um cheiro meio amargo e meio adocicado caracter@stico dos rebu@ados de hortel@-pimenta.

Existe ainda outra coisa que devo revelar-vos sobre o Mister Jingles antes de passar ao assunto da chegada do William Wharton, quando um autêntico ciclone se abateu real

mente sobre o Bloco E. Mais ou menos uma semana depois do incidente dos reburados de menta - mais ou menos na altura em que ficêmos convencidos de que Delacroix haveria de alimentar o seu animal de estimação atê que este rebentasse - o pequeno franciê chamou-me ê sua cela. Naquele momento, encontrava-me sozinho, pois o Brutal fora ao comissariado tratar de um assunto qualquer, e, de acordo com os regulamentos, eu não devia aproximar-me de um prisioneiro em tais circunstências. Contudo, uma vez que, num dos meus dias bons, eu teria podido alvejar o Delacroix com uma sê mão ê distência de vinte metros, decidi não cumprir o regulamento, indo ver o que ê que ele queria.

- Veja isto, chefe Edgecombe - disse ele. - Vai ver o que € que o Mister Jingles consegue fazer. - Levou a m€o atr€s da caixa de charutos de onde retirou um

pequeno carretel de madeira.

- Onde ♥ que arranjaste isso? perguntei-lhe, embora calculasse que j♥ sabia a resposta. S♥ havia uma pessoa que lhe poderia ter dado aquilo.
- Foi o velho Pouca Terra respondeu o Delacroix. Observe bem isto. Eu jû tinha come@ado a olhar, observando Mister Jingles na sua caixa, o qual se pusera de p@ com as patas dianteiras firmadas no bordo, mantendo os olhinhos negros fixos no carretel que Delacroix segurava entre o polegar e o indicador da m@o direita. Senti a espinha percorrida por um pequeno arrepio estranho. Nunca tinha visto um simples rato tentar fazer qualquer coisa com tanta arg@cia com tanta intelig@ncia. Na realidade, n@o estou em crer que o Mister Jingles fosse um visitante sobrenatural e, se por acaso vos dei essa impress@o, lamento muito; no entanto, nunca duvidei de que a criatura fosse um g@nio entre os da sua esp@cie.

O Delacroix inclinou-se para a frente, fazendo rolar o carretel que no tinha linhas pelo cho da sua cela. Deslizou facilmente, como se tivesse um par de rodas ligadas por um eixo, Veloz que nem um relompago, o rato saiu da sua caixa e correu atros do carretel, tal como um co que fosse no encalo de um pau. Dei largas o perplexidade que sentia, e o Delacroix esbolou uma careta risonha. O carretel bateu contra a parede e ressaltou. Mister Jingles contornou-o, empurrando-o de volta o tarimba, alternando de um extremo ao outro do carretel, sempre que este parecia querer desviar-se da rota certa. Empurrou-o ato ter chegado junto de um dos pos do Delacroix. Olhou para ele por breves momentos, como que a certificar-se de que o Delacroix no tinha mais tarefas imediatas que ele tivesse de levar a cabo (talvez uns quantos problemas aritmoticos ou a anolise de um texto em latim). Aparentemente satisfeito, o Mister Jingles regressou o sua caixa de charutos, voltando a instalar-se no seu interior.

- Foste tu que lhe ensinaste essa habilidade disse eu. Sim senhor, chefe Edgecombe admitiu o Delacroix, esbo@ando,um sorriso abstracto. De todas as vezes, ele foi busc@-lo. @ esperto que nem um raio, n@o acha?
- E o carretel? perguntei. Como ♥ que soubeste que tinhas de o arranjar para ele, Eddie?
- Ele segredou-me ao ouvido que o desejava respondeu o Delacroix com uma grande serenidade. Da mesma maneira que sussurra o seu nome.
- O Delacroix mostrou a todos os outros tipos as habilidades do seu rato... isto , a todos com a excepçõo do Percy. Para o Delacroix no fazia a monima diferenta que tivesse sido este a sugerir a caixa de charutos e a arranjar o algodo para cobrir o fundo. O Delacroix assemelhava-se a alguns coes: do-selhes um onico pontapo e eles jamais voltaro a confiar no agressor, independentemente do quanto nos possamos mostrar agradoveis para com eles. Neste momento, parece que ainda estou a ouvir a voz do Delacroix a gritar: Ei, vocos! Venham ver as habilidades que o Mister Jingles consegue fazer! E todos eles, com os seus uniformes azuis, iam em grupo ato lo abaixo o Brutal, o Harry, o Dean e ato mesmo o Bill Dodge. Tambom eles tinham mostrado o espanto adequado o circunstoncias, o semelhano do que eu proprio fizera. Tros ou quatro dias depois de o Mister Jingles ter começado a mostrar aquela habilidade com o carretel, o Harry Terwilliger passou revista aos materiais de

arte que guard@vamos na cela do isolamento, e encontrou os l@pis de cera Crayola que entregou ao

- Delacroix com um sorriso que era quase de constrangimento.
- Pensei que talvez gostasses de pintar esse carretel de diversas cores justificara ele. Assim, o teu pequeno amigo poderia transformar-se numa esp∉cie de rato do circo, ou algo parecido.
- Um rato do circo! exclamara o Delacroix, mostrando uma express®o de completa felicidade, mesmo de ©xtase. Suponho que se sentisse inteiramente feliz pela primeira vez em toda a sua desgra®ada vida. Mas © isso exactamente o que ele ©! Um rato de circo! Quando eu sair daqui, ele vai fazer com que eu fique rico, num circo! ~o ver se ele n®o vai fazer isso.

Sem dêvida que o Percy Wetmore teria chamado a atenêro do Delacroix para o facto de que, quando chegasse a altura de este deixar Cold Mountain, seria levado numa ambulên cia que neo precisava de ter as luzes nem a sirena ligadas, mas o Harry tinha demasiado bom senso para isso. Limitou-se a dizer ao Delacroix que

colorisse o carretel tanto e to depressa quanto lhe fosse possovel, uma vez que teria de repor os lopis de cera no seu lugar logo depois do jantar. No ho dovida de que o Del conseguiu colori-lo. Quando terminou a sua tarefa, uma das extremidades do carretel estava pintada de amarelo e a outra de verde, enquanto a extenso no meio era de um vermelho de carro de bombeiros. Habituomonos a ouvir o Delacroix a dizer triunfalmente: Maintenant, m'sieurs et mesdames! Le cirque prosentement le mous'amusant et amazeant!' No era isto precisamente, mas chega para dar uma ideia do franco atabalhoado do Delacroix. Em seguida comeo ava a emitir um som que vinha bem do fundo da sua garganta - acho que supostamente representaria o rufar de um tambor - e lano ava o carretel. Como um relompago, o Mister Jingles ia atros dele, quer trazendo-o de volta, empurrando-o com o focinho, quer servindo-se das patas. A segunda modalidade, penso eu, era de facto algo que

~ Num frances neo muito correcto: "E agora, senhores e senhoras, o circo apresenta o rato divertido e espantoso." (N. da T.)

qualquer pessoa teria pago para ver num circo. O Delacroix e o seu rato, este e o seu carretel garridamente colorido, eram o nosso divertimento principal, na proca em que o John Coffey passou a estar sob a nossa tutela e aos nossos cuidados; foi assim que as coisas permaneceram por algum tempo. Pouco depois, a minha infecçõo urinoria, que se tinha mantido dormente durante algum tempo, voltou a atormentar-me, e foi tambom nessa altura que o William Wharton chegou, dando origem a uma situaçõo absolutamente captica.

Na sua maior parte, as datas desapareceram da minha memêria. Calculo que poderia ter pedido è minha neta, a Danielle, que verificasse algumas delas atravês dos arquivos dos jornais, mas qual seria o objectivo de uma coisa dessas? As datas mais importantes, como por exemplo o dia em que descemos atê è cela do Delacroix e deparêmos com o rato sentado em cima do seu ombro, ou o dia em que o William Wharton chegou ao bloco, nêo tendo morto o Dean Stanton por um triz, nêo teriam sido mencionadas na imprensa escrita. Talvez seja preferêvel continuar nos mesmos moldes que tenho seguido atê aqui; ao fim e ao cabo, calculo que as datas nêo tenham grande importência, desde que uma pessoa seja capaz de se recordar dos acontecimentos que presenciou na sequência adequada.

Sei que nessa altura as coisas ficaram um tudo-nada apertadas. Quando os pap®is relativos © data da execu®o do Delacroix foram finalmente enviados do gabinete do Curtis Anderson, senti-me perplexo ao verificar que o encontro do nosso amigo cajun com a Velha Fa®sca fora antecipado, em rela®o © data com que tenhamos contado, uma coisa rara ate mesmo nesses dias em que n®o era preciso revolver metade dos c®us e toda a Terra para executar um homem. Foi uma quest®o de dois dias, penso eu, de 25 a 27 de Outubro. N®o me obriguem a dizer-vos com exactid®o, mas sei que n®o ando muito longe dessa data. Recordo-me de ter pensado que o Pouca Terra poderia reaver a sua caixa de Coronas mais cedo do que esperara.

Entretanto, o Wharton chegou ao nosso bloco mais tarde do que estava previsto. Por um motivo: o seu julgamento du 133

rara mais tempo do que aquilo que as fontes, habitualmente de toda a confian@a, do Anderson pensaram que duraria (quando o assunto dizia respeito ao Bill Selvagem, nada era de confian@a, haver@amos n@s de descobrir ao fim de pouco tempo, incluindo os nossos m@todos de controlo de prisioneiros, supostamente infal@veis). Ent@o, e depois de se ter chegado @ conclus@o de que ele era culpado - pelo menos essa parte esteve de acordo com o argumento - foi levado para o Hospital Geral de Indianola a fim de ser submetido a alguns exames. Parece que fora acometido por um certo n@mero de convuls@es durante o julgamento; por duas ocasi@es estas tinham sido suficientemente graves para o terem deitado por terra, onde ficou a estrebuchar e a bater com os p@s contra o soalho. O defensor oficioso do Wharton afirmou que ele sofria de "ataques de epilepsia", tendo cometido os seus crimes quando se encontrava desarranjado do ju@zo; por seu lado, aacusa@o clamou que os seus ataques eram o estratagema de , um cobarde desesperado, que tentava salvar a pr@pria vida. Depois de ter observado em primeira m@o os t@o famosos; "ataques de epilepsia", o j@ri

concluiu que estes no passavam de uma encenaro. O juiz corroborou aquela opiniro, mas ordenou que fossem levados a cabo uma sorie de exames clonicos depois de o jori ter apresentado o seu veredicto. Deus sabero por que motivo; talvez ele sentisse apenas curiosidade.

O facto de o Wharton no ter fugido do hospital constitui , um verdadeiro mistorio (e a ironia de a mulher do director Moores, Melinda, se encontrar internada no mesmo hospital ~, nessa altura no escapou o atento de nenhum de nos), mas o certo o que no o fez. Suponho que o tenham mantido sempre rodeado de guardas e que ele ainda albergasse a esperano de vir a ser considerado inimputovel por causa da epilepsia, se o que tal o possovel.

Isso, porêm, nêo veio a verificar-se. Por seu lado, os mêdicos nêo detectaram nada de anormal no seu cêrebro - pelo menos de natureza fisiolêgica - e o Billy "the Kid" Whar"

ton foi finalmente despachado para Cold Mountain. Isso dever® ter acontecido por volta do dia 16 ou 18; as minhas recorda®es dizem-me que o Wharton chegou mais ou menos duas semanas depois de John Coffey e uma semana ou dea dias antes de o Delacroix ter percorrido a Milha Verde.

O dia em que o nosso novo psicopata se nos reuniu for para mim um dia recheado de acontecimentos. Acordei

🕏s quatro horas da manh🖟, sentindo as partes baixas a latejarem, e o p🕏nis entupido e inchado. Antes mesmo de ter posto os pos no choo, compreendi que a infec��o urin�ria n�o estava a melhorar como eu esperara. Tinha atravessado uma breve fase de melhoras, nada mais, e ela entretanto chegara ao fim. Fui 🖟 latrina no exterior fazer o que tinha a fazer - isto aconteceu tr🖟 s anos antes de termos instalado a nossa primeira retrete com descarga de 🛭 gua - e ainda mal chegara 🛭 pilha de madeira 🕽 esquina da casa quando percebi que n🗫 conseguiria conter-me por mais tempo. Baixei as cal@as do pijama precisamente na altura em que a urina come**@**ou a verter; esse fluxo foi acompanhado pelas dores mais excruciantes que sofri em toda a minha vida. Em 1956, tive uma pedra na ves@cula; sei que as pessoas costumam dizer que essa dor @ a pior de todas, mas o certo 🖟 que essa pedra da ves@cula foi para mim como uma ligeira indisposi@@o provocada por acidez no estêmago, em comparação com o que sofri nessa altura. Os meus joelhos deram de si e ca@ pesadamente sobre eles, tendo rasgado o traseiro das cal@as do pijama ao abrir as pernas a fim de evitar perder o equil®brio e cair de cara em cima da po®a do meu pr®prio mijo. Ainda assim, poderia ter acabado por cair se no me tivesse agarrado com a mo esquerda a um tronco de lenha. No entanto, tudo aquilo poderia estar a acontecer na Austr**@**lia ou at@ mesmo em outro planeta. Tudo o que me preenchia a mente eram as dores atrozes que pareciam querer consumir-me como o fogo. Sentia o baixo-ventre a arder, enquanto o meu p@nis - um @rg@o de que eu me havia esquecido quase por completo, exceptuando as alturas em que me proporcionava o mais intenso prazer f@sico que um homem poder@ sentir - me dava naquele momento a impress@o de estar a derreter-se. Se baixasse o olhar, esperava ver sangue a jorrar da sua extremidade; contudo, o que vi pareceu-me ser um fluxo normal de urina. Agarrei-me 🖟 pilha de lenha com uma m🖟 enquanto mantinha a outra sobre a boca. concentrando-me em mantê-la cerrada. Nêo queria assustar a minha mulher, despertando-a com um grito inesperado. Pareceu-me que haveria de mijar para sempre, mas finalmente o fluxo de urina cessou. Nessa altura, as dores jŷ se haviam albergado bem no fundo do meu est@mago, assim como nos test@culos, dando a sensa��o de que mordiam como dentes ferrugentos. Durante bastante tempo - �� poss@vel que se tenha alongado por um minuto - senti-me fi-134

135

sicamente incapaz de endireitar o corpo. Por fim, as dores come@aram a abrandar e foi com esfor@o que consegui p@r-me na posi@o erecta. Olhei para a minha urina, que j@ tinha em\_ papado o solo, perguntando a mim mesmo se algum Deus de perfeito ju@zo poderia dar origem a um mundo onde uma quantidade t@o insignificante de urina pudesse jorrar a extens@o de dores t@o excruciantes. Pensei que iria dar parte de doente e que, apesar da relut@ncia que sentia, teria de consultar o Dr. Sadler. N@o desejava sofrer os efeitos nauseantes das c@psulas de sulfamidas dele, mas qualquer coisa seria prefer@vel a ter de me ajoelhar junto da pilha de lenha envidando todos os esfor@os para n@o gritar,

enquanto a minha picha me informava que havia sido regada com querosene e posta a arder.

Pouco depois, enquanto tomava algumas aspirinas na cozinha, ouvindo a Jan ressonar suavemente no nosso quarto, ocorreu-me que aquele era o dia em que o William Wharton deveria chegar ao bloco e que o Brutal no estaria presente, uma vez que a escala de serviço o destacara para outra zona da prisço, a fim de ajudar a mudar o que restava da biblioteca `

e da enfermaria para o novo edificio. Havia uma coisa acerca da qual eu no me sentia bem, apesar das dores que me atormentavam: deixar o Wharton apenas a cargo do Harry e do Dean. Ambos eram eficientes, mas o relatôrio enviado pelo Curtis Anderson indicava que o William Wharton era verdadeiramente uma mo rôs. Ele escrevera: Este homem estô-se nas tintas para o que lhe possa acontecer, frase que havia sublinhado para lhe dar mais ônfase.

Ao fim de algum tempo, as dores tinham abrandado um pouco, o que me permitiu pensar com mais coerência. Parecia-me que a melhor ideia seria sair mais cedo para a prisêo. Poderia chegar ês seis, que era a hora a que o director Moores costumava chegar. Ele poderia voltar a destacar o Brutos Howell para o Bloco E durante o tempo suficiente para dar entrada ao Wharton, o que me permitiria efectuar a consulta ao Dr. Sadler que eu tinha vindo a adiar indefinidamente. Na realidade, Cold Mountain ficava-me em caminho.

Por duas vezes, durante o percurso de trinta e dois quil@metros at@ @penitenci@ria, senti-me assolado por uma enorme vontade de urinar. Nas duas ocasi@es pude encostar @ berma,

tratando desse problema, sem grande embara©o para mim pr©prio (por uma raz©o, o movimento de tr©fego nas estradas

regionais equela hora da manhe era quase inexistente). Nenhuma destas duas ejaculações urinerias foi têo dolorosa como a que me tinha feito ir abaixo dos joelhos a caminho da latrina em minha casa, mas em ambas as ocasiões fui forêado a agarrar-me ao fecho da porta do lado do passageiro do meu pequeno Ford descapotêvel sentindo o suor a escorrer-me pelas faces ardentes abaixo. Nêo havia dêvida de que eu estava doente, muito doente.

No entanto, l@ consegui chegar ao fim da viagem; tendo transposto o port@o virado a sul, estacionei no meu lugar habitual e fui imediatamente falar com o director da prisĝo. Nessa altura j♥ eram quase seis horas. O gabinete de Miss Hannah encontrava-se vazio - ela noo chegaria antes das sete, que era a hora das pessoas civilizadas chegarem - contudo, a luz do gabinete de Moores jû se encontrava ligada; via-a atrav@s do vidro fosco e com nervuras. Bati num gesto mec@nico, abrindo logo a porta. O Moores soergueu o olhar, surpreendido por ver algu@m @quela hora matutina, e eu teria dado qualquer coisa para n@o o ter visto naquelas condi��es, com a express�o de quem havia sido apanhado de surpresa. O seu cabelo branco, habitualmente t**û**o bem penteado, estava naquela altura todo espetado e emaranhado; quando entrei no seu gabinete, tinha os dedos nos cabelos, arrepelando-os e puxando-os. Os seus olhos estavam extremamente congestionados, com a pele abaixo deles tumefacta e balofa. Os seus tremores eram os piores que eu lhe tinha visto; o aspecto era o de um homem que acabara de entrar no gabinete, depois de uma longa caminhada numa noite terrivelmente fria.

- Hal, desculpa, volto mais tarde... - comecei a dizer. - N@o - replicou ele. - Por favor, Paul. Entra. Entra e fecha a porta. Se alguma vez precisei da companhia de algu@m em toda a minha vida, @ precisamente neste momento. Entra e fecha a porta.

Fiz como ele me dizia, esquecendo-me das minhas prêprias dores pela primeira vez desde que acordara nessa manhê.

- © um tumor no c@rebro - acrescentou Moores. - Descobriram-no nas radiografias. Na realidade, pareciam estar muito satisfeitos com as suas radiografias. Um deles at© disse que eram as melhores radiografias que algu@m alguma vez tinha tirado, pelo menos at© agora; acrescentaram ainda que v©o public©-la numa grande publica©o m©dica da Nova

Inglaterra. Disseram que era do tamanho de um lim**r**o e que se encontra bem entranhado no c**r**ebro, num s**r**tio onde n**r**o poderiam operar. Disseram tamb**r**m que

ela estar® morta por altura do Natal. Eu ainda n®o lhe disse nada. Por muito que pense, n®o sei como ® que hei-de dar-lhe uma not®cia destas.

Foi ent�o que come�ou a chorar, um choro intenso e convulsivo que me provocou uma am@lgama de pena e uma esp@cie de horror - quando um homem t@o reservado como o Hal Moores acaba por perder o controlo das suas emo@@es, isso assusta. Figuei imobilizado por uns momentos, at@ que me aproximei dele e coloquei o meu braço em redor dos seus ombros. Moores abraçou-me com ambos os braços; parecia um homem prestes a afogar-se e come@ou a solu@ar contra o meu est@mago; todas as reservas o tinham abandonado. Mais tarde, depois de ter conseguido recuperar a compostura, pediu-me desculpa. F@-lo sem que o seu olhar tivesse ido ao encontro do meu, tal como qualquer homem faria ao aperceber-se de que procedera de forma confrangedora, to confrangedora que nunca poderia esquecer-se daquela situato. Um homem ♥ muito capaz de vir a odiar o sujeito que o viu em circunst�ncias como aquelas. Mas eu estava convencido de que o director Moores era uma pessoa que poderia ultrapassar isso; nunca me passou pela cabe@a tratar do assunto que ali me havia levado originalmente, uma vez que, quando sa@ do gabinete do Moores, encaminhei-me para o Bloco E; em vez de regressar ao meu autom@vel. Nessa altura, a aspirina i@ come@ara a produzir o seu efeito, pelo que as dores que eu sentia na regiĝo central do meu corpo se tinham reduzido a um fraco latejar. Conclu® que havia de conseguir chegar ao fim do dia, instalar o Wharton na sua cela, voltar a falar com o Hal Moores ainda nessa mesma tarde e dar parte de doente si no dia seguinte. O pior ji passara, pensei, sem fazer a mais pequena ideia de que o pior de todas as desventuras desse dia ainda nem sequer tinha

- Calcul $\hat{\varrho}$ mos que ele ainda se encontrava sob o efeito dos tranquilizantes das an $\hat{\varrho}$ lises - disse o Dean no fim desse mesmo dia.

A sua voz soava baixa e rouca, assemelhando-se mais a 138

um ladrar; no seu pesco vinham come ado a aparecer umas equimoses de propuraenegrecida. Eu compreendia que lhe devia custar bastante falar, e pensei em dizer-lhe que deixasse o assunto de lado, mas acontece que por vezes mais difecil no abordar as questões. Cheguei conclusõo que aquela era uma dessas ocasiões, pelo que decidi manter a minha propria boca fechada.

- Todos pensêmos que ele estava drogado, neo e verdade? - insistiu o Dean. O Harry Terwilliger acenou afirmativamente. Atê mesmo o Percy, sentado um pouco afastado de nes, formando o seu pequeno grupo amuado de uma se pessoa, tambêm corroborou aquela verseo com um gesto de cabela.

O Brutal fitou-me, e por breves instantes os nossos olhares cruzaram-se. Tênhamos o mesmo pensamento, que as coisas aconteciam assim. Os dias decorriam dentro de toda a normalidade, mas cometia-se um sê erro e pumba!, o firmamento abatia-se inexoravelmente sobre nês. Tinham calculado que o homem se encontrava sob o efeito de sedativos, o que era uma suposição bastante razoêvel, embora ninguêm houvesse inquirido se ele estava efectivamente drogado ou nêo. Pensei ter detectado algo mais no olhar do Brutal: o Harry e o Dean aprenderiam com o seu erro. Muito em especial o Dean, o qual poderia, facilmente, ter sido entregue jê morto ê famêlia. Mas nêo o Percy. Talvez isso fosse impossêvel com o Percy. Tudo o que este podia fazer era manter-se sentado a um canto, amuado por estar outra vez atolado na merda.

Ao todo eram sete, os que foram a Indianola para assumir a tutela de Bill "Selvagem" Wharton: o Harry, o Dean, o Percy, mais outros dois guardas que seguiam atrês (jê me esqueci dos seus nomes, apesar de ter a certeza de que em tempos os conheci) e mais dois que seguiam ê frente. Iam naquilo a que costumêvamos chamar a diligência - uma pequena camioneta Ford com painêis de madeira que fora reforêada com placas de aêo, e equipada com o que devia ser vidro ê prova de bala. Aquele veêculo assemelhava-se a uma mistura de carrinha de distribuição de leite e carro blindado.

~ Harry Terwilliger, tecnicamente, era a pessoa respons@vel por aquela expedi@@o. Entregou toda a papelada ao xerife do munic@pio (n@o era o Homer Cribus, mas sim outro labrego eleito nos mesmos moldes imagino eu), o qual por seu turno entregou Mr. William Wharton, o arruaceiro extraordi-

naire, tal como diria o Delacroix. Antecipadamente, havia sido enviado um uniforme prisional de Cold Mountain, embora o xerife e os seus homens n**@**o se tivessem dado ao inc⊕modo de dizerem ao Wharton que o usasse; deixaram essa tarefa para os nossos rapazes. O Wharton estava vestido com umas roupas de algod $\hat{\mathbf{Q}}$ o do hospital e cal $\hat{\mathbf{Q}}$ ava umas pantufas baratas de feltro quando o viram pela primeira vez no segundo pi\_ so do hospital; era um indivêduo escanzelado com um rosto de fei@es afiladas e faces cheias de borbulhas, possuidor de uma longa cabeleira loura e emaranhada. O seu traseiro tamb@m era estreito e estava coberto de borbulhas, podendo ser visto atravês da abertura daquela espêcie de bata. Aquela fora a zona da sua anatomia que o Harry e os demais viram, uma vez que o Wharton se encontrava junto de uma janela, a observar o parque de estacionamento, quando eles entraram na enfermaria. O homem n**g**o se voltou, ficou no mesmo lugar a segurar os cortinados com uma das mêos, silencioso como um boneco, enquanto o Harry implicava com o xerife do munic⊕pio por este ser demasiado preguiçoso para obrigar o Wharton a vestir o uniforme da prisço, e o xenfe come@ava a dissertar - tal como todos os funcion@rios do munic@pio que eu tive oportunidade de conhecer - sobre aquilo que fazia parte das suas fun**ûû**es e aquilo que n**©**o fazia.

Quando o Harry se cansou desse aspecto da conversa (duvido que isso tenha levado muito tempo), ordenou ao Wharton que se virasse. O que este fez. O homem tinha o mesmo as

pecto, disse-nos o Dean mais tarde na sua voz rouca e meio sufocada, dos milhares de labregos arruaceiros que haviam passado por Cold Mountain enquanto lo trabalhômos. Caso se observasse bem essa aparôncia, tudo nele se resumiria ao aspecto de um mentecapto de maus flgados. Por vezes tambôm se vislumbrava neste tipo de fulanos uma certa cobardia quando se viam encostados o parede, mas, na maior parte das vezes, no passavam de arruaceiros maldosos. Ho gente que vo nobreza em indivoduos da laia do Billy Wharton; todavia, eu no me insiro nesse grupo. Caso se veja encurralada, qualquer ratazana tambôm nos daro luta. O rosto daquele homem parecia no ter mais personalidade do que o seu traseiro cheio de acne, de acordo com o que o Dean nos disse. O seu maxilar inferior no era firme e o olhar mantinha-se distante, os ombros descaodos, as mo pendendo, flocidas, junto dos flancos. Tinha o aspecto de estar drogado com morfina, e parecia to aportico como todos os drogados que conhecômos.

Perante isto, o Percy fez um dos seus acenos de cabela carrancudos.
- Veste isto - ordenou Harry, indicando o uniforme prisional aos pês da cama. Jê fora retirado do interior do saco de papel castanho em que viera, mas ninguêm lhe tocara mais; continuava dobrado tal como chegara da lavandaria da priseo, juntamente com um

par de cuecas de algod $\hat{\mathbf{g}}$ o branco que sa $\hat{\mathbf{g}}$ am de uma das mangas da camisa, enguanto a espreitar do punho da outra se via um par de meias tamb@m brancas. O Wharton deu a impress®o de querer obedecer ao que lhe fora dito, embora n®o tivesse conseguido fazer grandes progressos sem aux@lio. L@ conseguiu vestir as cuecas, mas, quando chegou a vez das cal@as teimou, insistentemente, em enfiar as duas pernas pelo mesmo buraco. Por fim, o Dean resolveu dar-lhe uma ajuda, fazendo com que os pês do homem entrassem nos sêtios adequados para o efeito, e puxou-lhe as cal@as para cima, apertando-lhe a braguilha e abotoando-lhe o bot@o do cês. O Wharton limitou-se a ficar especado, sem sequer tentar fazer qualquer gesto para se vestir, ao ver que o Dean tratava daquela tarefa por si. Olhava absortamente para o outro lado da enfermaria, com as m@os inertes, sem que houvesse ocorrido a nenhum dos guardas que ele estaria a maquinar alguma. No com a esperan@a de fugir (pelo menos estou convencido de que n@o era esse o caso), mas somente com a esperan@a de provocar o maior n@mero de complica@@es poss@vel quando a ocasi@o lhe parecesse ser a mais prop@cia. Os pap@is foram assinados. O William Wharton, que se havia transformado em propriedade do municêpio aquando da sua prisêo, passara agora a ser propriedade do estado. Foi conduzido pelas escadas das traseiras, atravessando a cozinha do

hospital, rodeado de uniformes azuis. Caminhava com a cabe@a baixa e as suas m@os de dedos afuselados oscilavam flacidamente. Da primeira vez que o seu bon@caiu, o Dean apanhou-o e voltou a colocar-lho na cabe@a. Da segunda vez, colocou-lho simplesmente na algibeira de tr@s das cal@as.

O Wharton teve outra oportunidade de criar problemas na Parte traseira da diligência, na altura em que lhe colocavam as grilhetas, embora nêo o tivesse feito. Se por acaso possuêsse a faculdade de pensar (atê mesmo agora, nêo estou certo se seria capaz e, em caso afirmativo, atê que ponto), teria concluêdo que o espaêo era bastante confinado e o nêmero de po-

l©cias demasiado elevado para conseguir provocar qualquer estardalha©o minimamente satisfat©rio. E assim se colocaram , as correntes, um conjunto de grilhetas © volta dos tornozelos e um outro - que veio a verificar-se ser demasiado longo - entre os pulsos.

A viagem at Cold Mountain levou uma hora. Durante todo o percurso, o Wharton manteve-se sentado no banco lateral esquerdo, junto da cabina, com a cabela baixa e as moos

pendentes entre os joelhos. De vez em quando, trauteava um pouco, disse o Harry, e o Percy condescendeu em acrescentar que o mentecapto deixava que o cuspo lhe escorresse pela frouxa queixada inferior, uma gota de cada vez, atê comeêar a formar uma pequena poêa aos pês. Como se fosse um cêo num dia de Verêo, a escorrer saliva da ponta da lêngua.

Entraram pelo porte virado a sul assim que chegaram penitencieria; calculo que tenham passado pelo meu carro. O guarda, que se encontrava de serviço na passagem a sul, fez correr os portes enormes entre o parque de estacionamento e o petio de recreio, tendo permitido o acesso da diligência. Naquela altura do dia, o petio tinha pouco movimento, neo havendo muitos homens no oxterior, e os que ali se encontravam tratavam do jardim. Deve ter sido na hora de descanso. Conduziram directamente para o Bloco E, onde se detiveram. O motorista abriu a porta do seu lado, dizendo-lhes que ia levar a diligência para a oficina, a fim de mudar o eleo, acrescentando que tinha sido um prazer trabalhar com eles. Os guardas suplementares seguiram no veeculo, indo dois deles na parte de três a comer maçes; naquela altura, as portas estavam abertas sobre as calhas. Assim, se ficaram o Dean, o Harry e o Percy com o prisioneiro acorrentado. Deveria ter sido o suficiente, teria sido o suficiente, se eles neo houvessem sido ludibriados pela ati

tude atoleimada do camp@nio que continuava de cabe@a baixa enquanto avan@ava no piso de terra batida, com os artelhos e pulsos acorrentados. Fizeram-no caminhar os mais ou menos doze passos at@ porta que dava acesso ao Bloco E, mantendo a forma@o habitual de quando escolt@vamos qualquer prisioneiro atrav@s da Milha Verde. O Harry seguia @ esquerda do Wharton, o Dean @ direita e o Percy fechava o cortejo, de bast@o na m@o. Ningu@m me disse isso, mas eu tenho a certeza que ele o desembainhara; o Percy tinha paix@o por aquele bast@o de nogueira. Quanto a mim, eu estava sentado naquilo

142

que passaria a ser a casa do Wharton, atê chegar o momento de ele se apresentar na chapa dos grelhados - a primeira cela ê direita, quando nos dirigêamos atravês do corredor para a cela do isolamento. Segurava nas mêos a prancha de madeira com a documentaêo e pensava no meu pequeno discurso, ansiando por poder pêr-me dali para fora. As dores que sentia nas virilhas tinham recomeêado a intensificar-se, e tudo o que eu mais desejava era poder ir para o meu gabinete, onde aguardaria que passassem.

O Dean avan©ou para abrir a porta .que estava fechada © chave. Seleccionou a chave do molho que tinha preso ao cinto e inseriu-a na ranhura da fechadura. Na altura em que o

Dean fez girar a chave e puxou a ma@aneta, o Wharton regressou ao mundo dos vivos. Soltou um grito, um berro desarticulado - uma esp@cie de grito dos rebeldes - que imobilizou temporariamente o Harry, e arrumou o Percy Wetmore durante todo aquele confronto. Ouvi aquele berro atrav@s da porta parcialmente aberta, n@o o tendo associado a nada de humano, pelo menos de princ@pio; pensei que um c@o qualquer conseguira entrar no p@tio, e algu@m o magoara, que talvez algum prisioneiro de maus f@gados o tivesse atingido com uma enxada.

O Wharton ergueu os bra@os e deixou cair a corrente que unia as grilhetas que

lhe envolviam os pulsos por cima da cabe@a do Dean, come@ando a asfixi@-lo. O Dean soltou um gri

to estrangulado, cambaleando para a frente sob a fria luz electrica do nosso pequeno mundo. O Wharton sentiu-se feliz por poder acompanhar os seus movimentos, tendo mesmo chegado a dar-lhe um empurreo, enquanto durante todo esse tempo gritava e falava sem nexo, soltando gargalhadas. Tinha os braeos dobrados, os punhos cerrados e erguidos ate es orelhas do Dean, e puxava a corrente, mantendo-a teo esticada quanto possevel, zurzindo-a para a frente e para tres.

O Harry atirou-se so costas do Wharton, agarrando com uma meo num punhado de cabelos louros e sebosos do nosso novo rapaz, e com a outra batendo com toda a forea numa das faces do Wharton. Tinha o seu preprio basteo e uma pistola ilharga, mas no meio de toda aquela confuseo neo lhe ocorreu sacar de qualquer destas armas. Podem crer que je passeramos por problemas com outros prisioneiros, mas nunca tenhamos deparado com um que nos houvesse apanhado teo de surpresa como o Wharton. A manha do homem ultrapassava

toda a nossa experi@ncia. Eu nunca tinha visto nada assim e nunca mais voltaria a ver.

E ele era bastante forte. Toda a in@rcia tinha desaparecido. Mais tarde, o Harry disse que tivera a sensa@o de saltar para um amontoado de molas de a@o que haviam adquirido vida. O Wharton, que naquela altura j@ tinha entrado no bloco e estava pr@ximo da mesa do guarda de servi@o, rodopiou para a esquerda, e arremessou o Harry. Este embateu contra a secret@ria, indo estatelar-se no ch@o. - Ennaaa, rapazes! - exclamou o Wharton com uma gargalhada. - Isto @ que @ uma festa de arromba, n@o acham? @ ou n@o @?

Continuando a gritar e a rir-se, o Wharton regressou para junto do Dean, a fim de continuar a asfixi@-lo com a corrente que lhe prendia os punhos. E porque n@o? O Wharton sabia aquilo que todos n@s sab@amos: s@ o poderiam fritar uma vez.

- Bate-lhe, Percy, bate-lhe! - gritava o Harry, esfor@ando-se por conseguir p@r-se de p@. Mas o Percy continuou im@vel, empunhando o seu bast@o de nogueira, com os olhos t@o arregalados como pratos de sopa. Qualquer pessoa teria dito que ali estava a oportunidade por que ele tanto ansiara, a hip@tese de dar uma boa utiliza@o ao seu estala-cabe@as; no entanto, o homem sentia-se demasiado confuso e amedrontado para poder agir. O prisioneiro n@o era nenhum pequeno franci@ aterrorizado, nem t@o-pouco um gigante negro, o qual mal sabia que se encontrava no interior do seu pr@prio corpo; era um dem@nio enraivecido. Sa@ da cela do Wharton deixando cair a prancheta com a papelada e sacando da minha calibre trinta e oito. Pela segunda vez naquele dia, esqueci-me por completo da infec@o que

tanto ardor me provocava na regivo central do corpo. Nvo duvidei da histria que os outros me contaram quanto vexpresso vazia do rosto do Wharton, assim como dos seus olhos entorpecidos; contudo, esse nvo era o Wharton que eu tinha veminha frente. Aquilo que vi foi o rosto de um autintico animal - nvo uma criatura inteligente, mas sim repleta de manha... de maldade... e de satisfavo. Sim. Ele estava a pvr em protica aquilo que tencionara fazer. O local e as circunstoncias nvo tinham qualquer importoncia. A outra coisa que vi foram as faces inchadas e avermelhadas do Dean Stanton. Ele estava

a morrer em frente dos meus olhos. O Wharton avistou a arma e posicionou o Dean na sua directro, de forma a que, quase de certeza, eu seria fortado a alvejar um quando alvejasse o outro. Por cima do ombro do Dean, avistei um olho azul flamejante que me desafiava a disparar.

Parte Tres

AS M@OS DO COFFEY

Revendo tudo aquilo que escrevi at@ agora, verifico que classifiquei Georgia

Pines, onde vivo presentemente, como um lar para a terceira idade. Os fulanos que dirigem este estabelecimento no se sentiriam muito satisfeitos com essa descriço! De acordo com as brochuras que tom no vestobulo e que enviam aos clientes em perspectiva, trata-se de "um complexo de primeira categoria destinado os pessoas de idade". Ato tem um Centro Recreativo - de acordo com o que a brochura afirma. As pessoas que so foroadas a viver aqui (a brochura no lhes chama "internos", embora eu por vezes o faca) limitam-se a chamar-lhe "sala da televiso".

As pessoas consideram-me um tudo-nada distanciado, porque durante o dia no vou sala da televiso, mas isso deve-se ao facto de no conseguir suportar os programas, e no as pessoas. Oprah, Ricki Lake, Carnie Wilson, Rolanda - o mundo esto a desmoronar-se em redor dos nossos ouvidos, e tudo o que interessa a estes apresentadores o falar acerca de foder mulheres de saias curtas, e de homens que tom sempre as camisas abertas. Pois bem, que raio - no julgues, no vos tu proprio ser julgado, diz a Boblia, por isso estou disposto a descer do meu estrado de orador improvisado. O que acontece que se eu quisesse passar o meu tempo na companhia de gentalha que vive em caravanas, ter-me-ia mudado para o Parque de Caravanas Rodas Felizes, a cerca de tros quilometros mais abaixo, para onde os carros-patrulha da polocia parecem estar sempre a acorrer nas noites de sexta-feira e sobado com as sirenas a soar estridentemente e as luzes azuis a funcionarem, intermitentes. A minha amiga especial, a Elaine Connelly, pensa da mesma maneira. A Elaine jo tem oitenta anos alta e magra, ainda tem a postura direita e o

149

olhar lempido, muito inteligente e refinada. Caminha com muita lentide porque qualquer coisa neo este bem com a sua bacia, e eu sei que a artrite que lhe afecta as meos lhe provoca um grande sofrimento, mas possui um lindo pescoe comprido - quase um colo de cisne - e belos cabelos compridos, que lhe caem ate aos ombros sempre que ela os solta.

Porêm, o melhor de tudo e que ela nêo me considera um fulano peculiar nem reservado. Passamos muito tempo juntos, a Elaine e eu. Se eu nêo tivesse alcanêado uma idade têo gro tesca, suponho que me referiria a ela como a minha namorada. Ainda assim, o facto de ter uma amiga que considero muito especial - somente isso - nêo assim têo mau, e, sob certos aspectos, chega ate a ser preferêvel. Uma grande quantidade dos problemas e dores do coração que existem entre namorados deixaram muito pura e simplesmente de existir dentro de nês. E, embora eu saiba que ninguêm, digamos, abaixo dos cinquenta, acreditaria nisto, por vezes as braseiras sêo melhores do que as fogueiras. E estranho mas ê verdade

Por conseguinte, no vejo televiso durante o dia. Por vezes dou passeios; noutras ocasi@es dedico-me @ leitura; mas na maior parte do tempo, durante mais ou menos o 🖟 ltimo mes, escrevo estas memerias instalado entre as plantas do sol@rio. Estou convencido de que existe mais oxig@nio nesse recinto, o que ajuda a mem@ria que j@ est@ enfraquecida. Sem d@vida que esta actividade ganha aos pontos qualquer programa bomb@stico de televis@o, essa posso eu garantir-vos. No entanto, sempre que n**o** consigo conciliar o sono, **o**s vezes des**o** sorrateir@mente at@ ao andar de baixo e ligo o televisor. Em Georgia Pines dispomos dos serviĝos bĝsicos da televisĝo por cabo, o que significa que temos acesso ao canal de filmes americanos. Esse 🖟 o canal em que (para o caso de o leitor no desfrutar dos serviços bôsicos da televisço por cabo) a maior parte dos filmes 🖟 a preto e branco, e onde nenhuma das mulheres despe as suas roupas. Para um peido velho como eu, esse 🖟 um aspecto tranquilizador. Houve um bom n@mero de noites em que me deixei adormecer em cima do sof@ de um verde horroroso, colocado em frente do televisor, enquanto Francis, a Mêla Que Fala, tira uma vez mais do lume a frigideira do Donald O'Connor, ou o John Wayne corre com a escumalha, expulsando-a de Dodge, ou o Jimmy Cagney apelida algu@m de ratazana asquerosa e saca de uma arma. Vi alguns na companhia da minha mulher, a

150

qual no era so a minha namorada, mas tambom a minha melhor amiga), e eles acalmam-me. O vestuorio que as personagens usam, a maneira como andam e falam, ato mesmo a mosica da banda sonora - todas essas coisas contribuem para me

acalmar. Suponho que me tragam vercordavo os tempos em que eu era um homem que caminhava sobre a pele do mundo, em vez de ser uma reloquia comida pelas travas que vai fenecendo num lar para a terceira idade, onde muitos dos residentes usam fraldas e cuecas de plostico.

No entanto, no havia nada de tranquilizante naquilo que tive oportunidade de ver esta manho. Absolutamente nada. Em algumas ocasiões, a Elaine junta-se a mim para as to famosas Sessões dos Possaros Madrugadores, as quais to inocio os quatro da manho - ela no se abre muito sobre o assunto, mas eu sei que nessas alturas a artrite a faz sofrer atrozmente, e que as drogas que eles lhe do jo no surtem grande efeito.

Esta madrugada, quando ela desceu num passo deslizante, qual fantasma, envergando o seu roup@o de turco branco, encontrou-me sentado no sof@ cheio de altos e baixos, debru@ado sobre as canelas escanzeladas que costumavam ser as minhas pernas, agarrado aos joelhos, a fim de tentar p@r cobro aos tremores que me percorriam o corpo, como se fossem um vento cortante. Sentia-me enregelado, @ excep@o da regi@o das virilhas que me dava a sensa@o de arder como se fosse o fantasma da infec@o urin@ria que tanto havia atormentado a minha vida no Outono de 1932 - o Outono do John Coffey, do Percy Wetmore e do Mister Jingles, o rato amestrado. O Outono que tamb@m fora o do William Wharton.

- Paul! gritou a Elaine, dirigindo-se a mim num passo apressado... too apressado quanto os pregos enferrujados e a placa de massa de vidro na sua bacia lhe permitia. Paul, o que o que se passa contigo?
- Noo tarda nada, estarei bem respondi-lhe, apesar de as minhas palavras noo soarem muito convincentes... Saoram-me da boca de forma pouco articulada, atravos de uns dentes que queriam bater uns nos outros. Do-me apenas um minuto ou dois e ficarei soo que nem um poro.

A Elaine sentou-se junto de mim, colocando um braço em redor dos meus ombros.

- Tenho a certeza que sim - disse ela. - Mas o que ♥ que te aconteceu? Por amor de Deus, Paul, parece que viste um fantasma.

E vi, disse para comigo, sem me ter apercebido de que havia proferido aquelas palavras em voz alta, at@ que avistei os seus olhos arregalados.

- Noo foi verdadeiramente isso acrescentei, dando-lhe uma pancadinha na moo (suavemente too suavemente!). Mas durante um minuto, Elaine... Meu Deus!
- Recordaste-te dos tempos em que eras um guarda da prisvo? perguntou ela. Da vpoca sobre que tens vindo a escrever quando estvs no solvrio? Acenei-lhe afirmativamente.
- Eu costumava trabalhar na nossa vers�o do Corredor da Morte... afirmei.
- Fu sei...
- Com a diferenta que lhe chamtovamos a Milha Verde. Por causa do linte que cobria o cho. No Outono de trinta e dois, recebemos um fulano... um selvagem... chamado William Wharton. Ele gostava de se considerar uma especie de Billy the Kid, e chegou ao ponto de ter uma tatuagem no brato com esse nome. No passava de um rapazote, mas era bastante perigoso. Ainda me recordo daquilo que o Curtis Anderson, que nessa o poca era o assistente do director, escreveu sobre ele. "Um doido varrido e orgulhoso de o ser. O Wharton tem dezanove anos de idade e, muito simplesmente este-se nas tintas para o que lhe possa acontecer." Ele sublinhou esta frase.
- O braço que ate entro rodeara os meus ombros esfregava-me naquele momento as costas. Começara a acalmar-me. Naquela altura, senti amor pela Elaine Connelly, e tinha podido cobrir-lhe as faces de beijos, tal como lhe disse. Talvez o devesse ter feito. E horrevel estar-se sozinho e atemorizado em qualquer idade, mas estou convencido de que e muito pior quando se e velho. No entanto, eu tinha outra coisa no pensamento, aquele peso de algo antigo por concluir.
- Seja como for continuei -,tens raz♥o... Tenho andado a escrevinhar sobre a chegada do Wharton ao bloco e como ele quase matou o Dean Stanton, um dos tipos com quem eu trabalhava nesses tempos.
- Como 🖟 que ele foi capaz de fazer uma coisa dessas? perquntou a Elaine.
- Por maldade e tambêm por falta de cuidado respondi sombriamente. O Wharton forneceu a maldade e os guardas que o acompanhavam a falta de cuidado. O grande 152

erro foi a corrente que prendia os pulsos do Wharton... Era um tudo-nada

demasiado comprida. Quando o Dean abriu a porta que dava acesso ao Bloco E, o Wharton encontrava-se atrês dele, com um guarda de cada lado, mas o Anderson tivera razêo... muito simplesmente, o Billy Selvagem neo se preocupava com essas coisas. Deixou cair a corrente que lhe prendia os pulsos por cima da cabela do Dean e comelou a asfixiê-lo com ela.

A Elaine estremeceu.

- Entro, pus-me a matutar em tudo aquilo e nro fui capaz de adormecer, e foi por isso que vim atro co abaixo. Liguei para o canal dos filmes, pensando que tu talvez viesses atro co abaixo, e assim poderramos ter um pequeno encontro... A Elaine riu-se, beijando-me a testa mesmo acima do sobrolho. Sempre que a Janice me beijava na fronte, eu era percorrido por um arrepio, e senti a mesma coisa quando a Elai ne o fez naquela madrugada. Calculo que algumas coisas nunca se alterem.
- ... e no ecr♥ surgiu este filme antigo a preto e branco sobre os bandidos dos anos quarenta. Chama-se O Denunciante.

Senti-me prestes a recome@ar a tremer, o que me levou a empreg@r todos os esfor@os para o evitar.

- E com o Richard Widmark acrescentei. Parece-me que foi o seu grande primeiro papel. Nunca cheguei a vê-lo com a Janice... Normalmente, prescindêamos dos filmes de polêcias e ladrêes, mas ainda me recordo de ter lido algures que o Widmark desempenhou um papel extraordinêrio, interpretando a figura do malfeitor. Sem dêvida que sim. No filme estê muito pêlido... dê a impressêo de nêo andar mas sim de deslizar pela cena... estê sempre a chamar "borra-botas" ês pessoas... a falar sempre dos bufos... do quanto odeia os bufos... A despeito de todos os meus esforêos, comeêava a tremer de novo. Nêo conseguia evitê-lo.
- Cabelos louros acrescentei num sussurro. Cabelos louros escorridos. Fiquei a ver at**0** parte onde ele empurra uma velhota, que est**0** sentada numa cadeira de rodas, pelas escadas abaixo mas depois desliguei o televisor.
- Ele fez-te lembrar o Wharton?
- ~- Ele era o Wharton, at@ ao mais @nfimo pormenor. ~- Paul... come@ou a Elaine a dizer, interrompendo-se.
  153

Olhou para o ecrê em branco do televisor (onde continuava a poder ver-se o nêmero dez no canto superior, correspondente ao canal dos filmes), e voltou a concentrar a sua atenêm em mim.

- O qu@? perguntei. O que @ que ias a dizer, Elaine? Pensei: Ela vai dizer-me que deveria deixar de escrever sobre este assunto. Que o melhor seria rasgar as p@ginas que j@ escrevi at@ agora, desistindo de tudo isso.
- N®o permitas que isso te impe®a de continuar foi o que ela me disse. Fiquei a olhar de boca aberta para a Elaine. Fecha a boca, Paul... n®o v® entrar alguma mosca. Desculpa. ® que... bem...
- Tu pensaste que eu me preparava para te dizer o oposto, n**©**o **©** verdade?
- Sim, de facto foi isso que pensei.

Suavemente, agarrou-me nas m $\hat{\mathbf{e}}$ os (suavemente, t $\hat{\mathbf{e}}$ o suavemente - com os seus longos e maravilhosos dedos enclavinhados, formando um amontoado de n $\hat{\mathbf{e}}$ s retorcidos) e incli

nou-se para a frente, olhando fixamente para os meus olhos azuis com os seus cor de avel $\hat{v}$ , com o esquerdo ligeiramente nublado devido  $\hat{v}$  aglutina $\hat{v}$ o de uma catarata.

- Possevel que eu je seja demasiado velha e frêgil para continuar a viver acrescentou a Elaine -, mas neo sou velha de mais para ainda ter a faculdade de pensar. Na nossa idade, que significado e que têm umas quantas noites sem dormir? E je agora, o que que he de mais no facto de vermos um velho fantasma na televiseo? Vais dizer-me que foi o enico que je viste? Pensei no director da cadeia, o Moores, no Harry Terwilliger, no Brutus Howell; ocorreu-me a imagem da minha me, assim como a da Jan, a minha mulher, que morrera em Alabama. Sem devida que eu tinha bastantes conhecimentos em materia de fantasmas.
- Noo concordei. Noo foi o primeiro fantasma que vi. Mas, Elaine... foi um choque. Porque era ele, sem tirar nem por.

Ela beijou-me de novo e levantou-se, retraindo-se ao deslocar-se, fazendo presso com a palma da mo sobre as ancas, como se receasse que a bacia rebentasse atravos da pele, caso no tivesse cuidado.

- Parece-me que mudei de ideias quanto € televis€o acrescentou ela. Tenho um comprimido guardado para um
- dia... ou uma noite em que mais necessitasse dele. Acho que vou tom�-lo e depois volto para a cama. Talvez devesses seguir o meu exemplo.
- Sim concordei. Suponho que seja o que deveria fazer. Durante um momento de loucura, pensei em sugerir que fêssemos juntos para a mesma cama, mas entêo detectei o sofrimento surdo que se reflectia nos olhos da Elaine, e reconsiderei a minha ideia. Porque ê possêvel que ela tivesse anuêdo, apenas para me fazer a vontade. O que nêo me parecia ser muito aconselhêvel.

Deixêmos a sala de televisêo (nêo estou disposto a dignificê-la com o outro nome, nem sequer por uma questêo de ironia) lado a lado, eu a atrasar o meu passo pelo dela, que era lento e dolorosamente cauteloso. No interior do edifêcio reinava o silêncio, com a excepêro dos gemidos de alguêm, apanhado .por um mau sonho, por detrês de uma qualquer porta cerrada.

- Achas que conseguir@s adormecer? perguntou a Elaine.
- Sim, parece-me que sim respondi, embora soubesse de antem©o que isso seria imposs©vel; fiquei deitado na cama at© ao nascer do Sol, a pensar no filme O Denunciante. Em pensamento via o R©chard Widmark a rir-se de forma demente enquanto amarrava a senhora de idade © sua cadeira de rodas e a empurrava pelas escadas abaixo.
- ② isto o que costumamos fazer aos bufos dizia-lhe ele... E ent®o o seu rosto adquiria a express©o fision©mica do William Wharton, a que ele mostrara no dia em que tinha chegado ao Bloco E e ② Milha Verde, o Wharton a rir-se ② socapa tal como o Widmark, o Wharton a gritar: Isto ② que ② uma festa de arromba, n©o acham? ② ou n©o ②? N©o me dei ao ②nc©modo de descer para o pequeno-almo©o, depois daquela noite; limitei-me a ir para o sol©rio, onde retomei a minha escrita.

Fantasmas? Com certeza.

Eu sei tudo o que h@ a saber sobre fantasmas.

- Ennaaa, rapazes! - exclamou o Wharton, rindo-se. Isto  $\hat{v}$  que  $\hat{v}$  uma festa de arromba, n $\hat{v}$ 0 acham?  $\hat{v}$ 0 ou n $\hat{v}$ 0 Continuando a gritar e a rir-se, o Wharton regressou para

155

junto do Dean, a fim de continuar a asfixi@-lo com a corrente que lhe prendia os pulsos. E porque n@o? O Wharton sabia aquilo que o Dean, o Harry e o meu amigo Brutus Howell sabiam - que eles s@ poderiam fritar um homem uma vez.

- Bate-lhe! - gritava o Harry Terwilliger. Continuava agarrado ao Wharton, tentando p@r cobro @quela situa@o antes que se adiantasse mais, mas o Wharton conseguira libertar-se dele, pelo que naquele momento o Harry tentava levantar-se do ch@o. - Percy, bate-lhe!

Todavia, o Percy continuava im@vel, com o bast@o de nogueira numa das m@os e os olhos t@o arregalados que nem pratos de sopa. Ele adorava o raio daquele bast@o, e qualquer pessoa teria dito que aquela era a sua grande oportunidade de o utilizar, a oportunidade por que ele ansiara desde o primeiro dia que chegara a Cold Mountain... mas agora que esta surgira, ele sentia-se demasiado atemorizado para a aproveitar. O prisioneiro n@o era nenhum pequeno franci@ aterrorizado, como o Delacroix, nem o gigantesco negro que mal sabia que se encontrava no interior do seu corpo, como o John Coffey; era um dem@mio enraivecido. Sa@ da cela do Wharton, deixando cair a prancheta com a papelada e sacando da minha calibre trinta e oito. Pela segunda vez naquele dia, esqueci-me por completo da infec@o uri

n@ria que tanto ardor me provocava na regi@o central do corpo. N@o duvidei da hist@ria que os outros me contaram, quanto @ express@o vazia do rosto do Wharton, assim como os seus olhos entorpecidos; contudo, esse n@o era o Wharton que eu tinha @ minha frente. Aquilo que vi foi o rosto de um aut@ntico animal -n@o uma criatura inteligente, mas sim repleto de manha... de maldade... e de satisfa@o. Sim. Ele estava a p@r em pr@tica aquilo que tencionara fazer. O

local e as circunstências neo tinham qualquer importência. A outra coisa que vi foram as faces inchadas e avermelhadas do Dean Stanton. Ele estava a morrer em frente dos meus olhos. O Wharton avistou a arma e posicionou o Dean na sua direcêro, de forma a que, quase de certeza, eu seria forêado a alvejar um quando alvejasse o outro. Por cima do ombro do Dean, avistei um olho azul flamejante que me desafiava a disparar. O outro olho do Wharton encontrava-se oculto pelos cabelos do Dean. Por detrês deles avistei o Percy imobilizado numa atitude irresoluta, com o seu bastêo meio empunhado ao alto. E foi entêo que, enchendo a ombreira da porta aberta

que dava para o pêtio da priseo, surgiu um milagre em carne e osso: o Brutus Howell. Jê tinham acabado de mudar o que restava do equipamento da enfermaria, pelo que ele tinha ido atê ao bloco "para perguntar quem ê que queria cafê. Ele agiu sem um ênico momento de hesitaêo - empurrou o Percy para o lado contra uma parede, com uma forêa capaz de abalar tudo e todos, sacou do seu prêprio bastêo e

bateu na regiĝo posterior da cabeĝa do Wharton, utilizando toda a forĝa do seu musculado braĝo direito. Ouviu-se o som ensurdecido de uma pancada - um ruĝdo que era quase cavo, como se nĝo existisse qualquer espĝcie de cĝrebro por baixo do crĝnio do Wharton - o que fez com que finalmente a corrente se soltasse em redor do pescoĝo do Dean. O Wharton foi-se abaixo como se fosse uma saca de farinha, o que permitiu ao Dean arrastar-se para longe daquela besta, a respirar com dificuldade e com a mĝo na garganta; os olhos pareciam querer saltar-lhe das ĝrbitas.

Ajoelhei-me junto dele e ele abanou a cabe®a com viol®n cia.

- Eu estou bem... proferiu numa voz enrouquecida. Tomem conta... dele! Fez um gesto na direcço do Wharton. Fechem-no! Na cela!

  No me pareceu que ele precisasse de uma cela, depois da forma selvotica como o Brutal o tinha atingido; imaginei que aquilo de que ele necessitaria era de um caixo. No entanto, a sorte no nos bafejou. O Wharton tinha perdido os sentidos, mas encontrava-se muito longe de estar morto. Ficara esparramado de lado, com um braço estendido e as pontas dos dedos a tocarem no linoleo da Milha Verde, os olhos fechados e a respiração lenta mas regular. No seu rosto via-se mesmo um sorriso beatofico, como se houvesse adormecido a ouvir a sua canção de embalar preferida. Do cabelo escorria um pequeno fio de sangue intensamente vermelho, manchando o colarinho da nova camisa do uniforme prisional. E era tudo.
- Percy! chamei. D�-me uma ajuda! Contudo, o interpelado n�o se mexeu, continuando encostado � parede, olhando fixamente para o vazio com olhos atordoados. N�o me parece que ele soubesse com exactid�o onde � que se encontrava.
- Percy, raios te partam, agarra nele! So ento o que ele comecou a mexer-se e o Harry foi em seu auxolio. Nos os tros arrastomos o inconsciente Wharton 157

para a sua cela, enquanto o Brutal auxiliava o Dean a p@r-se de p@, suportando-o com toda a suavidade, como qualquer mue teria feito a um filho; o Dean dobravase sobre si mesmo, tossindo para conseguir encher os pulm@es de oxig@nio. A nossa nova crian@a problem@tica n@o recobrou os sentidos durante quase tr@s horas, mas, quando tal aconteceu, no parecia ter sido afectado pela violenta pancada que o Brutal lhe desferira. Voltou a si da mesma maneira como se movimentara - com rapidez. Num dado momento, estava estendido em cima da tarimba, absolutamente morto para o mundo. No segundo imediato, encontrava-se levantado junto das grades da cela - silencioso que nem um rato - olhando-me com fixidez quando eu me encontrava sentado 🛭 mesa do guarda de servi🗫 , elaborando um relat@rio acerca da ocorr@ncia. Quando finalmente pressentia presen@a de algu®m que me fitava, soergui o olhar e ali estava ele exibindo um esgar que revelava um conjunto de dentes deteriorados e enegrecidos, entre os quais jŷ se viam v@rios espa@os. Senti um sobressalto ao avist@-lo ali, naquela postura. Tentei ocultar a minha reac‱o, mas tenho a impressŵo de que nŵo lhe passou despercebida.

- Ei, lacaio disse ele. Da pr∉xima vez calhar-te-@ a ti. E nessa altura n@o vou falhar.
- Ol®, Wharton repliquei num tom t®o calmo quanto me era poss®vel. Em vista das circunst®ncias, calculo que possamos dispensar o discurso e o comit® de boas-vindas, n®o te parece?
- O seu esgar vacilou um tudo-nada. Aquela no era a resposta que ele tinha esperado e, muito provavelmente, no era a que eu teria dado noutras circunstoncias. Mas algo tinha acontecido enquanto o Wharton se mantivera inconsciente. Suponho que tenha sido uma das principais coisas que tenho tentado descrever-vos ao longo destas poginas. Agora vamos a ver se vocos acreditam.
- € excepê@o de ter gritado numa ocasi@o ao Delacroix, o Percy manteve a boca fechada depois de todo aquele rebuli@o ter chegado ao fim. Isso era, possivelmente, resultado do choque e n@o de uma tentativa destinada a mostrar um certo 158

tacto - o Percy sabia tanto de tacto como eu das tribos mais primitivas de βfrica - mas essa atitude veio muito a calhar, fosse por que motivo fosse. Se tivesse come@ado a lamentar-se quanto @ forma como o Brutal o havia arremessado contra a parede, ou caso se interrogasse sobre a raz®o por que ningu®m lhe dissera que por vezes homens to maus como o Billy Selvagem acabavam por ir parar ao Bloco E, tenho a impressão que ter@amos optado por mat@-lo. Isso ternos-ia permitido percorrer a Milha Verde em moldes totalmente diversos. O que n�o deixa de ser uma ideia engra�ada, se pensarmos bem. Desperdicei a minha grande oportunidade de agir como o James Cagney em F@ria Sanguin@ria. Enfim, quando tivemos a certeza de que o Dean continuaria a respirar, e que n**g**o se encontrava prestes a perder os sentidos ali mesmo, o Harry e o Brutal levaram-no para a enfermaria. O Delacroix, que se mantivera num silêncio absoluto durante toda aquela confusêo (jê tinha estado na prisêo muitas vezes, pelo que sabia quando era prudente manter a boca fechada e quando era relativamente seguro abri-la de novo), come**ĝ**ou a gritar, fazendo um grande alarido no corredor, enquanto o Harry e o Brutal levavam o Dean para fora. O Delacroix queria saber o que tinha acontecido. Pelo seu tom de voz, at@ se poderia pensar que os seus direitos constitucionais haviam sido violados. - Cala a boca, larilas! - berrou-lhe o Percy, t**©**o furioso que as veias em ambos os lados do pescovo ficaram salientes. Coloquei uma mvo sobre o seu bravo, sentindo-o a tremer por

baixo da camisa. Parte daquela atitude devia-se ao medo residual, como vevidente (de vez em quando, eu era forvado a recordar a mim mesmo que parte do problema do Percy era o facto de ele ter apenas vinte e um anos, no sendo muito mais velho que o Wharton), mas estou convencido de que, em grande medida, aquilo era resultado da raiva. Ele odiava o Delacroix, no sei bem por que motivo, mas o certo que era assim.

- Vai ver se o director Moores ainda co esto disse eu ao Percy. Se estiver, apresenta-lhe um relatorio verbal, bem completo, daquilo que sucedeu aqui. Diz-lhe que amanho lhe entregarei um relatorio escrito, se conseguir elaboro-lo. Percy inchou visivelmente por causa da responsabilidade de que eu estava a incumbi-lo; durante um ou dois momentos horroveis, pensei que ele ia fazer-me continoncia.
- Sim, senhor. Assim farei.
- Come©a por dizer-lhe que a situa©©o no Bloco E j© est© normalizada. Isto n©o se trata de uma hist©ria, e o director n©o apreciar© o facto de a arrastares, para criares mais expectativa.
- No farei isso replicou o Percy. Muito bem. Vai-te embora. Encaminhou-se para a porta, mas pouco depois deteve-se, voltando atros. A onica coisa que podo amos esperar era que ele fizesse o oposto daquilo que quero amos. Eu desejava desesperadamente que ele saos dali, sentia as virilhas em fogo, e agora tudo indicava que ele no estava disposto a ir-se embora.
- Estês bem, Paul? perguntou ele. Talvez estejas a ficar com febre. Estês a

chocar alguma gripe? Digo isto porque tens as faces cobertas de suor.

- Talvez esteja a chocar alguma, mas de uma maneira geral sinto-me bem - afirmei. - Despacha-te, Percy, vai informar o director.

Ele anuiu com um acenar de cabela e afastou-se - gralas a Deus pelos pequenos favores. Assim que a porta se fechou, dirigi-me rapidamente para o meu gabinete. Deixar a

mesa do guarda de serviĝo desocupada era contra os regulamentos mas naquela altura esse aspecto nĝo me interessava rigorosamente nada. Sentia-me bastante mal - tĝo mal como me sentira nessa manhĝ.

Consegui entrar no pequeno cub@culo que servia de lavabo por detr@s da mesa, e tirei o coiso para fora das cal@as antes que a urina come@asse a jorrar, mas esteve mesmo por um

triz. Fui obrigado a tapar a boca com uma mo para abafar um grito quando o mijo comecou a jorrar, e com a outra agarrei-me ao bordo do lavatorio, sem ver o que fazia. No era como em minha casa, onde podia cair de joelhos e mijar ato formar uma poca junto o pilha de lenha; se eu me pusesse de joelhos ali, a urina derramar-se-ia pelo cho todo.

Com grandes dificuldades le consegui manter-me de pe sem gritar, embora tanto uma coisa como a outra tivessem estado por pouco. Parecia que a minha urina estava cheia de enfimos estilhaços de vidro. O cheiro que se evolava da retrete era desagradêvel e pestilento, e vi uma substência esbranquiedada - calculo que se tratasse de pus - a flutuar e superfecie da egua.

Retirei a toalha do toalheiro e limpei o rosto com ela. Suava profusamente; a transpiração jorrava dos poros. Olhei para o espelho de metal e avistei as faces congestionadas de

um homem cheio de febre, o qual retribuêa o meu olhar. Trinta e oito e meio? Trinta e nove? Talvez fosse preferêvel nêo saber. Voltei a colocar a toalha no seu lugar, accionei a descarga de êgua e, num passo lento, atravessei o meu gabinete, dirigindo-me para a porta do bloco. Receava que o Bill Dodge, ou qualquer outra pessoa, pudesse ter aparecido, deparando com três prisioneiros desacompanhêdos, mas aquele espaêo encontrava-se vazio. O Wharton continuava inconsciente deitado em cima da sua tarimba, enquanto o Delacroix se remetera ao mutismo e o John Coffey nem sequer chegara a emitir um ênico ruêdo, apercebi-me eu inesperadamente. Nem um pio. O que era preocupante.

Comecei a percorrer a Milha, lan@ando um olhar para o interior da cela do Coffey, um pouco @ espera de verificar que ele se tinha suicidado atrav@s de um dos dois meios mais comuns no Corredor da Morte - enforcar-se com as pr@prias cal@as ou dilacerar com os dentes os pr@prios pulsos. Veio a verificar-se que n@o sucedera nem uma coisa nem a outra. O Coffey limitara-se a continuar sentado na tarimba, com as m@os pousadas sobre as coxas; o homem mais corpulento que eu alguma vez vira em toda a minha vida, olhava para mim com os seus estranhos olhos lacrimosos.

- Capit@o? chamou ele.
- 4 --- O que 🕏 que se passa, matul 🕏 o? perguntei. Preciso de falar consigo.

caso no estaros tu a olhar para mim neste mesmo momento, John Coffey? No replicou quela pergunta, continuando a examinar-me com o seu olhar estranho e humedecido.

- Num segundo, matullo - retorqui com um suspiro. Fixei a minha atenlo no Delacroix, o qual se colocara junto das barras da sua cela. O Mister Jingles, o seu rato de estimação (o Delacroix não tinha o mênimo pejo em dizer-nos que havia ensinado o Mister Jingles a fazer habilidades, todavia, todos os que trabalhavam na Milha Verde achavam que o rato se amestrara a si mesmo), saltava desassossegadamente para lê e para cê, de uma das mêos estendidas do Del para a outra, qual acrobata a dar saltos de plataformas acima do centro da arena. Os seus olhos estavam muito arredondados, e ti

nha as orelhas encostadas ao crênio acastanhado de linhas esguias. Nêo me restava a mais pequena dêvida de que o rato reagia em funêo do nervosismo que o Delacroix sentia. Enquanto eu o observava, ele comeêou a correr pelas caleas do Delacroix, atravessando o chêo da cela atê ao carretel de cores garridas que se encontrava encostado a uma parede. Empurrou o carretel atê prêximo dos pês do

Delacroix, fitando-o ansiosamente, sem que o pequeno cajun tivesse prestado aten��o ao amigo, pelo menos naquela altura.

- O que ♥ que aconteceu, chefe? perguntou ele. Quem ♥ que se magoou? Est♥ tudo em ordem respondi. O nosso novo rapaz entrou com atitude de le�o, mas agora est� inconsciente e sossegado que nem um cordeirinho. Tudo est� bem quando acaba bem.
- Ainda n�o acabou retorquiu o Delacroix, erguendo o olhar por cima da Milha, na direc��o da cela onde o Wharton continuava prostrado. - L'homme mauvais, c'est vrai!~
- Pois bem disse-lhe eu. N�o deixes que isso te deprima, Del. Ningu�m te vai obrigar a saltar 🛭 corda com ele no p@tio.

Vindo de três, ouvi o som ranger de uma tarimba quando o Coffey se levantou.

- Chefe Edgecombe! chamou ele de novo. Desta feita, a entoa��o da sua voz denotava urg@ncia. - Preciso de falar consigo!
- Voltei-me para ele, pensado: "Muito bem, no existe qualquer problema, falar faz parte das minhas funções." Durante todo este tempo, envidava esforços para nço tremer, uma vez que a febre me provocava arrepios de frio, como por vezes acontece. Excepto na regiĝo das virilhas, que continuava a dar-me a sensaĝĝo de ter sido golpeada, cheia com carvies em brasa e depois cosida.
- Nesse caso, diz o que tens a dizer, John Coffey repliquei, tentando imprimir 🗣 voz um timbre ligeiro e calmo. Pela primeira vez desde que chegara ao Bloco E, o Coffey tinha o aspecto de quem se encontrava realmente ali, entre n@s, de corpo e alma. O quase ininterrupto fio de l@grimas que lhe sa@a pelo canto dos olhos havia cessado, pelo menos de momento; eu apercebia-me de que ele via realmente aquilo para
- ~ Em franc@s no original: "O homem @ mau, @ verdade." (N. da T.)

que olhava, Paul Edgecombe, o manda-chuva dos guardas do Bloco E, e nço qualquer lugar para onde desejasse poder regressar, desfazendo a acoro pavorosa que cometera.

- N�o disse ele. Tem de vir aqui dentro.
- Ora vamos l@ a ver, tu bem sabes que eu n@o posso fazer isso redargui, continuando a manter um tom aligeirado -, pelo menos, neste preciso momento. Por agora encon
- tro-me sozinho aqui e tu pesas, no m@nimo, cerca de uma tonelada e meia a mais do que eu. Esta tarde j♥ tivemos rebuli�o de sobra. Por conseguinte, vamos ter de travar a nossa conversa atrav@s das grades, isto @, se" tu n@o vires inconveniente nisso...
- Por favor! O Coffey apertava as barras com tanta for@a que os n@s dos dedos tinham empalidecido e as unhas estavam brancas. O seu rosto era a express�o do des@nimo,
- vendo-se nos seus olhos uma necessidade premente que eu no conseguia compreender. Recordo-me de na altura ter pensado que talvez tivesse podido compreender se no me sentisse to adoentado; isso poderia ter-me proporcionado um meio de o ajudar atrav@s do resto dessa situa@@o. Quando se sabe do que um homem necessita, conhece-se o homem.
- Por favor, chefe Edgecombe! Tem de entrar na cela! Mas isto 🛭 a coisa mais disparatada que j@ ouvi, pensei, apercebendo-me de algo ainda mais insensato: eu estava disposto a aceder ao seu pedido. Tinha o molho de chaves fora do cinto, procurando entre elas as que abriam a cela do John Coffey. Ele teria podido agarrar em mim e ter-me quebrado em cima dos seus joelhos, como se eu fosse um mero galho, num dia em que eu me sentisse em boas condi**r**es de sa**r**de e, decididamente, aquele no era um desses dias. Fosse como fosse, encontrava-me prestes a faz@-lo. Sozinho e tendo decorrido menos de meia hora depois da demonstração grêfica de atê onde ê que a estupidez e a falta de cuidado nos podem levar, quando se lida com assassinos condenados 🖟 morte, eu estava disposto a abrir a porta da cela daquele gigante negro, entrar e sentar-me junto dele. Se esse meu acto viesse a ser descoberto, poderia muito bem vir a perder o emprego, mesmo que ele n $\mathfrak{g}$ o se comportasse de uma maneira tresloucada, mas, apesar de tudo, eu n**©**o ia hesitar.
- "P@ra", disse eu a mim mesmo, "p@ra neste mesmo momento, Paul." Contudo, n@o o

fiz. Inseri uma das chaves na ranhura da fechadura de cima e outra na de baixo e fiz deslizar a porta sobre a calha.

162 163

- Sabe, chefe, isso talvez no seja uma ideia muito boa disse o Delacroix numa voz to enervada e efeminada que provavelmente, e noutras circunstoncias, me teria feito rir.
- Preocupa-te com os teus assuntos que eu preocupo-me com os meus respondi-lhe sem olhar em redor. Mantinha os olhos fixos na figura do John Coffey, de uma forma t**o**o in

tensa que se poderia dizer que estavam pregados no homem. Era como se eu houvesse sido hipnotizado. A minha voz soava aos meus prêprios ouvidos como algo que tivesse vindo a ecoar atravês de um longo vale. Que diabo, talvez eu estivesse sob o efeito de hipnose. - Deita-te e descansa um pouco.

Entrei na cela do Coffey. Quando comecei a avan $\hat{\mathbf{e}}$ ar, ele afastou-se. Quando j $\hat{\mathbf{e}}$  se encontrava de costas contra a sua tarimba - tocando-lhe com a barriga das pernas, isto d $\hat{\mathbf{e}}$ -vos a

medida da altura do homem - sentou-se em cima do colch $\hat{v}$ o. Os seus olhos n $\hat{v}$ o se desprendiam de mim; indicou-me o lugar na tarimba junto de si. Sentei-me onde ele me indicara, e o Coffey colocou o seu bra $\hat{v}$ o em redor dos meus ombros, como se nos encontr $\hat{v}$ ssemos no cinema e eu fosse a sua namorada.

- O que  $\hat{v}$  que pretendes, John Coffey? perguntei, continuando a fitar-lhe os olhos... Aqueles olhos t $\hat{v}$ o serenos e t $\hat{v}$ o entristecidos.
- So quero conseguir evitar o mal replicou ele. Suspirou como um homem que se vo perante uma tarefa que no lhe apetece muito levar a cabo; em seguida, baixou a mo ato minha regio entre pernas, sobre o osso que fica mais ou menos trinta centômetros abaixo do umbigo.
- Eh! gritei. Tira j@ o raio da tua m@o...

Nessa altura senti um impacte violento a atravessar-me o corpo, um golpe enorme sem dor que n\hat{v}o consegui identificar. Fui sacudido por um solavanco em cima da tarimba que fez com que as minhas costas se curvassem; aquilo trouxe-me \hat{v} mente a imagem do velho Pouca Terra a gritar que estava a ser frito, estava a ser frito, era um peru cozinhado. N\hat{v}o senti calor nem a passagem de corrente el\hat{v}ctrica, mas por breves instantes fiquei com a impress\hat{v}o de que as cores tinham saltado para fora de tudo, como se o mundo, de uma maneira 164

qualquer, houvesse sido espremido. Conseguia distinguir todos os poros na pele do rosto do John Coffey, assim como todos os vasos sanguêneos que lhe atravessavam os olhos de expressêo assombrada; via ainda um pequeno arranhêo no seu queixo que jê comeêara a sarar. Compreendi que os meus dedos eram ganchos, enclavinhando-se no vêcuo, e que os meus pês batiam contra o chêo da cela do John Coffey.

Em seguida, terminou tudo. O mesmo aconteceu v minha infecvo urinvria. Tanto o ardor como aquele latejar atroz, que tantas dores me causavam, tinham desaparecido das mi nhas virilhas, tal como a febre que me afligira a cabeva. Continuava a sentir a transpiravo que aquilo fizera aflorar v minha pele, conseguindo cheirar o mal que me atormentara, mas que sem devida alguma desaparecera.

- O que ê que se passa? perguntou o Delacroix numa voz esganiêada. Eu tinha a impressêo de que a sua voz vinha de muito longe, mas quando o John Coffey se inclinou para a frente, interrompendo o contacto visual que mantivera comigo atê entêo, de sêbito, a voz do pequeno cajun tornou-se clara. Era como se alguêm houvesse retirado bolas de algodêo, ou um par de tampêes, das minhas orelhas. O que ê que ele lhe estê a fazer, chefe?
- No lhe dei resposta. O Coffey continuava debruoado para a frente, com o rosto contorcido e a garganta que parecia querer rebentar. Os olhos estavam esbugalhados. Tinha a aparoncia de um homem com um osso de galinha atravessado na garganta.
- John! gritei. Comecei a dar-lhe palmadas nas costas; n�o me ocorreu outra

coisa para fazer. - John, o que 🕻 que aconteceu contigo?

Ele estremeceu por baixo da minha mo e emitiu um som engasgado, que deixava adivinhar ensias de vemito. A sua boca abriu-se, da mesma forma que os cavalos, por vezes, abrem as suas, a fim de permitir a entrada do freio - relutantemente e com os lebios arreganhados para tres, revelando os dentes, numa especie de esgar desesperado. Pouco depois, os seus dentes tambem se entreabriram e ele soltou uma nuvem de insectos negros pequenessimos, os quais se assemelhavam a mosquitos ou a moscas. Esvoa avam furiosamente entre os seus joelhos, mas logo depois ficaram brancos e desapareceram.

De repente, senti que todas as for@as abandonavam a parte do meio do meu corpo. Era como se os m@sculos naquela regi@o se tivessem transformado em @gua. Deixeime descair contra a superf@cie da parede de pedra da cela do Coffey. Recordo-me de ter pensado no nome do Salvador - Cristo Cristo, Cristo, repetindo-o vezes sem conta - e tamb@m me lembro de que me ocorreu que a febre me fizera entrar em del@rio. E foi tudo.

Nessa altura, dei-me conta de que o Delacroix gritava por ajuda; anunciava ao mundo que o John Coffey estava a matar-me, com toda a força dos seus pulmçes. O Coffey encontrava-se debruçado sobre mim, sem devida, mas apenas para se certificar de que eu estava bem.

- Cala a boca, Del ripostei, levantando-me da tarimba. Fiquei @ espera que as dores me dilacerassem as entranhas, mas tal n@o aconteceu. Sentia-me muito melhor. De verdade. Embora tivesse uma ligeira tontura, esta desapareceu antes mesmo de eu ter estendido a m@o para me agarrar @s barras da porta da cela do Coffey, a fim de me equilibrar. Estou muit@ssimo bem.
- Saia j $\hat{v}$  da $\hat{v}$  disse o Delacroix numa voz que parecia a de uma velhota nervosa a dizer a uma crian $\hat{v}$ a que descesse de uma macieira. N $\hat{v}$ o deveria ter entrado na cela sem haver mais um guarda no bloco.

Olhei para o John Coffey, que continuava sentado na tarimba, tendo colocado as suas m\( \bar{v} \) os enormes sobre os joelhos grossos que nem troncos. O John Coffey retribuiu-me o olhar.

Foi obrigado a inclinar a cabela um pouco para cima, mas neo muito.

- O que ♥ que tu fizeste, matul♥o? perguntei em voz baixa. O que ♥ que me fizeste?
- Consegui evitar o mal respondeu ele. Consegui evitar o mal, no verdade? Sim, suponho que sim, mas como? Como veque conseguiste evitar o mal?

  Abanou a cabeva para a direita, esquerda e de volta ao centro, onde se imobilizou. No sabia como veque tinha evitado o mal (como veque havia curado o mal); o seu rosto plocido sugeria que se estava nas tintas tal como eu me estaria nas tintas acerca da meconica de uma corrida se fosse verente durante os veltimos cinquenta metros dos tros quilometros da corrida do 4 de Julho. Ainda pensei em lhe perguntar como velta de la corrida do 4 de Julho. Ainda pensei em lhe perguntar como velta de la corrida do 4 de Julho. Ainda pensei em lhe perguntar como velta de la corrida do 4 de Julho.

que tinha descoberto que eu estava doente, se que eu sabia antecipadamente que teria como resposta outro sacudir de cabera. Li algures uma frase de que nunca me esqueci, qualquer coisa sobre "um enigma envolto num misterio". Era isso mesmo o que o John Coffey era, e suponho que ele se conseguia dormir o noite porque no se interessava por nada. O Percy costumava apelide-lo de mentecapto, o que era um termo cruel, mas que no se encontrava muito longe da verdade. O nosso matulo conhecia o seu nome, sabendo que no se escrevia da mesma forma que a bebida, e isso era mais ou menos tudo o que lhe interessava saber. Como que a dar mais o menos tudo o que lhe interessava saber. Como que a dar mais o menos tudo e que lhe interessava saber. Como que a dar mais o menos tudo e que lhe interessava saber. Como que a dar mais o menos tudo e que lhe interessava saber. Como que a dar mais o menos tudo e que lhe interessava saber. Como que a dar mais o menos entrelacadas por baixo da

bochecha esquerda, como se esta fosse uma almofada, mantendo o rosto virado para a parede. As suas pernas estavam suspensas do fundo do colcheo, desde as canelas ate aos pes, mas isso nunca pareceu incomode-lo. A parte de tres da camisa estava arrepanhada para cima, o que me permitia avistar as cicatrizes que se entrecruzavam na sua pele.

Abandonei a cela, fechei-a © chave e olhei para o Delacroix, que se encontrava agarrado ©s grades, olhando-me com uma express©o de ansiedade. Talvez at© mesmo com um certo

receio. O Mister Jingles estava empoleirado em cima do ombro, com os seus bigodes finos que fremiam como se fossem filamentos.

- O que 🛭 que aquele escarumba lhe fez? perguntou o Delacroix. Foi bruxedo?
- Falava com aquele sotaque cajun que lhe era peculiar.
- Noo sei de que o que estos para ao a falar, Del.
- O diabo v que nvo sabe! Olhe bem para si! Todo mudado! Chefe, atv estv a andar de uma maneira diferente! De facto, v provvvel que eu caminhasse de maneira diferente. Tinha uma sensavo maravilhosa de calma nas minhas virilhas, um sentimento de paz tvo extraordinvrio que quase se lhe poderia chamar vxtase alguvm que tenha sentido dores atrozes, e que depois recuperou, sabe perfeitamente o que quero dizer.
- Est@ tudo bem, Del insisti. O John Coffey teve um pesadelo e nada mais.
- Ele ♥ um homem de bruxarias! afirmou o Delacroix com toda a veem®ncia. Acima do seu l♥bio superior haviam
- 167

-se agrupado v@rias got@culas de suor. N@o conseguira ver muita coisa, somente o suficiente para o assustar de morte. - Ele @ um homem de vodu! - acrescentou. - O que @ que te leva a dizer isso?

O Delacroix estendeu a mo e agarrou no rato. Com a palma da mo em forma de concha levou-o face. Da algibeira retirou um fragmento de qualquer coisa amarelada -

um daqueles reburados de hortel pimenta. Estendeu-o para o rato, mas este inicialmente ignorou a guloseima, preferindo esticar o pescoro na direcro do do homem, cheirando o seu bafo da mesma maneira que uma pessoa poderia cheirar um ramo de flores. Os seus pequenos olhos, semelhantes a contas negras e brilhantes, cerraram-se quase por completo, numa expressro que se igualava a um sentimento de extase. O Delacroix beijou-lhe o focinho, o que o rato permitiu. Em seguida agarrou no bocado de reburado, comerando a mordiscrolo. O Delacroix ficou a observar o bicho durante mais algum tempo, apres o que olhou para mim. De chofre, percebi tudo. - O rato contou-te - disse eu. - Estou certo?

- Tal como te segredou o seu nome acrescentei. Oui murmurou-me ao ouvido.
- Deita-te, Del continuei. Descansa um pouco. Todos esses segredos devem cansar-te muito.

O Delacroix acrescentou mais qualquer coisa - acusou-me de no acreditar no que ele me dizia, suponho eu. Uma vez mais, tive a impresso de que a sua voz vinha de muito longe. E quando regressei o mesa do guarda de serviço, mal tinha a sensaçõo de estar a caminhar - era mais como se flutuasse, ou talvez mesmo nem sequer me deslocasse, com as celas a passarem por mim em ambos os lados, adereços de filmes e rodas escondidas.

Comecei a sentar-me de maneira normal, mas a meio dos meus movimentos, senti os joelhos a desfalecerem e deixei-me cair em cima da almofada azul que o Harry trouxera de

casa no ano anterior, instalando-me sobre o assento da cadeira. Imagino que se a cadeira n**o** tivesse estado ali, teria ca**o**do redondamente no ch**o**.

Deixei-me ficar sentado, sentindo aquele nada nas partes entimas, onde ainda neo havia dez minutos tinha lavrado o incendio de uma floresta. Eu consegui evitar o mal, neo e verdade?, dissera o John Coffey, e isso era verdade no que dizia

respeito ao meu corpo. No entanto, em relaçõo © minha paz de esp©rito o assunto era outro. Isso ele n©o havia evitado nem um pouquinho.

O meu olhar pousou no amontoado de impressos debaixo do cinzeiro de zinco que tênhamos num dos cantos da mesa. Escritas em maiêsculas ao cimo estavam as palavras RELA

TORIO DO BLOCO, e abaixo, mais ou menos a meio da folha, havia um esparo em branco com o caberalho Relatrio de Todas as Ocorroncias Anormais. No relatrio que elaboraria naquela noite, servir-me-ia desse mesmo esparo para descrever a chegada do William Wharton ao bloco, cheia de cor e de acrono. Mas suponhamos que eu tambro relatava o que me acontecera na cela do John Coffey? Observei-me a mim proprio a agarrar no lopis - aquele cuja ponta o Brutal lambia constantemente -

afim de escrever uma ênica palavra em letras maiêsculas: MILAGRE. Certamente que isso teria imensa graêa, mas em vez de sorrir, fiquei de repente com a certeza de que iria chorar. Cobri o rosto com as mêos, com as palmas contra a boca para

poder abafar os soluços - nço queria assustar o Del outra vez, exactamente na altura em que ele começara a acalmar-se - mas os soluços de choro nço me saçram da garganta. Tambêm nço me assomaram legrimas aos olhos. Ao fim de alguns momentos, baixei as mços, pousando-as sobre o tampo da mesa, onde as entrelacei. Nço sabia o que ç que estava a sentir; o çnico pensamento claro que tinha na cabeça era o desejo de que ninguêm aparecesse no bloco atç eu ter recuperado um pouco o domênio sobre mim preprio. Receava aquilo que eles pudessem ler na minha expressço.

Agarrei num dos impressos intitulados "Relat@rio do Bloco". Tencionava aguardar at@ me ter acalmado um pouco mais para come@ar a descrever como @ que a minha @ltima

crian©a problem©tica estivera quase a estrangular o Dean Stanton, mas entretanto poderia iniciar o preenchimento do resto de toda aquela treta. Pensei que a minha letra talvez ficasse esquisita - tremida - mas verifiquei que me sa©a quase como de costume.

Cerca de cinco minutos depois de ter come@ado, pousei o l@pis e dirigi-me para os lavabos adjacentes ao meu gabinete, a fim de urinar. N@o tinha muita necessidade de ir, todavia,

consegui reunir o suficiente para p@r @ prova o meu novo estado. Enquanto ali fiquei, @ espera que o l@quido come@asse a 168

169

jorrar, tive a certeza de que iria doer-me tanto como nessa manh@, como se estivessem a passar pequenos estilhaĝos de vidro moĝdo; ao fim e ao cabo, o que ele me tinha feito n@o seria mais do que o efeito de uma esp@cie de transe hipn@tico, e que at@ certo ponto poderia ser um al@vio, apesar das dores. SQ que nQo senti quaisquer dores, e o fluxo que saiu para a retrete era l@mpido, sem o m@nimo vest@gio de pus. Abotoei a braguilha, puxei a corrente do autoclismo e regressei 🖟 mesa do guarda de serviço, sentando-me uma vez mais. Eu sabia o que tinha acontecido; suponho que o sabia mesmo quando tentava dizer a mim mesmo que fora hipnotizado. Eu experimentara uma cura milagrosa, uma aut@ntica "Jesus Seja Louvado, o Senhor @ Todo-Poderoso". Como em rapaz estava acostumado a ir 🕏s igrejas baptistas ou pentecostalistas que num dado m🕏s a minha mûe e as irmûs agraciavam com a sua presenûa, tinha ouvido o suficiente sobre as hist@rias miraculosas de "Jesus Seja Louvado, o Senhor 🛭 Todo-Poderoso". N�o acreditava em todas elas, mas havia bastantes pessoas em que eu acreditava. Uma destas era um homem de nome Roy Delfines, que vivia com a sua fam@lia cerca de tr@s quil@metros mais abaixo, na mesma rua que n@s, quando eu tinha mais ou menos seis anos. Delfines tinha decepado acidentalmente com um machado o dedo mindinho do filho, quando o garoto, num gesto inesperado, deslocara a mŷo sobre o tronco que segurava sobre o cepo das traseiras, onde era costume o pai rachar a lenha. O Roy Delfines dissera que tinha, praticamente, desgastado a carpete com os seus joelhos durante esse Outono e Inverno; na Primavera, o dedo do rapaz tinha voltado a crescer. At@ mesmo a unha tinha crescido de novo. Eu acreditei no Roy Delfines quando ele .apresentou o seu testemunho na reuniĝo de jĝbilo, de quinta-feira 🛭 noite. Nas suas palavras adivinhava-se uma honestidade to franca e to pouco complicada quando ele falou ali 🖟 frente dos outros, com as mêos enfiadas nos bolsos do fato-macaco, que era imposs@vel n@o se acreditar no que ele dizia.

- O rapaz sentia algumas comich@es quando o dedo come@ou a crescer, e ficava acordado @ noite - disse Roy Delfines -, mas ele sabia que aquelas comich@es eram do Senhor, e ue n@o devia fazer nada. - Jesus Seja Louvado, o Senhor ~ Todo-Poderoso.

A hist@ria do Roy Delfines era apenas uma de entre muitas; eu cresci numa tradi@@o de milagres e de curas. Cresci

tamb@m na cren@a das bruxarias: @gua m@gica para as verrugas, musgo colocado debaixo da almofada para aliviar os desgostos de amor, e, @ claro, aquilo a que costum@vamos chamar haints - mas eu n@o estava em crer que o John Coffey fosse

um homem de bruxarias. Eu tinha-o olhado bem no fundo dos olhos. Porêm, mais importante do que isso, tinha sentido o toque da sua mêo. Ter sido tocado por ele foi como se tivesse sido tocado por um mêdico estranho e maravilhoso. Eu consegui evitar o mal, nêo ê verdade?

Aquilo continuava a ressoar na minha cabela, como o trecho de uma canelo que neo conseguimos afastar do pensamento, ou palavras que se proferissem para lanelar um encantamento.

Eu consegui evitar o mal, no verdade?

SQ que ele ngo o tinha feito. Deus tinha. A utilizaQQ que o John Coffey fazia da palavra "eu" poderia ser levada Q conta da ignorQncia, e ngo Q do orgulho, mas eu sabia - pelo

menos acreditava - no que tinha aprendido sobre as curas nessas igrejas de Jesus Seja Louvado, o Senhor © Todo-Poderoso, amens proferidos no meio de igrejas em pinhais, que tanto a minha me de vinte e dois anos como as minhas tias muito amavam: esse genero de curas nunca tem nada a ver com o que e curado, nem com o que cura, mas sim com a vontade de Deus. Que alguem rejubile perante os doentes que seo curados e normal, mas a pessoa que foi curada passa a ter a obrigação de perguntar porque - de meditar na vontade de Deus, assim como em todas as coisas que Deus teve de fazer para cumprir a Sua vontade.

O que Q que Deus queria de mim, em relaQQ a este caso? O que Q que Ele desejava com tanta intensidade para colocar o poder da cura nas mQos de um assassino de crianQas? Estar

no bloco em vez de em casa, doente que nem um coo, a tremer na cama com o fedor das sulfamidas a ser expelido pelos poros? Talvez; o possovel que o destino me tenha colocado ali, em vez de ter ficado em casa, para o caso de o Bill "Selvagem" Wharton decidir desencadear outra foria, ou ainda para me assegurar de que o Percy Wetmore no enveredava por outra situação perigosa e potencialmente destrutiva. Nesse caso, muito bem. Pois que o fosse. Eu manterme-ia de olhos bem abertos... e de boca bem fechada, muito em especial quanto os curas milagrosas.

Ningu@m sentiria curiosidade, por eu estar com melhor

aspecto; eu dissera a toda a gente que jû me sentia melhor, e atû esse dia acreditara sinceramente que era esse o caso. Dissera mesmo ao director Moores que jû estava a caminho da cura. Apesar de o Delacroix ter visto qualquer coisa, eu estava certo de que ele tambûm ficaria calado (provavelmente com receio de que o John Coffey lanûasse um encantamento sobre ele prûprio, caso falasse do assunto). Quanto ao prûprio Coffey, muito possivelmente jû se havia esquecido de tudo. Ao fim e ao cabo, ele nûo passava de um mero veûculo de transmissûo, alûm de que nûo existia em todo o mundo um ûnico cano de esgoto que se recordasse da ûgua que tinha corrido pelo seu interior, depois de a chuva ter amainado. Nesta conformidade, resolvi manter a minha boca completamente selada quanto ûquele assunto, sem fazer ideia de que em breve estava a contar a histûria e de a quem a contaria.

O certo v que sentia curiosidade quanto ao nosso matulvo, nvo servindo de nada querer negar esse facto. Depois do que me tinha acontecido ali, na cela, sentiame mais curioso do que nunca.

Antes de me ir embora nessa noite, combinei com o Brutal para que me substitu $\hat{\mathbf{e}}$ sse no dia a seguir, no caso de eu chegar um pouco mais tarde. Quando me levantei na manh $\hat{\mathbf{e}}$ 

seguinte, pus-me a caminho de Tefton, localidade situada no munic⊕pio de Trapingus.

- No sei se gosto que te preocupes tanto com esse fulano, o Coffey dissera a minha mulher, entregando-me a merenda que preparara; a Janice nunca confiou nessas bancas
- de hamb@rgueres que existem @ beira da estrada; costumava dizer que em cada uma delas havia uma dor de barriga @ espera., Isso n@o parece nada teu, Paul.
- Eu n©o estou preocupado com ele retorqui. Estou apenas curioso e nada mais.
- A minha experi@ncia diz-me que uma coisa leva @ outra retorquiu a Janice num tom acerbado, e deu-me um beijo na boca, vindo bem do fundo do cora@@o. Pelo

menos estês com melhor aspecto, tenho de admitir isso. Durante algum tempo conseguiste pêr-me nervosa. A canalização estê toda curada?

- Completamente curada - confirmei e lo me pus a caminho, entoando cano como por exemplo, Come, Josephine, in My Flying Machine e We're in the Money, a fim de fazer companhia a mim proprio.

Em primeiro lugar, dirigi-me para os escrit@rios do Intelligencer de Tefton, onde fui informado de que o Burt Hammersmith, o sujeito com quem eu queria falar, devia estar no tribunal. De facto assim fora, de acordo com o que me disseram no tribunal, mas ele sa@ra depois de ter rebentado um cano da @gua a meio do julgamento de um caso de estupro (nas p@ginas do Intelligencer o caso seria referido como "ataque a uma mulher", que era a forma de descrever esse g@nero de ocorr@ncia nesses tempos, antes do aparecimento em cena de Ricki Lake e Carnie Wilson). Calcularam que o mais certo seria ele ter ido para casa. Numa estrada de terra batida to estreita e cheia de sulcos que nem sequer me atrevia a percorr@-la com o meu Ford, deram-me algumas indica@@es que segui at@ ter encontrado o homem que procurava. Fora o Hammersmith quem escrevera a maior parte dos artigos relativos ao julgamento do Coffey, e atravês dele eu tomara conhecimento da maior parte dos pormenores que haviam envolvido a breve ca@ada ao homem que culminara na detenção do Coffey. Como ê evidente, estou a referirme aos aspectos que a redac®o do Intelligencer considerou serem demasiado macabros para publica��o.

Mrs. Hammersmith era uma mulher ainda bastante jovem, senhora de um rosto bonito, mas que acusava cansaço, e tinha as mços vermelhas por causa da lixçvia. Nço me perguntou o que ç que me levara ali, limitando-se a conduzir-me atraves de uma pequena casa cheia da fragrência de biscoitos a cozerem no forno atç um alpendre nas traseiras, onde o marido se sentava com uma garrafa de refrigerante na mço, tendo em cima das coxas uma ediçço da revista Liberty por abrir. O pequeno jardim das traseiras era em declive; na base deste encontravam-se dois garotos que discutiam e riam por causa de um baloiço. Do alpendre era impossêvel dizer qual era o seu sexo, mas fiquei com a impressêo de que eram um rapaz e uma rapariga. Possevel que fossem gçemeos, o que colocava o pai numa perspectiva bastante interessante ç luz do papel periferico que desempenhara no julgamento do Coffey. Mais prêximo, como se fosse uma ilha no meio de uma zona coberta de cagalhões onde nço havia nada plantado, encontrava

- -se uma casota de co. No se via o mais pequeno sinal do Fido; era outro dia anormalmente quente, e calculei que deveria estar dentro da sua casota, a passar pelas brasas.
- Burt, tens visitas anunciou Mrs. Hammersmith. Est® bem replicou ele. Olhou para mim, olhou para a mulher, depois olhou para os filhos, onde era ®bvio que o seu cora®o se encontrava.

Era um homem magro - quase doentiamente magro, como se so home muito pouco tempo que houvesse comerado a recuperar de uma doenva grave - e nas fontes o cabelo jo comerava a deixar ver umas entradas. A medo, a mulher tocou-lhe num dos ombros com as mos avermelhadas e inchadas da lavagem da roupa. O marido no a olhou nem fez qualquer menovo de lhe desejar tocar; momentos depois, ela retirou a mos. Foi entro que me ocorreu, de uma maneira imprecisa, que eles mais pareciam irmo e irmo, em vez de marido e mulher - ele tinha a inteligoncia, enquanto ela possuva a beleza, mas nem um nem outro conseguira escapar a algumas parecenvas que se adivinhavam mais do que se viam, a uma hereditariedade a que nunca se podia escapar. Mais tarde, jo a caminho de casa, compreendi que eles no tinham nenhuma semelhanva entre si; aquilo que dava essa impresso era o rescaldo de uma tenso latente e um desgosto que teimosamente se recusava a desaparecer. O bastante estranha a forma como o sofrimento marca as nossas feivoes, emprestando-nos as parecenvas existentes entre familiares.

- Apetece-lhe uma bebida fresca, Mister?... perguntou ela pouco depois.
- O nome © Edgecombe apresentei-me. Paul Edgecombe. Muito agradecido. Uma bebida refrescante seria uma maravilha, minha senhora.

Ela regressou ao interior de casa. Estendi a moo a Hammersmith, que a apertou num gesto breve. O seu apertar de moo era flocido e frio. Nunca afastou o olhar dos garotos que brincavam ao fundo do jardim.

- Mister Hammersmith, eu sou o superintendente do Bloco E da Prisĝo Estadual de

Cold Mountain. E...

- Eu sei o que 🖟 atalhou ele, fitando-me com um pouco mais de interesse. Com que entço, o manda-chuva dos guardas prisionais da Milha Verde encontra-se no jardim da minha casa, tço grande como a propria vida. O que ç que o fez percorrer oitenta quilêmetros para conversar com o ênico reperter a tempo inteiro do pasquim local?
- O John Coffey respondi.

Estou convencido de que eu esperava que ele reagisse de uma maneira mais intensa (as crianvas, que poderiam ter sido greeos, gravadas no fundo da minha mente... e talvez tambre a casota do cro; os Detterick tinham tido um cro), contudo, o Hammersmith limitou-se a soerguer o sobrolho, bebendo um gole da sua bebida.

- Neste momento, o Coffey 🕏 um problema seu, n 🕏 o 🕏 verdade? perguntou o Hammersmith.
- Ele no constitui um grande problema repliquei. No gosta do escuro e passa muito tempo a chorar, mas na nossa linha de trabalho nenhum destes aspectos constitui um problema por ao alom. Costumamos ver muito pior.
- Com que entê o chora muito? comentou o Hammersmith. Pois bem, eu diria que ele tem muitas razêes para chorar. Tendo em consideraê o o que fez. O que ê que deseja saber?
- Tudo o que me possa dizer. Eu j $\hat{\mathbf{e}}$  li os artigos que escreveu para o jornal; portanto, aquilo que me interessa  $\hat{\mathbf{e}}$  qualquer coisa que n $\hat{\mathbf{e}}$ o tenha sido publicada na altura.

Lan@ou-me um olhar agreste e cheio de secura.

- Tal como por exemplo qual era o aspecto das garotinhas? O que Q que ele lhes fez exactamente? Q esse o gQnero de pormenores que lhe interessam, Mister Edgecombe?
- No respondi, mantendo uma voz calma. No o nas gomeas Detterick que eu estou interessado, meu caro senhor. As pobrezinhas jo morreram. Mas o Coffey no ... pelo menos, ainda no e sinto-me curioso a respeito dele.
- Muito bem acedeu o Hammersmith. Puxe uma cadeira e sente-se, Mister Edgecombe. Desculpar-me- se lhe dei a impress so de ser um pouco acerbo, mas na minha profiss so deparo com muitos abutres. Que diabo, eu proprio jo fui acusado muitas vezes de ser um deles. So queria certificar-me da espocie de pessoa que o senhor se.
- E conseguiu certificar-se? perguntei.
- Calculo que sim retorquiu ele num timbre de voz quase de indiferen©a. A hist©ria que ele me contou assemelha-se bastante ao que eu descrevi anteriormente nesta narrativa amaneira como Mrs. Detterick deparou com o alpendre vazio e com a

porta de rede solta da dobradi@a superior, os cobertores amontoados a um canto e o sangue nos degraus, a forma co

mo o marido e o filho tinham ido em perseguição do raptor das garotas; como o corpo dos guardas civis os tinham alcançado em primeiro lugar e encontrado o John Coffey não muito depois. A forma como o Coffey estivera sentado na margem do rio a lamentar-se e a chorar, com os corpos envolvidos pelos seus braços maciços, como se as garotas fossem grandes bonecas de trapos. O reperter, magro que nem um espeto, com a camisa branca aberta no colarinho e calças cinzentas, expressava-se numa voz baixa desprovida de qualquer emoção... embora os seus olhos jamais se houvessem despregado dos seus proprios dois filhos, enquanto estes riam e implicavam um com o outro, sentando-se um de cada vez no baloiço colocado o sombra, ao fundo do declive do jardim. A certa altura a meio da histêria, Mrs. Hammersmith regressou com uma garrafa que continha uma bebida caseira não alcoclica feita de raçzes, forte e deliciosa. Deixou-se ficar junto de nos por algum tempo, ouvindo a narrativa que interrompeu durante o tempo necessorio para chamar as crianças, dizendo-lhes que tinha os biscoitos prestes a saçrem do forno.

- Vamos jo, mamo! gritou a garotinha; a moe voltou a entrar em casa.
- Portanto, o que 🖟 que o leva a querer saber mais? perguntou o Hammersmith depois de ter concluêdo a sua narrativa. Nunca fui visitado por um guarda prisional, 🖟 a primeira vez que isso acontece.
- -Eu j♥ lhe disse...

- Sim, a curiosidade. Eu sei que as pessoas se sentem curiosas, chego mesmo a dar gravas a Deus por isso, pois se assim nvo fosse ficaria sem emprego e talvez me visse obri gado a trabalhar para ganhar a vida. Mas oitenta quilventros vum percurso bastante grande apenas para satisfazer uma simples curiosidade, especialmente quando os vltimos trinta e dois svo por estradas mvs. Por conseguinte, porque vue que nvo me diz a verdade, Edgecombe? Jv satisfiz a sua curiosidade, agora va sua vez de satisfazer a minha.

Pois bem, poderia eu dizer, eu tinha uma infec@o urin@ria e o John Coffey p@s as suas m@os no meu corpo e curou-a. O homem que violou e assassinou essas duas garotinhas fez isso mesmo. Assim, comecei a questionar-me a seu respeito, claro... qualquer outra pessoa tamb@m o faria. Cheguei mesmo a perguntar a mim mesmo se o Homer Cribus e o seu assistente Rob McGee n@o teriam prendido o homem errado.

Apesar de todas as provas incriminat@rias que existiam contra ele, interrogueime a esse respeito. Porque quando um homem tem nas suas m@os poderes como esse, regra geral n@o o consideramos capaz de violar e assassinar crian@as. N@o, talvez isso n@o fosse o mais adequado.

- H® duas coisas que me intrigam continuei. A primeira ® saber se ele j® tinha feito uma coisa semelhante anteriormente.
- O Hammersmith voltou-se para mim; subitamente, os seus olhos reflectiam arg@cia aliada a um brilho de interesse, e apercebi-me de que era um fulano inteligente. Talvez fosse mesmo brilhante.
- Porqu♠? perguntou. O que ♠ que voc♠ sabe, Edgecombe? O que ♠ que ele lhe disse?
- Nada. Mas um tipo que faz este g@nero de coisa uma vez, normalmente j@ a fez noutra ocasi@o. Adquirem o gosto por isso.
- Sim concordou ele. De facto. Le isso adquirem. E ocorreu-me que seria bastante fecil investigar o seu passado e saber se e ou neo verdade. Um homem do tamanho dele e ainda por cima negro, neo deve ser muito difecil de localizar.
- Isso 🕻 o que o senhor pensa, mas chegaria 🕻 conclusço de que este redondamente enganado retorquiu ele. Pelo menos no caso do Coffey. Eu sei o que estou a dizer.
- Jû tentou?
- Jû e no cheguei a conclus o nenhuma. Dois homens que trabalham no caminho-deferro pensaram tû-lo avistado nos estaleiros de Knoxville, dois dias antes de as garotas Detterick terem sido mortas. O que no constituiu grande surpresa; ele encontrava-se do outro lado do rio em relação û linha do caminho-de-ferro da Great Southern quando eles o apanharam e, provavelmente, foi dessa maneira que aqui chegou vindo do Tennessee. Recebi uma carta de um homem que me disse que tinha contratado um negro, corpulento e calvo, para carregar e descarregar caixotes, no inôcio da Primavera desse ano, no Kentucky. Enviei-lhe uma fotografia do Coffey e ele confirmou que se tratava do mesmo homem. Mas para alôm disso... O Hammersmith encolheu os ombros e abanou a cabelo.
- N $\hat{\mathbf{Q}}$ o acha que isso  $\hat{\mathbf{Q}}$  um pouco estranho? perguntei. Parece-me que  $\hat{\mathbf{Q}}$  at $\hat{\mathbf{Q}}$  muit $\hat{\mathbf{Q}}$ ssimo estranho, Mister Edge 176

177

- combe. © como se ele tivesse ca©do do c©u. E ele pr©prio n©o serve de grande ajuda; n©o © capaz de se recordar esta semana daquilo que aconteceu na anterior. N©o, de facto, n©o © concordei. Como © que o senhor explica isso?
- Estamos no meio da Grande Depressão respondeu ele -, ê assim que eu explico a situação. Por todas as estradas sê se vê gente. Os de Oklahoma querem ir para a Califêr nia apanhar pêssegos, enquanto os brancos pobres vindos dos confins pretendem ir para Detroit trabalhar nas fêbricas de automêveis; por seu lado, os negros do Mississipi desejam ir para a Nova Inglaterra trabalhar nas fêbricas de calêado ou na indêstria têxtil. Todos, quer sejam brancos ou negros, estêo convencidos de que, a sua situação econêmica melhorarê noutro lugar qualquer. E o raio da maneira de viver dos Americanos. Atê mesmo um gigante como o Coffey nêo desperta as atenções onde quer que vê... isto ê, atê decidir matar duas rapariquinhas. Duas rapariquinhas brancas.
- Acredita realmente nisso? perguntei.
- Por vezes acredito respondeu o Hammersmith, lan@ando-me um olhar brando com

- o seu rosto demasiado magro. Entretanto, a mulher assomara 🛭 janela da cozinha, qual maquinista na dianteira de uma automotora.
- Meninos! Os biscoitos est**©**o prontos! Voltou-se para mim. Apetece-lhe um biscoito de aveia com passas, Mister Edgecombe?
- Tenho a certeza de que est**©**o deliciosos, minha senhora, mas desta vez declino a oferta.
- Estê bem redarguiu ela, regressando © cozinha. Jê reparou nas cicatrizes que ele tem no corpo? perguntou o Hammersmith abruptamente. Continuava a observar os filhos, os quais neo conseguiam afastar-se dos prazeres do baloi en nem sequer perante a perspectiva de poderem comer biscoitos de aveia com passas.
- Sim respondi, sentindo-me surpreendido por ele as ter visto.
- O Hammersmith reparou na minha reactor e riu-se.
- A grande vit@ria do advogado de defesa foi fazer com que o Coffey despisse a camisa para mostrar essas mesmas cicatrizes ao j@ri. O advogado da acusa@o, o George Peterson, protestou que se fartou, mas o juiz permitiu que ele as mostrasse. O velho George poderia ter poupado o seu f@le
- go... Os jurados por estas bandas no se deixam convencer por toda essa psicologia da treta de que as pessoas que foram maltratadas no so capazes de conter os seus impulsos malevolos. Acreditam que as pessoas podem evitar essas aceses. O um ponto de vista por que eu nutro bastante simpatia... mas o certo que essas cicatrizes eram bastante chocantes. Reparou em alguma coisa de especial nelas, Edgecombe?

Tivera oportunidade de ver o homem nu no chuveiro... e claro que reparara; compreendia perfeitamente de que 🛭 que o Hammersmith estava a falar.

- S�o todas entrecruzadas, chegam mesmo a assemelhar.Se quase a uma treli�a.
- Sabe o que 🛭 que isso significa?
- Que algu@m o zurziu com toda a viol@ncia quando ainda era crian@a, como se quisesse mat@-lo respondi. Antes de ter crescido tudo o que tinha a crescer.
- Mas a realidade  $\hat{\mathbf{v}}$  que ele n $\hat{\mathbf{v}}$ o morreu, n $\hat{\mathbf{v}}$ o  $\hat{\mathbf{v}}$  verdade, Edgecombe? Poderiam ter poupado o chicote, limitando-se a afog $\hat{\mathbf{v}}$ -lo no rio, como se fosse um gatinho abandonado, n $\hat{\mathbf{v}}$ o lhe parece?

Suponho que teria sido de boa polêtica eu ter concordado, pondo-me a andar dali para fora, mas senti-me incapaz de o fazer. Eu tinha-o visto. E tambêm o tinha sentido. Sentira o toque das suas mêos.

- Ele ②... estranho acrescentei. Mas o certo ② que parece no existir uma violoncia verdadeira no seu ②ntimo. Estou a par das circunstoncias em que ele foi encontrado, e ③ bastante difocil equacionar isso com o que vejo nele, dia apos dia, lo na priso. Sei como so os homens violentos, Mister Hammersmith. Naquele momento, como ② evidente, era no Wharton que eu pensava, no Wharton a tentar estrangular o Dean Stanton com a corrente que lhe prendia os pulsos, gritando: Ennaaa, rapazes! Isto ② que ② uma festa de arromba, no acham? Naquele momento, o Hammersmith olhava para mim com toda a sua ateno o esbo ②ando um pequeno sorriso de incredulidade que, devo confessar, no me agradou muito.
- O senhor no veio ato minha casa para saber se ele teria ou no morto qualquer outra garotinha algures observou ele. Veio co para averiguar se eu acho que ele nossa
- t�-lo feito. ♥ isso, n�o ♥ verdade? Confesse-se, Edgecombe. Bebi o que restava da minha bebida e coloquei a garrafa sobre uma mesinha.
  179
- Pois bem. Acha que sim? perguntei.
- Meninos! gritou ele, chamando os filhos, e inclinando-se um pouco para a frente. Venham j@ para aqui e v@o comer os vossos biscoitos! Em seguida, voltou a recostar-se para tr@s na cadeira, olhando para mim. Aquele pequeno sorriso, aquele que n@o me agradava muito, voltou a reaparecer nos seus l@bios.
- Vou dizer-lhe uma coisa continuou ele. Tamb@m vai querer ouvir com bastante aten@@o, porque isto poder@ ser a tal coisa que precisa de saber.
- Estou a ouvir redarqui.
- Nos tonhamos um coo a que chamovamos Sir Galahad disse ele, indicando a casota do coo com o polegar apontado. Era um bom coo. De nenhuma rao em especial, mas meigo. Calmo. Sempre pronto a lamber-nos a moo ou a ir buscar um

pau que tiv@ssemos arremessado. H@ uma data de c@es rafeiros como ele, n@o lhe parece?

Encolhi os ombros e assenti.

- Sob muitos aspectos, um bom c�o rafeiro assemelha-se muito ao seu negro continuou o Hammersmith. - Ficamos a conhec@-lo e com muita frequ@ncia come@amos a dedicar-lhe afecto. No serve qualquer objectivo em particular, mas ainda assim continuamos a mant@-lo connosco, porque pensamos que ele gosta de n@s. Quando se tem sorte, Mister Edgecombe, nunca se chega a verificar que isso neo corresponde 🛭 verdade. A Cynthia e eu n🖟 tivemos essa sorte. - Suspirou... um som alongado e de uma certa forma fantasmag@rico, como o vento a dispersar folhas mortas ca@das no ch@o. Uma vez mais, apontou na direc@@o da casota do c�o, o que me fez perguntar a mim mesmo como � que eu n�o tinha ainda reparado no estado geral de abandono a que fora votada, ou no facto de muitos dos excrementos terem adquirido na superfêcie uma camada esbranquiêada e esboroêvel. - Eu costumava limpar as porcarias que ele fazia - continuou o Hammersmith -, e mantinha sempre o tecto da casota em boas condiû0es, para que no entrasse chuva no interior. Nesse aspecto, o Sir Galahad tamb@m era como o seu negro do Sul, que no capaz de fazer essas coisas para seu benefocio. Agora nem lhe toco, desde o acidente que no me aproximo da casota... se o que se lhe pode chamar um acidente. Fui at@ ali com a minha carabina e disparei sobre ele, mas desde ent@o mantenho-me afastado. No consigo aproximar-me. Suponho que acabarei por o fazer, com o tempo. Limparei as porcarias e destruirei a casota.

Naquele momento, as crian@as dirigiam-se para casa e, de repente, eu n@o quis que elas avan@assem; de s@bito, aquela era a @ltima coisa @ face da Terra que eu desejava que aconte cesse. A garotinha n@o apresentava nada de anormal, mas o rapazinho...

Subiram os degraus com estrêpito, olharam para mim e come@aram a rir-se @socapa, dirigindo-se para a porta da cozinha...

- Caleb chamou o Hammersmith. Vem at@ aqui. S@ por um minuto...

  A garotinha de certeza que era g@mea do garoto, ambos tinham de ser da mesma idade continuou em direc@@o @ cozinha. O rapazito aproximou-se do pai, mantendo o olhar preso nos p@s. Tinha consci@ncia de que era feio. Teria apenas uns quatro anos, calculei eu, mas com aquela idade j@ tinha a percep@@o du que era feio. O pai colocou dois dedos por baixo do queixo do filho, tentando obrig@-lo a erguer o rosto. De in@cio, o garoto op@s resist@ncia, at@ o pai ter recome@ado a falar.
- Por favor, meu filho proferiu ele num tom de tanta do@ura, amor e tranquilidade, que o garoto fez como lhe era pedido.
- Da linha do couro cabeludo, atravessando-lhe a testa, sa@a uma cicatriz enorme e circular, que percorria um olho sem vista, indiferente e retorcido, e se estendia at@ um dos cantos da boca, que apresentava um aspecto desfigurado, semelhante ao esgar cheio de cinismo de um batoteiro, ou talvez de um homem libertino. Uma das faces era macia e bonita; a outra estava toda arrepanhada como o cepo irregular de uma @rvore. Calculo que naquela superf@cie tivesse existido um buraco, mas, pelo menos isso havia sarado.
- Ele se ve de uma vista informou o Hammersmith, acariciando a face deformada do filho num gesto cheio de amor. Suponho que ele teve sorte por neo ter cegado dos dois olhos. Costumamos ajoelharmo-nos e dar graeas a Deus por essa benesse. Neo e verdade, Caleb?
- Sim, senhor respondeu o garoto com timidez... o garoto que seria espancado sem qualquer piedade no recreio da escola pelos colegas arruaceiros que fariam tro€a de si, a

troco de uns miser@veis anos de uma educa@@o escolar de m@ qualidade; o garoto que nunca iriam chamar para tomar parte nas suas brincadeiras, e que, provavelmente, jamais haveria

de ter oportunidade de dormir com uma mulher cujos serviĝos nĝo houvesse pago antecipadamente, quando chegasse ĝquela idade adulta em que isso passaria a ser uma necessidade; o garoto que iria estar sempre ĝ margem do cĝrculo iluminado e

acolhedor formado pelos seus pares, o garoto que iria olhar-se ao espelho durante os prêximos cinquenta, sessenta ou setenta anos, pensando sempre: "Feio, feio!"

- Vai 🖟 cozinha buscar os teus biscoitos disse-lhe o pai, beijando a boca de esquelha do filho.
- Sim, senhor aquiesceu Caleb, correndo para dentro de casa.
- O Hammersmith retirou um lenvo do bolso de trvs das calvas, e limpou os olhos: naquele momento estavam secos, mas imagino que se tenha habituado a tv-los sempre humedecidos.
- O co jo estava co em casa quando eles nasceram continuou ele. Levei-o ato casa para os farejar quando a Cynthia regressou com eles da maternidade; o Sir Galahad lambeu-lhes as moos. As moos pequenas dos meus filhos. O Hammersmith acenou com a cabeo a como se estivesse a confirmar aquele facto perante si mesmo.
- Costumava brincar com eles; lambia o rosto da Arlen atê ela nêo poder conter o riso. O Caleb costumava puxar-lhe as orelhas e, quando comeêou a dar os primeiros passos, ês vezes circundava o jardim agarrado ê cauda de Sir Galahad. O cêo nem sequer lhe dirigia um rosnar. A nenhuma das crianêas.

Naquele momento as l@grimas j@ lhe tinham assomado aos olhos; limpou-as num gesto autom@tico, tal como um homem costuma fazer depois de ter adquirido muita pr@tica.

- No havia qualquer razo para isso - prosseguiu ele. - O Caleb no lhe fazia mal, no gritava com o animal, nada de nada. Eu sei. Estava sempre presente. Se no estivesse, quase de certeza que o meu filho teria morrido. O que aconteceu, Mister Edgecombe, resume-se a nada. O garoto limitou-se a colocar a sua face directamente em frente do focinho do co, e ocorreu o mente do Sir Galahad... ou ao que quer que seja que um co tem por mente... atirar-se a ele para lhe morder. Com a intenco de matar, se a oportunidade lhe surgisse. A criano encontrava-se mesmo o sua frente e o co no hesitou em morder. E foi isso mesmo que aconteceu com o Coffey. Ele estava lo, viu as garotas no alpendre, apossouse delas, violou-as e depois assassinou-as. O senhor diz que deve

haver qualquer ind@cio de que ele tenha cometido anteriormente algo semelhante, e eu compreendo o que quer dizer, mas acontece que talvez ele n@o tenha feito nada disso antes. O meu c@o nunca tinha abocanhado ningu@m; isso s@ aconteceu dessa vez. Talvez, caso o Coffey fosse libertado, nunca mais voltasse a cometer um acto desses. @ poss@vel que o meu c@o jamais voltasse a morder em algu@m. No entanto, eu n@o me preocupei com essa probabilidade, bem v@. Fui buscar a minha carabina, agarrei-o pela coleira e alvejei-o em cheio no focinho. .

O Hammersmith respirava a custo.

- Sou uma pessoa to esclarecida como qualquer outra, Mister Edgecombe. Frequentei a Universidade em Bowling Green, formei-me em Historia e Jornalismo, e tambom estudei Filosofia. Gosto de me considerar um homem esclarecido. No me parece que a gente do Norte fosse dessa opinio, mas agrada-me pensar que sou um homem esclarecido. Por nada deste mundo estaria disposto a fazer reviver a escravatura. Na minha opinio, devemos ser humanos e generosos e envidar todos os esforos para resolver os problemas de natureza racial. Todavia, no podemos esquecer-nos de que o seu negro voltaro a morder se a oportunidade lhe voltar a aparecer, tal como um co rafeiro abocanharo se a hipotese lhe surgir e caso se lhe meta isso na cabeo a o senhor quer saber se ele cometeu esse acto, o seu Coffey lacrimoso, com o corpo coberto de cicatrizes, no verdade? Acenei afirmativamente.
- Oh, sim prosseguiu o Hammersmith. Fê-lo, sim. Que nêo lhe reste a mais pequena dêvida e tome a precauêro de nêo se pêr de costas para ele. Possevel que nêo lhe acon tera nada uma vez, ou cem vezes... atê mesmo um milhar de vezes... mas no fim... Ergueu uma mêo em frente dos meus olhos e fez estalar os dedos rapidamente, transformando a mêo numa boca que morde. Estê a compreender o que lhe digo? Acenei que sim uma vez mais.
- Ele violou as garotas, em seguida matou-as e depois lamentou o seu acto... mas, apesar disso, essas duas meninas no deixaram de ter sido violadas, essas duas meninas continuaram mortas. Mas vai tratar-lhe da saode, no verdade, Edgecombe? Daqui a algumas semanas, certificar-se-o de que ele jamais volta a

ter a oportunidade de cometer um acto des 183

- ses. Com aquelas palavras, o Hammersmith ergueu-se da cadeira e dirigiu-se para o alpendre, lan@ando um olhar vago na direc@@o da casota do c@o, erguida no meio daquele bocado de terreno mal cuidado, no centro daqueles excrementos j@ antigos. Talvez possa desculpar continuou ele -, mas, uma vez que n@o tenho de passar a tarde no tribunal, pensei em aproveitar a aportunidade para estar um pouco com a fam@lia. Os filhos s@ s@o crian@as uma vez.
- No se prenda por mim disse eu. Sentia os lobios dormentes, como se no me pertencessem. Permita-me que lhe agradeo o tempo que me dispensou.

- N�o tem import�ncia - retorquiu ele.

Conduzi directamente da casa do Hammersmith para a penitenci©ria. Foi um percurso bastante longo, e desta feita no consegui encurto-lo entoando canoces. Tinha a impresso de que todas as canoces me haviam abandonado, pelo menos durante algum tempo. Continuava a ter gravada na mente a imagem daquele garotinho com a face desfigurada. Assim como a mo do Hammersmith, com os dedos a deslocarem-se para cima e para baixo contra o polegar, simulando algo que abocanhava.

5

- O Bill "Selvagem" Wharton efectuou a sua primeira jornada at cela do isolamento logo no dia seguinte. Passou a manhe e a tarde sossegado e manso que nem um cordeirinho, um estado de esperito que, viemos a descobrir ao fim de pouco tempo, no era nada normal na sua maneira de ser e que se significava a aproximação de complicações. Entêo, por volta das sete e meia desse fim de tarde, o Harry sentiu algo morno a molhar-lhe a bainha das calças do uniforme que vestira limpas nesse mesmo dia. Era mijo. O William Wharton estava de pe junto das barras da cela, mostrando os seus dentes enegrecidos num esgar desmesuradamente arreganhado, e mijava na direcção dos sapatos e das calças do Harry Terwilliger.
- O porco do filho da puta deve ter andado a conter o mijo durante todo o dia disse o Harry mais tarde, ultrajado e enfurecido.
  Pois bem.

foi assim que as coisas aconteceram. Tinha

chegado a altura de mostrar ao William Wharton quem Que era o dono da festa do Bloco E. O Harry chamou-nos, ao Brutal e a mim; eu alertei o Dean e o Percy, que tambom estavam de serviço. Como esto recordados, naquela altura tonhamos tros encarcerados e procedoamos o quilo a que chamovamos uma vigilôncia apertada, com o meu grupo a entrar ao serviço o se sete da tarde e a sair os tros da manho - perodo da noite em que era mais provovel ocorrerem complicações - e dois outros turnos cobriam o resto do dia. Estes dois oltimos grupos eram constituodos maioritariamente por tempororios, e o Bill Dodge era, por via de regra, o responsovel por eles. Levando tudo em consideraçõo, ato que no era uma maneira ineficaz de gerir a situaçõo, e eu achava que, assim que conseguisse transferir o Percy para o turno do dia, a vida melhoraria bastante. Contudo, nunca cheguei a ter oportunidade de concretizar esse plano. Por vezes, pergunto a mim mesmo se a situaçõo se teria alterado, tivesse eu conseguido levar essa ideia a bom termo.

Seja como for, na arrecadação existia um ramal da canalização da êgua, numa das paredes afastada da Velha Façsca. O Dean e o Percy ligaram-lhe uma mangueira de lona. Ficavam junto da velvula para poderem abrir, caso tal fosse necesserio. O Brutal e eu dirigimo-nos num passo apressado para a cela do Wharton, onde este continuava de pê com o mesmo esgar e com a ferramenta pendurada fora da braguilha. Eu jê tinha retirado o colete-de-forêas da cela do isolamento e pusera-o em cima de uma prateleira no meu gabinete na noite anterior antes de ir para casa, pensando que o mais certo seria virmos a precisar dele para a nossa nova crianea problemêtica. Naquele momento, jê o tinha na mêo, com o dedo indicador debaixo de uma das correias de lona. O Harry vinha atrês de nês, arrastando a mangueira, que atravessava o meu gabinete, descia pelos degraus da sala da arrecadação e ia atê ê velvula que deveria ser accionada pelo Percy logo que possêvel.

- Ei, gostaram da minha brincadeira? - perguntou o Bill Selvagem. Ria-se como

uma crian@a num parque de divers@es, as suas gargalhadas eram tantas que quase o impediam de falar, e pelas faces come@aram a escorrer-lhe l@grimas gordas. - Voc@s vieram todos t@o depressa que devem ter gostado. Agora estou a preparar alguns cagalh@es para acompanhar

- o mijo. Uns que sejam bem bons, macios. Amanh@ j@ poderei oferec@-los a todos... Entretanto, ele viu que eu abria a porta da cela; os seus olhos estreitaram-se. Viu que o Brutal empunhava o rev@lver numa das m@os e o bast@o na outra; os seus olhos semicerraram-se ainda mais.
- Voc@s podem entrar aqui trazidos pelas vossas pernas, mas sair@o deitados de costas. @ o Billy the Kid quem vos garante isso disse-nos ele todo cheio de fanfarronice. O seu olhar desviou-se para mim. E se est@o a pensar que v@o conseguir vestir-me esse casaco de malucos, preparem-se para uma grande surpresa, meus velhos.
- No os tu quem do as ordens por aqui repliquei. Jo devias ter compreendido isso, mas calculo que sejas demasiado idiota para conseguir aprender alguma coisa.

Acabei de abrir a porta da cela, tendo-a feito correr sobre a calha. O Wharton recuou at@ junto da tarimba, continuando a manter a picha pendurada de fora da braguilha, embora ti vesse as m@os estendidas na minha direc@o, com as palmas para cima, indicando-me com os dedos que me aproximasse. - Chega-te c@, meu grandess@ssimo filho da puta. - insultou-me ele. - Podes ter a certeza que algu@m vai aprender alguma coisa, mas aqui o rapaz @ que est@ preparado para ser o professor. - Desviou o olhar para o Brutal, tendo-o mimoseado com o seu esgar de dentes enegrecidos. - Aproxima-te, matul@o, tu vais ser o primeiro a lev@-las. Desta vez n@o podes apanhar-me de surpresa pelas costas. Baixa a arma... em qualquer dos casos, n@o vais atrever-te a dispar@-la, n@o tens coragem, vamos l@, de homem para homem. Vamos ver quem @ que leva a melhor...

- O Brutal entrou na cela, mas no se dirigiu ao Wharton. Depois de ter transposto a porta, deslocou-se para a esquerda. Os olhos que o Wharton mantivera semicerrados ato ento comeo aram a arregalar-se ao ver a mangueira apontada ao seu peito.
- N©o, voc@s n@o v@o fazer isso atalhou ele. Oh, n@o, voc@s...
- -Dean! gritei. Abre a v@lvulal Abre-a toda!

O Wharton deu um salto em frente, e o Brutal acertou-lhe em cheio na testa - a espêcie de golpe com que certamente o Percy passava a vida a sonhar - assentando o bastêo com toda a forêa acima do sobrolho do Wharton. Este, que dava a 186

impress®o de estar convencido de que nunca nos v®ramos em situa®©es daquelas antes de ele ter aparecido no bloco, caiu logo de joelhos, com os olhos abertos mas sem ver nada. Em seguida, a 🗣 gua come 🗣 ou a jorrar da mangueira, fazendo com que o Harry cambaleasse para três devido ao impacte do jorro, mas ele equilibrou-se logo, mantendo o bocal nas m@os apontado como se fosse uma arma. O forte esquicho de 🕏 gua apanhou o Bill "Selvagem" Wharton em cheio no peito, fazendo-o rodopiar descontroladamente e arremessando-o para debaixo da tarimba. Na sua cela, mais abaixo no corredor, o Delacroix saltava ora em cima de um p@ ora em cima do outro, cacarejando numa voz esgani®ada e praguejando contra o John Coffey, exigindo que este lhe dissesse o que 🛭 que estava a passar-se, enquanto este, por seu lado, choramingava; no meio de toda aquela algaraviada, o Delacroix perguntava ainda como 🛭 que o grand foul do novo rapaz gostava daquele tratamento de Qua, estilo tortura chinesa. O John no lhe respondeu, limitandose a ficar em silêncio com as suas calêas demasiado curtas e as pantufas da prisêo. Sê lhe lancei um rêpido olhar, mas este foi o suficiente para ver nele a mesma velha express®o, a qual reflectia uma mistura de tristeza e serenidade. Ficava-se com a sensaçõo de que ele jê tinha assistido a situações daquelas, não apenas uma ou duas vezes, mas sim num milhar de ocasi@es diversas.

- Fecha a @gua! - gritou o Brutal por cima do ombro antes de avan@ar a correr pela cela adentro. Agarrou firmemente no semiconsciente Wharton por baixo dos sovacos, co

me@ando a arrast@-lo de debaixo da tarimba. O Wharton tossia, emitindo sons gorgolejados. O sangue escorria-lhe para os olhos esbugalhados, vindo da regi@o acima das sobrancelhas, onde o bast@o do Brutal lhe abrira um rasgo na pele.

Para o Brutal Howell e para mim, a rotina do colete-de-for@as j@ se tinha transformado numa ci@ncia cheia de precis@o; ambos pratic@ramos o processo, como se f@ssemos um

par de dan@arinos de sapateado a executar um novo n@mero. De vez em quando, essa pr@tica pagava os seus dividendos. Como por exemplo, naquela circunst@ncia. O Brutal ajudou o Wharton a levantar-se do choo, estendendo os bracos para mim, da mesma maneira que uma crianva seguraria num boneco desconjuntado. A percepvo do que tinha acontecido s

em franc@s no original: "grande louco". (N. da T.)

naquele momento come@ava a espelhar-se no olhar do Wharton, ciente de que, se n�o come�asse a debater-se de imediato, pouco depois seria tarde de mais, mas a ligaçõo entre o seu cêrebro e os mêsculos continuava sem funcionar e, antes que ele conseguisse voltar a activ@-la, enfiei-lhe nos bra@os as mangas do coletede-for@as, enquanto o Brutal prendia as fivelas nas costas. Entretanto, agarrei nas correias dos punhos, puxei os bra@os do Wharton de forma a rodearem-lhe os flancos e uni-lhe os pulsos com outra correia de lona. O resultado final foi ele parecer que estava a abra@ar-se.

- Raios te partam, meu grandess@ssimo atrasado mental... Como @ que eles se estio a sair com ele? - perquntava o Delacroix em altos berros. Tambim ouvi os guinchos do Mister Jingles, como se o rato tamb@m desejasse inteirar-se da situa��o.

Entretanto, apareceu o Percy com a camisa toda molhada e com a fralda de fora, devido ao esfor®o com a v®lvula da ®gua; era tanta a excita®®o que ele sentia que tinha o rosto iluminado. O Dean surgiu logo atrês dele, trazendo 🛭 volta da garganta um colar formado por hematomas de tom p@rpura, e com uma express@o muito menos excitada do que a do colega.

- Agora toca a andar, Bill Selvagem disse eu, puxando pelo Wharton, para que ele se levantasse do ch@o. - Seu pac@vio.
- N�o me chames isso! vociferou ele, gritando esgani�adamente, e parece-me que, pela primeira vez, tivemos ocasiĝo de detectar emoĝĝes verdadeiras, e nĝo apenas aspectos camuflados de um animal esperto. - O Bill "Selvagem" Hickokl no era nenhum montanhŵs! Tambŵm nunca lutou contra nenhum urso com uma faca Bowie!2 N�o passava de um outro tarado do mato que obedecia € lei! Um idiota de um filho da puta que se sentou de costas para a porta e foi morto por um b@bedo!
- Ora n@o querem l@ ver isto, uma li@@o de hist@ria! exclamou o Brutal, empurrando o Wharton para fora da cela. - Um tipo nunca sabe o que lhe vai acontecer quando inicia o seu dia de trabalho por aqui, se sabe que ate pode ser
- ' James Butler Hickok "Bill Wild", 1837-1876. (N. da T.)
- z Faca de grandes dimens@es com l@mina de um s@ gume, que deve o seu nome a James Bowie, e foi concebida por ele pr@prio ou pelo irm@o Rezin P. Bowie. (N. da T.) 188

coisa agrad@vel. Mas com tanta gente simp@tica como tu por estas bandas, calculo que isso tenha uma certa raz $\hat{\mathbf{v}}$ o de ser, n $\hat{\mathbf{v}}$ o concordas? E sabes que mais? Daqui a pouco tempo, ser@s tu quem ter@ passado @ hist@ria, Bill Selvagem. Entretanto, toca a andar pelo corredor. Temos uma sala 🛭 tua espera. 🖟 um lugar onde podes arrefecer as ideias.

O Wharton soltou um berro enfurecido e desarticulado, investindo contra o Brutal, apesar de se encontrar manietado pelo colete-de-for@as, com os bra@os em redor do torso e pre

sos nas costas. O Percy fez menolo de sacar do seu bastlo - a Solullo Wetmore para todos os problemas da vida - mas o Dean deteve-o, colocando-lhe uma m**@**o no pulso. O Percy lan@ou-lhe um olhar intrigado e um tanto indignado, como que a dizer-lhe que, depois de tudo o que o Wharton lhe tinha feito, o Dean deveria ser a 🕅 ltima pessoa 🖟 face da Terra a desejar impedi-lo de prosseguir. O Brutal empurrou o Wharton para três. Agarrei-o e empurrei-o na direcêêo do

Harry. Por seu lado, este impeliu-o atrav®s da Milha Verde, passando pelo jubilante Delacroix e

pelo impass@vel Coffey. O Wharton prosseguiu a correr para n@o cair de rosto em cheio no chûo; durante todo o percurso nûo deixou de soltar imprecaûûes. Cuspiaas da mesma forma que o ma@arico de um soldador cospe fogo. Atir@mo-lo para

dentro da valiama cela do lado direito, enquanto o Dean, o Harry e o Percy (que para variar no reclamava pelo facto de o fazerem trabalhar em excesso) retiravam toda a tralha que se encontrava no interior da cela do isolamento. Enquanto eles tratavam daquela tarefa, tive uma pequena conversa com o Wharton.

- Estês convencido de que ês um tipo duro comecei a dizer -, e talvez sejas, meu menino, mas aqui a dureza nêo tem o mênimo significado. Os teus dias de arruaceiro chegaram ao fim. Se nos facilitares as coisas, nês tambêm facilitaremos a tua vida aqui. Caso decidas dificultar a situação, acabarês por morrer ê mesma, com a diferenêa de que te aguêaremos como a ponta de um lêpis antes de marchares para o alêm.
- Vais sentir-te muito feliz quando me vires pelas costas replicou o Wharton numa voz enrouquecida. No parava de se debater dentro do colete-de-foros, embora soubesse

que no lucraria nada com os seus esforos; as suas bochechas estavam to vermelhas como um tomate maduro. -

Mas at@ eu desaparecer, hei-de transformar a vossa vida num verdadeiro inferno.
- Arreganhou-me os dentes como se fosse um gorila enfurecido.

- Se ê isso o que desejas, transformar a nossa vida num inferno, podes desistir jê, uma vez que conseguiste alcanêar o teu objectivo interveio o Brutal. Mas quanto ao tempo que hês-de passar na Milha, Wharton, nêo nos incomoda minimamente que o passes todo fechado na sala com as paredes almofadadas. Tambêm poderês usar esse casaco para tarados atê os teus braêos gangrenarem devido ê falta de circulação sanguênea, acabando por te cair do corpo. Fez uma pausa. Nêo sei se sabes, mas nêo costuma vir muita gente atê aqui abaixo. E se pensas que alguêm se importa com o que possa acontecer-te, seja lê o que for, acho que ê melhor reconsiderares. Para o mundo, tu jê ês um criminoso morto.

  O Wharton examinava o Brutal com toda a atenêão, tendo comeêado a desaparecer-
- O Wharton examinava o Brutal com toda a aten®o, tendo come®ado a desaparecerlhe do rosto a f®ria que sentira. Deixem-me sair disto pediu ele num tom de voz apaziguador... Um tom demasiado racional e sensato para ser verdadeiro. Eu porto-me bem. Prometo que sim.
- O Harry surgiu v entrada da cela. A extremidade do corredor assemelhava-se muito a uma venda ao ar livre, mas depois de metermos mvos v obra irvamos pv tudo aquilo em or dem num v pice. Nvo seria a primeira vez que tervamos de dar conta daquela tarefa, j conhecvamos a rotina.
- Est@ tudo a postos anunciou o Harry.
- O Brutal agarrou na sali@ncia da lona, por baixo da qual se encontrava o cotovelo direito do Wharton, e puxou-o para que se pusesse de p $\P$ .
- Vamos le, Billy Selvagem. Olha para o lado positivo da situaeeo. Vais ter pelo menos vinte e quatro horas para recordar a ti mesmo que nunca deveres sentar-te de costas para a porta, nem agarrar-te demasiado aos trunfos.
- Deixem-me sair disto repetiu o Wharton. Olhou para o Brutal, para o Harry e por vltimo para mim, com o tom avermelhado a voltar a apossar-se do seu rosto: Eu porto-me bem... Garanto-vos que aprendi a livo. Eu... eu... aaaaahhhhhhh!... De repente, sucumbiu; metade do corpo caiu dentro da cela e a outra metade estatelou-se sobre a Milha Verde, dando pontapos e contorcendo-se todo.
- Jesus Cristo! Ele est® a ter uma convuls®o sussurrou o Percy. 190
- Com certeza, e a minha irmê ê a prostituta da Babilênia retorquiu o Brutal. - Ela costuma executar a danêa do ventre para o Moisês aos sêbados ê noite, com um vêu

branco muito comprido. - Baixou-se e passou uma mo por baixo de um dos sovacos do Wharton. Agarrei-o pelo outro. O homem debatia-se entre no como se fosse um peixe que tivesse acabado de morder o anzol. Transportar o seu corpo que no parava de se agitar, ouvi-lo resmungar por uma das aberturas e a peidar-se pela outra, foi uma das minhas experiôncias de vida menos agrado e con constante de co

Ergui o olhar e por breves segundos ele cruzou-se com o do John Coffey. Os olhos dele estavam raiados de sangue e tinha as faces humedecidas. Uma vez mais, o homem havia

estado a chorar. Ocorreu-me a imagem do Hammersmith a fazer com a moo o gesto de abocanhar, e senti o corpo percorrido por um pequeno arrepio. Voltei a dedicar toda a minha atenor ao Wharton.

Atirêmos com ele para dentro da cela do isolamento, como se fosse uma saca de batatas, e vimo-lo no chêo a escoicear dentro do colete-de-forêas, junto do ralo onde em tempos

hav@amos procurado o rato que come@ara a sua exist@ncia no Bloco E sob o nome de Steamboat Willy.

- No me incomodo muito se ele engolir a longua ou qualquer outra coisa e morra
- disse o Dean na sua voz 🕏 spera e enrouquecida -, mas, rapazes, pensem na papelada a que isso dar 🖟 origem! Nunca mais tinha fim.
- No te incomodes com a papelada, pensa mas o no inquorito atalhou o Harry com uma expresso desalentada. Acabaro amos por perder a porra dos nossos empregos.
- O nosso destino seria apanhar ervilhas no Mississ@pi. Sabem o que @ o Mississ@pi, n@o sabem? @ a palavra @ndia para olho do cu.
- Ele no vai morrer nem vai engolir a longua atalhou o Brutal. Amanho, quando abrirmos esta porta, vo ver que estaro bem de saode. Acreditem no que vos digo.

E de facto foi assim que as coisas se passaram. O homem que conduzimos de regresso v sua cela na noite seguinte ia calado e pvlido, dando a impressvo de ter sido disciplinado.

Caminhava de cabela baixa, neo tendo feito menelo de atacar alguêm quando o retirêmos do colete-de-foreas, limitando-se a fitar-me com uma expresso absorta quando eu lhe disse que aquele processo se repetiria da prêxima vez, pelo que ele

- stinha de se interrogar sobre quanto mais tempo desejava passar a mijar nas proprias calvas e a ingerir comida em papas que lhe eram dadas colher.
- Eu porto-me bem, chefe. Jû aprendi a liûûo murmurou ele numa voz humilde e a medo quando o colocûmos de novo na sua cela. O Brutal olhou para mim e piscou-me o olho.

Mais tarde, no dia seguinte, o William Wharton, que para si prêprio era Billy the Kid e nunca aquele tarado do mato, o Hickok, homem cumpridor da lei, o Bill Selvagem, comprou

um bolo ao velho Pouca Terra. O Wharton havia sido expressamente proibido de efectuar esse tipo de transacção comercial, mas o turno da tarde era composto apenas por temporêrios, tal como parece que jê vos disse, pelo que o negêcio se verificou. Sem dêvida que o prêprio Pouca Terra deveria ter estado alertado em relação a tal facto, mas para ele o carrinho onde transportava a comida era sempre uma fonte de lucro.

Nessa mesma noite, quando o Brutal efectuou a ronda, o Wharton estava de p $\hat{\pmb{\varrho}}$  junto das barras da cela. Aguardou que o Brutal erguesse o olhar para si, depois bateu fortemente

com a palma das mos nas bochechas que estavam inchadas, fazendo jorrar da boca um jacto espesso e espantosamente comprido de massa de chocolate, que foi acertar em cheio no rosto do Brutal. Tinha enfiado o bolo inteiro na boca, mantivera-o lo ato se ter liquefeito e cuspira-o como se fosse um naco de tabaco mascado.

Em seguida, o Wharton deixou-se cair em cima da tarimba, com o queixo sujo de chocolate, esperneando e gritando por entre sonoras gargalhadas, enquanto apontava para o Brutal, cujo rosto estava todo sujo de chocolate.

- Tal e qual um escarumba, sim senhor, patr©o, sim senhor, como © que vossemec© tem passado? O Wharton agarrava-se © barriga, soltando uivos. Se ao menos tivesse sido caca! Quem me dera que tivesse sido! Se eu tivesse tido alguma © m©o...
- Tu 🖟 que 🖟s uma caca vociferou o Brutal -, e espero bem que tenhas feito as malas, porque vais regressar 🖟 tua retrete preferida.

Uma vez mais, o Wharton foi manietado no colete-de-for@as e volt@mos a atirar com ele para dentro da sala de paredes almofadadas. Desta feita, ficou nessa cela durante dois

dias. 🕏s vezes chegavam-nos aos ouvidos os seus rugidos en furecidos, outras vezes ouv�amo-lo a prometer que se portaria bem, que passaria

a ter ju@zo e a ser bonzinho e @s vezes gritava que precisava de um m@dico, que estava @ beira da morte. No entanto, esteve calado durante a maior parte do tempo. E, quando volt@mos a retir@-lo da cela do isolamento, tamb@m se remeteu ao mutismo, regressando @ sua cela com a cabe@a baixa e olhos inexpressivos, sem dar qualquer r@plica quando o Harry lhe dirigiu a palavra.

- Recorda-te que isto se depende de ti. - Com certeza que se comportaria como devia ser durante algum tempo, mas depois tentaria outra coisa qualquer. Ele neo podia fazer nada que neo houvesse sido tentado em ocasies anteriores (bem, talvez com a excepero da habilidade com o bolo de chocolate; ate o Brutal foi foreado a admitir que tinha sido bastante original); no entanto, a persistência que ele mostrava era, por si se, assustadora. Eu tinha receio que, mais cedo ou mais tarde, isso chamasse a atenero de alguêm, dando origem a um verdadeiro inferno. E aquela situale o poderia vir a arrastar-se por mais algum tempo, uma vez que o Wharton tinha um advogado algures que neo parava de arengar perante quem o gmsesse ourar o quanto seria errado executar aquele fulano na flor da idade... e que, incidentalmente, era teo branco como os melhores. Neo fazia qualquer sentido protestar contra aquilo, porque manter o Wharton afastado da cadeira electrica era a funceo do seu advogado. Porêm, mante-lo seguramente imobilizado era tarefa que nos cumpria. E, no fim, quase de certeza a Velha Faesca o reclamaria para si, com advogado ou sem advogado.

Foi nessa semana que a Melinda Moores, a mulher do director da pristo, regressou a casa vinda de Indranola. Os modicos jo no o podiam fazer nada por ela; haviam conseguido as suas muito interessantes radiografias com o tumor que ela tinha na cabera; possuram documentos sobre a fraqueza que a doente sentia na mo e as dores paralisantes que a atormentavam quase constantemente naquela fase; e tinham-na despachado. Entregaram ao marido uma grande quantidade de comprimidos de morfina e mandaram a Melinda para casa, a fim de morrer. O Hal Moores acumulara alguns dias de licenta por doenta - embora no fossem muitos; nessa opoca, no tinham por hobito conceder-nos muita coisa, mas ele ti

193

rou partido daquilo que era o seu direito, de forma a poder ajud@-la a fazer o que tinha a fazer.

Mais ou menos três dias depois de ela ter regressado a casa, a minha mulher e eu fomos visitê-la. Telefonei antes de irmos e o Hal disse que nêo havia inconveniente, uma vez que

- a Melinda estava a ter um bom dia, pelo que gostaria muito de nos ver.
- Detesto fazer este gênero de visitas disse eu ê Janice, enquanto seguêamos no carro para a casa onde os Moores haviam vivido durante a maior parte do seu casamento.
- Tal como toda a gente, meu querido retorquiu ela, acariciando-me a m�o. Havemos de conseguir ultrapassar a dificuldade da mesma forma que ela.
- Espero que sim.

Quando cheg@mos, a Melinda encontrava-se sentada na sala de estar, sob um sol de Outubro anormalmente quente e luminoso; o meu primeiro pensamento, provocado pelo cho

que do que vi, foi que ela tinha perdido quarenta quilos. Claro que no era esse o caso - se ela tivesse perdido tanto peso, no poderia com certeza estar ali - mas foi essa a reaco inicial do meu corebro face quilo que os meus olhos lhe transmitiram. As suas faces haviam praticamente desaparecido, deixando adivinhar o contorno dos malares que se encontravam debaixo delas, e a sua tez estava to esbranquidada como pergaminho ressequido. Tinha olheiras muito escuras. Foi a primeira vez que dei com ela na cadeira de baloido sem ter o regado cheio de roupa para coser, ou de retalhos para fazer uma manta. Estava ali sentada sem fazer nada. Como uma pessoa que aguardasse na sala de espera de um apeadeiro. - Melinda - saudou a minha mulher numa voz calorosa. Tenho a impressão de que se encontrava to chocada quanto eu proprio, talvez mesmo mais ainda, mas conseguia oculto-lo na perfeição, como so algumas mulheres são capazes de o fazer. Aproximou-se da Melinda, ajoelhou-se sobre um joelho ao lado da cadeira de

baloiĝo e agarrou-lhe uma das mĝos. Durante aquele interior, o meu olhar

dirigiu-se, por acaso, para o tapete azul que se encontrava em frente da lareira. Ocorreu-me que deveria ter a tonalidade das limas velhas, uma vez que, presentemente, aquela sala era apenas uma outra verseo da Milha Verde. - Trouxete um pouco de che - disse a Jan -, daquele que eu costumo tomar. e um che muito calmante que nos ajuda a adormecer. Deixei-o na cozinha.

- Obrigada, minha querida retorquiu a Melinda. A sua voz tinha uma entoa 🕏 o envelhecida e era 🕏 spera.
- Como Q que te sentes? perguntou a minha mulher. Um pouco melhor respondeu a Melinda na sua voz Ospera e rouca. NO se pode dizer que me apeteQ ir a um baile, mas pelo menos hoje nO sinto dores. Os mOdicos deram-me uns comprimidos para as dores de cabeQa. Os vezes atO conseguem fazer efeito.
- Isso 🖟 bom, n🖟o 🖟 verdade?
- Mas no tenho muita foroa.. Aconteceu qualquer coisa... minha mo. Ergueua, fitando-a como se nunca a houvesse visto, e voltou a pouso-la no regaço. Aconteceu qualquer coisa... no corpo todo. Começou a chorar num pranto silencioso, de uma maneira que me fez recordar a imagem de John Coffey. Aquilo que ele tinha dito começou a soar de novo na minha cabeça: Eu consegui evitar o mal, no consegui evitar

Nessa altura, o Hal entrou na sala. Agarrou-me e podem acreditar quando vos digo que me senti deveras satisfeito por ele me ter agarrado. Fomos os dois para a cozinha, e ele serviu-me um trago de uesque branco, uma bebida forte que devia ter acabado de vir do alambique ilegal de um campones qualquer. Brindemos em silêncio, e bebemos. A bebida deslizou-me pela garganta que nem querosene, mas o impacte na barriga foi paradiseaco. Mesmo assim, quando o Moores aproximou de mim a vasilha de barro, perguntando-me sem palavras se queria mais, abanei a cabela, afastando-a com um gesto da mêo. Bill "Selvagem" Wharton encontrava-se fora do colete-de-foreas, pelo menos de momento - e neo seria nada seguro aproximar-me do homem com a cabela toldada pela bebida. Nem mesmo com as barras a separar-nos.

- No sei durante quanto mais tempo serei capaz de suportar esta situacco, Paul confessou ele numa voz segredada. Todas as manhos vem uma rapariga para me ajudar a tratar dela, mas os modicos dizem que talvez ela venha a sofrer de incontinôncia, e... e... Deteve-se com a voz embargada, esforôndo-se para no desatar a chorar de novo o minha frente.
- So podes fazer aquilo que estiver ao teu alcance disse eu. Estendi a mo atravos do tampo da mesa e agarrei na dele, uma mo tromula e com manchas de origem hepotica. Faz o que puderes dia apos dia e deixa o resto por conta de Deus. No podes fazer mais nada, pois no?
- Calculo que no . Mas mesmo assim o muito difocil, Paul. Rezo para que nunca venhas a descobrir ato que ponto o dificil. Fez um esforo para se recompor um pouco. -

Agora pre-me a par das novidades. Como reque estro a aguentar-te com o William Wharton? E como reque estro a correr as coisas em relargo ao Percy Wetmore? Durante algum tempo discutimos assuntos profissionais. Pouco depois, a visita chegou ao fim. Ao longo de todo o caminho atrocasa, com a minha mulher em silêncio a maior par

te do tempo - pensativa e de olhos humedecidos - sentada ao meu lado, as palavras do Coffey assomaram-me ao pensamento, como se fossem o Mister Jingles a correr pela cela do Delacroix: Eu consegui evitar o mal, n**©**o **©** verdade?

- vetrovel disse a minha mulher, desalentada, a certa altura. E ninguôm pode fazer nada para a ajudar. Acenei num gesto de concordôncia, enquanto pensava: Eu consegui evitar o mal, no verdade? Mas aquela ideia era uma loucura, pelo que envidei todos os esforôns para a expulsar da minha mente. Quando nos aproximômos da entrada da nossa casa, ela falou finalmente pela segunda vez desde que tônhamos saodo da casa dos Moores no sobre a sua velha amiga Melinda,
- mas sim sobre a minha infecçõo urinôria. Queria saber se jô tinha desaparecido de todo. Afirmei-lhe que sim.
- -Nesse caso, Optimo retorquiu ela, beijando-me acima do sobrolho, nessa regiĝo

do meu corpo que me fazia ser percorrido por um calafrio de prazer. - Talvez  $\text{dev} \hat{\mathbf{e}}$ ssemos,

compreendes, fazer uma pequena coisa. Isto 🕏, se tiveres tempo e vontade. Possuindo bastante da 🕏ltima e apenas o suficiente do primeiro, agarrei-a pela m©o, conduzi-a para o quarto das traseiras e comecei a despi-la enquanto ela acariciava aquela parte

de mim que pulsava e ficava tumefacta, mas que me deixara de doer por completo. Enquanto eu penetrava na do@ura de Janice, deslizando no seu interior daquela maneira lenta que tanto lhe agradava - que agradava a ambos - pensei no John Coffey a dizer que tinha conseguido evitar o mal, que tinha conseguido evitar o mal, n@o era verdade? Como se fosse o trecho de uma can@o que se recusa a abandonar a nossa mente at@ muito bem lhe apetecer.

Mais tarde, quando j♥ seguia a caminho da pris♥o, come-196

a pensar que dentro de pouco tempo ter@amos de come@ar afiar a execu@@o do Delacroix. E logo me lembrei que o ocuparia o lugar na linha da frente, o que me provocou

um estremecimento de temor. Disse a mim mesmo que deveeguimento ao planeado, s♥ mais uma execu♥♥o e pro

ce ae Perc urn es ria dai .\_

vavelmente ficevamos livres do Percy Wetmore de uma vez por todas... Ainda assim, continuei a sentir um estremecimento, como se a infecedo que tanto me atormentara neo houvesse desaparecido de todo, apenas mudado de localizaceo, deixando de me queimar as virilhas para me enregelar a coluna vertebral.

- Toca a andar disse o Brutal ao Delacroix no dia seguinte, ao fim da tarde. Vamos dar um pequeno passeio. Tu, eu e o Mister Jingles.
- O Delacroix olhou para ele, com desconfian©a, e levou a m©o © caixa de charutos para agarrar no rato. Colocou-o na palma da m©o em forma de concha, fitando o Brutal atrav©s de olhos semicerrados.
- De que 🖟 que est🖟s a falar? perguntou ele.
- Esta v uma grande noite para ti. e para o Mister Jingles disse o Dean que entretanto se tinha aproximado do Brutal com o Harry. A corrente de nodoas negras em redor do pescovo do Dean tinha adquirido um desagradovel tom amarelo, desagradovel, sim, mas pelo menos ele jo conseguia falar de novo sem parecer um coo a ladrar a um gato. Olhou para o Brutal. Achas que devoamos colocar-lhe as grilhetas, Brute?
- Noo respondeu o interpelado por fim, depois de ter avaliado a pergunta. Ele vai portar-se bem, no verdade, Del? Tu e o rato. Ao fim e ao cabo, esta noite poderos exibir-te a alguns manda-chuvas importantes.
- O Percy e eu estêvamos junto da mesa do guarda de serviço, observando tudo aquilo, o Percy de braços cruzados, exibindo nos lebios um pequeno sorriso escarninho. Ao fim de algum tempo, tirou de uma algibeira o seu pente de osso, e começou a pentear-se. O John Coffey tambêm observava tudo aquilo em silêncio, junto das barras da sua cela. O Wharton encontrava-se deitado sobre a tarimba, olhando fixamente pa
- ra o tecto, ignorando todo aquele espect@culo. Continuava a "ser bonzinho", embora o que ele classificava de bom fosse aquilo a que os m@dicos se referiam no Briar Ridge como o estado catat@nico. Tamb@m se encontrava presente um outra pessoa. Estava escondido dos outros no interior do meu gabinete; contudo, a sua sombra emagrecida projectava-se atrav@s da abertura da porta, reflectindo-se na Milha Verde.
- O que vem a ser isto, meu grand fou? perguntou o Del, quezilento, recolhendo os p®s para cima da tarimba, enquanto o Brutal abria a porta da sua cela, fazendo-a deslizar
- sobre a calha. Os olhos do Delacroix iam de uns aos outros, percorrendo os três quardas.
- Pois bem, eu digo-te come@ou o Brutal a responder. Mister Moores vai estar ausente durante algum tempo... A mulher est@ um pouco em baixo, tal como possivel

mente j $\hat{\mathbf{g}}$  ouviste dizer. Por conseguinte, Mister Anderson  $\hat{\mathbf{g}}$  quem manda agora. Mister Curtis Anderson.

- Sim? E o que 🛭 que isso tem a ver comigo?
- Bem continuou o Harry -, o chefe Anderson ouviu falar do teu rato, Del, pelo que quer v�-lo a fazer as suas habilidades. Ele e mais seis fulanos est�o na administra��o, �

espera que aparevas. E nvo estou a referir-me a uns simples guardas de uniforme azul. Estes svo uns pressaros gravdos, tal como o Brute jo te disse. Estou em crer que um deles vum polvitico que fez a viagem toda desde a capital do estado. O Delacroix inchou visivelmente ao ouvir aquilo, nvo tendo eu detectado o monimo vestrojo de desconfianva na expressvo do seu rosto. Ve claro que eles desejavam ver o Mister Jingles; quem ve que nvo desejaria?

Come@ou a mexer-se com toda a az@fama; primeiro procurou debaixo da tarimba e depois por baixo da almofada. Por fim, acabou por encontrar um daqueles grandes rebu@ados de hortel@-pimenta de cor amarelada, assim como o carretel colorido com cores garridas. Olhou para o Brutal com uma express@o interrogadora, e este acenou afirmativamente.

- Sim. Q a habilidade com o carretel que eles estQo realmente desejosos de ver, calculo eu, embora a forma como ele come o raio desses rebuQados de menta tambQm seja muito
- engra@ada. E n@o te esque@as da caixa de charutos. Vais querer lev@-lo dentro dela, nao @?
- O Delacroix agarrou na caixa e colocou os adere**©**os do Mister Jingles no seu interior, mas, quanto ao rato, colocou-o 198

em cima do ombro da sua camisa. Em seguida, encaminhou-se para fora da cela, com o peito todo inchado a indicar o caminho, olhando para o Dean e para o Harry.
- Vêm, rapazes?

- N©o respondeu o Dean. Temos outro peixe para fritar. Mas tu, Del, vai e deixa-os de boca aberta... Mostra-lhes o que © que acontece quando um rapaz da Luisiana p©e m©os © obra e come©a realmente a trabalhar.
- Pode crer respondeu ele. Pelo seu rosto espelhou-se um sorriso enorme, to repentino e to simples em toda a sua felicidade que senti um pequeno aperto no coracio por causa dele, apesar do terrovel crime que tinha cometido. Mas que mundo este em que vivemos... mas que mundo este!
- O Delacroix voltou-se para o John Coffey, com quem encetara uma amizade um tanto recalcitrante, no muito diferente da centena de outros relacionamentos que eu tivera ocasio de testemunhar naquela casa da morte.
- Deixa-os de boca aberta, Del disse o Coffey numa voz cheia de solenidade. Mostra-lhes todas as habilidades dele.
- O Delacroix acenou que sim, levando a mo ao ombro. O Mister Jingles passou para ela como se fosse uma plataforma, e o Delacroix estendeu a mo na direco da cela do Coffey. Este estendeu um gigantesco dedo indicador, e raios me partam se aquele rato no esticou o pesco o, lambendo a extremidade, tal como um co o faria.
- Vamos lo, Del, pora de molengar urgiu o Brutal. Estes sujeitos esto a atrasar um jantar quente que os aguarda em suas casas para poder assistir os habilidades do teu rato. Aquilo no era verdade, claro... O Anderson estava ali ato os oito horas todas as noites e os guardas que ali se tinham dirigido para observar o "espectoculo" do Delacroix seriam foroados a ficar ato os onze ou o meia-noite, dependendo da hora a que os seus turnos chegavam ao fim. O polotico que viera da capital do estado era apenas um funcionorio da manuteno com uma gravata emprestada. Porom, o Delacroix no tinha maneira de saber tudo isto.
- Estou pronto anunciou ele, exprimindo-se com a simplicidade de uma grande vedeta que conseguira n\hat{v}o perder o contacto com o comum dos mortais. Vamos l\hat{v}. E enquanto o Brutal o conduzia atrav\hat{v}s da Milha Verde, com o Mister Jingles empoleirado em cima do ombro do Dela 199

croix, este come@ou uma vez mais, a anunciar: - Messieurs et mesdames! Bienvenue au cirque de mousie! t - Contudo, embora t@o profundamente mergulhado no seu mundo de fantasia, fitou o Percy com um olhar de desconfian@a e um esgar.

O Harry e o Dean detiveram-se em frente da cela vazia oposta 🛭 do Wharton (aquela ilustre figura ainda nem sequer se mexera). Ficaram a observar o Brutal, enquanto ele abria a

fechadura da porta que dava para o pêtio de recreio, onde era aguardado por outros dois guardas, a fim de conduzir o Delacroix ao seu magnificente espectêculo, a que assistiriam os mais elevados zês-ninguêns da penitenciêria de Cold Mountain. Esperêmos atê que a porta voltou a ser fechada ê chave, e olhei nê direcêro do meu gabinete. Aquela sombra continuava junto ê porta, escanzelada e faminta; senti-me bastante satisfeito pelo facto de o Delacroix ter ficado têo excitado que nem sequer reparara nela.

- Sai c♥ para fora disse eu. E vamos l♥ a despachar este assunto, rapazes. Quero fazer dois ensaios e n♥o dispomos de muito tempo.
- O velho Pouca Terra, mostrando uns olhos to cintilantes e com uma postura to importante como sempre, saiu do gabinete, encaminhando-se para a cela do Delacroix, entrando pela porta aberta num passo descontraodo.
- Estou a sentar-me anunciou ele. Estou a sentar-me, estou a sentar-me, estou a sentar-me.
- "Este 🖟 que 🖟 o verdadeiro circo", pensei eu para comigo, cerrando os olhos por breves segundos. "O verdadeiro circo encontra-se precisamente aqui, e n🕏 s n 🖟 o passamos de um
- grupo de ratos amestrados." Em seguida, afastei aquele pensamento da minha mente, dando in@cio @quele ensaio macabro.

O primeiro ensaio correu bem, o mesmo acontecendo com o segundo. O Percy saiu-se bastante melhor do que eu alguma vez poderia ter esperado nos meus sonhos mais fantasiosos.

No entanto, aquilo no significava que as coisas iriam correr 'Em francos no original: "Senhores e senhoras, bem-vindos ao circo do ratinho." (N. da T.)

bem quando chegasse o momento da verdadeira execu**l**o, em que o cajun percorreria a Milha, mas o ensaio fora um grande passo na direc**l**o certa. Ocorreu-me que os ensaios tinham corrido pelo melhor, porque finalmente o Percy estava a fazer algo que deveras lhe agradava. Fui invadido por um certo desprezo perante aquele facto, mas afastei-o. O que **l** que isso interessava? Ele haveria de colocar o capacete na cabe**l** do Delacroix mas em seguida iriam ambos desaparecer. Se isso n**l** o era um fim feliz, o que **l** que seria? E, tal como o Moores havia acentuado, os tomates do Delacroix iam ficar estorricados, independentemente de quem interviesse directamente na sua electrocuss**l** o.

Apesar de todos esses considerandos, o Percy tinha-se mostrado 🛭 altura da sua nova tarefa, e apercebera-se disso. Tal como n@s. No que me dizia respeito, sentia-me demasiado aliviado para nutrir grande avers®o por ele, pelo menos de momento. Tudo parecia indicar que as coisas iriam correr da melhor maneira poss@vel. O meu al@vio foi ainda maior ao descobrir que o Percy prestara realmente atenĝĝo guando lhe sugerimos algumas alteraĝĝes para melhorar ainda mais a sua actua��o, ou pelo menos reduzir a probabilidade de algo correr mal. Se querem saber a verdade, sentimos-nos verdadeiramente entusiasmados com o assunto - at@ mesmo o Dean, que, regra geral, se mantinha bastante afastado do Percy... tanto em termos psicol@gicos como fisicos. Nada do que estava a suceder poderia ser classificado de surpreendente, suponho eu - para a maioria dos homens, nada 🖟 mais lisonjeiro do que haver uma pessoa jovem que preste realmente atenção aos seus conselhos, e nesse aspecto nos não diferçamos muito dos demais. Como resultado, nenhum de nês reparou que o Bill "Selvagem" Wharton j® n®o fitava o tecto. Eu tamb®m n®o, mas o certo ® que ele deixara de o fazer. Observava-nos enquanto est@vamos junto da mesa do guarda de servi@o, e, entre alguma conversa fiada, d@vamos conselhos ao Percy. D@vamos conselhos! E ele a fingir que os ouvia! At@ d@ vontade de rir, tendo em conta a forma como as coisas vieram a desenrolar-se posteriormente!

- O som de uma chave a ser inserida na fechadura da porta que dava para o pêtio de recreio pês cobro ê nossa pequena crêtica pês-ensaio. O Dean lanêou ao Percy um olhar de advertência.
- Nem uma palavra nem uma express**©**o que lhe permita

adivinhar - acautelou ele. - No queremos que saiba aquilo que estivemos a fazer. Isso no o bom para os condenados. Transtorna-os.

O Percy aquiesceu com um acenar de cabela, passando um dedo pelos lebios num gesto que significava que neo iria abrir o bico e que deveria ter sido divertido mas neo foi.

A porta que dava para o pêtio abriu-se, e o Delacroix entrou, escoltado pelo Brutal, o qual transportava a caixa de charutos com o carretel ês cores, da mesma maneira que o assistente de um ilusionista de feira poderia transportar para fora do palco os aderelos do seu patrelo, no fim de um espectêculo. O Mister Jingles vinha empoleirado no ombro do Delacroix. E quanto ao prêprio Delacroix? Vou dizer-vos uma coisa: a Lillie Langtryl neo devia ter exibido uma expresse mais radiante depois de ter actuado na Casa Branca.

- Eles adoraram o Mister Jingles! declarou o Delacroix. Riram-se, gritaram e bateram palmas!
- Que maravilha comentou o Percy. Exprimia-se com uma entoa o indulgente e paternalista, nada caracter stica do Percy de antigamente. E agora volta para a tua cela, velho veterano.
- O Delacroix brindou-o com um olhar de desconfian@a c@mica, e o velho Percy surgiu de rompante. Mostrou os dentes num arreganho a fingir, como se se preparasse para agarrar o

Delacroix. Era uma brincadeira, como volvio. O Percy estava bem-disposto e o seu estado de esporito no o impelia a mostrar-se agressivo, mas o Delacroix no tinha percepo disso. Num gesto brusco, afastou-se com uma expresso de medo e espanto e tropeo u num dos pos enormes do Brutal. Caiu desamparado com toda a violôncia, batendo com a parte de tros da cabeo no lino eo. O Mister Jingles conseguiu saltar do ombro a tempo de evitar ser esmagado, desatando a correr aos guinchos pela Milha Verde ato cela do Delacroix.

Este conseguiu p@r-se de p@ e lan@ou ao Percy, que entretanto se ria @ socapa, um @nico olhar pleno de @dio, e seguiu no encal@o do seu animal de estima@o num passo apressado,

chamando-o enquanto ia esfregando a nuca. O Brutal (que desconhecia que o Percy, para variar, tinha mostrado sinais entusiasmantes de compet@ncia profissional) fitou o Percy

~ Emily Charlotte Le Breton, O Lirio de Jersey, 1852-1929, actriz inglesa. (N. da T.) 202

com desprezo sem proferir uma @nica palavra, e foi logo atr@s do Del com o molho de chaves que tinha na m $oldsymbol{\phi}$ o a chocalhar. Creio que aquilo que aconteceu em seguida foi porque o Percy se sentiu na obriga🏶o de apresentar as suas desculpas - eu sei que 🛭 extremamente dif@cil acreditar numa coisa destas, mas nesse dia ele encontrava-se invulgarmente de bom humor. Caso isto seja verdade, s $\widehat{m{array}}$  vem provar um velho ad $\widehat{m{array}}$ gio cheio de cinismo que em tempos ouvi, qualquer coisa que tinha a ver com o facto de as boas ac**ûû**es n**û**o passarem sem ser punidas. Recordam-se de eu vos ter contado como ele, depois de ter ido em perseguição do rato ato o cela do isolamento e antes de o Delacroix ter sido colocado sob a nossa tutela, se tinha aproximado um tudo-nada de mais da cela do Presidente? Isso era perigoso, raz®o por que a Milha Verde era t®o larga quando se caminhava exactamente pelo meio, n $\hat{\mathbf{v}}$ o se podia ser tocado por quem se encontrava no interior das celas. O Presidente n $\hat{\mathbf{g}}$ o fizera nada ao Percy, mas recordo-me de nessa ocasi**©**o ter pensado que o Arlen Bitterbuck poderia ter feito qualquer coisa, uma vez que fora dele que o Percy se aproximara tanto. Apenas para lhe ensinar uma li@@o.

Pois bem, tanto o Presidente como o Chefe jo tinham desaparecido, mas o Bill "Selvagem" Wharton preenchera o lugar que eles haviam deixado. Ele era muito mais malcomportado do que o Presidente ou o Chefe alguma vez tinham sonhado vir a ser, e estivera a observar a nossa pequena encenação, com a esperança de que surgisse a oportunidade de ele proprio poder entrar em palco. Naquele momento, essa hipotese foi-lhe oferecida de moo beijada, por obsoquio do Percy Wetmore.

- Ei, Del! - chamou o Percy meio a rir, indo atros do Brutal e do Delacroix, aproximando-se de mais do lado da Milha Verde onde estava situada a cela do

Wharton, sem se aperceber de que o fazia. - Ei, tu, meu cabe@a de merda, eu n@o quis fazer-te mal! Est@s bem...

O Wharton levantou-se da tarimba e aproximou-se das grades da cela com a celeridade de um relêmpago - durante o tempo em que exerci o cargo de guarda prisional, nunca vi ninguêm movimentar-se com tanta rapidez, nem sequer os jovens atlêticos com quem o Brutal e eu posteriormente viemos a trabalhar no Estabelecimento Correccional Juvenil. Num gesto lesto, estendeu os braêos por entre as barras e agarrou o

Percy, primeiro pelos ombros da camisa e depois pela garganta. Conseguiu arrast@-lo contra a porta da sua cela. O Percy soltava guinchos que se assemelhavam ao grunhir de um porco num matadouro; li nos seus olhos que ele pensava estar prestes a morrer.

- Mas que querido murmurou o Wharton. Uma das suas mos abandonou a garganta do Percy para lhe despentear os cabelos. Macios! acrescentou com uma pequena risada. Como os de uma rapariga. Antes queria foder-te o olho do cu do que a rata da tua irmo. Depois, foi ao ponto de beijar a orelha do Percy. Estou em crer que este oltimo que espancara o Delacroix no bloco por este, acidentalmente, ter rocado a mos pelas suas virilhas, recordam-se desse incidente? teve a percepo exacta daquilo que estava a acontecer. Duvido muito que o desejasse saber, mas estou convencido que sabia. Toda a cor havia abandonado as suas faces e as imperfeiros sobressaram como marcas de nascenoa. Tinha os olhos esbugalhados e humedecidos. De um dos cantos da sua boca tromula escorria um fio de saliva. Tudo aquilo se desenrolou com muita celeridade eu diria que comerou e terminou em menos de dez segundos.
- O Harry e eu avan@mos com os bast@es empunhados. O Dean sacou da arma. Todavia, antes que as coisas pudessem avan@ar um cent@metro que fosse, o Wharton largou o Percy e recuou para dentro da cela, erguendo as m@os at@ aos ombros e exibindo o seu medonho esgar.
- Eu larguei-o. Estava so a brincar e depois larguei-o disse ele. Nem sequer fiz mala um onico cabelo desse rapaz to bonito. Portanto, no venham com ideias de me enfiarem outra vez dentro daquela maldita cela de paredes almofadadas. O Percy Wetmore atravessou que nem uma flecha a Milha Verde, encolhendo-se contra a porta de uma cela vazia no lado oposto; a sua respiración era to ropida e elevada que quase

parecia um choro convulsivo. Finalmente aprendera que devia manter-se sempre no centro da Milha Verde, afastado das mos que agarravam com violôncia, dos dentes que abocanhavam e das ganas que dilaceravam. Creio que aquela liôno iria ficar gravada na sua mente durante muito mais tempo do que todos os conselhos que lhe dôramos depois dos ensaios. Havia no seu rosto uma expresso de profundo tenor e os seus preciosos cabelos estavam todos desgrenhados, todos espetados, pela 204

primeira vez desde que eu o conhecia. O Percy parecia alguêm que acabara de escapar a um crime de estupro. Fez-se um silêncio têo grande que o tempo pareceu imobilizar-se no espaêo, um silêncio têo pesado que o ênico som que se ouvia era o silvo soluêante da respiraêo do Percy. Foi quebrado por um riso cacarejado têo repentino e tresloucado que chegava a ser chocante. O Wharton, foi o meu primeiro pensamento, mas nêo era ele. Era o Delacroix, que estava junto da porta aberta da sua cela, apontando para o Percy. Entretanto, o rato regressara ao seu ombro; o Delacroix parecia um bruxo pequeno mas malêvolo, com o seu diabrete e tudo.

- Olhem para ele! At@ mijou nas cal@as! - ululava o Delacroix. - Vejam bem o que o homem grande fez! Costuma rebentar os outros com o seu bast@o, mais oui um mauvais homee, mas, quando algu@m lhe toca, ele verte @guas para as cal@as como se fosse um beb@!

Continuava a rir-se e a apontar, dando largas ao medo e ao ©dio que nutria pelo Percy - naquele riso escarninho. O Percy olhava-o com fixidez, parecendo incapaz de se mexer ou de falar. O Wharton regressou para junto das barras da sua cela, baixando o olhar at© © mancha escurecida na frente das cal©as do Percy - era pequena mas estava l©, e n©o deixava margem para d©vidas quanto © sua natureza - e fez uma careta risonha.

- Algu@m devia comprar uma fraldinha a este rapaz t@o duro - disse ele com

sarcasmo, regressando 🛭 sua tarimba e continuando a rir-se.

O Brutal dirigiu-se para a cela do Delacroix, embora o cajun jû tivesse entrado e se tivesse atirado para cima do colchûo antes da chegada do Brutal.

Estendi a moo e agarrei no Percy pelo ombro.

- Percy... - comecei, mas no fui mais longe. Ele readquiriu vida, sacudindo a minha mo. Olhou para a parte dianteira das caloas, viu a mancha que se espalhara e corou, ficando com as faces de um vermelho-escuro. Voltou a soerguer o olhar para mim, depois para o Harry e o Dean. Recordo-me de me ter sentido satisfeito pelo facto de o velho Pouca Terra jo ter saodo do bloco. Se ainda ali estivesse, aquela historia teria circulado por toda a priso num so dia. E, devido ao apelido do Percy - naquele contexto, era de facto um infortonio - Em inglos, wet: "molhado", more: "mais". (N. da T)

era uma hist $\hat{\mathbf{g}}$ ria que haveria de ser contada com grande  $\mathbf{g}\hat{\mathbf{g}}$ udio durante muitos anos.

- Se falarem disto a alguêm, daqui a uma semana estêo na bicha para a sopa dos pobres declarou ele num sussurro enfurecido. Noutras circunstências, aquela observação teria
- feito com que eu desejasse ir-lhe ês fuêas, mas, dada a situaêo, a ênica coisa que senti foi pena do homem. Acho que ele detectou esse sentimento de piedade, o que fez com que o seu mal-estar se agravasse como se tivesse uma ferida aberta que estivesse a ser limpa com urtigas.
- Aquilo que se passa no bloco n\( \text{0} \) sai daqui redarguiu o Dean numa voz pl\( \text{0} \) cida. N\( \text{0} \) precisas de te preocupar com isso.
- O Percy olhou por cima do ombro na direcçõo da cela do Delacroix. Naquele momento, o Brutal fechava a porta o chave; vindo do interior, de forma a no deixar do vidas, ouvia-se
- o riso casquinado do Delacroix. A expressão do Percy era tão sombria como uma noite de trovoada. Ainda me apeteceu dizer-lhe que na vida costuma colher-se aquilo que se semeou, mas concluã que aquela talvez não fosse a melhor ocasião para uma lião extraoda da Bôblia.
- Quanto a ele... começou o Percy, mas nço terminou a frase. Em vez disso, baixou a cabeça e dirigiu-se para a arrecadaçõo ê procura de um par de calças secas.
- Ele 🕏 too bonitinho insistiu o Wharton numa voz sonhadora. O Harry mandou-o calar antes que fosse para a cela do isolamento apenas por uma questo de princopio.
- O Wharton cruzou os bra@os sobre o peito, fechou os olhos e pareceu ter inten@es de dormir.

Na noite anterior © da execu©co do Delacroix, o tempo estava mais quente e abafado do que nunca - a temperatura era de vinte e oito graus, de acordo com o termêmetro no exterior da administra©co quando o consultei ©s seis da tarde. Vinte e oito graus em finais de Outubro, com a trovoada a soar a oeste tal como era h©bito em Julho. Nessa tarde, encontrara na cidade um membro da minha congrega©co, e ele perguntara-me, com uma seriedade aparente, se eu pensava que aquele tempo t©co anormal para a altura do ano em que 206

est@vamos seria o an@ncio do dia do Ju@zo Final. Eu respondi-lhe que tinha a certeza que n@o, mas ocorreu-me que, sem d@vida, aquele seria o dia do Ju@zo Final para o Eduard Delacroix. E assim foi.

- O Bill Dodge encontrava-se junto © porta que dava para o p©tio de recreio a beber caf© e a fumar.
- Ora vejam quem acaba de chegar comentou ele, dirigindo-se a mim depois de ter olhado € sua volta. - O Paul Edgecombe, t€o grande como a vida e duas vezes mais feio. - Como € que te correu o dia, Billy?
- -Nada de especial. E o Delacroix?
- e Estê Optimo. DO a impresso de perceber que O para amanho, mas ao mesmo tempo parece que no percebe. Sabes como fica a maior parte deles quando finalmente o seu fim se aproxima.

Fiz um acenar de cabe**û**a afirmativo. - E o Wharton?

- Mas que comediante - retrucou Bill com uma gargalhada. - Faz com que o Jack

Benny pare@a um quacre. Disse ao Rolfe Wettermark que tinha comido doce de morango da rata da mulher dele.

- E o que 🛭 que o Rolfe respondeu? perguntei.
- Que nem sequer era casado. E que ele devia era estar a pensar na mue dele. Ri-me a bandeiras despregadas. Aquilo realmente tinha grava, embora de uma maneira um bocado ordinoria. E era bom poder rir-me vontade sem ter a sensavo de que alguva estava a chegar fosforos em chama os minhas partes baixas. O Bill foz coro comigo, e depois despejou o resto do cafo no choo do potio, que na altura no tinha ninguva, excepto alguns prisioneiros de confiano que por ali arrastavam os pos, a maioria deles vivendo na prisvo ho mais de um milhar de anos, ou coisa no gonero.

Os trovões faziam-se ouvir © distôncia, e uns quantos relômpagos dispersos atravessaram o côu pardacento acima de nôs. O Bill ergueu o olhar pouco © vontade e com o riso a morrer-lhe nos lôbios.

- No entanto, deixa-me que te diga uma coisa - acrescentou. - Este tempo no me agrada muito. Do a sensao de que esto prestes a acontecer alguma coisa. Alguma coisa mo.

207

Ele tinha toda a raz®o. A coisa m® aconteceu precisamente por volta das dez e um quarto dessa mesma noite. Foi a essa hora que o Percy matou o Mister Jingles.
10

De in@cio tudo indicava que aquela noite seria bastante boa, apesar do calor abafado - o John Coffey estava como sempre, calado, o Bill Selvagem preparava-se para entrar na

pele do Bill Moderado, e o Delacroix mostrava um moral elevado para um homem que tinha um encontro marcado com a Velha Fa@sca dali a pouco mais de vinte e quatro horas.

Ele compreendia aquilo que o aguardava, pelo menos dentro dos parêmetros mais bêsicos; jê tinha encomendado chili para a êltima refeiêo e dera-me instruêo es especiais a serem transmitidas ao pessoal da cozinha.

- Diga-lhes para carregarem no picante - pediu ele. - Diga-lhes que quero daquele que salta na garganta e pergunta como ve que temos passado... daquele verde, nvo do fraco. Essa coisa apodera-se de mim como um filho da puta, no dia seguinte nvo sou capaz de sair da retrete, mas nvo me parece que desta vez vvo ter problemas com isso, nest-ce pas?

A maioria dos condenados preocupa-se com a imortalidade das suas almas com uma espêcie de ferocidade, mas o Delacroix ignorou as minhas questêes quanto êquilo que desejava para conforto espiritual nas êltimas horas de vida. Se "aquele tipo", o Schuster, tinha sido suficientemente bom para o "Grande Chefe" Bitterbuck, concluiu o Del, entêo tambêm seria suficientemente bom para si. Nêo, aquilo que para ele era realmente importante - tenho a certeza que jê adivinharam a que ê que estou a referir-me - era o que viria a acontecer ao Mister Jingles depois de ele, Delacroix, ter ido para o outro mundo. Eu estava acostumado a passar longas horas junto dos condenados, na noite anterior ê sua êltima caminhada; contudo, era a primeira vez que passava essas longas horas a ponderar no destino a dar a um rato.

O Del avaliou possibilidade ap®s possibilidade, considerando pacientemente cada hip®tese na sua mente um tanto obtusa. E enquanto ia pensando em voz alta, desejando assegu

rar-se de que no faltaria nada ao seu animal de estimação, como se este fosse uma crianção que acabaria por ter de ir para a universidade, atirava o carretel colorido contra uma parede. De cada vez que o fazia, o Mister Jingles corria atrês do objecto, parava-o e em seguida fazia-o rolar atê aos pês do Delacroix. Ao fim de algum tempo, aquilo começou a bulir-me com os nervos - primeiro foi o ruêdo que o carretel fazia quando batia contra a parede de pedra, depois era o barulho quase imperceptêvel das patas do Mister Jingles a correr. Embora aquela habilidade fosse muito engraçada, ao fim de mais ou menos noventa minutos começava a perder interesse. E o rato parecia nunca se sentir cansado. De vez em quando fazia uma pausa para se refrescar com um pouco de êgua do pires de cafê que o Delacroix tinha apenas com essa finalidade, ou para tasquinhar uma migalha do rebuçado amarelado de hortelê-pimenta, e regressava de imediato ê sua habilidade. Por vêrias vezes estive para dizer ao Delacroix que parasse um pouco

com aquilo, mas em cada uma dessas ocasi@es recordei a mim mesmo que ele s@ dispunha daquela noite e do dia seguinte para poder fazer o truque do carretel com o Mister Jingles.

No entanto, jo proximo do fim começou a ser-me francamente difecil manter esse pensamento em mente - sabem como o quando um barulho se repete indefinida e monocordicamente. Ao fim de algum tempo ficamos com os nervos o flor da pele. Apesar de todas as considerações, comecei a dizer de minha justica, mas ento houve algo que me fez olhar por cima do ombro para fora da cela. O John Coffey encontrava-se de po junto das barras da porta da sua cela, do outro lado do corredor, abanando a cabeca na minha direcco: para a direita, para a esquerda e de volta ao centro. Como se tivesse lido os meus pensamentos, dizendo-me que deveria reconsiderar o que estava prestes a dizer.

Assegurar-me-ia de que o Mister Jingles era entregue ve tia solteirona do Delacroix, disse eu, a mesma que lhe havia enviado o saco grande cheio de rebuvados. O carretel colorido tambom seguiria com o rato, atvemesmo a sua "casa" - entretanto, tonhamos feito uma colecta, acabando de vez com a reivindicação do Pouca Terra sobre a caixa de Coronas. Não, dissera o Delacroix depois de ter meditado um pouco (nesse interior, tivera tempo para lanvar o carretel contra a parede, pelo menos cinco vezes, com o Mister Jingles a empurro-lo com o focinho ou a fazo-lo rodar com as patas, para junto dele), isso não resultaria. A tia Hermione jo era demasiado velha, nunca conseguiria compreender os modos atrevidos do 208

208

Mister Jingles, e o que seria dele se lhe sobrevivesse? No, no, a tia Hermione estava absolutamente fora de questo. E se um de nos ficasse com o rato?, perguntei. Um dos guardas prisionais? Poderoamos manto-lo mesmo ali, no Bloco E. No, recusou o Delacroix, agradecendo-me o pensamento generoso, certainement, mas o Mister Jingles era um rato que ansiava pela liberdade. Ele, Eduard Delacroix, sabia isso, porque o Mister Jingles - com certeza que jo tinham adivinhado - lhe segredara essa informació ao ouvido.

- Muito bem - continuei -, nesse caso, um de n@s lev@-lo-@ para casa, Del. Talvez o Dean. Ele tem um filho ainda pequeno que adoraria ter um rato de estima@o.

Perante aquela sugest**©**o, o Delacroix chegou ao ponto de empalidecer. Um garoto a tomar conta de um roedor de g**©**nio como o Mister Jingles? Como **©** que, em nome de le bon

Dieu, se poderia esperar que um rapazinho tivesse capacidade para o manter amestrado e lhe ensinar novas habilidades? E suponhamos que o garoto perdia o interesse e se esquecia de lhe dar de comer durante dois ou três dias consecutivos? O Delacroix, que tinha assado seis seres humanos em vida, tentando encobrir as provas incriminatêrias do seu primeiro crime, estremeceu, mostrando a delicada repulsa de um ardente antivivisseccionista.

Est® bem, eu pr®prio o levarei para casa, disse-lhe eu (est®o lembrados? Devemos prometer-lhes seja o que for; durante as suas ®ltimas quarenta e oito horas, h® que prometer-lhes

tudo e mais alguma coisa). O que ♥ que ele achava dessa sugest♥o?

- No senhor, chefe Edgecombe - retorquiu o Del num tom de voz onde se adivinhava um pedido de desculpas. Voltou a arremessar com o carretel contra a parede. Este fez rico

chete e rodopiou; em seguida, o Mister Jingles atirou-se ao carretel que nem gato a bofe, empurrando-o com o focinho de regresso ao Delacroix.

- Agrade@o a sua generosidade... merci beaucoup, mas o senhor vive no bosque e o Mister Jingles teria medo de viver dans la for@t. Eu sei, porque...
- Parece-me que sou capaz de adivinhar como 🖟 que soubeste, Del retorqui. O Delacroix acenou com a cabera, exibindo um sorriso rasgado antes de retomar a palavra.

210

- Mas nos vamos arranjar maneira de resolver o problema, Pode crer! - Uma vez mais, lanos o carretel contra a parede. O Mister Jingles lo foi a correr atros dele. Tentei no me retrair.

No fim, foi o Brutal quem salvou o dia. Estivera sentado na mesa do guarda de serviço a ver o Dean e o Harry jogarem es cartas. O Percy também se encontrava presente, e o Brutal, ao fim de verias tentativas, cansou-se de tentar meter conversa com ele, uma vez que as enicas respostas que obtinha eram resmungos amuados. O Brutal veio ate junto de mim e ficou do lado de fora da cela do Delacroix a ouvir a nossa conversa de braços cruzados.

- E que tal a Vila dos Ratos? perguntou o Brutal, interrompendo o sil@ncio que se seguira @ refei@o do Delacroix da minha velha casa, que t@o sinistra era no meio do arvoredo. Lan@ou aquela sugest@o num tom de voz muito casual, como se fosse uma ideia que lhe ocorresse naquele momento.
- A Vila dos Ratos? perguntou o Delacroix, lan@ando ao Brutal um olhar de interesse e p@rplexidade. Mas que Vila dos Ratos @ essa?
- Uma atrac®©o tur®stica que h® na Florida respondeu ele. Parece-me que em Tallahassee. N©o ® verdade, Paul? Em Tallahassee?
- Sim concordei sem hesitato, pensando que Deus deveria abentoar o Brutus Howell. Tallahassee. \$ \$0 um bocado mais abaixo na estrada, logo ao po da universidade dos coes. Ao ouvir aquilo, a boca do Brutal desenhou um trejeito de riso, o que me levou a pensar que desataria a rir, borrando a pintura toda, mas lo conseguiu dominar-se, acenando com a cabela. Calculei que mais tarde iria fartar-me de ouvir falar da universidade dos coes.

Desta vez, o Del no lancou o carretel, embora o Mister Jingles se encontrasse em cima da sua pantufa, com as patas dianteiras erguidas, indicando que esperava avidamente pela oportunidade de poder comecar a correr atros do carretel. O olhar do cajun pousou no Brutal e depois em mim, voltando a concentrar-se no Brutal.

- O que 🛭 que eles fazem na Vila dos Ratos? perguntou ele.
- Achas que acolheriam o Mister Jingles? perguntou-me o Brutal, ignorando a pergunta do Del, mas ao mesmo tempo incentivando-o a continuar. Achas que ele tem o que @ preciso, Paul?

Tentei dar a impress**©**o de que meditava no assunto.

- Sabes - comecei a dizer -, quanto mais penso nisso, mais chego ♥ conclus♥o de que se trata de uma ideia brilhante. - Pelo canto do olho vi o Percy a meio da Milha Verde

(ao passar pela cela do Wharton fez um grande desvio). Encostou um ombro 🕏s barras de uma cela vazia, prestando aten🕫o 🖟 nossa conversa com um sorriso de desprezo nos l�bios.

- O que 🗣 essa coisa da Vila dos Ratos? continuou o Delacroix, ansioso por saber mais pormenores.
- uma atracoro turostica, como jo te disse respondeu o Brutal. Existem lo, oh, no sei bem, talvez uns cem ratos. No te parece, Paul?
- Creio que jû devem ser uns cento e cinquenta reforcei eu. Tem sido um grande sucesso. Tanto quanto sei, estûo a pensar em abrir um na Califûrnia e chamar-lhe Vila dos

Ratos do Oeste; por aqui v@s como o neg@cio tem vindo a prosperar. Os ratos amestrados est@o na moda para a gente inteligente, calculo... embora eu n@o consiga compreender muito bem todo esse entusiasmo.

- O Del estava sentado com o carretel colorido na m\(\hat{v}\)o, olhando para n\(\hat{v}\)s, tendo-se esquecido momentaneamente da sua pr\(\hat{v}\)pria situa\(\hat{v}\)o.
- Eles s $\hat{\mathbf{e}}$  aceitam os ratos mais espertos acrescentou o Brutal num tom de advert $\hat{\mathbf{e}}$ ncia -, os que sabem fazer habilidades. E n $\hat{\mathbf{e}}$ o podem ser ratos brancos, porque esses vendem-se nas lojas.
- Sim, vendem-se nas lojas, aposto que sim! atalhou o Delacroix com toda a veem@ncia. Odeio esses ratos das lojas!
- E h♥ l♥ uma... continuou o Brutal com o olhar fixo ♥ dist♥ncia, como se imaginasse a cena. Existe uma tenda onde entramos..:
- Sim, sim, como se fosse num circo! @ preciso pagar para entrar?
- Est@s a gozar comigo? ② claro que ③ preciso pagar para entrar. Dez centavos por pessoa, dois centavos para as crian⊕as. E h⑥ uma esp@cie de cidade feita de caixas de ba

quelite e rolos de papel higi@nico, com janelas feitas de vidro de folha de mica para podermos ver os ratos no interior... - Sim! Sim!... - Naquele momento, o

Delacroix tinha entrado em 🕏 xtase. Em seguida, voltou-se para mim. - Que vidro 🕏 esse?

- 🖟 como as portas dos fornos que deixam ver para dentro expliquei.
- -. Ah, estou a ver! Essa merda! Fez um gesto com a mo ao Brutal, querendo que ele prosseguisse, enquanto os olhinhos de contas negras do Mister Jingles quase descreviam uma volta completa dentro das Orbitas, tentando no perder de vista aquele carretel. Era uma cena deveras engrao ada. Entretanto, o Percy aproximouse um pouco mais, como se quisesse observar melhor; vi que o John Coffey lhe franzia o sobrolho, mas eu estava demasiado embrenhado na fantasia do Brutal para prestar mais atenco ao que se passava. Aquela situació conferia ao facto de dizer aos condenados tudo o que queriam ouvir uma dimenso inteiramente nova, e todo eu era admirao, acreditem.
- Pois bem continuou o Brutal -, temos a cidade dos ratos, mas aquilo de que os mi@dos gostam verdadeiramente @ o Circo da Vila dos Ratos, onde h@ ratos que andam de baloi@o, outros que rolam em cima de pequenos barris, outros que empilham moedas...
- Sim, visso mesmo! Esse vique vio lugar para o Mister Jingles! retorquiu o Delacroix, todo excitado. Os seus olhos cintilavam e as suas faces tinham ficado muito ruborizadas. Achei que o Brutus Howell era uma espvicie de santo. Sempre vais acabar por ir parar a um circo de ratos, Mister Jingles! Vais passar a viver numa cidade de ratos na Florida! Com todas as janelas de vidro de folha de mica! Hurra!!!

Arremessou o carretel com mais for@a do que o habitual. Atingiu a parede na zona inferior, fez ricochete de uma forma estranha e foi projectado por entre as barras da porta da cela do Delacroix, indo parar @ Milha. O Mister Jingles n@o hesitou em ir a correr atr@s do carretel, e o Percy viu ali a sua grande oportunidade.

- Noo, grande idiota! - berrou o Brutal, mas o Percy noo lhe prestou a monima atenoo o. Assim que o Mister Jingles chegou junto do carretel, demasiado concentrado no ob

jecto para se aperceber de que o seu velho inimigo se encontrava por perto, o Percy colocou-lhe em cima a sola dura do seu pesado sapato preto de trabalho. Ouviu-se um estalar bastante aud@vel quando a espinha do Mister Jingles se partiu, tendo come@ado a jorrar-lhe logo sangue da boca. Os seus pequenos olhos negros imobilizaram-se esbugalhados nas @rbitas; neles li uma express@o de agonia e de surpresa que era demasiado humana. 212

213

O Delacroix gritou de dor e de horror-. Lan©ou-se contra a porta da cela, enfiando os bra©os por entre as barras de ferro, esticando-se tanto quanto poss©vel e gritando vezes sem conta o nome do rato.

O Percy voltou-se para ele com um sorriso nos l©bios. - J© est© - disse ele, dirigindo-se a n©s tr©s. - Sabia que acabaria por apanh©-lo. Na verdade, era uma quest©o de tempo. - Virou costas e come©ou a andar pela Milha Verde sem pressa, deixando o Mister Jingles estendido em cima do lin©leo, no meio de uma po©a do seu pr©prio sangue.

Parte Quatro

## A M® MORTE DO EDUARD DELACROIX

Pondo de parte toda esta outra escrita, tenho vindo a manter um pequeno di@rio desde que fixei resid@ncia em Georgia Pines - nada de muito importante, s@ uns dois par@grafos por dia, em grande parte acerca das condi@@es do tempo - e ontem ao fim do dia passei-lhe uma vista de olhos. O meu objectivo era saber h@ quanto tempo @ que os meus netos, Christopher e Danielle, me tinham for@ado a vir para este lar.

- © para o seu pr©prio bem, av© - haviam eles dito na altura. © claro que disseram. N©o © isso o que a maior parte das pessoas costuma dizer, quando finalmente conseguem ver-se livres de um problema que anda e fala?

Passaram pouco mais de dois anos. Mas o mais estranho que no sei se realmente parece que jo passaram dois anos, mais tempo, ou menos. Tenho a sensação de que o meu sentido da passagem do tempo esto a liquefazer-se, tal como o boneco de neve de uma criança que se derrete com o degelo de Janeiro. Como se o tempo, como sempre foi, tenha deixado de existir. Aqui existe apenas o Tempo de Georgia Pines, que co mesmo que dizer, o Tempo do Homem Velho, o Tempo da Senhora de Idade e o Tempo de Mijar na Cama. O resto... desapareceu por completo. Este co um lugar perigoso. Ao princopio no nos apercebemos disso, pensamos que co apenas um lugar enfadonho que se deve temer tanto como um jardim-infantil durante a hora da sesta; contudo, co perigoso, sem dovida. Jo tive ocasico de ver muita gente entrar num estado de senilidade desde que aqui cheguei e co vezes isso no se processa com suavidade - co vezes afundam-se co velocidade de um submarino a mergulhar no menor espaço de tempo possovel. Essas pessoas do entrada aqui em condições de saçõe bastante razoroveis -

com o olhar um pouco opaco, grudadas v bengala, talvez um pouco soltos dos intestinos, mas, fora isso, bem - e depois passa-se qualquer coisa com elas. Um mos mais tarde so conseguem estar sentados na sala da televiso, a olhar fixamente para o ecro com uma expresso abstracta, o queixo descado e um copo de sumo de laranja esquecido na moo, e que entretanto se inclinou e começou a gotejar. Um mos depois, o necessorio dizer-lhes os nomes dos filhos quando estes vom visito-los. E um mos depois o raio dos seus proprios nomes que o preciso recordar-lhes. De facto, ho qualquer coisa que lhes acontece: o Tempo em Georgia Pines o que lhes acontece. A passagem do tempo por aqui assemelha-se a um ocido fraco que primeiro apaga a memoria, e que em seguida elimina o gosto pela vida.

🛭 necess�rio lutar contra esse estado m�rbido. 🗣 o que eu digo constantemente 🗣 Elaine Connelly, a minha amiga muito especial. No que me diz respeito, a situa👀 melhorou desde que comecei a escrever sobre o que me aconteceu em 1932, o ano em que o John Coffey chegou 🖟 Milha Verde. Algumas destas recorda 🚱 es s 🗣 o horrorosas, mas o certo 🛭 que as sinto a aquear-me a memeria e o meu estado de alerta, da mesma forma que o qume de uma faca afia a ponta de um lipis, e si por isso compensam o sofrimento que causam. No entanto, a escrita e a mem@ria por si st nto sto o suficiente. Tambtm tenho um corpo, independentemente do quanto hoje em dia ele possa ser grotesco e estar deteriorado, e eu exercito-o tanto quanto poss@vel. De in@cio foi dif@cil - os velhos jarretas como eu n@o s@o muito dados ao exerc**0**cio f**0**sico, quando este **0** feito sem um incentivo - mas agora **0**-me mais f@cil, uma vez que passou a existir uma finalidade nos meus passeios. Costumo sair antes do pequeno-almo $\hat{\pmb{v}}$ o - na maior parte dos dias, assim que a manh♥ come♥a a despontar - para dar o meu primeiro passeio. Esta manh♥ estava a chover e o tempo h@mido provoca-me dores nas articula@@es, mas vesti um imperme@vel que estava pendurado no bengaleiro 🛭 porta da cozinha, e mesmo com o tempo chuvoso sa@. Quando um homem tem uma tarefa a cumprir, esta tem de ser levada a cabo, e se isso lhe causar dores, pois bem, tanto pior. Al@m do mais, h� que levar em considera��o todas as compensa��es. A principal � consequirmos manter esse sentido do Tempo Verdadeiro, ao contr**©**rio do Tempo em Georgia Pines. E al@m disso, a chuva agrada-me, com dores ou sem dores. Especial 218

mente, vs primeiras horas da manhv, quando o dia ainda v jovem, e nos dv a impressvo de estar repleto de possibilidades, atv mesmo para um velhote desgastado como eu.

Atravessei a cozinha, detendo-me para implorar a um dos cozinheiros, de olhos ainda meio adormecidos, que me desse duas torradas, e sa@. Percorri o campo de jogos e parte do pequeno campo de golfe coberto de ervas. Por detr@s dessa @rea existe um arvoredo de pequenas dimens@es, com uma vereda estreita e sinuosa, assim como dois barrac@es que j@ n@o s@o utilizados, e que se v@o deteriorando com a passagem do tempo. Num passo lento, percorri este caminho, escutando o gotejar da chuva, suave e envolto em mist@rio, a tombar sobre os pinheiros, enquanto ia trincando as torradas com os poucos dentes que me restam. Sentia dores nas pernas, mas estas n@o eram muito intensas e conseguiam suportar-se. De uma maneira geral, sentia-me bastante bem. Inspirei o ar h@mido e pardacento t@o profundamente quanto me foi poss@vel, os meus pulm@es engolindo-o como se fosse

comida.

Quando cheguei ao segundo dos velhos barrac@es que mencionei, entrei durante algum tempo e tratei do que tinha a tratar ali.

Vinte minutos mais tarde, quando voltei vereda por onde tinha ido, comecei a sentir o bichinho da fome a agitar-se no meu estêmago; pensei que jê me apetecia alguma coisa um pouco mais substancial do que as torradas. Talvez uma tigela de papas de aveia, ou mesmo um ovo mexido com uma salsicha ao lado. Gosto de salsichas, sempre gostei, mas hoje em dia, se por acaso como mais do que uma, tenho propenseo a ficar com diarreia. No entanto, se uma neo deveria causar-me transtorno. Em seguida, com a barriga cheia e com o ar hêmido ainda a espevitar-me o cerebro (ou assim o esperava), tencionava ir para o solêrio comeêar a escrever sobre a execuêro do Eduard Delacroix. Fê-lo-ia o mais depressa possêvel, para neo perder a coragem.

Quando voltei a atravessar o campo de jogos, em direcco porta da cozinha, era o Mister Jingles que me preenchia os pensamentos - a maneira como o Percy Wetmore o tinha es magado com o sapato, partindo-lhe a espinha, e de como o Delacroix havia desatado a gritar ao dar-se conta daquilo que o seu inimigo fizera - e so dei pela presenca do Brad Dolan, que estava meio oculto pelos contentores do lixo, quando ele subitamente me agarrou pelo pulso.

- Com que ent@o sa@ste para dar um pequeno passeio, n@o @ verdade, Paulie? - perguntou ele.

Dei um safanço, soltando o pulso, sobressaltado - qualquer pessoa apanhada de surpresa faria a mesma coisa - mas nço sç. Recordam-se de que eu estivera a pensar no Percy

Wetmore, e de cada vez que vejo o Brad lembro-me logo do Percy. Isso deve-se em parte ao facto de o Brad andar sempre com um livro de bolso enfiado na algibeira (no caso do Percy era sempre uma revista de aventuras; com o Brad so livros de anedotas que so tom grava no caso de se ser estopido, ou ter mau coravo), e maneira como ele se comporta, como se fosse o maior, mas principalmente por ele ser matreiro e ter prazer em fazer mal aos outros. Reparei que acabara de pegar ao trabalho - nem sequer ainda tivera tempo de vestir o uniforme branco de servente do lar. Trazia um par de calvas de ganga e uma camisa grosseira. Numa das mos tinha o que restava de um bolo que roubara da cozinha. Estivera debaixo do beiral a como-lo, para se proteger da chuva. E para poder observar a minha chegada, nesta altura estou bem certo disso. Tambom estou certo de outra coisa: preciso de ter cuidado com o Brad Dolan. Ele no gosta muito de mim. No sei por que razo, mas tambom nunca cheguei a saber porque que o Percy Wetmore sempre antipatizara com o Delacroix. Na realidade, antipatia que na palavra demasiado fraca. O Percy odiara o Del com todas as veias da sua alma desde o primeiro instante em que o pequeno francio surgira na Milha Verde.

- O que ve que se passa com esse impermevel que trazes vestido, Paulie? perguntou ele, sacudindo a gola. Nvo ve teu. Tirei-o do corredor, junto ve porta da cozinha repliquei. Detesto que ele me chame Paulie e estou convencido de que ele estve bem ciente disso, mas raios me partissem se eu lhe daria a satisfavo de aludir ao assunto. Hve imensos impermeveis pendurados no bengaleiro. Seja como for, nvo estou a danificve-lo, nvo te parece? E ve exactamente para a chuva que eles se destinam.
- Mas no foram feitos para ti, Paulie retorquiu ele com um pequeno sorriso de desdom. Ao que esto o busolis. Esses impermeoveis so para os empregados e no para os residentes.
- Continuo sem compreender que mal Q que posso ter feito. Ele lanQou-me um sorriso por entre os lQbios cerrados.
- Isto no tem nada a ver com mal, mas sim com os regulamentos. O que seria a vida sem regulamentos? Paulie, Paulie, Paulie. Abanou a cabera, como se se o facto de ser forrado a olhar para mim fizesse com que lamentasse estar vivo. Provavelmente, estes convencido de que um peido velho como tu no tem de se preocupar mais com os regulamentos, mas isso no verdade. Paulie. A sorrir para mim. Antipatizando comigo. Talvez chegasse ao ponto de me odiar. E porque? No sei. Por vezes no ho qualquer motivo. Esse que ve o aspecto assustador da questro.
- Bom, lamento muito se desobedeci aos regulamentos continuei. A minha voz

saiu choramingada e um pouco esgani@ada; detestei-me por ter falado daquela maneira, mas j@ sou velho e as pessoas de idade choramingam com facilidade. As pessoas velhas assustam-se com facilidade.

- As tuas desculpas so aceites disse o Brad com um acenar de cabela. Agora vai pendurar isso. Em qualquer dos casos, no tens nada que andar a passear chuva. Muito em especial, naquele arvoredo. E se escorregasses e calsses, fracturando o raio da bacia? Hem? Quem que pensas que seria obrigado a arrastar a tua velha carcala pela colina acima?
- -No sei respondi-lhe. O meu onico desejo era afastar-me dele. Quanto mais o ouvia falar, mais o achava parecido com o Percy. O William Wharton, o tresloucado que estivera na Milha Verde durante o Outono de 32 numa ocasiço agarrou no Percy e assustou-o tanto que ele mijou nas caloas. Se falarem disto a alguom, dissera-nos o Percy depois do ocorrido, daqui a uma semana esto na bicha para a sopa dos pobres. Agora, depois de decorridos todos esses anos, eu quase conseguia ouvir o Brad Dolan a articular aquelas mesmas palavras, exactamente no mesmo timbre de voz. \$ como se, ao escrever sobre esses tempos passados, eu tivesse aberto uma porta medonha que ligava o passado ao presente o Percy Wetmore ao Brad Dolan, a Janice Edgecombe o Elaine Connelly, a penitenciória de Cold Mountain ao lar da terceira idade de Georgia Pines. Se este pensamento no me mantiver acordado o noite, estou em crer que nada o consequiro.

Fiz menço de entrar pela porta da cozinha, e o Brad voltou a agarrar-me pelo pulso. No sei quanto o primeira vez, mas desta feita ele fo-lo de proposito, apertando-me o pulso ato me magoar. Os seus olhos percorriam tudo em seu redor, certificando-se que no havia ninguom por ali com aquele

tempo hûmido do inûcio da manhû, ninguûm que pudesse testemunhar que ele estava a abusar de uma das pessoas de idade das quais deveria cuidar.

- O que vais que fazes quando vais por aquele caminho? perguntou ele. Eu sei que nvo vais por ali para bateres uma punheta, esses dias hv muito que ficaram para tros. Portanto, o que vais fazer?
- Nada respondi, dizendo a mim mesmo que me acalmasse, para n $\hat{\mathbf{e}}$ o lhe dar a mostrar o quanto estava a magoar-me; era preciso manter a calma, ter em mente que ele s $\hat{\mathbf{e}}$

mencionara a vereda e n\( \epsilon \) dissera nada sobre o barrac\( \epsilon \) . - Vou s\( \epsilon \) passear. P\( \epsilon \) r as ideias em ordem.

- 🖟 tarde de mais para isso, Faulie, a tua mente nunca voltar 🖟 a pensar com clareza. Uma vez mais, apertou o meu pulso de homem fragilizado pela idade, fazendo press 🖟 o
- sobre os ossos quebradiĝos, sempre a olhar de um lado para o outro para se assegurar de que ninguêm presenciava aquela cena. O Brad não receava infringir os regulamentos; o seu ênico receio era ser apanhado a fazê-lo. Atê nisso ele agia como a Percy Wetmore, o qual nunca permitia que ninguêm se esquecesse que ele era sobrinho do governador do estado. Têo velho como ês, ê um autêntico milagre que sejas capaz de te recordar de quem ês. ês demasiado velho. Atê mesmo para um museu como este. Causas-me arrepios na espinha, Paulie.
- Larga-me ripostei, tentando falar numa voz que no fosse choramingada. O que no se devia apenas ao meu orgulho. Pensei que se ele o detectasse poderia ficar todo inflamado, da mesma forma que o cheiro do suor pode, por vezes, inflamar um co de maus flgados um co que, noutras circunstências, se limitaria a rosnar levando-o a morder. Aquilo trouxe-me o recordação a imagem do reporter que
- fizera a cobertura do julgamento do John Coffey. O rep@rter era um homem horroroso de nome Hammersmith, e a coisa mais horr@vel acerca dele @ que nunca se apercebera de como era horroroso.

Em vez de me soltar, o Dolan voltou a apertar-me o pulso. Comecei a gemer. No queria fazer tal coisa, mas foi mais forte do que eu. As dores percorreram-me o corpo ato aos tornozelos.

- O que 🖟 que costumas fazer ali em baixo, Paulie? Diz-me. - Nada! - respondi. NĜo chorava, ainda nĜo, mas re

ceava que isso viesse a acontecer dentro em pouco, caso ele continuasse a magoar-me daquela maneira. - Nada, limito-me a passear, eu gosto de passear, larga-me o pulso!

Ele acedeu, mas somente pelo tempo suficiente para poder agarrar-me pela outra  $m\hat{v}$ o. Essa estava fechada num punho. - Abre-a - disse ele. - Deixa o pap $\hat{v}$  ver o que  $\hat{v}$  que tens a $\hat{v}$ .

Obedeci-lhe, o que lhe provocou um resmungo de nojo. Eram se os restos da minha segunda torrada. Quando ele comeeara a apertar-me o pulso esquerdo,. eu cerraraa na outra meo e, como estava barrada de manteiga - que e como quem diz... com um sucedeneo, como e evidente, eles ali neo tinham manteiga da verdadeira - lambuzara-me os dedos.

- Vai para dentro e lava a porcaria das m@os ripostou ele, retrocedendo e dando outra dentada no seu bolo. Jesus Cristo!
- Subi os degraus. Sentia as pernas a tremer, e o meu coraçõo pulsava como um motor que tivesse volvulas que no vedassem e pistões velhos. Enquanto rodava a maõaneta que abriria a porta da cozinha eme proporcionaria segurano o Dolan continuou a falar.
- Se contares a algu@m que eu te torci esse pulso velho, Paulie, eu digo-lhes que andas a ver coisas. O in@cio da dem@ncia provocada pela senilidade, muito plausivelmente. E sabes que eles acreditar@o em mim. Se por acaso houver n@doas negras, pensar@o que foste tu que as fizeste a ti pr@prio.
- Sim. Aquilo era verdade. E, uma vez mais, poderia muito bem ter sido o Percy Wetmore a proferir aquelas palavras, um Percy que conseguira manter-se jovem e mal@volo, enquanto eu tinha envelhecido, ficando com um corpo fr@gil.
- N�o tenciono dizer nada seja a quem for repliquei entre dentes. N�o tenho nada a dizer.
- © isso mesmo, minha velha do@ura. A sua voz era suave e mordaz, a voz de um mentecapto (para utilizar o termo do Percy) que estava convencido que se manteria jovem para sempre. E podes crer que vou descobrir o que © que andas a tramar. No hei-de descansar at© saber. Est©s a ouvir o que te digo? Estava e muito bem, mas no lhe daria a satisfa©o de lho dizer. Entrei, atravessando a cozinha (chegava-me ©s narinas o aroma dos ovos e das salsichas, mas eu entretanto tinha

222

perdido o apetite), e pendurei o imperme@vel no cabide. Em seguida, subi as escadas at@ ao meu quarto - descansando em cada degrau e dando tempo ao meu cora@o para que se acalmasse - afim de ir buscar o meu material de escrita. Desci at@ ao sol@rio; preparava-me para me sentar @ pequena mesa junto das janelas, quando a minha amiga Elaine enfiou a cabe@a pela porta entreaberta. Tinha um aspecto fati

gado e, pensei, pouco saud@vel. Penteara os cabelos mas continuava com o roup@o vestido. N@s, as velhas do@uras, n@o costumamos estar com muitas cerim@nias, quanto ao traje que envergamos; na maior parte dos casos, n@o podemos dar-nos a esse luxo.

- No quero incomodar disse ela -, estou a ver que estos a preparar-te para come $\hat{\mathbf{e}}$ ar a escrever...
- N�o digas disparates repliquei. Tenho tempo de sobra. Entra.
- O que a Elaine fez, mas continuando junto 🕏 porta.
- E que n©o consegui dormir... outra vez. E por acaso olhei pela janela ainda n©o h© muito tempo... e...
- E viste o Dolan e eu prêprio embrenhados numa pequena conversa deveras agradêvel continuei. Esperava que ela se houvesse limitado a observar; que a janela dela se ti
- vesse mantido fechada, impedindo-a de me ouvir a choramingar, pedindo ao homem que me largasse.
- No me parece que tenha sido agradovel nem to-pouco amigovel acrescentou ela. Paul, esse Dolan tem andado por ao a fazer perguntas a teu respeito. Fezme pergun

tas sobre ti, na semana passada. Na altura n $\hat{v}$ o pensei muito no assunto, pois acho que ele  $\hat{v}$  muito bisbilhoteiro em rela $\hat{v}$ o  $\hat{v}$ s outras pessoas, mas agora estou com algumas d $\hat{v}$ vidas.

- Fez perguntas sobre mim? So esperava que a minha voz no desse a entender o mal-estar que me invadira. A perguntar o quo?
- Para come@ar, queria saber onde @ que vais quando d@s os teus passeios. E

tambûm por que razûo vais passear. Tentei rir-me sem grande @xito.

- A@ est@ um homem que n@o acredita nos beneficios do exerc@cio f@sico.
- Ele pensa que tu tens um segredo. A Elaine fez uma pausa. E eu tamb@m. Abri a boca - n@o sei bem para dizer o qu@ - mas a Elaine ergueu uma das suas m@os enodadas, mas t@o estra
- nhamente bonitas, antes de eu ter oportunidade de proferir uma ênica palavra.
- Se for esse o caso, no pretendo saber o que 0, Paul. Os teus assuntos s0 a ti dizem respeito. Foi assim que fui educada, embora isso no aconte0a com toda a gente. Tem cuidado. Era s0 o que queria dizer-te. E agora vou deixar-te sozinho com a tua escrita.

A Elaine voltou-se, fazendo menêro de se ir embora; antes que pudesse transpor a porta, chamei-a. Virou-se para mim com uns olhos inquiridores.

- Quando eu terminar o que tenho andado a escrever... comecei a dizer, abanando ligeiramente a cabe@a. Aquilo era incorrecto. Se eu conseguir acabar o que tenho andado a escrever, estarias disposta a l@-lo?
- Pareceu ter ficado a pensar no assunto; ao fim de algum tempo, brindou-me com aquela espêcie de sorriso por que um homem se poderia apaixonar facilmente, atê mesmo um homem envelhecido como eu prêprio.
- Para mim, isso seria uma honra respondeu a Elaine por fim.
- © prefer©vel leres antes de come©ares a falar em honras retorqui, pensando na morte de Delacroix.
- Seja como for, gostaria de ler os teus escritos continuou ela. Cada palavra. Prometo. Mas primeiro tens de acabar de escrever.
- Com aquelas palavras, deixou-me sozinho, mas ainda decorreu muito tempo at@ que come@asse a escrever qualquer coisa. Fiquei sentado a olhar pela janela durante quase uma hora, batendo com a caneta contra a mesa, observando o dia pardacento a iluminar-se um pouco por breves instantes, a pensar no Brad Dolan, o qual me chama Paulie e nunca se cansa das piadas sobre os chinocas, os saloios e os negros, a pensar no que a Elaine Connelly tinha acabado de me dizer. Ele pensa que tu tens um segredo. E eu tamb@m.
- Talvez eu tivesse. possêvel que sim. E, como evidente, o Brad Dolan queria conhecê-lo. Neo porque pensasse que era importante (e calculo que neo fosse, excepto para mim), mas se porque pensava que os velhos como eu neo deviam ocultar segredos. Teo-pouco devem tirar os impermeeveis dos bengaleiros junto da porta da cozinha. Ou ficar com a ideia de que os da nossa igualha continuam a ser seres humanos. E por que razeo neo deveria ser-nos permitido tal ideia? Ele 224

n�o sabe. E tamb�m nesse aspecto � muito parecido com o Percy.

225

Por conseguinte, os meus pensamentos, como as eguas que dobram o cotovelo de um rio, regressaram finalmente ao ponto onde haviam estado na altura em que o Brad Dolan es tendera a meo, perto da cozinha, para me agarrar o pulso: ao Percy, ao Percy Wetmore, o homem de esperito maldoso, e e forma como ele exercera a sua vinganea sobre alguem que ousara rir-se de si. O Delacroix estava a lanear o carretel de cores garridas - aquele que o Mister Jingles ia buscar a correr - quando este fez ricochete na parede da cela, e saltou para o corredor. Neo foi necesserio mais nada; o Percy viu ali a sua grande oportunidade.

- Noo, grande idiota! berrou o Brutal, mas o Percy noo lhe prestou a monima atenco. Assim que o Mister Jingles chegou junto do carretel, demasiado concentrado no ob jecto para se aperceber de que o seu velho inimigo se encontrava por perto, o Percy colocou-lhe em cima a sola do seu pesado sapato preto de trabalho. Ouviu-se um estalar bastante audovel quando a espinha do Mister Jingles se partiu, tendo comecado a jorrar-lhe logo sangue da boca. Os seus pequenos olhos negros imobilizaram-se esbugalhados nas orbitas; neles li uma expresso de agonia e de surpresa que era demasiado humana.
- O Delacroix gritou de dor e de horror. Lan**©**ou-se contra a porta da cela, enfiando os bra**©**os por entre as barras de ferro, esticando-se tanto quanto poss**©**vel e gritando vezes sem conta o nome do rato.
- O Percy voltou-se para ele com um sorriso nos l©bios. Tamb©m se virou para o Brutal e para mim.
- Jŵ estŵ disse ele. Sabia que acabaria por apanhŵ-lo. Na verdade, era uma

quest**o** de tempo. - Virou costas e come**o** a andar pela Milha Verde, sem pressa, deixando o

Mister Jingles estendido em cima do lin@leo, o sangue vermelho a derramar-se por cima do verde.

O Dean levantou-se da mesa do quarda de serviço, batendo com o joelho num dos cantos, fazendo tombar o baralho de cartas com que tinha estado a jogar, que se

todas as direcoles. Nem o Dean nem o Harry, que estavam quase a terminar o seu turno, prestaram a m@nima aten@@o @s cartas.

- O que 🛭 que fizeste desta vez? - gritou o Dean ao Percy. - Que porra 🖟 que fizeste desta vez, meu estupor? O Percy n�o lhe deu resposta, passando junto da secret@ria a acamar o cabelo com os dedos. Atravessou o meu gabinete em direc��o 🕏 sala da arrecada🗘🗘o.

Foi o William Wharton guem respondeu no seu lugar. - Chefe Dean? Parece-me que o que ele fez foi ensinar a um certo franci@ que este n@o @ muito esperto quando se ri dele - disse o Wharton, desatando a rir-se. Foi uma boa gargalhada, um riso do campo, jovial e profundo. Conheci pessoas ao longo desse per**ĝ**odo da minha vida (na sua maioria, pessoas deveras assustadoras), que se pareciam normais quando se riam. O Bill Selvagem era uma delas.

Uma vez mais, cheio de perplexidade, baixei o olhar at@ ao rato. Continuava ainda a respirar; viam-se pequenas got@culas de sangue entre os filamentos dos seus bigodes, e os olhos, que at@ ent@o tinham estado brilhantes que nem pequenas contas negras, come@avam a ficar toldados. O Brutal apanhou do ch@o o carretel colorido, olhou para o objecto e depois fitou-me. Mostrava-se to aparvalhado quanto eu prêprio. Atrês de nês, o Delacroix nêo parava de gritar, dando largas a todo o desgosto e horror que sentia. N∲o se tratava apenas do rato, como 🖟 🗘 bvio. O Percy havia destru🏟 do o mecanismo de defesa do Delacroix, e todo aquele horror brotava do seu interior. Mas o Mister Jingles era o centro de todos esses sentimentos reprimidos; era horr@vel ouvi-lo.

- Oh, n@o gritava ele repetidamente por entre os berros e as s@plicas balbuciadas e as orações em cajun. - Oh, nço, oh, nço, pobre Mister Jingles, pobre velho Mister Jingles, oh, noo.
- D**@**-mo a mim.

Intrigado com aquela voz profunda e retumbante, ergui o olhar, sem que inicialmente soubesse a quem pertencia. Deparei com John Coffey. 🖟 semelhan🗘 a do Delacroix, tambêm enfiara os braêos por entre as barras da porta da cela, mas ao contrêrio do Del, ele nêo os abanava. Limitava-se a mantê-los estendidos têo longe quanto podia, com as mêos abertas. Era uma postura quase de urgência. O seu timbre de voz possu@a as mesmas caracter@sticas, motivo por que, suponho eu, de

226

227

princopio noo a reconheci como pertenoa sua. Dava a impressoo de ser um homem diferente em relação êquela alma lacrimosa e perdida que ocupara a sua cela durante as **@**ltimas semanas.

- Entregue-mo, Mister Edgecombe! Enquanto ainda se vai a tempo! Foi entlo que me lembrei do que ele fizera por mim, e compreendi. Supus que mal n�o faria, embora estivesse convencido de que tamb⊕m n�o iria servir de muito. Quando apanhei o rato do linlleo, retral-me ao tocar-lhe no corpo - havia tantos ossos quebrados e espetados em vlrios pontos dos quartos traseiros e dianteiros do Mister Jingles, que a sensaçõo era a de agarrar numa almofada de alfinetes coberta de polos. Aquilo no era nenhuma infecoço urinoria. Ainda assim...
- O que ♥ que est♥s a fazer? perguntou-me o Brutal quando coloquei o Mister Jingles na palma da gigantesca m@o direita do John Coffey. - O que raio?... O Coffey recolheu o rato atravês das barras. O animal mantinha-se inanimado na sua mĝo, com a cauda pendurada por cima do arco formado pelo polegar e dedo indicador, a

agitar-se fracamente no ar. Em seguida, o Coffey cobriu a sua m∲o direita com a esquerda, criando uma espêcie de concha, no interior da qual o rato se encontrava deitado. T@nhamos deixado de poder ver o Mister Jingles, v@amos apenas a sua cauda, suspensa e contorcendo-se fracamente na ponta, qual p@ndulo prestes a imobilizar-se. O Coffey ergueu as moos ato ao rosto e, ao fazo-lo, abriu os dedos da direita, criando espacos como os existentes entre as barras da prisco. Naquele momento, a cauda do rato continuava pendurada do lado das moos virado para nos.

- O Brutal aproximou-se de mim, continuando a segurar o carretel colorido.
- O que ♥ que ele pensa que est♥ a fazer? Ch♥uuu fiz-lhe eu.

Entretanto, o Delacroix parara de gritar.

- Por favor, John sussurrou ele. Oh, John ajuda-o, por favor ajuda-o, oh, s'il vous pla@t.
- O Dean e o Harry tinham-se juntado a nês; este êltimo trazia numa das mêos o nosso velho baralho de cartas.
- O que ♥ que se passa? perguntou o Dean; como resposta, limitei-me a abanar a cabe♥a. Uma vez mais, estava a sentir-me hipnotizado, raios me partam se n♥o estava. 228
- O Coffey colocou a boca junto de dois dos seus dedos, inspirando profundamente. Por um momento, tudo se manteve em suspenso. Pouco depois, ergueu a cabera, afastando-a das mos, o que me permitiu ver a expresso de um homem que aparentava estar gravemente doente, ou sob um sofrimento terrovel. Os seus olhos ardentes exibiam uma expresso alerta; os seus dentes superiores mordiam com foro o lobio inferior; as suas faces negras tinham adquirido uma tonalidade desagradovel, que mais se assemelhava a uma pasta de cinzas misturadas com lama. Emitiu um som estrangulado bem do fundo da garganta.
- Adorado Jesus, Senhor e Salvador murmurou o Brutal. Os seus olhos pareciam querer saltar-lhe das @rbitas. O que @ que?... A voz do Harry mais parecia um ladrar. O qu@?
- A cauda! Noo estos a ver? A cauda!
- A cauda do Mister Jingles deixara de se assemelhar a um pêndulo prestes a imobilizar-se, e zurzia vigorosamente de um lado para o outro, como a cauda de um gato pronto a caêar pêssaros. E entêo, do interior das mêos em concha do Coffey, ouviu-se um quinchar perfeitamente familiar.
- O Coffey soltou uma vez mais aquele som estrangulado de quem estava amorda@ado, e rodou a cabe@a para o lado, como um homem que houvesse puxado um jacto de escarros e pretendesse lan@e-lo da boca para fora. Em vez disso, expeliu uma nuvem de insectos negros da boca e do nariz. pelo menos, eu penso que fossem insectos, tal como os outros, mas at@ hoje n@o estou absolutamente certo disso.
- Come@aram a zunir @ sua volta, formando uma nuvem escura que temporariamente obscureceu as suas fei@@es.
- Credo, o que 🛭 aquilo?! perguntou o Dean numa voz esgani�ada e receosa.
- No ho problema ouvi-me eu a dizer. No entres em ponico, esto tudo bem, dentro de alguns segundos desaparecero.
- Tal como na ocasi**®**o em que o Coffey tinha curado a minha infec**®®**o urin**®**ria, os "bichinhos" ficaram brancos e desapareceram.
- Mas que merda 🖟 esta?! sussurou o Harry atnito. Paul? chamou o Brutal numa voz pouco firme. Paul?
- O Coffey voltara a apresentar um bom aspecto eĝmo 229
- um fulano que tivesse conseguido cuspir um bocado de carne que estivera quase a sufocê-lo. Dobrou-se para baixo, colocou junto do chêo as mêos que continuavam a formar uma concha, espreitou por entre os dedos e abriu-as. O Mister Jingles, seo que nem um pero sem o mênimo defeito na espinha nem teo-pouco um enico alto nos quartos comeeou a correr. Deteve-se por breves instantes junto da porta da cela do Coffey, e em seguida atravessou a Milha Verde atê e cela do Delacroix. Quando o rato ia a correr, reparei que ainda tinha algumas gotêculas de sangue agarradas aos bigodes.
- O Delacroix pegou no animal, rindo e chorando ao mesmo tempo, cobrindo o rato com beijos repenicados sem quaisquer mostras de embaraço. O DDean, o Harry e o Brutal obsevavam em silêncio, perplexos. Entêo, o Brutal avançou e entregou ao Delacroix o carretel colorido atravês das barras da cela. De princêpio, este neo reparou; estava demasiado enlevado com o Mister Jingles. Era como um pai cujo filho tivesse acabado de ser salvo de um afogamento. O Brutal bateu-lhe com o

carretel no ombro. O Delacroix olhou, viu o que era, aceitou o carretel e voltou a dedicar toda a sua atenço ao Mister Jingles, acariciando-lhe o polo e devorando-o com os olhos, sentindo necessidade de renovar constantemente a sua percepço de que sim, o rato estava bem de saode, o rato continuava inteiro e em excelente forma.

- Lan@a-o disse o Brutal. Quero ver como @ que ele corre.
- Ele est♥ bem, chefe Howell, ele est♥ bem, louvado seja Deus...
- Lança o carretel repetiu o Brutal, insistente. Faz o que te digo, Del. O Delacroix dobrou-se, um pouco relutante, pois nço desejava que o Mister Jingles voltasse a sair-lhe das mços, pelo menos de momento. Mas entço, com toda a suavidade, arremessou o carretel. Este rolou pelo chço da cela, passando pela caixa de charutos Corona, atç chegar parede. O Mister Jingles foi atrçs do objecto, embora o nço fizesse com a celeridade que demonstrara anteriormente. Dava a impressço de coxear, ainda que ligeiramente, da pata traseira esquerda, pormenor que me despertou mais a atenço do que tudo o resto era, suponho, o que tornava tudo aquilo tço real. Aquele pequeno coxear. No entanto, o rato chegou junto do carretel, agarrou-o

sem problemas e, com o focinho, empurrou-o para junto do Delacroix com o mesmo entusiasmo de sempre. Voltei-me para o John Coffey, que estava junto da porta da cela com um sorriso nos lúbios. Era um sorriso cansado e núo aquele que eu classificaria de realmente feliz; todavia, o sentido de urgûncia que eu lhe vira na fisionomia quando me implorara que lhe entregasse o rato tinha desaparecido, assim como a expressúo de dor e de medo. Uma vez mais, era o nosso John Coffey, com o rosto de quem núo se encontrava ali de corpo e alma e os estranhos olhos que pareciam fitar û distûncia.

- Conseguiste evitar o mal disse eu. No foi, matulo?
- Foi isso mesmo anuiu o Coffey. O sorriso alargou-se um pouco e, durante um momento ou dois, espelhou felicidade. Eu consegui evitar o mal. Eu consegui evitar o mal, consegui evitar o mal no rato do Del. Eu ajudei... A sua voz enfraqueceu incapaz de se recordar do nome.
- O Mister Jingles adiantou o Dean. Observava o John com uns olhos intrigados e cautelosos, como se esperasse que ele ficasse envolto em chamas a qualquer instante, ou que talvez come@asse a flutuar pela cela.
- $\hat{\mathbf{v}}$  isso mesmo disse o Coffey -, o Mister Jingles. Ele  $\hat{\mathbf{v}}$  um rato do circo. Vai viver numa casa com vidros de folha de mica.
- Podes apostar o que quiseres retorquiu o Harry, juntando-se a nês na observação a que submetêamos o John Coffey. Por detrês de nês, o Delacroix deitara-se em cima da sua tarimba com o Mister Jingles em cima do peito. Entoava-lhe uma canção, uma qualquer melodia em francês que parecia ser uma canção de embalar.

Com o olhar, o Coffey percorreu a Milha Verde, detendo-se na mesa do guarda de serviĝo; fitou a porta que dava para o meu gabinete, concentrando-se na sala da arrecadaĝo para lo deste.

- O chefe Percy ♥ mau - disse ele. - O chefe Percy ♥ mau. Pisou o rato do Del. Pisou o Mister Jingles.

E ent©o, antes de lhe podermos dizer fosse o que fosse - isto ©, se tiv©ssemos sido capazes de pensar em alguma coisa para lhe dizer - o John Coffey regressou © sua tarimba, deitou-se e voltou o rosto para a parede.

230

231

3

O Percy encontrava-se de costas para nos quando o Brutal e eu entromos na arrecadação, cerca de vinte minutos mais tarde. Descobrira uma lata de pomada para polir mobolia nu ma prateleira por cima do cesto da roupa onde costumovamos colocar os nossos uniformes (e por vezes, tambom as roupas o paisana; a lavandaria da priso nos se interessava pelo que lavava) e comeo ara a puxar lustro o madeira de carvalho dos pos e dos braços da cadeira eloctrica. Isto, provavelmente, podero parecer-vos aberrante, -talvez ato mesmo macabro, mas, na minha opinio e na do Brutal, aquilo parecia ser a coisa mais normal que o Percy fazia em toda aquela noite. No dia seguinte, a Velha Faosca tinha encontro marcado com o seu poblico, e o Percy, finalmente, poderia dar a impresso de ser

- o respons@vel.
- Percy chamei numa voz calma.

Voltou-se; a pequena canto que tinha estado a trautear morreu-lhe na garganta; olhou para nos. No deparei com o receio de que estivera espera, pelo menos de inocio. Apercebi-me de que o Percy parecia ter envelhecido. O John Coffey tinha razo. De facto, ele tinha um aspecto maligno. A maldade como uma droga - ninguom face da Terra se encontra mais qualificado do que eu para poder dizer isso - e ocorreu-me que, depois de ter experimentado, o Percy ficara viciado naquilo. Sentia prazer no que fizera ao rato do Delacroix. E sentia ainda mais prazer nos gritos de desgosto que o Delacroix soltara.

- No comeces a implicar comigo proferiu ele num tom de voz quase agradêvel. Quer dizer, que diabo, no passava de um rato. Para comeêar, o seu lugar nunca foi aqui, como vocês muito bem sabem.
- O rato estê de boa saêde retorqui. Sentia o coraêêo a bater-me aceleradamente dentro do peito, mas obriguei-me a falar numa voz calma, quase desinteressada. Estê êpti mo. Anda outra vez a correr e a guinchar atrês do carretel. Tu nêo ês melhor a matar ratos do que a fazer a maior parte das outras coisas que fazes por aqui.
- O Percy olhava fixamente para mim, espantado e sem querer acreditar no que eu lhe dizia.
- Est@s @ espera que eu acredite numa coisa dessas.

O raio do animal ficou esborrachado! Eu ouvi o barulho que fez! Portanto, n**o** podes...

- Cala a boca - atalhei.

Olhou para mim de olhos esbugalhados. - O quê? O que ê que acabaste de dizer? Dei um passo, aproximando-me mais dele. Sentia uma veia a latejar a meio da testa. Nêo era capaz de me recordar de qual fora a êltima vez em que me encolerizara.

- No estos satisfeito por o Mister Jingles se encontrar bem de saode? Depois de todas as conversas que tivemos sobre a nossa funço de manter os prisioneiros calmos, em especial quando se encontram proximos do seu fim, pensei que ficarias contente. Aliviado. Porque o Del amanho tero de fazer a caminhada final e tudo o mais.
- O olhar do Percy desviou-se de mim para o Brutal; a sua calma estudada dissolveu-se na incerteza.
- Que raio de brincadeira 🛭 que pensam que est🗘 o a fazer? perguntou ele.
- Nada disto princadeira, meu amigo replicou o Brutal. O facto de pensares que ... pois bem, papenas uma das razões por que no podemos confiar em ti. Queres saber qual pa a verdade? Acho que inspiras piedade.
- Aconselho-te a teres aten®© ao que dizes redarguiu o Percy. Naquele momento, transparecia na sua voz uma certa agressividade. Ao fim e ao cabo, o medo apoderava-se dele a pouco e pouco... medo daquilo que talvez pretend®ssemos dele, medo do que lhe pud®ssemos vir a fazer. Senti-me satisfeito ao detectar aquele medo. Assim era mais f®cil lidar com ele. Eu tenho conhecimentos. Gente importante.
- Assim o dizes, mas 🕏s um grande sonhador acrescentou o Brutal. Dava a impressço de estar prestes a rebentar em gargalhadas.
- O Percy deixou cair o pano do pê em cima do assento da cadeira com as braêadeiras nos braêos e nas pernas.
- Eu matei aquele rato continuou ele numa voz pouco firme.
- Vai ver com os teus pr@prios olhos aconselhei. Estamos num pa@s livre.
- 🖟 o que vou fazer disse ele. Vou, sim.

Passou por n©s num passo brusco, l©bios firmemente cerrados, e com as suas pequenas m©os (o Wharton tinha raz©o; elas eram bonitas) a remexer no pente. Subiu os degraus e

232

233

baixou a cabe@a para poder passar por baixo da ombreira da porta que dava para o meu gabinete. O Brutal e eu deix@mo-nos ficar junto da Velha Fa@sca, @ espera que ele regressasse, e sem trocarmos qualquer palavra. N@o sei quanto ao Brutal, mas por mim n@o conseguia pensar numa @nica coisa para dizer. Nem sequer sabia o

que pensar acerca do que acab@ramos de testemunhar.

Decorreram três minutos. O Brutal agarrou no pano do pê que o Percy utilizara e começou a puxar lustro es travessas espessas das costas da cadeira electrica. Teve tempo de acabar uma e começar outra antes de o Percy ter regressado. Este ao descer os degraus do meu gabinete atê arrecadação, tropeçou e quase caiu por eles abaixo; quando se aproximou de nês, vinha num passo cambaleante. A sua expressço era de descrença e choque.

- Vocês trocaram de rato afirmou ele com uma voz esgani@ada e acusadora. Neo sei como, mas vocês substituêram o rato, grandes estupores. Estêo a brincar comigo, mas garanto que ireo arrepender-se, caso neo ponham fim e brincadeira! Ainda hei-de ve-los no raio das filas da sopa dos pobres se neo pararem com isso! Quem e que julgam que seo?
- Interrompeu-se, arquejando e com falta de ar; tinha as m@os enclavinhadas.
- Eu digo-te quem Q que somos repliquei. Somos as pessoas com quem trabalhas, Percy... mas no durante muito mais tempo. Estendi os bracos e assentei firmemen te as minhas mos sobre os seus ombros. No com muita força, mas ainda assim com firmeza. Sim, de facto foi isso. Tira as... começou o Percy a dizer, erguendo as mos ato os minhas.
- O Brutal agarrou-lhe na moo direita envolvendo por completo aquela moo pequena, macia e branca, que desapareceu no interior do punho bronzeado do Brutal.
- Cala o buraco dos bolos, filho. Se sabes o que 🛭 bom para ti, aproveita esta 👣 ltima oportunidade para limpar a cera que te tapa os ouvidos.
- Fi-lo dar meia volta, icei-o para cima do estrado e obriguei-o a retroceder at@ que a parte de tr@s dos seus joelhos bateu contra o assento da cadeira el@ctrica, for@ando-o a sen tar-se. Toda a sua calma se esfumara, assim como a maldade e a arrog@ncia. Aquelas facetas do seu car@cter eram verdadeiras, mas @ preciso n@o esquecermos que o Percy ainda era
- muito jovem. Naquela idade, elas no passavam de uma camada fina de verniz, como se fossem um tom desagrado vel de tinta de esmalte. Continuava a ser posso vel descascar a camada. Calculei que naquele momento o Percy estivesse pronto para ouvir o que tonhamos a dizer.
- Quero a tua palavra disse eu.
- A minha palavra sobre o quê? Os seus lêbios continuavam a querer exibir um esgar escarninho, mas os olhos mostravam-se aterrorizados. A energia que vinha do quadro elêctrico estava desligada, mas o assento.de madeira da Velha Faêsca possuêa um poder muito prêprio, e, naquele momento, imaginei que o Percy estaria a senti-lo.
- Atua palavra de que se amanho o noite te deixarmos trabalhar na linha da frente iros de facto para o Briar Ridge, deixando-nos em paz de uma vez para sempre declarou o Brutal, expressando-se com uma veemoncia que eu nunca lhe tinha ouvido. Que pediros transferoncia logo no dia seguinte.
- E se eu no quiser? E se eu decidir telefonar a umas determinadas pessoas, informando-as de que vocos me ameacam e no param de me assediar? Que se comportam como arruaceiros para comigo?
- possevel que corram com os nossos traseiros daqui para fora se os teus conhecimentos forem teo bons como pareces acreditar que seo retorqui -, mas juro-te que antes disso trataremos de garantir que tambem deixares derramado no cheo o teu quinheo justo de sangue, Percy.
- Por causa desse rato? Pensam que algu@m vai interessar-se por eu ter pisado o rato de estima@@o de um assassino condenado @ morte? Fora das paredes deste asilo de doidos?
- Noo. Mas ho tros homens que te viram de bracos cruzados enquanto o Bill "Selvagem" Wharton tentava estrangular o Dean Stanton com a corrente que lhe prendia os pulsos. As pessoas interessar-se-co por isso, Percy, garanto-te que sim. Se tiver conhecimento dessa situacco, atco manda-chuva do teu tio governador se interessaro.
- A testa e as bochechas do Percy enrubesceram com manchas avermelhadas.
- E pensas que algu@m acreditaria em ti? perguntou ele; contudo, a sua voz tinha perdido muita da for@a que a ira lhe emprestara. Era evidente que o Percy pensava que algu@m iria acreditar em n@s. E n@o gostava de se ver metido em pro 234

blemas. Infringir os regulamentos no era uma coisa por ao alom. Mas ser apanhado a infringi-los jo no era nada bom. - Quero acrescentar que tenho algumas fotografias do pesco�o do Dean tiradas antes de os hematomas terem come@ado a desaparecer - continuou o Brutal. Eu n@o fazia a mais pequena ideia se aquilo corresponderia ou n $\hat{\mathbf{v}}$ o  $\hat{\mathbf{v}}$  verdade, mas o que  $\hat{\mathbf{v}}$  certo  $\hat{\mathbf{v}}$  que soava bem. Sabes o que 🛭 que essas fotografias dizem? Que o Wharton teve uma espl�ndida oportunidade antes de algu**@**m o ter impedido de continuar, embora tu te encontrasses mesmo junto dele, e ainda por cima numa posiçõo em que ele nço poderia ter dado pela tua presen@a. Ver-te-ias obrigado a dar resposta a umas quantas perguntas bem dif@ceis, n@o te parece? E uma coisa dessa natureza pode bem acompanhar um homem durante bastante tempo. O mais certo seria acompanh@-lo at® muito depois de os seus familiares terem deixado de exercer fun®®es na capital do estado e regressado a suas casas, onde passar**©**o o tempo a beber u@sque com folhas de hortel@-pimenta, sentados no alpendre da frente. A folha de servi©o de um homem pode transformar-se numa coisa deveras interessante, e h@ muita gente que tem a oportunidade de a examinar ao longo de uma vida. Os olhos do Percy percorriam cada um de nŷs, reflectindo desconfianŷa. A sua mŷo esquerda ergueu-se at@ aos cabelos, que alisou. N@o disse nada, mas pensei que quase o t@nhamos na m@o.

- Vamos lo a por fim a isto disse eu. No te apetece estar aqui mais do que nos te queremos aqui, no sero verdade?
- Eu detesto trabalhar aqui! explodiu ele. Odeio a forma como sou tratado, o facto de nunca me teres dado qualquer oportunidade!
- A pltima observação encontrava-se longe da verdade, mas considerei que a ocasiço não era propêcia a discutir o assunto. Mas tambêm não gosto que me dêm ordens a torto e a direito. O meu pai ensinou-me que assim que começamos a percorrer esse caminho, o mais certo cacabarmos por pernitir que as pessoas façam gatosapato de nês durante toda a vida. Os seus olhos, que não eram têo bonitos como as mãos, chisparam. Muito em particular, não me agrada receber ordens de gorilas gigantescos como este tipo. Langou um olhar ao meu velho amigo e resmungou: Brutal... Pelo menos deram-te a alcunha adequada.

Tens de compreender uma coisa, Percy - atalhei. - Quando se observam as coisas da nossa perspectiva, vemos que es tu quem tem andado a fazer gato-sapato de nes. Dizemos-te vezes sem conta como e que costumamos fazer as coisas e tu continuas a faze-las como bem te apetece, escudando-te atres dos teus conhecimentos na poletica sempre que as coisas deo para o torto. O facto de teres espezinhado o rato do Delacroix... - O Brutal olhou para mim, chamando-me a atenero, pelo que arrepiei rapidamente caminho. - De teres tentado pisar o rato do Delacroix... ilustra bem o nosso ponto de vista. Foreas as coisas, foreas e voltas a forear; estamos apenas a pagar-te na mesma moeda e mais nada. Mas ouve bem, se andares acertadamente, acabares por sair de tudo isto muito bem visto... como um jovem em franca ascenero, a cheirar a rosas. Ninguem precisa de vir a ter conhecimento desta nossa pequena conversa. Portanto, o que e que tens a dizer? Comporta-te como um adulto. Promete-nos que depois do Del te ires embora.

- O Percy ficou a pensar no assunto. Ap@s alguns momentos, surgiu-lhe no olhar uma determinada express@o, o g@nero daquelas com que um fulano fica depois de ter tido uma boa ideia. Isso n@o me agradou muito, uma vez que qualquer ideia que pudesse parecer boa ao Percy n@o seria certamente boa para n@s.
- Se n�o por mais nada interveio o Brutal -, pensa pelo menos no quanto seria agrad�vel ficares bem longe do saco de pus do Wharton.
- O Percy assentiu com a cabe@a; deixei-o levantar-se da cadeira. Endireitou a camisa do uniforme, meteu a fralda para dentro das cal@as e com o pente deu uma penteadela nos cabelos. Em seguida, olhou para n@s.
- Muito bem, de acordo. Amanho o noite estarei na linha da frente para o Del; peo a transferoncia para o Briar Ridge logo no dia seguinte. E a partir da ficamos quites. Esto bem assim?
- Suficientemente bem respondi. Ele continuava a manter aquela express**©**o nos olhos; naquela altura, por**©**m, eu sentia-me demasiado aliviado para me interessar

por aquele Pormenor.

- Damos um aperto de m $\hat{\mathbf{e}}$ o para selar o assunto? - pergumtou o Percy, estendendo a m $\hat{\mathbf{e}}$ o.

Assim fiz. O Brutal tambûm lhe apertou a mûo. Conseguira enganar-nos uma vez mais.

237

4

O dia seguinte provou ser o mais abafado e o eltimo do nosso estranho Outubro, que to quente se mantivera ate ento. A oeste ouvia-se o ribombar da trovoada que me acompanhou ate ao trabalho, e as nuvens enegrecidas haviam comerado a a formar um manto. E medida que a noite desciasobre nos, mais elas se aproximavam; por entre aquele manto nebuloso, avistêvamos as forquilhas azuis e brancas dos relempagos que as aguilhoavam. Por volta das dez da noite, o municêpio de Trapingus foi atingido por um tornado - provocou a morte a dez pessoas e arrancou os telhados das cavalarieas municipais de Tefton - acompanhado de trovoadas de grande intensidade e vendavais, que se abateram sobre Cold Mountain. Mais tarde ocorreu-me que eram os prêprios cêus que protestavam pela mê morte do Eduard Delacroix.

Ao princopio correu tudo melhor. O Del passara uma noite tranquila na sua cela, ocasionalmente a brincar com o Mister Jingles, mas a maior parte do tempo passou-o deitado na tarimba a acaricio-lo. O Wharton tentou arranjar problemas por duas vezes - da primeira, disse ao Del aos berros que iriam comer hamborgueres de rato depois de o velho Pierre Felizardo jo se encontrar a dano inferno - mas o pequeno cajun no lhe deu roplica, e o Wharton, aparentemente convencido de que aquela tinha sido a sua melhor tentativa, desistiu. Os dez e um quarto, o Irmoo Schuster apareceu, tendo-nos deliciado ao dizer que rezaria o padre-nosso juntamente com o Del em francos cajun. Aquilo parecia ser um bom

pressegio. © claro que estevamos redondamente enganados. Por volta das onze, as testemunhas come@aram a chegar. Na sua maioria falavam em voz baixa, comentando as condi@es climat@ricas que se avizinhavam e aventando a probabilidade de um corte de energia, que adiaria a electrocuss@o. Nenhuma dessas pessoas parecia ter conhecimento de que a Velha Fa@sca era alimentada por um gerador e, a menos que esse mecanismo fosse directamente atingido por um raio, o espect@culo haveria de prosseguir. Nessa noite, o Harry fora destacado para o compartimento do quadro el@ctrico; portan 238

to, era ele, juntamente com o Bill Dodge e o Percy Wetmore, que desempenhavam a tarefa de arrumadores, conduzindo as pessoas aos seus assentos e perguntando a cada uma delas se desejava um copo de egua. Encontravam-se presentes duas mulheres: a irme da rapariga que o Del violara e assassinara e a me de uma das vetimas que tinha sido imolada pelo fogo. A eltima senhora era corpulenta e tinha as faces pelidas, embora se mostrasse determinada. Confidenciou ao Harry Terwilliger que esperava que o homem que tinha vindo ver morrer estivesse com medo, sabendo antecipadamente que as chamas da fornalha o aguardavam. Em seguida, foi acometida por uma crise de choro e ocultou o rosto num leneo de renda que tinha quase o tamanho de uma fronha.

A trovoada, que mal era abafada pelo telhado de zinco, fazia ouvir os seus estrôpitos alto e bom som. As pessoas erguiam o olhar atô ao tecto, demonstrando um certo mal-estar. Os homens, que davam a impressão de não se sentir o vontade com as suas gravatas oquela hora tardia, limpavam o suor das faces coradas. Na sala da arrecadação estava um calor insuportovel. E, como o claro, eles olhavam constantemente para a Velha Faosca. O possovel que no inocio da semana tivessem dito algumas piadas quanto oquela tarefa, mas, mais ou menos por volta das onze e meia dessa noite, as piadas jo haviam desaparecido. Comecei tudo isto contando-vos que o bom humor abandonava rapidamente as pessoas que eram obrigadas a sentar-se naquela cadeira de carvalho, mas os encarcerados condenados não eram os onicos a perder o sorriso quando a hora se aproximava inexoravelmente. Aquilo era chocante, um objecto atarracado sobre o estrado, com as braoadeiras das pernas parecidas com as coisas que os doentes de poliomielite eram foroados a usar. Não se ouviam muitas conversas e quando os trovões ribombaram de novo, too presentes e pessoais como uma orvore fendida, a irmo da

v©tima do Delacroix soltou um pequeno grito. A ©ltima pessoa a sentar-se na sec©©o reservada ©s testemunhas foi o Curtis Anderson, o substituto do director Moores.

©s onze e meia, dirigi-me © cela do Delacroix, acompanhado pelo Brutal e pelo Dean, ligeiramente atr©s de mim. O Del estava sentado na tarimba, com o Mister Jingles no rega©o. O rato tinha a cabe©a esticada para a frente, na direc©o do homem condenado © morte. O Del acariciava o topo da cabe©a do animal entre as orelhas. Pelas faces do Del corriam

l@grimas grandes choradas em sil@ncio, e eram elas que o Mister Jingles dava a impress@o de estar a observar. Ao ouvir o som dos nossos passos, o Del ergueu o olhar. Estava muito p@lido. Atr@s de mim pressentia presen@a do John Coffey junto @ porta da sua cela, observando tudo aquilo.

O Del retraiu-se ao ouvir as minhas chaves a entrar nas' fechaduras, embora se houvesse mantido calmo, continuando a acariciar a cabe@a do rato enquanto eu fazia girar as chaves e corria a porta sobre a calha.

- Ol@, chefe Edgecombe saudou ele. Ol@, rapazes. Diz ol@, Mister Jingles. Mas o animal limitava-se a olhar enlevado para as faces do pequeno homem calvo, como se perguntasse a si mesmo qual a origem daquelas l@grimas. O carretel colorido fora cuidadosamente arrumado no interior da caixa de charutos Corona... arrumado pela @ltima vez, pensei eu, sentindo um aperto no cora@o.
- Eduard Delacroix, na minha qualidade de funcion@rio autorizado pelo tribunal...
- Chefe Edgecombe?

Ainda pensei em dar seguimento ao resto do discurso da praxe, mas reconsiderei.

- O que se passa, Del?
- Aqui tem disse ele, estendendo o rato na minha direc®©o. N©o deixe que aconte©a alguma coisa de mal ao Mister Jingles.
- Del, no me parece que ele queira vir para mim. Ele no esto...
- Mais oui, ele disse-me que queria. Ele diz que sabe tudo a seu respeito, chefe Edgecombe, e que o senhor vai levê-lo para esse lugar na Florida onde os ratinhos mostram as suas habilidades. Ele disse-me que confia em si. Estendeu ainda mais o braêo e raios me partam se o rato nêo saiu da palma da mêo do Delacroix e passou para o meu ombro. Era têo leve que eu mal conseguia sentir o seu peso atravês do tecido do casaco do uniforme, mas dei-me conta da sua presenêa como se fosse uma pequena chama. E chefe, nêo deixe que aquele homem mau faêa mal ao meu rato.
- $N\hat{\mathbf{v}}$ o, Del.  $N\hat{\mathbf{v}}$ o deixarei. A quest $\hat{\mathbf{v}}$ o que se me colocava era o que fazer com o rato naquele preciso momento.  $N\hat{\mathbf{v}}$ o me parece que pudesse fazer marchar o Delacroix em frente das testemunhas, com um rato empoleirado no meu ombro.
- \_ Eu fico com ele, chefe troou uma voz atr©s de mim. Era a voz do John Coffey e, tendo surgido nessa altura, provocou-me uma sensa©o fantasmag@rica, como se tivesse adivinhado os meus pensamentos. S© por agora. Se o Del n©o se importar.

Com uma expresso de alôvio, o Delacroix acenou afirmativamente.

- Sim, fica com ele, John, at@ que este disparate esteja terminado... bien! E depois... O seu olhar centrou-se no Brutal e depois em mim. O senhor vai lev@-lo para a Florida. Para esse lugar, a Vila dos Ratos.
- Sim, o mais provêvel © o Paul e eu irmos juntos replicou o Brutal, observando com um olhar perturbado e inquieto o Mister Jingles abandonar o meu ombro, indo para a enorme palma da m©o que o Coffey estendera. O rato fez isso sem hesitar ou tentar fugir; na realidade, saltou com tanta prontid©o para o bra©o do Coffey como havia passado para cima do meu ombro. Tiramos alguns dias de f©rias. N©o © verdade, Paul? acrescentou o Brutal.

Acenei que sim. O Delacroix tambêm manifestou a sua concordência, com os olhos cintilantes e o esboêo de um sorriso nos lêbios.

- Cada pessoa vai pagar dez c@ntimos para poder v@-lo. Dois c@ntimos para os mi@dos. N@o @ verdade, chefe Howell? @ isso mesmo, Del.
- O senhor û um homem bom, Howell continuou o Delacroix. O senhor tambûm, chefe Edgecombe. Ûs vezes grita comigo, oui, mas sû quando û necessûrio fazû-lo. Todos vocûs sûo bons, tirando esse Percy. Quem me dera poder ter-vos conhecido noutro lugar qualquer. Mauvais temps, mauvaise chance.

- Preciso de dizer uma coisa, Del proferi eu. So apenas as palavras que tenho de dizer a toda a gente antes de comeoarmos a andar. Nada de especial, mas faz parte do meu trabalho. De acordo?
- Oui, monsieur anuiu ele, olhando para o Mister Jingles, pela derradeira vez, empoleirado no ombro largo do John Coffey. Au revoir, mon ami. Atê ê vista, meu amigo acrescentou ele, comeê ando a chorar com mais intensidade. -Je t'aime, mon petit. Soprou um beijo na direcê o do rato. Deveria ter sido engraê ado, aquele beijo soprado, ou talvez simplesmente grotesco, mas nêo era. Por uns breves

240

241

momentos, o meu olhar cruzou-se com o do Dean, mas fui for@ado a afast@-lo. O Dean p@s-se a olhar pelo corredor na direc@@o da sala do isolamento, esbo@ando um sorriso estranho. Estou em crer que ele se encontrava @ beira das l@gr@\_ mas. Quanto a mim, disse o que tinha a dizer, recome@ando na parte em que me referia a ser um funcion@rio judicial e, quando terminei, o Delacroix saiu da sua cela pela @ltima vez.

- Espera uns segundos, homem - pediu o Brutal, inspeccionando a coroa do cabelo do Del onde o capacete teria' de assentar. Acenou-me, indicando-me que estava tudo em

ordem e deu uma palmada no ombro do Delacroix. - Tudo a postos, estamos prontos para seguir. A caminho.

E foi assim que o Eduard Delacroix iniciou a sua lltima caminhada pela Milha Verde. Nas suas faces misturavam-se as gotas de suor e as legrimas, enquanto no firmamento aci

ma de n©s rolavam os trov©es em sucess©o. O Brutal caminhava © esquerda do condenado, eu © direita e o Dean © retaguarda.

O Schuster aguardava no meu gabinete, com os guardas Ringgold e Battle, que se mantinham de vigilência, colocados no canto. O Schuster olhou para o Del, sorriu e comeêou a falar com ele no francês cajun. A mim, aquilo pareceu ser empolado, mas o certo ê que resultou ês mil maravilhas. O Delacroix retribuiu o sorriso e aproximou-se do Schuster, colocou-lhe os braêos ê volta do torso e abraêou-o. O Ringgold e o Battle adquiriram uma postura tensa, mas eu fiz-lhes um gesto com as mêos, ao mesmo tempo que abanava a cabeêa.

O Schuster ouviu atentamente a torrente de palavras embargadas pelas l@grimas que o Del proferia no seu franc@s atabalhoado, acenando com a cabe@a como se o compreen

desse na perfei®©o, enquanto lhe dava umas pancadinhas calorosas nas costas. Olhou para mim por cima do ombro do pequeno homem, antes de come©ar a falar.

- Eu mal consigo compreender um quarto do que ele est@ a dizer-me.
- Acho que isso no interessa resmungou o Brutal. Tambom eu no meu filho retorquiu o Schuster com uma careta risonha. Ele era o melhor deles todos e agora apercebo-me de que no faco a monima ideia do que foi feito dele. So espero que tenha mantido a sua fo, independentemente de tudo o mais que o possa ter abandonado.

242

Incitou o Del para que se ajoelhasse e uniu as mêos. O Delacroix seguiu-lhe o exemplo.

-1Vot' Pêre, qui êtes aux cieux - comeêou o Schuster a rezar e o Delacroix juntou a sua voz ê dele. Ambos proferiram o padre-nosso naquele francês cajun, atê chegarem a "mais dehverez-vous du mal, ainsi soit-il". Nessa altura, as lêgrimas do Del jê haviam cessado e ele mostrava uma aparência calma. Seguiram-se alguns versêculos da Bêblia (em inglês), sem que tivesse sido neglicenciado o velho arrimo acerca das êguas mansas. Depois de concluêda aquela parte, o Schuster comeêou a erguer-se, mas ~ o Del agarrou-o pela manga da camisa, dizendo-lhe algo no seu francês. O Schuster ouviu-o com toda a atenêo, franzindo o cenho. Respondeu-lhe. O Del acrescentou mais qualquer coisa e ergueu o olhar atê ao seu rosto, aguardando com uma expressêo esperanêosa.

- Ele tem algo mais a dizer, Mister Edgecombe - anunciou o Schuster, dirigindo-

se a mim. - Uma oraçõo em que eu no posso ajudo-lo, devido o minha fo. Vo algum inconveniente nisso?

Olhei para o rel $\hat{\mathbf{e}}$ gio na parede e vi que faltavam dezassete minutos para a meianoite.

- De acordo acedi -, mas ter♥ de ser r♥pido. Como sabe, temos um hor♥rio a cumprir.
- Sim, eu sei retorquiu o Schuster. Voltou-se para o Delacroix e com um acenar de cabe€a, indicou-lhe que prosseguisse.
- O Del cerrou os olhos como se preparado para come@ar a rezar, mas durante um momento n@o disse nada. Enrugou a testa, e eu tive a impress@o que ele procurava algo bem no fundo da sua mente, como um homem poderia procurar no seu pequeno s@t@o um objecto que n@o houvesse sido usado (ou sido necess@rio) durante muito, muito tempo. Uma vez mais, olhei para o rel@gio e estive prestes a falar e t@-lo-ia feito se o Brutal n@o me tivesse tocado na manga da camisa, abanando a cabe@a.

Ento, o Delacroix comeou a falar suave mas rapidamente naquele seu dialecto cajun, numa toada to arredondada e sensual como os seios de uma mulher jovem.

- Marie! Je vous salue, Marie, oui, pleine de grêce; le Seigneur est avec vous; vous êtes bênie entre toutes les femmes, et mon cher Jêsus, le fruit de vos entrailles, est bêni.
- 243

Delacroix recome@ara a chorar, mas n@o parecia que se ti vesse dado conta disso.
- Sainte Marfe, @ ma m@re, M@rt de Dieu, priez pour moi, priez pour nous, pauv'
p@cheurs, @ maint'ant et @ l'heure... l'heure de n@tre mort. L'heure de mon
mort. - Respirou fundo, um som estremecido. - Ainsi' soit-il.
Quando o Delacroix se p@s de p@, atrav@s da janela entrou o breve clar@o azulesbranqui@ado de um rel@mpago. Todos, os presentes se retra@ram sobressaltados,
com excep@o do'

prêprio Del; ele parecia continuar embrenhado na antiga oração. Estendeu uma mêo sem ver para onde a dirigia. O Brutal agarrou-a e deu-lhe um breve aperto. O Delacroix olhou para ele, esboêando um pequeno sorriso.

- Nous voyons... come@ou ele a dizer, mas deteve-se. Com um esfor@o consciente, come@ou a falar em ingl@s. Agora j@ podemos ir, chefe Howell, chefe Edgecombe. Estou de bem com Deus.
- Isso primo declarei eu, perguntando a mim mesmo at que ponto o Del se sentiria bem com Deus dali a vinte minutos, quando se encontrasse no outro extremo da corrente
- electrica. Eu se esperava que a sua eltima orace tivesse sido ouvida, e que a Mee Maria rezasse por ele com toda a sua alma e corace, porque o Eduard Delacroix, assassino e violador, carecia naquele momento de todas as oraces a que pudesse deitar meo. Le fora, os trovees fizeram-se ouvir uma vez mais, atravessando os ceus. Vamos le, Del. Je neo falta muito.
- De acordo, chefe, vamos l $\hat{\mathbf{e}}$ . Porque eu j $\hat{\mathbf{e}}$  n $\hat{\mathbf{e}}$ o tenho medo. Foi o que ele afirmou, mas eu vi nos seus olhos que... com padre-nosso ou sem padre-nosso, ave-maria ou

no ave-maria, ele estava a mentir. Quando chega a altura de percorrerem a oltima parte do tapete verde e de se dobrarem para poder transpor a entrada baixa, quase todos eles se mostravam atemorizados.

- Quando chegares ao fim p@ra, Del disse-lhe eu em voz baixa enquanto ele transpunha a ombreira, mas era uma advert@ncia que eu n@o necessitava de ter feito. Ele deteve-se ao fundo dos degraus, sem qualquer hesita@o, completamente im@vel ao ver o Percy Wetmore ali no estrado com o balde da esponja junto de um dos p@s e o telefone, que se encontrava directamente ligado ao governador, mal se vendo por detr@s da sua anca direita.
- Non proferiu Del numa voz baixa e horrorizada. Non, non, ele, n�o!
- Segue em frente disse o Brutal. Mantêm os olhos em mim e no Paul. Esquece que ele estê ali.
- Mas...

As pessoas tinham-se virado, olhando para n $\hat{\mathbf{e}}$ s, mas, ao deslocar-me um pouco, ainda pude agarrar no Delacroix pelo cotovelo esquerdo, sem ser visto pela

assist**û**ncia.

- Acalma-te - incitei eu num tom de voz que se o Delacroix, e talvez o Brutal, conseguiam ouvir. - A @nica coisa de que estas pessoas se recordar@o @ da maneira como te portas; portanto, proporciona-lhes algo de bom que lhes fique gravado na mem@ria.

Entretanto, ouviu-se o ribombar do trovo mais forte que se fizera ouvir ato ent�o; a intensidade foi tal que o telhado de zinco da arrecada��o vibrou. O Percy deu um salto como se algu@m se tivesse aproximado por tr@s sem ele se aperceber e o Del soltou uma pequena gargalhada escarninha.

- Se os trov@es forem muito mais fortes do que este, ele vai mijar de novo nas cal@as - disse, endireitando os ombros... n@o que tivesse muito para endireitar. - Vamos l@. Acabamos com isto de uma vez.

Encaminh@mo-nos para a plataforma. Com um olhar nervoso, o Delacroix percorreu as testemunhas - desta feita, encontravam-se presentes vinte e cinco - quando pass@mos por elas. O Brutal, eu e o Dean t@nhamos os olhos fixos na cadeira. Parecia-me que estava tudo em ordem. Ergui um polegar e um sobrolho interrogador na direc��o do Percy, que me brindou com um esgar, como se dissesse: O que € que queres saber, se est@ tudo em ordem? @ claro que est@!

Eu sû esperava que ele nûo estivesse enganado. Automaticamente, o Brutal e eu agarr@mos no Delacroix pelos cotovelos, enquanto ele subia para o estrado. Este fica acima do solo apenas uns escassos vinte centêmetros, mas vocês ficariam surpreendidos se soubessem quantos deles, mesmo os tipos mais endurecidos, necessitam de ajuda para subir esse 🕅 ltimo degrau das suas vidas. No entanto, o Del portou-se bem. Durante um momento Permaneceu em frente da

cadeira el@ctrica (firmemente resolvido a n@o olhar para o Percy) e falou para ela, quer acreditem quer noo, como se estivesse a apresentar-se.

- C'est moi - disse o Delacroix. O Percy estendeu-lhe a

m@o, mas ele voltou-se sozinho e sentou-se. Ajoelhei-me junto do que naquele momento era o seu lado esquerdo e o Brutal no lado direito. Protegi as virilhas e a garganta da maneira que jû descrevi, e, em seguida, posicionei a braŷadeira de forma a que a parte que se abria cincundasse a carne emagrecida; e branca, exactamente acima do tornozelo do cajun. A trovoada ribombou de novo, sobressaltando-me. Senti o suor a escorrer-me para os olhos, que come@aram a arder. Por qualquer raz®o que desconhe®o, pensava continuamente na Vila dos' Ratos. A Vila dos Ratos e o bilhete de ingresso que custava dez cêntimos. Dois c@ntimos para as crian@as, que poderiam ver o Mister Jingles atrav@s das janelas de folha de mica.

A bra@adeira era volumosa e n@o queria fechar-se. Ouvia o Del a respirar em grandes arrancos secos, enchendo os pulm@es de ar, pulm@es que ficariam reduzidos a sacos carboni zados em menos de quatro minutos, esfor�ando-se por poder acompanhar o seu cora®®o desenfreado que pulsava ao ritmo do medo. O facto de ter morto meia d©zia de pessoas dava naquela altura a impress©o de ser a coisa menos importante acerca da sua pessoa. No estou a tentar estabelecer agora aquilo que 🖟 correcto e o que n🚱 🕏; limito-me a descrever a situa🚱 como ela se me apresentava.

- O que se passa, Paul? perquntou-me o Dean num sussurro ajoelhado junto de mim.
- No sou capaz... comecei a dizer, mas nessa altura a bra@adeira fechou-se com um estalar bem aud@vel. Tamb@m deve ter arrepanhado a pele do Delacroix, porque ele se re

traiu, emitindo um pequeno som sibilado. - Desculpa - disse eu.

- No tem importoncia, chefe - retorquiu Del. - So vai doer por um minuto. A braoadeira do lado do Brutal, a que tinha o eloctrodo acoplado e que levava sempre mais tempo a fechar, tambûm se fechou. Pusemo-nos de pû, os trûs, quase exactamente ao mesmo tempo. O Dean agarrou na bra@adeira do pulso do lado esquerdo do Del, e o Percy na do lado direito. Eu encontrava-me preparado para avan@ar, no caso de o Percy vir a necessitar de aux@lio, mas ele saiu-se melhor com a bra@adeira do pulso do que eu com a do tornozelo. Naquele momento, reparei que o Del tremia todo, como se o seu corpo tivesse come@ado a ser percorrido por uma corrente de fraca intensi

dade. Tambûm me chegava ûs narinas o cheiro da sua transpiraûo∼ Era forte e acre, trazendo-me û recordaûo um cheiro fraco a picles.

O Dean acenou com a cabela na direcelo do Percy. Este voltou-se, comelando a falar por cima do ombro. Eu conseguia avistar uma zona abaixo do seu queixo, onde ele se tinha cortado nessa manhe ao fazer a barba.

- Prosseguir com a fase um! - disse ele em voz baixa, embora firme. Ouviu-se um zunido, do gênero .do que o motor de um velho frigorêfico faz quando comeêa a funcionar; as luzes do tecto da arrecadaêêo adquiriram uma luminosidade mais intensa. Ouviram-se alguns arquejos e murmêrios vindos da assistência. Na cadeira, o corpo do Del foi percorrido por um safanêo, enquanto as suas mêos se

cadeira, o corpo do Del foi percorrido por um safanço, enquanto as suas meos se agarravam aos extremos dos braços de carvalho da cadeira com força suficiente para que os nos dos dedos tivessem ficado brancos. Os seus olhos deslocaram-se rapidamente de um lado para o outro nas crbitas e a sua respiraçõo seca acelerou-se ainda mais. Naquele momento ele estava quase a arquejar.

- Mant@m-te firme incentivou-o o Brutal num murm@rio. Calma, Del, vais ver que n@o custa muito. Aguenta-te, est@s a portar-te muito bem.
- Ei, rapazes!, pensei. Venham ver o que o Mister Jingles 🖟 capaz de fazer! Acima das nossas caberas, a trovoada fez-se ouvir de novo.

Todo emproado, o Percy contornou a cadeira el©ctrica. Aquele era o seu grande momento: ocupava o lugar central do palco, todos os olhares pousados na sua pessoa. Todos, com excep©o do de uma pessoa. O Delacroix apercebeu-se da sua presen©a e baixou os olhos para o rega©o. Eu teria apostado fosse o que fosse em como o Percy iria atamancar o que tinha a dizer quando chegasse o momento de se dirigir © audi©ncia, mas a realidade © que ele se expressou sem hesita©o, numa voz calma e soturna.

- Eduard Delacroix, o senhor foi condenado a morrer na cadeira el@ctrica tendo a senten@a sido lavrada por um j@ri formado pelos seus pares, e imposta por um juiz deste estado. Deus aben@oe as pessoas deste estado. Tem alguma coisa a dizer antes de se dar cumprimento @ senten@a?
- O Del tentou falar mas no lhe saiu qualquer som da garganta para alom de um sussurro aterrorizado cheio de ar e de

vogais. A sombra de um sorriso desdenhoso assomou aos l©bios do Percy; seria com toda a satisfa©©o que eu o teria abatido ali, naquele momento. Ent©o, o Del lambeu os l©bios e fez outra tentativa.

- Lamento muito tudo o que fiz - disse ele num tom contrito. - Daria fosse o que fosse para poder fazer recuar o tempo, mas ningu**©**m tem poderes para uma coisa dessas. Por

isso, agora... - Acima de nos, os trovões explodiram como fogo de morteiro. O Del deu um salto too grande quanto as bracadeiras lhe permitiam, parecendo que os olhos lhe queriam saltar do rosto. - Por isso, agora tenho de pagar o preco. Que Deus me perdoe. - Uma vez mais, passou a longua pelos lobios e olhou para o Brutal. - No se esqueca da promessa que me fez quanto ao Mister Jingles - acrescentou ele numa voz baixa que se destinava apenas aos nossos ouvidos.

- No esqueceremos, no te preocupes assegurei-lhe, tocando-lhe numa mo fria que nem mormore. Ele iro para a Vila dos Ratos...
- Uma ova 🕻 que vai atalhou o Percy, falando pelo canto da boca, assemelhandose a um dos prisioneiros espertalhes no petio, enquanto prendia a correia 🖟 largura do peito

de Delacroix. - Isso no existe. No passa de uma historia da carochinha que estes tipos inventaram para te manterem calmo. Achei que devias ter conhecimento disto, meu maricas.

O brilho fulminante que encheu os olhos do Del disse-me que parte dele tinha sabido... mas que estava determinado a manter esse conhecimento afastado do resto da sua pessoa, se

tal lhe fosse permitido. Olhei para o Percy, sentindo-me furioso e aparvalhado com a sua atitude; ele limitou-se a olhar bem de frente para mim, como se me perguntasse o que tencionava eu fazer a respeito daquilo. È evidente que ele me tinha na mêo. Neo havia nada que eu pudesse fazer naquela situaleo, sobretudo em frente das testemunhas, com o Delacroix sentado no extremo da sua vida. Neo havia rigorosamente nada que se pudesse fazer de momento, a neo ser prosseguir com aquilo, terminar de uma vez por todas.

O Percy retirou o saco negro do gancho e enfiou-o pela cabela do Del, cobrindolhe o rosto e apertando-o bem por baixo do pescolo do pequeno homem, a fim de esticar o ori

fêcio do topo. Retirar a esponja que se encontrava dentro do balde e colocê-la dentro do capacete era o passo seguinte; foi aqui que o Percy se afastou da rotina pela primeira vez: em

lugar de se debru@ar para retirar a esponja do balde, agarrou no capacete de a@o que se encontrava pendurado nas costas da cadeira e inclinou-se com ele na m@o. Por outras palavras, em vez de levar a esponja ao capacete - o que teria sido a maneira l@gica de proceder - levou o capacete @ esponja. Nessa altura, eu devia ter compreendido que alguma coisa n**©**o estava bem, mas a realidade **©** que me sentia bastante perturbado. Aquela foi a 🕅 nica execuçõo em que participei onde me senti inteiramente 🖟 margem dos acontecimentos. Quanto ao Brutal, nem seguer chegou a lan@ar um olhar ao Percy, pelo menos quando este se debru@ou sobre o balde (de forma a bloquear o nosso êngulo de visêo, impedindo-nos de ver o que estava a fazer), nem tŷo-pouco quando ele se endireitou e se voltou para o Delacroix, com o capacete nas mos e o corculo de esponja castanha jo no seu interior. Entretanto, o Brutal olhava para o bocado de tecido que ocultava as fei®es do Del, observando a forma como a seda negra fazia uma concavidade onde se delineava o formato da boca do condenado, para logo em seguida se enfolar com a sua respiraçõo. A testa do Brutal estava perlada de gordas gotas de suor, o mesmo acontecendo 🕏s fontes logo abaixo da linha do cabelo. Nunca o vira a transpirar durante uma execu**çõ**o. Atr**o**s dele, o Dean dava a impress**o**o de estar distraਊdo, demonstrando um certo mal-estar, como se lutasse para nŶo perder o jantar. Agora compreendo que todos n $oldsymbol{e}$ s come $oldsymbol{e}oldsymbol{e}$ vamos a perceber que qualquer coisa n@o estava a correr bem. S@ que n@o consegu@amos apontar concretamente a falha. Ningu@m sabia - nessa altura - que esp@cie de perguntas o Percy tinha feito ao Jack Van Hay. Haviam sido muitas, mas eu desconfio que a maior parte se destinava apenas a servir de camuflagem. Aquilo que o Percy queria saber - estou em crer que era a 🕅 nica coisa que lhe interessava - dizia respeito 🖟 esponja. A sua finalidade. O motivo por que era mergulhada em salmoura.., e o que 🖲 que aconteceria se n**@**o fosse mergulhada em salmoura.

O que aconteceria se a esponja estivesse seca.

O Percy enfiou o capacete na cabela de Delacroix. O pequeno homem saltou de novo e soltou um gemido, desta vez mais audêvel. Algumas das testemunhas agitaram-se nas cadeiras desdobrêveis, constrangidas. O Dean deu meio passo em frente com a intenêro de ajudar a apertar a correia do pescoro; todavia, o Percy indicou-lhe que se afastasse num

gesto breve. O Dean assim fez, vergando os ombros e retraindo-se quando o estrondo de outro trovo fez estremecer a arrecadação. Desta vez, seguiram-se-lhe as primeiras gotas de chuva que tombaram sobre o telhado. O som era parecido' com um punhado de berlindes a ser langado sobre uma superfocie metolica.

J® todos ouvimos pessoas a dizer: "Senti o sangue enrege\_ lado", n®o ® verdade? Certamente que sim. J® todos ouvimos essa express®o, mas a ®nica vez em todos os meus anos de

vida em que senti que isso estava realmente a acontecer comigo foi nessa madrugada de Outubro de 1932, diferente de todas as outras, em que a trovoada se fazia ouvir em toda a sua intensidade, cerca de dez segundos apês a meia-noite. Não foi a expressão de triunfo venenoso no rosto do Percy; Wetmore, enquanto ele se afastava da figura encapuêada, presa por correias e com o capacete na cabeêa, sentada na Velha Faêsca; foi sim aquilo que eu deveria ter visto mas que não vi. Não se via êgua a escorrer pelas faces do Delacroix por baixo do capuz. Foi nessa altura que abarquei toda a situação.

- Eduard Delacroix - dizia o Percy -, a partir de agora, a corrente el©ctrica atravessar® o seu corpo at® que o senhor esteja morto, de acordo com a lei deste estado.

Olhei para o Brutal, sentindo uma agonia too grande que fazia com que a minha infecco urinoria no tivesse passado de um dedo dorido. A esponja esto seca!,

disse-lhe eu formando as palavras com os lôbios, mas ele abanou a cabela, indicando-me que no compreendera, e voltou a concentrar a sua atenlo no negro que ocultava as feiles do francio, dentro do qual os oltimos folegos do homem recolhiam e enfolavam a seda negra.

Toquei no cotovelo do Percy mas ele afastou-se, fitando-me com um olhar inexpressivo. Foi apenas um olhar moment@neo, mas que me disse tudo. Mais tarde, ele iria apresentar

as suas mentiras e meias verdades, e as pessoas que possu@am alguma influ@ncia acreditaram na maior parte, embora eu soubesse que a hist@ria era bem diferente. Sempre que fazia algo que o interessava, o Percy era um aluno aplicado, como descobr@ramos durante os ensaios; ouvira com a m@xima aten@@o o Jack Van Hay explicar-lhe como @ que a esponja mergulhada em salmoura era um bom m@todo de transmiss@o da corrente el@ctrica, canalizando-a e transformando a carga numa esp@cie de bala el@ctrica que atingia o c@rebro. Oh, sim, o 250

Percy sabia perfeitamente o que estava a fazer. Acho que posteriormente, quando me disse que desconhecia atê que ponto aquilo iria, acreditei nele, mas esse aspecto nem sequer conta na coluna das boas intenêes, pois nêo? Nêo me parece. E para alêm de desatar a gritar em frente do assistente do director da prisêo e de todas as testemunhas para que o Jack Van Hay nêo accionasse a alavanca, eu nêo podia fazer mais nada. Se tivesse podido dispor de mais cinco segundos, estou em crer que teria gritado isso mesmo; no entanto, o Percy nêo me concedeu aqueles cinco segundos suplementares.

- Que Deus tenha piedade da sua alma - disse ele prigura.aterrorizada e arquejante sentada na cadeira electrica, depois, olhou para le do condenado, em direce prigura de malha de rede por detres da qual o Harry e o Jack se encontravam; o Jack tinha a me sobre a alavanca etiquetada com as palavras SECADOR DE CABELO DA MABEL. O medico encontrava-se de direita dessa janela, com os olhos presos na maleta negra entre os seus pes, teo silencioso e discreto como era seu costume. - Prosseguir com a fase dois!

Ao princêpio, o processo foi o mesmo de sempre: o zunido surdo que pouco mais elevado era do que um ciclo habitual de corrente elêctrica, o impulso involuntêrio que o corpo do Del deu para a frente e os espasmos que lhe percorreram os mêsculos.

E foi ent@o que as coisas come@aram a correr mal.

O zunido da electricidade perdeu a estabilidade e começou a fraquejar. Foi acompanhado por um estalar seco, como papel celofane a ser amachucado. Comecei a sentir um cheiro horroroso, que na altura no percebi que era o de cabelos queimados e esponja orgênica, atê ter começado a ver pequenas espirais de fumo a evolar-se da base do capacete. Entretanto, começara a sair mais fumo do orifêcio recortado no cimo do saco, por onde entrava o cabo; assemelhava-se ao fumo que costumava sair do orifêcio superior das tendas dos êndios.

O Delacroix começou a contorcer-se; o seu corpo foi atravessado por espasmos, enquanto a cabeça oculta pela seda negra, se agitava de um lado para o outro, no arremedo de um veemente gesto de recusa. As suas pernas começaram a erguer-se para cima e para baixo descontroladamente, em golpes curtos restringidos pelas braçadeiras que lhe prendiam os artelhos. A trovoada continuava a ribombar acima de nos e a chuva começou a cair com mais força.

Olhei para o Dean Stanton; ele olhou para mim completamente desnorteado. Ouviu-se um som abafado vindo de debaixo do capacete, como se fosse uma pinha a explodir nutrafogo que ardesse bem. Naquela altura, eu tambêm via o fumo que saêa do interior do saco negro, evolando-se em pequenas colunas sinuosas. Lancei-me para o rectêngulo de rede de arame existente entre nês e o compartimento do quadro elêctrico, mas, antes de poder ter aberto a boca, o "Brutal" Howell agarrou-me pe

lo cotovelo. A força com que me segurava era suficiente para eu sentir picadas nos nervos daquela regiço. As suas faces estavam too lovidas como uma vela de sebo, embora no mostrassem sinais de pênico - no se via nenhuma reaccio que se aproximasse disso.

- Noo digas ao Jack que pare - aconselhou-me ele em voz baixa. - Fa©as o que fizeres, noo lhe digas para parar. Jo demasiado tarde para isso.

De in@cio, quando o Del come@ou a gritar, as testemunhas n@o o ouviram. A chuva que se abatia sobre o telhado de zinco transformara-se num som ensurdecedor, e os trov@es fa ziam-se ouvir uns atr@s dos outros, numa sequ@ncia cont@nua. Mas n@s, em cima do estrado, consegu@amos ouvi-lo na perfei@@o - uivos de dor estrangulados que sa@am do saco negro, de onde o fumo continuava a evolar-se, sons que um animal encurralado poderia ter emitido.

O zunido que na altura vinha do capacete no era uniforme, mas sim errotico, interrompido por ruodos parecidos com os da electricidade estotica. O Delacroix comeo a agitar-se

violentamente em cima da cadeira, para a frente e para três, como se fosse uma crianea a fazer birra. A plataforma estremecia; o corpo do Del investiu contra a correia que lhe prendia o peito, com forêa suficiente para quase a rebentar. A corrente electrica tambem o fazia contorcer-se de um lado para o outro; ouvi um estalar violento, como algo a esmigalhar-se, quando o seu ombro direito se quebrou ou deslocou. Provocou um som semelhante ao que ouvirêamos se alguêm tivesse atingido um caixote de madeira com um martelo de forja. A zona das caleas entre as pernas que neo se distinguia com nitidez devido ao movimento das mesmas, semelhante ao dos pistêes, escureceu. Em seguida, ele comeêou a guinchar, emitindo uns sons apavorantes, extremamente agudos, como os guinchos das ratazanas, que ecoavam mesmo acima do ruêdo das bêtegas de chuva.

- Mas que raio est♥ a acontecer? ouviu-se algu⊕m perguntar.
- Ser@ que aquelas bra@adeiras v@o conseguir aguentar. . C@us, o cheiro! Que fedor!
- Isto 🖟 normal? perguntou uma das duas mulheres presentes.
- O corpo do Delacroix sofreu um violento impulso para a frente, caiu para três e voltou a ser impulsionado para a frente para logo voltar atrês. O Percy olhava-o fixamente, mantendo o queixo descaêdo numa expressão de horror. Sem dêvida que ele havia esperado que alguma coisa acontecesse, mas nunca com aquela dimensão. O saco de seda negra por cima do rosto do Delacroix ficou envolto em chamas. Ao cheiro a cabelo queimado e a esponja juntava-se agora o de carne estorricada. O Brutal agarrou no balde onde estivera a esponja como ê evidente, nesta altura estava vazio e como se fosse uma carga de cavalaria dirigiu-se ao lavatêrio, para uso do pessoal da limpeza, que se encontrava a um canto.
- Noo achas que eu devia cortar a corrente, Paul? perguntou o Van Hay aos gritos do outro lado da janela. A sua voz indicava que se sentia atordoado. Noo achas que devia...
- -Noo! respondi-lhe num grito. O Brutal fora o primeiro a inteirar-se da situação, mas eu noo lhe fiquei muito atrês: tênhamos de pêr cobro êquela situação macabra. O que quer que viêssemos a fazer ao longo do resto da nossa vida passara para segundo plano: naquele momento tênhamos de acabar com o Delacroix. Continua, por amor de Deus continua! Continua, continua! Voltei-me para o Brutal, mal me apercebendo das pessoas que naquele momento conversavam atrês de nês; algumas delas jê se tinham posto de pê, e um casal gritava.
- Pêra com isso! berrei, dirigindo-me ao Brutal. Nada de êgua! Nada de êgua! Estês doido?

Ao ouvir-me, o Brutal voltou-se; no seu rosto reflectia-se uma esp©cie de compreens©o entorpecida. Lan©ar ©gua para cima de um homem que estava a ser electrocutado. Oh, sim! Isso © que seria uma grande esperteza. Olhou em redor, avistou o extintor pendurado na parede, e optou por ir busc©-lo. Lindo menino. O saco de seda negra tinha-se descascado do rosto do De 253

lacroix o suficiente para pêr a descoberto as suas feiêes mais; enegrecidas do que as do John Coffey. Naquele momento, os; seus olhos, que nêo passavam de globos brancos mutilados, uma massa gelatinosa e translêcida, haviam sido projectados; das êrbitas e ficado colados ês bochechas. As pestanas tinham desaparecido por completo e, enquanto eu o observava, as prêprias pêlpebras comeêaram a arder envoltas em chamas. Continuava a ouvir-se insistentemente o zunido da corrente elêctrica, invadindo-me e vibrando na minha cabeêa. Imagino , que deve ser o mesmo som que as pessoas loucas devem ouvir, isso ou algo

parecido.

O Dean come@ou a avan@ar, pensando, atordoado, que conseguiria extinguir com as pr@prias m@os as chamas da camisa do Del; puxei-o com tanta for@a que estive prestes a levant@-lo do ch@o. Se tivesse tocado no Delacroix naquela fase, teria sido electrocutado.

Continuei sem me voltar para três para ver o que estava a acontecer entre as testemunhas; contudo, os sons que me chegavam eram indicadores de um pandemênio; as cadeiras tombavam e as pessoas berravam.

- Parem com isso, parem com isso, oh, no voem que ele jo sofreu o suficiente? vociferava uma mulher com toda a foro dos seus pulmoes.
- Entretando, o Curtis Anderson agarrou-me num ombro, perguntando-me o que v que se estava a passar, por amor de Deus, e por que motivo v que eu nvo mandava o Jack interromper a corrente?
- Porque n $\hat{v}$ o posso respondi-lhe. J $\hat{v}$  fomos longe de mais para poder retroceder, n $\hat{v}$ o v $\hat{v}$ s? Em qualquer dos casos, dentro de alguns segundos estar $\hat{v}$  tudo terminado.

No entanto, decorreram pelo menos dois minutos antes que a execu**r**o estivesse conclu**r**da; os dois minutos mais longos de toda a minha vida, e, durante todo aquele tempo,

estou em crer que o Delacroix permaneceu consciente. Gritava, sacolejava, agitando o corpo de um lado para o outro. O fumo sa@a-lhe das narinas, assim como de uma boca que havia adquirido a tonalidade da p@rpura-enegrecida das ameixas maduras. O fumo soltava-se da sua l@ngua da mesma maneira que costuma sair da chapa de um fog@o. Todos os bot@es da sua camisa ou tinham rebentado ou derretido. A sua camisola interior n@o chegou a pegar fogo, mas estava toda negra, e o fumo filtrava-se atrav@s do algod@o, de onde sa@a o

## 254

255

cheiro dos polos queimados do peito. Por tros de nos, as pessoas dirigiam-se para a porta como se fossem gado o desfilada. Como no conseguiam transpola - ao fim e ao cabo, encontrovamo-nos no interior de uma penitencioria - amontoavam-se junto dela enquanto o Delacroix era frito (Agora estou a estorricar, dissera o velho Pouca Terra quando ensaiomos a execução do Arlen Bitterbuck, estou cozinhado como um peru); a trovoada continuava a ribombar acima de nos e a chuva cao a numa fotria perfeita.

A certa altura pensei no m@dico -e olhei em volta a ver se o avistava. Continuava ali, todo amarfanhado no ch@o, junto @ sua maleta negra. Tinha desmaiado.

- O Brutal aproximou-se e ficou ao meu lado com o extintor nas m**g**os.
- Ainda n�o disse eu. Eu sei.
- Olhêmos em rredor, procurando o Percy, e vimo-lo atrês da Velha Faêsca, imobilizado e de olhos esbugalhados, com o nê de um dedo enfiado na boca. Por fim, o Delacroix caiu contra as costas da cadeira, com a cabeêa tumefacta e disforme tombada sobre um ombro. O seu corpo continuava a ser sacolejado, mas jê havêamos visto isso antes: eram os efeitos da corrente elêctrica que continuava a atravessê-lo. O capacete deslocara-se na cabeêa e estava inclinado, mas, quando o retirêmos um pouco mais tarde, a maior parte do couro cabeludo e o que restava dos poucos cabelos vieram agarrados, presos ao metal como se estivessem colados com uma cola muito resistente.
- Corta a corrente! gritei ao Jack depois de terem passado trinta segundos sem haver qualquer reacção, para alôm dos espasmos provocados pela corrente elêctrica, no corpo daquele ser amarfanhado que tinha a figura de um homem, enegrecido e fumacento, e se balançava na cadeira elêctrica. O zunido parou imediatamente e eu acenei ao Brutal.

Este voltou-se e colocou o extintor nos braços do Percy com tanta força que ele cambaleou para três, quase caindo sobre a plataforma.

- Tu 🕻 que vais fazer isso disse-lhe o Brutal. Ao fim e ao cabo, a festa 🕻 tua, nÇo 🖟 verdade?
- O Percy lan@ou-lhe um olhar que tanto tinha de m@rbido como de assassino, soltou o mecanismo de seguran@a do ex

tintor, accionou o ©mbolo, ajustou a boca e projectou um lona go jacto de espuma

branca por cima do homem na cadeira. Reparei que os pos do Delacroix se contorceram uma vez; quando o jacto de espuma lhe atingiu o rosto e pensei: Oh,, no, talvez tenhamos de repetir tudo, mas so houve aquele onico espasmo. O Anderson tinha feito meia volta, e gritava os testemunhas em ponico, garantindo que tudo estava bem, que toda aquela situación se encontrava sob controlo, que tinha sido

apenas uma interferência na corrente elêctrica provocada pela tempestade, nada que pudesse causar a mênima preocupaêêo. Sê faltava dizer que aquilo que haviam cheirado - uma mistura demonêaca de cabelos queimados, carne assada e merda acabada de sair dos intestinos - era Chanel Nêmero Cinco:

- Vai buscar o estetosc®pio - disse eu ao Dean quando' o extintor ficou vazio. Naquele momento, o Delacroix estava coberto por uma camada branca e o pior do cheiro nausea-~

bundo era camuflado por um cheiro acre a produtos quêmicos.; - 0 mêdico... achas que devo...

- No ligues ao modico, vai so buscar o estetoscopio insisti. Vamos lo a terminar com isto... para podermos le vo-lo daqui para fora.
- O Dean acenou que sim. Terminar e dali para fora eram dois conceitos que lhe agradavam muito naquele preciso momento. Na realidade, agradavam a n $\hat{\pmb{\theta}}$ s dois. Ele aproximou-se',
- da maleta do mêdico e comeêou a remexer no seu interior. Entretanto, o mêdico comeêara a dar sinais de vida, o que indicava que, pelo menos, nêo tinha sofrido um ataque do coraêêo ou uma trombose devido ê tempestade. O que era bom. Todavia, a maneira como o Brutal olhava para o Percy nêo augurava nada de bom.
- Vai l🖟 para baixo, para o t�nel, e espera junto da maca disse eu.
- Paul, ouve. Eu noo sabia que... comecou o Percy a dizer depois de ter engolido em seco.
- Cala a boca. Vai para o tênel e espera junto da maca. Imediatamente. Voltou a engolir em seco. Fez um esgar como se sentisse dores e dirigiu-se para a porta que dava acesso es escadas do tênel. Levava nos braços o extintor vazio, como se fosse um bebe. O Dean passou por ele quando se dirigia a mim, trazendo o estetoscepio. Tirei-o das suas mêos e coloquei as extremidades nos ouvidos. Jê tinha feito aquilo na tropa e era como andar de bicicleta nunca se esquece como e que se faz. Afastei a camada de espuma do peito do Delacroix e tive de conter os vêmitos que me assomaram e garganta quando uma grande poreco da sua pele ainda quente se destacou muito simplemente da carne que cobrira atê entêo, da mesma forma que a pele deslizaria de um... bem, vocês sabem. "Sou um peru assado."
- Oh meu Deus! exclamou uma voz que no reconheci o beira das logrimas, vinda de tros de mim. As execuções soo sempre assim? Porque o que ninguêm me avisou? Nunca teria vindo!

Agora 🖟 demasiado tarde, meu amigo, pensei.

- Levem este homem daqui para fora disse eu, dirigindo-me ao Dean ou ao Brutal, ou a quem quer que estivesse a ouvir-me... o que fiz quando tive a certeza de que n**e**o desataria a vomitar em cima das coxas fumegantes do Delacroix. Levem-nos todos para a porta das traseiras.
- Couracei-me tanto quanto possêvel e coloquei o disco do estetoscêpio sobre a regiêo em carne viva que pusera a descoberto no peito do Del. Comecei a escutar enquanto rezava para nêo ouvir nada, e foi exactamente isso que aconteceu. Ele estê morto disse eu ao Brutal.

  Graêas a Deus.
- Sim. Gra $\hat{v}$ as a Deus. Tu e o Dean v $\hat{v}$ o buscar a padiola. Vamos desamarr $\hat{v}$ -lo e lev $\hat{v}$ -lo daqui para fora o mais depressa poss $\hat{v}$ vel.

Levêmos o corpo sobre a maca pelos doze degraus abaixo, sem problemas de maior. O meu pesadelo era que a sua carne cozinhada comeêasse a desprender-se dos ossos enquanto o transportêvamos - a frase do velho Pouca Terra, relativa ao peru assado, continuava gravada na minha mente - mas, como ê evidente isso nêo veio a acontecer:

O Curtis Anderson~ estava no andar de cima a tranquilizar os espectadores - pelo menos a tentar - o que deu jeito ao Brutal, uma vez que o Anderson n\vec{o}o se encontrava presente para ver quando ele deu um passo na direc\vec{o}o da frente da

maca e encolheu o braço, pronto a desferir um murro no Per 257

256

cy, que continuava com uma express®o aparvalhada. Detive o seu bra®o a tempo, e ainda bem para ambos. Foi bom para', o Percy, porque o Brutal tencionava assentar-lhe um murro com a viol@ncia daqueles que quase decapitavam, e foi bom para o Brutal porque ele teria perdido o emprego se o murro acertasse, e possivelmente, ido parar 🖟 cadeia.

- N�o disse eu.
- O que ♥ que queres dizer com esse n♥o? perguntou~~ -me o Brutal, enfurecido.
- Como 🛭 que podes dizer n🗫 Bem viste o que ele fez! O que 🗘 que estes a tentar dizer-me? Que vais continuar a permitir que os seus conhecimentos protejam? Depois do que ele fez?
- Sim. O Brutal ficou a olhar para mim de boca aberta e com uns olhos t�o furibundos que lacrimejavam. - Ou ve bem o que te digo, Brutus... tu d@s-lhe um soco e o mais certo 0 todos n0s sermos despedidos. Tu, eu, o Harry, o Dean e talvez at@ mesmo o Jack Van Hay. Todos os outros sobem um ou dois degraus na escada, a come@ar pelo Bill Dodge, e a Comiss@o Prisional contrata tr@s ou quatro z@s-ningu@ns daqueles que fazem bicha para a sopa dos pobres para preencher os lugares mais inferiores da escala. Talvez tu possas viver com isso, mas... - Dobrei o polegar na direcolo de Dean, que olhava para no do outro extremo do tênel de tijolos, que gotejavam. Tinha os êculos numa das mêos, olhando para o Percy como se quase n@o o visse. - Mas... e a respeito do Dean? Ele tem dois filhos, um na escola secund@ria e outro prestes a entrar para l@. - Por conseguinte, a que 🛭 que tudo isto se resume? - 🖟 perguntou-se o Brutal. -Vamos permitir que ele se safe desta? - Eu n**©**o sabia que a esponja devia estar molhada - interveio o Percy numa voz mec@nica que mal se ouvia. Aquela era a hist@ria que ele havia ensaiado, como @ evidente, quando esperava uma brincadeira dolorosa, em vez do autêntico cataclismo a que tênhamos assistido. -
- Sempre que ensai@vamos ela nunca era molhada. - Ah, meu grande estupor.... - come�ou o Brutal a dizer, fazendo men��o de se atirar ao Percy. Voltei a agarr@-lo, obrigando-o a retroceder. Entretanto, come@ou a ouvir-se o som de passos que desciam as escadas. Erqui o olhar, sentindo-me desesperadamente receoso de avistar o Curtis Ander-258
- son, mas era apenas o Harry Terwilliger. As suas faces estavam brancas como uma folha de papel e os l©bios tinham uma tonalidade p©rpura, como se tivesse acabado de comer uma torta de amoras pretas.

Voltei a dedicar a minha aten��o ao Brutal.

- Por amor de Deus, Brutus, o Delacroix est® morto, nada pode alterar esse facto, e o Percy n©o merece o que estar©s a arriscar. - Come©aria eu j® a perceber o plano ou a sua fase inicial? Deixem que vos diga que desde ent®o tenho vindo a interrogar-me sobre o assunto, sem contudo ter conseguido encontrar uma resposta satisfat@ria. Mas suponho que isso n@o tenha grande import@ncia. H@ muitas coisas que n@o importam, mas tenho reparado que isso n@o impede um homem de se questionar.
- Voc@s est@o para a@ a falar de mim como se eu fosse invis@vel comentou o Percy. Continuava a parecer entorpecido e atordoado, como se algu@m lhe tivesse assentado um bom murro na barriga, mas pod@amos ver que consequira recobrar um pouco de @nimo.
- Tu ŵs invisŵvel, Percy repliquei. Eh, nŵo podes... Controlei muito a custo a vontade que sentia de o esmurrar. A 🛊 gua continuava a gotejar, com um som cavo, das paredes de tijolo do t@nel; as nossas sombras gigantescas e distorcidas pareciam dan@ar sobre a sua superf@cie, como se fossem as sombras daquele conto do Poe sobre o gigantesco gorila da Rua da Morgue. Os trov@es continuavam a fazer-se ouvir; contudo, ali em baixo, o seu ribombar era mais abafado.
- S♥ quero ouvir uma coisa da tua boca, Percy; a promessa de que amanh♥ entregar@s o teu pedido de transfer@ncia para o Briar Ridge.
- N�o te preocupes com isso respondeu-me ele com uma express�o de amuo. Olhou para a figura coberta em cima da maca, afastou o olhar fitou-me por breves momentos e voltou a desviar o olhar.

- Isso ser® o melhor atalhou o Harry. Caso contr®no, ® poss®vel que venhas a conhecer melhor o Bill "Selvagem" Wharton, muito melhor do que aquilo que desejas. Uma ligeira pausa. N®s podemos garantir que isso aconte®a. O Percy tinha medo de n®s e, provavelmente, daquilo que pud®ssemos fazer se ele ainda l® estivesse quando descobr®ssemos o que ele conversara com o Jack Van Hay sobre a esponja
- e por que motivo t@nhamos sempre o cuidado de a mergulhar em salmoura; por@m, a refer@ncia do Harry ao Wharton despelhou nos seus olhos um verdadeiro terror. Percebi que estava a recordar-se da maneira como o Wharton o agarrara despenteara, assim como das suas palavras.
- N�o te atreverias disse ele num murm�rio.
- Ah, isso ♥ que me atreveria replicou o Harry com toda a calma. E queres saber que mais? Ningu♠m viria a saber. Porque j♠ demonstraste que n♠o tens cuidado nenhum

quando lidas com os prisioneiros. E que tamb**©**m **©**s incompetente. Os punhos do Percy cerraram-se e as suas faces adquiri ram uma tonalidade rosada.

- Eu nûo sou...
- -Claro que 🕏s atalhou o Dean, juntando-se a nosj Formomos uma espocie de semicorculo em redor do Percy ao' fundo das escadas, e ato a saoda pela parte da frente do tonel se encontrava bloqueada; a maca estava atros dele com o seu' amontoado de carne fumegante oculto debaixo de um velho lencol. Acabaste de queimar o Delacroix vivo. Se isso no o o uma demonstración de incompetência, o que o que sero?

A expressão que se reflectia no olhar do Percy era pouco'' segura. Planeara proteger-se, invocando ignorência, e naquele momento verificava que o feitiêo se virara contra o feiticeiro

Nunca cheguei a saber o que que ele teria alegado em se guida, porque, nesse momento, o Curtis Anderson apareceu vindo das escadas. Apercebemo-nos de que era ele e afastêmo-nos um pouco do Percy, de forma a no darmos uma imagem to ameagadora.

- Que porra ♥ que foi aquilo? - perguntou o Anderson num rugido. - Jesus, o ch♥o l♥ em cima ♥ s♥ vomitado por todo o lado! E o cheiro! Eu j♥ disse ao Magnusson e ao velho

Pouca Terra que abrissem as duas portas, mas aquele cheiro no ho-de sair durante pelo menos cinco anos, aposto tudo o que quiserem. E o monte de merda do Wharton esto a cantar, acerca do assunto! Estou a ouvi-lo!

- E ele tem boa voz, Curt? - perguntou o Brutal. Sabem como v que se pode fazer com que o gvs de iluminavo entre em combustvo apenas com uma centelha sem que dav

nos advenha qualquer dano fôsico, se o fizermos antes de a concentracco ser excessiva? Foi o que aconteceu naquela situacco. Ficêmos uns instantes a olhar de boca aberta para ele

gratos e desatêmos a rir histericamente. As nossas gargalhadas cheias de histerismo ecoavam por aquele tênel lêgubre como o adejar de asas de morcegos. As nossas sombras disformes oscilavam sobre as paredes. Jê no fim do nosso ataque de riso, atê o Percy fez coro connosco. Por fim acalmêmo-nos e, no rescaldo, todos nos sentimos melhor. Possuêamos de novo alguma sanidade mental.

- Muito bem, rapazes atalhou o Anderson, limpando os olhos lacrimejantes com um lenço, continuando a soltar um soluço ocasional de riso -, o que raio se passou lo em cima?
- Uma execu**ç**o respondeu o Brutal. Estou em crer que o seu tom de voz neutro desarmou o Anderson, mas a mim no me surpreendeu, pelo menos no muito; o Brutal sempre tinha sido bom em tirar o maior partido de uma ocasico propocia. Bem sucedida.
- Como 🖟 que podes dizer uma coisa dessas? Algumas testemunhas serço incapazes de dormir durante um mês! Raios, aquela gaja gorda 🖟 capaz de neo pregar olho durante um ano!
- O Brutal apontou para a maca, para o corpo por baixo do len@ol.
- Ele est@ morto, n@o @ verdade? Quanto @s tuas testemunhas, a maior parte delas

dirê amanhê ê noite aos amigos que se tratou de um acto de justiê a perfeita... O Del queimou uma data de pessoas vivas, portanto, nês invertemos as coisas e queimêmo-lo, a ele, vivo. Com a diferenêa de que nêo dirêo que fomos nês. Dirêo que foi a vontade de Deus que se manifestou atravês de nês. Talvez atê haja alguma verdade nisso. E queres saber o melhor de tudo? A ironia suprema? A maior parte dos amigos das testemunhas vai desejar ter podido estar aqui, para ver com os seus prêprios olhos. - Lanêou um olhar ao Percy, que tanto tinha de sardênico como de escarninho.

- E se ficaram um tudo-nada abalados, o que 🛭 que isso tem de mais? perguntou o Harry. Eles ofereceram-se para o raio desta miss 🕫 o, ningu 🕅 os recrutou.
- Eu noo sabia que a esponja tinha de estar molhada interveio o Percy numa voz mecanizada. Durante os ensaios nunca o costume molho-la.
- O Dean olhou para ele com o mais profundo dos desprezos. 261
- Durante quantos anos mijaste na tampa da retrete at@; algu@m te ter dito que a levantasses antes de urinar? perguntou ele num timbre de voz que mais parecia um ladrar.
- O Percy ainda abriu a boca para responder, mas eu disse -lhe que se calasse. E, surpresa das surpresas, ele obedeceu Voltei-me para o Anderson.
- O Percy lixou tudo, Curtis... Foi isso o que sucedeu muito pura e simplesmente. Virei-me para o Percy, desafiando-o a contradizer-me. Ele no ousou fazo-lo ao ler a expresso nos meus olhos: "O preferovel que o Anderson julgue` que foi um erro estopido do que algo propositado." Alom do' mais, fosse o que fosse que se dissesse ali no tonel no tinhaqualquer significado. Aquilo que interessava, o que interessa sempre aos Percy Wetmore deste mundo, o que fica regis tado ou o que chega aos ouvidos dos manda-chuvas... da pessoas que interessam. O que tem relevoncia para os Percies, Wetmore deste mundo o que o publicado nos jornais.
- O Anderson olhou para nos, parecendo um pouco inseguro. Chegou mesmo ao ponto de olhar para o Delacroix, mas este nos se encontrava em estado de falar.
- Imagino que poderia ter sido pior comentou.
- Isso 🖟 verdade concordei. Ele ainda podia estar vivo.
- O Curtis pestanejou confuso: aquela probabilidade parecia no lhe ter ocorrido.
- Amanh® quero ver em cima da minha secret®ria um relat®rio pormenorizado sobre este assunto instruiu ele.

E nenhum de vocês falarê disto ao director Moores atê eu ter tido a oportunidade de conversar com ele. Estamos de acordo? Acenêmos veementemente com a cabeêa. Se o Curtis Anderson pretendia pêr o director ao corrente do sucedido; por' nês nêo havia qualquer inconveniente.

- Isto 🖟, se nenhum desses caras de cu dos rep@rteres referir o assunto nos seus jornais...
- Noo o faro repliquei. Ainda que o tentassem, os editores impediriam que o assunto viesse a lume. O demasiado macabro para um poblico constituodo maioritariamente por famolias. Mas eles nem sequer tentaro. Os que se encontravam presentes esta noite so todos veteranos. Os vezes ~ coisas do para o torto, mais nada. Eles sabem disso to bem como nos.
- O Anderson pensou por mais uns instantes, e pouco depois assentiu. Olhou para o Percy; no seu rosto, habitualmente bastante af@vel, reflectia-se uma express@o desdenhosa.
- ②s um verdadeiro idiota declarou -, e n ②o gosto de ti nem um bocadinho. Assentiu com a cabe ②a perante o olhar estupidificado de surpresa do Percy. E se contares a algum dos teus amigos de cu rosado que eu te disse isto, podes estar certo que o negarei at ② que as galinhas venham a ter dentes... e estes homens h ②o-de confirmar o que eu disser. Como v ②s, est ③s com um pequeno problema, meu filho.

Com aquelas palavras, voltou-se e come**®**ou a subir as escadas. Deixei-o percorrer quatro degraus antes de o chamar. - Curtis? - O interpelado deu meia volta, franziu o sobrolho e n**®**o disse nada. - N**®**o vale a pena preocupares-te muito com o Percy - acrescentei. - Ele vai ser transferido para o Briar Ridge. Esperam-no coisas maiores e melhores. N**®**o **®** verdade, Percy?

- Assim que a transfer@ncia seja aprovada prosseguiu o Brutal.
- E at@ que tal aconte@a, ele vai passar a dar parte de doente todas as noites -

acrescentou o Dean.

Aquilo enfureceu o Percy; ainda no trabalhava na priso ho tempo suficiente para poder ter acumulado dias de dispensa por doeno remunerados. Fitou o Dean com grande desdom.

- Isso querias tu - disse ele.

6

Regressomos ao bloco mais ou menos por volta da uma e um quarto da manho (com excepto do Percy, que ficou a limpar a arrecadação muito mal-humorado) e eu ainda tinha de escrever um relatorio. Decidi elaboro-lo na mesa do guarda de serviço; se eu me sentasse na cadeira do meu gabinete, que era mais confortovel do que aquela, acabaria por passar pelas brasas. Muito provavelmente, isto podero parecer-vos um pouco peculiar, em vista do que tinha acontecido ho cerca de uma hora mas a realidade que eu tinha a sensação de haver vivido tros vidas desde as onze horas da noite anterior sem conseguir conciliar o sono.

262

263

O John Coffey encontrava-se junto das barras da porta da cela, com as lêgrimas a brotarem dos seus olhos estranhos e de expressêo distanciada - era como se estivêssemos a observar o sangue a escorrer de uma ferida que se recusava a sarar, mas que nêo provocava dores. Mais perto da secretêria, no corredor, o Wharton estava sentado na sua tarimba, embalando-se em movimentos laterais, enquanto entoava uma canêo da sua lavra que nêo era despropositada de todo. Tanto quanto me consigo recordar, a letra dizia qualquer coisa como isto: "Chu...rras...co! Tu e eu!

Fedorento, rosadinho, mas que pivete!

N©o foi o Billy nem o Philadelphia Philly, N©o foi o Jackie nem o Roy! Era um rapazinho, pequeno e pimp©o, Que dava pelo nome de Delacroix."

- Cala a boca, idiota! - disse-lhe eu.

Wharton mimoseou-me com um esgar sorridente que p $\hat{\mathbf{v}}$ s  $\hat{\mathbf{v}}$  mostra os seus dentes enegrecidos. Ele n $\hat{\mathbf{v}}$ o estava a morrer, pelo menos ainda n $\hat{\mathbf{v}}$ o; estava de p $\hat{\mathbf{v}}$ , todo satisfeito, praticamente a executar um sapateado.

- Vem at@ aqui dentro e obriga-me a calar a boca - desafiou, trocista e todo contente, come@ando a entoar outro verso da Can@@o do Churrasco, formando frases que n@o

eram totalmente desprovidas de grava. Revelavam uma inteligência aberrante e nauseabunda, mas que ve sua propria maneira raiava o brilhantismo.

Dirigi-me para a cela do John Coffey. Este limpou as l@grimas das faces com a palma da m@o. Tinha os olhos vernelhos e inchados, e pareceu-me que tamb@m estava exausto.

N\vec{o}o percebia bem porqu\vec{o}, pois ele passava apenas duas horas por dia no p\vec{o}tio de recreio e o resto do tempo sentado ou deitado na tarimba da sua cela; eu n\vec{o}o tinha a certeza, mas n\vec{o}o duvidei daquilo que estava a ver. Era demasiado evidente. - Pobre Del - comentou ele numa voz baixa e \vec{o}spera.

Coitado do velho Del.

- Sim anu♥. Coitado do velho Del. John, tu est♥s' bem?
- J@ deixou tudo isto continuou o Coffey sem me responder. O Del j@ est@ fora disto. N@o @ verdade, chefe? 264

Sim. Mas responde ao que te perguntei, John. Est**@**s

bem? O Del deixou tudo isto, ele v que tem sorte. Nvo interessa a forma como aconteceu, ele v que tem sorte. Pensei que o Delacroix era muito capaz de contradizer aquela observavo, mas decidi guardar aquele pensamento para mim prvprio. Lancei um olhar pela cela do John Coffey. - Onde v que estv o Mister Jingles?

- Foi a correr at@ ali ao fundo. Apontou atrav@s das barras, indicando o fundo do corredor, onde se situava a cela do isolamento.
- Bem, ele hê-de regressar disse eu com um acenar de cabeêa. Mas a verdade ê que nêo regressou; os dias do Mister Jingles na Milha Verde tinham chegado ao fim. O ênico vestêgio que encontrêmos da sua presenêa foi o que o Brutal descobriu nesse Inverno: umas quantas lascas de madeira coloridas e

o cheiro a rebu@ados de hortel@-pimenta, que emanava de um orificio na trave do tecto.

Tinha intenções de me ir embora nessa altura, mas no o fiz. Olhei para o John Coffey, e ele retribuiu-me o olhar, como se adivinhasse todos os meus pensamentos. Disse a mim mesmo para me por a mexer dali para fora, dar a noite por terminada e depois elaborar o relatorio que tencionava escrever sentado o mesa do guarda de serviço. Em vez disso, ouvi-me a proferir o seu nome.

- John Coffey.

- Sim, chefe - retorquiu ele de imediato.

Por vezes, um homem sente a necessidade de saber uma determinada coisa, e era exactamente isso o que se passava comigo naquele momento. Baixei-me sobre um joelho e comecei a descal@ar um dos meus sapatos.

Quando cheguei a casa a chuva jo parara de cair. Acima da cordilheira a norte surgira no firmamento a Lua tardia. O sono que eu sentira antes dava a impresso de ter desaparecido com as nuvens. Estava completamente desperto e sentia em mim o cheiro do Delacroix. Pensei que talvez conseguisse cheiro-lo na minha pele -churrasco, tu e eu, fedorento, rosadinho, mas que pivete - ainda durante .muito tempo.

A Janice estava de pê ê minha espera, como fazia sempre nas noites em que havia execuê es. Tinha intenê o de nê o lhe contar a histêria, uma vez que nê o vi qualquer finalidade em

perturb@-la com aquilo; contudo, ela lan@ou um olhar ao meu rosto quando transpus a porta da cozinha e exigiu que eu lhe contasse. Assim, sentei-me, agarrei nas suas m@os quentes, envolvi-as com as minhas, que estavam frias (o sistema de aquecimento do meu velho Ford funcionava mal, e desde o desencadear da tempestade que a temperatura tinha executado um 🕅 ngulo de cento e oitenta graus), e comecei a narrar-lhe aquilo que ela pensava desejar ouvir. A meio da hist@ria fui-me abaixo e comecei a chorar, n@o tinha contado com aguilo. Sentime um pouco envergonhado, mas no muito; bem voem, era ela, a Janice; que nunca me chamava a aten®o para as ocasi®es em que eu me desviava do comportamento que estava convencionado para um homem... pelo menos, do comportamento que eu julgava dever ser o meu. Um homem casado com uma boa mulher 🚱 a criatura de Deus que mais sorte tem, ao passo que um que no possua essa dodiva deve encontrar-se entre os mais desgravados, creio eu, sendo vnica bûnûvo das suas vidas o facto de n®o se aperceberem de quanto isso lhes faz falta. Chorei e ela encostou a minha cabe�a junto dos seus seios; quando a minha pr⊕pria tempestade se dissipou, senti-me melhor... pelo menos, um tudo-nada melhor. Estou convencido de que foi nessa altura que tive a primeira percep@o consciente da minha ideia. N@o foi o sapato; n@o @ a isso que estou a referir-me. O sapato estava relacionado, mas de forma diferente. No entanto, a minha verdadeira ideia consistia, naquele momento, apenas numa percep®©o estranha: que o John Coffey e a Melinda Moores, to diferenciados quanto podiam ser em tamanho, sexo, e cor da pele, possu@am exactamente os mesmos olhos: tristes, pesarosos e distantes. Olhos moribundos.

- Vem para a cama - disse por fim a minha mulher. Vem para a cama comigo, Paul. Acedi; fizemos amor e, quando termin@mos, a Janice adormeceu. Enquanto eu estava deitado a olhar para a face da Lua, ouvindo o ranger ocasional das paredes - finalmente,

tinham come@ado a retrair-se, mudando do Ver@o para o Outono - pensei no John Coffey a dizer que tinha evitado o mal. Eu consegui evitar o mal no rato do Del. Eu consegui evitar o mal no Mister Jingles. Ele @ um rato do circo. Com 266

certeza. E talvez, pensei eu, todos nos fossemos ratos de circo, a correr de um lado para o outro, tendo apenas uma noto vaga de que Deus e toda a Sua hoste no paraos, nos observavam nas nossas pequenas casas de baquelite, atravos das janelas de folha de mica.

Quando o dia come@ou a clarear dormi um pouco - calculo que umas duas horas, talvez mesmo tr@s; dormi da mesma maneira que costumo dormir hoje em dia, aqui, em Georgia Pines o que muito raramente me acontecia nessa @poca, um sono sobressaltado. Adormecia pensar nas igrejas da minha juventude. As tend@ncias

religiosas alteravam-se de acordo com os caprichos da minha mê e e das suas irmês, mas na realidade eram todas o mesmo, resumiam-se ê Primeira Igreja da Região Remota de Louvado Seja Jesus, o Senhor ê Todo-Poderoso. ê sombra daqueles campanêrios quadrados, o conceito de expiação surgia com a mesma regularidade do dobrar dos sinos que chamavam os fiêis ê oração. Sê Deus podia perdoar os pecados, podia e fazia-o, lavando-os no sangue do Seu Filho crucificado, mas esse facto não alterava a responsabilidade dos Seus filhos, que teriam de expiar esses pecados (e atê mesmo os seus simples erros de discernimento) sempre que possêvel. A expiação era um instrumento poderoso; era a tranca na porta que se fecha a fim de encerrarmos o passado.

Adormeci a pensar em expia 🗣 es que tinham lugar em pinhais frondosos, no Eduard Delacrorx, envolto em chamas montado no rel@mpago, na Melinda Moores e no matul@o com os seus olhos infinitamente lacrimosos. Estes pensamentos conseguiram formar um sonho. Nele, o John Coffey encontrava-se sentado na margem de um rio, balbuciando o seu pesar desarticulado em direcção ao firmamento de inicio do Verço, enquanto na outra margem se via um comboio de mercadorias que avan@ava veloz e incessantemente em direc@@o a um viaduto ferrugento que atravessava o Trapingus. Em cada braço, o homem de raça negra tinha o corpo de uma rapariguinha nua de cabelos louros. Os seus punhos, enormes rochedos castanhos nas extremidades desses bra@os, mantinham-se firmemente cerrados. Em seu redor os grilos cantavam e os insectos esvoa@avam; o calor do dia parecia zunir. No meu sonho dirigi-me a ele ajoelhando-me 🛭 sua frente e tomando as suas m∲os nas minhas. Os seus punhos relaxaram-se, revelando os seus segredos. Numa delas encontrava-se um carretel pintado de verde, vermelho e amarelo. Na outra estava o sapato de um quarda prisional. 267

- No consegui evitar o mal - dizia John Coffey, , Tentei desfazer o que estava feito, mas era demasiado tarde; E desta feita, no meu sonho, compreendi finalmente o homem.

o ©s nove horas da manh© seguinte, enquanto bebia a minha terceira caneca de caf© na cozinha (a minha mulher n©o fez qualquer coment©rio, mas vi a reprova©©o

na cozinha (a minha mulher no fez qualquer comentorio, mas vi a reprovaco escrita no seu

rosto quando me deu o caf@), o telefone come@ou a tocar. Dirigi-me para a sala a fim de o atender; a telefonista da Central disse a algu@m que j@ tinha em linha a pessoa pretendida, em seguida desejou-me um dia muito feliz e abandonou a linha, presumivelmente. Com a Central nunca se podia ter a certeza.

A voz do Hal Moores chocou-me muito. Soava enrouquecida e vacilante, dando-me a impressço de que pertencia a um octogençrio. Ocorreu-me entço que tinha sido bom que as coisas tivessem corrido da melhor maneira com o Curtis Anderson, na noite anterior, quando estivoramos todos no tonel; era optimo que ele pensasse mais ou menos o mesmo que nos em relaçõo ao Percy, porque o homem com quem eu estava a falar provavelmente jamais voltaria a trabalhar em Cold Mountain.

- Paul, pelo que percebi, ontem 🕏 noite houve um pequeno problema. Tambem percebi que o nosso amigo, Mister Wetmore, esteve envolvido no assunto.
- Foi apenas uma ligeira complicação admiti, colocando o auscultador bem junto ao ouvido e inclinando-me sobre o bocal -, mas o trabalho ficou concluêdo. E isso o o mais importante.
- Sim. Claro que sim.
- Posso perguntar quem 🛭 que te contou? "Para poder atar-lhe uma lata 🕏 cauda", pensei.
- Podes perguntar, mas, como n@o @ assunto onde devas meter o bedelho, vou ficar de boca fechada. Quando liguei para o meu gabinete, a fim de saber se havia algum recado ou
- qualquer assunto urgente, fui informado de uma coisa bastante interessante.
- Sim retorquiu Moores. Parece que um pedido de

transfer@ncia foi aterrar na minha secret@ria. O Percy Wetmore quer ser transferido para o Briar Ridge logo que poss@vel. Deve ter preenchido o papel antes mesmo do fim do turno da noite passada, n�o achas?

- Ao que tudo indica, parece que sim concordei. Em circunst@ncias normais, eu deixaria que fosse o Curtis Anderson a tratar deste assunto, mas levando em considerato consid pedi 🖟 Hannah que me trouxesse pessoalmente esse pedido na sua hora de almo🚱o. Gentilmente, ela acedeu. Vou aprovar a transfer@ncia e certificar-me de que 🚱 enviada para a capital do estado ainda esta tarde. Calculo que possas ver o Percy Wetmore pelas costas em menos de um m@s. Talvez at@ menos. O Moores esperava que eu ficasse satisfeito com aquela novidade, e tinha todo o direito a esperar. Interrompera a assistência ê mulher para poder dispor do tempo necess@rio para dar andamento @quele assunto, o qual, n@o fora isso, poderia ter levado mais de seis meses a ser tratado, at@ mesmo atrav@s dos t@o alardeados conhecimentos do Percy. No entanto, senti o coraçõo cair-me aos pês. Um m@s! Mas talvez isso n@o tivesse muita import@ncia. Eliminava um desejo perfeitamente natural de aguardar e adiar um empreendimento arriscado, e o assunto que me preenchia a mente de momento seria efectivamente muito arriscado. Em certas ocasi@es, quando @ assim, @ prefer@vel dar o salto antes de perder a coragem. Se @amos ser obrigados a tratar do Percy (sempre partindo do pressuposto de que eu seria capaz de convencer os outros a apoiarem-me na minha loucura - por outras palavras, partindo do princ@pio de que existiria um "n@s"), mais valia que fosse naquela mesma noite.
- Paul? Continuas em linha? O Moores baixou um pouco a voz, como se pensasse que estava a falar consigo proprio. Raios partam isto, esto a parecer-me que a ligaçõo foi cortada.
- Noo. Continuo aqui, Hal. Deste-me uma bela novidade. Sim concordou ele; uma vez mais, senti-me espantado ao verificar o quanto a sua voz havia envelhecido. De uma forma estranha, parecia too fina como papel. Oh, eu sei bem em que o que estos a pensar.

  "Noo. noo sabes, senhor director", pensei para comigo.

"N®o, n®o sabes, senhor director", pensei para comigo. 269

"Nem daqui a um milh**©**o de anos conseguirias adivinhar em que **©** que estou a pensar."

- Estês a pensar que o nosso jovem amigo ainda andarê pelo bloco aquando da execuêro do Coffey. O que provavelj mente serê verdade... O Coffey marcharê antes do Dia de acêro de Grara, de acordo com as minhas previsões, mas poderês muito bem recambir-lo de novo para o compartimento do quadro electrico. Ninguêm levantarê a mênima objectêro.! Incluindo ele prêprio, calculo.
- ② exactamente o que farei repliquei. Hal, como ② que a Melinda tem passado?

Fez-se uma longa pausa - to longa que eu poderia ter pensado que ele saora da linha, no fora o som da sua respiración. Quando o Moores voltou a falar, fo-lo muito mais baixo

- Ela est@ a apagar-se disse ele. ~ A apagar-se. Aquela express@o t@o aterradora que os antigos costumavam usar, n@o para dizerem que uma pessoa estava a morrer, mas sim que tinha come@ado a desligar-se do mundo dos vivos.
- As dores de cabela parecem ter abrandado um pouco... pelo menos por agora... mas no consegue caminhar sem ajuda, no consegue agarrar nas coisas, enquanto esto a dormir
- nvo voz ainda mais baixo o Hal acrescentou; qualquer coisa que me deu a impressvo de ser: "Ela adeja".
- Adeja? O que © que queres dizer, Hal? perguntei,, franzindo a testa. Entretanto a minha mulher tinha chegado © entrada da sala de estar e ficou ali a olhar para mim, a limpar as m©os a um pano da lou©a.
- N@o replicou o Moores numa voz que dava a impress®o de vacilar entre a c®lera e as l@grimas. Ela pragueja.
- Oh! exclamei, continuando sem saber o que 🕅 que ele pretendia dizer, embora n\bar{v}o tivesse inten\bar{v}o de perguntar. N\bar{v}o foi necess\bar{v}rio; ele encarregou-se de me explicar.

- Ela estê muito bem, perfeitamente normal, a conversar acerca dos canteiros de flores ou de um vestido que viu no catêlogo, ou a dizer que ouviu o Roosevelt no rêdio, comentando que ele falou maravilhosamente, e entêo, sem mais nem menos, comeêa a dizer as coisas mais horrorosas que se possa conceber, coisas monstruosas... palavras. Nêo eleva a tom de voz. Na minha opiniêo, quase seria preferêvel se ela o fizesse... porque nesse caso... bem vês, entêo...
- Noo se pareceria tanto consigo propria adiantei. o isso mesmo aquiesceu o Moores numa voz agradecida. \_\_Mas ouvi-la proferir aquelas coisas horroveis, linguagem reles, na sua doce voz... Desculpa-me Paul. A sua voz enfraqueceu, e ouvi-o a aclarar ruidosamente a garganta.

Pouco depois, o Moores retomou a palavra, num tom um pouco mais forte mas too entristecido como antes. - A Melinda quer que o pastor Donaldson venha c🎙 a casa e eu sei que ele 🖟 um grande conforto para ela, mas como 🖟 que eu posso pedirlhe que venha? Sup@e que. ele est@ sentado na sala, lendo as Escrituras com ela e ela lhe chama um nome obsceno? A Melinda 🛭 muito capaz de o fazer; ontem 🕞 noite chamou-me nomes. Ela disse-me: "Chega-me essa revista, a Liberty, meu caralho de merda, se fizeres o favor." Oh, Paul, onde 🛭 que ela ter 🕽 ouvido linguagem desta espêcie? Como ê que ela pode ter conhecimento deste gênero de palavras? - Noo sei. Hal, tencionas ficar em casa esta noite? Quando estava de posse de todas as suas faculdades, sem se sentir perturbado pelas preocupa®es e desgostos, o Hal Moores tinha uma faceta r®spida e sarc@stica; acho que os seus subordinados receavam mais essa faceta do que a sua c�lera ou desprezo. O seu sarcasmo, que habitualmente se revestia de impaci�ncia e brusquid**©**o, era capaz de nos aguilhoar como **©**cido. Naquele momento, senti um pouco desse sarcasmo. Foi bastante inesperado, mas, tudo considerado, fiquei satisfeito por detectar aquilo. Ao fim e ao cabo, parecia que nem todo o

-  $\hat{N}$ 0 - respondeu-me o Hal -, tenciono levar a Melinda ao baile no celeiro. Tencionamos fartar-nos de dan $\hat{V}$ ar e depois dizer ao rabequista que  $\hat{V}$  um filho da puta.

Tapeia boca com a m**©**o para n**©**o me rir. Felizmente, a vontade de rir desapareceu com rapidez.

- Desculpa acrescentou ele. Ultimamente, noo tenho andado a dormir muito. O que me torna rabugento. O claro que vamos estar em casa. Porque O que perguntas? Noo interessa retorqui.
- No estos a pensar em passar por co, pois no Porque se estiveste de servico ontem o noite, isso significa que hoje tambom trabalharos no turno da noite. A menos que tenhas trocado com alguêm, no ?
- No, no troquei confirmei. Esta noite tambom estou de servio. 270

## 271

- Em qualquer dos casos, a tua visita n\varphio seria muito boa ideia. Da forma como ela se sente neste momento.., Talvez tenhas raz\varphio. Obrigado pelas not\varphicias que me deste.
- Noo tens de quo. Reza pela minha Melinda, Paul. Eu prometi-lhe que assim faria, pensando que talvez viesse a fazer um pouco mais do que rezar. Tal como eles costumam dizer na Igreja do Louvado Seja Jesus, o Senhor o Todo-Poderoso, Deus ajuda os que se ajudam a si proprios. Desliguei o telefone e olhei para a Janice.
- Como 🛭 que est 🖟 a Melly? perguntou-me ela.

esp@rito de luta o abandonara.

- No muito bem. Contei-lhe o que o Hal me dissera, incluindo a parte respeitante o linguagem obscena, embora no tenha incluodo a parte do caralho e do filho da puta. Con
- clu® o meu relato, utilizando a express®o do Hal, "a apagar-se"; a Jan abanou a cabe®a com uma express®o de tristeza. Em seguida, observou-me com mais aten®®o.
- Em que ♥ que est♥s a pensar? Andas a matutar em qualquer coisa, provavelmente, nada de bom. Est♥ escrito no teu rosto.
- Mentir encontrava-se inteiramente fora de quest\(\epsilon\); essa n\(\epsilon\) era a nossa maneira de ser. Limitei-me a dizer-lhe que seria prefer\(\epsilon\)vel que ela n\(\epsilon\) o se inteirasse do assunto, pelo menos de momento.
- Trata-se de... Pode vir a causar-te algum problema? -perguntou ela, apesar de n\varphi o parecer estar particularmente alarmada perante aquela hip\varphi tese, antes

interessada, o que ♥ um dos aspectos de que eu sempre gostei no seu car♥cter. - Talvez - respondi lac♥nico.

- 🖟 uma coisa boa?
- Talvez repeti. Continuava no mesmo lugar enquanto com um dedo girava distraidamente a manivela do telefone. Preferes que eu te deixe sozinho enquanto fazes o teu telefonema? perguntou a Janice. Que seja uma boa mulherzinha e no me meta onde no sou chamada? Que vo lavar a louoa? Tricotar umas botinhas de lo?
- Assenti.
- N**©**o era bem nisso que eu estava a pensar, mas... Vamos ter convidados para o almo**©**o, Paul?
- Espero que sim repliquei. 272

۵,

Contactei com o Dean e o Brutal sem mais demoras, uma vez que ambos se encontravam ligados ve rede telefênica. Não era o caso do Harry, pelo menos nessa ve poca, mas eu tinha o nêmero de telefone do seu vizinho mais prêximo. Cerca de vinte minutos mais tarde, o Harry retribuiu o meu telefonema, extremamente embaravado por a chamada ter de ser paga no destino, mas prometendo "pagar o seu quinhvo" quando nos fosse enviada a prêxima factura. Eu repliquei-lhe que "tudo vem a seu tempo e os nabos no Advento"; entrementes, poderia ele vir almovar a minha casa? O Brutal e o Dean jo tinham aceite o convite, e a Janice prometera servir a sua famosa salada de repolho cru... para jo não falar na sua ainda mais famosa tarte de mavo.

- Almo@o sem ser por qualquer motivo especial? - perguntou o Harry com cepticismo.

Acabei por admitir que queria discutir com eles um certo assunto, mas no desejava entrar nessa questo ao telefone. O Harry concordou em ir almovar a minha casa. Pousei o auscultador, dirigi-me para a janela e olhei para fora, pensativo. Embora houvos semos trabalhado no turno da noite, eu no acordara o Brutal nem o Dean, e o Harry tambom no parecera ter acabado de sair de vale de lenco is. Tudo indicava que eu no era o onico a estar incomodado com o que se passara na noite anterior, e tendo em conta a loucura que eu tencionava levar a cabo, isso no era mau.

- O Brutal, que era o que vivia mais prêximo de mim, chegou ês onze e um quarto. O Dean apareceu quinze minutos mais tarde e o Harry jê vestido para o trabalho outros quinze minutos depois deste êltimo. A Jan serviu-nos o almoêo na cozinha: sanduêches de carne assada, salada de repolho e chê gelado. Tivesse aquela refeiçêo tido lugar no dia anterior e terêamos comido no alpendre, ao ar livre, satisfeitos por sentir a brisa todavia a temperatura havia descido uns bons catorze graus desde a tempestade da noite anterior, e das cumeeiras soprava um vento bastante agreste.
- Podes sentar-te 🖟 mesa connosco disse eu 🖟 minha mulher.
- Acho que n©o quero saber o que andas a tramar disse-me ela com um abanar de cabe©a -, e fico menos preo
- 273

cupada se no souber. Eu como qualquer coisa na sala de es tar. Esta semana tenho encontro marcado com Miss Jano Austen, a qual, devo dizer, uma companhia excelente.

- Quem 🖟 a Jane Austen? perguntou o Harry depois de a Janice ter sa�do da cozinha. Da tua fam�lia ou da da tua mulher, Paul? 🖟 alguma prima? 🖟 bonita?
- ♥ uma escritora, idiota esclareceu o Brutal. J♥ morreu h♥ uma eternidade. Oh! exclamou o Harry, constrangido. Eu n♥o sou grande leitor. Na maior
- parte, manuais de rêdio.
- O que 🛭 que andas a magicar, Paul? perguntou o Dean sem rodeios.
- Para come@ar, temos o Mister Jingles e o John Coffey. Os tr@s mostraram-se surpreendidos, tal como eu esperara..;, Tinham julgado que eu queria falar do Delacroix ou do Per cy. Talvez mesmo de ambos. Fitei o Dean e o Harry. Aquilo com o Mister Jingles... o que o Coffey fez... aconteceu com bastante rapidez. Eu n@o sei se chegaste a tempo de ver at@ que ponto @ que o rato ficou ferido.
- N $\hat{\mathbf{e}}$ o, mas ainda vi o sangue espalhado no ch $\hat{\mathbf{e}}$ o re plicou ele com um abanar de cabe $\hat{\mathbf{e}}$ a.

Voltei-me para o Brutal.

- O filho da puta do Percy esmagou-o disse ele simplesmente. Deveria ter morrido, mas tal no aconteceu: O Coffey fez-lhe qualquer coisa. No sei como, mas o certo que sarou. Eu sei que isto parece ser impossovel, mas eu vi com os meus proprios olhos.
- Ele tambûm me curou e eu nûo me limitei a ver, senti isso na pele atalhei eu. Contei-lhes o que se passara com a minha infecûo urinûria, a forma como esta ressurgira, o so

frimento por que tinha passado (apontei atravês da janela da cozinha para a pilha de madeira a que fora obrigado a agarrar-me, na manhê em que as dores me prostraram de joelhos), e a forma como havia desaparecido completamente depois de o Coffey me ter tocado. E nunca mais voltara.

Nºo foi necessºrio muito tempo para esta narrativa. Depois de eu ter terminado, os tros ficaram em siloncio por algum tempo, mastigando as suas sandu@ches. O Dean foi o primeiro a retomar a conversa.

- Da boca dele saem coisas pretas. Parecidas com insectos. - ♥ verdade - corroborou o Harry. - Pelo menos, de in♥cio eram pretas. Mas em seguida ficaram brancas e sumi

## 274

ram-se. - Olhou v sua volta com uma expressvo pensativa. - J me tinha esquecido do raio dessa coisa toda, Paul. Nvo acham que v engravado?

Nao ho nada de engravado nem de estranho a respeito disso - interveio o Brutal. - Na minha opinivo, v assim que a maior parte das pessoas procede em relavo v se coisas

que no capaz de compreender... Limitam-se a esqueco-las. No faz muito bem cabela de uma pessoa recordar-se de coisas que no têm explicação. O que que tens a dizer quanto a isso, Paul? Tambêm apareceram insectos quando ele te curou da infecêno?

- Sim. Na minha opini©o, eles © que s©o a doen©a... as dores... o sofrimento. Absorvem os males e depois libertam-nos de novo em pleno ar.
- Onde acabam por vir a morrer acrescentou o Harry. Encolhi os ombros. Por mim, no sabia se morriam ou no , to -pouco tinha a certeza se isso interessaria para o caso. Ele sugou isso de ti? perguntou o Brutal. O Coffey deu-me a impresso de estar a sugar qualquer coisa directamente do rato. O sofrimento. O... vocos sabem o que quero dizer. A morte.
- N©o redargui. Ele limitou-se a tocar-me. E eu senti o seu toque. Foi uma esp©cie de safan©o, como um choque el©ctrico, com a diferen©a de que n©o me provocou qualquer dor. Mas eu n©o estava a morrer, s© sentia dores.
- O toque e a respiraçõo proferiu o Brutal com um acenar de cabeça. Tal como se costuma ouvir desses apregoadores da palavra divina.
- Jesus seja Louvado, o Senhor 🖟 Todo-Poderoso atalhei.
- CO por mim, no sei se Jesus tem alguma coisa a ver com isto acrescentou o Brutal -, mas o certo o que me parece que o John Coffey o um homem muito poderoso.
- Muito bem interveio o Dean. Uma vez que tu afirmas que tudo isso aconteceu, acho que sou obrigado a acreditar. Deus manifesta-se de maneiras misteriosas. Mas o que Q que isso tem a ver connosco?

  Bem, aquela Q que era a grande questQo, nQo era? Respirei fundo e disse-lhes aquilo que tencionava fazer. Aparvalhados, os trQs ouviram o que eu tinha a dizer. AtQ o Brutal, que gostava de ler aquelas revistas que traziam histQrias

275 so estupidificada. Desta vez, quando terminei, fez-se u siloncio ainda maior e as sanduoches pareciam ter sido esquecidas.

Por fim, numa voz suave cheia de sensatez, o Brutus Howell retomou a palavra.

- Se f@ssemos apanhados, perder@amos o emprego, pau~, e j@ era uma sorte se fosse s@ isso. O mais prov@vel era acabarmos por ir parar ao Bloco A como convidados do estado, a! fabricar carteiras e a tomar duche aos pares.
- Sim admiti. Isso poderia muito bem vir a acontecer.

sobre homenzinhos verdes vindos do espaĝo, apresentava uma expres

- At@ certo ponto, sou capaz de compreender o que sen-tes - continuou ele. -

Conheces o Moores muito melhor do que qualquer de n©s e, para al©m de ele ser o chefe, tamb©m

- 🗣 teu amigo e sei que pensas muito no estado de sa�de da mulher dele...
- A Melinda 🖟 a pessoa mais meiga do mundo afirmei -, e para ele nada mais existe
- Mas nos nos a conhecemos da mesma forma que tu e a Janice disse o Brutal. Nos o verdade, Paul?
- Se a conhecessem, tamb@m sentiriam afecto por ela retorqui. Pelo menos teriam sentido se a tivessem conhecido antes de esta coisa se ter apoderado dela com as suas gar
- ras impiedosas. Ela costumava fazer muitas coisas em prol da comunidade, e v uma boa amiga e uma pessoa religiosa. Mas ainda mais v uma pessoa espirituosa. Enfim, costumava ser. A Melinda era capaz de nos contar coisas que nos faziam rir atv vs logrimas. Mas no por isso que quero ajudo-la a salvar a vida, isto v, caso possa vir a ser salva. O que estv a acontecer com ela constitui uma ofensa, raios, uma verdadeira ofensa. Para os olhos, para os ouvidos e para o coravo.
- Essa tua atitude ♥ muito nobre, mas duvido muito que seja isso que est♥ a incomodar-te interp♥s o Brutal. Estou convencido de que a tua atitude se deve mais ao que
- aconteceu ao Del. De uma maneira qualquer, pretendes restabelecer o equil@brio das coisas.
- E ele tinha toda a razĝo. Claro que tinha. Eu conhecia a Melinda Moores melhor do que eles; porĝm, depois de tudo analisado, isso nĝo bastava para lhes pedir que arriscassem os
- seus empregos por ela... e possivelmente tamb@m a sua liberdade. E j@ agora, o mesmo se aplicava ao meu emprego e @ minha liberdade. Ao fim e ao cabo, eu tinha dois filhos, e a 276
- 🕅 Pltima coisa que desejava que viesse a suceder neste mundo de Deus era que a minha mulher fosse obrigada a escrever aos filhos para lhes comunicar que o pai ia ser julgado por... ben,, porque 🛭 que seria? N🗗 sabia. Por ajudar a instigar uma tentativa de fuga, parecia-me ser a raz $\hat{\mathbf{v}}$ o mais plaus $\hat{\mathbf{v}}$ vel. No entanto, a morte do Eduard Delacroix tinha sido o ac~ mais hediondo e ultrajante que eu presenciara ao longo de toda a minha vida - e n $oldsymbol{e}$ o estou a referir-me apenas 🛭 minha vida profissional, mas sim 🕽 totalidade da minha existência - e eu tomara parte nele. Todos nês havêamos tomado uma vez que permit@ramos que o Percy Wetmor~ tivesse continuado com as mesmas fun@@es depois de sabermos que ele n**º**o possu**º**a o m**º**nimo de capacidades para trabalhar num lugar como o Bloco E. Sem objec@@es entr@ramos naquele jogo. At@ o director Moores tinha a sua quota-parte de responsabilidade. "Os tomates dele v**@**o ser estorricados quer o Wetmore fa@a parte do grupo ou n@o", dissera ele na altura; talvez isso no devesse causar-nos grandes apreensões, em virtude dos actos que o pequeno franci@ cometera, mas, no fim, o Percy tinha feito muito mais do que estorricar os tomates do Del; fizera explodir os globos oculares para fora das 🗣rbitas e pegara-lhe fogo 🗣 cara. E porqu🚱? Porque o Delacroix cometera seis assass@nios? N@o. Porque o Percy havia mijado nas cal@as e o pequeno cajun tivera a ousadia de se rir dele. Nos havoamos tomado parte num acto monstruoso e o Percy sair-se-ia daquilo com toda a impunidade. Ia ser transferido para o Briar Ridge, to feliz como um gato ao sol num dia de Inverno, e ali teria um hosp@cio cheio de lun@ticos, sobre quem poderia exercer todas as suas s@dicas crueldades. N�o havia nada que pud�ssemos fazer para impedir isso, mas talvez n®o fosse demasiado tarde para lavarmos alguma da sujidade que nos conspurcava as m@os.
- Na minha igreja classificam isto de expia@o em vez de restabelecimento do equil@brio disse eu -, mas acho que no fim vem tudo a dar no mesmo.
- Acreditas realmente que o Coffey poderia salv@-la? perguntou o Dean numa voz suave e perplexa... Fazendo apenas.., o qu@?... Sugando-lhe o tumor cerebral que lhe mina a cabe@a? Como se fosse o... o caro@o de um p@ssego?
- Acho que seria capaz. Como vevidente, nvo vecerto, mas depois do que ele fez comigo... e com o Mister Jingles... Nvo hvece duvida de que o rato estava bastante esborrachado disse o Brutal.

- 277
- Mas estaria ele disposto a faz@-lo? perguntou Harry ensimesmado. Estaria?
- Se estiver ao seu alcance, sem d@vida que sim repliquei.
- Porqu@? O Coffey nem sequer a conhece!
- Porque essa 🛭 a sua miss🗫 o. Foi com essa finalidade que Deus o criou.
- O Brutal olhou ostensivamente em redor, recordando-nos que faltava algu**ê**m.
- E quanto ao Percy? Pensas que ele vai permitir que isto v♥ para a frente? perguntou ele.

Aquela questo levou-me a contar-lhes o que eu planeara em relaçõo ao Percy. Quando terminei, o Harry e o Dean olhavam para mim estupefactos e o Brutal esboçava um sorriso relutante de admiraçõo.

- Bastante audacioso, Irm@o Paul! exclamou ele. Quase consegues cortar-me a respira@@o!
- Mas seria uma fa@anha e tanto! observou o Dean quase num murm@rio, ap@s o que desatou a rir sonoramente,, batendo palmas, como se fosse um garoto. Quer dizer.
- vuu..., duu... de... oh... duu e macacos me mordam! e preciso neo esquecer que o Dean tinha um interesse muito especial na parte do plano que envolvia o Percy (ao fim e ao cabo, este teria permitido que o Dean morresse devido e sua inercia quando o Dean fora atacado pelo Wharton).
- Sim, mas... e depois? perguntou o Harry. Parecia sentir-se acabrunhado, mas os seus olhos atrai@oaram-no; cintilavam, indicando que ele desejava ser convencido. O que @ que acontece depois?
- Costuma-se dizer que homem morto n\( \mathbf{G} \) ganha soldo resmungou o Brutal. Lanceilhe um r\( \mathbf{G} \) pido olhar para ter a certeza de que ele estava a brincar.
- Acho que ele vai ficar de bico calado disse eu. A s@rio?! O Dean parecia c@ptico. Tirou os @culos do nariz e come@ou a limpar as lentes. Conven@am-me~ Em primeiro lugar, ele nunca saber@ o que realmente sucedeu... Vai julgar-nos pela sua bitola, pensando que se tratou apenas de uma partida. Em segundo lugar... e mais impor' tante ainda, ele ter@ receio de dizer seja o que for. @ com isso que @u estou efectivamente a contar. N@s dizemos-lhe que se come@ar a escrever cartas e a fazer telefonemas tamb@m n@s come@aremos a escrever cartas e a fazer alguns telefonemas

## 278

A respeito da execu**çõ**o - disse o Harry.

- E da forma como ele ficou paralisado quando o Wharton atacou o Dean interveio o Brutal. Acho que a possibilidade de as pessoas poderem vir a tomar conhecimento destes assuntos o que o Percy Wetmore teme mais. Acenou lentamente com a cabera, pensativo. o capaz de resultar. Mas, Paul... no faria mais sentido levar Mistress Moores ato junto do Coffey, do que o Coffey a Mistress Moores? Podero tratar do Percy da forma que delineaste, e fazo amola passar pelo tratar de ser o Coffey a percorrer esse caminho.
- Essa opûco nunca poderc vir a ser concretizada declarei com um sacudir de cabeca descrente. Nem daqui a um milhêo de anos.
- Por causa do director Moores?
- Exactamente. Ele 🖟 teimoso que nem uma mula. Se levarmos o Coffey a casa dele acho que ficar 🖟 to surpreendido que pelo menos no impedir 🗘 que ele fa 🏟 a uma tentativa. Caso controrio...
- O que v que estvs a pensar em utilizar em termos de vevculo? inquiriu o Brutal.
- O meu primeiro pensamento foi a diligência respondi -, mas nunca conseguirêamos tirê-la do pêtio sem dar nas vistas, alêm de que toda a gente que habita num raio de trinta quilêmetros conhece bem o seu aspecto. Calculo que talvez possamos ir no meu Ford.
- Calcula outra vez disse o Dean, voltando a colocar os ©culos no nariz. Ainda que o despisses todo e lhe barrasses o corpo com banha, nunca conseguirias meter o John Coffey dentro do teu autom©vel, nem com a ajuda de uma cal©adeira. Est©s t©o acostumado a olhar para ele que te esqueceste do seu tamanho. N©o tive resposta para aquilo. Grande parte da minha aten©o nessa manho fora dedicada ao problema que o Percy representava assim como ao problema menor, mas n©o menos consider©vel, que era o Bill "Selvagem" Wharton. Naquele momento

come@ava a compreender que o meio de transporte n@o iria ser t@o simples quanto eu tinha esperado.

O Harry Terwilliger agarrou no que restava da sua segunda sandu@che observou-a durante uns segundos e voltou a pous@-la no prato.

- Se decid@ssemos levar a cabo esta coisa de loucos -

- 279

disse ele -,imagino que poder@amos servir-nos da minha camioneta de caixa aberta. Coloc@-lo-@amos na parte de tr@s. A essa hora da noite n@o h@ muita gente na estrada. Estamos a falar de uma hora por volta da meia-noite, n@o @ verdade? - Sim - confirmei.

- Voc@s est@o a esquecer-se de um pequeno pormenor interveio o Dean. - Eu sei que o Coffey tem andado muito sossegado desde que chegou ao bloco, est@ sempre deitado na

tarimba a choramingar constantemente, mas a realidade que que um assassino. E tambom um homem gigantesco. Se por acaso decidisse que desejava fugir pela parte de tros da camioneta do Harry, a onica maneira de o impedirmos seria matolo. E um tipo como ele exigiria uma grande quantidade de tiros, ato mesmo com uma arma de calibre quarenta e cinco. Suponhamos que no oramos capazes de o abater? E que ele tinha oportunidade de matar alguom? Eu no gostava nada de perder o emprego e passar uma temporada na penitencioria... Tenho mulher e filhos que dependem de mim para comer, mas no me parece que odiaria qualquer destas coisas tanto como o ter na conscioncia o peso de outra garotinha morta.

- Isso no viro a acontecer declarei.
- Como 🛭 que podes estar assim t🗫 certo?

N©o dei resposta imediata ©quela pergunta. N©o sabia bem por onde havia de come©ar. Eu soubera de antem©o que aquela quest©o acabaria por vir © baila, claro que sim, mas o

certo 🖟 que continuava sem saber como dizer-lhes o que sabia.; Foi o Brutal quem veio em meu aux�lio.

- Noo acreditas que ele tenha feito aquilo, pois noo, Paul? perguntou-me ele com uma expresso de incredulidade. Achas que o idiota gigante esto inocente.
- Tenho a certeza absoluta que est@ inocente repliquei.
- Como 🖟 que podes ter tanta certeza?
- Existem duas coisas respondi. Uma delas 🛭 o meu sapato. Debrucei-me sobre a mesa e comecei a falar.

PARTE CINCO JORNADA NA NOITE

Mr. H. G. Wells em tempos escreveu uma hist@ria sobre um homem que inventou uma m⊕quina do tempo, e eu cheguei ⊕ conclus⊕o que, ao escrever estas mem⊕rias, criei a minha propria moquina do tempo. Ao controrio da de Wells, esta so pode viajar para o passado - na realidade, de regresso a 1932, altura em que eu era o manda-chuva dos guardas prisionais do Bloco E, na penitenci@ria de Cold Mountain - mas, n $\hat{\mathbf{e}}$ o obstante essa peculiaridade,  $\hat{\mathbf{e}}$  fantasmagoricamente eficiente. Seja como for, esta m@quina do tempo traz-me ♥ recorda��o o velho Ford que eu conduzia nessa altura: podia-se ter a certeza de que o motor acabaria por pegar, embora nunca se soubesse se uma volta com a chave na igni@o seria o suficiente para iniciar a combust@o ou se seria necess@rio utilizar a manivela, at@ que o nosso braço estivesse prestes a soltar-se do corpo devido ao esforço. Tenho tido muitos arranques fêceis desde que comecei a nanar esta histêria sobre o John Coffey, mas ontem fui obrigado a servir-me da manivela. Estou em crer que foi por ter chegado ao assunto da execu®®o do Delacroix, e parte da minha mente n�o desejar reviver esses momentos. Tratou-se de uma morte muito m�, uma morte terr@vel, e foi-o por causa do Percy Wetmore, o jovem que adorava pentear-se, mas que n�o era capaz de suportar que se rissem dele - nem sequer um pequeno franci@, meio calvo, que jamais voltaria a ver outro Natal. No entanto tal como acontece com a maioria das tarefas repugnantes, o que custa 🖟 come©ar. Para um motor 🖟 indiferente que a sua igni©©o se fa©a por meio de chave ou de manivela; depois de ligado, funciona sempre da mesma maneira. Foi o que aconteceu comigo ontem. Ao princ**û**pio, as palavras

come@aram a brotar-me da boca aos arrancos, mas depois se guiram-se frases completas que culminaram numa torrente de flu@ncia verbal. A escrita @ uma forma bastante aterradora e muito especial de rememorar, tal como vim a descobrir . re\_ veste-se de uma inteireza que quase se assemelha a um crime de estupro. @ poss@vel que eu tenha essa percep@o somente porque sou um homem j@ muito velho (por vezes tenho a sen\_ sa@o de que isso aconteceu nas minhas costas, sem que eu me desse conta); todavia, n@o estou muito seguro. Acredito que a combina@o l@pis e mem@ria d@ origem a uma magia pr@tica, e a magia @ perigosa. Na minha qualidade de homem, que conheceu o John Coffey e assistiu @quilo que ele era capaz de fazer - tanto aos ratos como aos homens - sinto-me bastante habilitado a fazer essa afirma@o.

A magia 🛭 perigosa.

Em qualquer dos casos, ontem escrevi durante todo o dia, as palavras flu@ram sem a m@nima dificuldade, e o jardim de' Inverno deste glorioso lar para pessoas da terceira idade desa-

pareceu para dar lugar arrecadação situada no extremo da Milha Verde, onde tantas das minhas crianças problemeticas se sentaram pela eltima vez, e ao fundo das escadas que davam acesso ao tênel abaixo da estrada. Foi aç que o Dean, o Harry, o Brutal e eu preprio confrontêmos o Percy Wetmore a por causa do corpo fumegante do Eduard Delacroix, e onde o obrigêmos a renovar a sua promessa de que pediria transferência para o Briar Ridge, o estabelecimento hospitalar do estado destinado aos doentes mentais.

No sol@rio h@ sempre flores frescas, mas, por volta do meio-dia de ontem, a @nica coisa que me chegava @s narinas era o cheiro nauseabundo da carne cozinhada do corpo do ho

mem morto. O som da mêquina de cortar relva no relvado mais abaixo fora substituêdo pelo gotejar cavo da êgua que se infiltrava lentamente atravês do tecto abaulado do tênel. Eu viajara de regresso a 1932, se nêo corporalmente, pelo menos de alma e mente.

Dispensei o almovo, tendo ficado a escrever atv mais ou menos v quatro da tarde, e, quando por fim pousei o lopis, sentia a moo dorida. Num passo lento dirigi-me v extremidade do corredor do segundo andar. Nesse lugar existe uma janela sobranceira ao parque de estacionamento dos funcionarios do lar. O Brad Dolan, o servente que me faz lembrar o' Percy - e aquele que mostra uma curiosidade excessiva;,

284

quanto s minhas idas e vindas e quanto ao que faso durante os meus passeios - conduz um velho Chevrolet cujo pera-choques tem um autocolante que diz: "Eu VI DEUS E O SEU NOME NEWT." O automével neo estava no parque de estacion~nento; o Brad tinha terminado o seu turno e seguira para qualquer que fosse o jardim a que chamava lar. Imaginei uma caravana em cujo interior estivessem coladas com fita-cola as peginas centrais das revistas pornogreficas, com latas de cerveja Dixie nas prateleiras.

Sa@ atrav@s da cozinha onde j@ haviam come@ado a preparar o jantar.

- 0 que 🛭 que leva nesse saco, Mister Edgecombe? --perguntou-me o Norton.
- © s© uma garrafa vazia respondi-lhe. L© em baixo, no bosque, descobri a fonte da juventude. Todas as tardes, por volta desta hora, vou at© l© buscar um pouco. Costumo beber o l©quido antes de me deitar. S© te digo que © de boa qualidade.
- Pode ser que o mantenha jovem interveio George, o outro cozinheiro -, mas  $n\hat{v}$ o est $\hat{v}$  a fazer nada para que fique mais bem-parecido.

Todos demos uma boa gargalhada com aquele comentêrio e eu saê para as traseiras. Dei comigo a olhar em redor, ê procura do Dolan, embora o seu carro nêo se encontrasse ali; disse a mim prêprio que era um idiota chapado por permitir que o homem me bulisse tanto com os nervos. Atravessei o campo de jogos. Para lê deste existe um arremedo de campo de golfe de aspecto miserêvel, que parece ser muito mais agradêvel nas fotografias das brochuras de Georgia Pines, havendo por detrês deste uma vereda sinuosa, que vai dar a um pequeno arvoredo situado a oriente do lar. Tambêm existem dois velhos barracêes ê berma deste caminho, que hoje em dia nêo têm qualquer serventia. Chegado ao segundo, que se situa prêximo do elevado muro de pedra erigido entre os terrenos de Georgia Pines e a Auto-

Estrada 47 que atravessa a J@rgia, entrei, tendo permanecido no seu interior durante algum tempo.

Nessa noite comi um bom jantar, vi um bocado de televisto e deitei-me cedo. He muitas noites em que acordo e, sorrateiramente desto ate sala do televisor, onde costumo ver filmes antigos no canal de filmes americanos. No entanto, isso no aconteceu na noite passada; na noite passada dormi

que nem uma pedra, sem ter sido perturbado por nenhum dos sonhos que tanto me têm assombrado desde que iniciei as ~ nhas incursêes no campo da literatura. Devo ter ficado cansado com toda a escrita desse dia. Como sabem, jê nêo sou jovem como costumava ser.

Quando despertei e vi que o retalho de sol, que habitualmente se projecta no soalho es seis da manhe, je subira ate aos pes da minha cama, levantei-me de um salto, teo alarmado que nem dei pelas guinadas de dor na bacia, nos joelhos e nas articulações dos tornozelos. Vesti-me o mais depressa possevel e sae apressadamente para o corredor, em direceçõo e panela que de para o parque de estacionamento, na esperança de que o lugar onde o Dolan costumava estacionar o seu velho Chevrolet continuasse a estar desocupado. Por vezes ele chegava a atrasar-se meia hora...

Naquele dia n $\hat{\mathbf{v}}$ o tive essa sorte. O carro estava no parque, ferrugento sob o sol da manh $\hat{\mathbf{v}}$ . Porque Mr. Brad Dolan tinha um motivo para chegar pontualmente nestes  $\hat{\mathbf{v}}$ ltimos tempos,

no verdade? Sim. O velho Paulie Edgecombe costuma ir a um lugar desconhecido logo de manho cedo, o velho Paulie Edgecombe anda a tramar alguma, e o Brad Dolan esto determinado em descobrir do que que se trata. O que que costumas fazer ali em baixo, Paulie? Diz-me. O mais provovel era ele jo estar minha espera, oculto para que eu no o visse. O melhor seria eu deixar-me ficar onde estava... So que no podia.

- Paul?

Dei meia volta com tanta rapidez que estive prestes a cair. Era a minha amiga Elaine Connelly. Tinha os olhos muito abertos e estendera as moos para a frente, como se pretendesse suster a minha queda. Felizmente para ela, recuperei o equilobrio; a Elaine tem artrite e o mais provovel teria sido eu quebro-la em duas, como se fosse um galho seco, caso tivesse tombado para cima dos seus bracos. O romance no more quando se entra naquela estranha zona que se situa para lo dos oitenta anos, mas podemos muito bem esquecer-nos das tretas do estilo E Tudo o Vento Levou.

- Desculpa disse ela. Noo tive intenoo de te pregar um susto.
- No tem importência repliquei-lhe, oferecendo-lhe o esbolo de um sorriso. melhor acordar assim do que com um balde de êgua fria no rosto. Eu devia contratar-te para fazeres isso todas as manhês.

Estavas  $\hat{v}$  procura do carro dele, n $\hat{v}$ 0  $\hat{v}$ 0 assim? Do carro do Dolan. N $\hat{v}$ 0 valia a pena tentar engan $\hat{v}$ -la, pelo que me limitei a acenar que sim.

- . Quem me dera ter a certeza de que ele esto na ala oeste. Gostaria de sair por algum tempo, mas no me quero arriscar a que ele me veja. Elaine sorriu-me o fantasma do sorriso endiabrado e tentador que ela deveria ter tido nos seus tempos de rapariga. Ele o um intrometido, no achas? Sim concordei.
- E tamb $\hat{v}$ m n $\hat{v}$ o est $\hat{v}$  na ala oeste. J $\hat{v}$  desci para tomar o pequeno-almo $\hat{v}$ o e posso dizer-te onde  $\hat{v}$  que ele se encontra, porque dei uma espreitadela. Neste momento, est $\hat{v}$  na cozinha.

Olhei para ela, embasbacado. Eu sabia que o Dolan era curioso, mas n**o** o quele ponto.

- Noo podes adiar o teu passeio da manho? - perguntou a Elaine.

Fiquei a pensar naquela sugest\( \hat{\theta} \) - Suponho que poderia, mas... - Devias faz\( \hat{\theta} \) - lo - sugeriu ela. - N\( \hat{\theta} \) o. N\( \hat{\theta} \) o devia - retorqui, resoluto.

Agora, pensei, ela vai perguntar-me onde vou, e o que que tenho a fazer ve me baixo, no arvoredo, que seja assim to diabolicamente importante.

A Elaine, por m, no fez isso. Pelo controrio, brindou-me uma vez mais com aquele seu sorriso endiabrado, que tinha um aspecto estranho e absolutamente

maravilhoso naquele rosto emaciado e marcado pela dor.

- Conheces Mister Howland? perguntou-me ela.
- Com certeza respondi apesar de no costumar vo-lo muitas vezes. Encontravase instalado na ala oeste, o que, em Georgia Pines era quase o mesmo que viver num paos vizinho. - Porque perguntas?
- Sabes o que Q que ele tem de especial? Sacudi a cabeQa, indicando-lhe que n\vec{Q}o sabia. Mister Howland continuou Elaine exibindo um sorriso extremamente rasgado Q um dos Qnicos cinco residentes de Georgia Pines que tem autorizaQo para fumar. Isso acontece porque ele j\vec{Q} vivia c\vec{Q} antes de os regulamentos terem sido alterados.
- 287

Devia ser uma velha cl@usula, antiqu@ssima. E que lugar era mais adequado para tal cl@usula do que um lar para a terceira idade?

A Elaine levou a moo o algibeira do seu vestido os riscas azuis e brancas, e tirou de lo duas coisas: um cigarro e uma carteira de fosforos.

- Apequena Ellie vai fazer chichi na cama esta noite cantarolou ela numa voz engra@ada.
- Elaine, o que 🖟 ...
- Acompanha esta velhota at@ ao andar de baixo convidou ela, voltando a colocar o cigarro e os f@sforos dentro do bolso, agarrando no meu bra@o com uma das suas m@os enodadas. Come@@mos a percorrer o corredor na direc@o inversa. Enquanto caminh@vamos, decidi desistir e colocar-me' nas suas m@os. Elaine j@ tinha uma idade avan@ada e um corpo fr@gil; todavia, n@o era nada est@pida. Enquanto segu@amos para baixo, andando com o cuidado que merecem as rel@quias em que o tempo nos transformou, a Elaine retomou a palavra.
- Espera ao fundo dos degraus. Vou 🗣 ala oeste, 🗣 casa de banho do corredor. Sabes a qual 🗣 que estou a referir-me, n🗣 sabes?
- Sim respondi. A que fica mesmo ao lado da tina de hidromassagem. Mas porqu@?
- H@ mais de quinze anos que n@o fumo um cigarro continuou ela -, mas esta manh@ est@ a apetecer-me fumar um. N@o sei quantas baforadas ser@o necess@rias para accionar o detector de inc@ndios que existe nessa casa de banho, mas tenciono vir a descobrir.

Fiquei a olhar para ela com uma nova admira©o, pensando no quanto ela me recordava a minha mulher - a Jan poderia muito bem ter feito a mesma coisa. A Elaine fitou-me

com o seu sorriso atrevido e endiabrado. Com a palma da moo em forma de concha envolvi-lhe a nuca esguia, cheguei o rosto dela ao meu e beijei-a ao de leve nos lobios.

- Amo-te, Ellie disse-lhe eu.
- Mas que conversa t�o s�ria retorquiu ela, mas eu vi que se sentia agradada.
- E quanto ao Chuck Howland? perguntei. Isto vai arranjar-lhe problemas?
- N@o, porque ele est@ na sala a ver televis@o com mais duas d@zias de pessoas. Assim que o detector de inc@ndio

entrar em ac $\hat{\phi}\hat{\phi}$ o e o alarme da ala oeste desatar a tocar, eu tenciono desaparecer rapidamente.

- . Tem cuidado, n**o** v**o**s cair e magoar-te, mulher. Eu nunca seria capaz de me perdoar se...
- Oh, deixa-te disso atalhou a Elaine e desta vez foi ela quem me beijou. O amor entre as ru@nas humanas. @ poss@vel que a alguns de v@s isto possa parecer estranho, ou grotesco, mas permitam-me que vos diga uma coisa, meus amigos: um amor que possa parecer estranho @ melhor do que amor nenhum.

Observei-a a afastar-se num passo lento e regido (no entanto, a Elaine se se serve de uma bengala nos dias de chuva, e, mesmo nessas alturas, se se as dores forem insuporteveis; uma das suas poucas vaidades), e aguardei. Passaram cinco minutos, depois dez, e quando eu je estava prestes a concluir que ou ela tinha perdido a coragem, ou enteo descobrira que a pilha que accionava o detector de incendios da casa de banho estava gasta, começou a soar o alarme na ala oeste com um som estridente e ininterrupto.

Sem mais delongas, dirigi-me para a cozinha, embora caminhasse num passo lento - no havia razo para me apressar ato ter a certeza de que o Dolan no se

cruzaria comigo. Entretanto, começou a sair da sala da televisço (aqui chamamlhe Centro Recreativo; ora, isso ç que ç grotesco) um grupo de velhotes, a maioria de roupço, curiosos por saberem o que ç que estava a passar-se. O Chuck Howland encontrava-se entre eles, tal como verifiquei para meu grande contentamento.

- Edgecombe! chamou o Kent Avery na sua voz enroquecida, agarrando-se andadeira com uma moo, enquanto com a outra coo ava obsessivamente a regio das virilhas por baixo do pijama. Trata-se de um alarme a sorio ou outro dos falsos? O que que te parece?
- Acho que no ho maneira de saber respondi. Nessa altura passaram por no tros serventes a correr em direcció de ala oeste, gritando os pessoas que se encontravam arpadas junto da porta da sala de televisõo, que sao sem para o exterior onde deveriam aguardar ato que alguêm lhes dissesse que no havia perigo. O terceiro deles era o Brad Dolan. Quando passou nem sequer olhou para mim, facto
- 289

que me agradou extraordinariamente. Enquanto me dirigia para a cozinha, ocorreume que a dupla formada por a Elain~ Connelly e o Paul Edgecombe seria provavelmente uma dupla que chegaria para uma dêzia de Brad Dolan, juntamente com meia dêzia de Percy Wetmore para compor o ramalhet,

Os cozinheiros continuavam a arrumar as coisas do pequeno-almo@o na cozinha, sem prestarem a m@nima aten@o ao alarme contra inc@ndios, o qual continuava a fazer-se ouvir com toda a estrid@ncia.

- Mister Edgecombe disse o George -, parece-me que o Brad Dolan andava € sua procura. De facto, perdeu-€. por pouco.
- Que sorte a minha!, pensei, tendo dito em voz alta que haveria de me cruzar mais tarde com o Dolan. Em seguida perguntei se havia sobrado alguma torrada do pequen -almo@o.
- Com certeza disse o Norton mas nesta altura j@ est@ completamente fria. Esta manh@ atrasou-se.
- Pois atrasei, mas tenho fome.
- S0 preciso de um minuto para lhe preparar uma torrada fresca e bem quentinha acrescentou o George, estendend0 a m00 para o p00.
- Noo, a fria serve perfeitamente atalhei e quando ele me deu duas torradas em pro de forma (com uma expresso intrigada... na realidade, tanto um como o outro se mostravam deveras intrigados), sar apressadamente porta fora, sentindo-me como o rapazinho que em tempos fora, faltando rescola para poder ir repesca, levando um bolo embrulhado em papel de cera na parte da frente da camisa. Jo do lado de fora da porta da cozinha, olhei rapidamente reflexa, reprocura do Dolan, no tendo avistado nada que pudesse alarmar-me; dirigi-me num

passo apressado para o campo de jogos e atravessei a zona de golfe, mordiscando uma das torradas enquanto caminhava. Quando cheguei ao arvoredo, que me protegeria de olhares indiscretos, abrandei o passo e, ao percorrer a vereda, os meus pensamentos concentraram-se na pavorosa execução do Eduard Delacroix. Nessa mesma manhê, eu falara com o Hal Moores e ele dissera-me que o tumor que a Melinda tinha no cêrebro estava a fazer com que ela ês vezes praguejasse e utilizasse uma' linguagem ordinêria... o que a minha mulher, posteriormente,

classificou (bastante a medo; ela no sabia se se tratava exactamente da mesma coisa) de Sondrome de Tourettet. Os tremores na voz do Moores, em conjunto com a maneira como o John Coffey curara tanto a minha infeco urinoria como a espinha fracturada do rato de estimação do Delacroix eram factores que finalmente me haviam impelido para lo da linha que se estende entre o pensar uma determinada coisa e o passar o fase de concretização dessa mesma coisa.

E existia algo mais. Uma coisa que se relacionava com as m**@**os do John Coffey e com o meu sapato.

Por conseguinte, eu telefonara aos homens com quem trabalhava, os homens a quem tinha vindo a confiar a minha vida ao longo dos anos - o Dean Stanton, o Harry Terwilliger e o Brutos Howell. Eles foram almovar a minha casa no dia seguinte ao da execuvo do Delacroix e escutaram-me com atenvo a delinear-lhes o plano que concebera. Vo claro que todos eles sabiam que o Coffey tinha curado o rato;

de facto, o Brutal at@ assistira a essa cura. Assim, quando sugeri que um outro milagre poderia vir a dar resultado, caso lev@ssemos o John Coffey at@ junto da Melinda Moores, eles n@o desataram a rir-se. Foi o Dean Stanton quem levantou a quest@o mais preocupante: e se o John Coffey decidisse tentar a fuga enquanto o lev@vamos a dar aquele passeio pelo campo?

- Suponhamos que ele tinha oportunidade de matar algu@m - perguntara Dean. - Eu nºo gostava nada de perder o emprego e passar uma temporada na penitenci@ria... Tenho mulher e filhos que dependem de mim para comer mas nºo me parece que odiaria qualquer dessas coisas tanto como ter na consci@ncia o peso de outra garotinha morta.

Naquele momento fez-se silêncio, os três ficaram a olhar para mim, para ver como e que eu responderia equilo. Eu sabia que tudo iria alterar-se se dissesse o que tinha na ponta da lêngua; chegêramos a um ponto para lê do qual era impossêvel bater em retirada.

Deve acrescentar-se que, pelo menos no que me dizia respeito, a retirada jû era impossûvel. Abri a boca e comecei a falar.

Uma doen@a rara, que deve o seu nome ao m@dico franc@s Georges Gilles de la Tourette caracterizada por tiques involunt@rios e por uma verbaliza@o incontrol@vel, que envolve especialmente ecolalia e o uso de linguagem obscena. (N. da T.)
291

- Isso n@o vir@ a acontecer afirmei.
- Como ♥ que podes estar assim t♥o certo? perguntou o Dean.

N©o dei resposta imediata ©quela pergunta. N©o sabia bem por onde havia de come©ar. Eu soubera de antem©o que aquela quest©o acabaria por vir © baila, mas continuava sem

saber como dizer-lhes o que sabia. Foi o Brutal quem veio em meu aux�lio.

- No acreditas que ele tenha feito aquilo, pois no Paul? perguntou-me ele com uma expresso de incredulidade. Achas que o idiota gigante esto inocente.
- Tenho a certeza absoluta que ele est@ inocente repliquei.
- Como 🖟 que podes ter tanta certeza?
- Existem duas coisas continuei. Uma delas tem a ver com o meu sapato.
- Com o teu sapato?! exclamou o Brutal, at@nito. O que @ que o teu sapato tem a ver com o facto de o John Coffey ter morto, ou n@o, aquelas duas garotinhas?
- Ontem ♥ noite descalcei um dos meus sapatos e entreguei-lho expliquei. Depois da execu♥♥o, quer dizer, quando as coisas se acalmaram um pouco. Meti-o por entre
- as barras da cela e ele agarrou-o com aquelas suas mos enormes. Disse-lhe que atasse o atacador. Eu tinha de estar absolutamente certo, porque, bem voem, todas as nossas criano as problemo ticas habitualmente usam pantufas, pelo que o meu sapato era necessorio; no nos esqueo amos de que um homem realmente determinado a suicidar-se podero fazo-lo com os atacadores, no caso de estar mesmo empenhado. Isso o uma coisa de que todos temos conhecimento. Os tros confirmaram com um acenar de cabeo.
- Ele colocou o sapato em cima das coxas e começou a entrecruzar as pontas dos atacadores sem qualquer dificuldade, mas de repente ficou sem saber o que fazer. Disse que tinha quase a certeza de que alguêm lhe mostrara como ê que se fazia quando ainda era um rapazito, talvez o pai ou um dos namorados que a mê tivera depois de o marido se ter ido embora, mas perdera-lhe o jeito.
- Eu estou como o Brutal... Continuo sem compreender 292

qual a relaçõo do teu sapato com o facto de o John Coffey ter morto ou nço as gêmeas Detterick - disse o Dean. Consequentemente, passei uma vez mais em revista a historia do rapto e assassônio - que eu lera nos jornais da biblioteca da prisço naquele dia de muito calor, enquanto os meus orgaos genitais pareciam uma fornalha e o Gibbons ressonava a um canto, e narrei tudo o que o reporter Hammersmith me contara posteriormente.

.0 co dos Detterick no era muito de morder, mas a ladrar era dos melhores do mundo - expliquei. - O homem que levou as garotas manteve o animal calado,

dando-lhe salsichas. Cada vez que lhe oferecia uma, chegava-se mais perto do animal, imagino eu, e, enquanto o rafeiro comia a lltima, agarrou-lhe a cabela, torceu-lhe o pescolo e partiu-lho.

"Mais tarde, quando encontraram o Coffey, o assistente do xerife que chefiava o grupo de voluntêrios, o Rob McGee, reparou numa saliência no bolso do peito do fato-macaco que o Coffey usava na ocasiêo. De inêcio, o McGee assumiu que poderia ser uma arma, mas o Coffey disse-lhe que se tratava de uma merenda, como efectivamente veio a provar-se, umas duas sanduêches com picles, embrulhadas em papel de jornal e atadas com um cordel. O Coffey nêo foi capaz de se lembrar de quem ê que lhas tinha dado; a ênica coisa de que se recordava era que tinha sido uma mulher que usava um avental.

- Sandu@ches, picles e nada de salsichas disse o Brutal. N@o havia salsichas concordei.
- Claro que no havia interveio o Dean. Ele deu-as a comer ao co o.
- Pois bem, foi isso exactamente o que o promotor de justi©a disse durante o julgamento admiti -, mas se de facto o Coffey tivesse desembrulhado a merenda para poder dar as salsichas ao c©o como © que ele teria voltado a atar o embrulho de papel de jornal com o cordel? Nem sequer sei quando © que ele teria tido oportunidade para fazer isso, mas deixemos esse assunto de lado pelo menos de momento. O homem

nem sequer ♥ capaz de dar um n♥ simples.

Fez-se um longo silêncio de grande estupefacêêo, que finalmente foi quebrado pelo Brutal.

Como 🖟 que ninguêm se lembrou de levantar essa questêo.durante o julgamento? 293

- Porque ninguêm pensou nisso retorqui, dando comigo a pensar de novo no Hammersmith, o repêrter, o Hammersmith que tinha frequentado a universidade em Bowlin Green, o Hammersmith que gostava de se considerar uma pessoa esclarecida, o mesmo Hammersmith que me dissera que os cêes rafeiros e os negros eram mais ou menos a mesma coisa, que tanto uns como outros, de repente e sem mais nem menos, sêo capazes de nos decepar um membro, sem que para isso haja a mênima razêo. Sê que ele passara o temppo todo a referir-se a eles como os vossos negros, como se estes continuassem a ser propriedade de alguêm... mas nêo propriedade sua. Nêo, nêo lhe pertenciam. Impossêvel que fossem seus. E nessa êpoca, toda a regiêo do Sul se encontrava repleta de gente da laia do Hammersmith. Ninguêm teve capacidade para pensar nesse aspecto, nem o prêprio advogado de defesa do Coffev.
- Mas tu tiveste retorquiu o Harry. Raios partam isto, rapazes, aqui estamos n $\hat{\pmb{e}}$ s sentados na companhia do Sherlock Holmes. O seu tom de voz era, simultaneamente, um misto de assombro e tro $\hat{\pmb{e}}$ a.
- Oh, p@ra l@ com isso atalhei. Tamb@m n@o me teria ocorrido se n@o tivesse come@ado a juntar o que ele disse nesse dia ao assistente do xerife, o McGee, com o que me

disse depois de ter curado a minha infecçõo e depois de ter curado o rato.

- 0 qu@? perguntou o Dean.
- Quando eu fui € cela do Coffey, senti-me como se houvesse sido hipnotizado. Tive a sensa€€o de que seria incapaz de resistir a fazer aquilo que ele queria, ainda que o tentasse.
- No me agrada nada o que esto implocito nisso interveio o Harry, agitando-se na cadeira.
- Perguntei-lhe o que v que ele queria, ao que me respondeu: "Sv evitar o mal". Recordo-me disso com toda a clareza. E quando tudo ficou terminado e comecei a sentir-me melhor, ele ficou bem ciente disso. "Eu consegui evitar o mal", disse o Coffey. "Eu consegui evitar o mal, nvo v verdade?"
- Tal e qual como com o rato comentou o Brutal com um acenar de cabela. Tu disseste: "Conseguiste evitar o mal", e o Coffey repetiu a mesma coisa como se

um papagaio. "Eu consegui evitar o mal no rato do Del." Foi nessa altura que soubeste? Foi isso, n**ĝ**o **ĝ** assim?

Sim, calculo que foi. Recordei-me daquilo que ele tinha dito ao McGee, quando este lhe perguntou o que sucedem. Foi publicado em todos os artigos sobre os

assass@nios, ou

quase todos. "Eu no consegui evitar o mal. Tentei desfazer o que estava feito, mas jo era tarde de mais." Um homem que diz uma coisa destas e que tem uma garotinha em cada braço, ambas de raça branca e louras, enquanto ele grande que nem uma casa... no admira que eles se tenham enganado. Ouviram aquilo que ele dizia, dando-lhe a interpretaçõo que se ajustava ao que tinham frente, e o que viam era de raça negra. Partiram do princopio de que ele estava a confessar o crime, que se sentira compelido a raptar as duas garotas, a violo-las e a mato-las. Que mais tarde se apercebera do acto que tinha cometido, tentando desfazer...

- Mas nessa altura j@ era demasiado tarde murmurou o Brutal.
- Sim. So que o que ele tentava realmente dizer-lhes era que as havia encontrado e tentara  $cor\hat{v}$ -las... faz $\hat{v}$ -las regressar o vida, sem qualquer  $\hat{v}$ xito. Elas jo se encontravam irremediavelmente mortas.
- Paul, acreditas nisso? perguntou o Dean. Acreditas mesmo numa coisa dessas?

Examinei o meu coraçõo, têo cuidadosamente quanto estava ao meu alcance, e acenei num gesto afirmativo. Nêo sê eu sabia naquele momento, como existia em mim uma faceta intuitiva que soubera que algo nêo batia certo na situação do John Coffey assim que o Percy irrompera pelo bloco, arrastando o Coffey por um braçõo e berrando com toda a forção dos seus pulmões: "Homem morto a caminhar!" Eu atê lhe tinha apertado a mêo, nêo era verdade? Nunca apertara a mêo de um homem que tivesse dado entrada na Milha Verde; nêo obstante isso havia dado um aperto de mêo ao John Coffey.

- Jesus! ~- exclamou o Dean. Meu bom Jesus Cristo! Portanto, o teu sapato ♀ uma das coisas continuou o ~. Qual ♀ a outra?
- -No muito antes de o grupo de voluntorios ter encontrado o John Coffey e as garotas, os homens saoram do bosque proximo da margem sul do rio Trapingus. Nesse local, encontraram um trecho do caminho com as ervas acamadas, uma grande quantidade de sangue derramado, e o que restava da camisa de noite da Cora Detterick. Durante algum tempo, os coes mostraram-se confusos. A maior parte dos animais in

295

dicava que queria seguir em direcçõo a sudeste, pela corrente abaixo ao longo da margem. Mas dois deles... os dois cçes caça, pretendiam continuar rio acima. O responsevel pelos cçes era o Bobo Marcham e quando ele deu a camisa de dormir a farejar aos animais, estes voltaram atrês e juntaram-se ao resto da matilha.

- Os cres de cara ficaram confusos, nro reverdade? \_ perguntou o Brutal. Aos cantos da sua boca danrava um pequeno sorriso estranho e mrobido. Eles nro foram criados para seguir rastos, pelo que se sentiram baralhados.
- Sim confirmei.
- N�o estou a entender admitiu o Dean.
- Os ces de caea tinham-se esquecido do que quer que fosse que o Bobo lhes colocara debaixo do focinho para iniciar a busca explicou o Brutal. Quando surgiram na

margem do rio, os animais seguiram a pista do assassino e n**e**o a das garotas. O que n**e**o era problema desde que o homicida e as garotinhas permanecessem juntos, mas...

Come@ava a fazer-se luz na mente do Dean. O Harry j@ tinha percebido.

- Quando se pensa no assunto - continuei -, interrogamo-nos como v que alguvm, atv mesmo um jvri que desejasse atribuir o crime a um tipo de rava negra sem poiso certo, pode ter acreditado, ainda que so por um minuto, que o John Coffey era o homem que procuravam. Por si so, a artimanha de manter o como sossegado com comida atv se lhe poder torcer o pescovo estava muito para alvm das capacidades mentais do Coffey.

"Ele nunca esteve mais prêximo da quinta dos Detterick do que a margem sul do Trapingus, e esta ê a minha opiniêo. A dez quilêmetros ou mais. Deambulava por ali sem destino,

talvez a pensar em descer pelos carris do caminho-de-ferro, a fim de apanhar um comboio de mercadorias com destino a algures... quando eles saem do viaduto n\vec{v}o trazem muita velocidade, o que permite que se salte para o seu interior... quando se apercebeu do tumulto mais a norte.

- E o assassino? inquiriu o Brutal.
- O assassino. Possivelmente, j@ as teria violado, ou talvez fosse isso mesmo o que o Coffey ouviu. Seja como for, a @rea de ervas ensanguentadas foi onde o homicida terminou o

assunto, bateu violentamente com as cabe $\hat{\mathbf{e}}$ as das raparigas uma na outra, deixouas cair no solo e depois p $\hat{\mathbf{e}}$ s-se a m $\hat{\mathbf{e}}$ xer.

pros-se a mexer em directro a noroeste - acrescentou o Brutal - Precisamente para onde os cres de cara queriam ir. Certo. O John Coffey surge de entre um maciro de ~nieiros, que se encontra um pouco mais a sudeste do lugar onde as garotas foram deixadas, provavelmente curioso por causa de todo aquele tumulto, e depara com os corpos. O muito possevel que uma delas ainda continuasse viva; talvez ato as duas, embora por pouco tempo. Sem drvida que o John Coffey nunca teria sabido se elas continuavam vivas ou nro. Tudo o que sabe o que possui nas mros um poder que lhe permite curar e tentou usr-lo na Cora e na Kathe Detterick. Ao ver que os seus esforros nro resultavam, foi-se abaixo, comerando a chorar histericamente. Foi nesse estado que os homens o encontraram.

- Mas porque @ que ele n@o ficou ali, no lugar onde as havia encontrado? inquiriu o Brutal. Por que motivo as levou para sul, ao longo da margem do rio? Fazes alguma ideia?
- Aposto que inicialmente se deixou ficar no mesmo lugar repliquei. Durante o julgamento falou-se de uma grande rea espezinhada, em que as ervas ficaram todas esmagadas. E o John Coffey um homem corpulento.
- O John Coffey ♥ um gigante do caralho corroborou o Harry, falando em voz baixa para que a minha mulher n♥o pudesse ouvi-lo a dizer asneiras, caso ela estivesse a prestar aten♥©o ♥ nossa conversa.
- Talvez ele tenha entrado em pênico ao verificar que os seus esforêos nêo produziam efeito. Ou talvez tenha ficado com a impressêo de que o assassino ainda andaria por ali, no arvoredo, a observar os seus movimentos um pouco mais rio acima. Como vocês bem sabem, apesar de toda a sua corpulência, o Coffey nêo prima pela bravura. Harry, lembras-te de quando ele perguntou se costumêvamos deixar as luzes acesas no bloco, depois da hora de deitar?
- Sim. Recordo-me de ter pensado que isso era bastante peculiar, tendo em vista o tamanho dele. O Harry parecia abalado e pensativo.
- Pois bem, se n®o foi ele quem matou as garotas, ent®o quem foi? perguntou o Dean.
- Outra pessoa qualquer respondi com um abanar de cabe@a. Algum branco. O promotor de justi@a fartou-se de dizer que era necess@rio um homem com muita for@a para poder matar um c@o como o que os Detterick tinham, mas...
  297
- Isso no passa de uma treta resmungou o Brutos., Qualquer rapariga forte, de doze anos de idade, seria capaz de torcer o pesco de um co, se apanhasse o animal de surpresa e soubesse por onde que havia de o agarrar. Se no foi o Coffey, possovel que tenha sido qualquer pessoa... isto ~ um homem qualquer. O mais provovel o nunca virmos a saber quem foi o responsovel.
- A menos que ele volte a fazer o mesmo atalhei eu. -Mesmo nesse caso no sabero amos, se ele decidisse cometer o crime no Texas ou na California disse o Harry. O Brutal recostou-se para tros e, com os punhos fechados, esfregou os olhos, como se fosse um rapazinho com sono, e voltou a deixo-los cair sobre as coxas.
- Isto ♥ um pesadelo disse ele. Temos um homem que pode estar inocente... que possivelmente est♥ inocente,.. e, no entanto, vai percorrer a Milha Verde t♥o certo como

Deus ter criado as rvores grandes e os peixes pequenos. O que que devemos fazer a este respeito? Se comegarmos a falar dessa merda dos dedos com poderes curativos, toda a gente vai partir o coco a rir, e ele acabar por ir parar na mesma velha chapa dos grelhados.

- Preocupemo-nos com esse assunto mais tarde - sugeri, uma vez que n\vec{v}o fazia a m\vec{v}nima ideia do que responder. - A quest\vec{v}o que se nos coloca neste momento \vec{v}o que

fazer... ou no fazer, em relaçõo o Melly. Eu diria que nos acalmos semos e meditos semos durante alguns dias sobre o assunto, mas estou em crer que cada dia

de espera aumenta as hip@teses de ele n@o poder vir a fazer nada por ela.

- Est♥o lembrados de como ele estendeu as m♥os para o rato? perguntou o Brutal. Dizendo: "Entreguem-mo enquanto ainda h♥ tempo." Enquanto ainda h♥ tempo.
- Lembro-me sim.
- Podem contar comigo afirmou o Brutal com um acenar de cabe€a depois de ter pensado durante algum tempo - Eu tamb€m me sinto mal com o que aconteceu ao Del, mas

acima de tudo acho que se quero ver o que e que acontece quando ele lhe tocar. O mais provevel e neo suceder nada, mas talvez...

- Eu duvido muito, mas mesmo muito, que cheguemos ao ponto de conseguir tirar aquele grande idiota do bloco interveio o Harry, soltando um suspiro e acenando com a ca

be�a. - Mas que interessa isso? Contem comigo. 298

Eu tamb $\hat{v}$ m alinho - acrescentou o Dean. - Quem  $\hat{v}$  que vai ficar de guarda ao bloco, Paul? Vamos tirar  $\hat{v}$  sorte? - N $\hat{v}$ o, senhor - respondi - Nada de tirar  $\hat{v}$  sorte.  $\hat{v}$ s tu que fica.

Assim, sem mais nem menos? Uma ova Q que fico! - vociferou o Dean, magoado e encolerizado. Tirou os Qculos e comeQou a limpar furiosamente as lentes com a fralda da camisa.

- Que raio de combina��o � essa?
- 🗣 uma daquelas a que se chega quando se 🗣 suficientemente jovem para ter filhos em idade escolar - explicou o Brutal. - O Harry e eu somos solteiros. O Paul 🛭 casado e tem filhos, mas pelo menos estes j 🗗 s 🗗 o adultos e vivem por conta pr@pria. Estamos a planear um esquema muito louco; tenho a impress@o de que quase de certeza seremos apanhados. - Olhou para mim com uma express**©**o solene. - H♥ uma coisa que ainda n♥o mencionaste, Paul; ainda que consigamos trazer o Coffey para fora da pristo e depois se chegue 🕻 conclusto de que os seus dedos curativos no produzem efeito, o proprio Hal Moores quem podero vir a denunciar-nos. - Deu-me oportunidade de responder 🕏 suas palavras, talvez para as refutar, mas eu ny tinha quaisquer argumentos e por isso fiquei de boca fechada. O Brutal voltou a dedicar a sua atenção ao Dean, prosseguindo: - Não me interpretes mal: continuar♥s a correr o risco de vir a ser despedido, mas pelo menos ter®s a oportunidade de te manter afastado da pris®o, no caso de as coisas come@arem a aquecer realmente. O Percy ficar@ convencido de que tudo n@o passou de uma simples partida; se estiveres de serviĝo, podes alegar que pensaste a mesma coisa, uma vez que nunca te pusemos ao corrente da situa🚱o.
- Continuo a no gostar dessa combinação insistiu o Dean, mas era evidente que estava disposto a alinhar nela, quer esta lhe agradasse ou no. Pensar nos filhos pequenos tinha-o levado a decidir-se. E vai ser esta noite? Vocês têm a certeza?
- Se estivermos dispostos a levar isto para a frente, 🕏 melhor que seja esta noite adiantou o Harry. Se eu pensar mais no assunto, o mais certo 🕏 perder a coragem.
- Deixem que seja eu a ir ♥ enfermaria pediu o Dean. Pelo menos posso fazer isso n♥o posso?
- Desde que o fa@as sem seres apanhado respondeu o Brutal.
- 299
- O Dean ficou com uma express**©**o ofendida e eu dei-lhe uma palmada no ombro.
- Assim que pegares ao serviĝo poderĝs prosseguir, parece-te bem? perguntei.
- Podes crer.

Naquele momento, a minha mulher meteu a cabe@a pela porta entreaberta, como se eu lhe tivesse indicado que o fizesse.

- Quem ♥ que quer mais ch♥ gelado? perguntou ela com vivacidade. Tu, Brutus?
- Noo, obrigado replicou ele. O que me apetece o um bom trago de uosque, mas, dadas as circunstoncias, talvez isso no seja muito boa ideia.
- A Janice olhou para mim; tinha um sorriso nos lôbios e os olhos preocupados.
- Em que alhada Q que estQs a meter estes rapazes, Paul? Mas mesmo antes de eu ter comeQado a estruturar uma resposta, ela ergueu a mQo e acrescentou: Esquece, nQo interessa, nQo quero saber.

Mais tarde, muito depois de os meus colegas se terem ido embora, enquanto eu vestia o uniforme para ir trabalhar, a Janice agarrou-me por um bra@o, fez-me dar meia volta e olhou-me nos olhos com uma intensidade arrebatadora.

- A Melinda? - perguntou lac@nica. Acenei que sim. - Podes fazer alguma coisa por ela, Paul? Fazer realmente alguma coisa por ela, ou @ apenas uma esperan@a ilus@ria provocada pelo que viste ontem @ noite?

Pensei nos olhos do Coffey, nas mos do Coffey, no modo como eu me tinha dirigido a ele, como que hipnotizado, quando ele quisera que eu o fizesse. Lembrei-me tambom da forma como ele estendera as mos para o corpo mutilado e moribundo do Mister Jingles. "Enquanto ainda ho tempo"> dissera o Coffey. E aquelas coisas negras esvoa antes, que depois se tornaram brancas e tinham desaparecido.

- Acho que somos a @nica oportunidade que lhe resta disse eu por fim.
- Nesse caso, no a desperdices replicou Janice, abotoando os botoes da frente do meu novo sobretudo de Outono. Havia estado pendurado no guarda-roupa desde o meu aniversorio, no inocio de Setembro, mas era apenas a terceira ou quarta vez em que eu o usava. No a deixes fugir insistiu ela.

A minha mulher empurrou-me praticamente pela porta fora.

4

Nessa noite marquei o carto de ponto - sob muitos aspectos, foi a noite mais estranha de toda a minha vida - o seis horas e vinte minutos. Pensei que ainda me chegava o narinas o cheiro vago a carne queimada que continuava a pairar no ar. No fora uma iluso - as portas que davam para o exterior, tanto do bloco como da arrecadação, tinham estado abertas durante a maior parte do dia e os dois turnos anteriores haviam passado horas a esfregar esta oltima -, mas isso no alterava o que o meu nariz me dizia, e acho que no teria sido capaz de comer o jantar ainda que no me tivesse sentido assustado de morte perante a noite que se desenhava o minha frente.

O Brutal entrou no bloco ©s seis e quarenta e cinco, e o Dean ©s sete e dez. Perguntei ao Oltimo se poderia ir © enfermaria pedir um emplastro para eu aplicar nas costas, alegando que tinha a impress©o de as ter esfor©ado nessa madrugada ao ajudar a transportar o corpo do Delacroix at© ao t©nel. O Dean respondeu-me que teria todo o gosto em fazer o que eu lhe pedia. Estou convencido que ele queria piscar-me o olho, mas conseguiu refrear-se.

O Harry marcou o carto de ponto os sete menos tros. - A camioneta? - perguntei.

Est@ onde combin@mos - respondeu-me.

At@ ali, tudo a correr pelo melhor. Decorreu algum tempo em que estivemos junto da mesa do guarda de serviço a beber caf@, sem que deliberadamente aflor@ssemos o assunto em que todos pens@vamos e em que deposit@vamos tantas esperan@as: que o Percy chegasse atrasado, que o Percy talvez n@o aparecesse de todo. Levando em considera@o as cr@ticas de que fora alvo quanto @ forma como lidara com a electrocuss@o, aquela hip@tese parecia-nos ser, no m@nimo, bastante Plaus@vel. 300

301

Todavia, o Percy perfilhava, aparentemente, aquele velh axioma, que dizia que no se deve deixar para amanho o que se pode fazer hoje; transpos a porta os sete horas e seis minutos, resplandecente no seu uniforme azul, com o coldre presa a uma anca, enquanto na outra trazia o basto de nogueira dentro daquela ridocula bainha feita de encomenda. Marcou o carto de ponto e olhou para no se com uma expresso desconfiada (excepto para o Dean, que ainda no regressara da enfermaria).

- O meu motor de arranque avariou-se. Tive de p@r o carro a funcionar com a manivela informou ele.
- Au! exclamou o Harry. Pobrezinho.
- Devias de ter ficado em casa para poderes arranjar a maldita coisa acrescentou o Brutal num tom de voz ameno. No queremos que esforces o teu bravo, nvo verdade, rapazes?
- Pois, era isso mesmo o que vocês queriam, nêo ê verdade? retorquiu o Percy com escêrnio, mas fiquei com a impressêo de que ele se sentira tranquilizado devido ê relativa

brandura com que o Brutal proferira o seu coment@rio. E ainda bem. Durante as pr@ximas horas, n@o poder@amos ser demasiado hostis nem excessivamente cordiais.

Depois do que sucedera na noite anterior, ele acharia suspeita qualquer coisa que se assemelhasse, ainda que muito vagamente, 🖟 simpatia.

No iroamos conseguir apanho-lo sem as suas defesas a postos, como saboamos, mas eu estava convicto de que conseguiroamos armar-lhe a cilada, se jogossemos as nossas cartas

com todas as precau@es. Era importante - pelo menos no que me dizia respeito - que ningu@m sa@sse lesionado. Nem sequer o Percy Wetmore.

- Entretanto, o Dean regressara ao bloco, fazendo-me um pequeno acenar de cabela.
   Percy disse eu quero que vos la arrecadallo e laves o cho com a esfregona.
  Incluindo os degraus que do para o tonel. Em seguida, podes comelar a escrever o teu relatorio sobre a noite passada.
- Isso 🗣 que deve ser um trabalho cheio de criatividade comentou o Brutal, mordaz, enfiando os polegares dentro do cinto e olhando para o tecto.
- Vocês têm mais piada do que uma queca dada na igreja- retorquiu o Percy, mas neo levantou qualquer objecêeo. Nem sequer referiu o que era ebvio: que o cheo da sala da ar 302

recadação jê tinha sido lavado pelo menos em duas ocasiões nesse dia. O meu palpite o que ele se sentiu satisfeito com aquela oportunidade de poder manterse afastado de nos.

Comecei a examinar o relat@rio correspondente ao turno anterior, n@o li nada que me dissesse respeito e dirigi-me para a cela do Whart@n. Este encontrava-se sentado na sua tarimba com os joelhos dobrados para cima e com os bra@os @ volta das canelas, fitando-me com um grande sorriso pleno de hostilidade.

- -Ora bem, com que entê o temos aqui o~grande chefe disse ele, mordaz. Tê o grande como a vida e duas vezes mais feio. Tem um ar mais contente do que o de um porco mergulhado na merda atê aos joelhos, chefe Edgecombe. A sua mulher fezlhe uma festa na picha antes de ter saêdo de casa, foi?
- Como Q que estQs, Kid? perguntei num tom neutro, o que fez com que ele mostrasse uma expressQo verdadeiramente iluminada. Estendeu as pernas, levantouse e espreguiQou-se. O seu sorriso alargou-se, dando origem a que alguma da hostilidade lhe desaparecesse da fisionomia.
- Raios me partam! exclamou ele. Para variar acertou no meu nome. O que que se passa consigo, chefe Edgecombe? Estê doente ou qualquer coisa no gênero? Nêo, nêo estava doente. De facto tinha estado doente, mas o John Coffey tratara disso. As suas mêos jê haviam esquecido como se atavam os atacadores dos sapatos, se ê que alguma vez o tinham sabido, mas sabiam fazer outras habilidades. Sim, na realidade sabiam.
- Meu amigo disse-lhe eu -, se queres ser um Billy the Kid em vez de um Bill Selvagem,  $\hat{\mathbf{e}}$ -me completamente indiferente.

Ele ficou todo inchado, como um daqueles peixes de aspecto asqueroso que vivem nas guas dos rios da Amgrica do Sul e que conseguem picar-nos com os espigges que tem na Parte de cima e nos lados do corpo, atg ficarmos prestes a morrer. Durante o tempo em que trabalhei na Milha, fui forgado a lidar com muitos homens perigosos, mas poucos, ou nenh

um deles, eram to repelentes como o William Wharton, o qual se considerava um fora-de-lei de grande envergadura, mas cujo comportamento na penitencioria raramente se elevou a

cima de mijar, ou escarrar, por entre as barras da sua cela.

~ At@ ao momento ainda n@o lhe hav@amos concedido a ad 303

miraçõo respeitosa que ele achava merecer por direito, ~ acontece que, naquela noite, muito em especial, eu pretendia que ele se portasse de uma maneira minimamente tratôvel, Se isso significava que tinha de lhe passar a mo pelo polo com toda a meiguice, fo-lo-ia com a maior das satisfações.

- Eu tenho muito em comum com o Kid, e 🕏 melhor que acredite nisso - continuou o Wharton. - N🏟o foi a roubar rebu�ados na mercearia do meu bairro que vim parar aqui

acrescentou ele com tanto orgulho como se tivesse acabado de se alistar na Brigada dos Her@is da Legi@o Estrangeira Francesa, em vez de ter acabado de ir parar com o coiro a uma cela que distava setenta passos longos da cadeira el©ctrica. - Onde © que est© o meu jantar?

- Deixa-te disso, Kid, o relat@rio diz que o comeste @s cinco e meia. Rolo de carne picada com molho, pur@ de batata e ervilhas. N@o consegues enganar-me com essa facilidade.

Ele riu-se expansivamente e sentou-se de novo na sua tarimba.

- Nesse caso, ligue o r@dio.
- Talvez mais tarde, matulo repliquei. Afastei-me da sua cela e com o olhar percorri o corredor. O Brutal tinha ido ato ao extremo mais afastado para verificar se a fechadura da cela do isolamento estava so trancada e no fechada chave. Eu sabia que era esse o caso, porque eu proprio jo tinha verificado. Mais tarde, iroamos querer abrir essa porta o mais rapidamente possovel. No haveria tempo para retirar do interior toda aquela tralha que as pessoas tom por hobito guardar nos sotos das suas casas ao longo dos anos; jo retiroramos tudo e fizoramos uma selecoro, tendo arrumado as coisas noutros lugares pouco depois de o Wharton se ter juntado o nossa feliz banda. Tonhamos a impresso de que a cela com as paredes almofadadas estava pronta a ter bastante uso, pelo menos ato o Billy the Kid caminhar pela Milha.
- O John Coffey, que jê deveria estar deitado êquela hora, com as suas pernas grossas e compridas a saêrem-lhe para fora da tarimba e de rosto virado para a parede, encontrava-se

sentado na ponta da tarimba com os dedos entrela@ados, observando o Brutal com uma express@o t@o alerta que n@o era nada habitual. Os seus olhos tamb@m n@o lacrimejavam.

O Brutal experimentou a ma@aneta da porta da cela do isolamento, ap@s o que voltou a percorrer a Milha. Lan@u um olhar ao Coffey quando passou pela sua cela, e este disse algo de curioso.

## 304

Com certeza. Gostaria de dar um passeio - como se em resposta a qualquer coisa que o Brutal houvesse dito. O olhar deste cruzou-se com o meu. Ele sabe, podia eu quase ouvi-lo a dizer. Não sei como, mas o certo û que ele sabe Encolhi os ombros e abri os dedos das mãos, como se replicasse: Claro que ele sabe.

5

- O velho Pouca Terra efectuou a sua litima volta da noite pelo Bloco E por volta das oito e quarenta e cinco. Compremos o suficiente da porcaria que ele vendia, para lhe fazermos assomar aos lebios um sorriso de avareza.
- A prop@sito, algum de voc@s viu o rato? perguntou ele. Respondemos-lhe com um abanar de cabe@a.
- Talvez o Rapazinho Bonito o tenha visto sugeriu o Pouca Terra, fazendo um gesto com a cabela na direclo da arrecadallo, onde o Percy estaria a lavar o cho, a escrever o seu relatorio ou a meter o dedo no olho do cu.
- O que û que isso te interessa? perguntou o Brutal. Nûo û assunto que te diga respeito. Pûe as rodas a rolar, Pouca Terra. Estûs a empestar o bloco. O Pouca Terra esboûou aquele seu sorriso tûo peculiarmente desagradûvel, desdentado e com as faces encovadas, e pûs-se a cheirar o ar de forma acintosa.
- Este cheiro no meu disse ele. Deve ser o do Del a dizer adeus. Com um riso casquinado, começou a empurrar o seu carrinho, saindo pela porta que dava para o potio de recreio. E continuou a fazer rolar aquele carrinho por mais dez anos raios, por muito tempo depois de Cold Mountain ter desaparecido vendendo bolos e refrigerantes aos guardas e prisioneiros que tinham dinheiro para compro-los. Por vezes, ato mesmo agora, parece-me que estou a ouvi-lo nos meus sonhos, a gritar que esto a fritar, esto a fritar, que o um peru assado. A passagem do tempo alongou-se interminavelmente depois de o Pouca Terra ter saodo do bloco, e os ponteiros do relogio pareciam arrastar-se. Ligomos o rodio durante hora e meia, e o Wharton riu-se a bandeiras despregadas ao ouvir o programa do Fred Allen O Beco de Allen, embora eu estivesse

pronto a apostar fosse o que fosse em como ele n**©**o compreendia muitas das piadas. O John Coffey continuava sentado no extremo da tarimba, com as m**©**os entrela**©**adas e olhar que mal se desprendia de quem quer que se encontrasse

sentado na mesa do guarda de serviço. Je tive oportunidade de observar homens com a mesma atitude, os quais aguardavam nos terminais das camionetas que seja anunciada a partida do seu transporte.

Por volta das dez e quarenta e cinco, o Percy saiu da arrecadação, tendo-me entregue um relatêrio laboriosamente feito a lêpis. A folha de papel ainda tinha restos da borracha

com que ele havia apagado algumas partes, sobre as quais voltara a escrever. Passei o polegar por uma destas zonas manchadas.

- Isto @ apenas um primeiro rascunho - apressou-se ele a dizer. - Quero copi@-lo para outra folha. Qual @ a tua opini@o?

A minha opinivo era que aquele maldito relatvrio era o mais ultrajante branqueamento que eu lera em toda a minha permanvncia va face da Terra. Mas disse-lhe que estava votimo, e ele afastou-se todo satisfeito consigo proprio. O Dean e o Harry jogavam va cartas, falando num timbre de voz demasiado elevado, e implicando um com o outro em demasia por causa da contagem dos pontos, enquanto de cin

co em cinco segundos lan@avam olhares aos ponteiros do rel@gio que davam a impress@o de n@o avan@ar. Em pelo menos um dos seus jogos dessa noite, fiquei com a sensa@@o de que haviam efectuado tr@s voltas em vez de duas. O ambiente estava t@o carregado de tens@o que parecia ser poss@vel cort@-lo @ faca; as @nicas pessoas que, aparentemente, n@o se sentiam afectadas por aquela tens@o eram o Percy e o Bill Selvagem:

Quando faltavam dez minutos para a meia-noite, no fui capaz de suportar mais aquela situaco e acenei ligeiramente ao Dean. Este dirigiu-se para o meu gabinete, levando consi

go uma garrafa de Cola RC que havia comprado ao Pouca Terra, e voltou a sair um ou dois minutos depois. Naquele momento, a bebida encontrava-se no interior de um pequeno p@caro de alum@nio, que os prisioneiros n@o poderiam quebrar e utilizar como arma de ataque.

Agarrei no pêcaro e olhei em volta. O Harry, o Dean e Brutal nêo despregavam os olhos de mim, nem o John Coffey. Todavia, isso nêo se verificava com o Percy, que entretanto voltara para a arrecadaêêo, onde provavelmente se sentiria mais ê vontade naquela noite em especial. Rapidamente, cheirei o conteêdo do pêcaro, sem que dele se evolasse qualquer odor, para alêm do da RC, a qual, nesses tempos, tinha uma fragrência a canela estranhamente agradêvel.

Levei a bebida at cela do Wharton. Encontrava-se estendido na sua tarimba. No estava a masturbar-se - pelo menos, por enquanto - mas j cela tinha uma tumefaccio bastante avantajada por baixo das cuecas, e de vez em quando dava um bom apalpo saudovel ao membro retesado, como se fosse um mau rabequista a tocar uns acordes suplementares nas cordas tensas.

- -Kid chamei.
- No me incomode replicou ele.
- De acordo concordei. Como esta noite te tens comportado como um ser humano, o que 🛭 quase um recorde, trouxe-te um refrigerante, mas, como n vo queres ser incomodado, vou beb V-lo eu.

Fiz menço de fazer o que acabara de dizer erguendo o pocaro de alumonio (todo amolgado por terem batido com ele contra as barras das celas) ato aos lobios. Como se fosse um relompago, o Wharton levantou-se da tarimba, o que no me surpreendeu. No fora um bluff de grande risco; quase todos os condenados mais perigosos - ladroes, violadores e os homens marcados para a Velha Faosca - era uns gananciosos pelas suas guloseimas, e aquele no constituo excepto.

- Dû cû isso, seu palerma - disse o Wharton. Expressou-se como se fosse ele o capataz, nûo passando eu de um lacaio dos mais desprezûveis. - Dû isso ao Kid. Mantive o pûcaro do lado de fora das barras, deixando que fosse ele a estender o braûo para lhe pegar. Fazû-lo de outra forma û a receita certa para a ocorrûncia de um desastre, tal como qualquer guarda de prisûo com muitos anos de experiûncia nos dirû. Lembrûvamo-nos disso, sem sequer nos darmos conta de que o fazûamos - da mesma maneira que sabûamos que nûo devûamos permitir aos prisioneiros que nos tratassem pelos nossos nomes prûprios e que o som de chaves que se entrechocavam com rapidez significava a ocorrûncia de problemas no bloco uma vez que esse era o ruûdo provocado por um guarda a correr, e estes nunca corriam, a menos que se verificassem complicaûûes. Isso era o gûnero de coisa

que o Percy Wetmore nunca seria capaz de aprender. 307

No entanto, naquela noite, o Wharton no estava interesado em agarrar ou asfixiar ninguom. Arrancou-me da mo pocaro de alumonio, bebeu o refrigerante em tros grandes goladas e soltou um estrondoso arroto.

- -Excelente! exclamou.
- O p@caro disse eu, estendendo a m@o.
- O Wharton deixou-se ficar com ele por alguns momento exibindo um olhar trocista.
- Suponha que eu quero ficar com ele?
- Nesse caso, entraremos na cela para to tirar respondi com um encolher de ombros. Em seguida, vais para a cela pequena e terês bebido a tua êltima RC. Isto ê, a menos que costumem servi-las nas profundezas do inferno.
- Eu no gosto de piadas sobre o inferno, cabela de parafuso retorquiu ele com o sorriso a apagar-se-lhe dos lobios. Estendeu-me o pocaro atravos das barras. Aqui esto. Pode levo-lo.

Agarrei no p@caro. Atr@s de mim ouviu-se a voz do Percy, - Em nome de Deus, porque @ que ofereceste a um mentecapto como esse um refrigerante? Porque o refrigerante tinha sopor@feros da enfermaria em quantidade suficiente para o deixar de costas durante quarenta e oito horas, e ele n@o dera por nada, pensei para comigo.

- No que diz respeito ao Paul interveio o Brutal -, a miseric@rdia nunca @ restrita; tomba dos c@us como uma chuva suave.
- Hem?! perguntou o Percy com o sobrolho franzido. Significa que ele tem um coraçõo bondoso. Sempre teve e sempre terê. Queres jogar ê bisca, Percy?
- Com a excep**®**o do burro, esse **©** o jogo de cartas mais idiota que alguma vez existiu respondeu o Percy com uma express**©**o desdenhosa.
- Foi por isso que me ocorreu que talvez gostasses de o jogar replicou o Brutal com um sorriso cheio de do@ura. Hoje est@o todos muito espertalh@es observou o Percy, tendo ido todo amuado para o meu gabinete. N@o ~ agradava muito o facto de o pequeno lorpa instalar o traseud por detr@s da minha secret@ria, mas mantive a boca fechada Os ponteiros do rel@gio continuavam a arrastar-se. Meia-noite e vinte; meia-noite e meia. @ meia-noite e quarenta, John Coffey ergueu-se da sua tarimba e colocou-se junto da porta da cela; as suas m@os agarravam as barras da maneta 308
- solta. O Brutal e eu dirigimo-nos para a cela do Wharton e olhêmos para o interior. Estava deitado sobre a tarimba, a sorrir para o tecto. Mantinha os olhos abertos, mas estes assemelhavam-se a bolas de vidro. Tinha uma mêo em cima do peito, enquanto a outra pendia flacidamente de um dos lados da ~êmba, com o nê dos dedos a roêar pelo chêo.
- Meu Deus disse o Brutal -, passou de Billy the Kid a Alie, o Choramingas em menos de uma hora. Pergunto a mim mesmo quantos comprimidos de morfina € que o Dean ter€ posto na bebida.
- O suficiente repliquei. A minha voz tremia ligeiramente. No sei se o Brutal se apercebeu desse pormenor, mas a mim no me passou despercebido. Mo a obra. Ponhamos em protica o que planeomos.
- No queres esperar que ali o lindinho perca a consciência?
- -Ele j@ a perdeu, Brute. Est@ @ muito pedrado para fechar os olhos.
- Tu v que vs o chefe. Olhou em redor v procura do Harry, mas este jv se encontrava presente. O Dean sentava-se muito direito v mesa do guarda de servivo, baralhando as cartas com tanta rapidez e violvncia que era um milagre elas nvo pegarem fogo, e de vez em quando olhava de relance para a esquerda, na direcvo do meu gabinete. Estava de olho no Percy.
- J� est� na hora? perguntou o Harry. O seu rosto alongado, com tra�os cavalares, mostrava-se muito empalidecido acima da camisa azul do uniforme; no entanto, a sua fisionomia denotava determina��o.
- Sim confirmei. Esto na hora. Vamos por o nosso plano em acolo.

  O Harry benzeu-se e beijou a ponta do polegar. Em seguida encaminhou-se para a cela do isolamento, abriu a porta e regressou com o colete-de-foros. Entregou-o ao Brutal. Comeromos a percorrer a Milha Verde, os tros. O Coffey continuava junto o porta da sua cela, observando todos os nossos movimentos sem proferir uma o nica palavra. Quando chegomos o secretoria no corredor o Brutal colocou o

colete-de-for@a atr@s das costas as quais eram suficientemente espada@das para o ocultar com facilidade.

- -- Sorte disse o Dean. Tinha as faces to polidas como as do Harry, embora se mostrasse to determinado quanto este.
- O Percy encontrava-se por detrês da minha mesa, tal como esperêvamos, sentado na minha cadeira e franzindo a testa enquanto lia o livro que durante as êltimas noites o tinha

acompanhado para todo o lado - n\overline{0}o era a Argozy ne Stag, mas sim Os Cuidados a Prestar aos Doentes Mentais em Hosp\overline{0}cios. Ter-se-ia pensado, a fazer f\overline{0} no olhar de culpa e de consterna\overline{0}o que ele nos lan\overline{0}ou quando entr\overline{0}mos, que se tratava de Os Ultimos Dias de Sodoma e Gomorra.

- O que foi? perguntou ele, fechando o livro com toda a rapidez. O que 🕏 que querem?
- Falar contigo, Percy disse eu -, mais nada. Contudo, ele leu muito mais nas nossas expressões do que o mero desejo de conversar, e levantou-se da cadeira que nem uma flecha, apressando-se sem no entanto ter começado a correr, embora no houvesse faltado muito na direcçõo da porta aberta que dava para a arrecadaçõo. Convenceu-se de que tênhamos ido e sua procura para lhe darmos uma boa ensinadela, no mênimo dos mênimos e, muito provavelmente, uma boa sova. O Harry aproximou-se por detrês dele, cortando-lhe a retirada pela porta e cruzando os braços e frente do peito.
- Mas que diabo! exclamou o Percy, voltando-se para mim, alarmado, apesar de se esfor@ar por n@o o mostrar. O que @ isto?
- No perguntes, Percy repliquei-lhe. Eu tinha pensado que ele ficaria bem... pelo menos, que iria regressar ao normal depois de termos dado inocio a todo aquele assunto

tresloucado, mas o certo Q que as coisas nQo estavam a desenrolar-se como eu supusera. Era-me difQcil acreditar no que estava a fazer. Era como se tudo aquilo nQo passasse de um sonho mau. Esperava constantemente que a minha mulher me sacudisse atQ eu acordar, para me dizer que estivera a gemer durante o sono.

- Ser® mais f@cil se te limitares a vogar no sentido da mar®.
- 0 que  $\hat{\mathbf{v}}$  que o Howell tem escondido atr $\hat{\mathbf{v}}$ s das costas? perguntou o Percy numa voz enrouquecida, dando meia volta para poder observar melhor o que o Brutal estava a fazer.
- Nada respondeu este. Bem... suponho que isto.~~

Estendeu a mo com que segurava no colete-de-foro sa sacudindo-o contra uma das ancas, como se fosse um toureiro a lano a capa perante um touro que investia. Os olhos do Percy arregalaram-se e ele arremessou-se para

a frente. Tinha a intençõo de desatar a correr, mas o Harry agarrou-o pelos braços.

Larga-me imediatamente! - gritou o Percy, tentando soltar-se do Harry. N♥o teria possibilidades de se escapar. ~ Harry pesava, pelo menos, mais cinquenta quilos que ele e

tinha os musculos de um homem que passava a maior parte do tempo dele a lavrar a terra e a cortar madeira; todavia, o Percy ainda conseguiu fazer valer alguns dos seus esforĝos, arrastando o Harry atĝ meio do gabinete, deslocando a horrêvel carpete verde que eu dizia a mim mesmo que teria de substituir, sem nunca o fazer. Por breves instantes, pensei que ele iria conseguir libertar um braĝo; o pênico pode ser um motivador muito forte.

- Acalma-te, Percy - aconselhei. - Sero mais focil se... - Noo te atrevas a dizer-me para me acalmar, meu grandessossimo ignorante! - berrou o Percy, dando safanoes com os ombros, tentando libertar-se dos bracos do Harry. - So quero o que se afastem de mim. Todos vocos! Eu tenho os meus conhecimentos. Gente importante! Se noo pararem jo com isto, terco de ir a po ato o Carolina do Sul so para conseguir uma refeiçõo na sopa dos pobres!

Investiu uma vez mais para a frente, batendo com as coxas contra a minha secret@ria. O livro que ele estivera a ler, Os Cuidados a Prestar aos Doentes Mentais em Hosp@cios, sofreu um safan@o, enquanto o mais pequeno, do tamanho de um pequeno livro de bolso e que estivera escondido dentro do outro, saiu do seu lugar. N@o admirava que o Percy tivesse exibido uma express@o de culpa quando

entrêmos no gabinete. Neo eram Os eltimos Dias de Sodoma e Gomorra, mas era o que por vezes costumêvamos dar aos prisioneiros com uma fusa mais forte e que por se terem comportado suficientemente bem mereciam uma atenero. Tenho a impresse de que je falei disto - o pequeno livro aos quadradinhos em que a Olêvia Palito fornica com toda a gente, excepto com o Sweet Pea. o miêdo.

Achei lament@vel que o Percy tivesse ido para o meu gabinete entreter-se com aquele g@nero de pornografia t@o frouxa e o Harry - aquilo que eu conseguia ver dele por cima do ombro do Percy, que continuava a tentar libertar-se - ficou com uma express@o ligeiramente nauseada, mas o Brutal desatou @s gargalhadas o que despojou o Percy da sua vontade de se debater, pelo menos, momentaneamente.

- Oh, Percizinho disse ele. O que ♥ que a tua m♥e diria? J♥ agora, o que ♥ que o governador diria? As faces do Percy adquiriram uma tonalidade vermelh -escura.
- Cala-te e deixa a minha m�e fora do assunto.
- O Brutal lanĝou-me o colete-de-forĝas, colocando o rosto mesmo em frente do do Percy.
- Com certeza, desde que estendas os braços como um bom rapazinho. Os lebios do Percy tremelicavam e os olhos estavam demasiado brilhantes. Compreendi que se encontrava e beira das legrimas.
- No quero disse ele numa voz trêmula de criança -, e vocês no podem obrigar-me. Em seguida, elevou' a voz e começou a gritar por ajuda. O Harry retraiu-se todo, o mesmo sucedendo a mim prêprio. Se alguma vez estivemos' prestes a pêr fim a tudo aquilo, foi precisamente naquela altura. E era o que terçamos feito, no fora a presença do Brutal. Este no hesitou nem um segundo. Colocou-se por detrês do Percy, tendo ficado ombro a ombro com o Harry, o qual continuava a manter as mêos do Percy imobilizadas atrês das costas deste. O Brutal avançou e agarrou no Percy pelas orelhas.
- Pêra de berrar ordenou-lhe o Brutal. A menos que desejes ficar com as orelhas mais singulares que existem em todo o mundo.

  Ao ouvir aquilo, o Percy parou de gritar por ajuda, limitando-se a ficar ali a tremer, baixando o olhar para a capa daquele livro ordinêrio aos quadradinhos, no qual se viam o Popey e e a Olêvia a terem relaêões sexuais numa posição deveras criativa, de que eu jê ouvira falar mas que nunca tinha experimentado.
- "Oohhh, Popeye!", lia-se na legenda acima da cabela da Olêvia. "êque... êque... êque!", lia-se na que se encontrava por cima de Popeye. Ele continuava a fumar o seu cachimbo.
- Estende os braços disse o Brutal -, e vamos acabar com todos estes disparates. Despacha-te. ` Nço quero replicou o Percy. Recuso-me a fazço-lo e tu nço podes obrigar-me. Nço sei se sabes, mas estos redondamente enganado, a esse respeito continuou o Brutal, agarrando firmemente nas orelhas do Percy, enquanto as fazia girar como quem gira
- os bot@es de um fog@o. Isto @, um fog@o que n@o tivesse a intensidade de calor desej@vel para se poder cozinhar. O Percy soltou um guincho de dor e de surpresa; eu teria dado bastante para n@o ter ouvido aquilo. Bem v@em, n@o se tratava somente de dor e

surpresa tamb@m era de compreens@o. Pela

primeira vez em toda a sua vida, o Percy tinha a percepço de que as coisas horroveis no aconteciam apenas os outras pessoas, oqueles que no eram suficientemente afortunados para serem familiares do governador. Eu so desejava dizer ao Brutal que parasse com aquilo, mas como o evidente no o podia fazer. As coisas jo haviam ido longe de mais para que eu procedesse dessa forma. Tudo o que podia fazer para acalmar a minha conscioncia era recordar a mim mesmo o que o Percy tinha feito ao Delacroix, fazendo-o passar por sabia Deus que agonias, so porque este tinha ousado rir-se dele. No entanto, aquela recordação no contribuiu em muito para me tranquilizar. O possovel que isso tivesse acontecido se a minha maneira de ser estivesse mais em consonência com a do Percy.

- Estende-me esses bra@os para a frente, querido disse o Brutal -, ou eu doute outra dose.
- O Harry j@ tinha soltado os bra@os do jovem Mr. Wetmore. Este desatou a chorar convulsivamente como uma crian@a, com as l@grimas, que at@ ent@o lhe haviam

marejado os olhos, a correrem-lhe livremente pelas faces abaixo, apês o que, num gesto brusco, estendeu as mêos, qual sonêmbulo num filme de comêdia. Em três segundos, enfiei-lhe as mangas do colete-de-forêas pelos braêos abaixo. Mal as tinha puxado atê aos ombros, jê o Brutal largara as orelhas do Percy, para poder agarrar nas correias que pendiam dos punhos do colete. Puxou as mêos do Percy em redor dos flancos, de forma a que os braêos ficassem apertadamente cruzados ê frente do peito. Entretanto o Harry tratou da parte de três, prendendo bem as tiras de lona que se entrecruzavam. Depois de o Percy ter desistido e estendido os braêos todo aquele processo ficou concluêdo em menos de dez segundos.

- Muito bem, fofos - acrescentou o Brutal. - Em frente; vamos a marchar! Ele, porêm, recusava-se a andar. Fitou o Brutal para logo a seguir me olhar com uma expresseo aterrorizada. Naquele momento, o Percy neo fazia a menima aluseo aos seus conhecimentos, nem têo-pouco e maneira como sereamos foreados a ir para a Carolina do Sul apenas para podermos comer uma

312

313

refei@@o gra@as @ generosidade de algu@m; o Percy encontrava-se muito para l@ desse tipo de argumentos.

- Por favor murmurou ele numa voz espera e permeada de legrimas. Neo me leves para junto dele, Paul. Foi enteo que compreendi o motivo por que ele estava em penico e se debatera com tanta violencia; estava convencido de que o emos colocar junto do Bill "Selvagem" Wharton; que o seu castigo por causa da esponja seca seria um tratamento especial ministrado pelo nosso psicopata interno. Ao inves de sentir qualquer simpatia pelo Percy, por ter compreendido a razeo do seu medo, senti apenas desdem e uma maior determinação. Ao fim e ao cabo, o homem estava a julgar-nos pela sua bitola, caso as nossas posições tivessem sido invertidas.
- No para junto do Wharton que vais disse-lhe eu. sim para a cela do isolamento, Percy. Vais passar três ou quatro horas le dentro, sozinho na escurideo, a pensar naquilo que fizeste ao Delacroix. Muito provavelmente je tarde de mais para poderes aprender novas lieres quanto forma como te deves comportar... pelo menos, essa a opinieo do Brutal, mas eu continuo a ser optimista. Agora, mexe-te.

Ele obedeceu, resmungando entre dentes que haver@amos de lamentar aquilo, lamentar e muito, que esper@ssemos para ver, mas, de uma maneira geral, dava a impress@o de se sentir aliviado e n@o demasiado preocupado.

Quando o conduzimos para o corredor, o Dean lanĝou-nos um olhar arregalado de surpresa e de uma inocência têo cheia de candura que eu teria desatado a rir se o assunto nêo se revestisse de tanta seriedade.

- Diz-me uma coisa: n**©**o te parece que a brincadeira j**©** foi longe de mais? perguntou o Dean.
- Cala-me mas vessa boca, se sabes o que vebom para ti vociferou o Brutal. Havvamos ensaiado aquelas frases vebora do almovo; por isso, tudo aquilo me parecia ser uma en

cenallo, apenas umas linhas mal alinhavadas, mas, se servissem para assustar e confundir o Percy, tanto melhor, uma vez que ainda poderiam vir a salvar o emprego do Dean Stanton, caso as coisas chegassem a esses extremos. Por mim no pensava que isso fosse vilvel; no entanto, tudo era possevel. Desde ento, sempre que duvido disso, limito-me a pensar no John Coffey e no rato do Delacroix.

Obrig@mos o Percy a percorrer a Milha Verde aos tropa 314

©©es, enquanto ele nos pedia ofegante que abrand©ssemos o passo, dizendo que cairia de cara no ch©o se n©o f©ssemos mais devagar. O Wharton continuava deitado na sua tarimba,

mas passêmos pela cela dele demasiado depressa para conseguir ver se ainda dormia ou se estava acordado. O John Coffey continuava junto ê porta da cela, observando tudo o que se passava no bloco.

. Tu 🕏s um homem mau e mereces ir para aquele lugar escuro - disse ele, mas n🕏o me parece que o Percy o tenha ouvido.

Entrêmos na cela do isolamento. As faces avermelhadas do Percy estavam molhadas de lêgrimas, enquanto os olhos lhe rebolavam nas êrbitas; os seus cabelos

ondulados, a que ele prestava tantos cuidados, ca@am-lhe pela testa todos despenteados. Com uma m@o, o Harry retirou-lhe o rev@lver do coldre e com a outra agarrou no bast@o de nogueira que t@o querido lhe era.

- No te preocupes, porque te sero devolvidos prometeu-lhe o Harry. A sua voz deixava adivinhar um certo constrangimento.
- Quem me dera poder dizer o mesmo quanto ao teu emprego replicou o Percy. Aos empregos de todos vocês. Não podem fazer-me uma coisa destas. Não podem! Era êbvio que ele se encontrava na disposição de continuar com aquele tema, mas não tênhamos tempo para ouvir a sua ladainha. Eu enfiara num dos meus bolsos um rolo de fita de fricêço, o antepassado dos anos 30 da fita de embalagem que se usa hoje em dia. Quando o Percy avistou o rolo, começou a recuar. O Brutal aproximou-se dele por três e agarrou-o, manietando-lhe os braços atê eu ter colocado a fita a tapar-lhe a boca desenrolando o rolo em redor da cabeça atê ê nuca para maior segurança. Quando a fita fosse retirada, o Percy iria ficar com umas quantas madeixas de cabelo a menos e uns lêbios severamente irritados para compor o ramalhete, mas eu deixara de me preocupar muito com as consequências. Estava positivamente pelos cabelos com o Percy Wetmore.

Retrocedemos e afastêmo-nos dele. Ficou no meio da cela, por baixo da lêmpada, imobilizado pelo colete-de-forêas, a respirar por narinas frementes, e soltando sons abafados por detrês da fita que lhe tapava a boca. No cêmputo geral, o seu era o mesmo de qualquer prisioneiro.

- Quanto mais sossegado te mantiveres, mais depressa sair@s daqui disse-lhe eu. Tenta n@o te esqueceres disso Percy. , E se te sentires sozinho, pensa na Ol@via Palito
- aconselhou o Harry com mordacidade. "Qque.., tique... Qque... Qque!"
  Em seguida, sa@mos dali. Fechei a porta e o Brutal trancou-a chave. O Dean encontrava-se um pouco afastado na Milha, mesmo do lado de fora da cela do Coffey. J@ tinha inserido a chave-mestra na fechadura de cima. Entreolh@mo-nos sem que nenhum de n@s dissesse fosse o que fosse. N@o havia necessidade de quaisquer palavras. Hav@amos posto o mecanismo em movimento; naquele momento, tudo o que poder@amos esperar era que as coisas corressem de acordo com os planos que hav@amos delineado, em vez de saltarem para fora dos carris algures ao longo do caminho.
- Continuas a querer dar um passeio, John? perguntou o Brutal.
- Sim, senhor respondeu o Coffey. Acho que sim, Excelente atalhou o Dean. Girou a chave na primeira fechadura, tirou-a e inseriu-a na segunda.
- Vamos ter de te acorrentar, John? perguntei.
- O Coffey deu a impresso de ter ficado a pensar naquilo. Se quiserem, podem respondeu ele por fim. Mas no ho ho necessidade.
- Acenei ao Brutal, ele abriu a porta da cela, e eu virei-me para o Harry que, mais ou menos, apontava o revolver do Percy na direcolo do Coffey, enquanto este saca da cela. Entrega isso ao Dean disse-lhe eu.
- O Harry pestanejou como se tivesse estado completamente ausente, reparando que a arma e o bast**r**o do Percy continuavam nas suas m**r**os, e entregou as duas coisas ao Dean.

Entretanto, o Coffey, com a sua figura corpulenta, entrou no corredor onde a cabela calva quase tocava nas lêmpadas Vendo-o ali com as mêos estendidas e sua frente e os ombros inclinados para o seu peito entroncado pensei a mesma coisa que pensara a primeira vez que o vira: um urso enorme que tinha sido capturado.

- Fecha  $oldsymbol{arRed}$  chave os brinquedos do Percy na mesa do corredor at $oldsymbol{arRed}$  regressarmos disse eu.
- Se regressarmos acrescentou o Harry.
- De acordo respondeu-me o Dean sem prestar aten��o ao que o Harry dissera. 316

E se algu@m aparecer por aqui... o mais prov@vel @ ningu@m vir at@ c@, mas se por acaso aparecer algu@m, o que @ que tu lhe dizes?

- Que o Coffey ficou perturbado por volta da meia-noite - replicou o Dean. A sua expresse era teo aplicada como a de um estudante a fazer um exame importante. Tivemos de o meter no colete-de-forê as e fechê-lo na cela do isolamento. Caso se ouê a algum barulho, quem quer que o ouê a deduzirê que ê ele. - Ergueu o queixo na direcê o de John Coffey.

- E quanto a nos? - inquiriu o Brutal por sua vez. - O Paul foi o administracio buscar o processo do Del para se inteirar do nome das testemunhas - continuou o Doan. - O que desta vez o um assunto muito importante, dado que a execuçõo dele correu de forma to atabalhoada. Disse que o mais certo seria ter de ficar por lo durante o resto do turno. Tu, o Harry e o Percy foram o lavandaria por a vossa roupa a lavar.

Pois bem, isso era o que se costumava dizer. Havia noites em que tinha lugar um fogo de dados na arrecadação da lavandaria, enquanto nas outras era pêquer, cartas ou qualquer outro jogo. Os guardas que participavam neles costumavam dizer que iam pêr a roupa a lavar. Naquelas reuniões, bebia-se normalmente uêsque destilado em casa e, de vez em quando, um charro passava de mêo em mêo atê completar o cêrculo. Suponho que isto acontece em todas as penitenciêrias desde que estas foram inventadas. Quando se passa toda a vida a vrgiar homens de maus princêpios, ê impossêvel evitarmos suar-nos um pouco. Em qualquer dos casos, era pouco provêvel que alguêm aparecesse no bloco. "A lavagem das roupas" era um assunto tratado com extrema discrição em Cold Mountain.

- Tudo bem com o "Senhor a Postos" disse eu, dando meia volta ao Coffey para o pêr em movimento. E se tudo for por êgua abaixo, Dean, nêo sabes nada de nada. Isso ê muito fêcil de dizer, mas...
- Naquele preciso momento, um braço magricela saiu disparado por entre as barras da cela do Wharton, agarrando no mesculo do braço do Coffey. Todos ficêmos sem felego. Em Princêpio
- o, o Wharton deveria estar morto para o mundo, quase que em coma. Contudo ali se encontrava ele de p $\hat{\mathbf{e}}$ , com o corpo a oscilar de um lado para o outro, qual pugilista violentamente esmurrado exibindo um esgar sorridente e um olhar toldado.

317

A reacco do Coffey foi absolutamente notovel. No afastou, mas ficou tambo a arquejar, inspirando o ar por cima dos dentes inferiores, como alguom que houvesse tocado

inadvertidamente em algo frio e desagrad@vel. Os seus olhos arredondaram-se e, por breves momentos, pareceu nunca ter visto o mentecapto, quanto mais levantar-se @ mesma hora que ele todas as manh@s e deitar-se na mesma altura todas ~ as noites. Mostrara-se bastante alerta - presente - quando quis que eu entrasse na sua cela, de maneira a poder tocar-me. Conseguir evitar o mal, em linguagem do Coffey. Quando tinha estendido as m@os para o rato, mostrara exactamente a mesma atitude. Agora, e pela terceira vez, a sua fisionomia iluminara-se, como se um foco de luz houvesse sido, subitamente, ligado no interior do seu c@rebro. S@ que desta vez era diferente. Desta vez era mais frio, e perguntei a mim mesmo o que @ que sucederia se o John Coffey, de s@bito, decidisse entrar em f@ria. Est@vamos munidos das nossas armas, pelo que poder@amos alvej@-lo; contudo, subjug@-lo poderia vir a provar ser uma tarefa bastante @rdua.
Nas fei@@es do Brutal li pensamentos similiares; todavia, o Wharton continuava a

- exibir o seu sorriso de imbecil pedrado, com os lêbios descaêdos.
- Onde ♥ que pensas que vais? perguntou ele. As suas palavras sa®ram-lhe da boca numa toada arrastada.
- O Coffey mantinha-se imêvel, fitando primeiro o Wharton, depois a sua mêo, para logo voltar a olhar para o seu rosto. Eu nêo conseguia ler aquela expressêo. Quer dizer, detec tava a inteligência no seu semblante, mas era incapaz de o ler. Quanto ao Wharton, nêo me sentia minimamente preocupado com ele. Mais tarde, nêo se recordaria de nada daquilo; seria como um bêbedo a caminhar por uma zona completamente ês escuras.
- Tu sum homem mau sussurrou o Coffey e eu no consegui destringar o que lhe ouvia na voz: sofrimento, colera ou temor. Talvez uma amolgama dos tros sentimentos. O Coffey baixou o olhar uma vez mais na direco do da mo que continuava no seu braço, da mesma forma que olharia para um insecto que o pudesse picar de maneira bastante desagra' dovel, caso estivesse decidido a isso.
- $\hat{\mathbf{g}}$  verdade, negro retorquiu o Wharton com um sorriso matreiro e sinistro.  $\hat{\mathbf{Tg}}$ o mau quanto possas imaginar

subitamente, tive a certeza absoluta de que estava prestes a acontecer algo, horrêvel, algo que iria alterar o curso planeado daquele inêcio de madrugada, da mesma forma que um terramoto de proporêves catastrêficas pode alterar o leito de um rio. Iria suceder algo e nada que eu ou qualquer de nês pudesse entêvo o impediria.

Foi ento que o Brutal estendeu a mo e retirou a do Wharton do brao do John Coffey, pondo termo oquele meu pressentimento de inevitabilidade. Era como se um circuito

potencialmente perigoso tivesse sido interrompido. Eu jŷ vos disse que durante todo o tempo em que trabalhei no Bloco E a linha directa para o governador nunca tocou. O que era verdade, mas imagino que, se isso tivesse acontecido alguma vez, teria sentido o mesmo alôvio que me invadiu quando o Brutal retirou a môo do Wharton do braôo daquele homem gigantesco que se elevava ao meu lado. Uma vez mais, os olhos de Coffey adquiriram uma expressôo ausente; era como se o foco de luz atô entôo existente no seu côrebro houvesse sido desligado.

- -Deita-te, Billy disse o Brutal. Descansa um pouco. Aquela era habitualmente a minha frase para os acalmar, mas, dadas as circunstências, nêo me incomodei por ele a ter utilizado.
- Talvez fa@a isso mesmo concordou o Wharton. Num passo cambaleante come@ou a retroceder e quase caiu, mas recuperou o equil@brio no @ltimo instante. Oohhh, paizinho! A cela est@ a girar. Parece que estou b@bedo.

Recuou at@ @ tarimba, mantendo o olhar atordoado no Coffey enquanto seguia @s arrecuas.

- Os negros deviam ter a sua propria cadeira eloctrica disse ele. Ento, a parte de tros dos seus joelhos bateu na tarimba, e ele deixou-se tombar. Antes de a cabeo a ter tocado na almofada da priso, jo comeo ara a ressonar; os seus olhos mostravam umas olheiras azuladas e profundas, enquanto a ponta da longua pendia da boca.
- Como 🕯 que ele foi capaz de se levantar com tanta droga no bucho? perguntou o Dean num murm@rio.
- Isso no interessa agora jo perdeu a conscioncia respondi. Se ele voltar a querer despertar, do lhe outro compromido dissolvido num copo de gua. No lhe dos mais do que um. Tem cuidado. No queremos mato-lo. 319
- Fala por ti atalhou o Brutal num resmungo, lan@ando ao Wharton um olhar de desprezo. Seja como for, @ imposs@vel matar um gorila como ele s@ com drogas. Eles desabrocham sob o seu efeito.
- Ele ♥ um homem mau repetiu o Coffey, desta feita num tom mais baixo, como se n♥o estivesse bem certo daquilo que estava a dizer, nem do seu significado.
- Tens toda a raz©o corroborou o Brutal. Terrivelmente mau! Mas isso agora n©o interessa, uma vez que n©o vamos ter de dan©ar o tango com ele. Retom©mos a nossa

caminhada; o Coffey seguia ladeado pelos quatro, como se f©ssemos id©latras em redor de um ©dolo que tivesse assumido uma qualquer semivida pouco definida. - Diz-me uma coisa, John... sabes para onde © que vamos levar-te? - inquiriu o Brutus.

- Para conseguir evitar o mal respondeu ele. penso que 🕯 uma senhora? Olhou para o Brutal com uma express®o de ansiedade esperan®ada.
- 🖟 isso mesmo retorquiu o Brutal com um acenar afirmativo de cabera. Mas como 🖟 que soubeste isso? Como 🖟 que sabes?
- O John Coffey ficou a avaliar aquela pergunta com todo o cuidado, ap®s o que abanou a cabe®a.
- Nio sei disse ele ao Brutal. Para lhe dizer a verdade, chefe, eu nio sei muito de nada. Nunca soube. Tivemos de contentar-nos com aquela explicaio vaga. 6

Eu sabia que a pequena porta existente entre o meu gabinete e os degraus que davam para a sala da arrecadaçõo não fora construêda levando em consideraçõo as pessoas da esta

tura do Coffey, mas nunca me apercebera de at@ que ponto aquela disparidade existia at@ ele se ter colocado em frente da entrada para onde olhava com um ar meditativo.

O Harry riu-se, mas o proprio Coffey pareceu no achar qualquer grava ao facto de um homem corpulento se encontrar em frente daquela porta to pequena. Claro que no teria

achado grava vquilo; ainda que a sua inteligência tivesse sido um pouco mais alargada do que efectivamente era, continua' ria a ser da mesma opinivo. Durante a maior parte da vida, ~

Coffey fora um homem gigantesco, e aquela porta era um tudo-nada mais pequena do que a maioria.

Sentou-se, transpondo-a, e voltou a erguer-se, tendo descido as escadas at@ onde o Brutal o aguardava. Chegado ali, deteve-se, olhando para o outro lado da pequena sala, na direc@o do estrado onde se encontrava a Velha Fa@sca, t@o silenciosa - e t@o l@gubre - como um trono no castelo de um rei morto. O capacete continuava pendurado, com um garbo falso, num dos ganchos das costas, parecendo menos a coroa de um rei do que o barrete de um bobo da corte, mas sendo algo que qualquer idiota usaria ou agitaria par@ fazer com que o seu p@blico, todo emproado, risse ainda mais das suas macaquices. A sombra que a cadeira projectava, alongada e tenebrosa, subia amea@adoramente por uma parede. E sim, pensei que ainda conseguia cheirar a carne queimada no ar. Embora fosse bastante vago, eu estava convencido de que aquilo era mais do que apenas o fruto da minha imagina@o.

O Harry baixou a cabe@a para poder passar pela porta, e em seguida foi a minha vez. N@o me agradou nada a forma como o John Coffey olhava mesmerizado para a Velha Fa@sca. Gostei ainda menos daquilo que vi nos seus bra@os quando me aproximei mais dele: a pele toda arrepiada.

- Vamos le, matuleo disse eu, tentando encoraje-lo. Agarrei-o pelo pulso, tentando leve-lo na direcero da porta que dava acesso ao tenel mais abaixo. De inecio neo se mexeu, e eu tive a sensaero de que tentava arrastar um penedo do solo apenas com as minhas meos.
- Vamos le, John, temos de continuar, a menos que queiras que a carruagem se transforme numa abêbora disse o Harry, soltando de novo uma gargalhada nervosa. Agarrou no outro braêo do John e comeêou a puxar, mas este continuava imobilizado. Foi entêo que ele proferiu algo numa voz baixa e sonhadora. Nêo era a mim que ele se dirigia, nêo falava para nenhum de nês em particular, mas jamais me esqueci do que ele disse entêo.
- Eles continuam ali. Bocados dos seus corpos ainda ali est**©**o. Consigo ouvi-los gritar.

As risadas nervosas do Harry cessaram de imediato, deixando-lhe nos lôbios um sorriso que parecia ter ficado pendurado na boca, qual persiana desconjuntada numa casa abandonada. O Brutal lanôou-me um olhar que se aproximava muito de terror, e afastou-se do John Coffey. Pela segunda vez em 320

321

menos de cinco minutos, tive o pressentimento de que todo aquele empreendimento se encontrava ve beira de ir por vegua abaixo. Desta feita fui eu quem interveio; quando a iminvencia do desastre nos ameavou uma terceira vez, o que aconteceu um pouco mais tarde, foi a vez de o Harry interferir. Acreditem que, naquela noite, todos tivemos a nossa oportunidade de intervir no desenrolar dos acontecimentos. Interpus-me entre o John Coffey e a visvo da cadeira, pondo-me em bicos dos pos para ter a certeza de que bloqueava inteiramente toda a sua linha de visvo. Em seguida, fiz estalar os meus dedos em frente dos olhos do Coffey, por duas vezes e com todo o vigor.

- Vamos lo! urgi eu. Caminha! Foste tu que disseste que no precisavas de ser acorrentado, agora prova isso! Comeo a andar, matulo ! Caminha, John Coffey! Naquela direco para aquela porta!
- Sim, chefe aquiesceu ele, parecendo ter despertado. E, Deus seja louvado, come**ĝ**ou realmente a andar.
- Olha para a porta, John Coffey. Mant $\hat{\mathbf{e}}$ m os olhos na porta sem olhares para mais nada.
- Sim, chefe. Obedientemente, o John prendeu o olhar na porta.
- Brutal acrescentei, apontando.

Este tomou apressadamente a dianteira, sacudindo o seu molho de chaves, 🛭

procura da que abria a porta. O John mantinha o olhar fixo na porta que dava para o tênel, enquanto eu nêo despregava os meus olhos dele, embora pelo canto do olho pudesse ver o Harry lanêar olhares cheios de nervosismo para a cadeira, como se nunca a tivesse visto.

Continuam ali bocados dos seus corpos... Consigo ouvi-los gritar.

Se isso era de facto verdade, o Eduard Delacroix se podia estar a gritar mais alto e durante mais tempo do que todos os outros condenados; senti-me satisfeito por neo ser capaz de ouvir o que o John Coffey ouvia.

O Brutal abriu a porta. Come©©mos a descer os degraus com o Coffey na dianteira. Chegado ao fundo, ele come©ou olhar para o t©nel com uma express©o taciturna, fitando o tec

to baixo de tijolos. Inevitavelmente, iria ficar com dores nas costas quando chegasse ao outro extremo, a menos que Puxei a maca para junto de mim. O lenĝol sobre o qual deit@ramos o Del j@ havia sido retirado (e provavelmente inci-322

nerado), pelo que o almofadado negro da maca se encontrava 🕏 vista.

- Deita-te aqui ordenei eu ao John. Ele ficou a olhar para mim com uma expresso duvidosa; acenei-lhe num gesto de encorajamento. -Sero mais focil para ti e no nos dificultaro a passagem pelo tonel.
- . De acordo, chefe Edgecombe. Sentou-se e depois deitou-se ao comprido, fitando-nos com os seus olhos castanhos que travam preocupação. Os seus pos, calvados com as pantufas baratas da prisvo, ficavam de fora, suspensos quase atvovarem no choo. O Brutal colocou-se entre eles e começou a empurrar o John Coffey pelo corredor homido, o semelhanva do que tinha feito a muitos outros. A vinica diferenva era que o actual passageiro da maca continuava a respirar. A mais ou menos meio caminho por baixo da auto-estrada, de acordo com a minha estimativa, e conseguindo ouvir o som abafado das viaturas que sobre ela passassem, caso houvesse alguma aquela hora da noite o John começou a sorrir.
- Isto puito divertido comentou ele. Todavia, no pensaria da mesma forma da prêxima vez que fosse empurrado em cima da maca; esse foi o pensamento que atravessou a minha mente. Na realidade, da prêxima vez que fosse levado na maca, no pensaria nem sentiria o que quer que fosse. Ou seria isso possevel? Bocados dos corpos deles continuavam ali, dissera ele; conseguia ouvi-los gritar. Caminhando atrês dos outros e sem que estes me vissem, senti-me estremecer.
- Espero que n**0**o te tenhas esquecido da Aladino, chefe Edgecombe disse o Brutal quando cheg**0**mos ao extremo do t**0**nel.
- Noo te preocupes repliquei. A Aladino no parecia apresentar qualquer difereno que a distinguisse das outras chaves que eu costumava trazer sempre comigo nesses tempos... e eu tinha um molho que deveria pesar dois quilos. Mas aquela era a chave-mestra de todas as chaves-mestras, a que abria todas as fechaduras. Nessa opoca, para cada um dos cinco blocos havia uma Aladino, sendo cada uma delas da responsabilidade do superintendente do respectivo bloco. Os outros guardas podiam utilizo-las, mas so o manda-chuva dos bardas o que no era obrigado a registar que a levara.

um port**©**o de barras de a**©**o na extremidade do t**©** 323

nel. Nunca falhava em me trazer ve memoria as imagens que eu vira de castelos antigos; vocos sabem, dos tempos do antigamente em que abundavam os cavaleiros destemidos de cavalheirescos. Com a diferenva de que Cold Mountain ficava a;, uma grande distoncia de Camelot. Para lo dos portoes, havia um lanvo de escadas que dava para um porto macivo e discreto que era accionado na horizontal, com dosticos onde se

lia: "PROIBIDA A ENTRADA, PROPRIEDADE DO ESTADO e VEDAÇÃO ELECTRIFICADA" no lado exterior.

Abri os portees e o Harry afastou-os para tres. Subimos os degraus; uma vez mais, era o John Coffey quem tomava a dianteira, mantendo os ombros inclinados para a frente e a

cabela vergada. Jo no cimo, o Harry conseguiu passar o sua volta (no sem experimentar algumas dificuldades, embora fosse o mais pequeno de no stros), e abriu o porto macilo que deslizava na horizontal. Era pesado. Conseguia

desloc@-lo, mas n@o era capaz de o i@ar.

- Deixe, chefe disse o John. Avan@ou mais, empurrando o Harry contra a parede com a anca ao avan@ar, erguendo o port@o s@ com uma m@o. Poder-se-ia ter pensado que era feito de cart@o pintado em vez de chapa de a@o. O ar da noite era frio devido ao vento que soprava vindo do cume das montanhas, e ir@amos senti-lo at@ Mar@o ou Abril, a@oitando as nossas faces. Com as rajadas de vento veio um turbilh@o de folhas mortas; o John Coffey apanhou uma delas com a sua m@o livre. Jamais me esquecerei da maneira como ele olhou para ela, ou a forma como a amachucou por debaixo do seu nariz largo e de linhas bonitas, de molde a que libertasse a sua fragr@ncia.
- Vamos le urgiu o Brutal. Em frente, toca a andar! Saêmos da priseo, o John desceu o porteo e o Brutal fechou-o e chave - aquele neo precisava da chave Aladino, embora esta fosse necesseria para abrir os portes da gaiola de arame e postes que circundavam o porteo levadieo.
- Mantom as moos junto ao corpo, matuloo, enquanto es tiveres a passar advertiu o Harry num sussurro. Noo ta ques no arame, se no quiseres sofrer uma queimadura grave:;

Naquela altura jo nos encontrovamos do lado de fora, ~unto da berma da estrada, formando um pequeno macio (devero amos ter a aparoncia de tros pequenas colinas em redor de

uma montanha, era o que eu imaginava), olhando para lo dos luzes e guaritas da penitencioria de Cold Mountain. Na realidade, eu ato conseguia distinguir a forma pouco definida do guarda no interior de uma dessas torres, o qual soprava o bafo quente para as moos, embora apenas por breves instantes; as pequenas janelas , das guaritas que davam para a estrada eram onfimas e pouco importantes para nos. No entanto, tonhamos de nos manter muito, muitossimo calados. E se

um automêvel passasse por acaso poderêamos estar metidos em grandes complicaêêes.

- Vamos a despachar murmurei. Indica tu o caminho, Harry. Sorrateiramente, dirigimo-nos para norte ao longo da estrada, formando uma pequena fila indiana; o Harry seguia © frente, depois o John Coffey, o Brutal, e eu © retaguarda. Subimos a primeira elevação de terreno e, do outro lado, tudo o que avistêvamos da penitenciêria era o clarão das luzes intensas acima das copas das ©rvores. O Harry continuava a conduzir-nos em frente.
- Onde 🕯 que a deixaste estacionada? perguntou o Brutal numa voz sussurrada, com a condensa 🕯 vo da respira vo a sair-lhe da boca sob a forma de uma nuvem branca. Em Baltimore?
- Est♥ ali, um pouco mais ♥ frente retorquiu o Harry, irritadi♥o e nervoso. Aguenta os cavalos, Brutus.
- O Coffey, porêm, pelo que eu tinha visto dele, ter-se-ia sentido satisfeito por poder continuar a caminhar atê ao nascer do Sol, talvez mesmo atê este se pêr de novo. Olhava para tudo em seu redor a comeêar nêo com medo mas deliciado, tenho a certeza por um mocho que comeêou a piar. Foi entêo que me ocorreu que, embora ele pudesse ter receio da escuridêo entre paredes, ali fora nêo sentia medo. O John dava a impressêo de acariciar a noite, roêando os sentidos por ela atravês do caminho da mesma maneira que um homem poderia roêar o rosto pelas saliências e concavidades dos seios de uma mulher.
- Temos de virar aqui indicou o Harry num resmungo. Depar@mos com um pequeno trecho de caminho estreito e por pavimentar, com ervas que cresciam a meio que se desviava para a direita. Vir@mos naquele lugar e caminh@mos mais uns quatrocentos metros. O Brutal j@ come@ara a resmungar de novo, quando o Harry se deteve, dirigindo-se @ berma esquerda daquele trilho, e come@ou a remover 325

ramagens quebradas de pinheiros. O John e o Brutal ajudaram-no, e, antes que eu pudesse ter metido mos o obra, eles jo haviam posto a descoberto a parte da frente amolgada de uma velha camioneta Farmall, como os faros presos por aromes a olharem para nos como olhos esbugalhados.

- Noo sei se compreendes, mas eu quis ter muito cuidado - justificou-se o Harry, dirigindo-se ao Brutal num tom de repreensoo. - Para ti isto o capaz de ser uma grande brincadeira, Brutus Howell, mas acontece que eu venho de uma famolia muito religiosa, tenho primos to religiosos que fazem com que os cristos se

assemelhem aos le∳es, e se eu fosse apanhado a fazer uma coisa destas!...

- Noo tem importoncia respondeu-lhe o Brutal, Estou so um bocado nervoso, mais nada.
- Eu tamb@m acrescentou o Harry numa voz comida. Agora s@ precisamos que este maldito calhambeque peque...

Contornomos a parte da frente da pequena camioneta de caixa aberta, e, continuando a resmungar, o Brutal piscou-me o olho. No que dizia respeito ao Coffey, nos tonhamos deixado de existir. Mantinha a cabeo inclinada para tros, absorvendo por todos os poros a viso das estrelas que pontilhavam o firmamento.

- Se quiseres, eu vou com ele na parte de três ofereceu-se o Brutal. Atrês de nês, o motor de arranque da Farmall comeêou a dar breves sinais de vida, parecendo mais um
- velho co, tentando encontrar os seus pos numa manho fria de Inverno, ato finalmente ter comecado a funcionar em pleno. O Harry acelerou-o uma vez e deixou-o ficar a trabalhar em ponto morto. No ho necessidade de irmos os dois.
- Senta-te tu v frente disse-lhe eu. Na viagem de regresso podes vir com ele. Isto v, se nvo acabarmos por fazer esse percurso encarcerados na parte de trvs da nossa propria diligoncia.
- No digas essas coisas redarguiu ele, genuinamente preocupado. Era como se compreendesse pela primeira vez ato que ponto aquela situaco seria grave para nos, caso fossemos apanhados. Caramba, Paul!
- Vamos, despacha-te ordenei-lhe eu. Senta-te na cabina.
- O Brutus fez como lhe diziam. Puxei pelo braço do John Coffey atç ter conseguido chamar a sua atençço, fazendo"o
- regressar va Terra, ainda que sva por algum tempo, e conduzi-o para a parte de tros da camioneta, que se encontrava coberta. O Harry tinha estendido a lona por cima da estrutura, o queera vantajoso, no caso de passarmos por outras camionetas ou automôveis que seguissem na direcçõo contrôria. No entanto, em relaçõo va entrada das traseiras no pudera fazer coisa nenhuma.
- C@ vamos n@s, matul@o disse eu.
- Agora vamos dar o passeio? perguntou o Coffey. Exactamente.
- Pptimo retorquiu ele com um sorriso. Era um sorriso encantador e cheio de do@ura, talvez mais ainda porque no era complicado, no possuo um excesso de racioconio. O Coffey subiu para a traseira da pequena camioneta. Fui atros dele, tendo-me dirigido para a parte da frente da Orea de carga e bati no tejadilho da cabina. O Harry engatou a primeira e a camioneta saiu daquele abrigo improvisado, feito com folhagem, a sacolejar e com o motor a vibrar intensamente.
- O John Coffey estava em pê de pernas abertas no meio da caixa de carga do veêculo, com a cabeêa inclinada de forma a poder olhar de novo para as estrelas, exibindo um sorriso rasgado, sem reparar nas ramadas que o zurziam, enquanto o Harry conduzia a camioneta em direcêêo ê auto-estrada.
- Olhe, chefe! disse ele num tom de voz baixo e enlevado, apontando para as sombras da noite. ② a Cassie, a senhora na cadeira de baloi②o! Ele tinha raz②o; eu conseguia avistar o que ele me indicava na faixa de estrelas vis②vel entre o maci②o envolto em trevas do arvoredo que nos ladeava. Mas n②o foi em Cassiopeia que eu pensei quando ele mencionou a senhora na cadeira de baloi③o; foi sim na Melinda Moores.
- Estou a v�-la John retorqui, tocando-lhe no bra�o. Mas agora tens de~te sentar. De acordo?

Sentou-se com as costas contra a cabina, sem nunca afastar os olhos do firmamento nocturno. No seu rosto espalhava-se uma expressão de felicidade sublime. A Milha Verde ia~ ficando cada vez mais para três de nês a cada volta dada pelos pneus carecas da Farmall, e, pelo menos de momento, o lacrimejar do John Coffey, que parecia nunca ter fim, havia cessado.

7

Eram cerca de quarenta quil@metros at@ @ casa do Hal Moores em Chimney Ridge, e na vagarosa camioneta do Harry Terwilliger, que seguia aos solavancos, aquele percurso levou mais de uma hora. Foi uma viagem bastante estranha, e embora nesta altura eu tenha a impress@o de que todos os momentos dessa jornada

continuam bem gravados na minha mem@ria - todas as curvas, todas as sali@ncias do piso, todos os buracos, as ocasi@es de susto (foram duas), quando pass@. vamos por outras camionetas que seguiam na direc@o contr@ria - n@o me parece que possa sequer descrever de forma adequada aquilo que senti, sentado ali atr@s na companhia do John Coffey; ambos est@vamos enrolados em mantas como dois @ndios, mantas essas que o Harry tivera o cuidado de trazer.

Em grande medida, o que eu sentia era perda - o terrêvel e profundo sentimento que uma crianêa sente quando se apercebe de que, algures ao longo do caminho, tomou a direcêêo

errada; todos os pontos de referência lhe sêo estranhos, e ela nêo sabe como atinar com o caminho para casa. Eu encontrava-me fora da penitenci@ria acompanhado de um prisioneiro - no um prisioneiro qualquer, mas um que fora julgado e condenado pelo homic@dio de duas garotinhas e destinado a morrer pelo crime cometido. O facto de eu acreditar que ele estava inocente n**ç**o serviria de atenuante no caso de sermos apanhados; nos proprios acabaroamos por ir parar o cadeia, e, possivelmente, o Dean Stanton teria o mesmo destino. Eu tinha desbaratado toda uma vida de trabalho, sempre convicto das minhas ideias, por causa de uma execu®®o que correra mal, e porque acreditava que o desajeitado que se encontrava sentado junto de mim, o qual crescera demasiado, poderia ter capacidade para curar o tumor que minava o c@rebro de uma mulher que os m@dicos consideravam inoper@vel. E todavia, ao observar o John, que continuava a fitar incansavelmente as estrelas, compreendi com grande espanto que jo no acreditava nisso, se 🖟 que alguma vez havia acreditado realmente; a minha infec🎾o urin�ria naquele momento jû parecia muito distanciada no tempo, e perdera grande parte da sua import@ncia, tal como costuma acontecer sempre a esse g@nero de coisas dolorosas e desagrad@veis depois de terem passado 328

(se as mulheres guardassem na sua recorda��o o quanto custa ter o primeiro filho, dissera-me a minha mûe numa ocasiûo, nunca dariam û luz um segundo). Quanto ao Mister Jingles, no seria possovel que nos tivos semos enganado em rela��o � gravidade da les�o que o Percy lhe infligira? Ou ainda que o John - o qual na verdade possu@a um certo poder hipn@tico, pelo menos disso n@o restavam d@vidas - houvesse sido capaz de nos ludibriar, levando-nos a pensar que t@nhamos visto algo que de facto n@o v@ramos. Havia ainda a acrescentar a questio do Hal Moores. No dia em que eu o surpreendera no seu gabinete, tinha deparado com um homem de idade, trêmulo e lacrimejante. Mas eu nêo considerava que aquela fosse a faceta mais verdadeira do director Moores. Continuava firmemente convicto de que o aut@ntico director Moores era o homem que quebrara o pulso de um prisioneiro irado que tentara esfaque@-lo; o homem que me havia chamado a aten��o, com uma precis�o cheia de cinismo, para o facto de os tomates do Delacroix irem ser estorricados independentemente do homem que fosse destacado como responsêvel do grupo de execuêro. Passar-me-ia pela cabera que o Hal Moores se poria humildemente de lado, permitindo que lev@ssemos a sua casa um assassino de crian@as, que fora condenado @ morte, e que este colocasse as m@os sobre a sua pr@pria mulher?

As minhas incertezas aumentavam como uma doen@a enquanto percorr@amos a estrada. Muito simplesmente, estava incapaz de compreender o que me levara a fazer as coisas que fiz, ou por que motivo havia persuadido os outros a alinharem comigo naquela jornada nocturna de loucos; n@o acreditava que tiv@ssemos a mais pequena hip@tese de conseguirmos safar-nos daquela, nem que o diabo tocasse rabeca, como os antigos costumavam dizer. Apesar de todas aquelas retic@ncias, tamb@m n@o tentei cancelar o projecto, o que talvez tivesse conseguido levar a cabo as coisas n@o iriam sair irrevogavelmente das nossas m@os,~at@ termos chegado a casa do Moores. Alguma coisa - penso que talvez n@o tivesse sido mais do que as ondas de exalta@o que me eram transmitidas pelo gigante sentado ao meu lado - me impediu de bater na janela da cabina, gritando ao Harry que invertesse a marcha e regressasse @ pris@o enquanto ainda havia tempo.

este era o meu estado de espêrito quando saêmos da estrada Principal e entrêmos na secundêria, a nêmero 5, e desta

na Chimney Ridge. Mais ou menos quinze minutos depois avistei o recorte de um telhado que se erguia para as estrelas' e soube que t@nhamos chegado ao nosso

destino. O Harry desengatou a segunda, metendo a primeira (acho que ele engatou a quarta apenas uma vez durante toda aquela estranha viagem). Laboriosamente, o motor abrandou e toda a camioneta foi abalada por um estremecimento, como se tambêm temesse aquilo que se encontrava ê nossa frente.

O Harry entrou no caminho de gravilha que dava acesso ve casa do Moores e estacionou a pequena camioneta recalcitrante atros do protico Buick preto do director da penitencive

ria. O nossa frente, e ligeiramente O direita, encontrava\_se uma casa muito bem cuidada e construoda num estilo que estou em crer chamar-se Cape Cod. Aquele gonero de residoncia talvez devesse dar a impresso de no se enquadrar na nossa regio montanhosa, mas tal no acontecia. A Lua jo brilhava no firmamento; naquela madrugada o seu sorriso era um pouco mais cheio do que o habitual; sob a sua luz observei que o jardim, que sempre se mantivera to maravilhosamente cuidado, apresentava agora um aspecto de desleixo. Em grande parte, aquela incoria devia-se apenas a folhas secas e mortas por apanhar. Em circunstoncias normais, aquela tarefa teria cabido O Melly, mas acontece que, naquele Outono, a Melly no estivera em condico de limpar o jardim das folhas e nunca mais voltaria a ver as folhas a caorem das orvores. Esse o que era o cerne da questo, e eu fora suficientemente louco para pensar que aquele idiota, de olhar vazio, poderia alterar esse estado de coisas.

Apesar de tudo, talvez ainda n**0**o fosse tarde de mais para nos salvarmos. Fiz men**00**o de me levantar, deixando tombar dos ombros a manta em que estivera enrolado. Inclinar-me-ia

para a frente, bateria na janela do lado do motorista, dizendo ao Harry que se pusesse a andar dali para fora, antes de... O John Coffey agarrou-me pelo antebraço com um pino enorme, obrigando-me a sentar-me com to pouco esforço como o que eu poderia ter usado com uma criança que tivesse começado a dar os seus primeiros passos.

- Ouça, chefe - disse ele, apontando para a casa. - He alguêm a pê. Segui a direcção do seu dedo e senti um baque, não sê nas entranhas mas tambêm no coração. Atravês de uma das janelas das traseiras filtrava-se um feixe de luz. Muito

330

provavelmente, a sala onde a Melinda passava os seus dias. Estaria t $\hat{\mathbf{e}}$ o capaz de poder subir as escadas, como de  $\sim$  um ancinho para remover do jardim as folhas que haviam tombado das  $\hat{\mathbf{e}}$ rvores durante o vendaval que ocorrera recentemente.

© claro que eles tinham dado pela chegada da camioneta - a maldita Farmall do Harry Terwilliger, com o seu ruidoso motor desembocando num tubo de escape que no era estorvado por algo to frovolo como uma panela de escape. Mas que diabo, o mais certo era os Moores no terem andado a dormir muito bem naquelas Oltimas noites.

Entretanto, algu@m acendeu uma luz mais pr@xima da frente da casa (na cozinha), e em seguida foi a vez da do tecto da sala de estar, a do vest@bulo da frente e a do alpendre. Observei esta sucess@o de luzes a serem ligadas, sentindo o mesmo que um homem encostado a uma parede de cimento, enquanto fumava o seu @ltimo cigarro, podendo observar a marcha de um pelot@o de fuzilamento que se aproximava. E, contudo, n@o reconheci inteiramente perante mim pr@prio, at@ mesmo naquele instante, que j@ era demasiado tarde quando o ru@do incerto do motor da Farmall esmoreceu e se silenciou. Ouviu-se o ranger das portas do ve@culo a abrirem-se, e o Harry e o Brutal pisaram sonoramente a gravilha.
O John j@ se pusera de p@, arrastando-me consigo. Naquela semiobscuridade, a express@o do seu rosto era viva e ansiosa. E porque n@o?, recordo-me de ter pensado. Porque n@o haveria ele de se mostrar ansioso? O Coffey era um pobre de esp@rito.

O Harry e o Brutal mantinham-se ombro a ombro imobilizados ao fundo da camioneta como crianĝas numa tempestade, nĝo me passando despercebido que ambos pareciam tĝo receosos como aquelas estariam e tĝo pouco ĝ vontade como eu proprio me sentia. Aquilo fez com que o meu mal-estar aumentasse ainda mais.

O John desceu. Para ele aquele acto era mais um passo do que um salto. Fui atrês dele acabrunhado e sentindo as pernas entorpecidas. Ter-me-ia esparramado em cima da gravilha gelada, nêo fora ele agarrar-me pelo braêo.

- Isto v um erro disse o Brutal numa voz sibilada quase num murmvrio. Os seus olhos desmesuradamente abertos espelhavam temor. Deus do cvu, Paul! Em que v que nvs estvamos a pensar?
- -Agora jo tarde de mais repliquei. Dei um empurro numa das ancas do Coffey, o qual se colocou bastante obedientemente ao lado do Harry. Em seguida, agarrei no braco do Brutal como se aquilo fosse um encontro amoroso e comecomos a caminhar em direco aos degraus do alpendre, que naquele momento estavam iluminados. Deixa\_me ser eu a conduzir a conversa. Estos a compreender? De acordo respondeu o Brutal. Nesta altura, pa\_ rece-me que o a orica coisa que sou capaz de compreender. Harry, fica com ele junto da camioneta, ato eu te chamar disse-lhe eu por cima do ombro. No quero que o Moores o veja ato eu estar preparado. Mas eu nunca iria estar preparado. Agora apercebo-me disso.
- O Brutal e eu est@vamos quase no primeiro degrau do alpendre quando a porta da frente se abriu de rompante, com tanta for@a que a aldraba de lat@o bateu contra a chapa. Ali
- estava o Hal Moores, vestindo as cal@as do seu pijama azul e uma camisola interior sem mangas, com os cabelos grisalhos, de um tom ferroso, despenteados e espetados. Era um homem que fizera um milhar de inimigos no decurso da sua carreira, estando bem ciente desse facto. Firmemente empunhada na sua m@o direita, com um cano invulgarmente longo que n@o apontava exactamente para o ch@o, encontrava-se a pistola que costumava estar pendurada acima da cornija da lareira. Era o tipo de arma que tinha um dispositivo de apoio para a outra m@o quando se disparava, conhecida pelo nome de Ned Buntline Especial, e que pertencera ao seu av@; naquela ocasi@o (observei isto sentindo uma outra reviravolta nas entranhas) encontrava-se totalmente engatilhada.
- Quem diabo 🕏 que anda por a🕏 🕏 duas e meia da madrugada? perguntou ele. N🕏 detectei o m�nimo receio na sua voz. E, pelo menos de momento, os seus tremores tinham

cessado. A mo que empunhava a arma mantinha-se firme que nem uma rocha. - Respondam-me ou... - O cano da pistola começou a erguer-se.

- Pare, director! - gritou o Brutal, erguendo as m@os com as palmas para cima na direc@⊕o do homem que empunhava a arma. Eu nunca tinha ouvido a sua voz com o timbro

que possu@a naquela ocasi@o; era como se os tremores houvessem sa@do das m@os do Moores e, de uma maneira estranha, tivessem conseguido entrar na garganta do Brutos Ha well. - Somos n@s! O Paul e eu, e... somos n@s! Ele deu o primeiro passo, de forma a que a luz do tecto do alpendre lhe incidisse directamente sobre o rosto. Aproximei-me. O olhar do Hal Moores ia de um para o outro; A determinato encolerizada deu lugar a uma enorme perplexidade - que ♥ que est♥o a fazer aqui? - perguntou. - N♥o s♥ estamos nas primeiras horas da madrugada, como tambôm vocôs deveriam estar de serviêo. Eu sei que est**0**o a trabalhar no turno da noite, tenho a escala dos turnos pendurada em cima da minha bancada na garagem. Portanto," o que 🛭 que, em nome de... oh, meu bom Jesus! No me digam que se trata do confinamento dos presos por medidas de seguran@a? Ou de algum motim? - Olhou para n@s; o seu olhar perscrutou mais atentamente. - Quem mais 🛭 que est 🕽 junto daquela camioneta? Deixa-me ser eu a conduzir a conversa. Isso fora o que eu dissera ao Brutal, mas agora, que tinha chegado a altura de come@ar a falar, nem seguer era capaz de abrir a boca. Nessa tarde, quando ia a caminho do trabalho, planeara cuidadosamente tudo o que tencionava dizer quando cheg@ssemos ali, e pensara que nada daquilo dava a impress®o de ser demasiado disparatado. N®o era normal nada naquela situa🗫 o poderia ser apelidado de normal - mas talvez suficientemente pr@ximo do que era normal, permitindo-nos transpor a porta e dando-nos uma oportunidade. Dar ao John uma sø oportunidade. Mas, agora, todas as minhas palavras, to cuidadosamente ensaiadas, se perdiam numa confuso incomensur@vel. Pensamentos e imagens - o Del a assar, o rato a morrer, o Pouca Terra a sacolejar no regaĝo da Velha Faĝsca, enquanto gritava que era um peru assado - revolteavam dentro da minha cabeĝa como areia apanhada num turbilhĝo de restolho seco. Acredito que no mundo exista o bem, toda essa for@a a fluir omnipresente de um Deus generoso. Mas tambêm estou em crer que existe uma outra

for@a, uma for@a t@o presente como o Deus a quem tenho rezado ao longo de toda a minha vida que trabalha conscientemente com a finalidade de

no arrasar todos os nossos impulsos mais decentes. o Diabo, no estou a referir-me ao Diabo (embora acredite firm

emente que ele tamb@m existe), mas sim uma esp@cie de ser demon@aco da disc@rdia uma coisa est@pida e aberrantemente brincalhona, que se ri cheia de g@udio quando um velhote se

ve envolto em chamas ao chegar lume ao seu cachimbo ou quando uma criane muito amada coloca na boca

332

333

o seu primeiro brinquedo do Natal e morre asfixiada. Tive muitos anos para pensar neste assunto, desde os tempos de Cold Mountain at® © poca de Georgia Pines, e estou em crer que essa for©a se encontrava a trabalhar activamente entre n©s nessa madrugada, a revoltear por todo o lado como se fosse um manto de nevoeiro, tentando manter o John Coffey afastado da Melinda Moores.

- Director... Hal... eu... - Nada do que eu tentasse dizer tinha o m@nimo de coer@ncia.

Uma vez mais, ele come@ou a erguer a pistola, apontando-a para o espa@o entre o Brutal e eu, sem ouvir fosse o que fosse. Os seus olhos raiados de vermelho tinham-se arregalado. E ali vinha o Harry Terwilliger mais ou menos empurrado pelo nosso matul@o, o qual exibia o seu rasgado sorriso atoleimado e encantador.

- O Coffey! - exclamou o Moores entre dentes. - O John Coffey. - Susteve a respiração e gritou numa voz um tanto esganiçada mas portentosa. - Pêra! Pêra imediatamente, senço disparo!

Vinda de algures por detrês dele, ouviu-se uma voz feminina enfraquecida e trêmula.

- Hal - chamou ela. - O que © que est©s a fazer a© fora? Com quem © que est©s a falar, meu caralho?

O Hal voltou-se na direcço da voz por breves momentos, mostrando uma expresso confusa e desesperada. Por breves momentos, tal como eu disse, mas que teriam sido o suficien te para eu poder apoderar-me da arma de cano comprido que ele empunhava. So que fui incapaz de erguer as mos. Tinha a impresso de que alguom as amarrara a pesos. A minha cabeo parecia estar cheia de estotica, qual estaço de rodio que tentasse efectuar as suas transmisso durante uma tempestade eloctrica. As onicas emocres que me recordo de ter sentido foram o medo e uma espocie de constrangimento por causa do Hal.

Entretanto, o Harry e o John chegaram ao fundo dos degraus. O Moores desviou a atento do do som da voz da mulher, erguendo a arma de novo. Mais tarde confirmou que sim, que

tivera intenço de alvejar o Coffey; suspeitara que todos nos oramos seus prisioneiros, e que o corebro por detros do que estava a acontecer se encontrava oculto na camioneta, emboscado a coberto da noite. No compreendia por que motivo o que havoamos sido levados a sua casa, embora a vingano lhe parecesse ser a probabilidade mais plausovel.

Antes de ele poder disparar, o Harry Terwilliger avan©ou alguns passos, colocando-se em frente do Coffey, escudando-se quase completamente com o seu corpo.

- Noo, director Moores! - disse ele. - Esto tudo bem! Ninguom veio armado, ninguom vai ficar ferido, estamos aqui para ajudar! - Os espessos sobrolhos erioados do Moores uniram-se. Os seus olhos coruscavam de foria. Eu noo conseguia afastar o olhar do revolver que ele continuava a manter engatilhado. - Ajudar o quo? Ajudar quem?"

Em resposta Quela pergunta, a voz da mulher de idade fez-se ouvir de novo, quezilenta, determinada e profundamente perdida.

- Vem jo para dentro ver se a minha rata continua no lugar, meu filho da puta! Traz tambom os caras de cu dos teus amigos. Eles que facam fila! Olhei para o Brutal, sentindo-me abalado ato alma. Eu jo sabia que ela começara a dizer palavroes que o tumor a fazia utilizar uma linguagem obscena mas aquilo era mais do que isso. Muito mais.
- O que © que voc©s vieram fazer aqui? perguntou-nos o Moores de novo. A determina©©o que ele mostrara anteriormente tinha abandonado a sua voz.... os

gritos trêmulos da mulher eram os responsêveis por isso. - Nêo estou a compreender. Isto ê uma fuga...

O John afastou o Harry para o lado - limitou-se a ivo-lo do chvo e a colocv-lo noutro lugar - e comevou a subir os degraus do alpendre. Posicionou-se entre o Brutal e eu, tvo gigantesco que quase nos empurrou para os lados, fazendo-nos ir contra as sebes de arbustos que eram sagradas para a Melly. O Moores soergueu os olhos para lhe seguir os movimentos, da mesma maneira que uma pessoa faria ao tentar ver a copa de uma vrvore de grande porte. E subitamente, na minha mente o mundo ajustou-se com tudo no seu lugar. Aquele esperito de discordia, que tinha perturbado os meus pensamentos como dedos poderosos a remexerem areia ou gros de arroz desaparecera. Tambom pensei que compreendia por que motivo o Harry fora capaz de tomar a iniciativa, enquanto eu e o Brutal nos limitoramos a ficar ali, impotentes e indecisos em frente do nosso chefe. O Harry estivera junto do Coffey" e qualquer que fosse esse esporito que se opve ao vutro- ao demonvaco, naquela noite esteve ao lado do John

Coffey. E quando este avanvou para enfrentar o director Moores, foi esse outro esprito - qualquer coisa branca, rea imagem que eu guardei disso, qualquer coisa branca ~ que se assenhoreou da situaro, passando a domino-la por com pleto. A outra coisa nro se retirou, mas eu pude vro-la a refroceder como uma sombra envolta numa sobita luz cheia de intensidade.

- Eu quero ajudar declarou o John Coffey. O Moores ficou a olhar para ele, olhar fascinado, a boca aberta. Quando o Coffey retirou da sua moo o revolver de cano comprido e
- mo entregou, no me parece que o Hal se tenha dado conta de que jo no o empunhava. Cuidadosamente, desengatilhei a arma. Mais tarde, quando examinei o carregador verifiquei que estivera sempre vazio. Os vezes pergunto a mim mesmo se o Hal teria estado ciente disso. Entretanto, o John continuava a murmurar: Vim para a ajudar. Apenas para ajudar. O so que eu quero.
- Hal! gritou a Melinda da sala das traseiras. Naquele momento, a sua voz soava um pouco mais forte, como se a coisa que tanto nos havia confundido e desarmado se houvesse retirado para o interior do corpo dela. Manda-os embora, quem quer que seja! No precisamos de vendedores a meio da noite! Nada de Electrolux! Nada de Hoover! Nada de cuequinhas francesas! Corre com eles! Dizlhes que se voo foder para... Ouviu-se o som de algo a partir. Talvez um copo com ogua, e depois ela comeo a chorar convulsivamente.
- Apenas para ajudar repetiu o John Coffey num tom de voz que pouco mais era que um sussurro. Ignorou igualmente tanto o choro como a linguagem obscena da mulher. S@ para ajudar, chefe, mais nada.
- No podes replicou o Moores. Ninguôm pode ajudô-la. Eu jô ouvira anteriormente aquela voz e, momentos depois, compreendi que era igual ô minha quando entrei

na cela do Coffey, na noite em que ele curou a minha infecçõo urinoria. Como que hipnotizado. Preocupa-te com os teus assuntos, que eu preocupo-me com os meus, fora o que eu dissera ao Delacroix... So que tinha sido o Coffey quem se preocupara com os meus assuntos, tal como naquela altura se preocupava com os do Hal Moores.

## 336

- Nes pensamos que pode interveio o Brutal. E neo arriscêmos os nossos empregos... Se para virmos atê ce e darmos meia volta, Sem sequer termos tentado.
- O que nos no lhe dissemos foi que tanto ele como eu proprio estivoramos prontos a fazer isso mesmo, tros minutos antes. Entretanto, o John Coffe apoderara-se do espectoculo retirando-o das nossas mos. Avançou ato o entrada num passo determinado, passando pelo Moores, que ergueu uma mos flocida a fim de tentar deto-lo (rocou pela anca do Coffey e ficou descaoda; tenho a certeza que aquele homem corpulento nem sequer sentiu o seu toque), e avançou pelo corredor em direcoro o sala de estar e da cozinha, que se situava atros desta, seguindo para o quarto das traseiras mais ao fundo, onde aquela voz esganicada e irreconhecovel se elevou de novo.

-Pûe-te jû daqui para fora! Quem quer que sejas, sai daqui para fora! Nûo estou vestida e tenho as tetas de fora e a minha rata estû a apanhar ar!

O John nûo lhe prestou a mûnima atenûûo, avanûando imperturbûvel e de cabeûa baixa para nûo quebrar qualquer das luzes do tecto; a pele do seu crûnio castanho e de formas arredondadas brilhava, enquanto as mûos oscilavam ao longo do corpo. Apûs alguns momentos de hesitaûûo, fomos atrûs dele; eu seguia û frente, o Brutal atrûs de mim e ao lado do Hal, e o Harry em ûltimo. Uma coisa eu compreendia perfeitamente: a partir daquela altura, a situaûûo deixara de estar nas nossas mûos e passara para as do John.

A mulher no quarto das traseiras, recostada contra a cabeceira da cama fitando de olhos esbugalhados o gigante que surgira no seu campo de visto pouco netido, tinha poucas semelhaneas com a Melly Moores que eu conhecia he vinte anos; nem com a Melly Moores que a Janice e eu haveamos visitado pouco antes da execuêro de Delacroix. A mulher que se encontrava sentada naquela cama parecia uma crianea doente mascarada de bruxa. A sua pele levida transformara-se numa massa pastosa e flecida cheia de rugas; tinha um tique ~na parte superior do olho direito, como se tentasse pisce-lo,

enquanto esse mesmo lado da sua boca se mantinha desca@do. Por cima do l@bio inferior de uma tonalidade cirrosa havia um dente amarelado. Os seus cabelos eram uma nuvem desordenada e pouco espessa @ volta do cr@nio. O quarto estava empestado com o fedor das mat@rias de que o nosso corpo se descarta com decoro quando as coisas correm bem. O penico , , que se encontrava ao lado da cama, estava meio cheio de uma

substência amarelada e pastosa de aspecto nauseabundo. Havêamos chegado demasiado tarde, pensei eu, horrorizado. Tinham decorrido apenas alguns dias desde a altura em que ela ainda era uma mulher reconhecêvel - enferma, mas sem ter ~ perdido a sua identidade. Desde essa altura, a coisa no interior da sua cabeêa deveria ter comeêado a disseminar-se a uma velocidade inacreditêvel, a fim de consolidar firmemente a sua posição. Não me parecia que o John Coffey tivesse poderes para a ajudar naquela situação.

A express®o da Melinda quando o Coffey entrou no quarto traduzia medo e horror - como se algo no seu ®ntimo houvesse reconhecido um m®dico que podia chegar-lhe e ar

rance-la... polvilhe-la com sal, da mesma forma que se faz a a uma sanguessuga para que esta solte a sua presa. Prestem bastante atenero ao que vos digo: eu neo estou a afirmar que a Melly Moores estivesse possessa, e apercebo-me de que, perturbado como estava nessa noite, todas as minhas percepero des devem parecer um tanto ou quanto suspeitas. Mas nunca pus inteiramente de parte a probabilidade da existência de uma possesse demoneraca. Havia algo nos seus olhos, deixem-me que vos diga, algo que se assemelhava ao medo. Quanto a isso, penso que voces podem confiar em mim; e uma emore com que estou por de mais familiarizado para poder enganar-me.

Fosse o que fosse, desapareceu num ©pice, tendo sido substitu©do por uma express©o de interesse vivaz e irracional. Aquela boca hedionda estremeceu no que poderia ter sido considerado o arremedo de um sorriso.

- Oh, t�o grande! - gritou ela. O som da sua voz era u de uma garota com uma infec��o grave na garganta. Retirou as m�os, cuja pele era de um branco t�o esponjoso como a do

seu rosto, de debaixo da coberta da cama e come**g**ou a bater palmas. - Puxa as cal**g**as para baixo! Durante toda a minha vida ouvi falar do caralho dos negros, mas nunca vi um.

Atrês de mim, o Moores emitiu um gemido abafado de desespero.

~ John Coffey no prestava a monima atento ao que se passava em seu redor. Depois de se ter imobilizado por breves instantes, como se pretendesse observo la de uma certa distoncia, aproximou-se da cama que se encontrava iluminada por um o candeeiro em cima da mesa-de-cabeceira. Projectava um corculo de luz bastante intensa sobre a colcha branca que estava puxada ato o renda do decote da camisa

de noite da Melinda. Reparei na otomana que pertencia 🛭 sala de estar, e que se encontrava oculta pela sombra atres da cama. Sobre esta havia um agasalho que a

Melly havia tricotado com as suas prêprias mêos, em dias mais felizes, meio descaêdo atê ao chêo. Era ali que o Hal tinha estado a dormir - pelo menos a passar pelas brasas - quando chegêmos a sua casa.

medida que o John se aproximava, a expressão da Melinda sofreu uma terceira transformação. Bruscamente, vi a Melly, cuja bondade tanto significado tivera para mim ao longo dos anos, e ainda mais para a Janice quando as crianãas haviam abandonado o ninho e ela se sentira tão sozinha, triste e inâtil. A Melly continuava interessada, mas agora o seu interesse parecia saudêvel e alerta.

- Quem 🕏s tu? perguntou numa voz clara e coerente. E porque 🖟 que tens tantas cicatrizes nas mos e nos bracos? Quem 🖟 que te fez tanto mal?
- Jû nem me lembro como û que elas foram feitas, minha senhora respondeu o John Coffey numa voz cheia de humildade, sentando-se junto dela û beira da cama. A Melinda sorriu tûo bem quanto lhe era possûvel o canto arreganhado do lado direito da boca estremeceu, recusando-se no entanto a erguer-se. Pouco depois, tocou numa cicatriz esbranquiûada de formato curvo semelhante a uma cimitarra, que o Coffey tinha nas costas da mûo esquerda.
- Mas que b@n@@o isso @. Compreendes porqu@? perguntou ela.
- Acho que quando no sabemos quem nos fez mal, ou qual o co que nos abocanhou, no ficamos acordados o noite replicou o John Coffey no seu sotaque quase o maneira do Sul.

Ela riu-se ao ouvir aquilo, emitindo um som to puro como um fio de prata naquele quarto de doente de onde exalava um fedor to intenso. O Hal estava ao meu lado; a sua respiració processava-se com alguma dificuldade mas ele no fazia qualquer meno de intervir. Quando a Melly se riu, a res 338

339

piração acelerada do Moores susteve-se por breves instantes, respirou fundo e uma das suas mêos enormes fincou-se no meu ombro. Apertou-o com a forêa suficiente para deixar uma nêdoa negra - dei por ela no dia seguinte - mas naquele momento mal senti o seu aperto.

- Como 🖟 que te chamas? inquiriu ela. John Coffey, minha senhora.
- Coffey, como a bebida.
- Sim, minha senhora, s♥ que se escreve de maneira diferente.

Ela recostou-se contra as almofadas, o corpo semiergu@do e sem despregar os olhos do Coffey. Este continuava sentado @ sua beira, retribuindo-lhe o olhar; a luz projectada pelo candeeiro incidia sobre ambos, formando um c@rculo, como se eles fossem actores no palco de um teatro - o corpulento homem de ra@a negra, com o fato-macaco da pris@o, e a mulher de estatura pequena @s portas da morte. Esta fitava os olhos do John com um enorme fasc@nio.

- Minha senhora?
- Sim, John Coffey? Aquelas palavras mal haviam sido articuladas, chegando-nos aos ouvidos a muito custo na atmosfera nauseante. Senti os mesculos a contraerem-se nos meus braeos, pernas e costas. Algures, a uma grande distencia, senti o director da priseo a apertar-me o braeo e, pelo canto do olho, vi que o Harry e o Brutal tinham os braeos e volta um do outro, quais crianeas perdidas nas trevas da noite. Algo estava prestes a acontecer. Qualquer coisa grandiosa. Cada um de nes sentia aquilo e sua prepria maneira.
- O John Coffey debruçou-se mais para ela. As molas do colchço rangeram, a roupa da cama fez ruge-ruge e a Lua fria e sorridente filtrou os seus raios atravçs da vidraça superior

da janela do quarto. Os olhos congestionados do Coffey observavam a face desfigurada que a Melinda soerguera. - Eu estou a vê-lo - disse ele. Nêo se dirigia a ela... pelo menos nêo me parece que o fizesse, falando consigo mesmo.

- Estou a  $v\hat{\mathbf{v}}$ -lo, e sou capaz de impedir o mal. Esteja quieta... esteja muito quieta...

Debru@ou-se ainda mais para a Melinda, cada vez mais pr@ximo dela. Por um momento, o seu rosto deteve-se a menos de cinco cent@metros do dela. Ergueu uma m@o para o

lado, com os dedos abertos, como se dissesse a algo que aguardasse... que esperasse... e depois baixou de novo o rosto. 340

Os seus lôbios macios e carnudos fizeram pressôo sobre os dela, forôando-os a

entreabrirem-se. Por breves instantes, consegui ver um dos olhos da Melinda, fitando um ponto para lo do John Coffey, pleno de uma expresso do que me parecia ser surpresa. Em seguida, a cabela lisa e calva do Coffey deslocou-se, impedindo-me a viso daquela cena.

Ouviu-se um sibilar suave quando ele inspirou o ar que estava no fundo dos pulm@es dela. Isso foi tudo o que sucedeu durante um ou dois segundos, e em seguida o soalho deslocou-se abaixo de n🕏s, enquanto toda a casa se agitava 🕏 nossa volta. Aquilo noo fora fruto da minha imaginacco; todos os outros sentiram a mesma coisa, como me disseram posteriormente. Era uma esp®cie de ru®do abafado semelhante ao marulhar das 🛊 guas. Depois, ouviu-se um estrondo quando tombou qualquer coisa pesada na sala de estar - mais tarde chegou-se © conclus©o de que tinha sido o rel©gio de p©ndulo. O Hal Moores tentou mand©-lo reparar, mas nunca mais voltou a dar horas por mais de quinze minutos de cada vez. Mais pr@ximo, ouviu-se um estalar seguido de um tinir, quando a vidra@a da janela por onde tinham entrado os raios de luar se quebrou. Um dos quadros na parede - um navio de cruzeiro que atravessava um dos sete mares - caiu, tendo-se partido no ch@o; o vidro da moldura estilha@ou-se em mil fragmentos. Chegou-me o cheiro de algo quente e vi fumo a evolar-se do fundo da coberta branca da cama que cobria a Melinda. Uma por®®o desta tinha enegrecido na sali@ncia formada pelo seu p@ direito. Sentindo-me como um homem no meio de um sonho, desprendi-me da m@o do Moores e aproximei-me da mesa-de-cabeceira. Sobre esta havia um copo cheio de @gua, rodeado por tr@s ou quatro frascos de comprimidos, os quais tinham tombado durante o estreme@o que a casa sofrera. Agarrei no copo de 🚱 gua e despejei-a em cima do lugar de onde sa 🗣 a fumo. Ouviuse um silvar.

O John Coffey continuava a beij@-la de uma forma envolvente e cheia de intimidade inspirando e voltando a inspirar, uma m@o erguida para o lado, a outra sobre a cama, suportando todo o peso do seu corpo. Os dedos continuavam abertos; aquela m@o fazia-me lembrar uma estrela-do-mar castanha. Bruscamente as costas da Melinda arquearam-se. Uma das suas m@os agitou-se no ar com os dedos enclavinhados, os

quais se abriam e fechavam numa sêrie de espasmos. Os seus pês batiam contra a cama. Entêo algo soltou um grito. Uma vez mais, nêo fui o ênico a ouvir aquilo; os outros homens presentes tambêm ouviram. Ao Brutal pareceu ser um lobo ou um coiote cuja pata tivesse ficado presa numa armadilha. A mim, deu-me a sensaêo de ser o grito de uma êguia, ~ forma como nessa êpoca elas por vezes se faziam ouvir nas manhês remansosas, a voar por entre as brumas dos cumes com as asas rigidamente abertas.

L $\hat{v}$  fora, o vento fazia ouvir as suas rajadas com for $\hat{v}$ a suficiente para agitar de novo a casa, o que, devo dizer-vos, era bastante estranho, uma vez que at $\hat{v}$  ent $\hat{v}$ o se fizera sentir a m $\hat{v}$ nima brisa.

O John Coffey afastou-se da Melinda e vi que as fei@es dela se tinham suavizado. O lado direito do seu rosto j@ n@o estava desca@do. Os olhos haviam readquirido o seu formato natural; parecia ter rejuvenescido dez anos. Durante um ou dois momentos, o Coffey olhou-a com enlevo e depois come@ou a tossir. Virou a cabe@a de forma a n@o tossir mesmo em frente do rosto da Melinda, perdeu o equil@brio (o que n@o foi dif@cil; para come@ar, corpulento como ele era, tinha estado sentado durante o tempo todo com o traseiro meio fora da cama) e caiu no ch@o. O seu peso foi o suficiente para fazer estremecer a casa uma terceira vez. Caiu sobre os joelhos e deixou descair a cabe@a sobre o peito, acometido por um ataque de tosse como se fosse um homem na @ltima fase de uma tuberculose terminal.

Pensei: Agora ♥ a vez dos insectos. Ele vai expeli-los da boca e desta feita ter♥o de ser bastantes.

Apesar da minha expectativa, o Coffey no os deitou fora. Continuou a tossir em grandes arrancos, mal tendo tempo de conseguir respirar. A sua tez escura, da cor do chocolate, co

me@ara a adquirir uma tonalidade acinzentada. Alarmado com aquilo, o Brutal dirigiu-se para junto do Coffey, deixando-se cair sobre um joelho ao seu lado e colocando um bra@o em redor das suas costas robustas atravessadas por espasmos. Como se os movimentos do Brutal houvessem quebrado um encantamento, o Moores

aproximou-se da cama da mulher, sentando-se no mesmo lugar onde o Coffey estivera sentado. Parecia no dar pela preseno daquele gigante que continuava a tossir, meio sufocado. Embora o Coffey se encontrasse ajoelhado mesmo aos seus pos, o Moores so tinha olhos para

a mulher e mais ningu@m; esta fitava-o com uma express®o de perplexidade. Olhar para ela era o mesmo que olhar para um espelho que houvesse sido limpo.

∼.lohn! - gritou o Brutal. - Vomita isso! Vomita isso como fizeste das outras

~.John! - gritou o Brutal. - Vomita isso! Vomita isso como fizeste das outras vezes!

O John continuou com aqueles arrancos de tosse que quase o sufocavam. Tinha os olhos lacrimosos, não devido ûs lûgrimas, mas sim ao esforão. Da boca comeãou a sair-lhe cuspo num jacto fino, apesar de não ter expelido mais nada.

O Brutal assentou-lhe duas palmadas nas costas e olhou para mim.

- Ele estê a sufocar! Seja o que for que ele sugou dela, estê a asfixiê-lo! Avancei mas, antes de ter dado dois passos, o John afastou-se de mim, ajoelhado, e dirigiu-se para um canto do quarto, continuando a tossir violentamente e sentindo grandes dificuldades em respirar. Encostou a testa contra o papel de parede rosas bravas vermelhas que pendiam do muro de um jardim emitindo um som cavo hompilante, como se pretendesse vomitar o tecido que revestia o interior da sua prêpria garganta. "Se hê alguma coisa que expulse os insectos, sê poderê ser isto", recordo-me eu de ter pensado na altura, mas continuou a nêo haver quaisquer vestêgios destes. Mesmo assim, aquele ataque de tosse deu a impressêo de estar a abrandar um pouco.
- Eu estou bem, chefe disse o John, continuando com a cabela apoiada contra as rosas bravas. Tinha os olhos cerrados. Não sei bem como la que ele percebeu que eu me encontrava junto de si, mas não hê dêvida que sabia. A sêrio que estou. Vê ver se a senhora precisa de alguma coisa.

Com uma expresso duvidosa olhei para ele e virei-me para a cama. O Hal acariciava a testa da Melly, e acima dela avistei algo deveras surpreendente; alguns dos seus cabelos - no uma grande quantidade, mas somente uns quantos - tinham ficado negros.

- O que Q que aconteceu? - perguntou ela ao marido. Enquanto eu a observava, as cores comeQaram a regressar-lhe Qs faces. Era como se houvesse roubado um par de rosas ao Papel de parede. - Como Q que eu vim parar aqui? NQs Qamos a caminho do hospital em Indianola, nQo Q verdade? HQ um mQdico de lQ que vai tirar radiografias Q minha cabeQa,

Para fotografar o meu c@rebro.

- Chh<br/>  ${\bf \hat{v}}$ uuu - fez o Hal. - Chh<br/>  ${\bf \hat{v}}$ uuu, minha querida, nada disso interessa neste momento.

343

- Mas eu no estou a compreender! redarguiu e quase num gemido. No paromos numa banca peira da estrada... tu compraste-me um ramo de flores que custou contimos... e depois... aqui estou eu. Jo esto escuro! Jo jantaste, Hal. Porque que eu estou deitada no quarto de hospedes? Jo me fizeram as radiografias? Os olhos dela pousaram no Harry quase sem darem pela sua preseno ... imagino que aquilo se devesse ao choque... e depois fixaram-se em mim. Paul? Jo me fizeram a radiografia.
- Sim disse-lhe eu. N∲o encontraram nada ~ anormal.
- No descobriram um tumor?
- No repliquei. Os modicos disseram que o mais provovel o as dores de cabera comerarem a desaparecer. Ao lado da mulher, o Hal explodiu num ataque de choro' A Melinda inclinou-se para a frente e beijou-lhe a fronte: Em seguida, o seu olhar focou-se no canto.
- Quem ② aquele homem negro? Por que motivo ② que ele est② ali ao canto? Voltei-me para tr③s e vi o John Coffey a tentar p②r-se de p④. O Brutal ajudou-o; com um ③ltimo impulso do corpo para a frente, o John conseguiu erguer-se do ch②o. No entanto,

deixou-se ficar de rosto virado para a parede como se fosse um rapazinho que se tivesse portado mal. Continuava a tossir em espasmos, embora estes parecessem querer abrandar.

- John - chamei. - Vira-te para n@s, matul@o, e olha para esta senhora.

Lentamente, ele come@ou a virar-se. O seu rosto continuava da cor de cinza, aparentando ter envelhecido dez anos, como se fosse um homem que em tempos estivera cheio de for

©as e que por fim perdera uma longa batalha contra a doen©a que acabara por consumi-lo. Os seus olhos baixos olhavam para as pantufas da pris©o. A sua atitude era a de algu©m que desejava desaparecer por artes m©gicas.

- Quem 🗣s tu? perguntou-lhe a Melinda de novo. Como 🗣 que te chamas?
- John Coffey, minha senhora respondeu ele, ao que ela respondeu imediatamente:
- Mas que n�o se escreve como a bebida.
- O Hal, que continuava ao lado da mulher, ficou estupefacto. A Melinda sentiu a reacçõo do marido e bateu-lhe na mo num gesto tranquilizador, sem despregar o olhar do homem de rao negra.
- Sonhei contigo continuou ela numa voz suave e sonhadora. Sonhei que andavas perdido na escurid@o, tal como eu. Encontr@mo-nos. O John Coffey continuou calado.
- . Encontrêmo-nos no meio da trevas acrescentou a Melinda. Levanta-te, Hal, estês a tolher-me os movimentos. O marido levantou-se, olhando com um olhar descrente enquanto ela afastava para três a coberta da cama.
- Melly, tu n@o podes...
- -N�o digas disparates retorquiu ela, descrevendo um movimento circular com as pernas por cima da cama. Claro que posso. Alisou a camisa de dormir, espregui�ou-se e levantou-se da cama.
- Meu Deus murmurou o Hal. Meu bom Deus que estais no c@u, olhem bem para ela!

A Melinda dirigiu-se para o John Coffey. O Brutal manteve-se afastado dela, exibindo no rosto uma expressão de perplexidade. Ela vacilou um pouco ao dar o primeiro passo, um pouco menos ao dar o segundo e, em seguida, atê essa hesitação desapareceu do seu andar. Naquele momento, ocorreu-me a imagem do Brutal a entregar o carretel colorido ao Delacroix dizendo: "Lanĝa-o... quero ver como ê que ele corre." O Mister Jingles tinha coxeado um pouco nessa altura, mas na noite seguinte, na noite em que o Del percorrera a Milha, o rato jê estava êptimo.

A Melly colocou os seus braços em redor do John, abraçando-o. Este deixou-se ficar imobilizado por um momento, permitindo que o abraçassem e, pouco depois, ergueu uma mço, acariciando o topo da cabeça da Melinda. E fç-lo com uma suavidade infinita. A tez do seu rosto continuava acinzentada. Achei que ele tinha um aspecto terrivelmente adoentado.

Ela afastou-se mantendo o rosto erguido na direc**û**o do dele.

- Muito obrigada.
- N�o tem de qu�, minha senhora.

A Melinda voltou-se para o Hal, regressando para junto dele. Este colocou-lhe um braço por cima dos ombros.

- Paul... - era a voz do Harry. Estendia o pulso direito na minha directo, batendo no mostrador do relegio. Eram quase tres da manhe. Por volta das quatro e meia a luz do dia 345

come@aria a despontar. Se pretend@amos que o Coffey regressasse a Cold Mountain antes do nascer do dia, ter@amos de partir dentro em pouco. E eu queria que ele regressasse. Em parte porque, quanto mais aquela situa@o se prolongasse, menores seriam as hip@teses de conseguirmos que n@o dessem pela nossa falta, como era evidente. Mas para al@m disso, tamb@m queria que o John estivesse num lugar onde eu poderia, com toda a legitimidade, chamar um m@dico que o observasse, se necess@rio. Olhando para ele, achei muito prov@vel que isso viesse a acontecer.

O casal Moores encontrava-se sentado na beira da cama com os braços volta um do outro. Ainda pensei em pedir ao Hal que fêssemos atê e sala de estar, para poder dar-lhe uma

palavrinha em particular, mas apercebi-me de que poderia esperar at $\hat{\pmb{\theta}}$  as galinhas terem dentes e que naquele momento ele n $\hat{\pmb{\theta}}$ o se mexeria de onde estava. Talvez conseguisse afastar os olhos da Melinda - no m $\hat{\pmb{\theta}}$ nimo, durante alguns segundos -

quando o Sol come@asse a despontar, mas n@o naquela altura. - Hal, temos de nos ir embora.

Ele acenou com a cabela sem olhar para mim. Observava a cor nas faces da mulher, a curva natural e descontralda que os seus lôbios formavam, os seus novos cabelos negros.

Bati-lhe no ombro com a for $\hat{v}$ a suficiente para lhe despertar a aten $\hat{v}$ o, ainda que s $\hat{v}$  por uns escassos momentos. - Hal, n $\hat{v}$ s nunca estivemos em tua casa. 0 qu $\hat{v}$ ?...

- -- Nunca viemos aqui continuei. Mais tarde havemos de conversar, mas por agora ♥ s♥ o que necessitas de saber. Nunca viemos a tua casa.
- Sim, de acordo... Fez um esfor**0**o para se concentrar em mim por alguns instantes, o que, nitidamente, foi bastante dif**0**cil. Tiraste-o de l**0**, achas que conseguir**0**s voltar a met**0**-lo l**0** dentro?
- Acho que sim. Talvez. Mas agora temos de nos p@r a andar.
- Como 🕯 que soubeste que ele podia fazer isto? Enteo, abanou a cabeea, como se compreendesse que aquela neo era a altura mais oportuna para uma conversa daquele teor. Paul... muito obrigado.
- No o a mim que tens de agradecer repliquei. Agradece ao John.
- O Hal olhou para o John Coffey e estendeu-lhe a moo, tal como eu tinha feito no dia em que o Harry e o Percy o escoltaram ato ao bloco.
- Obrigado. Muit@ssimo obrigado agradeceu o Moores. O John ficou a olhar para aquela m@o. O Brutal acotovelou-lhe o flanco de uma maneira pouco despercebida. O John mostrou-se sobressaltado e depois agarrou na m@o, dando-lhe um aperto. Para cima, para baixo, de regresso ao centro e soltar.
- -No tem de que -.disse o John ao homem que, no decorrer normal dos acontecimentos, agarraria numa caneta com aquela mesma meo, a fim de assinar a ordem de execuêro do John Coffey.
- O Harry bateu uma vez mais no mostrador do seu relêgio de pulso, desta feita com um gesto de maior urgência.
- Brute`? chamei. Est@s pronto?
- Ol@, Brutus saudou a Melinda numa voz cheia de jovialidade, como se houvesse reparado na sua presen@a pela primeira vez. @ um prazer ver-te. Os cavalheiros gostavam de tomar uma ch@vena de ch@? E tu, Hal? Eu posso prepar@-lo. Levantou-se outra vez. Tenho andado um pouco adoentada, mas agora estou a sentir-me lindamente. Muito melhor do que h@ muitos anos a esta parte.
- Muito agradecido, Mistress Moores, mas temos de nos ir embora retorquiu o Brutal. J@ passa da hora de o John ir para a cama. Sorriu a indicar que se tratava de uma brincadeira, mas o olhar que lan@ou ao John expressava tanta ansiedade como a que eu pr@prio sentia.
- Bem... se t@m a certeza...
- Sim, minha senhora. Vamos embora, Coffey. Deu um pequeno empurr**©**o no bra**©**o do John para que ele come**©**asse a andar, o que este fez obedientemente.
- Esperem so um minuto! exclamou a Melinda, soltando-se da mo do Hal correndo num passo ligeiro como o de uma rapariguinha em direco ao John. Colocou os seus bracos o volta dele e deu-lhe outro abraco. Em seguida, levou a mo nuca e desapertou um fio fino que retirou do interior do corpete. Na extremidade havia um medalho de prata. Estendeu-o ao John, que olhou para a joia com uma expresso de incompreenso.
- ② a imagem de S② o Crist② v③ o informou ela. Quero que fiques com ela Coffey, e que a uses ao pesco③ o. Manter-te-② em seguran③ a. Por favor, coloca-a ao pesco⑤ o, f⑥ 'lo por mim.

  346

347

Visivelmente perturbado, o John olhou para mim; por mi nha vez, olhei para o Hal, que primeiro abriu as mos num gesto de impotôncia e depois assentiu com a cabeôa.

- Aceita, John - disse eu. - û um presente para ti. O John aceitou o fio, enfiou-o pelo pescoûo forte que nem o de um touro e colocou a medalha de Sûo Cristûvûo no interior da sua camisa. Naquele momento jû tinha parado completamente de tossir, mas fiquei com a impressûo de que parecia mais doente, com a pele mais lûvida, do que em qualquer outra altura.

- Muito obrigado, minha senhora - agradeceu ele. - N $\hat{\phi}$ o - replicou Melinda -, eu  $\hat{\phi}$  que tenho de te agradecer. Muito obrigada, John Coffey.

No caminho de regresso, fui sentado na cabina da camioneta, enquanto Harry ia atrês; sentia-me muito satisfeito por ir ali. O sistema de aquecimento estava avariado, mas pelo menos neo nos encontrevamos em terrenos descampados. Je haveamos percorrido pouco mais de quinze quilêmetros quando o Harry avistou um pequeno desvio, por onde entremos.

- O que © que se passa? perguntei. © algum rolamento? Na minha mente, o problema tanto poderia ser esse como qualquer outro componente do motor da Farmall, uma vez que o som que vinha da transmiss©o indicava que esta se encontrava © beira de ficar irremediavelmente avariada.
- No respondeu o Harry num tom de voz de quem se desculpava. So preciso de verter Oguas, mais nada. Tenho a bexiga quase a rebentar.

Acabêmos todos por lhe seguir o exemplo, com a excepêêo do John. Quando o Brutal lhe perguntou se nêo gostaria de descer da camioneta para nos ajudar a regar o matagal, ele

limitou-se a sacudir a cabe@a sem erguer o olhar para n@s. Permanecia encostado @ parte de tr@s da cabina, enrolado num dos cobertores do ex@rcito como se este fosse um poncho mexicano. Eu n@o conseguia deduzir nada pela cara dele; todavia, ouvia a sua respira@o - seca e entrecortada, como

vento a soprar atrav@s de um canudo. Aquilo n@o me agradou nada. 348

Caminhei at@ um maci@o de salgueiros, desapertei a breguilha e deixei correr. Ainda n@o me encontrava suficientemente distanciado da minha infec@o urin@ria para que a amn@sia se tivesse assenhoreado inteiramente do meu corpo, e senti-me grato por conseguir apenas urinar sem ter vontade de gritar. Ali fiquei a esvaziar a bexiga enquanto olhava para a Lua; mal me tinha dado conta de que o Brutal se encontrava junto de mim, a fazer a mesma coisa que eu, at@ que ele come@ou a falar.

- Ele nunca se sentar® na Velha Fa®sca.

Voltei-me na sua direcçõo, surpreendido e um pouco assustado pela certeza inexorôvel daquilo que a sua voz me transmitia.

- 0 que 🛭 que queres dizer com isso?
- Quero dizer que ele engoliu aquela coisa em vez de a ter cuspido, tal como das outras vezes, por qualquer raz\(\textit{0}\) que desconhecemos. \(\textit{0}\) poss\(\textit{0}\)vel que leve uma semana... ele \(\textit{0}\) muito corpulento e forte, mas aposto que ser\(\textit{0}\) r\(\textit{0}\)pido. Um de n\(\textit{0}\)s far\(\textit{0}\) a ronda habitual e l\(\textit{0}\) estar\(\textit{0}\) ele, morto que nem uma pedra em cima da sua tarimba.

Pensei que tinha acabado de urinar, mas ao ouvir aquilo senti um arrepio a percorrer-me a espinha e urinei um pouco mais. Enquanto voltava a abotoar a breguilha, pensei que aquilo que o Brutal acabara de dizer era de uma racionalidade perfeita. E esperava, depois de tudo considerado, que ele tivesse raz\(\epsilon\). O John Coffey n\(\epsilon\) o merecia morrer de maneira nenhuma, caso eu estivesse certo nas conclus\(\epsilon\) es a que chegara quanto \(\epsilon\) morte das garotas Detterick, mas, se ele viesse a morrer, n\(\epsilon\) o desejava que fosse pela minha m\(\epsilon\). N\(\epsilon\) o tinha a certeza de ser capaz de a erguer para o fazer, caso se chegasse a essa situa\(\epsilon\)

- Vamos embora - murmurou o Harry da escurid**©**o. - Est**©** a fazer-se tarde. Despachemo-nos com isto.

Enquanto caminh@vamos para a camioneta, apercebi-me ~ que t@nhamos deixado o John completamente sozinho - uma estupidez bem ao n@vel do Percy Wetmore. Pensei que talvez ele j@ houvesse desaparecido; que tivesse cuspido os insectos e, assim que se tivesse dado conta de que ningu@m o vigiava, se fizesse aos vastos territ@rios, qual aventureiro do antigamente. Tudo o que encontrar@amos seria o cobertor com que ele

se havia agasalhado.

349

Contudo, ele continuava no mesmo lugar, sentado com as costas apoiadas contra a traseira da cabina e os antebraĝos pousados sobre os joelhos. Ao som dos nossos passos, o John

soergueu o olhar, tentando esbo@ar um sorriso. Aquele trejeito manteve-se suspenso por breves instantes no seu rosto acabrunhado, para logo depois

desaparecer.

- Como 🕯 que te sentes, grande John? perguntou o' Brutal, subindo para a traseira da pequena camioneta e enrolando-se no seu prêprio cobertor.
- Estou Optimo, chefe respondeu o John distraidamente. Sinto-me muito bem.
- Dentro em pouco estaremos de regresso acrescentou o Brutal, dando-lhe uma pequena palmada no joelho. \_ E depois de termos tratado de tudo, sabes que mais? Vou certificar-me de que te arranjo uma grande caneca de cafo bem quente com natas e acocar.

"Podes apostar que sim", pensei para comigo, dando a volta at@ @ porta do lado do passageiro e entrando para a cabina. Isto @, se antes disso n@s n@o formos apanhados e lan@ados para dentro de uma cela.

No entanto, como desde o momento em que fechêramos o Percy na cela do isolamento aquele pensamento neo me largava, tal neo me preocupou o suficiente para me manter acordado. Passei pelas brasas e sonhei com o Calverio. Com trovoada a oeste acompanhada de um cheiro que poderia ter sido de bagas de zimbro. O Brutal, o Harry, o Dean e eu preprio veste amos roupas e chapeus de lata como se participessemos

num filme do Cecil B. Demille. ©ramos centuri©es, imagino eu. Havia tr©s cruzes; o Percy Wetmore e o Eduard Delacroix ~ flanqueavam o John Coffey. Baixei o olhar at© © minha m©o e verifiquei que segurava num martelo ensanguentado.

Temos de o tirar dali, Paul!, gritava o Brutal. Temos de o tirar dali! Se que isso neo era possevel; alguêm tinha levado a estada de meo. Comecei a explicar isto mesmo ao Brutal, mas foi enteo que um sacolejo mais violento da camioneta me despertou. Estevamos a fazer marcha atres no mesmo lugar onde Harry ocultara o vecculo algumas horas antes, num dia que me dava a impresseo de se ter distanciado ate aos primerdios do tempo.

Sa@mos da cabina e demos a volta at@ @ parte de tr@s. O Brutal desceu sem qualquer problema, mas os joelhos do

John Coffey foram-se abaixo e ele esteve prestes a cair no choo. Foi preciso que nos tros o tivos semos amparado, e, mal se encontrava de novo de po, foi acometido por outro dos seus ataques de tosse, sendo este o mais grave de todos. Dobrou-se sobre si mesmo, levando a moo o boca e premindo com foro a, a fom de abafar a tosse.

Quando a tosse lhe passou um pouco, cobrimos uma vez mais a dianteira da Farmall com ramadas de pinheiro, tendo começado a percorrer o caminho por onde vicramos horas antes. A pior parte de toda aquela escapadela surrealista foi constituêda - pelo menos para mim - pelos eltimos duzentos metros, em que quase corremos em direceço a sul, ao longo da berma da estrada. Conseguia ver (ou imaginei que via) no ceu os primeiros clares do amanhecer e tive a certeza de que qualquer lavrador mais madrugador, je nas suas terras para colher as abeboras, ou para apanhar as eltimas batatas-doces deixadas nos sulcos onde as semeara, nos surgiria pela frente neo podendo deixar de dar pela nossa presença. E ainda que isso neo viesse a acontecer, ireamos ouvir alguem (na minha imaginaceo era a voz do Curtis Anderson) a gritar: "Parem imediatamente!" no momento em que eu usava a chave Aladino para abrir o porteo da cerca que dava acesso ao tênel. Em seguida, apareceriam duas dezias de guardas, empunhando carabinas, que entrariam pelo arvoredo, dando a nossa pequena aventura por terminada.

Na altura em que realmente chegêmos ê vedaêco, o meu coracco pulsava com tal violência que eu conseguia ver pequenos pontos de luz a explodir em frente dos meus olhos, acompanhando cada uma das suas pulsaêces. Sentia as mêos geladas e entorpecidas, dando-me a sensaêco de que nêo me pertenciam, e, durante um percodo de tempo que me pareceu ser infinito, nêo fui capaz de inserir a chave na fechadura.

- Oh, Jesus Cristo, luzes de far@is! - exclamou o Harry num gemido. Ergui o olhar e avistei feixes de luz intensa na estrada. O molho de chaves esteve quase a cair-me das m@os; consegui agarr@-lo no @ltimo instante.

- Dû-me as chaves - disse o Brutal. - Eu abro o portio. -No û necessûrio, jû consegui - retorqui. Finalmente, a chave entrou na ranhura e eu fi-la girar. Momentos depois jû nos encontrûvamos do lado de dentro. Agachûmo-nos por trûs do portio levadiûo, observando um camiûo de trans-

porte do pro a passar pela penitenciria. Mesmo ao meu lado ouvia a respirarro torturada do John Coffey. Soava como fosse um motor que estivesse prestes a acabar-se-lhe o releo Quando sarmos da prisro, ele tinha segurado o portro para nos passarmos, sem ter demonstrado o monimo esforro, mas daquela vez nem sequer nos passou pela cabera pedir-lhe que nos ajudasse; isso estava completamente fora de questro, O Brutal e eu conseguimos abrir o portro enquanto o Harry conduzia o John pelas escadas abaixo. O homem corpulento caminhava num passo hesitante, mas ainda assim conseguiu descer os degraus. O Brutal e eu passomos pelo portro depois dele tro rapidamente quanto possovel, depois baixomo-lo e fechomo-lo de novo rehave.

- Bolas, tenho a impress©o de que vamos... come©ou o Brutal a dizer, mas eu interrompi-o com uma violenta cotovelada nas costelas.
- No te atrevas a dizo-lo proferi eu. Nem sequer penses nisso ato ele se encontrar em segurano dentro da sua cela.
- E ainda temos de nos preocupar com o Percy acrescentou o Harry. As nossas vozes ressoavam com uma vibração cava no tênel de tijolos. A madrugada sê terminarê depois de termos tratado dele.

Pela forma como os acontecimentos vieram a desenrolar-se, verific@mos que a nossa madrugada estava muito longe de ter chegado ao fim.
Parte Seis

O COFFEY PERCORRE A MILHA

Encontrava-me eu sentado no solêrio de Georgia Pines, com a caneta de tinta permanente do meu pai em riste, e o tempo perdeu todo o sentido para mim, quando me recordei da noite em que o Harry, o Brutal e eu levêmos o John Coffey para fora da Milha, atê junto da Melinda Moores, para tentar salvar-lhe a vida. Jê escrevi acerca da forma como drogêmos o William Wharton, o qual se julgava a reencarnacêo do Billy the Kid; tambêm jê descrevi como ê que pusemos o Percy no colete-de-forêas, tendo-o enclausurado na cela do isolamento situada ao fundo da Milha Verde; da mesma maneira, narrei a nossa estranha jornada a coberto da noite - que tanto teve de aterrador como de empolgante - e o milagre que nos envolveu a todos quando esta chegou ao fim. Vimos o John Coffey arrancar uma mulher, nêo sê da beira da sua sepultura, mas tambêm daquilo que dava a impressêo de ser o seu fundo.

Tambûm escrevi sobre a minha percepûûo da vida que existia û minha volta em Georgia Pines. As pessoas de idade desciam para o jantar, depois dirigiam-se todas para o Centro Recreativo (sim, pode esboûar um sorriso de troûa), para a sua dose de programas de comûdia do serûo apresentados pelas grandes cadeias televisivas. Acho que me recordo de a minha amiga Elaine me trazer uma sanduûche, e de eu lhe ter agradecido, tû-la comido, mas nûo posso dizer-vos a que horas da noite û que ela ma ofereceu, nem tûo-pouco de que û que era. A maior parte de mim encontrava-se em 1932, ano ~ que as nossas sanduûches eram habitualmente transportadas no carrinho de merendas, coberto com as inscriûûes dos Evangelhos do velho Pouca Terra, carne de porco a cinco centimos e'carne em conserva a dez cûntimos.

Lembro-me da altura em que o lar come@ava a ficar sossegado @ medida que as rel@quias que ali residiam se preparavam para outra noite de sono agitado e pouco prolongado

ouvi o Mickey - que talvez no fosse o melhor auxiliar daquele lugar, mas que sem dovida alguma era o mais simpotico ,, a cantar Red River Valley na sua voz de tenor, enquanto distribuo a os medicamentos que as pessoas tinham de tomar o noite: apeste vale, dizem que vais partir... Teremos saudades dos teus olhos brilhantes e do teu doce sorriso..." Uma vez mais, aquela cano trouxe-me a Melinda o memoria, assim como o que ela dissera ao John depois do milagre ter ocorrido. Sonhei contigo. Sonhei que andavas perdido na escuri\_ do, tal como eu. Encontromo-nos.

O sil@ncio apoderou-se do lar Georgia Pines; a meia-noite chegou e passou, e eu continuei a escrever. Cheguei @ altura em que o Harry nos chamou a aten@o para o facto de que,

embora houv@ssemos conseguido levar o John de regresso ♥ pris♥o sem termos sido

apanhados, continu@vamos a ter o Percy @ nossa espera. "A madrugada s@ terminar@ depois de termos tratado dele", foi mais ou menos o que ele disse na altura. Foi nesse ponto que aquele longo dia passado a escrever com a caneta do meu pai me levou a melhor. Pousei-a - pensei que so por alguns segundos, de forma a poder impri mir um pouco mais de energia aos meus dedos tensos - e entio apoiei a cabe®a sobre o bra®o, cerrando os olhos para lhes dar algum descanso. Quando voltei a abri-los e ergui a cabe®a, o sol da manh® banhava-me entrando atrav®s das ~anelas. Olhei para o rel@gio, verificando que j@ passava das oito horas. Tinha dormido, com a cabe®a sobre os bra®os, qual b®bedo envelhecido, durante o que deveriam ter sido seis horas. Levantei-me da cadeira, entorpecido, e espreguicei-me, tentando injectar um pouco de vigor nas minhas costas. Pensei em descer atû û cozinha, para arranjar algumas torradas antes de iniciar o meu passeio matinal. Mas foi ent@o que olhei para a grande quantidade de folhas de papel j@ escritas e espalhadas pela mesa. Sem qualquer hesita@@o, decidi adiar o passeio por algum tempo. Sim, de facto eu tinha uma tarefa a cumprir, mas esta poderia esperar, para alûm de que naquela manhû nûo me apetecia brincar ûs escondidas com 🛭 Brad Dolan.

Em vez de ir passear, estava decidido a terminar a minha 356

hist@ria. Em certas circunst@ncias @ prefer@vel darmos cumprimento ao que temos pela frente, apesar de a nossa mente e o corpo poderem protestar. Por vezes, essa @ a @nica maneira de atingir um objectivo. Aquilo que mais fortemente ficou gravado no meu pensamento quanto a essa manh@ foi a forma desesperada como eu queria libertar-me do fantasma persistente do John Coffey.

. Muito bem - disse eu para comigo mesmo. - Uma milha mais. Mas primeiro... Fui 🕏 casa de banho situada ao fundo do .corredor do segundo andar. Enquanto urinava, lancei, por acaso um olhar ao detector de fumos instalado no tecto. Isso fez-me pensar na Elaine, na maneira que ela arranjara para distrair o Dolan, para eu poder dar o meu passeio e cumprir a minha pequena tarefa no dia anterior. Acabei de urinar com um sorriso arreganhado.

Regressei ao sol@rio, sentindo-me melhor (e muito mais confort@vel nas minhas partes baixas). Algu@m - a Elaine, n@o me restava a mais pequena d@vida - colocara sobre a mesa um bule cheio de ch@, perto das minhas folhas. Bebi com avidez, primeiro uma ch@vena e logo outra, mesmo antes de me sentar. Retomei o meu lugar, tirei a tampa @ caneta de tinta permanente e, uma vez mais, recomecei a escrever.

Estava eu prestes a embrenhar-me de corpo e alma na minha hist@ria quando se projectou uma sombra sobre mim. Ergui o olhar e senti uma reviravolta nas entranhas. Era o Dolan, que se colocara entre mim e as janelas. Exibia um grande sorriso arreganhado.

- Senti a falta do teu passeio matinal, Paulie comentou ele, mordaz. Por isso, pensei em vir at@ aqui para ver o que andavas a fazer. Para me assegurar de que n@o estavas doente.
- Tens um coraçõo imenso repliquei. A minha voz era firme, pelo menos ato ao momento, mas o meu coraçõo batia descontroladamente. Eu tinha medo dele e no me parece que isso fosse novidade. Embora ele me lembrasse o Percy Wetmore, eu nunca sentira receio deste... Mas, quando conheci o Percy, eu ainda era novo. O sorriso do Brad alargou-se, embora no se tenha tornado menos desagrado vel.
- Algumas pessoas disseram-me que passaste toda a noite aqui, Paulie, a escrever o teu pequeno relat@rio. Vamos l@ a

ver, isso no muito bom. Os velhos jarretas como tu necessitam do seu sono de beleza.

- Percy... - comecei a dizer, mas ent�o avistei um jeito no seu sorriso arreganhado e apercebi-me do meu erro. Respirei fundo e recomecei. - Brad, o que ♠ que tem contra mim?

Por breves momentos, ele mostrou uma express©o intrigada, talvez at© mesmo de inseguran©a. Mas pouco depois a careta risonha regressou.

- Meu velho - redarguiu ele -, 🖟 possevel que seja apenas o facto de eu neo gostar da tua cara. Seja como for, que 🖟 que estes para a e a escrevinhar? O eltimo testamento quanto aos teus testeculos?

Aproximou-se, elevando-se acima de mim. Coloquei vigorosamente a m@o sobre a

folha em que estivera a escrever e comecei a reunir as outras com a mço livre. amachucando

algumas com a pressa de as colocar debaixo do braço, em segurança.

- Ora vamos l@ a ver - continuou ele como se falasse para uma crian@a -,isso n@o vai resultar, minha velha do@ura. Se o Brad quiser ver, o Brad vai ver. E at@ podes levar essa merda para o cofre de um banco.

A sua m�o, jovem e hediondamente forte, cerrou-se em redor do meu pulso e come@ou a apertar. As dores apoderaram-se da minha m@o como se fossem dentes; soltei um gemido.

- Larga-me o pulso disse eu a custo.
- Quando me deixares ver isso replicou ele. Deixara de sorrir. No entanto, a express®o no seu rosto era de jovialidade; a esp®cie de j®bilo que se v® apenas nos rostos dos in

div�duos que gostam de infligir mal aos outros. - Deixa-me ver, Paulie. Quero saber o que 🖲 que andas a escrever. A minha m🖟 começou a afastar-se da pegina do topo. Era nessa em que eu narrava a nossa jornada de regresso com o John, atrav@s do t@nel sob a estrada. - Quero ver se tem alguma coisa a ver com o s@tio onde tu...

- Deixe esse homem em paz.

Aquela voz era como o vergastar de um chicote num dia quente e seco... e, pela forma como o Brad Dolan saltou, poder-se-ia pensar que o alvo da zurzidela fora o seu traseiro. Largou imediatamente a minha m�o e esta tombou contra as folhas de papel; ambos olh@mos para a porta. 358

A Elaine Connelly estava junto 🛭 ombreira, mostrando um aspecto mais fresco e vigoroso do que aquele que eu vira em muitos dias. Usava umas cal@as de ganga que deixavam ver os contornos das suas ancas magras e pernas alongadas; tinha os cabelos presos por uma fita azul. Nas suas m@os atacadas pela artrite havia um tabuleiro - continha sumo, um ovo mexido, uma torrada e mais ch@. Os seus olhos chamejavam. - O que 🛭 que voc 🖟 pensa que est 🖟 a fazer? - perquntou o Brad. - Ele n@o pode comer aqui.

. Pode e 🗣 isso mesmo o que vai fazer - respondeu ela no mesmo timbre de voz seco e cheio de autoridade. Eu nunca lhe tinha ouvido aquela entoacco de voz, mas naquele momento foi muito bem-vinda. Procurei detectar algum vest@gio de receio nos seus olhos, mas n $\hat{\mathbf{e}}$ o vi nada... Neles s $\hat{\mathbf{e}}$  adivinhava raiva. - E o que vocŵ vai fazer ŵ pŵr-se a andar daqui para fora antes que passe da fase de uma simples barata incomodativa 🛭 de um verme ligeiramente maior... digamos, de Ratos americanus.

O Brad deu um passo na direc**ro**o da Elaine, parecendo simultaneamente inseguro e furioso. Aquela combinaçõo era perigosa; todavia, a Elaine nço vacilou por um segundo quando ele se aproximou.

- Aposto que sei quem 🛭 que accionou o raio daquele detector de fumos acrescentou o Dolan. - O mais certo 🛭 ter sido uma determinada cabra velha que tem garras em lugar de mĝos. Agora ponha-se a andar daqui para fora. O Paulie e eu ainda n@o conclu@mos a nossa pequena conversa.
- O nome dele 🛭 Mister Edgecombe -ripostou ela -, e se eu voltar a ouvi-lo trat@-lo por Paulie mais alguma vez, tenho a impress@o de gue posso garantir-lhe que os seus dias de trabalho em Georgia Pines ter $\hat{\mathbf{e}}$ o chegado ao fim, Mister Dolan.
- Mas quem 🖟 que voc🎙 julga que 😯? perguntou ele 🖟 Elaine. Naquele momento, a sua figura corpulenta sobrepunha-se 🛭 dela, e tentava rir-se, mas sem grande 🕏 xito.
- Julgo , come@ou ela a dizer com muita calma que sou a av@ do homem que presentemente 🗣 o porta-voz da C🗣 mara de Deputados da J 🗣 rgia. Um homem que adora os seus ~miliares, Mister Dolan. Muito em especial, os seus familiares mais idosos.

O sorriso desenhado a muito custo sumiu dos lôbios do homem, da mesma forma que o giz desaparece de uma ard@ 358

359

sia. Vi incerteza, a possibilidade de estar a ser enganado receio de que n $\hat{oldsymbol{arepsilon}}$ o fosse esse o caso, e o nascer de uma su~ si@o l@gica: seria bastante f@cil

verificar a veracidade da afirma®®o, porque, ela deveria sab®-lo bem, logo, estava a dizer a verdade.

Subitamente, desatei a rir e, embora o meu riso estivesse bastante emperrado, no deixava de ser adequado. Recordo-me das inômeras vezes em que o Percy Wetmore nos ameaoara, invocando os seus conhecimentos. Agora, pela primeira vez ao longo da minha extensa vida, ouvia essa ameaoa ser proferida uma vez mais... mas, daquela feita, em meu beneficio.

O Brad Dolan olhou para mim com uma expressão coroscante e depois voltou a concentrar a sua atenção na Elaine. - Estou a falar a sêrio - disse ela. - De inêcio, ainda pensei em nêo interferir... jê estou velha e essa atitude pareceume ser a mais fêcil. Mas quando vejo os meus amigos a serem maltratados e ameaêados, nêo deixo ficar as coisas como estêo. Agora, saia daqui sem proferir uma sê palavra que seja.

Os lêbios do Dolan movimentavam-se como os de um peixe... Oh, como ele desejava proferir sê mais uma palavra (talvez aquela que rima com macabra). No entanto, nêo se atreveu. Lanêou-me um êltimo olhar, passou pela Elaine com brusquidêo e saiu para o corredor.

Soltei a respiração num suspiro longo e entrecortado, enquanto ela colocava o tabuleiro ê minha frente e se sentava no lugar oposto ao meu.

- O teu neto 🖟 realmente o porta-voz da C🖟 mara de Deputados? perguntei.
- 🖟 respondeu-me ela.
- Nesse caso, o que 🛭 que est🕏s a fazer aqui?
- O facto de o meu neto ser o porta-voz de um organismo estatal dessa importência dê-lhe poder suficiente para lidar com um verme como o Brad Dolan mas nêo o torna rico' explicou ela com uma gargalhada. Alêm do mais, gosto de viver aqui. A companhia agrada-me bastante.
- Vou aceitar as tuas palavras 🖟 guisa de um cumprimento disse eu, o que era verdade.
- Paul, estês bem? Pareces têo cansado. A Elaine estendeu a mêo e afastou-me os cabelos da testa e das sobrancelhas. Os seus dedos estavam contorcidos, embora o seu to-

360

que fosse maravilhoso, e de uma grande frescura. Por breves momentos, cerrei os olhos. Quando voltei a abri-los j@ tinha tomad@ uma decis@o.

- . Estou Optimo repliquei. Estou quase a chegar ao fim da minha escrita. Elaine, gostarias de ler uma coisa? Ofereci-lhe as poginas que tinha reunido desajeitadamente. O mais provovel era terem perdido a sequoncia certa de facto, o Dolan conseguira assustar-me bastante mas uma vez que haviam sido numeradas, a Elaine poderia voltar a coloco-las facilmente na devida ordem. Ela observou-me com ar pensativo, sem contudo aceitar o que eu lhe oferecia. Pelo menos, de momento.
- J@ acabaste?
- Vais precisar da tarde toda para ler tudo o que j $\hat{\pmb{v}}$  escrevi disse-lhe eu. Isto  $\hat{\pmb{v}}$ , se fores capaz de decifrar a minha letra.

Naquele momento, ela aceitou as folhas, olhando para as p@ginas manuscritas.

- Tens uma letra muito cuidada, ainda que as tuas mos estejam obviamente
- fatigadas observou ela. N $\hat{\mathbf{p}}$ o terei qualquer problema em ler o que escreveste. Quando tiveres acabado, j $\hat{\mathbf{p}}$  eu terei passado para o papel a parte que ainda me falta acrescentei. Poder $\hat{\mathbf{p}}$ s ler o resto dentro de mais ou menos trinta

minutos. E entêo... se continuares interessada e quiseres... gostaria de te mostrar uma coisa.

- Isso ter $\hat{\mathbf{0}}$  alguma rela $\hat{\mathbf{0}}\hat{\mathbf{0}}$ o com o lugar onde costumas ir na maior parte das manh $\hat{\mathbf{0}}$ s e tardes?

Acenei afirmativamente.

Elaine meditou naquilo durante o que me pareceu ser uma eternidade e depois fez um acenar de cabela e levantou-se da cadeira com as plginas escritas na mlo.

- Vou sentar-me nas traseiras disse ela. Esta manh@ o sol est@ muito quente.
- E o drag**©**o foi derrotado retorqui. Desta vez pela gentil dama.

À Elaine sorriu debru@ou-se sobre mim e beijou-me naquele ponto sens@vel que me provoca sempre um arrepio de prazer.

- Esperemos que sim - redarguiu ela -, mas a minha experi@ncia diz-me que os

drag@es como o Brad Dolan s@o muito dif@ceis de desaparecer. - Teve um momento de hesi-

361

taron. - Boa sorte, Paul. So espero que consigas derrotar o que quer que seja que te tem vindo a atormentar. - Tambom eu espero que sim - declarei eu, pensando no John Coffey. Eu no consegui impedir o mal, dissera ele. Tentei, mas jo era demasiado tarde.

Comi os ovos mexidos que a Elaine me trouxera, bebi o sumo e deixei a torrada para mais tarde. Em seguida, agarre® de novo na caneta e recomecei a escrever, pelo que esperava ;

viesse a ser a 🕅 ltima vez. Uma 🕅 ltima milha. Uma milha verde.

- ~: E se isso n@o resultar, agacha-te no s@tio onde calculas que ele vai cair, para lhe amortecer a queda acrescentou o Brutal.
- . Credo! exclamou o Harry numa voz murcha. Devias.estar no mundo do espect@culo, Brute, pois consegues ter muita gra@a:
- Sem d@vida que tenho sentido de humor admitiu o
- Bruto e no fim, lo conseguimos levar o John pelas escadas acima. A minha maior preocupaçõo era a probabilidade de ele vir a desmaiar,. mas tal no se verificou.
- Vai at♥ ♥ sala da arrecada♥♥o e v♥ se n♥o est♥ l♥ ningu♠m -disse eu ao Harry, respirando com dificuldade.
- E se no estiver, o que o que devo dizer? perguntou o Harry, agachando-se para poder passar por baixo do meu braco. "Ninguêm o vista!" e depois dou um salto ato aqui?
- No te armes em chico-esperto disse-lhe o Brutal. O Harry entreabriu um pouco a porta e espreitou. Fiquei com a sensaçõo de que esteve naquela posiçõo durante muito tempo. Por fim, afastou a cabela para três, apresentando uma expressõo quase jovial.
- -Ningu@m 🛭 vista. Est🏗 tudo tranquilo.
- Esperemos que as coisas se mantenham assim retorquiu o Brutal. Vamos l@, John Coffey, j@ est@s quase em casa.

Conseguiu atravessar a arrecada no pelo seu proprio po, embora tivos semos de o ajudar a subir os tros degraus ato ao meu gabinete, e depois quase o empurros semos para que transpusesse a porta baixa. Quando voltou a por-se de po, a sua respiração era estertorosa e os seus olhos tinham uma expressão vitrificada. E - reparei eu com verdadeiro horror - a parte direita da sua boca arrepanhara-se para baixo, assemelhando-se o deformidade de que a Melinda sofrera.

- O Dean deu pela nossa chegada e aproximou-se vindo da mesa no outro extremo da Milha Verde.
- Gravas a Deus! Pensei que nunca mais voltavam; quase julguei que tinham sido apanhados, ou que o director se havia virado contra vocês ou ainda que.. interrompeu-se reparando no John pela primeira vez desde que se aproximara de nês. Deus nos valha, o que ele tem? Parece que este a morrer! Ele nêo este a morrer... pois nêo, John? perguntou o Brutal. O seu olhar transmitiu uma advertência ao Dean. 363

Nessa madrugada, quando levêmos o John Coffey de volta ao Bloco E, a maca foi uma necessidade em vez de um luxo. Duvido muito que ele houvesse sido capaz de percorrer o

tonel pelo seu proprio po; exige mais energia caminhar agachado do que a direito, e aquele tecto era diabolicamente baixo para qualquer pessoa da altura do John Coffey. No me agradava nada a ideia de ele poder ir-se abaixo naquele lugar. Como justificaro amos nos a sua preseno a ali e a razo por que havo metido o Percy na casaca de cerimônia dos loucos, para depois o enclausurarmos na cela do isolamento?

No entanto, t@nhamos a maca - gra@as a Deus - e o John Coffey deitou-se nela como se fosse uma baleia acabada de dar @ costa, enquanto o empurr@vamos pelos degraus que

davam para a arrecada vo. Saiu da maca a cambalear e ficou de cabeva baixa, a respirar com dificuldade. A sua pele tinha uma tonalidade tvo acinzentada que

dava a impresso que ele se havia rebolado por um monte de farinha. Eu estava convencido de que por volta do meio-dia jo ele teria dado entrada na enfermaria... isto o, se no tivesse morrido jo a essa hora.

O Brutal lancou-me um olhar acabrunhado e desesperado. Retribuo-lhe com outro parecido.

- Nio somos capazes de carregar com ele para cima mas podemos ajudio-lo disse eu. Tu colocas-te debaixo do braio direito dele e eu do esquerdo.
- E eu? perguntou o Harry.
- Tu vens atrês de nês e, se te parecer que ele vai tom' bar para três, dês-lhe um empurrêo para a frente.
- Claro que n©o, eu n©o quis dizer que ele estivesse realmente a morrer corrigiu o Dean com um pequeno sorriso de nervosismo. Mas que coisa...
- Acaba com isso intervim eu. Ajuda-nos a lev@\_lo para a cela. Uma vez mais, n@o pass@vamos de pequenas colinas que circundavam uma montanha, s@ que naquele momento a montanha tinha sofrido alguns milh@es de anos de eros@o e estava

bastante curvada e fraca. O John Coffey caminhava com lentido, respirando atravos da boca como um homem de idade que fumasse em demasia, mas, pelo menos, deslocava-se pelo seu proprio po.

- E quanto ao Percy? perguntei. Ele tem estado aos pinotes?
- . Ao principio, sim respondeu o Dean. Tentava gritar atrav@s da fitacola com que lhe tapaste a boca. E praguejou.
- Que Deus nos valha! atalhou o Brutal. Ainda foi uma boa coisa os nossos ouvidos sens@veis terem estado algures que n@o aqui.
- Desde ent@o, tem-se limitado a dar um coice de mula, de vez em quando, contra a porta. O Dean parecia t@o aliviado por nos ver que quase balbuciava incoerentemente. Os @culos escorregaram-lhe para a ponta do nariz, que brilhava devido ao suor, e ele empurrou-os para cima. Pass@mos pela cela do Wharton. Aquele jovem sem pr@stimo algum encontrava-se deitado de costas, a ressonar como uma tuba. Naquela ocasi@o, n@o restava a m@nima d@vida de que os seus olhos estavam fechados.
- O Dean reparou em mim a olhar para o interior daquela cela e riu-se.
- Esse tipo no arranjou problemas! Desde que se deitou na tarimba que no voltou a mexer-se. Tem estado como morto para o mundo. Quanto ao Percy ter dado alguns pontapos o

porta de quando em vez, isso nunca chegou a incomodar-me muito. Para vos dizer a verdade, atê me senti satisfeito com isso. Se ele neo fizesse barulho nenhum, teria comecado a perguntar a mim mesmo se ele neo teria sufocado com a mordaca. Mas isso neo foi o melhor. Sabem o que e que foi o melhor? Isto por aqui tem estado teo tranquilo como uma manhe de Quarta-Feira de Cinzas em Nova Orleces! Durante a noite ninguêm veio ce abaixo! - O Dean disse as eltimas pa 364

laves numa voz de triunfo cheia de regozijo. - Conseguimos executar o nosso plano, rapazes! Missão cumprida! Aquilo fã-lo lembrar-se do motivo por que havãamos decidido levar a cabo toda aquela comêdia, e perguntou pela Melinda. Estã âptima - respondi. Entretanto, chegâramos â cela do John. Aquilo que o Dean dissera tinha comeĝado a penetrar nos nossos pensamentos: Conseguimos executar o nosso plano, rapazes". Missão cumprida.

- Foi como... Vocês sabem o que quero dizer... Como com o rato? - inquiriu o Dean. Lanêou um "rêpido olhar para a cela vazia onde o Delacroix vivera com o Mister Jingles e em seguida olhou para a cela do isolamento, a qual parecera ter sido o ponto de proveniência do rato. Baixou a voz, da mesma maneira que as pessoas costumam fazer ao entrar numa igreja espaêosa, onde atê mesmo o silêncio dê a impressêo de sussurrar. - Foi um... - O Dean interrompeu-se, engolindo em seco. - Uma coisa repentina. Vocês percebem o que quero dizer... assim como um milagre?

 $N \mbox{\it Q}s$  os tr $\mbox{\it Q}s$  , os que haviam estado presentes, entreolh $\mbox{\it Q}mo\text{-}nos$  por breves instantes.

- O que ele fez foi arranc@-la ao raio da sepultura - disse o Harry. - Sim, podes ter a certeza de que se tratou de um aut@ntico milagre.
O Brutal abriu a fechadura dupla da porta da cela e deu ao John um empurr@o

suave para que este avan@asse.

- Vamos lo a entrar, matuloo. Descansa um pouco. Nos so vamos tratar do Percy...
- Ele ♥ um homem mau atalhou o John em voz baixa com uma entoa♥♥o monoc♥rdica.
- Isso verified uma grande verdade, sem dovida, vermau como ~ bruxo concordou o Brutal no seu tom de voz mais tranquilizador mas no tens de te preocupar com ele, pois no permitiremos sequer que ele se aproxime de ti. So tens de te deitar confortavelmente na tua tarimba, e eu vou preparar num instante aquela caneca com cafo que te prometi. Bem quente e forte. Vais sentir-te um novo homem. O John sentou-se pesadamente sobre a tarimba. Pensei que ele se estenderia ao comprido e se voltaria para a parede, como era hobito; contudo, limitou-se a ficar sentado, com os dedos entrelavados de forma lassa entre os joelhos, de cabeo baixa e a respirar pela boca com dificuldade. A medalha do

So Cristovo, que a Melinda lhe oferecera, saora da abertura do pescoo da camisa e oscilava, suspensa no ar, de um lado para o outro. "Manter-te-o em segurano a", dissera-lhe ela mas o certo o que o John Coffey no parecia estar nada em segurano a. Pelo contro io, dava a impresso de ter tomado o lugar da Melinda o beira da sepultura de que o Harry falara,

Todavia, naquela altura, eu no podia dedicar a minha atento ao John Coffey. Virei-me para os outros.

- Dean, vai buscar a pistola e o bast�o do Percy.
- De acordo. Dirigiu-se para a secret@ria e abriu a gaveta fechada @ chave onde aqueles objectos haviam sido guardados, trazendo-os para onde nos encontr@vamos.
- Est $\hat{v}$ o prontos? perguntei. Os meus homens... bons homens, e eu nunca me tinha sentido t $\hat{v}$ o orgulhoso deles como naquela noite... acenaram afirmativamente. O Harry e o

Dean mostravam um certo nervosismo; o Brutal mantinha-se firme como sempre. - Muito bem, serei eu a conduzir a conversa. Quanto menos vocês abrirem a boca melhor, e muito mais depressa daremos este assunto por encerrado... para o melhor ou para o pior. De acordo?

Voltaram a acenar afirmativamente. Respirei fundo e encaminhei-me para o fundo da Milha, em direcçõo o cela do isolamento.

Quando abria porta, o Percy soergueu o olhar, piscando os olhos quando a luz incidiu sobre ele. Encontrava-se sentado no chêo a lamber a fita-cola com que eu lhe tapara a boca.

A parte que eu tinha enrolado na regi**l**o posterior do pesco**l**o j**l** se deslocara (provavelmente a transpira**l**o e a brilhantina que ele aplicara tinham contribu**l**o para que isso acontecesse), estando ele prestes a conseguir descolar tamb**l**o o resto que ainda faltava. Mais uma hora e teria come**l**o a berrar por socorro com toda a for**l**a dos seus pulm**l**os.

Quando entrêmos, ele serviu-se dos pês para se impulsionar um pouco ês arrecuas, mas deteve-se, sem dêvida ao dar-se conta de que nêo podia ir para lado nenhum, a nêo ser para o canto sudeste daquele espaêo.

Retirei das mêos do Dean o seu revêlver e o bastêo, apontando-os na direcêêo do Percv.

- Queres voltar a ficar com isto? perguntei. Ele olhou para mim com uma express**©**o desconfiada e assentiu com a cabe**©**a.
- Brutal chamei. Harry. Ponham-no de pû. Ambos se debruûaram agarrando-o pela lona do colete-de-forûas abaixo do sovacos e levantando-o do chûo. Aproximei-me dele atû termos ficado quase nariz contra nariz. Ûs minhas narinas chegou o cheiro acre do suor que o encharcava. Este devia ter tido origem nos esforûos que ele fizera para se libertar do colete-de-forûas e nos ocasionais pontapûs û porta que o Dean tinha ouvido; no entanto, concluû que a maior parte da sua transpiraûo se devia pura e simplesmente ao medo; medo daquilo que poderûamos fazer-lhe quando regressûssemos.

"No me acontecero nada, eles no assassinos", teria pensado o Percy... mas talvez se tivesse lembrado da Velha Faosca e que sim, de certa forma, o ramos assassinos. Eu proprio tinha tratado da execução de setenta e sete, mais do que qualquer dos homens cujo peito tinha prendido com a correia, mais do que os que foram creditados ao proprio sargento York durante a Primeira Guerra Mundial. Matar o Percy no teria tido qualquer logica, mas o certo que jo nos

comport@ramos de maneira il@gica, teria ele pensado enquanto estivera sentado ali, com os bra@os presos nas costas, a trabalhar activamente com a l@ngua a fim de conseguir libertar a boca da fita-cola. Alŵm do mais, o mais provêvel seria a l�gica n�o ter qualquer poder sobre os pensamentos de uma pessoa, quando esta se encontra quase imobilizada no choo de uma sala com paredes almofadadas, too bem embrulhada como uma aranha imobilizava qualquer mosca.

O que significava que, se eu n $\hat{\mathbf{e}}$ o conseguisse fazer com ele o que quisesse naquele momento, jamais o conseguiria. - Agora vou tirar a fita da boca se me prometeres que no cometas a berrar - disse-lhe eu. - Quero ter uma conversa contigo e no um concurso de gritos. O que o que tens a dizer a isto? Prometes ficar calado?

Vi o al@vio no seu olhar quando ele compreendeu que, se eu desejava realmente conversar, ainda lhe restavam algumas hip@teses de sair daquela situa@@o com o coiro intacto. Acenou que sim com a cabeĝa.

- Se come@ares a fazer barulho, a fita regressa @ tua boca - adverti-o eu. -Est@s a compreender?

Um outro acenar de cabela, desta feita bastante impaciente. Estendia muo agarrei no extremo da fita que ele jŷ tinha soltado e dei-lhe um vigoroso puxŷo, o que provocou um som estrêdente. O Brutal retraiu-se todo. O Percy ganiu de dor e 367

366

começou a esfregar os lôbios. Tentou falar, mas apercebeu-se, de que era imposs@vel faz@-lo com a m@o a cobrir a boca \_ afastou-a.

- Tira-me deste casaco de doidos, imbecil dīsse ele desabridamente. Num minuto afirmei. Agora! Agora! J�...

Dei-lhe uma bofetada em cheio na face antes mesmo de me aperceber que estava prestes a faz@-lo... mas @ claro que me encontrava bem ciente de que as coisas poderiam chegar Quilo. AtQ mesmo durante a primeira conversa que eu tivera com o director Moores acerca do Percy, aquela em que ele me aconselhara a delegar a responsabilidade da execução do Delacroix no Percy eu soubera que a situação poderia chegar Quele ponto. A mQo de um homem Q como um animal que sQ estQ meio domesticado; a maior parte das vezes 🛭 boa, mas por vezes descontrola-se e morde a primeira coisa que lhe surge 🖟 frente.

O som foi o de um estrêpito agudo, como o estalar de um galho resseguido. O Dean arquejou. O Percy ficou a olhar para mim profundamente chocado, com os olhos arregalados quase a saltarem-lhe das @rbitas. A sua boca abriu-se e fechou-se como a de um peixe a nadar dentro de um aqu@rio. - Cala a boca e ouve o que tenho para te dizer - ordenei eu. - Merecias ser castigado pelo que fizeste ao Del, e demos-te o que merecias. Esta foi a 🕅 nica forma. Todos concordimos, com excepto do Dean, mas ele esto pronto a alinhar connosco, caso controrio viro a arrepender-se. No verdade, Dean?

- Sim respondeu este num murm@rio. Estava p@lido como a cal. Acho que sim.
- E faremos com que te arrependas de ter nascido acrescentei. Iremos conseguir que as pessoas tenham conhecimento da maneira como sabotaste a execu**@** do Delacroix...
- Sabotei!...
- ... e de como quase fizeste com que o Dean morresse. Daremos tanto 🛭 l�ngua que te impediremos de conseguir manter qualquer emprego que o teu tio te

Entretanto, o Percy comeĝara a sacudir violentamente a cabeĝa. Ele nĝo acreditava naquilo, talvez n $\hat{\pmb{\varrho}}$ o fosse capaz de acreditar naquilo. A marca da minha mço ficara na sua face empalidecida.

13, independentemente do que possa vir a acontecer, assegurar-me-ei de que sejas espancado quase at@ @ morte. N@o @ necess@rio sermos n@s a faz@-lo. Tamb@m temos alguns conhecimentos, Percy, ou serês têo idiota que ainda nêo tenhas compreendido isso. Eles no se encontram sediados na capital do estado, mas isso n�o impede essas pessoas de saberem como legislar a respeito de determinados assuntos. São pessoas que têm amigos aqui dentro, pessoas que têm irmêos aqui, que têm pais cê dentro. Teriam todo o gosto em amputar o nariz ou o pênis de um monte de merda como tu. Estavam dispostos a faz@-lo apenas para que alqu@m por quem se interessam pudesse ter mais três horas por semana no pêtio.

O Percy deixara de abanar a cabe@a. Naquele momento, limitava-se a olhar com

fixidez. Tinha os olhos marejados de l@grimas, apesar de estas n@o ca@rem. Na minha opini@o eram l@grimas de raiva e de frustra@@o. Ou talvez eu esperasse que assim fosse.

- Muito bem... Agora olha para o lado bom das coisas; Percy. Os teus lôbios ardem-te um pouco por eu ter arrancado a fita adesiva, calculo eu, mas alôm disso no tens mais nada lesionado, se excluirmos o teu orgulho... e mais ninguêm tem necessidade de saber aquilo que se passou, excepto os que se encontram presentes nesta sala neste momento. E nôs nunca falaremos disto, nôo ô verdade, rapazes?

Todos eles anu@ram.

- Claro que n $\hat{\mathbf{g}}$ o asseverou o Brutal. Os assuntos da Milha Verde permanecem na Milha Verde. Sempre assim aconteceu.
- Tu vais ser transferido para o Briar Ridge e nos deixar-te-emos em paz e sossego ato que isso acontera acrescentei. Tencionas deixar as coisas como estro, Percy, ou pretendes armar-te em duro connosco?
- Fez-se um longo silêncio, muito longo, enquanto ele ponderava a questêo... Eu quase conseguia ver as cremalheiras a engrenarem na sua cabeêa, enquanto ele considerava e rejeitava possêveis contra-ofensivas. Por fim, deve ter havido uma verdade mais bêsica que se sobrepês ao resto: a fita adesiva fora retirada da sua boca, mas ele continuava imobilizado no interior do colete-de-forêas, e o mais certo seria ter muita vontade de mijar.
- Muito bem anuiu ele finalmente. Vamos considerar o assunto encerrado. Agora tirem-me de dentro desta cela. Nem sinto os ombros... 369

368

- O Brutal deu alguns passos em frente, afastando-me ao passar por mim e agarrando no rosto do Percy com as suas m\u00f8os enormes os dedos fizeram press\u00a7o sobre a
- checha direita do homem e o polegar deixou uma marca profunda na esquerda.
- Daqui a pouco disse ele. Primeiro tens de ouvir o que quero dizer-te. Aqui o Paul 0 o grande chefe, o que por vezes; o for0a a exprimir-se com uma certa eleg0ncia,
- Tentei recordar-me de qualquer coisa elegante que pudesse ter dito ao Percy, mas n\vartheta o me recordei de nada. Ainda assim, conclu\vartheta que talvez fosse prefer\vartheta vel manter a boca fechada. O Percy parecia adequadamente aterrorizado e eu n\vartheta o queria estragar isso.
- As pessoas nem sempre compreendem que ser-se elegante no o o mesmo que ser-se frouxo, e o ao que eu costumo entrar em aco o continuou o Brutus. No me preocupo em agir de forma elegante, limito-me a dizer directamente o que tem de ser dito. Portanto aqui vai: caso decidas faltar o tua promessa, no vamos ser lixados. Mas depois havemos de te encontrar... nem que tenhamos de ir o Rossia, havemos de te encontrar... e seremos no quem vai lixar-te. Vamos lixar-te ato que desejes estar morto e, em seguida, esfregaremos vinagre nas partes que estiverem a sangrar. Estos a compreender?
- O Percy acenou que sim. Com os dedos do Brutal a enterrarem-se-lhe nas faces macias, o Percy assemelhava-se estranhamente ao velho Pouca Terra.
- Ent**©**o, o Brutal largou-o e recuou. Acenei para o Harry, ele aproximou-se do Percy por tr**©**s e come**©**ou a desapertar fivelas e a desabotoar.
- N $\hat{v}$ o te esque $\hat{v}$ as daquilo que acab $\hat{v}$ mos de dizer, Percy disse o Harry. N $\hat{v}$ o te esque $\hat{v}$ as e deixa que  $\hat{v}$ guas passadas sejam  $\hat{v}$ guas passadas.
- Tudo aquilo era adequadamente assustador, tros papoes de uniformes azuis... Todavia, eu senti-me invadido por um grande desespero. Ele podia ficar calado por um dia ou uma semana, considerando as vorias hipoteses, mas no fim haveria dois factores que se conjugariam: a crenva nos seus conhecimentos e a incapacidade que tinha de se afastar de uma situaçõo de onde sairia a perder. Quando isso se concretizasse deitaria tudo da boca para fora. Talvez tivos semos ajudado a salvar a vida da Melly Moores ao levarmos o John Coffey ato junto dela;
- e eu no teria voltado atros ("nem por todo o cho da China", como se costumava dizer nesses tempos), mas no fim haveriamos de ir parar ao banco dos suplentes e o Orbitro iria expulsar-nos do jogo. A menos que o assassinos semos, no existia maneira nenhuma de podermos obrigar o Percy a manter a sua parte da combinació,

sobretudo depois de estar longe de n $\hat{\pmb{v}}$ s e de come $\hat{\pmb{v}}$ ar a rememorar aquilo por que tinha

passado. Olhei de esguelha para o Brutal e verifiquei que ele estava a pensar na mesma coisa que eu. Isso no me surpreendeu. A estupidez era coisa que no caracterizava o filho de Mrs. Howell, Brutus. Encolheu ligeiramente os ombros, mas foi o suficiente para eu compreender. E ento, dizia aquele encolher de ombros. O que mais podemos fazer, Paul? Fizemos o que tonhamos a fazer, e fizemo-lo da melhor maneira possovel.

Sim. E os resultados tamb@m n@o tinham sido t@o maus como isso.

- O Harry desapertou a litima fivela do colete-de-forlas. Com uma expresslo de desdlm e raiva, o Percy deixou-o cair pelos bralos indo tombar aos seus pls. No olhava para nenhum de nls, pelo menos de frente.
- Devolvam-me a minha arma e o meu bast**©**o pediu ele. Entreguei-lhos. Meteu o rev**©**lver dentro do coldre, e o bast**©**o no suporte habitual.
- Percy, se pensares sobre o assunto...
- Oh, mas isso vo que tenciono fazer interrompeu ele, passando de raspvo por mim. Tenciono pensar muito no assunto. E vou jvo comevar. A caminho de casa. Um de vocvo podervo picar o meu cartvo de ponto vo hora a que o turno terminar. Alcanvou a porta da cela do isolamento e voltou-se para nos observar com uma expressvo desdenhosa, onde se adivinhava constrangimento e colera... uma combinavo letal para o segredo que ainda tvo nhamos esperanvas de conseguir manter. A menos que, como ve evidente, queiram explicar por que motivo larguei o servivo mais cedo.

Abandonou a cela e começou a percorrer a Milha Verde num passo largo, esquecendo-se, no meio de toda a agitaçõo que o invadia, qual a razço por que o corredor central de linçleo verde era têo largo. Jê cometera o mesmo erro numa ocasiço anterior e safara-se sem problemas de maior. Mas, desta feita, nço ia ser capaz de se desenvencilhar com tanta facilidade.

371

Segui-o atê ê porta, tentando pensar em algo que o acalmasse - nêo queria que ele saêsse do Bloco E daquela maneira todo suado e desalinhado, com a marca avermelhada da minha mêo na sua bochecha. Os outros três seguiram os meus passos.

O que aconteceu em seguida, aconteceu com muita rapidez - e no durou mais de um minuto, talvez ato menos. No' entanto, recordo-me vividamente de tudo ato hoje - em grande parte porque, acho eu, contei o que sucedeu Janice' quando cheguei a casa. Aquilo que aconteceu em seguida \_ a reuniço com o Curtis Anderson ao alvorecer, o inquerito, o encontro com a imprensa que o Hal Moores organizou para . nos (como o bovio, nessa altura jo ele havia reassumido as suas funções), e a comissõo de inquerito que foi instituêda temporariamente na capital do estado - essas coisas foram-se apagando da minha memoria com a passagem dos anos, o semelhano de tantas das minhas recordações. Mas no que diz respeito ao que realmente aconteceu logo em seguida na Milha Verde, sim, disso recordo-me perfeitamente.

O Percy caminhava pelo lado direito da Milha com a cabela baixa, e sou forlado a dizer isto: nenhum prisioneiro vulgar lhe poderia ter chegado. No entanto, o John Coffey

no era um prisioneiro vulgar. O John Coffey era um homem gigantesco, pelo que o seu braco tinha um alcance de gigante. Vi os seus longos bracos de pele castanha sacrem disparados por entre as grades.

-Aten®o, Percy aten®o! - gritei-lhe. O Percy come©ou a voltar-se, levando a m©o esquerda ao punho do bast®o. Mas foi puxado com viol®ncia contra a frente da cela do John Coffey, com o lado direito do rosto a esmagar-se contra as barras de ferro.

Soltou um grunhido e voltou-se na direcçõo do Coffey, erguendo o bastço de nogueira. Sem dêvida que a posiçõo do John era vulnerêvel em relaçõo ao bastço o seu prêprio rosto

encontrava-se to fortemente pressionado entre o espaço existente nas duas barras centrais que dava a impresso de pretender fazer passar toda a sua cabeça por aquela abertura. Claro que isso teria sido impossovel, mas de facto era o que parecia estar a acontecer. A sua mo direita sondou e encontrou a nu~ ca do

Percy, fechou-se volta do pescovo deste e puxou a cabeva violentamente para a frente. O Percy desferiu um golpe com o bastvo na fronte do John. O sangue comevou a jorrar 372

Apesar de o Coffey no ter prestado a monima atento a isso. A sua boca pressionou-se contra a do Percy. Comecei a ouvir um som sussurrante - o ruodo de algo a ser libertado, como o exalar de respiração ho muito contida. O corpo do Percy deu um solavanco como o de um peixe preso no anzol tentando libertarse, mas nunca chegou a ter a monima hipotese de fuga; a mo direita do John mantinha-se firmemente agarrada o região posterior do pescoão do Percy. Os rostos dos dois pareciam querer fundir-se como as faces de duas pessoas enamoradas que jo tive a oportunidade de ver, enquanto se beijavam apaixonadamente por entre barras.

O Percy gritou, um som abafado como se houvesse sido solto atrav@s de uma morda@a, e fez outro esfor@o para conseguir recuar. Durante breves instantes, os l@bios dos dois apartaram-se um pouco, o que me permitiu avistar o turbilh@o negro que sa@a da boca do John Coffey e entrava na do Percy Wetmore. O que n@o entrava na deste atrav@s de l@bios frementes, entrava pelas suas narinas. Pouco depois, a m@o que apertava a nuca do Percy soltou-se um pouco, e o rosto deste foi de novo puxado na direc@@o da boca do John; era como se houvesse sido trespassado pelos l@bios dele.

Os dedos da mo esquerda do Percy abriram-se. O seu precioso basto de nogueira tombou sobre o linoleo verde. Ele no voltou a ter oportunidade de o apanhar do cho.

Tentei lan@ar-me para a frente, imagino que me lancei para a frente, mas senti os movimentos tolhidos, como teria acontecido a uma pessoa idosa. Levei a m@o @arma, mas a correia continuava atravessada na posi@o de seguran@a, e inicialmente n@o fui capaz de a sacar do coldre. Abaixo de mim, tive a sensa@o de que o solo estremecia, @ semelhan@a do que tinha acontecido no quarto da casa dos Moores. N@o tenho bem a certeza mas parece-me que uma das l@mpadas do tecto se estilha@ou. Os fragmentos de vidro come@aram a tombar para o ch@o. O Harry soltou um grito de surpresa.

Por fim, consegui soltar com o polegar a correia de seguran@a que atravessava a coronha da minha pistola de calibre trinta e oito, mas, antes de poder retir@-la do coldre, o John j@ tinha empurrado o Percy, afastando-o de si e recuando para o interior da sua cela. O John exibia um arreganho sorridente, esfregando os l@bios, como se houvesse provado algo de desagrad@vel.

O que @ que ele fez? - perguntou o Brutal aos gritos. O que @ que ele fez, Paul? - Aquilo que ele extraiu do corpo da Melly encontra-se neste momento dentro do Percy - respondi.

O Percy fora arremessado contra as barras da antiga cela do Delacroix. Os seus olhos estavam arregalados e sem qualquer express**@**o. Aproximei-me dele com cautela, esperando

que ele come $\hat{v}$ asse a tossir a qualquer momento e a sufocar tal como o John fizera depois de largar a Melinda, mas isso n $\hat{v}$ o aconteceu. Limitou-se a ficar de p $\hat{v}$  no mesmo lugar. Fiz estalar os meus dedos em frente dos seus olhos

- Percy! Eh, Percy! Acorda!

Nada. O Brutal juntou-se a mim e aproximou as m©os do rosto ap©tico do Percy. - Isso n©o vai resultar - disse eu.

Ignorando as minhas palavras, o Brutal bateu palmas com todo o vigor, duas vezes, exactamente em frente do nariz do Percy. E de facto resultou, ou pelo menos pareceu resultar. As polpebras do Percy estremeceram e ele olhou em volta, atordoado, como alguom que houvesse sido atingido na cabeo e que se esforo asse por recuperar a conscioncia. Olhou para o Brutal, e depois olhou para mim. Decorridos todos estes anos, tenho a certeza de que ele no viu nenhum de no s, mas nessa altura achei que sim; convenci-me de que ele estava prestes a despertar daquela espocie de transe.

Afastou-se das barras da cela e cambaleou um pouco. O Brutal ajudou-o a recuperar o equil@brio.

- Calma, rapaz; est©s bem? - O Percy n©o respondeu, passou pelo Brutal e virouse para a secret©ria no corredor, o posto do guarda de servi©o. Na altura n©o cambaleava, n©o se poderia dizer que o fizesse; contudo, adernava um pouco para bombordo.

- O Brutal estendeu a moo para o equilibrar. Afastei-lhe o braco.
- Deixa-o sozinho. Teria eu dito a mesma coisa se soubesse o que iria acontecer a seguir? Tenho feito essa pergunta a mim mesmo num milhar de ocasi@es desde o Outono de 1932. Nunca consegui obter a resposta.
- O Percy deu doze ou catorze passos e voltou a parar, sempre de cabela baixa. Nesta altura encontrava-se do lado de fora da cela do Bill "Selvagem" Wharton. Este continuava a

emitir aqueles ru@dos que pareciam sa@dos de uma tuba de bocal largo. Tinha estado adormecido durante todos estes acontecimentos. Agora que penso no assunto, tenho de conclui 374

que ele esteve a dormir ao longo de toda a sua morte, o que o fez ter muito mais sorte do que a maioria dos homens que acabava os seus dias ali. Certamente que foi mais afortunado do que aquilo que merecia.

Antes de compreendermos o que estava a suceder, o Percy sacou da arma, deteve-se junto das barras da cela do Wharton e disparou os seis tiros para o corpo do homem adormecido. Os disparos foram consecutivos, velocidade a que o gatilho da arma o permitia. O som que se ouviu naquele espavo confinado foi ensurdecedor; quando narrei o ocorrido Janice na manho seguinte continuava a mal conseguir ouvir o som da minha propria voz, devido ao zumbido que sentia nos ouvidos.

Corremos para ele, os quatro em simultêneo. O Dean foi o primeiro a chegar - nêo percebo bem como, uma vez que ele se encontrava atr€s do Brutal e de mim na altura em que o Coffey agarrara no Percy - mas o certo 🛭 que foi. Agarrou no pulso do Percy, preparado para retirar a arma da m**ê**o deste, mas n**ê**o foi necess@rio faz@-lo. O Percy soltou o rev@lver, que foi cair no ch@o. Os seus olhos percorreram-nos como se fossem patins e nos fossemos o gelo. Ouviu-se um som sibilado acompanhado de um cheiro acentuado a amon@aco quando a bexiga do Percy no se conteve, seguido de outro ruodo e de um fedor ainda mais desagrad@vel quando ele encheu tamb@m o outro lado das cal@as. Os seus olhos haviam-se prendido a um canto afastado do corredor. Eram uns olhos que, tanto quanto sei, nunca mais voltaram a ver nada neste mundo verdadeiro onde vivemos. Logo no in@cio desta narrativa, eu escrevi que o Percy se encontrava no Briar Ridge, na altura em que o Brutal descobriu as lascas coloridas do carretel do Mister Jingles, o que aconteceu dois meses mais tarde, e no menti quanto a isso. No entanto, nunca chegou a tomar posse do gabinete com a ventoinha ao canto; t@o-pouco teve ao seu dispor um grupo de doentes loucos, com quem pudesse fazer o que muito bem lhe apetecesse. Mas imagino que, no m@nimo dos m@nimos conseguiu ter um quarto s@ para si.

Ao fim e ao cabo o homem sempre tinha alguns conhecimentos.

O Wharton encontrava-se deitado de lado com as costas contra a parede da cela. Eu no conseguia avistar muita coisa nesse momento, para alom de uma grande quantidade de sangue a empapar o leno e a espalhar-se pelo cho de cimento; 375

todavia, o mêdico legista afirmou que o Percy tinha disparado como a Annie Oakleyi. Ao recordar-me da histêria do Dean sobre a maneira como o Percy lanêara o bastêo de nogueira contra o rato, nêo lhe acertando por um triz, nêo me senti muito surpreendido. Desta vez a distência a que o alvo se encontrava tinha sido muito menor, e ele estava imêvel. Um tiro nas virilhas, um nas entranhas, um no peito e três na cabeêa.

- O Brutal tossia e agitava as m@os, tentando dissipar a nuvem de fumo provocada pelos disparos. Eu pr@prio tamb@m tossia, apesar de s@ ent@o me aperceber disso. Fim da linha disse o Brutal. A sua voz era calma, embora fosse imposs@vel
- Fim da linha disse o Brutal. A sua voz era calma, embora fosse imposs**v**ve ignorar a express**v**o de p**v**nico que se espelhava no seu olhar.
- Olhei para o corredor e vi o John Coffey sentado na beira da sua tarimba. Uma vez mais, entrela@ara os dedos entre os joelhos, mas tinha a cabe@a erguida e j@n@o apresentava quaisquer vest@gios do aspecto doentio que tivera antes. Acenou ligeiramente na minha direc@o, tendo-me eu surpreendido a mim mesmo tal como acontecera no dia em que lhe estendera a m@o ao retribuir-lhe aquela esp@cie de sauda@o.
- O que 🕯 que vamos fazer? perguntou o Harry numa voz titubeaste. Oh, meu

Deus, o que 🕯 que n🕏 vamos fazer?

- N�o podemos fazer nada - retorquiu o Brutal no mesmo timbre de voz muito calmo. - Estamos fritos. N�o ௰ verdade, Paul?

Entretanto, a minha mente come@ara a raciocinar a toda a velocidade. Olhei para o Harry e o Dean, que me fitavam como mi@dos assustados. Em seguida, olhei para o Percy, que continuava de p@ com os bra@os fl@cidos e o queixo desca@do. Por @ltimo, olhei para o meu velho amigo, o Brutus Howell. - N@o vamos ter muitos problemas - disse eu.

Finalmente, o Percy começou a tossir. Dobrou-se sobre si mesmo com as mços apoiadas nos joelhos, quase sem respiraçõo. O seu rosto começou a adquirir uma tonalidade avermelhada. Abria boca, com a intençõo de dizer aos outros que se mantivessem afastados, mas nço cheguei a ter oportunidade de falar. O Percy emitiu um som que era um cruzamento en

 $\sim$  Phoebe Anne Oakley Mozer, 1860-1926; conhecida atiradora norte-americana (N. da T.)

376

tre o coaxar de uma rê-gigante e um vêmito seco, abriu a boca e cuspiu uma nuvem negra formada por coisas rodopiastes. Era têo densa que durante alguns instantes nêo conseguimos destrinêar a sua cabeêa.

- Que Deus nos salve disse o Harry numa voz lacriinosa e enfraquecida. Em seguida, aquela coisa transformou-se num branco to radiante que se assemelhava ao sol de Janeiro a incidir sobre neve acabada de cair. Um momento mais tarde, a nuvem tinha-se dissipado. O Percy endireitou-se em movimentos lentos e voltou a exibir aquele olhar apotico. "
- Nos no vimos aquilo disse o Brutal. Pois no Paul?
- N�o. Eu n�o vi e tu tamb�m n�o. E tu, Harry, viste alguma coisa?
- N�o respondeu ele. Dean?
- Vi o quê? O Dean tirou os êculos do nariz e comeêou a limpar as lentes. Pensei que ele iria deixê-los cair das mêos, que nêo paravam de tremer, mas conseguiu impedir que isso acontecesse.
- "Vi o quê?", essa ê boa. ê o mêximo. Agora prestem atenêêo ao vosso chefe dos escuteiros, rapazes, e vejam lê se compreendem tudo ê primeira, dado que o tempo escasso. Trata-se de uma histêria deveras simples. Portanto, nêo compliquemos as coisas.

Contei tudo isto 🕻 Jan por volta das onze horas dessa manh 🖟 - a manh 🕻 seguinte, estive eu prestes a escrever, mas 🖟 claro que se tratava do mesmo dia. O mais longo de toda a aninha vida sem d vida alguma. Contei-lhe os acontecimentos nos mesmos moldes em que os descrevi aqui, terminando na maneira como o William Wharton tinha acabado os seus dias, estendido em cima da sua tarimba, com o

corpo perfurado pelo chumbo do revêlver do Percy Wetmore. Nêo, isso nêo corresponde exactamente ê verdade. Onde eu realmente terminei foi na substência que saiu da boca do Percy, os insectos ou o que quer que tenha sido. Era uma coisa difêcil de descrever, atê mesmo ê nossa mulher, mas, apesar disso, lê consegui.

377

Enquanto eu falava, ela trouxe-me uma caneca meio cheia de caf@ - inicialmente, as minhas m@os tremiam tanto que teria sido dif@cil agarrar numa caneca cheia, sem a entornar

logo em seguida. Quando terminei, os tremores tinham\_se acalmado um pouco, o que me levou a pensar que talvez fosse capaz de ingerir alguma comida - um ovo, talvez, ou mesmo um pouco de sopa.

- O que nos salvou foi o facto de n®o sermos obrigados a mentir, nenhum de n®s.
- Tiveram apenas de omitir algumas coisas comentou ela com um acenar de cabera. Na maior parte, coisas de somenos importência, tal como de que maneira fizeram sair

da pristo um assassino e como ele curou uma mulher to beira da morte, e como enlouqueceu o Percy Wetmore sto por ter... o que? Cuspido um purto de tumor cerebral pela garganta dele abaixo?

- No sei, Jan disse eu. So sei que se continuares a falar assim, das duas uma: ou acabaros por ser tu a comer esta sopa ou teros de a dar ao co.
- Desculpa. Mas tenho razĝo, nĝo 🖟 verdade?

- Sim - admiti. - Si que conseguimos safar-nos com... - Com o qui? Nio se lhe poderia chamar fuga. - Com a viagem ao campo. Nem sequer o Percy pode dizerlhes... nio teve conhecimento disso... se alguma vez conseguir recuperar. - Se conseguir recuperar - ecoou a Janice. - Que hipiteses hi de isso vir a

Sacudi a cabela, indicando que no fazia a mais pequena ideia. Mas isso no correspondia exactamente verdade. No me parecia que ele conseguisse vir a recuperar, pelo menos

em 1932, nem em 1942, nem to-pouco em 1952. Nisso eu estava absolutamente certo. O Percy Wetmore esteve internado no Briar Ridge ato o hospocio ter sido arrasado por um incondio em 1944. Haviam perecido no fogo dezassete dos doentes internados, embora o Percy no se encontrasse entre eles. Em silôncio e apotico - a palavra que aprendi para descrever o seu estado o catatônico - foi levado para fora por um dos gu~das antes de o fogo ter comeo ado a lavrar na ala onde se encontrava internado. Foi transferido para outro estabelecimento hospitalar - no me recordo do nome e calculo que, seja como for, isso no tenha interesse - tendo vindo a morrer em 1965. Tanto quanto me o dado saber, a oltima vez que falou

378

foi quando nos disse que poder $\hat{v}$ amos marcar o seu cart $\hat{v}$ o de ponto  $\hat{v}$  hora em que o turno terminaria... A menos que pertend $\hat{v}$ ssemos explicar por que motivo  $\hat{v}$  que ele teria largado o

servi@o mais cedo.

A ironia daquela situa��o foi nunca termos sido obrigados a dar grandes explica🗫 es. O Percy tinha enlouquecido e alvejara o William Wharton at 🕏 🕏 morte. Foi a vers**©**o que cont**©**mos, e cada palavra correspondeu **©** verdade. Quando o Anderson perguntou ao Brutal qual havia sido o comportamento do Percy antes do tiroteio e o Brutus respondeu com uma palavra - "Tranquilo" -, passei por um momento agonizante ao pensar que poderia desatar 🕏 gargalhadas. Porque na realidade isso era a verdade, o Percy tinha estado muito sossegado, uma vez que durante a maior parte do seu turno de trabalho tivera a boca tapada com fita adesiva, e apenas pudera articular um "huummm, huummm, huummm". O Curtis manteve o Percy no bloco at@ @s oito horas, e o Percy esteve calado que nem uma m@mia, embora a sua atitude metesse medo. Por essa altura j@ o Hal Moores tinha chegado v prisvo, mostrando uma expressvo soturna mas competente, pronto para voltar a assumir as rodeas da situaco. O Curtis Anderson no levantou qualquer objecçõo, soltando um suspiro de alêvio que nês, presentes na altura, quase consequimos ouvir. O homem envelhecido e assustado, completamente desnorteado, desaparecera; foi o director da penitenci@ria quem se aproximou do Percy, quem o agarrou pelos ombros com as suas mêos enormes e o sacudiu com todo

- Rapaz! - gritou ele para a express©o vazia do rosto do Percy.., um rosto que j© tinha come©ado a desfazer-se como se fosse de cera, pensei eu na altura. - Rapaz! Est©s a ouvir-me? Se ouves o que te digo, fala comigo! Quero saber o que aconteceu!

Da parte do Percy no houve qualquer reaco o, como o evidente. O Anderson pretendia falar com o director a sos, a fim de discutir a melhor maneira de tratar aquele assunto - ~ assunto deveras senso vel em termos poloticos - mas o Moores afastou-o pelo menos de momento, e puxou-me para a Milha. O John Coffey encontrava-se deitado sobre a tarimba, com o rosto voltado para a parede, as pernas chocantemente suspensas tal como era seu hobito. Dava a impresso de estar a dormir, o que provavelmente era verdade... mas o

certo 🛭 que ele nem sempre era o que aparentava ser, tal como j 🖨 hav 🛱 amos descoberto.

- Aquilo que aconteceu em minha casa teve alguma coisa a ver com o que se passou aqui, depois de vocês terem re\_ gressado? - perguntou o Moores em voz baixa. - Estou disposto a dar-vos toda a cobertura que me for possêvel, ainda que isso signifique perder o meu emprego, mas tenho de saber o que aconteceu. Abanei a cabeêa. Quando comecei a falar, tambêm mantive a voz baixa. Nesta altura jê por ali andavam cerca de uma dêzia de guardas bastante atarefados no extremo do corredor.

Um fotografava o Wharton na sua cela. O Curtis Anderson observava-o, pelo que, momentaneamente, o Brutal era o ©nico cuja aten©©o se concentrava em n©s dois.

- Não. Levêmos o John de volta para a sua cela, tal como podes ver, e tirêmos o Percy da cela do isolamento, onde o fechêmos para maior segurança. Pensei que ele devia estar furioso por o termos encerrado ali, mas não, limitou-se a pedir a arma e o bastêo. Não acrescentou mais nada, encaminhou-se apenas para o corredor. Entêo, quando se aproximou da cela do Wharton, sacou da arma e começou a disparar.
- Parece-te que o facto de ter estado fechado na cela do isolamento... teve algum efeito na sua mente?
- N∳o.
- Voc@s colocaram-no dentro do colete-de-for@as? N@o. N@o havia necessidade disso.
- Ele esteve tranquilo? N@o se debateu? N@o, n@o se debateu.
- Mesmo quando verificou que a vossa intenção era fechê-lo na cela do isolamento, ele nço se debateu e ficou sossegado.
- Foi exactamente isso que aconteceu. Senti uma sôbita vontade de dizer mais qualquer coisa... meter na boca do Percy uma ou duas frases, mas decidi ficar calado. Quanto mais simples melhor, sabia eu. Nôo houve nenhuma complicaôôo: ele limitou-se a ir para um dos cantos e sentou-se.
- Nessa altura noo trocou qualquer palavra com o Wharton?
- N**@**o.
- Tambûm nûo falou no Coffey? Confirmei com ~ abanar de cabeûa. Teria o Percy planeado qualquer coisa contra o Wharton? Achas que teria qualquer agravo contra o homem?

## 380

- \_ @ poss@vel respondi, baixando ainda mais o tom de voz. \_ O Percy era muito descuidado em rela@o aos s@tios por onde caminhava, Hal. Houve uma ocasi@o em que o ~,arton estendeu as m@os e o agarrou contra as barras da cela, tendo-o maltratado um pouco. Fiz uma pausa. Pode-se mesmo dizer que n@o o tratou com muita suavidade.
- E nada mais? Apenas... "noo o tratou com muita suavidade"?Sim, mas mesmo assim a situação noo foi muito agradêvel para o Percy. O Wharton disse qualquer coisa em como preferiria comer o Percy em vez da irmê deste.
- Hum... fez o Moores, olhando de esguelha para o John Coffey, como se sentisse necessidade de se certificar constantemente de que este era uma pessoa, e no fruto da sua imaginação. Isso no explica o que lhe aconteceu, mas ato certo ponto justifica, porque foi contra o Wharton que ele se voltou, e no contra o Coffey ou um dos teus homens. E, falando dos teus homens, Paul, sero que eles contarão a mesma historia?
- Sim asseverei. E voo contar disse eu O Jan, comeOando a comer a sopa que ela trouxera para a mesa. Certificar-me-ei de que assim seja.
- Mas © ineg©vel que mentiste retorquiu ela. Mentiste ao Hal. Ora bem, o que © que se esperaria da nossa mulher, n©o © verdade? Sempre © procura das nossas facetas mais fracas e encontrando sempre uma.
- Calculo que sim, se virmos o assunto por essa perspectiva. No entanto, n\vec{0}o lhe contei nada com que ambos n\vec{0}o possamos viver. Est\vec{0} tudo \vec{0}s claras, acho eu. Ao fim e ao cabo, ele nem sequer se encontrava presente. Estava em casa a tratar da mulher at\vec{0} que o Curtis lhe telefonou.
- Ele disse alguma coisa quanto ao estado de sa@de da Melinda?
- Nessa altura, no. No havia tempo, mas voltomos a falar quando o Brutal e eu nos preparovamos para sair. A Melinda no se recorda de grande coisa, mas sentese optima. Jo no esto na cama e anda por todo o lado. Jo fala das flores que vai plantar nos canteiros no ano que vem.

minha mulher ficou a olhar para mim durante algum tempo.

- O Hal sabe que se tratou de um milagre, Paul? perbuntou. Ele compreende isso?
- 381
- Sim. Todos nos compreendemos. Todos os que estivemos presentes.

- Parte de mim deseja poder ter estado le acrescentou a Janice. No entanto, a outra parte sente-se satisfeita por neo ter assistido. Se eu tivesse visto aquelas escamas a saerem dos olhos de Saul, na estrada para Damasco, provavelmente teria morrido de um ataque cardeaco.
- Noo contradisse eu, inclinando a tigela para meter na colher o que ainda restava da sopa -, o mais certo teria sido preparares-lhe uma sopa. Esta esto prima, minha querida,
- Ainda bem. Mas na realidade no era na sopa que ela pensava, nem em cozinhar nem to-pouco na converso de Saul na estrada para Damasco. A Janice olhava pela janela na direco das cumeeiras, com o queixo apoiado na palma da mo e os olhos to toldados como aqueles cumes costumavam estar nas manhos de Vero, nos dias em que fazia calor. Nas manhos de Vero como aquela em que as garotas dos Detterick haviam sido encontradas, pensei eu sem qualquer razo aparente. Perguntei a mim mesmo por que motivo que elas no teriam gritado. O assassino tinha-as magoado; havia sangue nos degraus e no cho do alpendre.

O assassino tinha-as magoado; havia sangue nos degraus e no ch**v**o do alpendre. Por conseguinte, porque **v** que elas n**v**o teriam come**v**ado a gritar?

- Pensas que foi o John Coffey quem matou esse homem, o Wharton, nvo verdade? - perquntou a Janice, desviando finalmente o olhar da janela. - Nvo estvs
- convencido de que foi um acidente ou algo semelhante; acreditas que ele se serviu do Percy Wetmore para aniquilar o Wharton.
- Sim concordei. Porquᢆ@?
- N�o sei.
- Conta-me outra vez o que sucedeu quando tiraste o John Coffey da Milha, de acordo? S $\pmb{\emptyset}$  essa parte.

Acedi ao seu pedido. Descrevi-lhe como v que o bravo magro que saiu disparado por entre as barras de ferro, para pousar no bveepe do John, me dera a impressvo de ser uma serpente - daquelas de vgua de que todos tvanhamos medo quando vramos mivos e vamos nadar para o rio - e a forma como o Coffey dissera que o Wharton era um homem mau.

Falei quase num murm@rio.

- E o Wharton disse o quê? - A minha mulher voltara a

olhar atrav@s da janela, embora estivesse a prestar-me aten-

\$\mathbb{C}\$o: O Wharton disse: "\$\mathbb{C}\$ verdade, negro, t\$\mathbb{C}\$o mau quanto possas imaginar."
E foi tudo?

- Sim. Tive a sensação de que estava prestes a acontecer qualquer coisa, mas tal não sucedeu. O Brutal tirou a mão do Wharton do bração do John, e mandou-o deitar-se. Ele tinha-se levantado da tarimba. Acrescentou qualquer coisa acerca de como os negros deveriam ter a sua prêpria cadeira elêctrica, e mais nada. E nês continuêmos o que estêvamos a fazer.
- O John Coffey chamou-lhe um homem mau.
- Sim. Tambûm jû tinha dito o mesmo numa ocasiûo, referindo-se ao Percy. Talvez o tenha dito mais de uma vez. Nûo consigo recordar-me com exactidûo quando û que isso foi, mas sei que o disse.
- !, No entanto, o Wharton nunca fizera nada ao John Coffey, pois no Quero dizer, tal como fez ao Percy.
- Noo. A localização das celas dos dois... A do Wharton ficava prôximo da secretôria do corredor, de um lado, enquanto a do John se situava bastante mais abaixo, no lado oposto. Mal conseguiam ver-se.
- Descreve-me outra vez o aspecto do John Coffey quando o Wharton lhe agarrou no bra@o.
- Janice, esta conversa n $\hat{\mathbf{v}}$ o est $\hat{\mathbf{v}}$  a levar-nos a lado nenhum disse eu  $\hat{\mathbf{v}}$  minha mulher.
- Talvez noo, mas por outro lado o possovel que sim. Descreve-me outra vez qual era o aspecto dele.
- Acho que posso dizer que ficou chocado repliquei depois de suspirar. Ficou ofegante. Tal como aconteceria se tu estivesses estendida na praia ao sol, e eu me aproximasse sorrateiramente e deitasse egua fria nas tuas costas. Ou como se tivesse sido esbofeteado.
- Bem com certeza retorquiu a Janice. O facto de ter sido agarrado dessa maneira, sem estar a contar com isso, sobressaltou-o, despertou-o por alguns

seaundos.

- Sim concordei, para logo depois me contradizer. N�o.
- Em que **Q** que ficamos? Sim ou n**Q**o?
- -No. No se pode dizer que tenha ficado sobressaltado foi mais como quando ele quis que eu fosse sua cela, ~ poder curar a minha infecêso. Ou como quando me pediu 383

para lhe entregar o rato. Ele sentiu-se surpreendido, mas no por alguôm lhe ter tocado inesperadamente... no foi isso exactamente o que sucedeu... oh, bolas. Jan, no sei.

- De acordo, ponhamos o assunto de parte disse ela. \_ Mas n\overline{0}o sou capaz de imaginar o que \overline{0} que teria levado o John a fazer isso. N\overline{0}o se pode dizer que ele seja, por natureza, um homem violento. O que nos leva a outra quest\overline{0}o. paul: como \overline{0} que poder\overline{0}s execut\overline{0}-lo se tiveres raz\overline{0}o quanto \overline{0} morte das garotas? Como \overline{0} que ter\overline{0}s coragem de o sentar na cadeira el\overline{0}ctrica se foi outra pessoa que... Agitei-me na cadeira, sentindo um certo mal-estar. O meu cotovelo bateu na tigela e esta tombou para o ch\overline{0}o, onde se estilha\overline{0}ou. Tivera uma ideia. Naquela fase, era mais uma in tui\overline{0}o do que um pensamento l\overline{0}gico e n\overline{0}o deixava de ter uma certa eleg\overline{0}ncia sombria.
- Paul? perguntou a Janice, alarmada. O que 🛭 que se passa?
- Ainda n@o sei respondi. N@o tenho a certeza de nada, mas, se poss@vel, tenciono vir a ter.

4

O rescaldo do tiroteio transformou-se num circo de três arenas, com o governador numa delas, a penitenciêria na outra, e o pobre Percy Wetmore, com o juêzo avariado, na terceira. E quem era o apresentador do circo? Pois bem, os diversos cavalheiros da imprensa ocuparam-se dessa funêro, ê vez. Nêo eram têo maus como os seus colegas de hoje - nêo se permitiam comportar-se de forma têo mê - mas atê mesmo nessa êpoca, antes do advento dos grandes apresentadores da televisêo, eram capazes de galopar bastante bem, sempre que sentiam realmente o freio nos dentes. Foi isso que aconteceu naquela ocasiêo e, enquanto durou, o espectêculo foi bastante bom.

No entanto, at@ mesmo o circo mais animado, aquele com as aberra@es mais aterradoras, com os palha@os mais divertidos ou os animais mais selvagens, @ for@ado a abandonar a cidade. Este desmontou a tenda depois da comiss@o de inqu@rito, que parece muito especial e assustadora, mas que na realidade veio a provar ser bastante inofensiva e negligente. Sem d@vida que noutras circunst@ncias o governador teria exigido 384

a cabe®a de algu®m numa bandeja, mas n®o daquela vez. O seu sobrinho por afinidade - do mesmo sangue da mulher - ficara desarranjado do ju∳zo e decidira matar um homem. Havia pois um assassino - do mal o menos, podia-se dar graĝas a Deus por isso - mas tal neo invalidava o facto de o Percy ter abatido um homem quando este se encontrava a dormir na cela, o que n $\hat{\mathbf{g}}$ o era um gesto muito bonito. Quando se acrescentava o facto de o jovem em questo ter continuado to demente como uma cadela com cio, poderia compreender-se a raz $\hat{\mathbf{e}}$ o por que o governador desejava p@r uma pedra sobre aquele assunto, o mais rapidamente poss@vel. A nossa jornada at@ casa do director Moores, na pequena camioneta do Harry Terwilliger, nunca chegou a vir ♥ baila. O facto de o Percy ter sido metido no colete-de-for@as e encarcerado na cela do isolamento, durante o per@odo de tempo em que estivemos ausentes, tamb@m nunca veio a lume. O pormenor de o William Wharton estar drogado at@ @ inconsci@ncia, na altura em que o Percy o abateu, tambûm nunca chegou a ser mencionado. E porque haveria de ser? As autoridades n®o tinham a mais pequena suspeita da exist®ncia de qualquer coisa no organismo do Wharton, para alûm de meia dûzia de balûzios. O mûdico legista procedeu Ø extrac��o destas, o cangalheiro instalou-o dentro de um caix�o de pinho, e aquele foi o fim de um homem que tinha uma tatuagem num antebraço onde se lia "Billy the Kid". Poder-se-ia dizer: "Que bons ventos o levem!" No computo geral, aquela confuso durou cerca de duas semanas. Durante esse per@odo, eu nem me atrevi a dar um peido quanto mais tirar um dia de licen@a para poder investigar a ideia que me ocorrera € mesa da minha cozinha, na manh€

seguinte a toda aquela confus\( \hat{0} \)o. Tinha a certeza de que o circo j\( \hat{0} \hat havia abandonado a cidade quando fui trabalhar um dia antes da segunda quinzena de Novembro - parece-me que foi a doze mas n\( \hat{0} \)o estou muito seguro quanto a essa data. Foi nesse dia que encontrei a folha de papel, que tanto receava, sobre a minha secret\( \hat{0} \)ria: a ordem de execu\( \hat{0} \)o do John Coffey. Fora o Curtis Anderson quem a tinha assinado, e n\( \hat{0} \)o o Hal Moores, mas, como \( \hat{0} \) evidente, isso n\( \hat{0} \)o a tornava menos oficial, e devia ter passado pelas m\( \hat{0} \)os do Hal antes de me ser entregue. Eu imaginava-o sentado \( \hat{0} \) sua secret\( \hat{0} \)ria nos servi\( \hat{0} \)os administrativos, com aquela folha de papel na m\( \hat{0} \)o, a pensar na mulher, a qual se transformara na \( \hat{0} \)ltima das sete

maravilhas para os mêdicos do Hospital Geral de Indianola, A Melinda jê tinha recebido os documentos relativos ê sua prêpria execuêro das mêos desses mesmos mêdicos; todavia, o John Coffey tinha-os rasgado. Mas agora, ironicamente chegara a vez do prêprio John Coffey percorrer a Milha Verde, e quem de entre nês poderia impedir que isso viesse a acontecer?

A data inscrita na senten©a de morte era o dia 20 de Novembro. Tr©s dias depois de eu a ter recebido - estou em crer que foi no dia 15 - pedi © Janice que telefonasse a informar que eu me encontrava doente. Uma caneca de caf© mais tarde, rolava .eu pela estrada que seguia para norte, ao volante do meu Ford com a suspens©o em mau estado, mas que nos outros pormenores era de toda a confian©a. A Janice despedira-se de mim com um beijo, desejando-me boa sorte; eu tinha-lhe agradecido, embora j© n©o formasse uma ideia clara daquilo que poderia ser considerado boa sorte - descobrir ou n©o o que me propusera encontrar. Tudo o que eu sabia era que n©o me apetecia muito cantar enquanto conduzia. Sobretudo naquele dia.

Por volta das três dessa mesma tarde, jê eu me encontrava em terras montanhosas. Cheguei ao tribunal de Purdom exactamente antes do encerramento das suas portas, examinei alguns registos, e depois recebia visita do xerife, que entretanto fora informado pelo funcionêrio do tribunal de que havia um estranho a bisbilhotar os segredos locais. O xerife Catlet pretendia saber o que ê que eu pensava que estava a fazer. Eu expliquei-lhe. O Catlet pensou no assunto por alguns momentos e entêo disse-me uma coisa interessante. Disse que negaria ter dito uma sê palavra se eu repetisse alguma coisa a alguêm. Nêo foi uma informação conclusiva, mas sem dêvida era alguma coisa. Durante todo o caminho atê casa fui a pensar naquilo; naquela noite tive muito em que pensar, e as preciosas horas de sono no meu lado da cama foram bastante escassas.

Na manh@ seguinte, levantei-me ainda o Sol n@o passava de uma amea@a a oriente, e fui de carro at@ ao munic@pio de Trapingus. Passei ao largo do Homer Cribus, aquela enorme saca de entranhas e fluidos preferindo falar com o assistente do xerife, o Rob McGee. O McGee n@o quis ouvir o que eu lhe dizia. Com toda a veem@ncia, o homem deu-me a entender que n@o queria ouvir o que eu tinha para lhe dizer. A certa

386

altura fiquei quase com a certeza de que ele me esmurraria em cheio na boca, para que pudesse parar de me ouvir, mas no fim acabou por concordar em ir atê casa do Klaus Detterick a fim de lhe fazer umas perguntas. Na minha opiniêo, fêlo para ter a certeza de que nêo seria eu a tomar aquela iniciativa.

- Ele se tem trinta e nove anos, mas parece um velho - comentou o McGee -, e neo precisa que um guarda de priseo armado em checo esperto e em detective o venha arreliar, agora que algum do desgosto que sofreu je começou a abrandar. Você vai deixar-se ficar aqui, na cidade. Neo o quero ver distência de um grito da quinta dos Detterick, mas quero ter a certeza de que poderei encontrê-lo quando acabar de conversar com o Klaus. Se por acaso começar a sentir-se desassossegado, ve ate ao restaurante e coma uma fatia de parte de maçê. Isso he-de acalmê-lo. - Acabei por comer duas fatias e o resultado foi sentir o estêmago bastante pesado.

Quando o McGee chegou ao restaurante e se sentou ao balc©o junto de mim, tentei ler alguma coisa na sua express©o, mas n©o consegui.

- Ent@o?... perguntei.
- Venha comigo ato minha casa. O melhor falarmos lo replicou ele. Este lugar O demasiado poblico para o meu gosto.

Encet@mos a nossa conversa no alpendre da casa do Rob McGee. Ambos est@vamos bem agasalhados, embora sent@ssemos frio, mas acontece que Mrs. McGee n@o permitia que se fumasse em parte alguma no interior da casa. Era uma mulher muito progressiva para a sua @poca. O McGee falou durante algum tempo com a atitude de um homem a quem n@o agradava nada o que ouvia da sua pr@pria boca.

- Você compreende que isto nêo vem provar absolutamente nada nêo ê verdade? perguntou ele quando jê me dissera quase tudo o que tivera a dizer. Na sua voz adivinhava-se uma certa beligerência, e enquanto falava espetou o cigarro enrolado ê mêo na minha direcêo com agressividade, apesar de o seu rosto deixar transparecer nêusea. Nem todas as provas apresentadas num tribunal sêo aquilo que se ouve e vê, ambos sabêamos isso. Fiquei com a sensaêo de que aquela fora a ênica vez em toda a sua vida que o assistente de xerife, McGee, desejara ser têo imbecil quanto o seu prêprio chefe.
- 387
- Eu sei repliquei.
- E se est@ a pensar em conseguir arranjar-lhe um novo julgamento, s@ com base nesta @nica coisa, @ melhor reconsiderar, senor. O John Coffey @ um negro e no munic@pio de Trapingus n@s somos muito esquisitos quanto a concedermos novos julgamentos @ gente de ra@a negra.
- Tamb@m estou a par desse aspecto.
- Por conseguinte, o que **©** que tenciona fazer? Lancei o meu cigarro para a rua por cima do corrim**©**o do alpendre. Em seguida, levantei-me da cadeira. Era um longo percurso de regresso a casa, e quanto mais cedo eu partisse, mais cedo chegaria ao fim da minha viagem.
- Quem me dera saber, assistente McGee retorqui -, mas o certo v que nvo sei. A vnica coisa de que tenho a certeza esta noite v que a segunda fatia de tarde foi um erro.
- Deixe-me dizer-lhe uma coisa, seu viva@o... Continuava a expressar-se num tom de beliger@ncia. N@o me parece que, em primeiro lugar, voc@ devesse ter aberto a caixa de Pandora.
- No fui eu quem a abriu redargui, e iniciei a viagem de regresso a casa. Quando cheguei jo era tarde passava da meia-noite. Contudo, a minha mulher esperava por mim a po. Tinha desconfiado de que ela o faria, mas mesmo assim o facto de a ver a po fez-me bem ao coracio, assim como os seus bracos volta do meu pescoco, o corpo suave e firme contra o meu.
- Ol@, forasteiro saudou ela, tocando-me nas partes baixas. N@o h@ nada de errado com este fulano, pois n@o? Est@ t@o saud@vel quanto poss@vel.
- Sim, minha senhora respondi-lhe, erguendo-a nos meus braços. Levei-a para o quarto e fizemos amor, to doce como o açõcar, e quando eu estava prestes a atingir o meu
- cl@max, esse sentimento delicioso de @lgo que me abandonava e que eu deixava ir, pensei nos olhos infinitamente lacrimejantes do John Coffey. E na Melinda Moores a dizer: Sonhei que andavas perdido na escurid@o, tal como eu.
- Continuando estendido em cima da minha mulher, com os braĝos dela em redor do meu pescoĝo e com as nossas coxas entrelaĝadas, comecei a chorar.
- Paul! exclamou ela, chocada e assustada. No me parece que tenha visto logrimas nos meus olhos em mais do que meia dozia de ocasio ao longo de todo o nosso casa 388

mento. Nunca fui, em circunst@ncias normais, um homem dado a grandes choros. - Paul, o que @ que se passa?

. Jû sei tudo o que havia a saber - repliquei por entre as lûgrimas. - Se queres saber a verdade, sei de mais. Devo electrocutar o John Coffey em menos de uma semana, embora tenha sido o William Wharton quem assassinou as garotas dos Detterick. Foi o Bill Selvagem.

No dia seguinte, o mesmo grupo de guardas prisionais que havia almovado na minha cozinha, depois da execução do Delacroix que to mal tinha corrido, voltou a almovar em minha casa. Desta vez encontrava-se presente um quinto no nosso conselho de guerra: a minha mulher. Foi ela quem me convenceu a contar aos outros; o meu primeiro impulso tinha sido no lhes dizer nada. No era jo suficientemente mau, perguntei o Janice, no sabermos?

- No estos a pensar com clareza respondera-me ela. Provavelmente, porque continuas bastante perturbado. Eles jo tom conhecimento do aspecto mais grave: que o John Coffey foi acusado de um crime que no cometeu. Pelo menos, este esclarecimento serviro para melhorar um pouco a situacio.
- Eu no estava bem seguro disso; no entanto, cedi. Esperava uma grande agitaço quando contasse ao Brutal, ao Harry e ao Dean aquilo que descobrira (no podia provo-lo, mas tinha a certeza); porom, inicialmente fez-se apenas um silôncio, durante o qual todos estiveram pensativos. Pouco depois, servindo-se de um dos poezinhos feitos pela Janice, e comeo ando a barro-lo com uma ultrajante quantidade de manteiga, o Dean tomou a palavra.
- Achas que o John o viu a cometer o crime? Que viu o Wharton a deixar cair as garotas, se calhar at@ a viol@-las? Calculo que, se ele tivesse presenciado isso, teria tentado impedi-lo respondi. Quanto a ter visto o Wharton, suponho que isso seja poss@vel, talvez quando ele come@ou a fugir.., Mas se foi esse o caso, mais tarde acabou por se esquecer.
- Claro aquiesceu o Dean. Ele 🕲 um homem muito especial, mas esse factor nuo o torna particularmente inteligen~. Su veio a descobrir que tinha sido o Wharton, quando este estendeu o brauo por entre as barras da sua cela para lhe tocar.
- 389
- O Brutal concordou com um acenar de cabe**@**a.
- Foi por isso que o John se mostrou to surpreendido", to chocado. Recordam-se da forma como os seus olhos se arregalaram?
- Ele serviu-se do Percy para abater o Wharton intervim com um acenar de cabela -, como se este fosse uma arma, como disse a Janice, e foi isso que neo lhe saiu da cabela. Por que motivo que o John Coffey havia de querer matar o Bill Selvagem? O Percy, sim... foi ele quem espezinhou o rato do Delacroix mesmo nossa frente, foi o Percy quem queimou o Delacroix ainda em vida, como o John sabia, mas o Wharton? Este causou problemas a todos nes, de uma maneira ou de outra, mas nunca se meteu pessoalmente com o John. Tanto quanto sei, disse-lhe uma dezena de palavras durante o tempo em que estiveram na Milha, e metade delas foram ditas nessa eltima noite. Porque ele haveria de querer fazer uma coisa dessas? Era oriundo do municepio de Purdom e nessa regie o os brancos neo de pela presenca de um negro, a menos que este, por mero acaso, aparela na rua deles. Portanto, o que que o levou a fazer aquilo? O que que ele poderia ter sentido ou visto de teo grave quando o Wharton lhe tocou que guardou em si o veneno que extraiu do corpo da Melinda?
- E quase se matou devido a essa atitude atalhou o Brutal.
- verdade. As gomeas Detterick foram a Onica justificaco que me ocorreu para explicar o seu acto. Disse a mim mesmo que essa ideia era um autontico disparate, uma coinci
- dência demasiado grande, que era impossêvel. Mas foi entêo que me recordei de algo que o Curtis Anderson tinha escrito no primeiro memorando que recebi sobre o Wharton... Que este era completamente louco, e que tinha vagueado por todo o estado antes do assalto em que matou toda aquela gente. "Tinha vagueado por todo o estado." Isso ficou-me gravado na mente. Alêm do mais, havia ainda a maneira como ele tentara sufocar o Dean quando chegou ao bloco. Foi isso que me levou a pensar no...
- No crown completou o Dean. Esfregava o pescoro na regiro onde o Wharton tinha enrolado a corrente. No me parece que ele tivesse conscirncia do que estava a fazer.

A forma como o pescoĝo do cĝo foi fracturado.

- Seja como for, decidi ir at@ ao munic@pio de Purdom
- examinar os registos do tribunal referentes ao Wharton... Tudo o que tênhamos aqui eram os relatêrios sobre os assassênios que o trouxeram para a Milha Verde. Por outras palavras,
- fim da sua carreira criminal. O que eu desejava era o princ@-
- pio de muitos problemas? perguntou o Brutal.
- Efectivamente. Vandalismo e pequenos furtos; lançou fogo a montes de feno e atê o furto de um explosivo... Ele e um amigo roubaram uma barra de dinamite e fizeram-na explodir na margem de um riacho. Não hê dêvida de que ele começou cedo, apenas com dez anos de idade; contudo, o que eu queria saber nêo se

encontrava nessa documenta no contrava nessa de contrava ne contra

- ♥ claro que n♥o corroborou o Harry. Porque ♥ que ele se haveria de ter lembrado desse caso? Ao fim e ao cabo, acabou por ser resolvido.
- Eu disse-lhe que calculava que no faria qualquer sentido ir atros dessa ideia, uma vez que no existia nada a esse respeito no cadastro do Wharton. Quero dizer, havia muita coisa nos registos, mas nada que se relacionasse com esse gonero de coisa. Ento o xerife... Catlet, como ele se chama... riu-se e disse que nem toda a gente era to mo ros como o "Bill" Wharton e que tudo o que ele fizera estava registado na documentación do tribunal. Perguntou-me que interesse que isso poderia ter agora? Ele estava morto, no era? "Justifiquei-me, dizendo-lhe que procedia quelas investigación apenas com o proposito -de satisfazer a minha curiosidade e nada mais, e isso descontraiu-o um pouco. Levou-me para o seu gabinete, convidou-me a sentar, ofereceu-me uma caneca de cafo e um donut, e contou-me que havia dezasseis meses, quando o Wharton acabara de fazer os dezoito anos, fora apanhado por um homem a oeste do condado no celeiro com a filha. No se tratou exactamente de um caso de violación; o tipo descreveu o acontecimento ao Catlet como 390

391

- "n $\widehat{\boldsymbol{v}}$ o muito mais do que um dedo enfiado na coisa". Descul pa a vulgaridade, querida.
- N@o tem import@ncia disse Janice. No entanto, tinhas faces empalidecidas.
- Que idade tinha a rapariga? inquiriu o Brutal. Nove anos respondi. Ele retraiu-se.
- O pr@prio homem poderia ter-se encarregado do Whar ton, se tivesse irm@os mais velhos ou primos que lhe dessem uma ajuda, mas no era esse o caso. Por isso, decidiu ir falar com o Catlet e deixou bem claro que se pretendia que o Wharton fosse advertido. Ninguêm deseja que um assunto de uma natureza têo desagrad@vel como aquela viesse a ser do dom@nio p@blico. Seja como for, h@ muito que o xerife Catlet tratava das travessuras do Wharton... Mandara-o para uma institui@o correccional durante mais ou menos oito meses quando tinha quinze anos... e decidira que aquilo j🎙 estava a passar das marcas. Reuniu tr🕏s assistentes, foram at@ casa do Wharton, afastaram Mrs. Wharton quando esta come®ou a choramingar e a lamentar-se, e disseram ao William Billy "the Kid" Wharton o que costumava acontecer aos matul@es desastrados, com borbulhas na cara, que tinham por hôbito subir atô ao sôtôo com feno dos celeiros com rapariguinhas que ainda nĝo tinham idade suficiente para terem ouvido falar das suas regras mensais, quanto mais terem idade para ser menstruadas. "Demos um bom aviso a esse pequeno arruaceiro", disse-me o Catlet. "Advertimo-lo at@ ele ter come@ado a sangrar da cabe@a, deslocado uma omoplata e ficado com o traseiro quase em carne viva."

Embora houvesse tentado conter-se, o Brutal desatou 🕏 gargalhadas.

- Isso ♥ mesmo t♥pico do munic♥pio de Purdom disse ele. Sem tirar nem p♥r.
- Foi mais ou menos três meses depois disso que @ Wharton deu inêcio @s suas escapadelas violentas que culminaram no assalto acrescentei. Nisso e nos assass@nios que o trouxeram at@ n@s.
- Portanto, isso significa que ele jû se tinha metido com uma menor, pelo menos numa ocasiĝo interveio o Harry. Tirou os ©culos do nariz, lanĝou bafo para as lentes e come' ©ou a limp@-las. De muito menor idade. Mas uma vez n©o pode ser considerado um padr©o de comportamento, n©o © verdade?

Um homem no se limita a fazer uma coisa dessas apenas numa ocasio - atalhou a minha mulher, cerrando os lobios com tanta foro que dava a impresso que estes lhe tinham desaparecido do rosto.

Em seguida, descrevi-lhes a minha visita ao municûpio de Trapingus. Eu fora

bastante mais franco com o Rob McGee... Com efeito,. n@o me restara alternativa. At© hoje n©o fa©o a m@nima ideia da esp@cie de hist@ria que ele magicou para contar a Mister Detterick, mas a realidade 🛭 que o McGee que se sentou ao meu lado ao balco do restaurante parecia ter envelhecido uns sete anos. Em meados de Maio, aproximadamente um m@s antes do assalto e dos homic@dios que puseram cobro 🗣 curta carreira criminal do Wharton, o Klaus Detterick pintou o celeiro (e, diga-se a t**û**tulo de curiosidade, tamb**û**m a casota do Bowser, que lhe ficava adjacente). N�o quisera que o filho trepasse para os andaimes e, em qualquer dos casos, o rapaz frequentava a escola nessa altura, pelo que decidiu contratar um sujeito que lhe fizesse esse trabalho. Um fulano simp@tico. Muito sossegado. A tarefa levara trûs dias a completar. Nûo, o sujeito nûo pernoitara na casa, o Detterick noo era irresponsovel ao ponto de acreditar que um sujeito simp@tico e sossegado significasse ser de confian@a, especialmente nesses tempos em que havia tanta escumalha desempregada a vaguear por todas as estradas do estado. Um homem que tivesse fam@lia deveria ter todos os cuidados. Em qualquer dos casos, o homem n�o necessitara de alojamento; disse ao Detterick que alugara um quarto na cidade, no estabelecimento da Eva Price. De facto, havia uma senhora de nome Eva Price em Tefton, e efectivamente ela alugava quartos; contudo, nesse mûs de Maio nûo teve um hûspede que se ajustasse û descriûûo que o Detterick fez do homem que contratara; em sua casa encontravam-se alojados apenas os indivêduos habituais de chapêus moles e fatos aos quadrados, acompanhados das suas malas de amostras... por outras palavras, os caixeirosviajantes. O McGee p@de contar-me isso porque fora at@ casa de Mrs. Price ao voltar da quinta do Detterick, a fim de confirmar o que~este lhe dissera, o que mostra at@ que ponto @ que ficara perturbado.

- Ainda assim acrescentou ele -, no existe qualquer lei que impera um homem de dormir ao relento no bosque, Mister Edgecombe. Eu proprio jo fiz isso numa ou duas ocasioes.
- 393
- O homem contratado no tinha pernoitado em casa dos Detterick, embora houvesse jantado duas vezes com a famolia. Teria tido oportunidade de conhecer o Howie e as duas
- garotas, a Cora e a Kathe. Teria tido ocasiĝo de ouvir as suas tagarelices, o quanto ambas se sentiam ansiosas pela chegada do Verĝo, porque caso se portassem bem e as noites estivessem quentes, a mĝe por vezes deixava-as dormir no alpendre onde poderiam fingir que eram mulheres dos colonizadores a atravessar as grandes planĝcies em carroĝas Conestoga,
- Eu estou a imagin@-lo sentado @ mesa, a comer galinha assada com o p@o de centeio feito por Mistress Detterick, ouvindo atentamente com os seus olhos de lobo bem velados,
- acenando com a cabe $\hat{\mathbf{v}}$ a e sorrindo um pouco, enquanto ia armazenando todas aquelas informa $\hat{\mathbf{v}}\hat{\mathbf{v}}$ es.
- Essa descriçõo não se ajusta nada ao homem selvêtico de que me falaste, quando ele chegou ê Milha, Paul interveio a Janice com uma expressão de dêvida. Nem um pouco.
- Est® a dizer isso porque n®o teve oportunidade de o ver no hospital de Indianola, minha senhora atalhou o Harry. Ali de p® com a boca aberta e o traseiro a ver-se pela abertura da bata do hospital. Permitindo que o vest®ssemos. Pens®mos que ou ele estava drogrado ou era apatetado. N®o ®verdade, Dean?

Este acenou afirmativamente.

- No dia em que acabou de pintar o celeiro e deixou a quinta, um homem com o rosto coberto por um lenĝo assaltou os escritêrios dos Transportes Hampey, situados em Jarvis continuei. Conseguiu fugir com setenta dêlares. Tambêm se apoderou de um dêlar de prata de mil oitocentos e noventa e dois, que a empresa de transportes guardava como uma espêcie de amuleto da sorte. Esse dêlar de prata foi encontrado na posse do Wharton quando ele foi capturado, e Jarvis fica apenas a quarenta e oito quilêmetros de Teflon.
- Por conseguinte, este assaltante... este homem selv@tico... achas que ele esteve tr@s dias na quinta do Klaus Deste@ rick para o ajudar a pintar o celeiro disse a minha mulher. -

Jantou na companhia da fam@lia e disse "por favor, passem-me as ervilhas", como

qualquer pessoa normal.

- O mais assustador nos homens da laia dele € a maneira de ser absolutamente imprevis€vel comentou o Brutal.
- poss@vel que ele tivesse planeado atacar a casa dos Detterick para os chacinar, e depois mudar de ideias, porque uma nuvem ocultou o Sol na altura inoportuna, ou algo de semelhante. Talvez pretendesse apenas manter-se um pouco fora das vistas. Contudo, o mais plaus@vel seria ele j@ ter as duas garotas debaixo de olho e tencionar regressar @ quinta. N@o te parece que tenha sido assim, Paul?

Acenei que sim. Claro que era essa a minha opiniço. - E temos ainda o nome com que ele se identificou perante o Detterick.

- De que nome € que est€s a falar? - pergumtou a Janice. ,\_.-- Willy Bonney. Bonney?... N©o estou a...

Era o nome verdadeiro do Billy the Kid.

- Oh! Os olhos dela arregalaram-se ao ouvir aquilo. Oh! Portanto, isso quer dizer que poder@s salvar o John Coffey! Gra@as a Deus! S@ precisas de mostrar a Mister Detterick uma fotografia do William Wharton... Isso deve ser o suficiente...
- O Brutal e eu troc@mos um olhar constrangido. O Dean mostrava uma express@o um tanto esperan@osa, mas o Harry n@o despregava o olhar das m@os que tinha no colo, como se, de repente, tivesse desenvolvido um enorm@ssimo fasc@nio pelas suas pr@prias unhas.
- O que 🕅 que se passa? perguntou a Janice. Porque 🖟 que est**©**o a olhar uns para os outros dessa maneira? Com certeza que esse homem, o McGee ter**©** de...
- O Rob McGee pareceu-me ser um homem de bem, e estou em crer que va um excelente polvcia disse eu. No entanto, nvo tem qualquer peso no municipio de Trapingus. Quem detve o poder por aquelas paragens o xerife Cribus, e o dia em que ele decidir reabrir o caso do Detterick com base naquilo que eu descobri servo o dia em que comevarvo a nevar no inferno.
- Mas... se o Wharton esteve l♥... se o Detterick tem possibilidades de o identificar por uma fotografia, e se eles souberem que ele esteve presente...
- O facto de ele poder le ter estado em Maio neo significa, necessariamente, que tenha regressado em Junho para matar as duas garotinhas argumentou o Brutal. Falava num timbre de voz baixo e suave, tal como quando se costuma anunciar a morte de um familiar. Por um lado, temos esse 395

394

fulano que ajudou o Klaus Detterick a pintar o celeiro e que depois se foi embora. Veio a descobrir-se que andava a cometer crimes por tudo quanto era lugar. Todavia, no existe nada contra o homem que durante os tros dias, em Maio, andou pelos arrabaldes de Tefton. Por outro lado, temos esse negro enorme, de facto, esse negro gigantesco que foi encontrado na margem do rio, tendo nos bracos duas meninas mortas completamente nuas. Brutus abanou a cabela.

- O Paul tem toda a raz©o, Jan. O McGee poder© ter as suas d©vidas, mas o que ele pensa n©o © importante. O Cribus © o ©nico com poderes para reabrir o caso, mas n©o deseja

interferir com aquilo que estê convencido ter sido um fim feliz... "Foi um negro", pensarê ele, "e nêo, seja como for, um dos nossos. Esplêndido. Irei atê Cold Mountain, como um bom bife acompanhado de uma bela cerveja ê pressêo num restaurante qualquer, depois vejo-o ser frito e serê o fim de todo este assunto."

A Janice ouviu tudo aquilo com uma express**©**o de horror crescente espelhada no rosto, e voltou-se para mim.

- Mas o McGee acredita no que tu descobriste, no verdade, Paul? Eu vi isso no teu rosto. O assistente do xerife, o McGee, sabe que prendeu o homem errado. No estaro ele disposto a fazer frente ao xerife?
- O que ele pode conseguir ao enfrentar o xerife 🛭 perder o emprego redargui.
- Sim, acredito que bem no fundo do seu cora��o ele sabe que os crimes foram cometidos

pelo William Wharton. Mas aquilo que diz a si prêprio ê que se mantiver a boca fechada e alinhar no jogo atê o Cribus se aposentar, ou este se empanturrar atê

© morte, © que ser© ele quem vir© a ocupar o seu lugar. E nessa altura as coisas ser©o diferentes. © isto o que ele repete a si mesmo todas as noites antes de conciliar o sono, imagino eu. E muito provavelmente, nisso n©o difere muito do Homer. Dir© a si mesmo: "Ao fim e ao cabo, o homem n©o passa de um negro. N©o se pode dizer que v©o electrocutar um branco por um crime que ele n©o cometeu."

- Nesse caso, tens de ir falar com eles insistiu a Janice de uma forma que me fez gelar o coraçõo, devido o profunda determinaçõo que adivinhei na sua voz. Vais ter de os por ao corrente daquilo que descobriste.
- E vamos dizer-lhes que descobrimos como, Jan? 396
- perguntouu o Brutal no mesmo timbre de voz. Achas que devemos descrever a maneira como o Wharton agarrou
- o John quando @amos a tir@-lo da pris@o para ele poder efectuar um milagre na mulher do director?
- No... claro que no, mas... Ela compreendeu ato que ponto o gelo estava fino naquela directo, e cometou a patinar numa outra. Nesse caso, serto obrigados a mentir continuou ela. Lanto u um olhar de desafio ao Brutal, depois fitou-me. O olhar dela era to quente, que quase seria capaz de queimar um buraco num jornal.
- Mentir repeti. Mentir acerca de qu@?
- Sobre o motivo que te levou a tomar a iniciativa de ires at@ ao munic@pio de Purdom e depois ao de Trapingus. Vai at@ l@ falar com esse xerife gordo, o Cribus, e diz-lhe que o Wharton te contou que tinha assassinado as g@meas Detterick. Diz-lhe que ele confessou. Por breves momentos, a Janice concentrou o seu olhar acalorado no Brutal. Tu podes confirmar o que ele disser, Brutus. Podes dizer que estavas presente quanto ele confessou e que ouviste tudo. Pois bem, provavelmente tamb@m o Percy testemunhou tudo, e talvez tenha sido precisamente isso que o fez perder as estribeiras. Alvejou o Wharton porque n@o foi capaz de suportar a ideia daquilo que este fizera @quelas crian@as. Afectoulhe a mente. Aconteceu que... O qu@? O que foi agora, em nome de Deus?
  N@o era s@ eu e o Brutal; o Harry e o Dean tamb@m a fitavam com uma esp@cie de horror.

Nunca dissemos nada desse g $\hat{\mathbf{e}}$ nero, minha senhora - declarou o Harry. Expressavase como se falasse a uma crian $\hat{\mathbf{e}}$ a. - A primeira pergunta que as pessoas fariam seria por

que motivo n $\hat{\mathbf{e}}$ o o t $\hat{\mathbf{e}}$ nhamos feito j $\hat{\mathbf{e}}$ .  $\hat{\mathbf{e}}$  nosso dever participar tudo o que os nossos beb $\hat{\mathbf{e}}$ s de cela dizem a respeito dos seus crimes anteriores. Dos seus e dos de outros prisioneiros.

- No que tivessemos acreditado nele atalhou o Brutal. Um homem como o Bill "Selvagem" Wharton capaz de mentir sobre tudo e mais alguma coisa, Jan. Sobre os crimes por ele cometidos, gente importante que conheceu, mulheres com quem foi para a cama, os jogos em que participou na escola secunderia, ate mesmo sobre o raio do tempo.
- Mas... mas... O semblante da Janice era de grande agonia. Aproximei-me dela, colocando o meu bra�o ♥ volta dos seus ombros mas ela afastou-o violentamente. Mas
- 397

ele esteve l\( \mathbb{g} \)! Foi ele quem pintou o maldito do celeiro da quinta! ELE JANTOU NA COMPANHIA DELES!

- Mais uma raz@o para chamar a si todo o cr@dito pelo crime interp@s o Brutal.
- Ao fim e ao cabo, que mal 🛭 que poderia advir da 🗗? Por que raz 🗘 o 🗘 que ele n 🗘 o se vangloriou? Afinal de contas, n 🗘 o se pode fritar um homem duas vezes.
- Deixem-me ver se estou a compreender correctamente esta situação. Nos sabemos que o John Coffey não so não matou essas garotas, como tambôm tentou salvar as suas vi
- das. O assistente do xerife, o McGee, no se encontra ao corrente de tudo isto, como o evidente; no entanto, no deixa de calcular que o homem condenado o morte por causa desses crimes no o aquele que os cometeu. E ainda assim... mesmo assim... vocos no conseguem fazer com que ele seja julgado de novo. Nem sequer so capazes de reabrir o caso.
- ♥ isso mesmo afirmou o Dean, que limpava furiosamente as lentes dos ♥culos.
- Isso resume mais ou menos a situa��o.

A Janice ficou sentada de cabela baixa, embrenhada nos seus pensamentos. O Brutal comelou a dizer qualquer coisa, mas eu ergui a mo para o calar. No acreditava que a Janice

fosse capaz de engendrar uma maneira de safar o John Coffey da cadeira el@ctrica, da qual ele j@ se encontrava bastante pr@ximo, apesar de, ao mesmo tempo, estar em crer que isso n@o seria completamente imposs@vel. A minha mulher era uma senhora inteligente e destemida. E muito determinada. Essa combina@o tinha por vezes o poder de transformar montanhas em vales.

- Muito bem disse ela ao fim de algum tempo. Nesse caso, ter**©**o de ser voc**©**s a faz**©**-lo sair da pris**©**o. Minha senhora?! exclamou o Dean, absolutamente atordoado. E assustado, tamb**©**m.
- Vocês podem fazê-lo. Jê o fizeram uma vez, nêo ê verdade? Podem muito bem voltar a fazê-lo. Sê que desta vez nêo o levam de regresso ê penitenciêria.
- Gostaria a senhora de explicar aos meus filhos a raz®o por que o pai deles foi para a pris®o, Mistress Edgecombe? perguntou o Dean. Acusado de ter ajudado um assassino a fugir da penitenci®ria?
- As coisas no se passaro assim Deam havemos de estabelecer um plano. Fazer com que pareo ter sido uma verdadeira fuga. 398

Nesse caso, conv $\hat{\mathbf{v}}$ m que se trate de um plano que possa ter sido concebido por um sujeito que nem sequer se recorda como  $\hat{\mathbf{v}}$  que se atam os atacadores - observou o Harry. -

Ter© de ser suficientemente veros©mil para as pessoas poderem acreditar nele. A Janice olhou para ele, insegura.

- Isso no serviria de nada interpos o Brutal. Ainda que conseguos semos pensar numa maneira, no serviria para nada.
- E porque n $\hat{\mathbf{v}}$ o? Ela parecia prestes a desatar a chorar. Por que raio  $\hat{\mathbf{v}}$  que n $\hat{\mathbf{v}}$ o?
- Porque ele mede mais de dois metros, © careca, preto e o seu c©rebro mal lhe permite alimentar-se pela sua pr©pria m©o repliquei. Quanto tempo pensas que ele demorar© a ser capturado? Duas horas? Talvez seis?
- Ele conseguiu sobreviver anteriormente sem despertar grandes aten $\hat{v}$ es argumentou ela. Por uma das faces correu-lhe uma l $\hat{v}$ grima. Com a palma da m $\hat{v}$ o limpou-a num gesto de f $\hat{v}$ ria.
- Atê certo ponto aquilo era verdade. Eu escrevera umas cartas a alguns amigos e familiares que tinha no Sul, perguntando-lhes se haviam lido alguma coisa nos jornais sobre um homem que se ajustasse ê descrição do Coffey. Qualquer coisa. A Janice tambêm fizera o mesmo. Atê ê data, sê tivêramos conhecimento de uma ocasição em que ele, possivelmente, interviera com os seus poderes na localidade de Muscle Shoals, no Alabama. Um tornado atingira a igreja local enquanto o coro ensaiava o que sucedera em 1929 e um homem negro, de grande corpulência, conseguira retirar dois homens dos escombros. Inicialmente, ambos pareciam estar mortos, de acordo com a opinição dos presentes, tendo no entanto vindo a verificar-se que nenhum deles sofrera lesões graves. Foi como se se tratasse de um milagre, dissera uma das testemunhas. O homem de raça negra, um vagabundo, o qual fora contratado pelo pastor da igreja para executar algumas tarefas por um dia desaparecera no meio de toda a excitação que se seguiu.
- Tens raz®o, ele conseguiu safar-se admitiu o Brutal. Mas conv®m n®o esquecer que ele foi capaz de passar despercebido antes de ter sido julgado e condenado pelo homic®cio de duas garotinhas.

A Janice permaneceu sentada sem dar qualquer resposta. Deixou-se ficar assim durante quase um minuto, e depois fez algo que me chocou tanto como o meu s®bito ataque de l®gri 399

mas a deveria ter chocado. Estendeu o braço para a frente e com um gesto amplo, atirou para o cheo tudo o que se encontrava em cima da mesa - os pratos, os copos, as canecas, os talheres, a terrina com a salada de couve, a tigela com a polpa de abebora, a travessa com a perna de porco trinchada, o leite e o jarro que continha che frio. Tudo aquilo acabou por tombar da mesa, tendo-se espalhado no meio do cheo.

- Ora esta! ! ! - exclamou o Dean, fazendo recuar a cadeira com tanta for**@**a que

quase caiu de costas.

A Janice no lhe prestou a monima atenco. Olhava ora para o Brutal ora para mim, mais acentuadamente para mim. - Esto a dizer-me que tencionam mato-lo, grandes cobardes? - perguntou ela com desdom. - Esto dispostos a matar o homem que salvou a vida da Melinda Moores e que tentou salvar a vida dessas duas garotinhas! Ora bem, pelo menos havero um negro a menos neste mundo, no verdade? Vocos podem consolar-se com essa justificaçõo. Um negro a menos! Com aquelas palavras, a Janice levantou-se da mesa, olhou para a cadeira onde estivera sentada e deu-lhe um pontapo, arremessando-a contra a parede. A cadeira fez ricochete,

tendo ido cair em cima da polpa de abôbora derramada no chôo. Agarrei-a pelo pulso, mas ela libertou-se com um violento puxôo.

- No te atrevas a tocar-me - ripostou ela. - Por esta altura na prôxima semana ter-te-os transformado num assassino; no seros melhor do que esse homem, o Wharton. Portanto, no quero que me toques.

Dirigiu-se para o alpendre das traseiras, ergueu o avental, cobrindo o rosto e começou a chorar convulsivamente. Nos os quatro ficêmos a olhar uns para os outros. Ao fim de algum

tempo, levantei-me da mesa e comecei a limpar toda aquela porcaria. O Brutal foi o primeiro a ajudar-me, seguido do Harry e do Dean. Quando a cozinha voltou a ter de novo um aspecto mais ou menos arrumado foram-se embora. Nenhum de nês trocou uma ênica palavra. Na realidade, nêo havia mais nada a dizer.

Era a minha noite de folga. Sentei-me na sala de estar da nossa casa pequena, a fumar cigarro ap®s cigarro, ouvindo o r®dio e observando a escurid®o a emergir do solo para tragar 400

o cou. A televiso o um bom entretenimento, no tenho nada contra ela, mas no me agrada a maneira como nos afasta do resto do mundo, fazendo com que nos concentremos apenas no seu proprio ecro de vidro. Pelo menos nesse aspecto, o rodio era muito melhor.

A Janice regressou ao interior de casa, ajoelhou-se ao lado do bravo da minha poltrona e agarrou-me na mvo. Durante algum tempo, nenhum de nvo disse nada, ficomos assim a ouvir no rvo o Kay Kyser's Kollege of Musical Knowledge e observomos as estrelas que comevavam a .pontilhar o firmamento. Por mim estava muito bem assim.

- Desculpa ter-te chamado cobarde disse ela ao fim de algum tempo. Sinto-me pior por ter afirmado isso do que por qualquer outra coisa que possa ter dito ao longo de todos os anos do nosso casamento.
- Isso tambûm inclui a ocasiço em que fomos acampar e me chamaste Velho Sam Fedorento? perguntei eu. Desatêmos a rir e trocêmos um beijo ou dois, o que fez com que a situação se desanuviasse um pouco entre nês. Ela era têo bonita, a minha Janice, e eu continuo a sonhar com ela. Sentindo-me velho e cansado de viver da maneira como vivo, sonho com ela a entrar no meu quarto neste lugar solitêrio e esquecido por todos, onde os corredores têm um fedor a mijo e a couve cozida retardada, e sonho que ela ê maravilhosa e jovem, com os seus olhos azuis, seios firmes e direitos, dos quais eu mal conseguia manter as mêos afastadas, e ela dirê: Bem vês, querido, eu nêo estava naquele acidente de autocarro. Enganaste-te, mais nada. Atê mesmo agora costumo sonhar com isso e, por vezes, quando desperto e compreendo que nêo passou de um sonho, começo a chorar. Eu que quando era novo sê muito raramente ê que chorava.
- O Hal j♥ sabe? perguntou ela por fim. Que o John est♥ inocente? N♥o vejo como possa saber.
- Achas que ele pode fazer alguma coisa? Tem alguma influ@ncia junto do Cribus?
   Nem um bocadinho, minha querida.

A Janice fez um acenar de cabe@a como se j@ esperasse aquela resposta.

- Sendo assim no lhe digas nada. Se ele no puder auxiliar em nada, por amor de Deus no lhe contes.
- N@o respondi.
- 🗘 que ele

401

Olhou para mim com olhos de expresso firme.

- E nessa noite no vais dar parte de doente. Nenhum de vos o faro. No podem fazer uma coisa dessas.
- No, no podemos. Se estivermos presentes, pelo menos poderemos acelerar o processo, facilitando-lhe as coisas. Isso estaro ao nosso alcance. No vai acontecer o que aconte
- ceu ao Delacroix. Por uns momentos, misericordiosamente breves, vi a m@scara de seda negra a queimar-se sobre o rosto do Del, revelando as pequenas massas de gelatina cozinhada que haviam sido os seus olhos.
- No tens maneira nenhuma de te livrares, pois no? . A Janice agarrou-me na mo e levou-a pele aveludada da sua face. Pobre Paul. Pobre homem. Eu no lhe disse nada. Nunca antes, nem to-pouco em qualquer outra altura da minha vida, me apeteceu tanto fugir de qualquer coisa. Levar apenas a Jan comigo, os dois sozi nhos com um saco de tecido grosseiro contendo os nossos haveres, fugindo para qualquer lugar.
- Meu pobre homem repetiu ela, acrescentando logo em seguida: Fala com ele.
- Com quem? Com o John?
- Sim. Fala com ele. Descobre o que € que ele quer. Pensei no assunto, e acenei com a cabe€a. Ela tinha raz€o. Costumava ter.

Dois dias mais tarde, a 18, o Bill Dodge, o Hank Bitterman e mais algu@m - n@o me recordo de quem, um tempor@rio qualquer - levaram o John Coffey at@ ao Bloco D para

tomar um duche, o que nos permitiu ensaiar a sua execuçõo. Não deixêmos que o Pouca Terra ocupasse o lugar do John; todos nos dêvamos conta de que, ainda que não houvêssemos mencionado o assunto, isso teria sido uma obscenidade. Fui eu quem ocupou o seu lugar.

- John Coffey - come@ou o Brutal a dizer numa voz que n@o primava pela firmeza, enquanto eu me sentava desajeitadamente em cima da Velha Fa@sca -, o senhor foi condenado a morrer na cadeira el@ctrica, tendo a senten@a sido lavrada por um j@ri formado por seus pares:..

Pares do John Coffey? Mas que grande piada. Tanto

quanto me era dado saber, no existia em todo o planeta outra pessoa como ele. Entro pensei no que o John dissera naquela ocasiro em que ficara a olhar para a Velha Farsca, imobilizado ao fundo das escadas que saram do meu gabinete: Eles continuam ali. Consigo ouvi-los gritar.

- Deixem-me sair daqui - disse eu numa voz enrouquecida. - Desapertem estas bra@adeiras e deixem-me levantar. Eles assim fizeram, mas durante uns instantes senti-me imobilizado na cadeira, como se a Velha Fa@sca n@o desejasse que eu me levantasse.

Enquanto regress@vamos ao bloco, o Brutal come@ou a falar comigo em voz baixa, de forma a que tanto o Dean como o Harry, os quais colocavam as @ltimas cadeiras atr@s de n@s, n@o pudessem ouvir-nos.

- J® fiz algumas coisas ao longo da minha vida das quais n®o me sinto muito orgulhoso, mas esta ® efectivamente a primeira vez que sinto que estou a correr o risco de ir parar ao inferno.

Olhei para ele a fim de me certificar de que n\( \mathbb{O} \) estava a brincar. N\( \mathbb{O} \) me pareceu que estivesse.

- O que ve que pretendes dizer com isso? - perguntei. - Estamos a preparar-nos para matar uma bono de Deus - continuou ele. - Uma bono que nunca nos fez o monimo mal nem a qualquer outra pessoa. O que que eu vou dizer no caso de me ver em frente de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e Ele me pedir para Lhe explicar por que motivo fiz isto? Que fazia parte do meu trabalho? Do meu trabalho?

Quando o John regressou do seu duche e os temporêrios nos deixaram a sês, abri a fechadura da sua cela e entrei, sentando-me na tarimba ao seu lado. O Brutal encontrava-se sentado e secretêria do guarda de serviêo. Ergueu o olhar, viu que eu estava sentado na cela sem qualquer colega, mas nêo fez comentêrios. Voltou a concentrar a sua atenêro na papelada em que trabalhava, enquanto lambia constantemente a ponta do lêpis.

O John fitou-me com os seus olhos estranhos - raiados de sangue, distantes, ve beira das logrimas... e contudo, com uma expresso serena, como se o choro no fosse uma forma

de vida assim to mo, sobretudo depois de nos termos acostumado. Conseguiu mesmo esboor um pequeno sorriso. Cheirava a sabonete, recordo-me bem, to limpo e com tanta frescura como um bebo depois do seu banho ao fim do dia.

- Ol®, chefe saudou-me ele, estendendo o bra®o e tomando as minhas m®os nas suas. Aquilo foi feito com uma naturalidade perfeita, sem nada de premeditado.
- Ol@, John. Eu sentia um pequeno embargo na garganta e tentei afast@-lo ao engolir em seco. Suponho que j@ saibas que a data est@ a aproximar-se. S@ faltam dois dias.

Ele no me deu roplica, limitando-se a continuar sentado com as minhas mo nas suas. Estou convencido de que, agora que penso nisso, jo comeo a a acontecer-me algo, mas eu

encontrava-me demasiado concentrado - quer psicol@gica quer emocionalmente - em cumprir as minhas obriga@@es para poder ter reparado nisso.

- H® alguma coisa em especial que queiras para o jantar dessa noite, John? Podemos arranjar-te quase qualquer coisa que queiras. At® podemos trazer-te uma cerveja. S® temos de
- a despejar para dentro de uma caneca de caf@, mais nada. Nunca gostei do sabor disse ele.
- Ent©o qualquer coisa especial para comer? sugeri. A sua testa enrugou-se abaixo daquela grande extens©o de pele castanha sem cabelos. Pouco depois, as rugas suavizaram-se e ele sorriu.
- Rolo de carne seria bom.
- Nesse caso, ser mesmo rolo de carne. Com molho e pur de batata. Senti um entorpecimento no braco, como quando adormecemos sobre ele, se que esta sensacco percorria-me o corpo todo. O interior do meu corpo. Que mais queres como acompanhamento?
- N**©**o sei, chefe. O que houver. Talvez um pouco de quiabo.
- De acordo anu@, pensando que ele tamb@m haveria de comer @ sobremesa a torta de p@ssego de Mrs. Janice Edgecombe. E agora a respeito de um padre? Algu@m com

quem possas rezar uma pequena oração, na noite de depois de amanhô? Serve para confortar um homem; jê vi isso muitas vezes. Eu poderia entrar em contacto com o Reverendo Schuster, ele ê o homem que veio ao bloco quando o Del..~

- N  ${\bf \hat{v}}$  o quero nenhum pregador - disse o John. - O senhor tem sido bom para mim, chefe. Se quiser, pode rezar

uma oração. Isso hê-de chegar. Acho que podia ajoelhar-me um pouco consigo.

- Eu! John, eu n@o seria capaz de...

Fez um pouco de press**©**o sobre as minhas m**©**os e aquela sensa**©**o tornou-se mais forte.

- Seria, sim - continuou o John. - Nŵo acha, chefe? - Suponho que sim - ouvi-me a mim prŵprio dizer. Tinha a impressŵo de que a minha voz adquirira um eco. - Acho que seria, caso fosse necessŵrio.

Naquela altura, a sensação dentro de mim era ainda mais forte; era a mesma que eu sentira anteriormente, quando ele tratara a minha canalização, mas tambêm era diferente. Não apenas porque desta feita não havia nada de mal comigo. Era diferente porque desta vez ele não tinha consciência do que estava a fazer. Subitamente, senti-me aterrorizado, prestes a sufocar, tanta era a necessidade que me invadia de sair dali. Havia luzes acesas dentro de mim onde nunca tinham existido luzes anteriormente. Não são no meu cêrebro, mas tambêm por todo o meu corpo.

- O senhor e Mister Howell e os outros chefes têm sido bons para comigo - disse o John Coffey. - Eu sei que tem andado preocupado, mas agora deve parar com isso. Porque eu quero ir, chefe.

Tentei falar mas no consegui. Mas ele conseguia. O que o John disse a seguir foi a frase mais comprida que alguma vez ouvi da sua boca.

- Estou farto do sofrimento que vejo e ouvo, chefe. Estou farto de andar pelas estradas, sozinho como um tordo v chuva, sem nunca ter um amigo para me acompanhar, ou para me dizer de onde v que viemos e para onde v que vamos, ou mesmo porquv. Estou farto que as pessoas sejam mos umas para com as outras. v o mesmo que sentir bocados de vidro dentro da minha cabeva. Estou farto de todas

as vezes em que quis evitar o mal e no fui capaz. Estou farto de estar sempre na escurido. Por causa da dor. Existe muita no mundo. Se eu pudesse acabar com ela, acabava. Mas no posso.

- "P@ra com isso", tentei dizer-lhe. "P@ra com isso, larga as minhas m@os eu afogo-me, se o n@o fizeres. Afogo-me ou expludo."
- No vai explodir disse ele, esbooando um pequeno ~rriso perante aquela ideia... Contudo, largou-me as mos. Com a respiración arquejante, inclinei-me para a frente.

405 404

Atrav®s do espa®o entre os joelhos podia ver todas as fissuras existentes no ch®o de cimento, todos os sulcos, todas as part@culas de mica. Ergui o olhar at® parede e vi os nomes que ali haviam sido inscritos em 1924, 1926 e em 1931. Aqueles nomes come@avam a dissipar-se, tal como, para usar a mesma express®o, se haviam dissipado os homens que os tinham inscrito, mas imagino que nunca se consegue apagar por completo qualquer coisa, sobretudo deste mundo de vidro escurecido; naquele momento, via-os de novo, um emaranhado de nomes, uns por cima dos outros, e olhar para eles era o mesmo que ouvir os mortos a falar, a cantar e a implorar miseric@rdia. Senti os globos oculares a pulsarem dentro das @rbitas, ouvi o bater do meu pr@prio cora@o, senti o fluxo do sangue a fluir atrav®s das art@rias do meu corpo, quais cartas a serem remetidas para todos os lugares.

Ouvi o apito de um comboio distência - o comboio das três e cinquenta com destino a Priceford, calculei, mas nêo estava inteiramente seguro de que fosse, porque nunca tinha dado por ele antes. Pelo menos, tal nunca acontecera estando eu dentro de Cold Mountain, uma vez que a distência mais prêxima a que passava da penitenciêria estadual era a dezasseis quilêmetros a oriente. Eu nêo poderia tê-lo ouvido do interior da prisêo, poder-se-ia dizer, e atê Novembro de 1932 era o que eu teria julgado, mas o certo ê que o ouvi nesse dia.

Algures no bloco, uma l@mpada estilha@ou-se com um estr@pito semelhante ao de uma bomba.

- O que 🖟 que me fizeste? perguntei ao Coffey num sussurro. Oh, John, o que 🖟 que me fizeste?
- Lamento muito, chefe replicou ele na sua maneira calma. Eu n $\hat{v}$ o estava a pensar. Mas acho que n $\hat{v}$ o foi muito. Dentro de pouco tempo voltar $\hat{v}$  a sentir-se  $\hat{v}$ ptimo.

Levantei-me da tarimba e encaminhei-me para a porta da cela. Sentia-me como se caminhasse num sonho. Quando cheguei ao fundo, ele retomou a palavra.

- O senhor continua a perguntar a si mesmo porque v que elas nvo gritaram. v a v nica coisa para que ainda nvo descobriu a resposta, nvo v verdade? Por que razvo v que es

sas duas meninas n $\hat{\mathbf{v}}$ o come $\hat{\mathbf{v}}$ aram a gritar, quando ainda se encontravam no alpendre.

Dei meia volta e fiquei a olhar para ele. Conseguia distinguir todas as linhas vermelhas nos seus olhos, via todos os poros nas suas faces... e tambêm sentia o seu sofrimento, ~

dores que extrava vs outras pessoas, como uma esponja que absorvesse vgua. Tambom era capaz de ver as trevas de que ele falara. Abatiam-se sobre todos os espavos do mundo tal como ele o avistava e, naquele momento, senti por ele um misto de piedade e de grande alvio. Sim, seria uma coisa terrovel o que nos proponhamos fazer, nada conseguiria alguma vez alterar esse facto... e, contudo, estarvamos a prestar-lhe um favor.

- Eu compreendi quando aquele tipo mau me agarrou continuou o John. Foi nessa altura que fiquei a saber que fora ele. Eu tinha-o visto nesse dia, estava no meio das @rvores e vi-o quando as deixou cair e come@ou a fugir, mas... Esqueceste-te adiantei.
- -- Foi isso mesmo, chefe. At ele me tocar, esqueci-me. Porque que elas neo gritaram, John? Ele feriu-as o suficiente para terem sangrado, os pais encontravam-se mesmo no andar de cima, portanto, por que motivo que elas neo gritaram?

John fitou-me atrav@s dos seus olhos assombrados.

- Ele disse a uma delas: "Se fizeres barulho, mato a tua irm@ e n@o a ti", e

depois disse a mesma coisa voutra. Est a compreender?

- Sim respondi num murm@rio, enquanto visionava a cena. O alpendre da casa dos Detterick mergulhado na escurid@o. O Wharton debru@ado sobre as duas crian@as como se fosse um ser mal@fico. Provavelmente uma delas teria come@ado a gritar, pelo que o Wharton a agredira, fazendo-a sangrar do nariz. Fora da@ que se derramara a maior parte do sangue.
- Ele matou-as com o amor delas acrescentou o John. O amor que sentiam uma pela outra. Est@ a ver como @ que aconteceu?

Acenei que sim, incapaz de proferir uma ©nica palavra. Ele sorriu-me. As l©grimas escorriam-lhe de novo pelas faces abaixo, mas ele continuava a sorrir.

- ② assim que as coisas se passam todos os dias - prosseguiu o John - por todo o mundo. - Em seguida, estendeu-se sobre a tarimba e voltou o rosto para a parede. Sa② para a Milha, fechei a cela ② chave e dirigi-me para a mesa no corredor. Continuava a sentir-me como um homem no meio de um sonho. Apercebi-me de que era capaz de ouvir os pensamentos do Brutal - um sussurro muito vago, a 406

407

forma como soletrava uma palavra, tenho a impresso que era "receber". Ele perguntava a si mesmo se seria com dois ss ou com um c. Mas ento soergueu o olhar e sorriu, mas o sorriso desapareceu quando olhou bem para mim.

- Paul? - perguntou. - Est@s bem? - Sim.

Comecei a contar-lhe o que o John me dissera, omitindo alguns aspectos e sem mencionar a sensação que o seu toque me tinha provocado (nunca contei essa parte a ninguêm, nem

sequer Q Janice; a Elaine Connelly serQ a primeira pessoa a inteirar-se disso-isto Q, se desejar ler estas Qltimas pQginas, depois de ter lido todas as outras); todavia, repeti o que o John dissera acerca de desejar partir. Aquela informaQQ deu a impressQ de ter provocado alQvio no Brutal - pelo menos, um pouco - mas pressenti (teria ouvido?) que se interrogava se eu nQo teria inventado tudo aquilo para lhe tranquilizar a consciQncia. Pouco depois, senti que ele optara por acreditar, simplesmente porque isso tornaria a situaQQo um tudo-nada mais fQcil quando chegasse a altura.

- Paul, essa tua infecçõo esto a começar a afligir-te de novo? perguntou ele.
- Est@s com um aspecto muito congestionado.
- No. Acho que estou bem repliquei. As minhas palavras no correspondiam verdade, mas naquele momento fiquei com a certeza de que o John tinha razo, e que dentro em pouco me voltaria a sentir bem. A sensaço de entorpecimento jo começara a dissipar-se.
- Seja como for, n**©**o me parece que te fizesse mal ires para o teu gabinete deitar-te um bocado.

Deitar-me era a lltima coisa que me apetecia fazer naquele momento - a ideia parecia-me tlo ridlocula que quase me fez rir. Aquilo que me apetecia era talvez construir uma pequena casa para mim, por as telhas no telhado, lavrar a terra para, num jardim nas traseiras, plantar as flores. Tudo isto antes da hora de jantar.

- assim que as coisas soo, pensei, todos os dias. Por todo o mundo. Essa escurido. Por todo o mundo.
- Em vez de ir para o meu gabinete, vou at♥ ♥ administra♥♥o. Tenho alguns assuntos a tratar.
- Se assim o dizes replicou o Brutal.

Dirigi-me para a porta, abri-a e depois olhei para tr♥s. - Escreveste bem a palavra - disse eu - r-e-c-e-b-e-r 408

com c e n $\hat{\mathbf{v}}$ o com dois ss, tal como diz a regra; mas imagino que haja excep $\hat{\mathbf{v}}$ es a todas as regras.

Continuei o meu caminho sem necessitar de olhar para ele para saber que me fitava com fixidez e de boca aberta. Durante o resto daquele turno, levei a cabo uma sêrie de outras tarefas, incapaz de me sentar por mais de cinco minutos seguidos, antes de ser forêado a levantar-me de novo. Fui ê administraêo e depois comecei a andar desassossegadamente pelo pêtio de recreio, na altura sem ninguêm, num passo alargado, de um lado para o outro, atê que os guardas de vigia nas torres devem ter pensado que eu estava louco. Quando chegou a hora de

o meu turno acabar, j $\hat{\mathbf{e}}$  me sentia mais calmo, e a torrente de pensamentos que me havia invadido a mente - como se fosse uma fiada de contas que se entrechocavam - j $\hat{\mathbf{e}}$  se tinha acalmado bastante.

Todavia, nessa mesma madrugada, a meio caminho de casa, voltou a acontecer a mesma coisa e com bastante intensidade, 🖟 semelhan🖟a do que sucedera com a minha infec∰o urin@ria. Fui obrigado a estacionar o Ford na berma da estrada, a sair do carro e andar durante quase oitocentos metros, de cabela baixa, bralos em movimentos rêtmicos acompanhando o corpo, com a respiração arquejante têo quente como algo que se tivesse transportado debaixo do sovaco. Enteo, finalmente, comecei a sentir-me realmente normal. Num passo apressado, dirigi-me para o local onde estacionara o Ford, tendo percorrido metade desse caminho num passo mais regular, com a respira 🚱 a condensar-se no ar frio. Quando cheguei a casa, contei 🛭 Janice que o John Coffey me dissera que se encontrava preparado, que desejava ser executado. Ela acenou com a cabela, mostrando uma expresslo de al@vio. Corresponderia a sua atitude @ verdade? N@o consegui dizer. Nas seis horas precedentes, at@ mesmo tr@s, eu teria sabido com seguran@a, mas naquela altura era incapaz de ter a certeza. O que era uma coisa boa. O John dissera vezes sem conta que se sentia cansado, e agora eu era capaz de compreender porquê. Aquilo que ele possuêa teria deixado qualquer pessoa exaurida. Seria o suficiente para que alguêm ansiasse por descanso e tranquilidade. Quando a Janice me perguntou por que motivo 🛭 que eu tinha um aspecto t🗫 congestionado, cheirando tanto a transpiração, disse-lhe que tinha parado o carro a caminho de casa e que correra durante algum tempo. Contei-lhe essa parte

409

como talvez eu j $\hat{v}$  tenha dito aqui (neste momento j $\hat{v}$  acumulei demasiadas p $\hat{v}$ ginas para que me apete $\hat{v}$ a voltar atr $\hat{v}$ s, a fim de me certificar se fiz ou n $\hat{v}$ o essa afirma $\hat{v}$  $\hat{v}$ o), a mentira n $\hat{v}$ o era um elemento preponderante no nosso casamento - embora n $\hat{v}$ o lhe tivesse dito porque o fizera.

E ela n@o me perguntou.

9

Na noite em que chegou a vez de o John Coffey percorrer a Milha Verde, no houve tempestades. Fazia o frio adequado para a opoca, diria eu, e havia um milho de estrelas que pon

tilhavam o firmamento acima dos campos lavrados e cultivados, onde a geada que ca@ra sobre as veda@es e sobre a palha seca do milho de Julho cintilava como diamantes.

O responsêvel destacado para aquela execuêro fora o Brutus Howell - seria ele quem ajustaria o capacete e diria ao Van Hay que accionasse a alavanca, quando chegasse a altura apropriada. O Bill Dodge encontrava-se junto deste eltimo. E por volta das onze e vinte do dia 20 de Novembro, o Dean, o Harry e eu dirigimonos para a ênica cela ocupada, onde o John Coffey se encontrava sentado no extremo da tarimba, com os dedos entrelarados entre os joelhos. Via-se uma pequena nedoa de molho de rolo de carne no colarinho da sua camisa azul. Fitounos atraves das barras da cela, dando a impresseo de se sentir bastante mais calmo do que nes preprios. As minhas meos estavam frias e as têmporas pulsavam. Saber que ele desejava que aquilo acontecesse era uma coisa - pelo menos tornava possevel que levessemos a nossa tarefa a bom termo - mas outra era saber que nos encontrevamos prestes a electrocutê-lo pelo crime cometido por outrem.

A lltima vez que eu tinha visto o Hal Moores fora ls sete horas dessa tarde. Na altura, ele encontrava-se no gabinete, a abotoar o seu sobretudo. Tinha as faces empalidecidas e as

mos tremiam-lhe tanto que abotoar aqueles botoes era uma tarefa deveras difocil. Eu quase senti vontade de lhe afastar as mos, para ser eu proprio a abotoar-lhe o sobretudo, como faria a uma crianoa. A ironia daquela situació era que a Melimda estava com melhor aspecto quando a Jan e eu foramos visito-la no fim-de-semana anterior do que o Hal no fim do dia em que o John Coffey seria executado.

410

- Noo vou assistir a esta dissera ele. O Curtis estaro presente, e sei que o Coffey vai estar em boas moos, contigo e com o Brutus.
- . Sim, faremos o nosso melhor repliquei. H@ alguma novidade em rela@@o ao

Percy? - Como vevidente, o que eu perguntava era se ele teria dado algum sinal de estar a recuperar o juvzo. Encontrar-se-ia ele naquele momento sentado num quarto algures, narrando a alguvm, algum modico, muito provavelmente, a forma como nos o havoamos manietado no colete dos malucos e atirado para dentro da cela do isolamento, como qualquer outra crianva problemotica... qualquer outro mentecapto, utilizando a linguagem do Percy? E caso fosse isso o que estivesse a acontecer, os que o ouvissem acreditariam no que ele dizia? Todavia, de acordo com o que o Hal dissera, o Percy continuava na mesma. No falava e, tanto quanto qualquer pessoa pudesse saber, to-pouco se encontrava neste mundo. Continuava internado em Indianola - "para ser submetido a avaliação", acrescentou o Hal, exibindo uma expressão mistificada perante aquela expressão - contudo, caso no se verificassem quaisquer melhorias, dentro em pouco seria transferido.

- Como 🖟 que o Coffey este a aguentar-se? perguntara o Hal nessa altura. Finalmente, e ao cabo de porfiados esforeos, conseguira abotoar o eltimo boteo do sobretudo.
- Tudo correr© da melhor maneira respondi com um acenar de cabe©a. Ele retribuiu-me com outro aceno e dirigiu-se para a porta, parecendo envelhecido e adoentado.
- Como 🛭 que no interior do mesmo homem poder🗫 coabitar tanto bem e tanto mal? Como 🖟 que o homem que curou a minha mulher pode ser o mesmo homem que matou essas duas garotas? Consegues compreender uma coisa dessas? Disse-lhe que nvo conseguia compreender, que os caminhos de Deus eram misteriosos, acrescentando que havia bom e mau em todos n⊕s, que n⊕o nos cabia tentar descobrir a raz®o daquilo, e mais algumas patranhas do mesmo teor. A maior parte daquilo que lhe disse na ocasi**©**o aprendera na Igreja de Jesus Seja Louvado, O Senhor 🖟 Todo-Poderoso; o Hal acenara com a cabela durante todo o tempo, exibindo uma express�o parecida com enlevo. Ele podia dar-se ao luxo de acenar com a cabe�a, n�o � verdade? Sim. E tamb�m de mostrar-se enlevado. No seu semblante, adivinhava-se uma profunda tristeza - sem d�vida que ele se sentia abalado, nunca duvidei disso - mas desta vez n�o lhe assomaram l@grimas aos olhos, porque ele tinha uma mulher em casa @ sua espera, a sua companheira que o aguardava, e ela estava bem de sa�de. Gra�as ao John Coffey, ela encontrava-se completamente curada e o homem que tinha assinado a senten©a de morte do John poderia ir-se embora para junto dela. N©o era obrigado a presenciar aquilo que aconteceria a seguir. Teria possibilidades de dormir nessa noite no calor do corpo da mulher, enquanto o John Coffey estaria estendido sobre um bloco de m@rmore na cave do hospital do munic@pio, com o corpo a arrefecer 🖟 medida que as horas silenciosas e desprovidas de calor humano se aproximavam da alvorada. Odiei o Hal por todos aqueles motivos. Si um pouco, e claro que eu acabaria por ultrapassar esse sentimento, mas o que era ineg®vel ® que se tratava de ®dio. Do mais genu®no que pudesse existir. Pouco depois entrei na cela, seguido pelo Dean Harry; ambos estavam cabisbaixos e p@lidos.
- Est@s preparado, John? perguntei.
- Sim, chefe. Acho que sim respondeu-me ele.
- Muito bem, entŷo. Tenho uma coisa a dizer antes de sairmos da cela.
- Diga tudo o que tem a dizer, chefe.
- John Coffey, na minha qualidade de funcion@rio autorizado pelo tribunal... Fiz o discurso da praxe at@ ao fim e, quando terminei, o Harry Terwilliger aproximou-se e estendeu a m@o. Por escassos momentos, o John mostrou-se surpreendido, mas depois
- sorriu e apertou-a. Em seguida, foi a vez do Dean, mais p�lido do que nunca, fazer o mesmo.
- Tu merecias melhor sorte do que esta, Johnny afirmou ele numa voz enrouquecida. Lamento muito.
- Eu ficarei bem replicou o John. Esta 🖟 a parte mais dif@cil; daqui a pouco estou bem. Com aquelas palavras, levantou-se da tarimba; a medalha de S@o Crist@v@o que a Melly lhe oferecera soltou-se de dentro da camisa.
- John, tens de me entregar isso disse eu. Eu posso voltar a p@r-ta ao pesco@o depois de... depois, se o desejares, mas agora n@o podes us@-la. Era de prata e, se estivesse junto @ pele quando o Jack Van Hay accionasse a

412

el©ctrica, poderia fundir-se com a pele. Ainda que isso n©o viesse a suceder, talvez lhe deixasse a imagem carbonizada do santo na pele do peito. Eu j© presenciara isso. Durante os anos que passara na Milha j© tinha visto quase tudo. Mais do que aquilo que era bom para mim pr©prio. Agora compreendo isso. O John tirou o fio pela cabe©a e pousou-o na minha m©o. Coloquei o medalh©o na algibeira e disse-lhe para sair da cela. N©o havia necessidade de verificar a cabe©a para me certificar de que o contacto se faria de forma" adequada, permitindo uma boa passagem de corrente; eu sabia que estava t©o macia como a palma da minha m©o.

- Sabe, chefe, esta tarde adormeci e tive um sonho ?disse ele. Sonhei com o rato do Del.
- A s@rio, John? Coloquei-me @ sua esquerda e o Harry @ sua direita. O Dean fechava a retaguarda; come@mos a percorrer a Milha Verde. Foi a @ltima vez que a atravessei na companhia de um prisioneiro.
- Sim continuou o John. Sonhei que ele tinha conseguido ir para aquele lugar de que o chefe Howell falou, aquela Vila dos Ratos. Sonhei que havia mi@dos e que eles se riam ao ver as habilidades! Extraordin@rio! Come@ou a rir-se ao pensar naquilo, mas pouco depois o seu rosto adquiriu uma express@o de maior seriedade. Sonhei que aquelas duas meninas louras tamb@m l@ estavam. Elas tamb@m se riam. Coloquei os bra@os @ volta delas e o sangue parou de sair dos seus cabelos, e elas ficaram curadas. Todos n@s fic@mos a ver o Mister Jingles a rolar o carretel e fart@mo-nos de rir. Quase explodimos de tanto rir.
- De verdade? perguntei, embora pensasse que no seria capaz de prosseguir com aquilo, era absolutamente impossêvel. Ia comeêar a chorar ou a gritar, ou entêo o meu coraêêo rebentaria de tanto desgosto, pondo fim a tudo.
- Dirigimo-nos para o meu gabinete. O John olhou em redor por um momento ou dois, e deixou-se cair de joelhos, sem que houvesse necessidade de se lhe dizer que o fizesse. Por detrês dele, o Harry olhava para mim com uma expressêo acossada. O Dean estava branco que nem uma folha de papel.

Ajoelhei-me ao lado do John, pensando que estava a verificar-se uma estranha inverso de circunstoncias: depois de todos os condenados que eu tivera de ajudar a terminar aquela jornada, desta feita o mais provovel era que eu proprio viesse a precisar de ajuda. Pelo menos, foi isso que senti.

- O que ♥ que devemos pedir, chefe? perguntou-me John.
- For@as repliquei sem sequer pensar. Cerrei os olhos e acrescentei: Senhor, por favor ajudai-nos a concluir o que come@@mos, e, por favor, abri os bra@os a este homem,

John Coffey... como o nome da bebida, mas escrito de maneira diferente, dandolhe as boas-vindas ao para@so e concedendo-lhe paz. Por favor, ajudai-nos a envi@-lo da maneira que ele merece e n@o permitais que alguma coisa corra mal. @men. - Abri os olhos e olhei para o Dean e o Harry. Estavam com melhor aspecto, o que provavelmente se devia ao facto de poderem ter recuperado o f@lego. Duvido que tenha sido a minha ora@o.

Comecei a erguer-me do cho, mas o John agarrou-me pelo braco. Lancou-me um olhar que era uma mescla de esperanca e timidez.

- Lembrei-me de uma ora��o que me ensinaram quando eu era pequeno disse ele. Pelo menos, acho que me lembrei. Posso rez�-la?
- Nio hesites, diz a tua oraio o retorquiu o Dean. Ainda temos muito tempo, John.
- O Coffey fechou os olhos e franziu o sobrolho, tanta era a sua concentraçõo. Eu estava e espera de uma oraçõo que as crianeas costumassem rezar antes de adormecerem, ou uma
- verso atabalhoada do padre-nosso, mas no obtive nem uma nem outra; nunca tinha ouvido o que lhe saiu da boca e nunca voltei a ouvir, apesar de as expresso e os sentimentos nas suas palavras no terem nada de particularmente invulgar. De mo unidas em frente dos olhos fechados, o John Coffey come ou a rezar.
- Menino Jesus, humilde e bom, reza por mim que so uma crian a rf. So a minha for a, so meu amigo, fica comigo ato ao fim. men. Abriu os olhos e começou a erguer-se, olhando atentamente para mim.

Passei o braço pelos olhos humedecidos. Enquanto ouvia as suas palavras, tinha pensado no Del; no fim, ele tambêm desejara rezar mais uma oraçõo. Santa Maria, Mê de Deus,

rezai por nes, pecadores, agora e na hora da nossa morte. - Lamento muito, John. - Neo lamente - redarguiu ele, apertando-me o braeo e esboeando um sorriso. E enteo tal como eu pensei que viria a suceder, ele ajudou-me a levantar do cheo. 414

10

- No estavam presentes muitas testemunhas ao todo, talvez fossem umas catorze, metade do nomero que tinha estado na arrecadação aquando da execução do Delacroix. O Homer Cribus viera assistir, com as carnes gordas a transbordar da cadeira como era costume; contudo, não vi o seu ajudante, o McGee. E semelhança do director Moores, aparentemente, ele decidira manter-se ausente daquela. Na fila da frente encontrava-se um casal de idade, que inicialmente não reconheci, embora houvesse visto as suas fotografias numa grande quantidade de artigos de jornal atê êquele dia, na terceira semana de Novembro. Entêo, ê medida que nos aproximêvamos do estrado onde a Velha Faêsca aguardava, a mulher deu largas ê sua fêria.
- Morre devagar, grande filho da puta! Foi entêo que compreendi que eles eram os Detterick, Klaus e Marjorie. Eu nêo os reconhecera, uma vez que nêo ê normal ver-se velhos com pouco mais de trinta anos.
- O John curvou os ombros ao ouvir a voz da mulher e o xerife Cribus grunhiu de aprovação. O Hank Bitterman, que se encontrava de guarda na frente daquele escasso grupo de espectadores, nunca desprendeu os olhos do Klaus Detterick. Estava a cumprir as minhas ordens; no entanto, nessa noite, o Detterick não fez o mais pequeno gesto na direcção do John. O homem dava a impressão de se encontrar noutro planeta.
- O Brutal, que estava junto da Velha Fa©sca, fez-me um pequeno gesto com um dedo quando subimos ao estrado. Meteu a arma no coldre e agarrou no John pelo pulso, escoltando-o com tanta suavidade em direc©©o © cadeira el©ctrica como se fosse um rapaz a conduzir a namorada para a pista de dan©a no primeiro baile a que iam juntos.
- Est® tudo bem, John? perguntou ele em voz baixa. Sim, chefe, mas... Os seus olhos deslocavam-se de um lado para o outro dentro das ®rbitas e, pela primeira vez, mostrava-se assustado; a sua voz tamb®m deixando adivinhar isso. Mas est® aqui muita gente que me odeia. Muita. Eu sinto isso. Faz-me mal. Sinto picadas como se fossem o ferr®o de abelhas, e d®i.
- Nesse caso, deves pensar apenas no que n©s sentimos disse-lhe o Brutal no mesmo tom de voz baixa. N©s n©o te odiamos..: Consegues sentir isso? 415
- Sim, chefe. Mas a sua voz agora tremia ainda mais, enquanto dos olhos haviam come@ado a correr de novo, lentamente, l@grimas.
- Matem-no duas vezes, rapazes! vociferou de sêbito a Marjorie Detterick. A sua voz, êspera e estridente, era como uma bofetada. O John encolheu-se todo junto de mim, a ge
- mer. Yû lû, matem duas vezes esse violador, assassino de crianûas, matem-no! O Klaus, que continuava com a mesma expressão de quem sonhava acordado, puxou a mulher para junto do seu ombro. Ela comeĝou a chorar convulsivamente. Foi com grande estupefacûûo que reparei que o Harry Terwilliger tambûm chorava.
- At@ ao momento, ainda nenhum dos espectadores tinha dado conta das suas l@grimas ele estava de costas voltadas para a assist@ncia mas o ineg@vel @ que ele chorava. O que @ que qualquer de n@s poderia fazer, para al@m de dar seguimento ao assunto?
- O Brutal e eu for mos o Coffey a dar meia volta. O Brutal fez press o sobre um dos ombros do homem gigantesco, e este sentou-se. Agarrou-se com for a aos amplos braços de carvalho da Velha Façosca, com os olhos a rolarem dentro das frbitas e deitando a lêngua de fora, primeiro para humedecer um dos cantos da boca e depois o outro.
- O Harry e eu ajoelh@mo-nos. No dia anterior, t@nhamos dado instru@@es a um dos presos de confian@a que trabalhava na oficina para que este soldasse umas extens@es flex@veis, mas tempor@rias, @s bra@adeiras das pernas da cadeira, uma vez que as canelas do John Coffey n@o eram do tamanho das de um tipo normal.

Mesmo assim, atravessei uns momentos de pesadelo quando pensei que ainda seriam pequenas e que tervamos de levvo-lo de regresso vela, enquanto o Sam Broderick, o encarregado da oficina nessa voca, procederia vela alteravo necessorias. Com a palma da moo, dei uma pancada especialmente forte contra a bravadeira do meu lado, que se fechou. A perna do John retraiu-se e ele ofegou. Eu tinha-lhe beliscado a pele.

- Desculpa, John murmurei, olhando para o Harry. Ele conseguira ajustar a sua bra@adeira com maior facilidade (ou a extens@o do seu lado era um pouco maior, ou a canela
- da perna direita do John era um tudo-nada menos espessa); no entanto, olhava para o resultado com uma expressão de dêvida. Acho que compreendi por que motivo; as braĝadeiras que haviam sido alteradas tinham um aspecto esfomeado, parecendo maxilas a abrirem-se como a boca de crocodilos.
- Vai correr tudo bem disse eu, esperando que a minha voz fosse convincente... e que estivesse a dizer a verdade. Limpa as faces, Harry.
- Ele passou o braço pelo rosto, limpando as lêgrimas das bochechas e as gotas de suor que lhe perlavam a testa. Demos meia volta. O Homer Cribus, que entretanto tinha estado a conversar em voz alta com o homem sentado ao seu lado (o promotor de justiça, a julgar pela gravata fina e fato negro com lustro), ficou em silêncio. Estava quase na hora.
- O Brutal jo prendera um dos pulsos do John e o Dean fizera o mesmo ao outro. Por cima do ombro do Dean, avistei o modico que, como sempre, tentava passar despercebido, de po encostado parede, com a sua maleta negra entre os pos. Nos dias que correm, imagino que eles tratem deste gonero de assunto com mais facilidade, principalmente com soluções intravenosas, mas naquela opoca era quase necessorio arrastar os modicos, isto o, caso se desejasse a sua presenca. Talvez nesses tempos eles tivessem uma noco mais precisa daquilo que era correcto no comportamento de um modico, e daquilo que era uma perverso do juramento que haviam feito, aquele em que juram acima de tudo no provocar mal. O Dean acenou na direcco do Brutal. Este girou a cabelo, parecendo olhar para o telefone, cuja campainha jamais tocaria para os da igualha do John Coffey.
- Prosseguir com a fase um! gritou ele, dirigindo-se ao Jack Van Hay. Ouviu-se o zunido da corrente electrica, como se fosse o barulho do motor de um velho frigorefico a arrancar, enquanto a luminosidade das luzes se intensificava um pouco mais. As nossas sombras projectaram-se um tudo-nada mais acentuadamente, sombras negras que se recortavam na parede e que pareciam pairar em redor da sombra da cadeira, quais abutres a rondar a presa. O John respirou fundo. Tinha os nes dos dedos brancos.
- Jû come@ou a doer? guinchou Mrs. Detterick numa voz entrecortada com a boca contra o ombro do marido. Espero que sim! Espero que te fa@a doer como o inferno! O marido apertou-a mais contra si. De uma das suas narinas escorria sangue, reparei eu, um fio vermelho estreito que corria at@ ao bigode. Quando abri o jornal em Mar@o seguinte e li que ele morrera de uma trombose, senti-me o homem menos surpreendido do mundo.

## - 417

Entretanto, o Brutal colocou-se no campo de vis@p do John. Enquanto falava, manteve a m@o sobre o seu ombro. Aquilo ia contra os regulamentos, mas de todos os presentes

so Curtis Anderson o que tinha conhecimento disso, e ele no pareceu ter dado por nada. Pensei que o seu aspecto era o de um homem que desejava terminar, o mais depressa possovel, com a tarefa que tinha em mos. Queria desesperadamente ver tudo aquilo terminado. Veio a alistar-se no exorcito depois do ataque a Pearl Harbor, mas nunca chegou a ser enviado para o estrangeiro; morreu em Fort Bragg num acidente com um camio.

Entretanto, o John tinha-se descontra@do um pouco sob os dedos do Brutal. N@o me parece que ele compreendesse ~nuito daquilo que o Brutal lhe dizia, mas isso n@o o impediu de se sentir confortado pela m@o dele sobre o seu ombro. O Brutal, que veio a falecer de um ataque do cora@o vinte e cinco anos mais tarde (na altura comia ele uma sandu@che de peixe e assistia a um combate de luta livre na televis@o de acordo com o que a irm@ relatou), era um homem bom: Meu amigo. Talvez o melhor de todos n@s. N@o sentia a m@nima dificuldade em compreender

como 🖟 que um homem poderia desejar, simultaneamente, partir e sentir-se aterrorizado perante a perspectiva da viagem.

- John Coffey, o senhor foi condenado a morrer na cadeira el@ctrica, tendo a senten@a sido lavrada por um j@ri formado pelos seus pares, e imposta por um juiz deste estado. Deus aben@oe as pessoas deste estado. Tem alguma coisa a dizer antes de se dar cumprimento @ senten@a?
- O John humedeceu os l®bios uma vez mais, ap®s o que falou com toda a clareza. Cinco palavras.
- Lamento muito aquilo que sou.
- -Deves lamentar! gritou a mûe das duas garotas assassinadas. Oh, grande monstro, deves lamentar! TENS OBRIGAÇÃO DE LAMENTAR E MUITO!
- Os olhos do John voltaram-se para mim. Na sua expressão não vi qualquer sinal de resignação, nem esperanão do paraão, nem tão-pouco o nascer de um sentimento de Paz.

Como eu gostaria de poder dizer que ele via essas coisas. Como eu gostaria de o poder dizer a mim prêprio. Aquilo que vi foi medo, infelicidade e incomprêensêo. Eram os olhos de um animal encurralado que se sentia aterrorizado. Pensei no que ele dissera sobre a forma como o Wharton conseguira

fazer com que a Cora e a Kathe tivessem sa@do do alpendre sem levantar as suspeitas de ningu@m no interior da casa: Ele matou-as com o amor que elas sentiam. ② o que acontece todos os dias. Em todas as partes do mundo. O Brutal retirou a nova m@scara do seu gancho de bronze nas costas da cadeira, mas assim que o John a avistou e compreendeu do que se tratava, os seus olhos arregalaram-se de

horror. Olhou para mim e naquele momento eu via grossas gotas de suor sobre a curva do seu crênio desnudado. Pareciam têo grandes como ovos de tordos.

- Por favor, chefe, n $\hat{v}$ o ponha essa coisa em cima da minha cara pediu ele num gemido sussurrante. Por favor, n $\hat{v}$ o me fa $\hat{v}$ a ficar  $\hat{v}$ s escuras, n $\hat{v}$ o me obrigue a ficar  $\hat{v}$ s escuras, eu tenho medo do escuro.
- O Brutal olhava para mim com os sobrolhos soerguidos, sem fazer o mais pequeno movimento, mantendo a mêscara nas mêos. A expressêo dos seus olhos dizia-me que a decisêo era minha, fosse ela qual fosse, o destino do John jê estava traêado. Pensei com toda a rapidez que me era possêvel e têo acertadamente quanto estava ao meu alcance o que foi difêcil, com a cabeêa a latejar. A mêscara era da tradiêão e não da lei. Na realidade, era uma medida que se destinava mais a poupar as testemunhas. Mas, subitamente, decidi que elas não precisavam de ser poupadas, sobretudo daquela vez. Ao fim e ao cabo, o John não tinha cometido crime nenhum em toda a sua vida que o fizesse ser merecedor de morrer com uma mêscara a cobrir-lhe o rosto. Os presentes não estavam a par dessa circunstência, mas nês encontrêvamo-nos cientes disso, o que me levou a decidir que lhe concederia aquele êltimo pedido. Quanto ê Marjorie Detterick, o mais provêvel seria ela enviar-me uma carta de agradecimento.
- De acordo, John murmurei eu.
- O Brutal voltou a colocar a mêscara no seu lugar. Atrês de nês, o Homer Cribus gritou a sua indignaçõo numa voz de cana rachada.
- Vamos lo a ver, rapaz! Poe essa moscara na cara dele! Pensas que queremos ver os seus olhos a saltarem das orbitas?
- Fa@a o favor de se manter calado disse eu sem me voltar para o homem. Isto @ uma execu@@o e o senhor n@o @ o respons@vel por ela.
- \* Nem foste o respons@vel pela sua captura, meu grande \* 419

monte de tripas - sussurrou o Harry. O Harry morreu em 1982, muito prêximo dos oitenta anos de idade. Um homem jê bastante idoso. Nêo fazia parte da minha liga, como ê evidente, mas poucos fazem. Veio a falecer de uma espêcie qualquer de cancro intestinal.

O Brutal inclinou-se para baixo e retirou o cêrculo de esponja do interior do balde. Com um dedo fez pressêo sobre a superfêcie e lambeu a ponta deste, embora nêo houvesse ne cessidade de o ter feito. Eu conseguia ver o lêquido de um horrêvel tom acastanhado a pingar da esponja. Ajustou-a no interior do capacete e colocou este sobre a cabeêa do John. Pela primeira vez reparei que o Brutal tambêm estava branco - de um branco pastoso, parecendo prestes a perder a

consciência. Ocorreu-me o facto de ele ter dito que sentia, pela primeira vez em toda a sua vida, estar ê beira do inferno, porque estêvamos a preparar-nos para matar uma bênêro de Deus. De sêbito, senti uma vontade irresistêvel de vomitar. Consegui controlê-la, mas sê com muito esforêro. A êgua gotejava da esponja por ambos os lados do rosto de John.

O Dean Stanton estendeu a correia - que deixou o mais larga que lhe foi possêvel - a toda a largura do peito do John, e entregou-ma. Tivêramos tanto cuidado a tentar proteger o Dean na noite em que fizemos a nossa viagem, por causa dos seus filhos, desconhecendo que lhe restavam menos de quatro meses de vida. Depois da morte do John Coffey, pediu transferência para o Bloco C, afastando-se da Velha Faêsca, e foi lê que um prisioneiro o apunhalou na garganta com o cabo de uma colher, acabando o Dean por deixar o sangue da sua vida derramado sobre o soalho conspurcado. Nunca cheguei a saber por que motivo. Nêo me parece que alguêm tenha vindo a descobrir a razêo daquele acto. A Velha Faêsca ê uma coisa de onde emana uma grande perversidade, concluo eu sempre que me recordo desses dias. Todos nês somos frêgeis que nem vidro a ser soprado, atê mesmo sob as melhores condiêões imaginêveis. Matarmo-nos uns aos outros com gês e electricidade, a sangue-frio? Que loucura. Que horror.

O Brutal verificou a correia e retrocedeu. Esperei que ele come@asse a falar, mas n@o o fez. Enquanto cruzava as m@os atr@s das costas, mantendo-se numa posi@o de @-vontade em

formaçõo militar, eu soube que ele no diria nada. Talvez no fosse capaz. No me pareceu que eu proprio estivesse capaz de proferir uma onica palavra, mas ento olhei para os olhos 420

lacrimosos e atemorizados do John e conclu**0** que n**0**o poderia evitar. Ainda que fosse amaldi**0**oado para todo o sempre, n**0**o me restava outra alternativa.

- Prosseguir com a fase dois - ordenei numa voz pouco firme e enrouquecida, que mal reconheci como sendo a minha.

O capacete começou a zunir. Dez grandes dedos ergueram-se das extremidades dos amplos braços de carvalho da cadeira, abrindo-se tensamente em dez direcções diversas, com as pontas a tremerem espasmêdicamente. Os joelhos enormes agitavam-se como pistões cujos êmbolos não tinham espaço suficiente; contudo, as braçadeiras que lhe prendiam os artelhos mantiveram-se firmes. No tecto, três das lêmpadas suspensas estilhaçaram-se - com o ruçdo caracterestico do vidro a desfazer-se em fragmentos. A Marjorie Detterick soltou um grito ao ouvir aquele som, desmaiando nos braços do marido. Decorridos dezoito anos, ela veio a morrer em Memphis. Foi o Harry quem me enviou a notêcia do çbito. Faleceu num acidente com um electrico.

O corpo do John sofreu um violento impulso contra a correia do peito. Por breves momentos, os seus olhos cruzaram-se com os meus. Estavam bem alerta; eu fui a litima imagem que ele viu enquanto o empurrevamos pelo precipecio do mundo. Em seguida, descaiu contra as costas da cadeira, com o capacete ligeiramente inclinado em cima da cabela, o fumo - uma especie de nuvem enegrecida - a evolar-se de debaixo dele. Mas sabem, de uma maneira geral, tudo aquilo se processou com rapidez. Duvido que ele no tenha sofrido dores, tal como os defensores da cadeira electrica afirmam (e uma no e que nem sequer os mais acerimos de entre eles mostrou alguma vez vontade de investigar), mas foi celere. As mos voltaram a ficar inertes, com as meias-luas na base das unhas anteriormente branco-azuladas agora de uma tonalidade carregada de beringela, enquanto se evolava um anel de fumo das faces ainda molhadas com a solução salina da esponja... e das lêgrimas.

As derradeiras l@grimas do John Coffey.

Eu estava bem at@ chegar a casa. Por essa altura j@ era de madrugada e os p@ssaros j@ tinham come@ado a fazer ouvir os seus trinados. Estacionei o calhambeque, sa@, dirigi-me para 421

os degraus das traseiras, e foi entro que me senti invadido pelo segundo maior desgosto de toda a minha vida. Foi o facto de ter pensado no quanto ele receava a escuridro que fez com que aquela sensarro me assolasse. Recordei-me da primeira vez em que nos voramos, como ele me tinha perguntado se costumro deixar as luzes ligadas durante a noite, e senti as pernas enfraquecidas.

Sentei-me nos degraus, verguei a cabe@a para cima dos joelhos e comecei a chorar. N@o me pareceu que chorasse apenas pelo John, mas sim por todos n@s. Entretanto, a Janice saiu de casa e sentou-se ao meu lado. Colocou um bra@o em redor dos meus ombros.

- No o magoaste mais do que o indispensovel, no verdade? Abanei a cabela num gesto de negalo. E ele desejava ir. Acenei que sim. Vem para dentro disse
- ela, ajudando-me a levantar. Fez-me recordar a forma como o John me tinha ajudado a levantar quando ambos estiv@ramos a rezar. Vem para dentro e bebe uma caneca de caf@.

Fiz o que ela aconselhou. Decorreu a primeira manh@, e depois a primeira tarde; em seguida, veio o primeiro turno de regresso ao trabalho. O tempo encarrega-se de tudo, quer isso

nos agrade ou no. O tempo apaga tudo, a passagem do tempo dilui as recordações na nossa memoria, e no fim so nos resta a escurido. Por vezes, encontramos outros nessa escurido e noutras ocasiões perdemo-los nesse mesmo espaço do tempo. E isso o tudo o que sei, excepto que isto teve lugar em 1932, quando a penitencioria estatal ainda era em Cold Mountain.

Assim como a cadeira el©ctrica, claro.

12

Por volta das duas e um quarto, a minha amiga Elaine Connelly veio at@ junto de mim, quando eu ainda me encontrava sentado no sol@rio com as @ltimas p@ginas da narrativa

bem organizadas 🕏 minha frente. As suas faces mostravam-se bastante empalidecidas e na pele abaixo dos olhos havia um certo brilho. Fiquei 'com a impress©o de que tinha estado a chorar.

Por mim, limitara-me a olhar. Precisamente isso. A olhar 422

pela janela em direcco o se colinas situadas a oriente, sentindo a mo direita a latejar no extremo do seu pulso. Mas de certa forma, aquele latejar era tranquilizante. Sentia-me vazio, como se houvesse sido despojado da minha pele. Um sentimento que era, simultaneamente, maravilhoso e aterrorizador. Foi-me difecil enfrentar o olhar da Elaine - receava o edio e o desprezo que talvez pudesse vislumbrar nos seus olhos - mas tal no aconteceu. A sua expresso era triste e interrogadora, mas no me causava qualquer intranquilidade. Nela no lia edio nem to-pouco desdem, apenas descrenca.

- Queres ler o resto da hist@ria? perguntei. Com a minha m@o dorida, dei uma pancadinha sobre a pequena pilha de folhas manuscritas @ minha frente. Est@aqui, mas compreendo se preferires n@o...
- Noo se trata de uma questo daquilo que quero atalhou ela. Tenho de saber como o que tudo veio a desenrolar-se, embora calcule que no possa haver a mais pequena dovida quanto ao facto de o teres executado. A intervenco da Providoncia, com um "po" maiosculo, o exageradamente sobrestimada na vida do comum dos mortais, penso eu. Mas antes de agarrar nessas poginas... Paul... A Elaine deteve-se, como que insegura quanto o forma como deveria prosseguir. Esperei. Por vezes, o nos impossovel ajudar as pessoas. Por vezes, o preferovel nem sequer tentar.
- Paul, a julgar pela maneira como escreves, de a impresseo de que em mil novecentos e trinta e dois je tinhas dois filhos crescidos... neo se um, mas sim dois. Ora, se neo te casaste com a tua Janice quando tinhas apenas doze anos e ela onze, qualquer coisa mais ou menos assim...
- @ramos muito jovens quando cas@mos... comecei a dizer, esbo@ando um sorriso.
- Muitas das pessoas das regi**l**es montanhosas casam cedo, a minha m**l**e tamb**l**m... bom, mas tamb**l**m n**l**o era assim t**l**o jovem.
- Sendo assim, quantos anos tens? Sempre parti do princopio que andarias pelos oitenta e pouco, que talvez fosses da minha idade, possivelmente ato mesmo um pouco mais novo, mas a fazer fo nos teus escritos...
- No ano em que o John percorreu pela **l**ltima vez a Milha Verde, eu tinha quarenta anos continuei. Nasci em mil oitocentos e noventa e dois. O que significa que tenho cento e quatro anos, se os meus c**l**lculos n**l**o me enganam. A

Elaine ficou a olhar para mim incapaz de falar. - 423

Agarrei nas vltimas folhas do manuscrito, recordando-me uma vez mais de como o John me tinha tocado no interior da sua cela. No vai explodir, dissera ele, esbovando um pequeno sorriso perante aquela ideia, e realmente eu no explodira... embora algo me tivesse acontecido. Algo duradouro. - Lo o resto da historia - aconselhei. - Todas as respostas que eu possa ter encontram-se ao. - De acordo - respondeu a Elaine numa voz que no era mais do que um murmorio.

- De acordo - respondeu a Elaine numa voz que n**v**o era mais do que um murm**v**rio. - Devo confessar que me sinto um tudo-nada receosa, n**v**o posso negar, mas... muito bem. Para onde **v** que tencionas ir quando sa**v**res daqui?

Levantei-me da cadeira, espreguicei-me e ouvi os estalos da minha espinha. Uma coisa que eu sabia era que estava mais que farto do sol@rio.

- Vou para o campo de jogos. Ainda ho uma coisa que gostaria de te mostrar e que fica nessa mesma direcolo. o alguma coisa... assustadora? perguntou a Elaine a medo, e na sua expresso tômida adivinhei a rapariguinha que ela outrora fora, quando os homens costumavam usar chapous de palhinha no Vero e casacos de pele de guaxinim no Inverno.
- No repliquei com um sorriso. No e assustador. De acordo. Agarrou nas folhas que eu lhe estendia. Vou levar isto para o meu quarto. Encontramo-nos mais tarde no campo de jogos, por volta das... Folheou o manuscrito, calculando o tempo de que necessitaria para o ler. Quatro? Essa hora esto bem para ti?
- Perfeitamente respondi, pensando no curioso Brad Dolan. A essa hora jo ele teria largado o serviço.

A Elaine estendeu a mo e deu-me um pequeno aperto no bravo num gesto caloroso, afastando-se em direco ao seu quarto. Deixei-me ficar no mesmo lugar por breves momentos, baixando o olhar ato mesa, como se so entro compreendesse que se encontrava de novo vazia, com excepto do tabuleiro com o pequeno-almo que a Elaine me trouxera nessa manho. No sei porquo, mas era-me difocil acreditar que jo estivesse despachado.., e uma vez que tudo o que eu escrevera tinha sido depois de ter registado a executo do John Coffey e entregue o oltimo conjunto de poginas o Elaine, o claro que ainda no estava despachado. E ato mesmo entro, parte de mim sabia por que razo.

424

Agarrei no litimo pedalo de torrada je fria que se encontrava no tabuleiro e desci as escadas, dirigindo-me ao campo de jogos. Ali chegado, sentei-me ao sol, vi meia dezia de casais e depois um quarteto que caminhava num passo lento mas animado, acenando com os malos de croquet, e embrenhei-me nos meus pensamentos de homem idoso, deixando que os raios solares aquecessem os meus ossos je velhos.

Por volta das duas e quarenta e cinco, as pessoas que trabalhariam no turno das três ês onze come@aram a chegar, vindas do parque de estacionamento; ês três da tarde, os que trabalhavam no turno da manhê come@aram a sair. A maioria sa@a em grupos; todavia, o Brad Dolan, reparei eu, caminhava sozinho. Para mim, aquela foi uma vis@o que me deixou satisfeito; ao fim e ao cabo, talvez o mundo ainda n@o se encontrasse completamente ê beira do inferno. Um dos seus livros de piadas sa@a-lhe pela parte de cima do bolso de três das cal@as. O caminho que leva ao parque de estacionamento atravessa o campo de Jogos, pelo que ele me viu ali, mas n@o me mimoseou nem com uma express@o de repreens@o nem com um acenar da m@o, o que n@o me incomodou minimamente. Entrou no seu velho Chevrolet, com o autocolante no p@ra-choques que dizia: "Eu vi DEUS E O SEU NOME ê NEWT." Pouco depois j@ ele tinha partido para onde quer que costumava ir quando n@o estava a trabalhar ali, deixando atrês de si um rasto fino de @leo.

Por volta das quatro horas, a Elaine veio ter comigo, tal e qual como havia prometido. A julgar pela express**©**o do seu olhar, havia chorado um pouco mais. Colocou os bra**©**os **©** minha volta e deu-me um abra**©**o apertado.

- Pobre John Coffey - disse ela. - E, tamb@m, pobre Paul Edgecombe.
Pobre Paul, ouvi a voz de Jan a dizer. Pobre homem. A Elaine recome@ou a chorar uma vez mais. Tomei-a nos meus bra@os, ali, no campo de jogos banhado pelos @ltimos raios de sol daquele fim de tarde. As nossas sombras pareciam dan@ar.
Talvez no Sal@o de Baile das Ilus@es, o programa que costum@vamos ouvir no r@dio

nesses tempos de outrora.

Ao fim de algum tempo, ela conseguiu recompor-se,. afastando-se de mim. Encontrou um lenço de papel na algibeira da blusa com que limpou os olhos marejados de legrimas.

- O que ♥ que aconteceu ♥ mulher do director da pris♥o, Paul? O que ♥ que sucedeu ♥ Melly?
- 425
- Foi considerada a maravilha da sua era, pelo menos no que dizia respeito aos mêdicos do hospital de Indianola . respondi. Dei-lhe o braêo e comeêêmos a andar na direcêêo

da vereda que sava do parque de estacionamento, entrando no bosque. A caminho do barracvo proximo do muro existente entre Georgia Pines e o mundo da gente mais jovem. - Ela morreu... de um ataque cardvaco e nvo de um tumor no cvrebro, dez ou onze anos mais tarde. Parece-me que foi em quarenta e tros. O Hal faleceu de uma trombose por alturas do ataque a Pearl Harbor... vo possovel que tenha sido mesmo no dia de Pearl Harbor, tanto quanto me vo dado recordar, o que significa que ela lhe sobremveu por dois anos. O que atvo certo ponto vo uma ironia.

- E quanto 🛭 Janice?
- Hoje nĝo estou muito preparado para abordar esse assunto disse eu. Falarte-ei disso noutra ocasiĝo.
- Prometes? perguntou a Elaine.
- Prometo. Mas foi uma promessa que eu nunca cheguei a cumprir. Três meses depois do dia em que caminhêmos juntos atê ao arvoredo (eu ter-lhe-ia dado a mêo, nêo fora o

receio que sentia em lhe magoar os dedos enodados e inchados), a Elaine Connelly morreu tranquilamente na sua cama. Tal como acontecera © Melinda Moores, a sua morte foi provocada por um ataque card©aco. O auxiliar de enfermagem que a encontrou morta disse que ela tinha uma express©o serena, como se a morte houvesse chegado inesperadamente, sem lhe ter causado grande sofrimento. Espero que ele tenha tido raz©o quanto a isso. Eu amava a Elaine. Sinto muito a falta dela. Dela, da Janice e do Brutal, assim como de quase todos eles. Cheg©mos ao segundo barrac©o © beira do caminho, o que se encontrava mais pr©ximo do muro. Situava-se por detr©s de uma esp©cie de abrigo formado por uns pinheiros enfezados; o tecto, que tinha cedido, e as janelas entaipadas estavam mosqueados de sombras. Dirigi-me para o barrac©o. A Elaine ficou para tr©s por

- um momento, mostrando-se receosa.
   No tenhas medo disse-lhe eu. A sorio. Podes vir vontade.
  A porta no tinha trinco este existira em tempos, mas entretanto fora arrancado pelo que eu usava um bocado de carto dobrado para poder manto-la fechada. Abri-a e entrei no barraco. Deixei a porta toda aberta para tros, uma vez que no interior fazia escuro.
- Paul, o que Q que?... Oh! Oh! Aquele segundo "oh" tinha sido quase um grito. Uma mesa fora afastada para um dos lados. Sobre o seu tampo estava uma lanterna e um saco de papel castanho. No chQo de terra batida encontrava-se uma caixa de charutos

Hav-A-Tampa, que eu obtivera do empregado da empresa que tem a concesso das moquinas de refrigerantes e de doces do lar. Tinha-lhe pedido aquela caixa muito em especial, uma vez que a empresa em que ele trabalhava tambom comercializava produtos tabaqueiros, pelo que ele no teve qualquer dificuldade em satisfazer o meu pedido. Ofereci-me para lha pagar - na altura em que eu trabalhara em Cold Mountain aquele gonero de artigo tinha muito valor, tal como possivelmente jo vos disse - mas ele limitou-se a rir perante a minha oferta.

A espreitar pela berma da caixa, viam-se dois olhinhos vivos, negros como contas.

-Mister Jingles - chamei~em voz baixa. - Vem at@ aqui. Vem c@, meu velho, vem ver esta senhora. Agachei-me - as articula@@es doeram-me, mas com algum esfor@o consegui baixar-me - e estendi a m@o. De in@cio n@o pensei que desta vez ele fosse capaz de sair do bordo da caixa, mas, com um impulso final, foi bem sucedido. Tombou no ch@o de lado, e l@ se p@s de p@, aproximando-se. Corria com um ligeiro coxear numa das patas traseiras; a les@o que o Percy lhe infligira tinha-se acentuado nos anos de velhice do Mister Jingles. Os seus anos de

velhice, velhice. Com a excepço da regio superior da cabeo e a ponta da cauda, todos os seus polos haviam ficado completamente grisalhos. Deu um salto para a palma da minha mo. Ergui-o e ele começou a esticar o pescoço, a farejar o meu bafo com as orelhas inclinadas para tros, mostrando uma expresso co vida nos seus pequenossimos olhos negros e cintilantes. Estendi a mo na direcoço da Elaine, que olhava, estupefacta, para o rato, e os lobios entreabertos.

- N©o pode ser! exclamou ela, erguendo os olhos para mim. Oh, Paul, n©o ©... n©o pode ser!
- Observa disse-lhe eu -, e depois diz-me isso. Do saco que se encontrava sobre a mesa retirei um carretel que eu pr⊕prio havia colorido n⊕o com l⊕pis de cera, mas sim com canetas de feltro, uma inven⊕o com que nem 427

sequer se sonhava em 1932. No entanto, o resultado final era rigorosamente o mesmo. As cores eram to garridas como tinham sido as do Del, talvez mesmo mais vivas. Messieurs et mesdames, pensei. Bienvenue au cirque du mousie! Agachei-me de novo e o Mister Jingles correu para fora da palma da minha moo. Estava velho, apesar de se mostrar to obcecadamente empenhado como sempre. Desde o mo

mento em que eu tirara o carretel do interior do saco, deixara de ter olhos para mais o que quer que fosse. Fi-lo rolar pelo chêo irregular do barracêo e, de imediato, ele correu atrês do carretel. A sua corrida nêo tinha a mesma velocidade de antigamente, e o seu coxear era, atê certo ponto, doloroso de observar, mas por que motivo ê que naquela altura ele deveria ter sido veloz ou firme na sua corrida? Tal como eu jê disse, ele era velho, um verdadeiro Matusalêm dos ratos. Tinha, no mênimo dos mênimos, sessenta e quatro anos de idade.

Alcançou o carretel que batera contra a parede mais afastada, fazendo ricochete. Contornou-o e ficou deitado sobre um dos flancos. A Elaine fez menço de avançar, mas eu con

tive-lhe o movimento. Momentos depois, o Mister Jingles conseguiu pr-se de pruma vez mais. Devagar, muito devagar comerou a empurrar o carretel na minha direcro, servindo-se do focinho. Quando ele tinha chegado - eu encontrara-o cardo nos degraus que dro para a cozinha exectamente dessa mesma maneira, como se houvesse viajado durante uma longa distrncia e se sentisse exausto - ainda era capaz de conduzir o carretel com as patas, e semelhanra do que fizera havia tantos anos pela Milha Verde. No entanto, agora isso encontrava-se para lo das suas forras; as suas patas posteriores jo nro conseguiam suportrolo. No entanto, o seu focinho continuava tro experiente e capaz como sempre o fora. Tinha apenas de ir de um extremo ao outro do carretel, a fim de o manter em movimento pela rota certa. Quando chegou junto de mim, peguei-lhe com uma mro - o seu peso nro era maior do que o de uma pena - e com a outra peguei no carretel. Os seus olhos negros e cintilantes nunca o largaram.

- No favas isso outra vez, Paul - pediu-me a Elaine numa voz embargada. - No consigo suportar vo-lo a correr. Compreendi o que ela sentia, mas pensei que estava enganada ao pedir-me aquilo. O rato adorava correr para ir buscar o carretel; decorridos tantos anos, continuava a gostar tanto de fazer aquilo como sempre. Todos nos devervamos ser to afortunados em relaçõo os nossas paixões.

No saco tambûm hû rebuûados de hortelû-pimenta - acrescentei. - Imagino que ele continue a gostar deles... nûo pûra de farejar se eu lhe chegar um deles ao focinho, mas o

seu aparelho digestivo deteriorou-se demasiado para conseguir com@-los. Em vez disso, costumo trazer-lhe peda@os de torrada.

Agachei-me de novo, parti um bocado pequeno da que trouxera comigo do sol@rio, colocando-o no ch@o. O Mister Jingles farejou o p@o e em seguida agarrou-o com as patas, come@ando a comer a torrada. Tinha a cauda em espiral enrolada @ volta do corpo. Acabou de comer e soergueu o olhar numa express@o de expectativa.

- Por vezes, nos os velhos podemos surpreender os outros com o nosso apetite - disse eu o Elaine, entregando-lhe o que restava da torrada. - Experimenta tu. Ela partiu outro bocadinho, deixando-o cair no choo. O Mister Jingles aproximouse e comeo u a farejo-lo, olhou para a Elaine... em seguida agarrou no po e

come@ou a com@-lo.

- Est@s a ver? perguntei. Ele sabe que tu n@o @s uma tempor@ria.
- De onde 🛭 que ele veio, Paul?
- Não faão a mais pequena ideia. Um dia, quando saã para dar o meu passeio matinal, dei com ele estendido nos degraus da cozinha. Não tive a mênima dêvida de quem ele era, mas para ter a certeza absoluta fui buscar um carretel caixa de costura da lavandaria. Em seguida, arranjei a caixa de charutos. Forrei-a com o material mais macio que consegui encontrar. Estou convencido de que ele exactamente como nês, Ellie... tem dias em que e um completo sofrimento. Ainda assim, não perdeu a vontade de viver. Continua a gostar do carretel e de receber a visita do seu velho companheiro de bloco. Ao longo de sessenta anos guardei a histêria do John Coffey dentro de mim, mais de sessenta, e agora finalmente passei-a a papel. Fiquei com a ideia de que foi por isso que ele regressou. Para que eu soubesse que deveria apressar-me a contê-la enquanto ainda me restava tempo para o fazer. Porque eu sou como ele... estou cada vez mais a chegar lê. Achegar onde? perguntou a Elaine.
- Oh, sabes bem o que quero dizer repliquei, ficando a olhar em sil@ncio para o Mister Jingles por alguns momentos. Em seguida, por qualquer raz@o que n@o sei definir, voltei
- 429
- a lan@ar o carretel pelo ch@o, embora a Elaine me houvesse pedido que n@o voltasse a faz@-lo. Talvez somente porque, de certa forma, o facto de ele continuar a ir atr@s do carretel era como as pessoas de idade levarem a cabo a sua vers@o lenta e cautelosa da actividade sexual @ poss@vel que voc@ n@o queira observar, voc@ que @ jovem e est@ convencido de que, quando chegar a velho, ser@ aberta uma excep@o no seu caso, mas o certo @ que elas continuam a querer ter essa actividade.
- O Mister Jingles foi de novo a correr atrês do carretel em movimento, e era evidente que sofria, mas tambêm era evidente (pelo menos, na minha opiniêo) que sentia a mesma satisfaçõo obsessiva de outros tempos.
- Janelas de folha de mica murmurou a Elaine, observando o rato na sua corrida.
- Janelas de folha de mica concordei, esbo@ando um sorriso.
- O John Coffey tocou no rato da mesma maneira que te tocou a ti. No se limitou a fazer com que ficasses melhor da doeno que te afligia ento, ele tornou-te... o quo, sero resistente?
- Essa v uma palavra tvo boa como qualquer outra, acho eu. Resistente aos factores que acabam por derrubar o resto de nvs, abatendo-nos como vrvores infiltradas por tvrmitas. Tu... e ele. O Mister Jingles. Quando agarrou nele com as suas mvos.
- Foi isso exactamente. O poder que se manifestava atravês do John teve esse efeito, pelo menos, e essa a minha opinieo, e agora, ele este finalmente a dissipar-se. As termitas abriram caminho atravês da casca do nosso tronco. Foi necesserio um pouco mais de tempo do que o habitual, mas ainda assim chegaram le. e possevel que ainda me restem mais alguns anos, os homens ainda vivem mais tempo do que os ratos, calculo eu, mas o tempo do Mister Jingles este rapidamente a aprêximar-se do fim.

Entretanto, o rato chegou junto do carretel, coxeou volta dele, caiu de lado com a respiraçõo acelerada (conseguçamos ver o ritmo da sua respiraçõo atravês dos polos acinzentados,

em movimentos que se assemelhavam a uma ondula@o suave) e em seguida levantouse e come@ou a empurr@-lo corajosamente com o focinho. Os seus p@los estavam quase todos grisalhos e a sua postura era pouco firme, mas as contas ne 430

gras e cintilantes que eram os~seus olhos continuavam t**@**o brilhantes como sempre.

- Achas que ele desejava que tu escrevesses o que escreveste disse a Elaine.  $N\hat{\mathbf{Q}}$ o  $\hat{\mathbf{Q}}$  verdade, Paul?
- N�o o Mister Jingles retorqui. N�o foi ele, mas sim a for�a que...
- Mas o que 🖟 isto, Paulie! E a Elaine Connelly tamb@m!!! gritou uma voz vinda da porta aberta. Estava trespassada de uma esp@cie de horror sat@rico. - Mal posso acreditar no que os meus olhos est@o a ver! Em nome de Deus, o que 🖟 que

voc@s dois poder@o estar a fazer num lugar destes?

Voltei-me, sem me sentir minimamente surpreendido por deparar com o Brad Dolan entrada do barraceo. Exibia um esgar sorridente, daqueles que se exibido por alguêm que sabe que nos enganou muito bem enganados. Que distência que ele teria percorrido no automêvel, depois de o turno ter terminado? Possivelmente, se ate ao The Wrangler, onde tomou uma ou duas cervejas antes de regressar ao lar.

- Ponha-se na rua disse-lhe a Elaine com grande frieza. Ponha-se na rua imediatamente.
- No me diga para me por na rua, sua velha cabra engelhada redarguiu ele, continuando a sorrir. Talvez possa dizer-me isso lo em cima, na colina, mas acontece que agora no lo lo que se encontra. Tambom no lo aqui que devia estar. Isto fica fora dos limites do lar. Um pequeno ninho de amor, Paulie? lo para isso que vens ato aqui? Uma espocie de antro da Playboy para os da terceira idade...
- Os seus olhos arregalaram-se quando finalmente viram o ocupante do barrac**©**o. Mas que merda vem a ser esta?

No me voltei para ver. Por um lado, sabia o que estava ali; por outro, o passado havia-se subitamente sobreposto ao presente, produzindo uma imagem terrôvel que, em toda a sua realidade, adquirira proporôces tridimensionais. No era o Brad Dolan quem se encontrava ali na ombreira da porta, mas sim o Percy Wetmore. Dali a um momento, entraria no barracco num passo apressado para espezinhar o Mister Jingles (que jô no tinha a monima esperança de conseguir fugir-lhe) sob o seu sapato de sola dura. E desta feita no havia nenhum John Coffey que o fizesse reviver, arrancando-o das vascas da morte. Da mesma maneira que no houvera nenhum John Coffey quando eu precisei dele naquele dia chuvoso em Alabama.

431

Pus-me de pê e desta vez nêo senti qualquer dor nas articulações nem têo-pouco nos mêsculos; apressadamente, dirigi-me para o Dolan.

- Deixa-o em paz e sossego! gritei-lhe. Vais deix�-lo em paz, Percy, ou eu...
- A quem v que estvs a chamar Percy? perguntou ele empurrando-me para trvs com tamanha violôncia que estive prestes a cair. A Elaine agarrou-me, embora lhe devesse ter

doûdo fazer isso, conseguindo evitar que eu perdesse o equilûbrio. - E tambûm nûo û a primeira vez que me chamas esse nome. E pûra de mijar nas calûas. Nûo tenciono tocar-lhe. Nûo hû necessidade. Esse roedor jû estû morto.

Virei-me para três, convencido de que o Mister Jingles sê estava deitado de lado para recuperar o fêlego, tal como costumava fazer. Nêo havia dêvida de que estava realmente dei

tado de lado; todavia, aquela ondula vo que se vira sob a pelagem deixara de se ver. Tentei convencer-me de que ainda conseguia detecte-la, mas foi ente que a Elaine desatou a chorar num pranto desabalado. Baixou-se, sendo evidente que o movimento a fazia sofrer, e pegou no rato que eu tinha visto pela primeira vez na Milha Verde a dirigir-se para a mesa do guarda de serviço todo destemido, como um homem que se aproximasse dos seus pares... ou dos seus amigos. O rato estava inerte na sua mêo. Os seus olhos eram opacos e sem expressão. Tinha morrido.

- O Dolan fez uma careta desagrad@vel, revelando uns dentes que nunca haviam sido observados por um dentista. Cruzes, canhoto! O que @ que temos aqui? perguntou ele. Ser@ que acab@mos de perder o animal de estima@o da fam@lia? Devemos organizar um pequeno funeral, com flores de papel e...
- CALE A BOCA! vociferou a Elaine, numa voz t©o elevada e vigorosa que ele retrocedeu um passo, com o esgar sorridente a abandonar-lhe os l⊕bios. PONHA-SE DAQUI PARA

FORA! SAIA IMEDIATAMENTE OU GARANTO-LHE QUE NUNCA MAIS TRABALHAR® UM S® DIA AQUI! NEM SEQUER UMA HORA! JURO-LHE QUE ISSO ACONTECER®!

- Nem sequer te dar $\hat{v}$ o uma fatia de p $\hat{v}$ o na fila para a sopa dos pobres - disse eu, mas numa voz t $\hat{v}$ o baixa que nenhum dos dois me ouviu. N $\hat{v}$ o conseguia desviar os olhos do

corpo do Mister Jingles, deitado em cima da palma da m©o da Elaine, como se fosse o mais ©nfimo tapete do mundo feito de pele de animal.

O Brad pensou em responder-lhe na mesma moeda, pondo a descoberto o seu bluff - ele tinha raz@o, n@o se podia dizer que o barrac@o fosse territ@rio aprovado para os residen

tes de Georgia Pines, at eu mesmo estava a par disso - mas optou por no o fazer. Bem lo no fundo, o homem no passava de um cobarde, tal como o Percy. E o mais provovel era ele jo ter investigado se o neto da Elaine era ou no uma Pessoa Importante. Mas, possivelmente, mais do que tudo, a sua curiosidade fora satisfeita, o que mitigara a sua sede de descobrir algo que desconhecia. E depois de tantas interrogações da sua parte, verificara que o mistorio no tinha nada de especial. Aparentemente, era apenas o animal de estimaçõe de um homem idoso, que estivera a viver no barraco. Agora havia ido desta para melhor, sofrera um ataque de coraçõe o u qualquer coisa do gênero enquanto empurrava um carretel colorido.

- No compreendo por que razo que esto to triste disse o Brad Dolan. Nem tu, Paulie. Esto a reagir como se fosse um co ou qualquer animal assim.
- V�-se embora ripostou a Elaine com desd�m. Ponha-se na rua, seu ignorante. O pouco c�rebro com que foi dotado � sinistro e tortuoso.
- O Dolan, com uma expressão obtusa, corou; as marcas das suas borbulhas dos tempos de liceu encheram-se de um avermelhado mais acentuado. Pela aparência da sua pele, tinha havido uma grande quantidade de borbulhas...
- Eu vou disse ele -, mas quando amanh@ c@ vieres... Paulie... encontrar@s um cadeado nesta porta. Este lugar encontra-se fora da zona permitida aos residentes, independentemente daquilo que a senhora "A Minha Merda n@o Fede" tenha a dizer a meu respeito. Olhem para o ch@o! As t@buas est@o todas podres e soltas! Se enfiar a sua velha perna escanzelada num desses buracos, ela quebrarse-@ como um galho ressequido. Portanto, agarrem no vosso rato morto, isto @, se desejarem lev@-lo convosco, e ponham-se a andar daqui para fora. A partir deste momento, o Barrac@o do Amor vai ficar encerrado.

Depois daquelas palavras, deu meia volta e saiu porta fora com a express**©**o de um homem que acredita ter ganho, pelo menos, uma vaza. Esperei que ele tivesse desaparecido e de

pois, com toda a suavidade, agarrei no Mister Jingles que continuava na mo da Elaine. O meu olhar foi por acaso para o saco com os rebuoados de hortelopimenta, e isso bastou - senti os olhos alagados de logrimas. No sei porquo, mas nos dias que correm choro com muito mais facilidade.

- Est $\hat{v}$ s disposta a ajudar-me a enterrar um velho amigo? perguntei  $\hat{v}$  Elaine, quando os passos pesados do Brad Dolan j $\hat{v}$  s $\hat{v}$  se ouviam muito vagamente  $\hat{v}$  dist $\hat{v}$ ncia.
- Sim, Paul. Passou um bravo em redor da minha cintura e encostou a cabeva ao meu ombro. Com um dedo envelhecido e contorcido acariciou o flanco inerte do Mister Jingles. Com todo o gosto.

E assim fomos buscar um ancinho ao barrac©o onde guardavam os utens©lios de jardinagem e enterr©mos o animal de estima©©o do Del, enquanto as sombras se projectavam alon

gadas por entre as @rvores. Depois de terminarmos aquela tarefa, regress@mos para jantar e dar seguimento ao que restava das nossas vidas. E foi no Delacroix que dei comigo a pensar, no Del ajoelhado sobre a carpete esverdeada do meu gabinete, com as m@os unidas e a parte de cima da cabe@a calva a brilhar sob a luz do candeeiro de tecto, no Del que nos pedira que olh@ssemos pelo Mister Jingles, para que nos assegur@ssemos de que o "homem mau n@o lhe fazia mais mal". S@ que o homem mau acaba sempre por nos fazer mal, n@o @ verdade?

- Paul? chamou a Elaine. A sua voz tinha tanto de ternura como de cansaĝo. Imagino que atĝ mesmo cavar uma sepultura com um ancinho, e colocar um rato no seu interior,
- f muita excitation para um par de velhotes como nos. Estos bem?
  Eu colocara o meu brato em redor da sua cintura. Apertei. Estou toptimo repliquei.

- Olha disse ela. Vai ser um p@r do Sol maravilhoso. Queres ficar c@ fora para podermos v@-lo?
- De acordo anu®, e ali fic®mos no relvado durante algum tempo, com os bra®os ® volta da cintura um do outro, a observar as cores vivas a surgirem no c®u, para depois as vermos esbaterem-se em matizes de cinzento.

Sainte Marie, M@re de Dieu, priez pour nous, pauvres p@cheurs, maintenant et © 1'heure de notre mort.

ûmen.

13

1956.

Alabama sob a chuva.

tivesse morrido

O nosso terceiro neto, uma menina maravilhosa de nome Tessa, estava prestes a licenciar-se na Universidade da Flori 434

da. Fizemos a viagem numa das camionetas da Greyhound. Nessa altura eu tinha sessenta e quatro anos, era um mero rapazinho. A Jan tinha cinquenta e nove e era to bela como sempre fora. Pelo menos aos meus olhos. Seguê amos sentados no Oltimo banco, e ela no se calava porque eu no lhe tinha comprado uma moquina fotogrofica nova para registar aquele acontecimento de to grande importôncia. Eu ia abrir a boca para lhe dizer que tero amos um dia inteiro para ir os compras e que ela poderia comprar a moquina nova se lhe apetecesse, uma vez que a despesa no iria afectar o nosso oro amento. Estava convencido de que ela continuava a implicar porque jo se sentia aborrecida com a viagem e no gostava do livro que trouxera. Era um Perry Mason. Foi nessa altura que tudo na minha mente ficou em branco por algum tempo, como a pelo cula de um filme que fica exposta ao Sol. Recordam-se desse acidente? Imagino que alguns de vos que esto a ler isto talvez se lembrem, embora a maior parte no tenha qualquer recordaçõo. E, contudo, foi publicado em grandes parangonas na primeira pogina de todos os

talvez se lembrem, embora a maior parte n $\hat{\mathbf{e}}$ o tenha qualquer recorda $\hat{\mathbf{e}}\hat{\mathbf{e}}$ o. E, contudo, foi publicado em grandes parangonas na primeira p@gina de todos os jornais de costa a costa, na altura em que ocorreu. Encontr@vamo-nos nas redondezas de Birmingham, o dia estava chuvoso, e a Janice reclamava da m@quina fotogr@fica antiga, quando rebentou um pneu. A camioneta come@ou a ziguezaguear de lado sobre o pavimento escorregadio e foi colidir lateralmente contra um camiço carregado de fertilizante. O camiço atirou com a camioneta contra um dos pilares de uma ponte a mais de noventa e cinco quil@metros por hora, tendo-se esta esmagado contra o cimento e partido ao meio. Duas partes de metal que brilhava sob a chuva derraparam em direc**çõ**es opostas, a que tinha o dep**ê**sito de gas�leo projectando uma bola de fogo preta e vermelha para o firmamento pardacento e chuvoso. Num determinado momento, a Janice queixava-se da sua velha Kodak e logo no seguinte dei comigo esparramado, 🖟 chuva a olhar para um par de cuecas de nylon azul que sa@ra da mala de viagem de algu@m. Tinham um bordado em linha preta que dizia QUARTA-FEIRA. Por toda a parte viam-se malas abertas devido ao choque. E corpos. E membros. Dentro daquela camioneta seguiam setenta e tr®s pessoas e s® quatro conseguiram sobreviver ® colis®o. Eu fui uma delas, e a @nica que n@o ficou gravemente ferida.

Levantei-me do solo e cambaleei por entre as malas aber 435

tas e os corpos destro@ados das pessoas enquanto gritava pelo nome da minha mulher. Dei um pontap@ num despertador, recordo-me bem de ter feito isso, tal como me recordo de ter visto o cad@ver de um rapazinho de treze anos estendido sobre um monte de vidros estilha@ados e com metade do rosto completamente desfeita. Sentia a chuva a a@oitar-me as faces; passei por baixo da ponte e durante algum tempo deixei de a sentir. Quando sa@ pelo outro lado, l@ estava ela outra vez a bater-me contra a testa e faces. Vi a Jan estendida junto da cabina capotada e em destro@os do cami@o que transportara fertilizantes. Reconheci-a pelo vestido vermelho - era o segundo melhor que possu@a. O melhor, como @ evidente, ficara reservado para o dia da licenciatura. Ela ainda n@o estava completamente morta. Tenho pensado com bastante frequ@ncia que teria sido prefer@vel - se n@o para ela, pelo menos para mim - que ela

imediatamente. Assim, teria sa@do da minha vida um pouco mais cedo, mas de uma maneira um pouco mais natural. Ou talvez eu esteja a enganar-me a mim pr@prio ao pensar assim. Tudo o que sei de certeza absoluta @ que nunca a deixei partir realmente.

Todo o seu corpo era percorrido por estremecimentos. Um dos sapatos descal@arase, o que me permitia ver o p@ em convuls@o. Os seus olhos mantinham-se abertos mas sem express@o, com o esquerdo alagado de sangue. Quando me ajoelhei junto dela sob aquela chuva que atravessava o ar que cheirava a fumo, a @nica coisa que conseguia pensar era que aquelas convuls@es no p@ significavam que ela estava a ser electrocutada; a Janice estava a ser electrocutada e eu tinha de mandar parar o accionamento da alavanca, antes que fosse demasiado tarde.

- Ajudem-me! - gritei eu. - Algu@m que me ajude! Socorro! Ningu@m correu em meu aux@lio, ningu@m se aproximou. A chuva continuava a cair cada vez mais forte - em b@tegas, uma chuva que encharcava tudo e todos e que me colava os

cabelos ainda negros ao crênio - enquanto eu a mantinha nos meus braêos, esperando em vêo por alguêm que nunca chegou. Os seus olhos sem expressêo pareciam erguer-se para mim com uma espêcie de aturdimento cheio de intensidade, ao mesmo tempo que o sangue jorrava em torrente da regiêo posterior da cabeêa esmagada. Ao lado de uma mêo tremente,

percorrida por espasmos, encontrava-se um bocado de a\( \bar{\varphi} \) o cromado onde se via inscrita a palavra cnEY. Junto disso havia mais ou menos um quarto daquilo que em tempos fora um homem de neg\( \bar{\varphi} \) cios com um fato castanho de l\( \bar{\varphi} \).

- Socorro! - gritei de novo, voltando-me na direc®o da ponte, e vi o John Coffey no meio das sombras, ele pr⊕prio uma mera sombra, um homem corpulento e calvo. -

John! - gritei, - Oh, John, por favor ajuda-me! Por favor, ajuda a Janice! A chuva continuava a cair-me sobre os olhos. Pestanejei para a afastar e ele desapareceu. Via as sombras que tinha confundido com a imagem do John... mas eu sabia que nĝo

haviam sido somente sombras. Tenho a certeza disso. Ele estivera ali. Talvez apenas sob a forma de fantasma, mas o certo û que tinha estado ali, com a chuva a bater-lhe nas faces e misturando-se com as suas lûgrimas infindûveis. Ela morreu nos meus braûos, ali, û chuva, prûximo daquele camiûo de fertilizante, com o cheiro de gasûleo queimado a entrar-me pelas narinas. Nûo houve um ûnico momento de consciûncia - de olhos que mostrassem qualquer expressão de percepûo, de lûbios a moverem-se para murmurar uma derradeira declaração de amor. Senti uma espêcie de estremecimento a apoderar-se da carne sob as minhas mûos, e entêo ela apagou-se. Pela primeira vez em muitos anos, ocorreu-me a imagem da Melinda Moores, a Melinda sentada na cama onde todos os mêdicos do Hospital Geral de Indianola tinham acreditado que ela se encontrava prestes a morrer; a Melinda Moores com um aspecto cheio de frescura e descansado, olhando para o John Coffey com uns olhos vivos e interrogadores. A Melinda a dizer: Sonhei que andavas perdido na escuridêo, tal como eu. Encontrâmo-nos.

Pousei a cabe@a destro@ada da minha pobre mulher no pavimento molhado da auto-estrada interestadual, levantei-me (o que n@o exigiu grande esfor@o; tinha apenas um pequeno lanho na m@o esquerda, n@o tendo sofrido mais ferimento nenhum), e comecei a gritar pelo nome dele, dirigindo-me @s trevas existentes debaixo do viaduto.

- -JOHN! JOHN COFFEY! ONDE QUE ESTQS, MATULQO Caminhei para as sombras, dando um pontapQ a um urso de peluche ensanguentado para o afastar do meu caminho, fazendo o mesmo a uns Qculos com armaQQo de metal com uma das lentes estilhaQada, a uma mQo decepada que tinha um anel com uma granada no dedo mindinho.

  437
- Salvaste a vida da mulher do Hal, porque no fazes o mesmo o minha mulher? Porque no a Janice? PORQUE No o MINHA JANICE?

  No obtive qualquer resposta; apenas o cheiro a gasoleo queimado e a corpos que ardiam, apenas o ruodo da chuva que cao incessantemente vinda de um cou pardacento, tam

borilando no asfalto enquanto a minha mulher se encontrava morta, estendida ao meu lado na estrada. Não houve resposta então, tal como não hã agora. Mas a claro que não foi apenas a Melly Moores que o John Coffey salvou em 1932, nem o rato do Del, aquele que sabia fazer aquela habilidade tão engradada com o carretel, e que parecera ter andado a procura do Del muito antes de este ter aparecido... de facto, muito antes de o John Coffey tambam ter aparecido. O John tambam me salvou e, anos mais tarde, de pa sob a chuva que cada em bategas sobre Alabama, enquanto procurava um homem que não se encontrava presente entre as som

bras debaixo da ponte, no meio da bagagem espalhada por todo o lado e dos corpos sem vida, fiquei ciente de uma coisa terrêvel: por vezes neo existe diferenea absolutamente nenhuma entre a salvaceo e a danaceo.

Em simult@neo, sentira uma e outra a invadirem-me quando estiv@ramos sentados lado a lado na sua tarimba - a 18 de Novembro de 1932. A jorrar do corpo dele para penetrar

no meu, fosse qual fosse a estranha forva que ele possuva, a passar atravos das nossas mos unidas, de uma maneira que o amor e a esperanva que albergamos, assim como as boas intenvoes, nunca conseguem; uma sensavo que comevou por um formigueiro e que depois veio a transformar-se em algo imenso, com as proporvoes de uma maro, uma forva muito alom de qualquer outra coisa que eu tenha sentido anteriormente ou de entvo para co. Desde esse dia, nunca mais sofri de pneumonias ou gripes, ou mesmo de qualquer infecçõo na garganta. Nunca mais voltei a ter uma infecçõo urinoria e nem sequer um corte que tenha infectado. Tive algumas constipações, apesar de estas terem sido muito pouco frequentes - intercaladas por pervodos de seis ou sete anos - e, embora as pessoas que no sofrem de constipações sejam frequentemente consideradas atreitas a outros males maiores, esse nunca foi o meu caso. Numa ocasivo, no inocio daquele ano horroroso de 1956, expulsei um colculo biliar. Embora possa parecer estranho a alguns dos que estvo a ler esta narrativa

apesar de tudo o que eu jû disse, parte de mim regozijou-se com a dor que acompanhou a passagem do c@lculo biliar. Foi a @nica dor s@ria que senti desde o problema com a minha canaliza 👀 o, que a antecedeu vinte e quatro anos. Os males que têm ceifado a vida dos meus amigos, assim como as dos entes queridos da mesma gera��o, at� n�o me restar ningu�m - as tromboses, os cancros, os ataques card@acos, as doen@as do f@gado, as doen@as do sangue - todos esses males nunca me afectaram, desviaram-se, evitando-me, da mesma maneira que um homem que conduz um autom@vel se desvia para evitar colidir com um veado ou um quaxinim que se atravessem na estrada. O @nico acidente grave em que estive envolvido deixou-me inc@lume, exceptuando um corte numa das m@os. Em 1932, o John Coffey inoculou-me com a vida. Electrocutou-me com a vida, poder-se-ia dizer. Em 🗣 ltima an@lise, acabarei por vir a falecer - como @ evidente, tal ser@ inevit@vel; quaisquer ilus@es que eu possa ter acalentado sobre a imortalidade morreram com o Mister Jingles - mas o certo ♥ que j♥ terei desejado a morte muitas vezes antes de ela se decidir a vir buscar-me. Verdade seja dita que tenho vindo a desei@-la desde o falecimento da Elaine Connelly. Era necess@rio dizer-vos isto? Passo em revista estas pêginas, folheando-as com as minhas mêos trementes de pele manchada pela velhice, perguntando a mim mesmo se estas palavras ter $\hat{\mathbf{e}}$ o algum significado, 🖟 semelhan🖟 a daquilo que se passa com esses livros que, supostamente, servem para nos enobrecer e levantar o moral. Recuo no tempo e penso nos serm@es da minha inf@ncia, afirma@@es troantes na Igreja do Jesus Seja Louvado, o Senhor 🛭 Todo-Poderoso, e recordo-me de como os pregadores costumavam dizer que ao olho de Deus n®o escapa nada, que Ele v® e assinala at® a mais Ønfima das Suas cria®@es. Sempre que penso no Mister Jingles, e nas pequenas lascas de madeira que encontr**o**mos no orif**o**cio da trave, conven**o**o-me de que de facto as coisas soo assim mesmo. E todavia, este mesmo Deus sacrificou a vida do John Coffey, o qual s♥ tentou fazer o bem, conquanto o fizesse ♥ sua maneira um tanto ignorante, com a mesma ferocidade com que qualquer profeta do Antigo Testamento alguma vez sacrificou um cordeiro indefeso... Tal como Abra@o teria sacrificado o seu proprio filho, se realmente tal lhe tivesse sido exigido. Penso no John a dizer que o Wharton matou as gêmeas Detterick com o amor que estas

nutriam uma pela outra, e que isso acontecia todos os dias, em todas as partes do mundo. Se tal acontece de facto, © Deus que permite que isso suceda, e quando n©s dizemos: "N©o compreendo", Deus responde: "N©o Me interessa."

Penso no Mister Jingles a morrer, numa altura em que eu estava de costas voltadas para ele, concentrado num homem de mau carêcter, cuja emoêêo mais exaltada parecia traduzir

-se numa espêcie de curiosidade vingativa. Penso na Janice, com o corpo percorrido por espasmos durante os seus êltimos segundos de vida, enquanto eu me ajoelhava ao seu lado sob a chuva que caêa.

P@ra com isso, tentei eu dizer ao John nesse dia na sua cela. Larga as minhas m@os, eu afogo-me se o n@o fizeres. Afogo-me ou expludo.

- No vai explodir - respondera-me ele, ouvindo o meu pensamento e sorrindo perante aquela ideia. E a coisa mais terrovel o que isso no aconteceu. No explodi.

Pelo menos sofro de um mal caracter@stico da velhice: tenho ins@nias. J@ noite adentro costumo ficar deitado na minha cama, escutando os sons morti@os e desesperados dos homens

e mulheres enfermos que, sentindo-se acossados, v�o penetrando cada vez mais nas suas velhices. Por vezes ou**ĝ**o o som de uma campainha a chamar, ou o ranger de um sapato no corredor, ou ainda o pequeno televisor de Mrs. Javits sintonizado nas ♥ltimas not♥cias. Permane♥o deitado e, se a Lua puder ser vista da minha janela, fico a observê-la. Ali fico a pensar no Brutal e no Dean, por vezes atê mesmo no William Wharton a dizer: 🛭 isso mesmo, negro, t🖟 o mau quanto possas imaginar. Penso no Delacroix a dizer: Veja isto, chefe Edgecombe, ensinei ao Mister Jingles uma nova habilidade. Penso na Elaine 🛭 porta do sol@rio, dizendo ao Brad Dalon que me deixe em paz e sossego. Por vezes passo pelas brasas e vejo a ponte sob a chuva, onde o John Coffey se encontra envolto em sombras. Nunca se trata apenas de uma partida que a vis@o me prega nestes pequenos sonhos; sem d@vida que ele est® sempre presente, o matul®o, que est® ali a observar. Fico deitado e aguardo. Penso na Janice, na forma como a perdi, de como ela fugiu ensanguentada atrav@s dos meus dedos, ali, @ chuva... e espero. Todos n@s temos uma morte, n@o existem excepûûes, eu sei que assim û, mas, por vezes, meu Deus, a Milha Verde û t**©**o longa.

440

## POSF@CIO DO AUTOR

No me parece que deseje escrever outro livro em fascoculos (se no houvesse mais raz®o nenhuma, apenas porque assim os cr®ticos t@m oportunidade de nos desancar seis vezes, em vez de uma s $\hat{\mathbf{e}}$ ); no entanto, n $\hat{\mathbf{e}}$ o teria deixado passar esta experi@ncia por nada deste mundo. Enquanto escrevo este posf@cio no dia anterior 🖟 publica🗫 o da Parte Dois de 🖟 espera de Um Milagre - The Green Mile, a experiência da ediêêo sob a forma de fascêculos dê a impressêo de ser um 🗣xito, pelo menos em termos de vendas. Por esse motivo, Leitor Constante, desejo agradecer-lhe. E uma coisa um tudo-nada diferente consegue talvez despertar-nos um pouco - permite-nos ter uma nova perspectiva em relação 🖟 velha actividade que 🖟 a narra🚱o de hist@rias. Seja como for, foi isso o que se passou comigo. Escrevi apressadamente porque o formato da publicação assim o exigia. Isso fez parte do sentimento de exaltação, mas, por outro lado, tambôm 🛭 possêvel que tenha dado origem a um certo nêmero de anacronismos. Os quardas e os prisioneiros ouvem o programa Allen's Alley no rêdio existente no Bloco E, embora eu duvide muito que o Fred Allen tivesse esse programa no ar em 1932. O mesmo poder® ser dito em rela®®o ao Kollege of Musical Knowledge de Kay Kyser. Isto no serve para me livrar das inconsistências, mas por vezes tenho a impress®o de que a hist®ria, que ainda t®o recentemente se limitava a pairar no horizonte, 🖟 mais difecil de pesquisar do que a Idade Mêdia ou a êpoca das cruzadas. Fui capaz de concluir que o Brutal pode ef@ctivamente ter dado ao rato que apareceu na Milha o nome de Steamboat W@lly - o desenho animado da Disney j@ existia hû quase quatro anos por essa altura - mas tenho uma certa desconfianûa de

441

que o pequeno livro pornogrêfico aos quadradinhos com o Popeye e a Olêvia Palito e um produto posterior. O possêvel que eu lime algumas destas arestas quando me

decidir a corrigir @ espera de Um Milagre - The Green Mil@ num s@ volume... mas talvez acabe por deixar ficar os disparates. Ao fim e ao cabo, n@o @ verdade que o pr@prio Shakespeare incluiu em J@lio C@sar o anacronismo de um rel@gio a bater as horas, muito antes de os rel@gios mec@nicos terem sido inventados? Compilar @ espera de Um Milagre - The Green Mile num s@ volume apresentaria os seus desafios muito singulares, e j@ cheguei a essa conclus@o em parte porque o livro n@o

poderia ser publicado da mesma forma como foi editado em fascêculos. Como me servi do Charles Dickens como modelo, perguntei a vêrias pessoas como ê que o Dickens teria resolvido o problema de refrescar a memêria dos seus leitores, no inêcio de cada um dos novos episêdios. Tinha esperado algo dentro dos moldes da sinopse que precedera cada um dos suplementos das sêries do meu têo querido Saturday Evening Post, tendo vindo a descobrir que o Dickens nêo havia sido têo frontal: ele inseria a sinopse no contexto da prêpria narrativa.

Enquanto eu decidia como 🕏 que haveria de abordar este aspecto, a minha mulher começou a dizer-me (ela nço ç exactamente uma rezingona, mas por vezes ç capaz de advogar de

forma bastante implacevel) que eu nunca tinha chegado a terminar a histeria do Mister Jingles, o rato do circo. Conclue que ela tinha razeo e comecei por compreender que, ao fazer do Mister Jingles um segredo do Paul Edgecombe ao longo da sua velhice, poderia criar uma "histeria principal" bastante interessante. (O resultado e um pouco como a forma que foi assumida na verseo do filme As Mulheres do Sul.) De facto, tudo o que existe na histeria principal do Paul - a histeria da sua vida no lar de Georgia Pines - veio a deixar-me satisfeito. Muito em particular, agradou-me a maneira como o Dolan, o auxiliar do lar, e o Percy Wetmore assumiram quase a mesma identidade na mente do Paul. E isso neo foi algo que eu tivesse planeado ou que houvesse feito de propesito; e semelhanea dos trabalhos de ficee mais bem conseguidos, a pouco e pouco os elementos foram-se enquadrando nos seus devidos lugares.

Quero agradecer ao Ralph Vicinanza por me ter dado em primeiro lugar a ideia da narrativa em fascêculos, assim como a todos os meus amigos na Viking Penguin e Signet por me

442

terem dado todo o seu apoio, embora de inêcio se sentissem assustados de morte (todos os escritores sêo loucos e, como e evidente, eles tinham conhecimento disso). Tambêm quero estender os meus agradecimentos e Marsha DeFilippo, a qual transcreveu todo um bloco de apontamentos cheio da minha arrevesada escrita moo, sem nunca se ter queixado. Bem... se muito raramente que se queixou. Mas, acima de tudo, desejo agradecer minha mulher, Tabitha, que leu esta histèria e disse que lhe agradava. Quase sempre, todos os escritores têm um qualquer leitor ideal em

mente quando escrevem, penso eu, e a minha mulher vo meu. Nem sempre estamos inteiramente de acordo quando o assunto vo que cada um de nvos escreve (que diabo, raramente estamos de acordo quando fazemos as nossas compras "em conjunto no supermercado), mas, quando ela diz que vo bom, geralmente tem razvo. Porque ela vo uma pessoa inflexvo sempre que eu tento fazer batota ou encurtar caminhos; isso nunca lhe escapa.

E o senhor, Leitor Constante. Tamb@m quero agradecer-lhe e, se tiver alguma ideia a respeito de @ espera de Um Milagre - The Green Mile, na sua forma de volume @nico, por favor n@o hesite em informar-me.

STEPHEN KING 28 de Abril de 1996 Nova Iorque

Carla Maria Ferreira dos M@rtires